

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



.



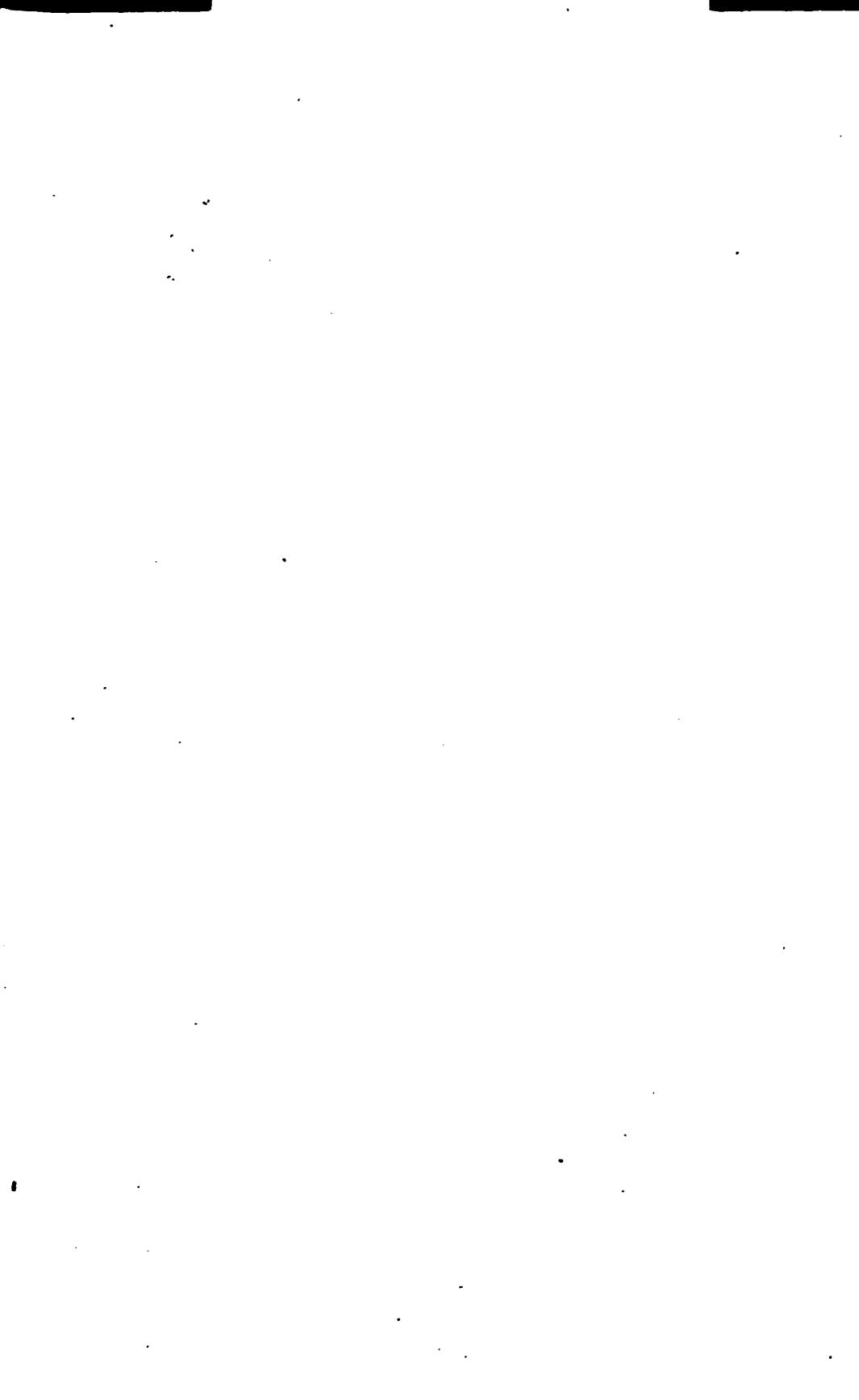

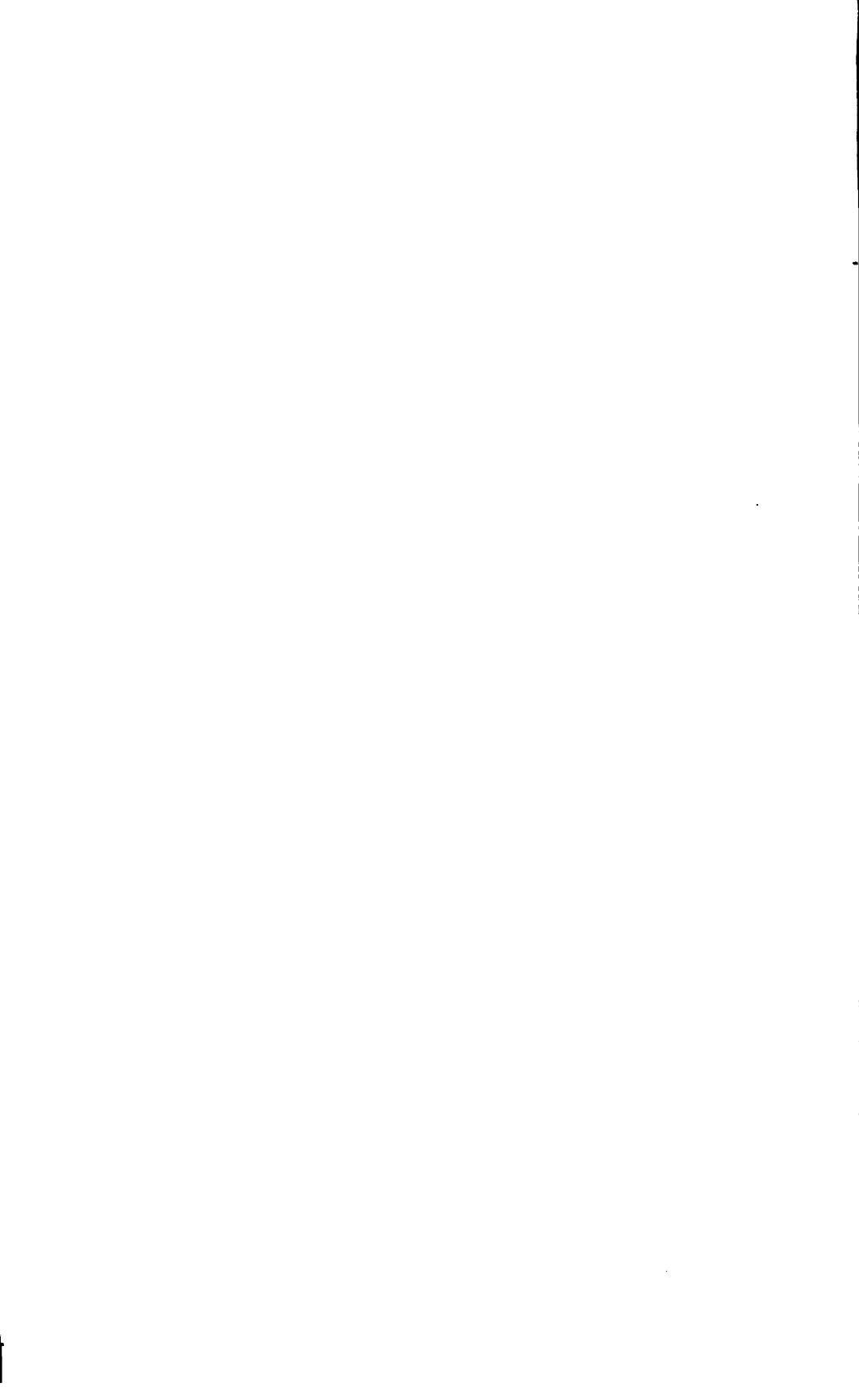

# **HISTORIA**

DOS

# ESTABELECIMENTOS SCIENTIFICOS LITTERARIOS E ARTISTICOS

DB

# **PORTUGAL**

NOS SUCCESSIVOS REINADOS DA MONARCHIA

De nous jours, d'ailleurs, je ne vois d'emploi plus honorable et plus agréable de la vie que d'écrire des choses vraies et honnêtes qui peuvent...servir, quoique dans une petite mesure, la bonne cause. A. DE TOCQUEVILLE

# **PROLOGO**

No prologo do tomo v d'esta obra dissemos aos nossos leitores:

Quizeramos historiar n'este tomo o periodo da regencia da ilha Terceira; o mais importante ainda, da regencia de sua magestade imperial o duque de Bragança; e o do principio do reinado da senhora D. Maria 11.

«Mas seria necessario tornar muito volumoso este livro, e força foi reservar esse trabalho para o tomo vi, que publicaremos, se a Academia Real das Sciencias de Lisboa, que tão generosa tem sido para comnosco a respeito d'este nosso trabalho, poder continuar a fazer o sacrificio que tem feito até agora.»

Por grande felicidade nossa, a douta Academia continuou a favorecer-nos e honrar-nos com a sua benevolencia, que muito do coração lhe agradecemos, permittindo-nos que realisassemos a publicação d'este vi tomo, e assim nos desempenhemos, em grande parte, da promessa que fizemos no v.

E com effeito, no presente livro historiamos o periodo da regencia da ilha Terceira (15 de março de 1830 a 3 de março de 1832); o da regencia de sua magestade imperial o duque de Bra-

gança (3 de março de 1832 a 19 de setembro de 1834); e o do reinado da senhora D. Maria u (19 de setembro de 1834 a 15 de novembro de 1853), até onde foi possivel chegar.

O periodo da regencia da ilha Terceira não podia ser abundante em providencias sobre instrucção publica, não só porque eram muito limitadas as proporções do theatro em que a regencia representava, e foi curta a sua existencia; se não tambem porque as circumstancias que a rodearam apenas podiam permittir-lhe cuidar da politica e da guerra. Assim mesmo deu a regencia alguns signaes de vida nas conveniencias litterarias, como nol-o evidenciou o detido exame que fizemos da sua administração.

Se o periodo immediato, o da regencia de sua magestade imperial o duque de Bragança, tambem não foi largo, nem placido e pacifico, é comtudo certo que decorreu em theatro mais espaçoso, e em circumstancias que permittiam, e até demandavam maior vigor e desenvolvimento de acção. Assim succede que mais abundante colheita fizemos de noticias e providencias sobre o assumpto que constitue a especialidade do nosso trabalho.

Eis chega o periodo do reinado da senhora D. Maria II, e um vasto horisonte se abre aos nossos olhos; sendo por isso impreterivelmente necessario estender a consideração aos numerosos e muito variados pontos que este offerece no seu vasto ambito.

Dezenove annos durou este reinado, e no decurso d'elle operou-se uma notavel transformação na vida intellectual dos portuguezes, por effeito da reforma de estabelecimentos scientificos litterarios o artisticos que já existiam, ou da creação de outros novos.

Uma tal transformação foi filha das exigencias do tempo, foi o resultado feliz dos progressos da civilisação moderna.

Desde que se entendeu que é permittido estudar a natureza em todas as suas manifestações, em todos os seus phenomenos, em todas as leis que o Omnipotente lhe impoz; desde que, por outro lado se entendeu que é licito, antes indispensavel, estudar a sociedade em todo o mechanismo da sua organisação, em todas as phases da sua historia, em todos os elementos da sua vida, e sob todos os aspectos: desde esse momento, dizemos, foi apparecendo a conveniencia de alárgar a esphera dos estudos, de generalisar os meios de instrucção, de regular adequadamente o ensino, subordinando este ás tendencias da sempre crescente civilisação do povo portuguez.

Cumpre, porém, não deixar no escuro a indispensabilidade que houve, e continúa a existir ainda, de communicar aos estudos as feições praticas, que os tornam verdadeiramente proveitosos para a sociedade, nas sciencias naturaes, e nas sciencias moraes e politicas, sem quebra aliás da importancia das theorias, dos systemas, das livres tentativas philosophicas.

Tal é a explicação dos melhoramentos feitos nos institutos que existiam de mais ou menos antiga data, no começo da reinado da senhora D. Maria II; tal é tambem a explicação do ponderoso facto da creação de novos estabelecimentos.

Asim, havemos de ver melhorados o ensino primario, o ensino secundario, o ensino universitario, o ensino ministrado em estabelecimentos especiaes; e paralellamente com esses melhoramentos veremos a creação de institutos inteiramente novos.

Delineando aqui, a traços largos, o que adiante ha de ser convenientemente desenvolvido, apontaremos o seguinte:

A instrucção primaria foi consideravelmente beneficiada, tanto no augmento de escolas, como no tocante a disciplinas e methodo de ensino.

Relativamente á instrucção secundaria, basta dizer que foi ella separada dos estudos menores, e constituida em provincia independente, por effeito da creação dos Lyceus.

Os decretos de 5, 17 e 29 de dezembro de 1836, e outros que se seguiram no reinado da senhora D. Maria II, operaram uma notavel transformação nos estudos e ensino da *Universidade*.

A Academia Real das Sciencias de Lisboa conta o seu renascimento desde as providencias decretadas no começo do reinado da senhora D. Maria 11, grandemente aperfeiçoadas em 1852, ainda dentro do mesmo reinado.

Dos fins do anno de 1836 data a creação das Academias das Bellas Artes de Lisboa e Porto, conseguindo-se d'este modo reunir em um centro e coordenar estudos interessantes, que andavam espalhados, e não podiam subordinar-se a uma direcção intelligente e harmonica, nem ter o devido desenvolvimento.

No mesmo reinado renasce o theatro portuguez. É creado o Conservatorio Geral da Arte Dramatica.

Logo depois se attendeu ás conveniencias da industria, creando-se o Conservatorio das Artes e Officios; e mais tarde, ainda no mesmo reinado, são estabelecidos os Instituto Industrial, em Lisboa, e a Escola Industrial, no Porto.

Tambem os tão proficuos estudos de medicina e cirurgia foram largamente comtemplados, pela creação das Escolas medicocirurgicas de Lisboa e Porto, e insulares.

Do anno de 1837 data a creação da Escola Polytechnica em Lisboa, e a da Academia Polytechnica do Porto.

Do mesmo anno data a creação da Escola do Exercito, aperfeiçoada successora da Academia Real de Fortificação, Artilheria e Desenho.

A Academia dos Guardas Marinhas, e a antiga Academia Real de Marinha, são substituidas em 1845 pela Escola Naval.

O memoravel anno de 1852, viu surgir no seu mez ultimo o Instituto Agricola, tão proveitoso estabelecimento pora a agricultura, principal base da riqueza nacional.

Já indicámos o Instituto Industrial de Lisboa, e a Escola Industrial do Porto; institutos que tambem datam do mez ultimo do anno de 1852.

Para não allongar este prologo, apenas indicaremos o nome dos estabelecimentos que tambem n'este reinado tiveram incremento e notaveis melhoramentos, taes como as Bibliothecas publi-

cas, a começar pela Bibliotheca Nacional de Lisboa; a Imprensa Nacional de Lisboa, a da Universidade de Coimbra; os museus, gabinetes, laboratorios, etc. de Lisboa, Porto e Coimbra; etc.

Não se pense, porém, que a presente resenha offereça uma indicação, ao menos aproximada, dos estabelecimentos, institutos, providencias, etc, que havemos de mencionar n'este reinado. Apresenta ella apenas alguns pontos culminantes da historia litteraria portugueza no periodo de 1834 a 1853; ao passo que, por entre esses marcos salientes, é obrigação nossa dar noticia de outras muitas entidades menos ostentosas, que entram no quadro geral, e são merecedoras de attenção e estudo.

E a este ultimo proposito nos cumpre desde já chamar a attenção dos leitores para o que, em diversas occasiões, havemos de observar a respeito de um ou outro estabelecimento; e vem a ser, que desde o principio do nosso trabalho posemos todo o cuidado em mencionar, ainda os mais somenos objectos relativos á instrucção e educação. Dos estabelecimentos scientificos, etc., de grandes proporções, é mais facil buscar noticias, do que de outros menos apparatosos, que acaso podem passar despercebidos, por modestos e como que humildes. D'aqui resulta que nos imposemos o dever, não só de particularisar a serie de noticias relativas a cada estabelecimento grandioso, senão tambem de recolher qualquer manifestação de interesse pelas sciencias, lettras ou artes, que encontrámos em nossas investigações, embora não seja ella das apregoadas pela fama.

Em grande divida de gratidão estamos para com alguns dos leitores do nosso escripto, pela bondade com que nos teem advertido de alguma equivocação ou erro, da nossa parte, a respeito de nome das datas, ou nos hão lembrado alguns addicionamentos.

Do sr. Silva Tullio tivemos já occasião de encarecer o escrupuloso e muito prestante cuidado de exame e revisão. Tambem já transcrevemos no prologo do tomo v duas cartas dos srs. Innocencio Francisco da Silva e Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara.

Mencionaremos agora os nomes de outros credores nossos n'este particular, apontando primeiro uma circumstancia muito curiosa.

A paginas 172 do referido tomo v nos succedeu, por uma equivocação que muito lastimamos, attribuir ao dr. José Monteiro da Rocha o elogio de D. Francisco de Lemos por occasião das exequias d'este ultimo, quando aliás deveramos attribuil-as ao dr. Antonio José da Rocha, o Rochinha.

Saiba-se, pois, que apenas saíu a lume o v tomo, immediatamente nos foi transmittida, de tres diversos pontos do reino, a advertencia do nosso erro. De Lisboa nos advertiu logo o sr. Innocencio Francisco da Silva; de Portalegre o sr. Francisco Antonio Rodrigues de Gusmão; de Coimbra o sr. Augusto Mendes Simões de Castro.

Perante todos nos apressámos a reconhecer a justeza do seu reparo, e ao sr. Joaquim Martins de Carvalho pedimos que no Conimbricense, que tão eruditamente redige, nos fizesse a mercê de publicar a nossa ingenua confissão. Pouco antes tinha este ultimo apontado o erro em duas datas de mez e dia, que havemos de corrigir no capitulo: Universidade.

Tambem ao sr. Antonio da Rosa Gama Lobo devemos a advertencia de que o verdadeiro nome do conde de Basto era José Antonio de Oliveira Leite de Barros, e não José Joaquim Rodrigues de Basto, como equivocadamente disseramos.

Finalmente, o sr. Francisco Antonio Rodrigues de Gusmão, tão benevolo, antes generoso apreciador do nosso trabalho, nos fez algumas advertencias, de que opportunamente havemos de tomar conta.

Por tres razões entretive os leitores com as particularidades relativas a advertencias: 1.º porque desejo agradecer a summa

bondade de quem me allumia; 2.º porque assim mostro o quanto me é facil confessar os erros, equívocações ou descuidos occorrentes no meu prolongado trabalho; 3.º porque assim communico á minha obra um certo caracter de segurança e credito, visto como sentinellas vigilantes estão álerta, e se empenham em arredar d'ella o menor desvío da verdade e da exactidão.

Uma grande alegria experimentámos ha pouco. Um escriptor francez, M. Léo Quesnel, escreveu na «Revue Politique et Litétraire», de Paris, um extenso e muito notavel artigo sobre os dois primeiros tomos d'esta nossa obra. Não tendo o articulista noticia dos restantes tomos já agora publicados, formou ainda assim um juizo favoravel do nosso escripto, que muito lhe agradecemos. No original registaremos aqui os dois primeiros periodos da conclusão, que em todo o caso redundam em louvor da generosa Academia Real das Sciencias de Lisboa, e dos portuguezes em geral:

L'ouvrage de M. José Silvestre Ribeiro est une mine de renseignements qui sera fort précieuse pour les érudits de tous les pays. Un pareil livre dispense de bien des recherches fastidieuses dans les bibliothèques, et ces deux volumes où rien n'est omis sur un sujet assez diffus en lui-même, prouve qu'on fait encore dans notre siècle des œuvres de bénédictins!..

Detestamos o fingimento. Ingenuamente declaramos que nos foi muito agradavel este testemunho de um estrangeiro illustrado.

A perseverança, a força de vontade, o indizivel esforço, que são indispensaveis para vencer difficuldades de vario genero e sem numero, e para evitar o esmorecimento a meio do caminho... só os póde conhecer e avaliar quem está acostumado a trabalhos de grande e dilatada extensão.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Revue Politique et Littéraire. num. 13. Septembre 1876. Le mouvement intellectuel en Portugal.—Les établissements scientifiques, littéraires et artistiques.

Ainda bem, pois, que um insigne homem de lettras, que não póde ser influenciado pelo espirito de nacionalidade, por quanto pertence a outro paiz; ainda bem que elle reconhece no humilde obreiro d'esta obra a existencia de taes predicados, e no escripto uma particula de utilidade geral.

Confirmando assim o juizo que alguns esclarecidos portuguezes hão já expressado, contribuiria, se necessario fosse, para que a generosa Academia Real das Sciencias de Lisboa désse por bem empregado o sacrificio que tem feito, e continúa a fazer, mandando imprimir na sua typographia uma volumosa obra que demanda avultada despeza.

É sómente n'este sentido que nos impressiona o precioso testemunho do sr. Léo Quesnel, que aliás, repetimos, redunda todo em louvor da veneranda corporação scientifica que nos protege, e em geral da nação portugueza.

O sr. Léo Quesnel não tinha conhecimento senão dos dois primeiros tomos da nossa obra, em que apenas haviamos chegado ao fim do reinado da senhora D. Maria 1. Já depois d'aquelles saíram a lume os tomos 111, 1v e v, nos quaes fomos acompanhando a historia dos Estabelecimentos nos periodos posteriores; e é agora publicado o v1, em que já levamos muito adiantada a exposição historico-legislativa pertencente ao reinado da senhora D. Maria 11.

Apesar das diligencias que temos empregado para marchar mos apressados, não nos detendo em cada especialidade senão o tempo rigorosamente necessario; resumindo quanto nos foi possivel as noticias; limitando-nos, em alguns casos, a remissões para documentos que supposemos estarem mais ao alcance dos leito-res: apesar de tudo, dizemos, não nos foi possivel chegar a concluir n'este tomo a exposição relativa ao reinado da senhora D. Maria n.

Força é pois que fique reservada essa conclusão para o tomo vn; e n'elle se verá quantas e quanto interessantes especies nos cumpre ainda apresentar.

Passaremos depois ao periodo da regencia de el-rei D. Fernando II, e ultimamente ao do reinado do senhor D. Pedro v, de saudosa recordação; faltando-nos então apenas dar uma breve noticia dos estudos nas ordens religiosas; das bibliothecas e theatros.

Se Deus nos conceder vida até que possamos desempenhar este programma, tencionamos apresentar um indice geral, que aos leitores permitta poderem consultar a nossa obra como se fosse um diccionario. Quod felix faustumque sit!

As corporações e pessoas diversas, a quem testemunhámos gratidão nos prologos dos tomos antecedentes, renovamos aqui a expressão do nosso reconhecimento, como se repetissemos (o que é desnecessario) os nomes, os louvores e os agradecimentos já indicados ou expostos.

Lisboa. Setembro de 1876.

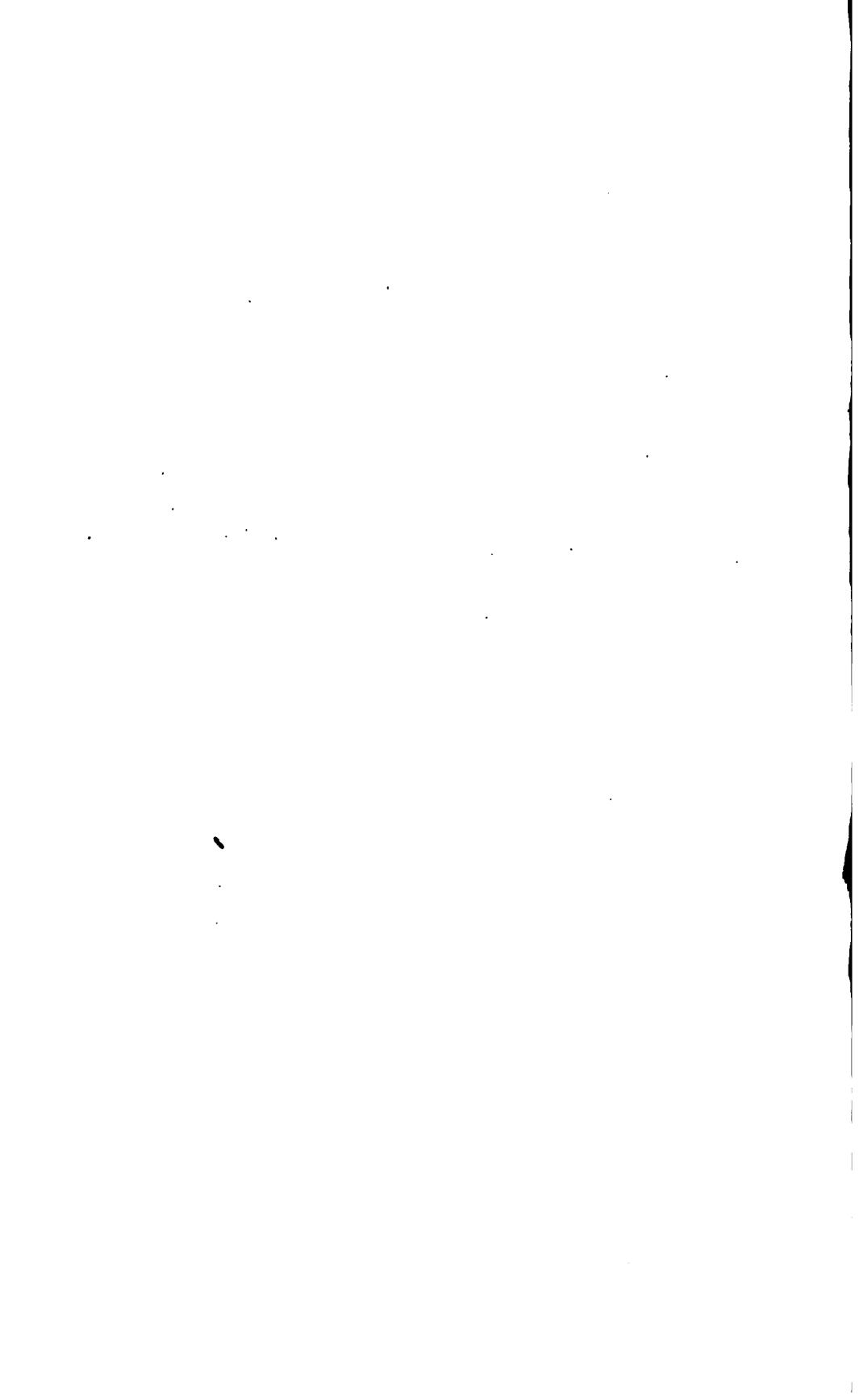

### ADVERTENCIA

Os reis e os principes, e em geral todos os individuos mencionados n'este tomo, só figuram com referencia ás sciencias, lettras e artes. Unicamente por excepção, e muito de passagem, se aponta alguma circumstancia notavel, politica, moral ou economica, que lhes diga respeito.

Para não interrompermos o seguimento das noticias em cada reinado, havemos de consagrar, no decurso d'esta obra, capitulos especiaes aos seguintes assumptos: estudos nas ordens religiosas; bibliothecas; theatros.

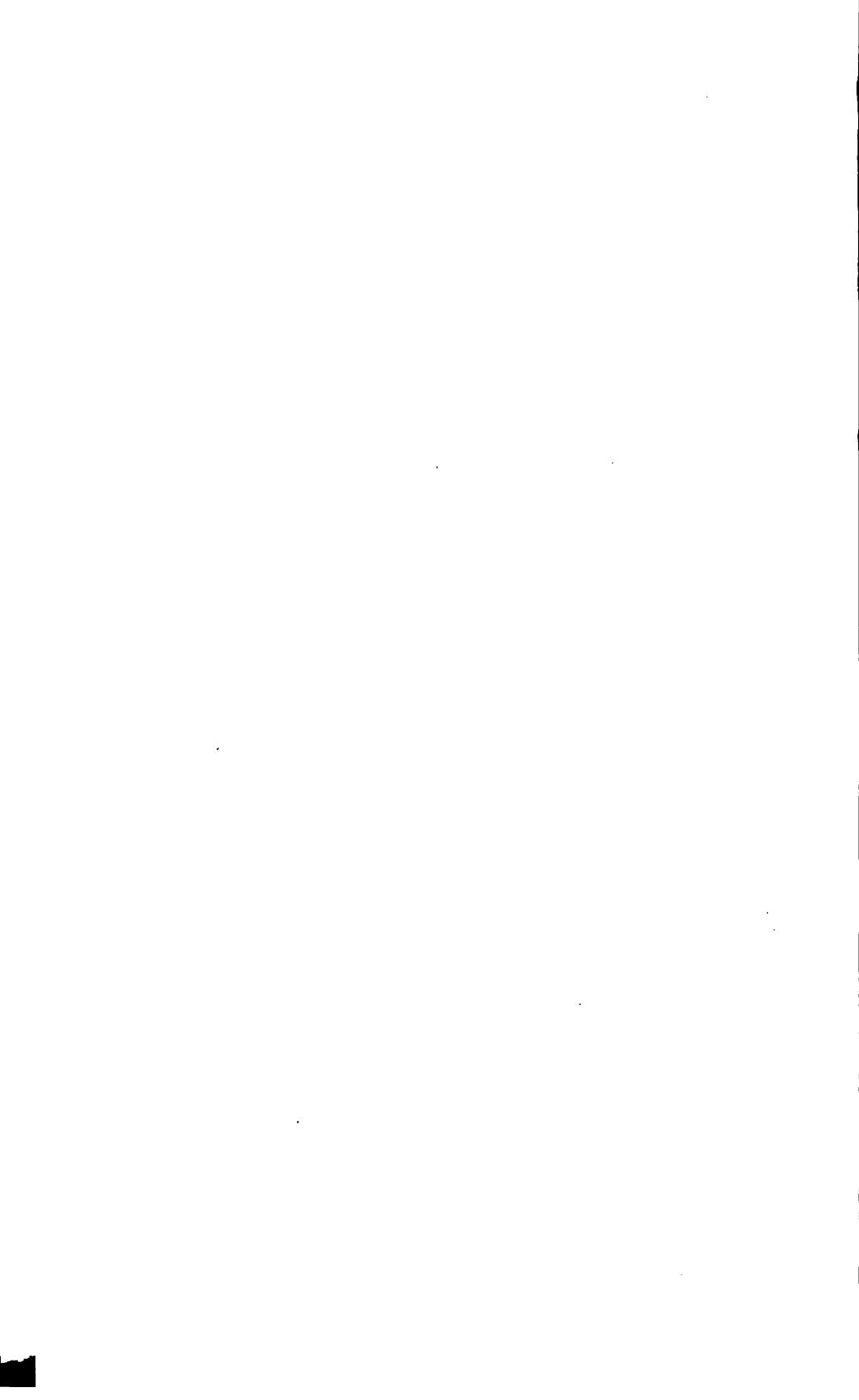

# HISTORIA

DOS

# ESTABELECIMENTOS SCIENTIFICOS

### LITTERARIOS E ARTISTICOS DE PORTUGAL

NOS SUCCESSIVOS REINADOS DA MONARCHIA

# REGENCIA NA ILHA TERCEIRA

(15 DE MARÇO DE 1830 A 3 DE MARÇO DE 1832)

### ADVERTENCIA HISTORICA

Pelo decreto de 15 de junho de 1829 nomeou el-rei D. Pedro IV uma regencia composta do marquez de Palmella, depois duque do mesmo titulo, (presidente), do conde de Villa Flor, depois duque da Terceira, e do conselheiro José Antonio Guerreiro, sabio jurisconsulto.

Esta regencia, que devia funccionar na Ilha Terceira, era encarregada de reger, governar e administrar o reino de Portugal e seus dominios em nome da rainha, a senhora D. Maria 11.

O conde de Villa Flor desembarcou na Ilha Terceira em 22 de junho de 1829. Em 15 de março de 1830 desembarcaram na mesma ilha o marquez de Palmella e o conselheiro José Antonio Guerreiro.

Foi precisamente no dia 15 de março de 1830 que se instaurou a regencia, cumprindo, registando e publicando o citado decreto de 15 de junho de 1829, que a nomeara.

A regencia nomeou ministro e secretario de estado, com o mais feliz acerto, o illustrado Luiz da Silva Mousinho de Albuquerque, de tão brilhante nomeada nas sciencias, nas lettras, na administração e na politica.

Esteve a regencia em exercicio até ao dia 3 de março de 1832, g. r. vi.

em que chegou à Ilha Terceira sua magestade imperial o duque de Bragança, e reassumiu a auctoridade suprema em nome de sua augusta filha <sup>1</sup>.

A regencia, absorvida pelos cuidados da governação militar e politica, como facilmente deve crêr-se em presença das circumstancias d'aquelle tempo, não podia dedicar-se com fervor a promover o desenvolvimento da instrucção publica.

Assim mesmo, algumas providencias, de tal natureza, decretou ella, como passamos a ver.

### ESCOLA MILITAR PROVISORIA

Pelo decreto da regencia em nome da rainha, datado do palacio em Angra aos 40 de abril de 1830, foi creada uma Escola militar provisoria, na qual devia desenvolver-se, quanto o permittissem as circumstancias, o ensino das sciencias mathematicas, e suas applicações á arte da guerra, muito particularmente aos conhecimentos elementares da engenharia e artilheria; dando-se ao dito ensino toda a possivel perfeição, e annexando-se a elle o de todos os conhecimentos uteis, que successivamente se podessem estabelecer.

A regencia confiou a inspecção e direcção d'estes estudos ao seu ministro e secretario de estado, Luiz da Silva Mousinho de Albuquerque; expressando o desejo de que elle diligenciasse abrir quanto antes as primeiras aulas, e se occupasse do progresso e successivo melhoramento d'esta importante escola, e finalmente propozesse à regencia tudo o que julgasse necessario para se conseguir a organisação e desenvolvimento da mesma escola. A regencia não podia confiar este encargo a um homem mais illustrado e brioso.

<sup>1</sup> Brilhante lista de nomes illustres, todos recommendaveis pelos mais honrosos titulos: Palmella, Villa Flor, Guerreiro, Mousinho de Albuquerque!

No que toca ás noticias historicas, que resumidamente apontamos no texto, veja a muito notavel Folhinha da Terceira para o anno de 1831.

Veja tambem as Observações (2), a pag. 33 e 34 da Noticia dos ministros e secretarios de estado do regimen constitucional. Lisboa, 1871.

È por extremo agradavel recordar os termos enthusiasticos, nobres, e verdadeiramente patrioticos do preambulo d'aquelle decreto:

«Tendo em consideração quanto é justo, e util que o actual estado dos negocios publicos tôlha o menos possivel á mocidade fiel empregada nas armas, e dedicada á sustentação da mais nobre e legitima causa, o progresso dos conhecimentos, e cultura intellectual, de que um dia deve resultar ao estado gloria, e utildade; e ao mesmo tempo quão vantajoso, e immediatamente proficuo é facultar á mesma leal mocidade um emprego proveitoso, e agradavel, das horas, que lhe não absorve o serviço nos corpos, a que se acha unida: Ha por bem a regencia em nome da rainha, aproveitando os conhecimentos, zelo, e louvavel offerecimento de alguns individuos da guarnição da Ilha Terceira, crear, etc.»

Na ordem numero 81 de 16 de abril de 1830, logo ao publicar o decreto de 10 do mesmo mez e anno, expressou o conde de Villa Flor, commandante das forças na ilha Terceira, a esperança de que os militares da guarnição da mesma ilha, reconhecendo os seus proprios interesses e o bem do serviço, concorreriam quanto lh'o permittissem as suas obrigações á frequencia das escolas militares.

Expressava tambem o conde de Villa Flor a convicção que tinha de que os artilheiros academicos, havendo já prestado tantos serviços á patria, não esperdiçariam esta opportunidade de se instruirem no serviço especulativo da arma, que por convenientes razões lhes estava confiada.

Logo em 26 do mesmo mez e anno (26 de abril de 1830) foi publicado o Regulamento da Escola Militar Provisoria, o qual se torna muito notavel pela sua singeleza, que aliás estava em harmonia com as circumstancias do tempo e da localidade.

Eil-o aqui:

Artigo 1.º: Dos Cursos.—1.º A Escola Militar Provisoria constará por emquanto de quatro cursos.—0 1.º comprehenderá o estudo da arithmetica; algebra até á resolução campleta das equações do 2.º grau; geometria, e trigonometria rectilinea. O 2.º algebra superior, calculo differencial e integral, e mecanica. O 3.º fortificação e artilheria. O 4.º tactica superior.

Promettia-se addicionar em breve uma aula de desenho militar.

2.º Os professores a quem se commetter a regencia de qualquer d'estes cursos, pela falta de compendios idoneos para todos os alum-

nos, e mesmo em conformidade com o systema moderno de ensino, devem explicar as materias unicamente por prelecções suas.

Artigo 2.º: Da admissão aos cursos.—1.º Póde ser admittida á frequencia dos referidos cursos toda a pessoa de qualquer qualidade que seja, com tanto que appareça com a decencia devida, e que seja approvada em um exame das 4 primeiras operações arithmeticas, e de lêr e escrever; e da lingua franceza para entrar no 4.º curso. Exceptuam-se d'este ultimo requisito os academicos artilheiros, que entrarão na frequencia dos cursos, conforme os seus estudos na Universidade de Coimbra.

- 2.º Nenhum alumno passará de um curso para outro sem apresentar documento authentico de approvação nas materias d'aquelle d'onde pretende sair.
- 3.º Todo o alumno póde frequentar qualquer dos cursos todo o tempo que quizer, sem para isso lhe servir de embaraço, nem a falta de assiduidade, por que as faltas não serão apontadas, nem a approvação nas doutrinas, nem mesmo a não approvação nos exames d'ellas.
- 4.º Toda a pessoa, que sem se matricular quizer ouvir as prelecções em qualquer das aulas, o poderá fazer, sem ficar por isso ligada a qualquer artigo d'este regulamento, e tão sómente ligada á decencia e respeito que se devem guardar em taes occasiões.

Era assignado o regulamento pelo director Luiz da Silva Mousinho de Albuquerque, e pelos professores Joaquim Pereira Marinho, e José Maria Baldi.

# ESCOLA DE ENSINO PRIMARIO NAS OFFICINAS DO TREM DO CASTELLO DE S. JOÃO BAPTISTA, NA ILHA TERCEIRA

# 1830

A regencia em nome da rainha, desejando que os aprendizes das officinas do trem do castello de S. João Baptista, em Angra, recebessem, dos conhecimentos e pratica dos officios e artes mechanicas, os elementos indispensaveis da instrucção e da educação: mandou estabelecer, pela portaria de 7 de julho no referido castello de S. João Baptista, onde estavam as officinas do trem, uma escola, na qual devia ensinar-se aos ditos aprendizes a ler, escrever, e contar, doutrina e moral christã.

N'aquella escola seriam tambem admittidos os filhos dos soldados

dos corpos da guarnição, e todos os alumnos que da mesma quizessem aproveitar-se.

A organisação e a direcção ds escola foram confiadas pela regencia ao zelo e intelligencia de Antonio José da Silva Leão, capitão que então era do regimento de artilheria numero 4.

# 1831

Devo fazer menção de uma providencia notavel, decretada em 27 de julho, que teve por fim habilitar para os logares de lettras os bachareis existentes na Ilha Terceira, que não haviam feito acto de formatura nas faculdades de leis e canones da Universidade de Coimbra.

Por quanto a regencia attendia a circumstancias espcialissimas que muito convém conhecer e apreciar, registarei na sua integra o competente decreto:

Attendendo a que entre os honrados e leaes portuguezes, que n'esta ilha tem trabalhado incessantemente para sustentar e defender a justa causa da rainha e da patria, se acham alguns bachareis das faculdades de leis, e canones, os quaes sem a emigração poderiam estar ha muito tempo formados, e habilitados para os logares de lettras; e attendendo tambem a que as disciplinas, que se estudam no anno da formatura, são taes que podem ser facilmente suppridas pelo estudo privado. e pela pratica forense; e attendendo mais a que alguns d'estes deixaram de fazer o acto de suas formaturas, por se irem alistar para defender a mesma causa, fiados na promessa feita pela Junta Provisoria erecta na cidade do Porto, de lhes ser dispensado o acto, tendo o anno provado: a regencia, depois de ouvir a Junta Consultiva, ha por bem, em nome da rainha, habilitar para servirem os logares de lettras todos es bachareis emigrados, que se acham n'esta Ilha.»

NB. A Junta Consultiva de que falla este decreto tinha sido creada pelo de 3 de junho de 1831, para o fim de exercer, em quanto durassem as circumstancias d'aquelle tempo, as funcções que pelo capitulo 7.º do titulo 5.º da Carta Constitucional são attribuidas ao conselho de estado.

Todos os pareceres e consultas que subissem á presença da regencia seriam lavrados á pluralidade de votos; devendo o vogal que losse de opinião contraria, exarar por escripto o seu voto, acompanhado das razões e motivos em que se fundasse.

A junta prestava juramento nas mãos do presidente da regencia;

era presidida por esta, quando assistisse ás suas sessões, è no caso de não assistir a regencia, pelo vogal a quem competisse presidir segundo a lei e uso do reino.

No indicado anno de 1831, vendo a regencia, pelo relatorio do major José Maria de Sá Camello, que não existiam na Ilha Terceira estabelecimentos de educação para a mocidade do sexo feminino, deu-se pressa em crear na cidade de Angra uma escola, na qual se ensinassem as primeiras lettras, e os lavores proprios do mesmo sexo; devendo a escola ser regida por uma mestra, que venceria o ordenado de 90,5000 réis, pago do mesmo modo que os ordenados dos professores de primeiras lettras.

A regencia declarava que esta resolução era independente do systema geral que pretendia estabelecer para a educação publica, e bem assim uma especie de anticipação do mesmo systema, occasionada e exigida pela necessidade urgente de acudir á falta sensivel que se experimentava na ilha, em pontos de instrucção do sexo feminino.

Cumpre confessar que faz grande honra à memoria do major Sà Camello, e não menos à dos illustres membros da regencia, o terem prestado attenção à cultura intellectual do sexo feminino, quando aliás pareceria impossivel, em tão inquieta e arriscada situação política, que tal assumpto acudisse ao pensamento.

Hoje, ao vermos creadas umas seiscentas escolas primarias do sexo feminino (as do sexo masculino sobem a 2183), não damos valor á providencia de que se trata; mas, se pelo pensamento nos transportarmos ao anno de 1831, e reflectirmos sobre as circumstancias criticas e apertadas, em que se schavam então os defensores da causa da rainha e da liberdade na Ilha Terceira, não poderemos deixar de attribuir alguma importancia á mencionada providencia.

Durante o periodo da regencia da Ilha Terceira foi impresso em Angra, na impressão do governo, um livro notavel, com o titulo modesto de Folhinha da Terceira.

São muito curiosas as noticias que um informador competente dá a respeito d'aquella publicação:

«...A rogos do mesmo Bernardo de Sá Nogueira fui tambem um dos collaboradores, e o editor da Folhinha da Terceira, tanto para o anno de 1831, como para o de 1832. Ambas ellas são raras; mas a de maior merecimento e estima, é a da 2.º edição de 1832, havendo quem por ella offereça dinheiro de algum vulto, com relação ao seu

primitivo custo. Em 1836 foi mandada pedir para Lisboa com grande empenho pelo barão de Humboldt, para ser collocada na livraria de Berlín. A parte historica da dita folhinha, d'ella talvez a mais importante, foi escripta pelo conselheiro d'estado, e membro da regencia, José Antonio Guerreiro. Este artigo acha-se hoje muito mais ampliado e desenvolvido na primeira parte do discurso preliminar da minha Historia do Cerco do Porto. A descripção geographica, que da monarchia portugueza e seus dominios n'ella se encontra, é obra de um outro collaborador, o citado Bernardo de Sá Nogueira, pertencendo o resto ao editor<sup>1</sup>.»

### 1832

Pelo decreto de 3 de março foi dissolvida a regencia da Ilha Terceira, declarando S. M. I. o duque de Bragança que reassumia a auctoridade que na mesma regencia tinha depositado, dava esta por dissolvida, e louvava os membros que a composeram, pelo zelo com que haviam exercido o difficil encargo.

É um documento de grande importancia a proclamação que na mesma data dirigiu o duque de Bragança aos portuguezes. Faz honra à memoria do principe a franqueza e leald de com que expoz o perigoso estado em que achou, ao chegar á Europa no dia 10 de junho de 1831, a causa da senhora D. Maria II, e conjunctamente com aquella a causa constitucional; as diligencias que empregou e as difficuldades que surgiram na empreza de preparar os meios de fazer triumphar as duas referidas causas, tão intimamente ligadas entre si. Agradecia á regencia, aos habitantes das Ilhas dos Açores, e ás valorosas tropas que as guarneciam, tantos sacrificios, tanta fidelidade provada, tanta constancia, como em verdade haviam todos praticado e desenvolvido. Terminava declarando que sua augusta filha, educada nos principios constitucionaes, regular-se-hia sempre pela maxima de que a Carta Constitucional tão inteiramente a devia reger a ella, como a seus fieis subditos.

É lastima que, pela natureza especial do nosso escripto, seja força contentarmo-nos com este brevissimo resumo de um documento historico de tão subido valor.

Mas, para o nosso caso, basta sabermos que em virtude do decreto de 3 de março de 1832, tão completamente explicado, ou antes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Revelações da minha vida...por Simão José da Luz Soriano.

justificado pela proclamação da mesma data, acabou a regencia da Ilha Terceira, e começou a regencia de S. M. I. o duque de Bragança.

Antes porém, de entrarmos n'este ultimo periodo, é indispensavel apresentar um resumido quadro dos factos que explicam a creação da regencia da Ilha Terceira e a da subsequente regencia do duque de Bragança.

1826.—Depois do fallecimento de el-rei D. João vi, outorga D. Pedro iv aos portuguezes a Carta Constitucional da monarchia, em data de 29 de abril.

Em data de 2 de maio abdica D. Pedro IV a corôa portugueza em sua filha, D. Maria da Gloria, depois rainha com o titulo de D. Maria II.

1828.—Em 30 de junho é o infante D. Miguel declarado rei pelos Tres Estados.

Em 22 d'esse mez tinha o batalhão numero 5 de caçadores, favorecido pelos nobres terceirenses, Bruges, Noronha, Fonseca, e grande numero de cidadãos, proclamado em Angra a causa da rainha.

Em 5 de outubro é nomeada em Angra uma Junta Provisoria, em substituição do governo interino, creado logo depois do movimento revolucionario de 22.

- 1829.—O conde de Villa Flor (depois duque da Terceira), nomeado governador e capitão general das ilhas dos Açores, desembarca na villa da Praia em 22 de junho; cessando de funccionar a Junta Provisoria.
- 1830.—Em 15 de março começa a gerir os negocios a regencia Palmella, Villa Flor, e Guerreiro.
- 1831.—Em 13 de abril sae do Rio de Janeiro o imperador D. Pedro, tendo abdicado a coróa imperial em seu filho.

Em chegando à Europa, toma sobre si, com grande ardor e desvelo, a causa da rainha e da carta.

1832.—Em 3 de março, tendo antes tocado na ilha de S. Miguel, chega o senhor D. Pedro a Angra, com a expedição organisada em Belle-Isle, e reassume logo a auctoridade de regente, dando assim começo ao periodo de governo, do qual passamos a tratar.

# REGENCIA DE S. M. I. O DUQUE DE BRAGANÇA

(MARÇO 3 DE 1832 A SETEMBRO 19 DE 1834)

### ADVERTENCIA CHRONOLOGICA

Fixamos o periodo da regencia de S. M. I o duque de Bragança nos limites de 3 de março de 1832 a 19 de setembro de 1834, por quanto pelo decreto de 3 de março de 1832 reassumiu S. M. I. a auctoridade que havia delegado na regencia da Ilha Terceira, e conservou a reassumida auctoridade até ao dia 18 de setembro do anno de 1834, em que sua augusta filha, a senhora D. Maria II, foi declarada maior.

S. M. I. falleceu no palacio de Queluz no dia 24 de setembro de 1834; isto é, cinco dias depois da declaração da maioridade de sua augusta filha.

### ACADEMIA DOS GUARDAS MARINHAS

### 1833

A portaria de 5 de agosto suspendeu todos os empregados da Academia que tinham servido debaixo das ordens do governo transacto.

A portaria de 6 do mesmo mez e anno mandou reintegrar todos os empregados que o governo transacto havia demittido.

O decreto de 6 do mesmo mez e anno mandou demittir todos os empregados que se tinham alistado nos corpos de voluntarios realistas, ou haviam sido providos em empregos pelo referido governo transacto.

Tristissimas providencias! Lamentaveis represalias! Aprendamos a detestar os horrores e funestos effeitos das guerras civis! Aprendamos tambem a separar da politica a causa da sciencia, e a manter livres e independentes os homens que se consagram ao ensino!

É esta a occasião opportuna de cumprirmos a promessa que fizemos no tomo 11, pag. 433.

N'aquelle logar démos noticia do decreto de 13 de novembro de 1800, pelo qual foi determinado que d'então em diante ninguem fosse admittido a guarda marinha, sem ter o foro de fidalgo, ou por pae ou por mãe, provando tambem além d'isso, que seus paes viveram á lei da nobreza.

Depois dissemos que opportunamente veriamos o judicioso decreto de 29 de agosto de 1832, que aboliu as absurdas provanças de nobreza para a admissão dos guardas marinhas a assentamento de praça.

Este decreto é assignado pelo duque de Bragança, como regente em nome da rainha, e referendado pelo illustre Luiz da Sílva Mousinho de Albuquerque.

«Sendo expresso (diz o preambulo) na Carta Constitucional da monarchia, titulo 8.º, artigo 145., § 13.º que todo o cidadão póde ser admittido aos cargos publicos civis, políticos, ou militares, sem outra differença que não seja a dos seus talentos e virtudes, e incompativel com a referida determinação que no serviço da armada sejam admittidos individuos com vantagens e condições diversas fundadas unicamente em distincções de nascimento, e provanças de nobreza pessoal e hereditaria: Hei por bem, em nome da rainha, decretar o seguinte:»

São de summa importancia as disposições d'este decreto, ainda sob o ponto de vista da historia litteraria, independentemente do pensamento politico e philosophico que as inspirou; e por isso nos damos por obrigado a offérecel-as á ponderação dos leitores:

- 1.º Todas as provanças de nobreza, até agora exigidas para a admissão dos aspirantes a guardas marinhas, ficam abolidas.
- 2.º Todos os cidadãos portuguezes, qualquer que seja a classe social em que nascessem, serão admittidos a aspirantes a guardas marinhas da armada, uma vez que reunam as condições no presente decreto declaradas, e que o numero existente de taes praças na época, em que a admissão for requerida, não exceda aquelle que então exigir o bem do serviço.
- 3.º Para ser admittido á praça de aspirante a guarda marinha da armada será indispensavel que o candidato tenha completado a edade de dez annos, e não exceda a de quinze; que tenha uma constituição sadia e vigorosa; que saiba ler e escrever correntemente a lingua materna, e pratique as quatro operações arithmeticas, tanto sobre numeros inteiros, como em fracções decimaes e ordinarias.
  - 4.º Fica extincta a classe de voluntarios da armada; e todas as

leis, decretos, e determinações quasquer, que regulavam até o presente a sua admissão, e promoção, ficam pelo presente decreto revogados; e todos os voluntarios actualmente existentes serão considerados como aspirantes a guardas marinhas da armada.

- 5.º Todo o aspirante a guarda marinha, que se apresentar plenamente approvado por tres examinadores, que serão designados por portaria da secretaria de estado dos negocios da marinha, nos conhecimentos de arithmetica, algebra elementar, geometria, trigonometria rectilinea, e espherica, navegação, e pratica de observações nauticas, manobra e apparelho, será promovido a guarda marinha, apresentando certidões de bom procedimento militar e civil do superior, ou superiores, sob cujas ordens tiver estado; isto sem dependencia da maneira por que tiver adquirido taes conhecimentos, nem de certidões de frequencia de qualquer escola ou academia em particular; devendo outro sim todo o aspirante, para passar a guarda marinha, mostrar-se perante os supraditos examinadores, ou outros, que forem pelo mesmo modo designados, sufficientemente instruido em qualquer das duas linguas ingleza ou franceza, para poder em qualquer d'ellas corresponder-se com clareza verbalmente, e por escripto.
- 6.º Todos os individuos, que, excedendo a edade de quinze annos, se proposerem a entrar no serviço da armada, para seguir os postos de official da mesma, poderão ser recebidos como guardas marinhas, se assim convier ao serviço, uma vez que, além das condições physicas exigidas para a admissão a aspirantes, passem egualmente, e com approvação piena, os exames declarados no artico 3.º, e façam além d'isto, e sem vencimento algum, uma viagem a bordo de um navio de guerra, e por certidão do commandante do mesmo navio, a quem, depois dos exames, serão especialmente recommendados, se mostrem possuidores dos conhecimentos praticos, e da intelligencia e da aptidão necessaria para o serviço de mar.
- 7.º Os aspirantes a guardas marinhas da armada continuarão a vencer, como até agora, o soldo de tres mil réis mensaes, ao qual se addicionará a comedoria de quatro centos réis diarios, quando estiverem embarcados.
- 8.º Os aspirantes a guardas marinhas da armada cessarão de usar, da publicação d'este decreto em diante, das estrellas de oiro nos hombros, substituindo-as por uma platina de panno azul com uma ancora de ouro bordada na mesma.

É muito curioso ouvir n'este particular um homem competente

que acertou de fallar, ainda que de passagem, da Academia dos Guardas Marinhas:

«Creou-se em 1796 a Academia Real dos Guardas Marinhas, com o pensamento de organisar melhor o corpo da armada. Esta instituição foi mal estabelecida, assim como o tem sido subsequentemente a maior parte das nossas escolas especiaes. Considerou-se então, que, para ser bom official de marinha, era necessario ter avos fidalgos. Se Nelson fosse portuguez, não poderia legalmente ter as honras de aspirante a guarda marinha. Modernamente adoptou-se outro principio, admittiu-se na campanhia dos guardas marinhas qualquer individuo, que apenas tivesse algumas noções de ler e escrever. A sua educação foi um objecto a que se não deu importancia. No primeiro caso havia o correctivo dos avisos, que o patronato conferia, dispensando as habilitações exigidas pela lei. A respeito da educação, como se não consegue por portarias, não tem havido remedio, senão soffrer as consequencias, a que semelhante regimen deve conduzir. E diga-se em abono da nossa mocidade, que os resultados de um tal systema, com quanto sejam para lastimar, tem sido muito menores, do que naturalmente se deveria esperar. Se não fossem as barreiras, com que a Escola Polythechnica tem suspendido a invasão de grande numero de incapácidades, estaria hoje o pessoal da nossa marinha muito áquem, do que deveria ser, em quanto que, graças áquelle correctivo, conta actualmente no seu gremio moços de muito merecimento. 1»

O que se fez relativamente aos guardas marinhas verificou-se mais tarde a respeito dos cadetes no exercito.

O decreto de 30 de novembro de 1832 extinguiu a classe de cadetes, com todos os privilegios e prerogativas que lhe eram inherentes; substituindo-a pela creação de uma classe de soldados com a denominação de aspirantes a officiaes.

Para estes ultimos exigiu os seguintes requisitos: assentamento voluntario de praça; edade de 16 a 20 annos inclusivamente; constituição vigorosa e sadia; bons costumes; ler e escrever correctamente a lingua portugueza; conhecimento das quatro operações arithmeticas, assim em numeros inteiros, como em fracções ordinarias e decimaes, e da regra de proporção simples.

Cumpre notar que o proprio alvará da creação dos cadetes, de 16 de março de 1757, estabelecia no seu preambulo o principio de que

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Apontamentos relativos á Instrucção Publica, por João Ferreira Campos.

todos os que entram no exercito devem, desde a primeira praça de soldado, aspirar por seus serviços e merecimentos aos maiores e ultimos postos militares; mas «o principio ficou limitado na disposição da lei, cuja pratica o tornou ainda mais restricto, fazendo que a simples consideração do nascimento gosasse direitos sómente devidos ao merito e ás virtudes, e dando occasião a que, não raras vezes, as riquezas e protecção tomassem o logar da nobreza, de maneira que sómente o soldado indigente e desvalido, por mais distinctas que as suas qualidades fossem, era destinado a jazer em perpetua obscuridade, em quanto os favorecidos da fortuna, ainda que destituidos de lettras e virtudes, subiam aos postos que a justiça reclamava para os serviços e merecimento 4.»

### ACADEMIA REAL DAS SCIENCIAS DE LISBOA

É grandemente apreciavel, attenta a curta duração da regencia do duque de Bragança, que atraisse os seus cuidados esta preclara corporação scientifica.

Em data de 9 de maio de 1834 foi expedida pelo ministro de reino, Bento Pereira do Carmo, a seguinte portaria:

«Chegando ao conhecimento de S. M. I. o duque de Bragança, regente em nome da rainha, o estado de desorganisação a que chegou a Academia Real das Sciencias, já pelo fallecimento e ausencia de muitos dos seus membros, e já pela difficuldade de reunir os que sobrevivem ou habitam na capital; e sendo das intenções de S. M. I. que a referida Academia receba nova fórma compativel com o actual systema de governo que tanto tem feito para o progresso e cultura das sciencias: Ha por bem ordenar que o vice-secretario Francisco Elias Rodrigues convoque os socios da sobredita Academia, e, á pluralidade de votos, nomeiem estes uma commissão que passará a formalisar um plano de reorganisação em harmonia com o que se pratica nos paizes mais cultos da Europa; devendo estes trabalhos, que lhe ha por mui recommendados, subirem, depois de findos, a esta secretaria de estado, a fim de obterem a approvação do mesmo augusto senhor.»

É muito curiosa a revelação que a este respeito fez o sabio Trigoso:

<sup>1</sup>Veja na Chronica Constitucional do Porto, num. 130 de 13 de dezembro de 1832, o preambulo e disposições do decreto de 30 de novembro do mesmo anno.

«Nos fins de abril de 1834 tive occasião de fallar com S. M. I. o duque de Bragança, de saudosa memoria, ácerca do estado de desorganisação em que se achava a Academia Real das Sciencias de Lisboa, e o persuadi facilmente de que convinha, para o bem das sciencias e das lettras, cuidar desde logo da restauração d'aquella sociedade, reformando os seus estatutos, e fazendo-lhe S. M. I. a honra de aceitar a sua presidencia. O illustre duque de Bragança, regente do reino em nome da rainha, disse, desde logo, que mandaria proceder á composição dos novos estatutos, e que tanto que fossem confirmados, e organisada de novo a sociedade, elle aceitaria a sua presidencia. Para aquelle fim foi expedida à Academia, em 9 de maio de 1834, a portaria que vae junta por copia. Esta sociedade nomeou uma commissão de tres membros, na qual tive a honra de entrar, e a esta commissão se deve o projecto dos novos estatutos que, depois de maduramente examinados pela Academia, e por ella approvados, subiu á presença de S. M. I. A molestia e a lamentavel morte do augusto duque de Bragança, não lhe permittiram levar ao fim a obra que havia intentado; mas, de xando em herança a sua filha, a rainha D. Maria II, as suas virtudes o seu zelo pelo augmento das sciencias, teve a Academia a fortuna: ver approvados por S. M. F. os estatutos que ella havia feito subir. presença de seu augusto pae, a qual approvação lhe foi participada pr decreto de 15 de outubro do mesmo anno, quando não havia ainda decrerido um mez depois de S. M. dar principio a seu felicissimo governo

Quando adiante nos occuparmos com o reinado da senhora D. Veria II, veremos o decreto de 15 de outubro e os estatutos por ella verevados.

### ACADEMIA REAL DE MARINHA

Nos termos do que representou ao governo a congregação dos les tes da Academia Real de Marinha, foi decretada em 1 de fevereiro à 1834 a jubilação do lente João Baptista.

Por outro decreto da mesma data foram nomeados:

Lente proprietario, Antonio Aluizio Jervis d'Atouguia; substituto ordinario, o doutor Filippe Folque; substituto extraordinario, o batis rel formado em mathematica; João Ferreira Campos: todos com os denados estabelecidos por lei.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Veja a nota (8) do Elogio Historico do senhor rei D. Pedro IV, pelo III quez de Rezende.

### ARCHIVO DA TORRE DO TOMBO

### 1833

Pelo decreto de 14 de agosto foi determinado, que se cancellassem todos os livros de registo publico que haviam servido no tempo da usurpação, e fossem mandados recolher ao Archivo da Torre da Tombo.

Outrosim determinou, que se registassem em novos livros os diplomas expedidos pelo governo legitimo de S. M. F. a senhora D. Maria 11.

O decreto de 19 do mesmo mez extinguiu a chancellaria mór do reino, e aboliu o cargo de chanceller mór.

Mandou que os papeis pendentes, que existiam na chancellaria mór, fossem remettidos ás auctoridades e repartições competentes.

Todos os demais livros, e os papeis findos, seriam enviados para á Torre do Tombo.

Tendo sido extincto pelo decreto da mesma data do antecedente o Registo dos Diplomas na Secretaria das Mercês, foi ordenado por outro decreto datado de 21 de setembro do mesmo anno, que de então por diante se houvessem de registar no Real Archivo da Torre do Tombo, em livros particularmente para isso destinados, todas as cartas, alvarás, provisões, ou outros diplomas de quaesquer mercês honorificas, ou lucrativas, quer fossem lavradas nas secretarias de estado, quer em outras repartições competentes, tudo na conformidade (diz o decreto) das leis que regem este serviço publico, em quanto não forem por outro modo reformadas, e isto dentro de quatro mezes, depois da data das referidas mercês, sob pena de ficarem sem validade, nem effeito algum, e sem por ellas se poder fazer obra, nem dar pose, como se acha determinado nos alvarás de 16 de abril de 1616 e le 20 de novembro de 1654.

Pela portaria de 2 de outubro foi regulado o serviço do Registo as Mercês no Real Archivo da Torre do Tombo, no que respeita a cerdões, buscas, emolumentos, pelas seguintes disposições:

1.º As certidões do Registo das mercês serão formuladas como as Real Archivo, quer sejam positivas, quer negativas, havendo para tas um livro de registo privado, em que summariamente se declare nome da parte, o do empregado que as passou, e o dia em que se divissaram.

- 2.º As buscas se farão conforme a pratica do Real Archivo, proscrevendo-se inteiramente o methodo abusivo e oneroso da secretaria das mercês.
- 3.º Os emolumentos serão os determinados no alvará e regimento do 1.º de agosto de 1777, pertencendo a terça parte d'elles ao empregado que fizer o trabalho, e entrando as outras duas no cofre destinado ás despezas miudas da repartição, para por este meio se diminuírem as do Thesouro Publico.

## 1834

Pela portaria de 21 de maio foi ordenada a remessa para o Archivo da Torre do Tombo dos autos de aclamação da rainha a senhora D. Maria II, a fim de alli serem guardados como os outros que já tinham sido remettidos.

Em 4 de agosto mandou o governo remetter para o Archivo da Torre do Tombo os autos de ratificação de juramento de obediencia, prestado em 1828 a el-rei D. Pedro IV, e á Junta Provisoria encarregada de manter a legitimidade do mesmo augusto senhor.

Em um escripto importante encontro a seguinte noticia, da qual devo tomar nota:

«Quando se restabeleceu em Lisboa o regimen representativo com o governo da rainha a senhora D. Maria II, em 1833, ficaram abandonados todos ou quasi todos os cartorios de justiça n'esta cidade, pela ausencia ou fuga dos seus respectivos escrivães. O senhor D. Pedro, duque de Bragança e regente do reino, querendo obstar a quasquer estravios de processos, ordenou que todos esses cartorios fossem conduzidos para a Torre do Tombo, onde foram arrecadados com muita confusão, por falta de largueza do edificio. Mais tarde começou-se a introduzir alguma luz e ordem n'este verdadeiro cahos <sup>1</sup>.»

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Estudos Historicos e Archeologicos de I. Vilhena Barbosa. Artigo: Creação dos archivos na Europa. Archivo da Torre do Tombo.

#### AULA DO COMMERCIO

Pelo decreto de 30 de junho de 1834 foi extincta a Real Junta do Commercio, Agricultura, Fabricas e Navegação; designando as auctoridades a quaes ficavam competindo as differentes attribuições que lhe pertenciam.

No que respeita à aula do commercio, dispunha o decreto no artigo 3.º o seguinte:

«Em quanto se não concertar definitivamente o systema geral de administração publica, ficará pertencendo ao commissario dos estudos a inspecção da aula do commercio, da maneira que a exercia a extincta junta.»

Pela portaria de 14 de julho do mesmo anno foi communicada ao commissario dos estudos a disposição que deixamos exarada, para sua intelligencia, governo e execução.

Occorreu embaraço para se fazerem os exames na aula do commercio. Para o remover, entendeu a Junta do Commercio que era indispensavel chamar para examinador o lente jubilado Ascenso Morato Roma; por quanto tinha elle regido uma cadeira, e completado o curso das materias do seu anno, e devia dar as informações precisas para a votação sobre o merecimento dos examinados.

Ascenso Morato Roma tinha sido jubilado de muito recente data, e estava então empregado na alfandega.

O governo, em attenção à urgencia das circumstancias, resolveu pela portaria de 2 de julho de 1834 que fosse chamado o lente Roma, dispensando-o do serviço da casa fiscal em quanto durassem os exames.

Francisco Xavier Alves pretendeu ser nomeado para a substituição das cadeiras do primeiro anno e do segundo da Aula do Commercio, sem concurso, e n'essa conformidade requereu perante o governo.

Pela portaria de 22 de julho de 1834 foi indeferido o requerimento, resolvendo o governo, que a substituição vaga das referidas cadeiras fosse posta a concurso, a fim de ser provida, entre os oppositores, n'aquelle que se habilitasse com maiores provas de virtudes moraes e políticas, e de conhecimentos proprios das materias que haviam de fazer objecto do ensino publico.

O commissario interino dos estudos submetteu á approvação do governo a minuta dos titulos ou diplomas que haviam de ser expedidos aos estudantes, que tinham frequentado a aula do commercio e feito exame das respectivas disciplinas: titulos ou diplomas, que deviam substituir aquelles que até então eram expedidos pela extincta Junta do Commercio.

Approvou o governo a minuta proposta pelo referido commissario dos estudos; mandando todavia acrescentar n'ella a seguinte clausula:

«Em consideração do que, e em observancia do artigo 3.º do de creto de 30 de junho do corrente anno (1834), lhe fiz expedir, etc.»

Consta isto da portaria de 29 de julho de 1834.

Tambem o commissario dos estudos submetteu á approvação de governo um projecto de regulamento para os concursos relativos a provimento das cadeiras da aula do commercio.

Pela portaria de 11 de setembro de 1834 approvou o governo n projecto de regulamento, mandando que fosse observado interinamente.

O projecto do regulamento era semelhante aos que estavam en uso para os concursos dos demais estabelecimentos de instrucção publica; do mesmo modo eram semelhantes as qualificações: muito bom. bom, sufficiente, mediocre.

Eis-aqui as materias dos exames:

Noticia geral do commercio; arithmetica; algebra; geometria; cambio; pratica de lettras; seguros; avarias; escripturação por partide dobradas.

NB. Pela portaria de 3 de outubro immediato declarou o governo, que os exames haviam de ser publicos, do mesmo modo que succedia e se observava com os dos oppositores ás cadeiras sujeitas á inspecção da Junta da Directoria Geral dos Estudos e Escolas do Reino.

### AULAS DE DESENHO EM LISBOA

Ao porteiro da aula e laboratorio de esculptura, estabelecida ma andar terreo do convento dos Caetanos, fora insinuado que ali se havia de proceder ás eleições para officiaes da guarda nacional.

Temeu o director das aulas de desenho de figura e de architectum civil que de tal reunião podesse resultar algum estrago, e por isso sim o representava, para cessar a sua responsabilidade.

O ministro recommendou que se empregassem todas as precauções, sem comtudo se oppor o mais leve obstaculo á eleição, antes &

facilitasse a execução d'aquelle acto em tudo quanto estivesse ao alcance do director 1.

O director das aulas de figura, e architectura civil, esculptura e gravura, expoz a necessidade de haver ali um continuo, ou correio, que merecesse a sua confiança, para o indispensavel serviço da entrega dos papeis do expediente, com obrigação de servir nos impedimentos do porteiro das indicadas aulas.

O governo, em portaria de 11 de agosto de 1834, respondeu, com enfado e severidade: «que em vez de propor a creação de novos empregos para acommodar gente, seria para desejar que propozesse a reforma de alguns, de que não houvesse absoluta necessidade na sua repartição, a qual até então tinha passado muito bem sem correio.»

Veremos o notavel desenvolvimento que teve no reinado da sephora D. Maria u o ensino das Bellas Artes.

#### CASA PIA

No tomo v, pag. 354 a 353, démos noticia d'este estabelecimento com referencia ao periodo do governo do senhor D. Miguel de Bragança, depois de havermos acompanhado a sua historia desde o reinado da senhora D. Maria 1 nos tomos 11 e 111.

Vimos a Casa Pia assente no castello de S. Jorge, e depois no mosteiro do Desterro.

Vamos agora, na regencia do duque de Bragança, vel-a transferida para o mosteiro de Nossa Senhora de Belem.

#### 1833

Pelo decreto de 28 de dezembro soi a Casa Pia transferida para o mosteiro de Nossa Senhora de Belem, onde os respectivos alumnos teriam as aulas e officinas então existentes, e as que se houvessem de estabelecer, necessarias para a boa educação e aproveitamento da mocidade indigente.

Merece ser recordado o preambulo d'este decreto, attentos os generosos sentimentos que expressa:

<sup>1</sup>Veja na Gazeta Official do Governo de 7 de agosto de 1834 a curiosa portaria de 5 do mesmo mez e anno.

«Sendo um dos objectos mais dignos da minha constante solicitude a educação e aproveitamento dos alumnos da Casa Pia, cujo crescido numero se compõe de creanças desamparadas, que ou pereceriam de miseria, ou viriam a ser nocivos á sociedade, se o governo lhes não désse a protecção necessaria para tornal-os uteis a sí e á mesma sociedade; objecto este, que mereceu a soberana attenção da rainha a senhora D. Maria 1, minha augusta avó, e do imperador e rei o senhor D. João v1, meu augusto pai, de saudosa memoria, em muitas providencias que mandaram dar para o estabelecimento e melhoramento d'esta instituição: e querendo eu seguir tão respeitaveis exemplos, e prover em que a educação e bem estar dos mencionados alumnos melhore quanto possivel seja, marchando a nivel com a das nações mais cultas, e servindo de modelo a instituições semelhantes, que espero ver em breve fundadas pelas municipalidades das diversas terras do reino: hei por bem, etc.»

Para se realisar esta transferencia decretou o regente que o mosteiro de Nossa Senhora de Belem, fundado por el-rei D. Manuel, fosse logo secularisado com todos os predios rusticos e urbanos, direitos, acções, fóros, pensões e outros quaesquer rendimentos.

Pelo artigo 3.º do decreto eram os bens e rendimentos do mosteiro incorporados nos proprios da coroa, excepto a cerca d'elle, a qual seria cultivada para beneficio da Casa Pia, e serviria de recreio aos alumnos.

As dividas justificadas do mosteiro seriam pagas pela fazenda nacional, até ao valor dos bens do mesmo.

Era destinada a egreja magnifica do mosteiro, não só para ali assistirem os alumnos aos officios divinos, senão tambem para parochia do bairro de Belem. (Artigo 4.º)

No artigo 5.º dispunha o decreto, que seriam preferidos para o logar de parocho, thesoureiro, capellães e mestres aquelles monges da congregação de S. Jeronymo, moradores no mosteiro secularisado, que tivessem as qualidades necessarias; os demais monges seriam distribuidos pelos mosteiros da mesma congregação, com a prestação que o governo lhes destinasse.

## 1834

Pela portaria de 3 de severeiro soi participado ao administrador da Casa Pia, que ao Tribunal do Thesouro Publico, e ao administrador da Alfandega das Sete Casas, tinham sido expedidas as competentes ordens, para se lhe entregar regularmente o producto dos impostos que na indicada alfandega se arrecadavam, pertencentes á mesma Casa Pia.

Pelo decreto de 26 de fevereiro foi supprimido o Collegio dos Cathecumenos, por não corresponder ao fins da sua instituição, e só reverter em proveito dos seus empregados a despeza com elle feita pelo thesouro. Aquelles em cujo beneficio fôra instituido o collegio poderiam ser para o futuro admittidos na Casa Pia, para que não lhes faltassem os soccorros que ali poderiam ser-lhes ministrados.

Pela portaria de 8 de março foi remettido ao administrador da Casa Pia o Livro dos Estudantes do Collegio dos Cathecumenos.

Pela portaria de 18 de março foi participado ao administrador da Casa Pia, que tinham sido expedidas as competentes ordens, para que o juiz suppressor do convento de Santa Maria de Belem pozesse á sua disposição toda, ou parte da livrariu do dito convento.

Ao vigario geral do patriarchado foram expedidas as competentes ordens, para entregar ao administrador da Casa Pia, ou á pessoa por este ancthorisada, os instrumentos de musica pertencentes ao extincto Seminario Patriarchal. (Portaria de 8 de abril)

No dia 19 de abril visitaram a Casa Pia suas magestades a rainha, imperador e imperatriz.

O administrador, Antonio Maria Couceiro, proferiu n'este acto um discurso, no qual depois de pintar o tristissimo estado em que encontrára aquelle estabelecimento, de que tomára conta em 9 de agosto de 1833, em virtude do decreto de 30 de julho do mesmo anno, apresentava o seguinte quadro:

«Hoje, os alumnos, com o asseio, bom ar e alimentos saudaveis, gosam saude, e vivem vida contente, e espero, com o bom tratamento d'este anno, extinguir algumas doenças que o descuido da administração passada fez quasi epidemicas. Não ha castigos de estatuto; com

admoestações e pequenas privações, teem estes alumnos adquirido sentimentos de brio e verdadeiro amor do trabalho. As enfermarias são servidas com todo o desvelo e caridade. Quanto a instrucção, acha-se restaurada a escola pratica do ensino mutuo; a aula de latim tem muitos estudantes applicados; creou-se uma escola de musica, e logo que as obras n'este edificio estejam concluidas haverá outras mais, como escola de pintura, declamação e agricultura; na aula do commercio destinguem-se os alumnos d'esta casa; na escola de cirurgia tambem os ha. Ao cuidado de varios artistas da cidade estão muitos, além dos que aprendem nos arsenaes reaes; na officina de lithographia trabalham outros com aproveitamento, e ás officinas do estabelecimento deu-se nova fórma, pois só interessam servindo de escolas, com o trabalho para a casa. As orphās aprendem as primeiras lettras, e umas vão servir como creadas, outras fazem o trabalho de costura para o estabelecimento. Cuida-se no arranjo do cartorio, e a escripturação está de tal modo regulada, que todos os mezes se publica o balanço e estado do cofre, bastando para esse trabalho seis empregados.»

Mencionava depois o augmento dos rendimentos da casa, resultantes dos decretos de 25 de agosto, 16 de setembro, 9 de novembro de 1833, e resolução de 15 de março, e decreto de 15 de fevereiro de 1834, que todos providenciaram directa ou indirectamente para o custeio do estabelecimento.

Encarecia, finalmente, as grandes vantagens da doação feita à Casa Pia do edificio do extincto mosteiro de Santa Maria de Belem e da cêrca contigua: local, ar, agua, espaço. e todas as mais circumstancias melhoravam consideravelmente o estabelecimento, o qual, concluidas que fossem as obras começadas, tornariam a Casa Pia um estabelecimento capaz de rivalisar com os mais bem organisados da Europa.

Oxalá que se tivessem realisado estas esperanças; mas o tempo mostrou mais tarde que eram ellas menos realisaveis <sup>1</sup>.

O administrador da Casa Pia pediu que se lhe mandassem entregar os methodos e mais musica do seminario da extincta patriarchal, que estavam na Bibliotheca Publica.

Pela portaria de 22 de maio foi declarado, que taes objectos deviam ser guardados na Bibliotheca, por serem de auctores celebres, nacionaes e estrangeiros, pois não havia n'aquelle estabelecimento maior porção d'este ramo de bellas artes. Permittia-se porém, que o admi-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chronica Constitucional de Lisboa num. 95 de 23 de abril de 1834.

nistrador mandasse tirar copias; querendo-se que a Bibliotheca Publica não ficasse privada de tão valiosas obras.

O governo nomeou o doutor José de Sá Ferreira Santos do Valle para director do Museu e Jardim Botanico, contiguos ao palacio da Ajuda; concedendo-lhe para a demonstração das doutrinas agronomicas, que devia ensinar, um local arrasoado na cêrca do convento em que estava estabelecida a Casa Pia, a fim de que fosse proveitoso aos seus alumnos a instrucção assim dirigida.

Pela portaria de 26 de maio ordenou o governo ao preseito da provincia da Estremadura, que fizesse cumprir a decretada disposição, na parte que respeitava á Casa Pia.

Em portaria de 21 de agosto foi participado ao prefeito da Estremadura que pelo tribunal do thesouro publico já se tinha passado a competente ordem, para que a prestação de 800,000 réis mensaes que a Casa Pia cobrava pelo cofre da prefeitura, lhe fosse satisfeita directa e conjunctamente com a outra prestação de 1:000,000 réis, que recebia do thesouro, tendo principio o referido pagamento do mez de julho em diante.

O administrador da Casa Pia pedira a incorporação das mercearias do senhor infante D. Luiz, sitas em Belem, na mesma Casa Pia. Pedira tambem dispensa na portaria de 10 de agosto de 1833, a fim de se effeituar o pagamento, por parte da Camara Municipal de Lisboa, da quantia de 3:043\$050 réis, importancia de obras que na Casa Pia se mandaram fazer para acudir aos incendios na capital.

Pela portaria de 3 de setembro respondeu o governo, que, no tocante ás mercearias, era indispensavel uma lei feita em côrtes; e no que respeitava á dispensa sollicitada, deferia ao pedido do administrador, officiando na mesma data á camara, no sentido de que a portaria de 10 de agosto de 1833 não servisse de estorvo ao pagamento da quantia indicada, se justificada fosse a divida.

Para completarmos as noticias do mez de setembro diremos que no dia 20 foi participado ao commissario interino dos estudos em Lisboa, que se ordenara a transferencia das aulas publicas de Belem para a Casa Pia erecta no respectivo mosteiro.

E com effeito, n'essa data foram expedidas as competentes ordens ao preseito interino da Estremadura.

Devo aqui mencionar um decreto promulgado muitos annos depois

d'aquelle que ora nos occupa, em razão de conter considerações que se tornam indispensaveis para melhor apreciarmos os tempos passados.

Alludimos ao decreto de 26 de dezembro de 1859, que mandou crear na côrte do Rio de Janeiro uma commissão encarregada de promover donativos, exclusivamente applicados ás obras da reconstrucção da Casa Pia de Lisboa.

Prende esta resolução do governo com as providencias dos annos de 1833 e 1834 pelo seguinte considerando do mencionado decreto:

«Considerando que o estabelecimento da Casa Pia, aonde estão asylados mil orphãos de ambos os sexos (nos quaes se comprehendem cerca de duzentos filhos de pessoas fallecidas da febre amarella), transferido á pressa em 1833 do edificio do Desterro para o convento de Belem, não poude achar n'elle as condições de construcção apropriadas ao fim da instituição.»

Para remediar este inconvnniente julgou o governo ser necessario adoptar um systema de construcção completa e harmonica, destinada a proporcionar á Casa Pia, grande asylo da orphandade nacional, dormitorios espaçosos e bem arejados, officinas de trabalho e de aprendizagem, officinas de serviço, locaes apropriados para os exercicios e recreios de que precisa a infancia, enfermarias, casas de banhos, e aulas.

O que n'este sentido, e no da arte se tem feito.... não necessito de o dizer, porque a todos está patente.

#### COLLEGIO DE CATHECUMENOS

D'este collegio démos amplas noticias no tomo III, pag. 117 a 124; e aqui o mencionamos unicamente pelo facto de haver sido supprimido no periodo da regencia do duque de Bragança.

Com effeito, pelo decreto de 26 de fevereiro de 1834 foi supprimido o Collegio dos Cathecumenos, que afinal sómente servia para beneficiar empregados ociosos e inuteis.

No demais, reportamo-nos ao que dissemos no indicado tomo un, e ao que deixamos apontado no antecedente capitulo Casa Pia.

### COLLEGIO (REAL) DE NOBRES

A portaria de 6 de agosto de 1833 mandou que se abrissem em tempo competente as aulas do collegio; devendo o respectivo reitor dar as providencias necessarias para este fim, em ordem a que se evitasse o prejuizo que á instrucção publica resultava de se conservarem fechadas por mais tempo.

Pelo decreto de 2 de setembro de 1833 foram demittidos alguns empregados do collegio, por desaffectos á causa da liberdade.

O mesmo decreto supprimiu o logar de substituto da cadeira de philosophia, geometria e historia, por haver sido creado illegalmente.

Pela portaria de 23 de janeiro de 1834 foi determinado que os professores e mestres do collegio fossem pagos pelos rendimentos d'aquelle estabelecimento, e só no caso de não chegarem estes para o pagamento da totalidade dos vencimentos, competiria ao Thesouro Publico pagar o que faltasse para preenchel-a.

Pela portaria de 2 de maio de 1834 mandou o governo, que o encarregado da direcção do Collegio de Nobres fizesse desde logo publicas as aulas do mesmo collegio, como estava ordenado pelo decreto de 16 de junho de 1792.

O governo era levado a dar esta providencia pela convicção em que estava de que «tanto mais esclarecidos forem os subditos, e mais luzes se derramarem pela gente do geral estado, quanto mais certos ficarão todos da necessidade de boas leis, e do rigoroso dever de as sustentar.»

O governo observava, com uma certa ironia, «que a ignorancia não era um elemento indispensavel para governar os homens, nem a illustração inimiga da religião,» como inculcavam os inimigos da liberdade.

A portaria de 11 de julho de 1834 elevou a pensão annual dos collegiaes de 120\$000 a 150\$000 réis; por ser a primeira extremamente diminuta, a ponto de não chegar para a despeza do sustento diario dos mesmos collegiaes.

Em parte do edificio do collegio estava aquartelada então a bri-

gada de artilheria; mas prometteu o ministro do reino officiar ao da guerra, no sentido de se effeituar a transferencia da mesma brigada para outro local.

#### COLLEGIO MILITAR

O decreto de 2 de agosto de 1834 mandou estabelecer a aula de musica, equitação e gymnastica no Collegio Militar.

## COMMISSÃO DE REFORMA DA INSTRUCÇÃO PUBLICA

Em 2 de novembro de 1833 foi decretada a nomeação de uma commissão, encarregada de elaborar um plano geral de instrucção publica.

Devia a commissão propor um plano geral de estudos, educação e ensino publico, a creação dos necessarios estabelecimentos litterarios, e a competente reforma dos existentes; comprehendendo-se tambem no seu encargo o que dizia respeito á Universidade de Coimbra, academias, collegios, escolas, e outros institutos.

O governo mostrava-se disposto a reformar os estudos, desde os da Universidade de Coimbra até á ultima escola elementar do reino, promovendo por todos os modos possiveis a illustração do povo portuguez, e dando uma solida base ás instituições liberaes, que não podem prescindir da diffusão das luzes.

Recordaremos os nomes dos membros da commissão:

Francisco Manuel Trigoso de Aragão Morato; Alexandre Thomaz de Moraes Sarmento; Francisco Soares Franco; José de Sá Ferreira Santos do Valle; Matheus Valente do Couto; João Baptista da Silva Leitão d'Almeida Garrett.

A commissão entregou-se com desvelo ao desempenho do seu importantissimo encargo. Bom signal é de sua solicitude e louvavel brio o annuncio que publicou em 45 de janeiro de 4834, fazendo constar que o seu relatorio só estava demorado pela falta dos dados estatisticos, necessarios para a ultimação definitiva do seu trabalho, que deviam remetter-lhe os chefes dos estabelecimentos publicos de instrucção, educação ou caridade, connexos com aquelles.

Admiravel modo de despertar os administradores ou directores dos estabelecimentos de instrucção para se darem pressa em desempenhar seus deveres; e não menos engenhoso modo de incitar o governo a exigir severamente os esclarecimentos sollicitados!

Afinal apresentou a commissão o resultado dos seus trabalhos, e m 10 de junho de 1835 foi dissolvida.

De razão me parece ser, que os leitores encontrem aqui uma inlicação resumida dos trabalhos da commissão; e não póde haver meio nais effectivo de satisfazer a sua natural curiosidade, do que apresentarhes a noticia que a tal respeito deu o illustre secretario da mesma comnissão, Almeida Garrett, em 1 de abril de 1834. É a seguinte:

«Ministerio do reino. Reforma geral dos estudos.—A commissão incarregada por sua magestade imperial o duque de Bragança, regente im nome da rainha, de propor um plano geral de estudos, de educação e ensino publico, e da reforma da Universidade de Coimbra, e mais academias, escolas, e estabelecimentos do reino, tem emfim concluido os seus trabalhos. Desde a formação dos primeiros estabelecimentos de educação, propriamente dita, para os infantes abandonados, ou desvalidos; desde os primeiros rudimentos do ensino elementar nas escolas primarias até á instrucção professional das Universidades, para tudo se estabeleceram regras; e tudo foi comtemplado em um grande quadro, unico, simples, uniforme. Descreveu-se todo o circulo dos conhecimentos humanos, e em seus varios segmentos se marcaram as épocas e termos de progressão para o desenvolvimento das faculdades do homem, segundo seus meios e fins.

«Este trabalho que ha mais de dez annos occupa as vigilias do vogal-secretario da commissão, que por ella teve a satisfação de o ver approvado, foi durante cinco mezes amadurecido por longas revisões, por uma discussão larga e severa, e por escrupulosa, e reiterada, e (póde dizer-se) minuciosa redação.

«Não ficam na consciencia nem sombras de receio de se não haver feito quanto humanamente era possivel para dar a esta mais difficil, e mais importante de todas as reformas, o grau de perfeição que cabe em cousas dos homens O desejo porém de consultar ainda mais de uma vez a opinião dos sabios, e letrados, move a solicitar de novo o auxilio, já tantas vezes pedido. Antes pois de elevar á real presença o resultado de tão longas tarefas, e para que não fique nenhum escrupulo de haver omittido a menor diligencia, se manda por este modo fazer publica a ordem das materias de que trata o plano geral da reforma dos estudos e educação do reino, para que as pessoas que por zelo, e interesse queiram suggerir alguma lembrança util o possam fazer com methodo, e proveito.

- «O plano è dividido em quatro titulos pelo modo seguinte.
- «Titulo I.—Cap. unico. Da educação e instrucção publica em geral.

« Titulo II. — Da organisação geral dos estabelecimentos de educação.

«Cap. 1. Dos estabelecimentos de educação em geral.—Cap. 1. Dos seminarios nacionaes.—Cap. 11. Das Casas-pias.—Cap. 11. Dos estabelecimentos de educação especial.—NB. Comprehende as instituções: 1.º De surdos-mudos, e de cegos; 2.º De estrangeiros a quem e devida educação; 3.º De militares e ecclesiasticos.

«Titulo III.—Da organisação geral dos estabelecimentos de intrucção.

«Cap. 1. Dos corpos ensinantes.—Cap. 11. Da formação das factidades das sciencias maiores.—Cap. m. Da faculdade de theologia e de reito canonico.— NB. Comprehende todos os ramos da sciencia eccisiastica.—Cap. IV. Da faculdade de direito civil e administrativo.—Cap. v. Da faculdade de medicina, cirurgia, e pharmacia, e de suas delegções ou escolas subsidiarias. -NB. Ficam assim incorporados em um só faculdade os tres grandes ramos da arte de curar, não havendo mas distincções entre os habilitados senão as que estabelece o grau acade mico obtido segundo o grau de applicação e proficiencia. N'esta facidade se estabelecem os graus de doutor, bacharel, e de licenciado i qual ultimo corresponde a officiel de santé de França.)—Cap. vi. Da fa culdade de mathematica.—Cap. vii. Da faculdade de philosophia a tural.—Cap. viii. Da academia polytechnica militar e civil, da escola de construcção civil, pontes e calçadas, da junta de longitudes, e mais institutos annexos ás faculdades de mathematica e philosophia natural. -NB. Por este modo, e fazendo a academia polytechnica complementa das faculdades de mathematica e philosophia, se deu a estas faculdades um objecto, um scopo, um fim, uma applicação social que até agora não tinham, e mais pareciam instituições de luxo academico, do que estabelecimentos de utilidade publica, e professionaes.—Cap. 1x. Da economia e disciplina geral das faculdades.—Cap. x. Dos collegios das artes, e suas classes.—Cap. xi. Da classe de humanidades.—Cap. xii. Da classe de elementos das sciencias physicas e exactas. — Cap. xIII. Da classe de elementos das sciencias moraes.—NB. D'esta divisão se vé que só a parte transcendental das sciencias fica nas Universidades para habilitação professional; e que a parte elementar e preparatoria é consignada aos estabelecimentos communs, e não professionaes. — Cap. XIV. Da economia e disciplina geral dos collegios das artes.—Cap. xv. Das escolas geraes secundarias.—NB. Comprehendem o ensino das linguas mais necessarias, e dos rudimentos mais vulgares e precisos das sciencias, das lettras e do desenho linear.—Cap. xvi. Das escolas geraes primarias.—NB. N'estas se manda ensinar, a ler, escrever, grammiexo feminino os lavores proprios d'elle).—Cap. xvII. Dos institutos especiaes.—Cap. xvIII. Das academias de pintura, esculptura e architetura.—Cap. xix. Do conservatorio de musica e arte dramatica.—Cap. xx. Das escolas de agricultura.—Cap. xxII. Das escolas de commercio.—Cap. xxII. Dos conservatorios das artes uteis, ditos mecanicos.—Cap. xxIII. Do instituto oriental de Lisboa.—Cap. xxIV. Da economia e disciplina geral dos institutos especiaes.—Cap. xxIV. Das escolas normaes.

▼Titulo IV. Do governo, administração e disciplina de todos os esabelecimentos de educação e de instrucção.

«Cap. 1. Do conselho geral de instrucção publica.—NB. Este conselho deve substituir, com muito maior alçada, a antiga Junta da Directoria Geral dos Estudos.—Cap. 11. Das delegações do conselho geral de instrucção publica.—NB. Para uniformisar e centralisar a direcção do ensino, extinguem-se todas as inspecções particulares que a experiencia mostrou damnosas, e se estabelece o systema das delegações que partem de um só ponto, e para elle só convergem.—Cap. III. Do governo e administração particular das universidades.—Cap. IV. Do governo e administração particular dos collegios das artes.—Cap. v. Do governo e administração particular dos institutos especiaes. -- Cap. vi. Das congregações academicas e dos claustros plenos.—Cap. vII. Do governo e administração particular dos estabelecimentos de educação. — Cap. viii. Dos commissarios geraes dos estudos nas provincias.—Cap. ix. Dos visitadores do conselho geral.—Cap. x. Do magisterio nacional.—Cap. xi. Da regencia das cadeiras por substituição, dos oppositores.— Cap. xII. Do provimento das cadeiras.—Cap. XIII. Da graduação e precedencia dos membros do magisterio nacional.—Cap. xiv. Dos honorarios, gratificações, e jubilações dos empregados no magisterio nacional.— NB. Para mais habilitar a profissão de mestre, designa-se como honorario, e não como ordenado a pensão que lhe dá o estado por seu util exercicio.—Cap. xv. Das matriculas dos estudantes nas escolas geraes. -Cap. xvi. Das matriculas dos estudantes nos collegios das artes e nos institutos especiaes.—Cap. xvII. Das matriculas dos estudantes nas universidades.—Cap. xvIII. Das regras geraes que se hão de observar nas matriculas.—Cap. xix. Da frequencia dos estudantes não matriculados.—NB. Todas as aulas que não são da primeira infancia se mandam abrir liberalmente para todos, de maneira que o cidadão que só deseja instruir-se, e não póde, ou não quer habilitar-se, tenha meios de o fazer.—Cap. xx. Dos premios.—Cap. xxi. Dos graus academicos, e dos licenceamentos e habilitações.—Cap. xxn. Das vantagens e

preserencias concedidas aos graduados academicos e mais habilitados pelos institutos e escolas do reino.—Cap. xxIII. Da composição dos estabelecimentos de educação e instrucção, e de sua collocação e distribuição pelas cidades, villas e aldeias do reino.—Cap. xxIV. Da fazenda, e da folha litteraria.—Cap. xxV. Do monte-pio litterario.

Para maior facilidade e regularidade da administração se juntam ao projecto de lei as seguintes tabellas:

«Tabella A. Demonstrativa dos honorarios, gratificações, jubilações dos membros do magisterio nacional; e dos ordenados dos empregados subalternos em sua administração.—Tabella B. Demonstrativa da graduação e precedencias dos membros do magisterio nacional.—Tabella c. Demonstrativa dos emolumentos que se hão de pagar pelas matriculas, cartas, certidões, e provimentos.—Tabella p. Demonstrativa da formação, collocação, e distribuição dos diversos estabelecimentos de educação e instrucção pelas cidades, villas, e aldeias do reino.—Tabella B. Demonstrativa da despeza por orçamento de cada estabelecimento e ramo de ensino.»

A estas tabellas se junta um mappa geral comparativo da despeza, por orçamento em grande, dos estabelecimentos propostos, com a despeza dos antigos estabelecimentos.

N'este mappa se vê que propondo-se grandes estabelecimentos, bem dotados, com vantagens nunca dadas em Portugal aos mestres, com o ensino publico de todas as sciencias, artes, officios, espalhado por todo o reino, e mais ampla e profusamente do que em nenhum paiz da Europa; orçando-se a despeza, com segurança, para muito mais do que ella effectivamente ha de ser, e certamente muito mais do que ella teria sido n'estes ultimos dez annos, todavia esta despeza proposta é ainda menor do que até aqui se fazia com os imperfeitos e absurdos estabelecimentos que havia, e que gastavam ao estado muito mais de meio milhão. Sala da Commissão da Reforma Geral dos Estudos em o 1.º de abril de 1834.—João Baptista de Almeida Garrett.»

## COMMISSÃO ESPECIAL DE CENSURA

# 1833

Pelo decreto de 21 de novembro soi nomeada uma Commissão de revisão dos papeis e escriptos que houvessem de ser publicados pela imprensa.

Dividir-se-hía em tres secções, para se distribuir por ellas com a possivel egualdade o trabalho do exame e revisão. Para se realisar a publicação dos papeis e escriptos bastaria a approvação de dois vogaes.

Esta providencia tinha o caracter provisorio, e cessaria logo que se estabelecesse o juizo por jurados (garantia indispensavel da liberlade de imprensa) e houvesse a lei de que dependia o pleno exercicio l'aquella, nos termos do § 3.º do artigo 145 da Carta Constitucional la monarchia.

Pretendia-se evitar os abusos que podiam ser commetidos, e faciitar a publicação de escriptos pelo modo compativel com a legislação existente.

### 1834

Pela portaria de 7 de janneiro foi recommendado à commissão, que empregasse o mais attento cuidado em não permittir publicação alguma, que contivesse palavras injuriosas e offensivas contra os cidadãos, ou contra qualquer classe ou corporação.

### CURSO DE CIRURGIA EM ESCOLAS REGULARES NAS CIDADES DE LISBOA E PORTO

## 1834

Pela portaria de 11 de janeiro reconheceu o governo a necessidade de se continuar o pagamento do subsidio annual de 10:000\$000 réis para as reaes escolas de cirurgia de Lisboa e Porto, sendo feito pela commissão administrativa do contracto geral do tabaco, por isso que tal onus estava ligado a este contracto.

O governo deu n'este particular as providencias regulamentares que o caso pedia.

O director das escolas de cirurgia ponderou ao governo a necessidade de se alterar a pratica estabelecida nas mesmas escolas, no tocante ao periodo do curso lectivo das materias medicas e cirurgicas, ali ensinadas; por quanto, tendo principiado o curso cirurgico em o mez de janeiro, e mandando a lei que elle terminasse no fim de junho, vinha a succeder que havia poucos dias de frequencia, com particularidade em materias de demonstração e de pratica; de sorte que não poderiam os estudantes adquirir a necessaria instrucção.

Pelo decreto de 17 de abril ordenou o governo, que as lições, que os estudantes das escolas de cirurgia deviam ter nos mezes de novembro e dezembro, fossem dadas no mez de julho, ficando o mez de agosto para exames, e o de setembro para ferias.

Pela portaria de 7 de junho ordenou o governo que se désse inteiro cumprimento ao artigo 8.º do titulo I do regulamento da escola de cirurgia, não obstante as reflexões do enfermeiro mór do hospital real de S. José em contrario.

O governo entendia que da não execução do referido artigo se seguiriam ponderosos inconvenientes: «por quanto ficariam sem conhecimento da clinica de partos, tão necessaria assim ao alivio da afflicta maternidade, como ao augmento da população, os numerosos estudantes que frequentavam aquella escola no sobredito hospital.» Que por tanto devia ser executada a lei, entendendo-se o enfermeiro mór como director da escola para que assim se praticasse.

NB. Como explicação d'esta portaria diremos que em data de 25 de junho de 1825 decretára o governo o regulamento para a regia escola de cirurgia. O titulo 1 desse regulamento inscreve-se: Do estabelecimento e organisação da escola; e o § 8.º é assim concebido:

«O lente da arte obstetricia comprehenderá no seu curso a parte forense, que lhe é concernente: terá a seu cargo uma enfermaria de mulheres gravidas, para os alumnos adquirirem os conhecimentos praticos d'este ramo da arte de curar.»

Em portaria de 12 de agosto foi ordenado ao director da escola cirurgica do Porto, que apontasse ao governo as pessoas que merecessem e devessem occupar as cadeiras vagas n'aquelle estabelecimento. O governo faria as nomeações que tivesse por convenientes; e assim poderia conseguir-se que a escola se abrisse em outubro proximo, principiando em setembro a matricula competente.

Em 22 do mesmo mez e anno foi ordenado ao director que fizesse nova proposta, no sentido de serem promovidos os lentes substitutos aos logares de proprietarios; de serem postos a concurso os logares de substitutos, que assim vagassem; e de se abrir concurso para os logares que estivessem vagos, por não haver para elles nem proprietario, nem substituto.

## DIRECÇÃO DOS ESTUDOS

Até ao dia em que se estabeleceu em Lisboa o governo constitucional (24 de julho de 1833) estava confiada a direcção dos estudos ao «reformador geral dos estudos d'estes reinos e seus dominios».

Foi depois confiada a um commissario dos estudos em Lisboa.

Em presença, porém, das circumstancias extraordinarias do reino, não podia o commissario dos estudos recorrer á Junta da Directoria Geral para a expedição dos negocios competentes. Foi por isso que o decreto de 18 de outubro de 1833 determinou que o referido commissario se dirigisse immediatamente ao governo, sem dependencia da junta, pela secretaria do reino.

Na mesma data foi ordenado ao commissario dos estudos que remettesse à mencionada secretaria os papeis, a que conviesse dar publicidade, a fim de serem publicados na Chronica Constitucional.

Em portaria de 21 de junho de 1834 participou o governo ao vice-reitor da Universidade, que n'aquella data se lavrara uma carta regia, pela qual eram demittidos de vogaes da Junta da Directoria Gcral dos Estudos: José Bernardo de Vasconcellos Corte Real, José Vicente Gomes de Moura, José Fernandes Cicouro, Antonio José Lopes de Moraes, e o secretario Antonio Barbosa de Almeida.

Eis-aqui os proprios termos em que o governo dava a razão da demissão da Junta da Directoria:

c...por ter expulsado no tempo da usurpação, com despotica e systematica barbaridade, e de seu motu proprio, das cadeiras em que estavam providos pelo legitimo governo, todos os professores benemeritos que professavam principios fovoraveis á legitimidade e á Carta Constitucional da monarchia portugueza.»

Para comporem a junta, em substituição dos vogaes demittidos, eram nomeados:

João Lopes de Moraes, demonstrador de materia medica e pharmacia.

José Homem de Figueiredo Freire, lente da faculdade de philosophia, com exercicio na cadeira de physica experimental.

Manuel Coelho da Rocha, oppositor da faculdade de leis.

Guilherme José Antonio Dias Pegado, oppositor da faculdade de mathematica.

Francisco Freire de Carvalho, professor de historia e antiguidades.

Antonio Nunes de Carvalho, oppositor da faculdade de leis, e professor da cadeira de philosophia racional e moral.

Eram estes os nomeados interinamente para vogaes da Junta da Directoria, da qual serviria tambem interinamente de secretario Vicente José de Vasconcellos e Silva, secretario da Universidade.

Pela portaria de 18 de setembro de 1834 approvou o governo as providencias dadas pela junta, com referencia á abertura das aulas de instrucção secundaria em Lisboa.

Os professores d'estas aulas, ultimamente nomeados, eram os seguintes:

Henrique Henriques de Brito; rhetorica.

Manuel do Patrocinio Sampaio, professor de Belem: philosophia racional e moral.

O doutor Manuel Eiras de Meira; lingua grega.

Francisco da Costa Martins; latinidade.

Antonio Gaspar Gomes, professor de Queluz; lingua latina.

A reunião d'estas aulas devia effeituar-se no hospicio de S. João Nepomuceno.

#### ENSINO DA TACHIGRAPHIA

# 1834

Reconhecendo a conveniencia de haver na capital uma aula publica de tachigraphia, não só no interesse da cultura d'aquelle importante estudo, mas tambem, e principalmente, para a publicação dos trabalhos das côrtes: resolveu o governo instaurar a aula que d'aquella disciplina existira já em Lisboa.

Para professor d'essa aula foi nomeado José Servulo da Costa e Silva; devendo leccionar não só até á reunião das côrtes, senão tambem, e permanentemente, no intervallo das sessões, e suas legislaturas; percebendo, afóra o ordenado de 300\$000 réis como tachigrapho da camara dos senhores deputados, a quantia de 100\$000 réis como compensação do maior trabalho que lhe acrescia por esta nova incumbencia.

O decreto de 5 de maio, que ordenou as providencias indicadas, mencionava a circumstancia do prestimo que o professor nomeado tinha para o desempenho de tal magisterio, e de sua adhesão á causa da liberdade.

Pela portaria de 19 de agosto foi confirmado o vencimento de 400\$000 réis; declarando o governo que o professor, no intervallo das sessões e das legislaturas, ficava sujeito á Junta da Directoria dos Estudos, para ser contemplado em tudo como os demais professores do reino.

Em 12 de setembro propunha um digno par do reino, na respectiva casa do parlamento, o seguinte:

«Sendo da maior importancia que haja uma commissão encarregada de rever os trabalhos dos tachigraphos da camara antes de serem publicados na gazeta do governo, proponho, a exemplo do que já se praticou n'esta camara nas sessões de 1827 e 1828, que uma commissão composta de um dos secretarios, etc., seja encarregada de rever os extractos das sessões antes de serem mandados para a imprensa.»

Foi esta proposta approvada na mesma sessão.

### ENSINO LITTERARIO DURANTE O CERCO DO PORTO

Ainda no meio dos cuidados e inquietações da guerra, durante o cerco do Porto, continuou n'aquella cidade o ensino litterario da infancia e da mocidade.

Apontaremos alguns exemplos.

Antonio Maria Barker mantinha um estabelecimento, no qual se ensinava a ler, escrever e contar; philosophia racional e moral; musica, assim de piano como de canto. Os alumnos pobres recebiam gratuitamente o ensino.

João Luiz Skiner, que fôra director do Collegio de Nossa Senhora das Dôres, fez constar que ensinava primeiras lettras, commercio e geographia, dando aula em sua casa, em quanto não estabelecia novo collegio.

João José de Fragoas prestou-se a ensinar gratuitamente as linguas franceza, ingleza e castelhana a 12 meninos orphãos, que tivessem perdido seus paes na defeza da causa da liberdade.

Em 25 de outubro de 1832 informou mrs. Trays os portuenses da resolução em que estava de abrir uma escola, para ensinar a meninos e meninas a lingua ingleza. «Mrs. Trays, dizia o annuncio, tem as mais bem fundadas esperanças de poder satisfazer completamente os

desejos dos chefes de familias que conflarem do seu cuidado a instrucção de seus filhos no conhecimento d'esta lingua universal.»

Foi provida pelo duque de Bragança a 2.º cadeira regia de latim da cidade do Porto, e tinha o seu assento em um edificio da rua de Cedofeita.

Em uma das aulas de primeiras lettras estabelecidas por provisão regia, ensinavam-se tambem as linguas franceza e ingleza, nas escadas da Sé num. 1, desde janeiro de 1833.

## ENSINO PARTICULAR; ENSINO LIVRE

Merece muito particular consideração o memoravel diploma de 29 de março de 1832, promulgado em Angra, capital da Ilha Terceira, pelo duque de Bragança, e referendado pelo marquez de Palmella, de pois duque do mesmo titulo.

Tinha essé diploma, em fórma de decreto, por fim estabelecer a liberdade do ensino; e são a tal ponto notaveis as suas disposições, maiormente se attendermos a que datam de uma época em que parecia poder-se tratar apenas de preparar os elementos de uma expedição militar momentosa, antes arriscada; são, dizemos, tão notaveis, que devem ser recordadas nas paginas d'esta nossa obra. Eis-aqui essas disposições:

- 1.º É livre a todos abrir aulas publicas, ou ensinar em casas particulares quaesquer sciencias ou artes honestas.
- 2.º Os professores não são obrigados a pedir licenças, nem a fazer exames; mas são obrigados a fazer ás camaras dos districtos, onde exercitarem a profissão, participações, por escripto, da sciencia ou arte que se propozerem ensinar, e da casa da sua residencia.
- 3.º Os professores que não fizerem estas participações em cada camara municipal, em cujo districto tiverem residencia, serão multados pela mesma camara em vinte mil réis para as despezas do concelho.
- 4.º As camaras municipaes podem restabelecer os professores que lhes convierem, e fixar-lhes ordenados por meio de fintas impostas em fórma legal.
- 5.º As juntas parochiaes tem a mesma faculdade dentro do circulo da respectiva parochia.
- 6.º Tanto as camaras, como as juntas parochiaes, podem escolher, conservar, ou despedir os professores que estabelecerem, salvos os di-

reitos d'estes aos contratos feitos: do mesmo modo podem examinar, ou fazer examinar os conhecimentos e boa moral dos professores, para deliberar sobre o exercicio da faculdade de os conservar ou despedir.

O decreto terminava fazendo esta expressa declaração:

As disposições d'esta lei não revogam, fora dos casos mencionados, alguma disposição anterior, nem alteram os estatutos, ou leis relativas aos doutores e bachareis das seis faculdades, nem ás suas prerogativas, nem ao exercicio exclusivo de suas applicações, nos casos designados nas mesmas leis, que não são expressamente revogadas<sup>1</sup>.

NB. As seis faculdades, a que se referia a declaração, eram as de theologia, canones, leis, medicina, mathematica e philosophia da Universidade de Coimbra.

#### **ESCOLA VETERINARIA**

No tomo v, pag. 362 a 368, démos amplas noticias d'este estabelecimento creado pelo alvará de 29 de março de 1830, no governo do senhor D. Miguel de Bragança; e para ellas remettemos os leitores.

Quando S. M. I. o duque de Bragança entrou em Lisboa (28 de julho de 1833) estava a escola desorganisada, e voltára ella ao estado de enfermaria geral e ambulante; mas, pela portaria de 8 de agosto de 1833 se ordenou que fosse recollocada no pé em que tinha sido posta pelo anterior governo; reconhecendo-se assim a importancia e vantagens de uma tal instituição.

Para se realisar o restabelecimento da escola foi concedido o edificio da calçada do Salitre, no qual se conservou depois por muitos annos.

Primitivamente tinha a escola sido estabelecida no sitio da Luz, onde tambem estava o Collegio Militar.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chronica Constitucional do Porto, num. 4, de 17 de julho de 1832.

### IMPRESSÃO REGIA

## 1832

O decreto de 10 de outubro, promulgado no Porto por S. M. I. o duque de Bragança, em nome da rainha, e referendado por José Xavier Mousinho da Silveira, extinguiu o privilegio e contracto das cartas de jogar; ficando sendo livre a qualquer pessoa fazel-as ou vendel-as sem pagar imposto algum, — com tanto que fossem marcadas com o séllo do fabricante, que teria um duplicado depositado na alfandega mais visinha,— e com tanto que o fabricante não obtivesse privilegio de fabrica, nem favor no despacho de materias primas.

Teriam despacho nas alfandegas maritimas, onde houvesse sello, as cartas de jogar importadas de paizes estrangeiros,—e pagariam de direitos de consumo 60 réis por baralho.

As cartas de jogar seriam selladas nas alfandegas, em que dessem entrada, em uma carta qualquer de cada baralho; e os papeis exteriores seriam fabricados pellos selladores, — e estes levariam de séllo um real de cada baralho, pago pelas partes.

As pessoas, que por qualquer maneira fraudassem a fazenda publica nos direitos estabelecidos, incorreriam nas penas comminadas pelo decreto num. 14 de 20 de abril de 1832.

Note-se que em quanto no Porto o governo constitucional tomava esta providencia, persistia o governo de Lisboa no systema diametralmente opposto, isto é, no systema do monopolio.

A proposito do decreto que deixamos, extractado, devemos tomar nota do seguinte esclarecimento critico-estatistico:

«A abolição do exclusivo das cartas de jogar, por decreto de 10 de outubro de 1832, causou grave prejuizo á casa, sem sensivel vantagem para o thesouro, nem para os consumidores. A venda das cartas de jogar que produzira á Imprensa Nacional, em 1826, a valiosa quantia de 14:2195942 réis; que em 1832, anno de assoladora guerra civil, excedera a 7:2005000 réis, baixou n'este periodo (24 de julho de 1833 a 8 de agosto de 1838) a 3:0005000 réis, menos de metade 1.

<sup>1</sup> Breve noticia historica da Imprensa Nacional de Lisboa. (Appendice ao relatorio de 28 de abril de 1855, que opportunamente havemos de examinar).

## 1833

N'este anno acabou a Aula de Gravura na Impressão Regia, desde que foi demittido Gregorio Francisco de Queiroz, ultimo director d'ella.

Esta aula florecera grandemente, e chegara até a ser brilhante e esplendida, quando á sua direcção presidiram João Carneiro da Silva e Francisco Bartolozzi.

Regulando-nos pelas observações da Breve Noticia, diremos que a escola de gravura perdeu toda a sua importancia, no que toca aos trabalhos communs, depois do admiravel invento de Senefelder. E com effeito, á escola de gravura succedeu na Imprensa Nacional a lithographia, como era natural.

A creação, porém, da officina lithographica na Imprensa Nacional data do anno de 1836, e deve-se a José Liberato Freire de Carvalho, aliás inspirado e guiado por Joaquim dos Santos.

NB. José Liberato Freire de Carvalho foi nomeado presidente de uma commissão administrativa da Imprensa Nacional pelo decreto de 11 de dezembro de 1835, como no reinado da senhora D. Maria 11 havemos de especificar.

## 1834

Ao administrador da Impressão Regia foi ordenado, pela portaria de de 28 de abril, que remettesse uma collecção em duplicado da legislação novissima ás auctoridades das differentes provincias que já lhe tinham sido designadas.

Queria o governo que se repetisse a remessa no caso de descaminho, por quanto muito interessava ao serviço publico o conhecimento da mencionada legislação.

A portaria de 19 de junho mandou restituir aos empregados da contadoria da impressão regia a decima dobrada que o governo transacto lhes descontara no 2.º quartel do anno de 1833, que ainda estava no cofre d'aquella administração, do mesmo modo que a ordinaria dos mezes de agosto e setembro do predito anno de 1833.

### INSTITUTO AMBLIANO

Foi auctorisado pela portaria de 24 de maio de 1834; e foram approvados os seus estatutos pela de 7 de agosto do mesmo anno.

Como explicação diremos que José dos Reis, director do Instituto Ameliano, pediu ao governo a approvação do plano que traçara, de prover á manutenção d'aquelle instituto por meio de uma sociedade de contribuintes.

Pediu outro sim que S. M. I. lhe fizesse a mercé de se declarar protector de tal estabelecimento.

Pela portaria de 24 de maio de 1834 foi auctorisada a formação da sociedade proposta, e concedida a imperial protecção ao Instituto Ameliano; devendo o referido director submetter á approvação o sestatutos que haviam de regular o seu estabelecimento,— os quaes foram effectivamente approvados em 7 de agosto do mesmo anno, como deixamos apontado.

Guiando-me pelos estatutos, que tenho presentes, o Instituto Ameliano comprehendia todos os ramos scientíficos e thechnico-praticos, e dividia-se em tres repartições: 1.º thechnico-pratica; 2.º economica; 3.º scientífica.

Empregados: director, vice-director, e secretario; chefe da 1.º repartição: uma senhora á frente da repartição economica; um prefeito, encarregado da inspecção litteraria e moral dos collegiaes; um capellão: porteiros.

Corpo ensinante: Em quanto os professores não saissem do proprio seio do Instituto, virião de fóra ensinar, mediante o ajuste que se fizesse.

Por quanto o que mais interessa ao nosso trabalho é a parte relativa ao ensino, daremos a esta especialidade o desenvolvimento que encontramos nos estatutos:

Quando o instituto chegasse ao grau de perseição, todas as cadeiras de ensino seriam occupadas por professores do proprio estabelecimento; no principio, porém, teria tres professores externos para as aulas elementares, e seis para as aulas a que os estatutos davam a denominação de *Gymnasiaes*, pagos pela sociedade. Alguns d'estes recebe-

riam tambem uma gratificação para ensinar a geographia, chronologia, historia, geometria, algebra. Os professores de linguas vivas, de desenho, de dança, de esgrima, e de picaria, seriam pagos pelo instituto.

Os estatutos do Instituto Ameliano estão redigidos menos ordenadamente, e em linguagem tal, que revelam ter sido escriptos por pessoa estrangeira, e pouco versada ainda na lingua portugueza. É pois difficil fazer um extracto d'elles, claro e methodico, qual o desejariamos apresentar. Assim mesmo, tomaremos ainda nota das indicações mais interessantes em quanto a estudos e ensino.

Cada um dos professores devia regular-se pelas instrucções particulares, que lhes haviam de ser communicadas.—Reunir-se-hiam mensalmente com o director, prefeito, e secretario, e dariam conta do modo porque procediam seus discipulos, e do seu adiantamento; e na mesma reunião seriam discutidas as observações que occorressem, tendentes a melhorar o ensino, e a promover a instrucção e educação dos alumnos. Não escaparia tratar da organisação de compendios, e de sollicitar a approvação do governo para os que fossem adoptados, afim de serem impressos.—No fim de cada anno lectivo apresentaria o director do instituto ao governo, e a S. M. a duqueza de Bragança, uma conta geral dos estudos, e dos progressos intellectuaes e moraes dos alumnos.

Os estatutos promettiam publicar os «Annaes do Instituto Ameliano,»—os quaes conteriam tudo quanto merecesse attenção, com referencia ao estabelecimento, um extracto e a critica de todas as obras mais notaveis que na Allemanha —paiz classico da educação — fossem publicadas, uma noticia de todos os institutos philantropicos dos paizes estrangeiros, e de todas as invenções e progressos do dominio das sciencias.

Recomendavam a acquisição de livros, principalmente allemães,—como um dos meios de promover a instrucção em Portugal.

Parece deduzir-se dos estatutos, que havia intenção de tornar o instituto uma especie de Escola Normal para todo o reino.

Eis-aqui um § que se intitula — Dos cursos das materias obrigatorias, — nos proprios termos em que o encontramos:

«As materias da 1.ª classe da Escola Normal são as idéas geraes da religião, o conhecimento das lettras, soletrar, e ler correctamente, acompanhado de exercicios de cogitar, julgar, e raciocinar, envolvidos com os primeiros conhecimentos da grammatica, aproveitando observações a respeito da orthographia e insistindo na boa pronuncia das palavras, que seja clara, exacta, e expressa como preparativo do estylo, e da declamação: os principios da arithmetica, calligraphia e o desenho.

A 2.ª dá mais exacta idéa da religião e da moral, aperfeiçoa em ler, e na calligraphia, exercita em escrever dictando, e na perfeição do estylo, na grammatica, orthographia, declamação, e na arithmetica. A 3.ª funda mais em religião, e moral, aperfeiçoando as materias da 2.ª classe com o exercicio d'ellas.— As horas das quatro classes da lingua latina, as classes da poesia e rhetorica, serão de tal sorte ordenadas, que um menino de talento póde findar as tres classes normaes, as seis gymnasiaes e as duas de philosophia em sete annos em logar de onze.— As materias não obrigatorias serão prescriptas pelo prefeito conforme as inclinações, e mais circumstancias individuaes dos collegiaes, porém com approvação e assignatura do director.»

Ainda para que os leitores possam formar uma idéa mais cabal das tendencias do instituto, nos damos por obrigado a lançar aqui o sintitulado — Dos Collegiaes do Instituto Ameliano:

«Os collegiaes dividem-se em internos e externos, além dos collegiaes ha tambem alguns, que só frequentam uma das tres classes normaes, ou das seis classes gymnasiaes, ou um só ramo scientifico. Estão estes collegiaes todos debaixo da immediata direcção do prefeito a respeito do comportamento, e por isso lhe compete dirigir tudo; não os perdendo de vista, sem saber, que estão occupados na aula, ou em outro qualquer officio mechanico, debaixo de uma segura direcção; e como pedagogo dos collegiaes internos ordenar uma eleição de cinco diguidades, entre os collegiaes, que lhe ajudem a conduzir os menores, e a dirigir os pequenos negocios internos.—A 1.º é de thesoureiro, que responde pelas contribuições communs dos collegiaes entre si, para z despezas communs segundo o conselho de todos juntos.— A 2.ª é do mordomo, que dirige os trabalhos corporaes, a bibliotheca dos collegiaes internos e a ordem nos quartos.— A 3.ª do quartel mestre, que regula as viagens, os passeios, e os divertimentos.—A 4.º a do capitão, que é commandante nos exercicios, e responde pelos fardamentos e armamentos.—Finalmente a 5.ª dignidade é a do presidente, que deve observar se os ditos dignitarios cumprem a sua obrigação.—Para promover a moralidade dividem todos em duas classes pela edade de doze annos para cima, ou para baixo. Cada uma uma d'estas duas classes divide-se conforme o numero dos collegiaes, em dois outros circulos. Qualquer circulo elege entre si um conselheiro. A obrigação d'estes conselheiros é guardar socego e concordia, compor pequenas dissenções, admoestar para bom comportamento, com poucas palavras, comportar-se como um irmão mais velho entre os mais moços.—Em

casa e na aula andam com o fato que já tiverem.— Nas occasiões de gala, exames, e visitas de pessoas de alta jerarchia, e nos passeios publicos, tem uma fardeta azul, calças brancas, e uma barretina azul com o inscripto — I. A.—

#### Noticias economicas:

Os collegiaes internos pagariam, até à edade de 12 annos, 145400 réis, por mez, e adiantados; de 12 annos por diante pagariam do mesmo modo, 165800 réis.

Os externos pagariam do mesmo modo, 35800 réis.

Os que frequentassem as classes para as quaes o instituto pagasse aos professores, satisfariam a mensalidade de 480 réis, excepto os que provassem pobreza, por attestado do parocho respectivo.

Seriam admittidos collegiaes internos pobres, sómente se a sociedade do Instituto pagasse por elles a mensalidade de 145400 réis,—em quanto não chegasse a poder sustentar regularmente um certo numero.

Os estatutos vinham authenticados com a assignatura do ministro do reino, Bento Pereira do Carmo.

#### INSTITUTO DOS SURDOS-MUDOS R CEGOS

Este instituto deu ainda signaes de vida em 1829, 1830; e até nos fins do anno de 1833, como logo veremos.

Em 2 de julho de 1829 foi o director João Hermano Borg, com os alumnos de ambos os sexos, surdos-mudos e um cego, á presença do senhor D. Miguel de Bragança no palacio da Bemposta.

A Gazeta de Lisboa de 11 de julho descreveu pomposamente esse acto, e registou dois sonetos encomiasticos, dictados pelo ajudante e segundo professor do Instituto, e entregues ao senhor D. Miguel pela alumna e alumnos que os escreveram.

O soneto que os alumnos entregaram continha estes dois tercetos;

Se o mudo o som não sente, e a voz tem preza, Se o cego o sol não vê, e em trevas mora Por dura lei, que occulta a natureza;

Nenhum de nós em tal condição chora, Porque temos um rei, cuja grandeza Estende sobre nós mão protectora. No dia 26 de outubro de 1830 houve um exame solemne de alumnos e alumnas. O referido director, depois de fazer uma succinta exposição dos principios da arte de instruir os surdos-mudos, deu conhecimento da instrucção das meninas em um grande numero de palavas que ellas escreveram perfeitamente, mostrando tambem que sabiam já as declinações dos nomes, as conjugações dos verbos, o uso dos adjectivos e pronomes, e entravam na intelligencia das palavras abstractas. Executaram egualmente as quatro operações da arithmetica, etc.

Aos alumnos fez exame o ajudante e segundo professor José Crispim da Cunha. Praticaram todas as operações da arithmetica até aos numeros quebrados; deram tambem provas de conhecimento das poções grammaticaes.

Um dos alumnos mostrou-se muito habil no jogo do florete, e bez assim no commando, por signaes, de diversas evoluções militares.

Foram visitadas as officinas; merecendo particular attenção a ade desenho.

Tornou-se digna de ser notada a instrucção do alumno cego, o qual com um lapis escreveu sobre o papel todas as palavras, e por meio de caracteres em relevo resolveu differentes calculos de arithmetica.

O artigo da Gazeta de Lisboa (num. 266 de 10 de novembro de 1830) termina com uma exageração, que mal podemos deixar de apontar:

«Os maravilhosos progressos da instrucção dos meninos surdos mudos e cegos em Portugal, em tão poucos annos, elevam este Instituto a par dos primeiros da Europa, e ao numero d'aquelles estabelecimentos que mais credores são do patrocinio dos soberanos, e das bençãos da humanidade.»

No periodo da regencia do duque de Bragança tomou José Chrispim da Cunha conta do instituto, como director e principal professor.

Parece que algum bom serviço foi prestando, como deve cor cluir-se do que ainda em 24 de novembro de 1833 se publicava sobre o estado do instituto. Dizia-se:

«A escola conta hoje dezoito surdos-mudos de ambos os sexos, e um cego. Os surdos-mudos escrevem e contam perfeitamente, e esgrimem (boa parte d'elles) com muita agilidade; alguns se hão applicado com successo a obras manuaes: e o fato e o calçado dos alumnos é feito por dois surdos-mudos. As meninas estão egualmente adiantadas, e tem obras de cabello e de marca feitas com summa delicadeza. O

cego escreve, conhece as quatro especies, e toca pianno e rebeca com bastante perfeição.»

Pedia-se que o governo desse animação a este estabelecimento; mas entendia-se que não devia pesar inteiramente sobre aquelle a despeza, mas sim sobre associações de particulares, á maneira do que succedia em Inglaterra.

Pedia-se tambem a José Chrispim da Cnnha que celebrasse uma sessão periodica, á qual fossem convidados homens entendidos, no intuito de tornar bem conhecido o instituto, e estimular a beneficencia publica no interesse d'este.

José da Silva Carvalho, ministro dos negocios ecclesiasticos e de justiça, procurou ao instituto uma grande vantagem, qual foi a de darlhe acommodação no edificio do seminario de musica, no largo da Ajuda. E não era tão apoucado o beneficio, que não tivesse como resultado o collocar o estabelecimenco em boas condições, e dar occasião a que se poupasse a despeza de renda de casa.

Na Chronica Constitucional de Lisboa de 16 de janeiro de 1834 appareceu um annuncio, pelo qual era convidada a propor-se como ajudante de José Chrispim da Cunha qualquer pessoa que para tal mester se julgasse habilitada.

Na Chronica de 11 de fevereiro do mesmo anno foi publicado ainda um annuncio, pelo qual se fazia constar a admissão de maior numero de alumnos no instituto, na independencia em que esse estabelecimento estivera até então.

Mas...tinha chegado a hora em que havia de cessar a indicada independencia, como passamos a ver.

No anno de 1834 foi encorporado na Casa Pia o Instituto dos Surdos-Mudos e Cegos.

Não obstante não haver produzido esta providencia os resultados que o governo esperava, parece-nos indispensavel ministrar aqui aos leitores os elementos positivos de informação sobre os motivos e fim que a dictaram.

Eis-aqui, na sua integra, o decreto de 15 de fevereiro que ordenou a encorporação:

Não correspondendo os resultados do Instituto dos Surdos-Mudos e Cegos, tal qual se acha organisado, á excessiva despeza com elle feita; sendo todavia a existencia de tão util quanto benefica instituição

aconselhada, e instada pelos princípios de humanidade, e de philastropia, em virtude do que convêm determinar uma outra fórma, porque tal estabelecimento, mantendo-se, attinja os saudaveis fins a que é consagrado: e por quanto considerando eu que pela união do sobredito instituto com a Casa Pia, vindo a poupar-se as despezas de edificio, mestres, serventes, e outras, melhor se poderá prover ao sustento, e educação dos alumnos d'elle, applicando-se, além d'isso, a sobras do seu dispendio em proveito da Casa Pia, cujo estabelecimento, por sua natureza, desejo sempre por todos os modos beneficiar: Há por bem, em nome da rainha, ordenar a encorporação do dito Instituto dos Surdos-Mudos e Cegos na Casa Pia, com a prestação mensal de 4005000 réis, que lhe continuará a ser paga pelo cofre do Terreiro Publico, auctorisando para a recepção d'ella, e sua convenient applicação, o administrador da Casa Pia, a quem, ficando incumbida i administração do dito instituto, cumpre fazer subir todos os annos so conhecimento do governo, pela S. de Est. dos Neg. do Reino, uma conta do estado progressivo do novo estabelecimento a seu cargo, con a relação nominal dos alumnos, que n'elle residirem, observando-se e estado da sua educação, e demais circumstancias, que comprovem o seu regular andamento.»

NB. Pela tabella publicada no Diario do Governo, num. 203, de 26 de agosto de 1844, foi eliminada a prestação de que falla o decreto de 15 de fevereiro de 1834, que deixamos registado.

No dia 19 de abril de 1834 visitaram a Casa Pia, como já noticiámos, a rainba, o imperador e a imperatriz. No discurso que por essa occasião proferiu o administrador d'aquelle estabelecimento, Antonio Maria Couceiro, disse, a proposito do Instituto dos Surdos-Mudos:

«Pelo decreto de 15 de fevereiro d'este anno ordenou V. M. I. que o Instituto dos Surdos-Mudos se encorporasse n'este estabelecimento incumbindo-me a sua direcção, e a administração da prestação mensal de 400/4000 réis; tenho feito as reformas convenientes na parte econmica, e entreguei o ensino ao alumno mais adiantado, até que chegas professor que se espera, visto que o ex-director voluntariamente se lespedira.»

Seria falta imperdoavel, da minha parte, se não offerecesse aos kiores as noticias e juizo crítico do habil administrador, que mais tarde steve à frente da Casa Pia, e deixou bem assignalada a sua adminisração. Alludo a José María Eugenio de Almeida. No memoravel Relatorio que em 1861 apresentou ao governo, teve José Maria Eugenio occasião e impreterivel necessidade de fallar do Instituto dos Surdos-Mudos. São preciosas as noticias que deu relativamente ao periodo que ora nos occupa, e muito judiciosas e attendiveis as ponderações que elle fez:

«O instituto, disse o habil administrador, viveu e prosperou muito debaixo da direcção dos mestres seus fundadores, e de um portuguez de muito merito, que já se tinha formado com as lições d'elles, o sr. José Crispim da Cunha. Ainda hoje se encontram homens privados da vista ou da falla, que aprenderam n'aquelle estabelecimento tudo o que se lhes póde ensinar com o auxilio dos methodos maravilhosos, que se teem empregado para esse fim.

«Em 1833 a revolução politica d'aquelle tempo veiu tambem introduzir a perturbação no pessoal que dirigia o instituto. Pareceu que era mais simples, em logar de o reorganisar, encorporal-o na Casa Pia, e assim o determinou o decreto de 15 de fevereiro de 1834. Vogava então uma idéa, que já tem perdido uma parte do seu prestigio, mas que conserva ainda algum, e que consiste em reputar sempre boa toda a aglomeração que se possa fazer de dois estabelecimentos, que tenham entre si uma analogia grande ou pequena, o que ás vezes póde ser um bem, mas que na maior parte dos casos tem sido um mal; porque a organisação especial e as qualidades privativas, que devem ter certos estabelecimentos para serem uteis, perdem-se fundindo-os com outros. Comtudo a idéa d'essas aglomerações ha de ter sempre sectarios, por que permitte commodamente disfarçar com as palavras sonoras da unidade, de centralisação e de economia, o que muitas vezes não é senão a preguiça ou a incapacidade de estudar para cada cousa as disposições e os arranjos que lhe podem convir especialmente.»

Discretos pensamentos são estes, que devem ser meditados attentamente, no interesse da boa administração dos estabelecimentos scientificos, litterarios e artisticos, não menos que dos de beneficencia e piedade.

O habil administrador, aproximando-se-no seu Relatorio — dos tempos mais visinhos da presente época, apresenta ponderações e esclarecimentos que muito merecem ser offerecidos á consideração dos leitores graves, verdadeiramente desejosos de entrar no amago dos negocios:

«O decreto da encorporação determinou que continuasse a entregar-se á Casa Pia a dotação annual de 4:8005000 réis que o instituto recebeu sempre do estado, em quanto teve existencia propria. Em 1844, quando andavam a procurar por toda a parte meios para cobrir o deficit h

j

do orçamento do estado, o qual ainda hoje está por cobrir, lembros que a eliminação d'esta verba podia ser tambem um meio para o que então se chamou o *salvaterio*; e supprimiu-se de todo a dotação do instituto <sup>1</sup>.»

Abstem-se o habil administrador de dizer o que de 1844 por diante até ao anno de 1859, fora na Casa Pia o Instituto dos Surdos-Mudes e Cegos; mas diz o como encontrara esse estabelecimento no referida anno de 1859, no qual tomara conta da administração da Casa Pia, en virtude do decreto de nomeação de 10 de outubro:

Ha surdos-mudos de um e de outro sexo: os do sexo masolino teem como unico mestre, unico regente e unico guia um surdomudo, dos que foram educados no antigo instituto, o qual tem deserpenhado como simples alumno essas funcções todas do modo que pode: os do sexo feminino não teem mestra sua, e quando aquelle tem ocasião vae dar-lhes algumas lições. Das autas proprias para ensinar a ecrever, a contar e tudo o mais que se póde ensinar aos cegos, no achei vestigio algum.

«Em toda a parte, onde tenho visitado estabelecimentos d'esta ntureza, notei que havia guias para dirigir esses infelizes nos passeis, nos recreios, e nos exercicios, e que estes erão combinadas de um medi especial a fim de lhes serem uteis. Na falta disto, acontece que essas pobres creanças mudas e cegas estão aqui expostas a padecer, sem poderem queixar-se, as travessuras que lhes fazem as outras creanças que se cercam por toda a parte. Notei tambem que se procurava n'esses estabelecimentos desenvolver a intelligencia e guiar a vontade por uma infinidade de mappas, de quadros, de objectos em relevo, de mil lembranças engenhosas, que homens distinctos, com vista e com falla, postos i testa d'aquelles institutos teem inventado e aperfeiçoado com arte de licada e com paciencia incansavel. Entre elles nós os portuguezes contamos tambem um compatriota, João Rodrigues Pereira, que no meado do seculo passado se fez notavel em França pelos progressos que introduzio n'esta arte de ensino.

«Escuso dizer a V. Ex.ª que nada disto ha aqui. ¿O que ha pois!

Ha um nome sem realidade; impostura indigna da nação em cuja boz

poe, e que serve sómente para illudir o publico, fazendo-lhe acredir que existe ainda esse estabelecimento, quando delle não restam se

¹ Relatorio da Administração da Real Casa Pia de Lisboa, de 20 de outubr º 1859 a 31 de outubro de 1860, apresentado a S. Ex.º o ministro do reim lo provedor José Maria Eugenio de Almeida. Lisboa 1861.

não miseraveis fragmentos. Um paiz de quatro milhões de almas, sem contar o ultramar, merece bem ter um instituto de surdos-mudos e cegos para a educação dos muitos infelizes d'esta ordem, que apparecem sempre no meio dos populações algum tanto numerosas.»

Em presença d'este desgraçadissimo estado de coisas, parece-nos que justificadamente rompeu um jornal litterario de Lisboa nas seguintes vozes:

Em Portugal, e no seculo da chamada civilisação, deixa-se morrer nas trevas o instituto dos surdos-mudos e cegos! não ha ninguem com habilitações para o ensino destes infelizes abandonados pela sociedade.

«¿ Pois não seria de grande utilidade, já que se trata de dar vida à eschola normal primaria de Lisboa, estabelecer-se de algum modo nesta casa de alumnos-mestres uma aula expressamente destinada á cultura intellectual daquelles pobres engeitados? Se não ha mestres no paiz, mandem-nos vir de fóra; apague-se a luz do progresso e volva-se ao anno de 1823, em que existia um bom instituto d'esta especie. ¿Não se estão creando novas cadeiras para o ensino das sciencias já professadas em diversos estabelecimentos, e das quaes podiamos prescindir para não augmentar os encargos do Thesouro com despezas luxuosas e improductivas?—que muito seria pois que nos viesse de fóra um homem sufficientemente habilitado para ensinar os filhos mais desventurados do povo? ¿ Não se gastam perdulariamente tantas gratificações com os estudantes que vão aos paizes estrangeiros aprender o exercicio de equitação?—que muito seria que viesse de fóra um professor para ensinar a moral e a religião aos surdos-mudos e cegos? <sup>1</sup>»

#### **MUSEU PORTUENSE**

É este um notavel estabelecimento que deve a sua existencia a sua magestade imperial o duque de Bragança.

Em data de 11 de abril de 1833 recebeu João Baptista Ribeiro, lente que então era de desenho da Real Academia de Commercio e Marinha da cidade do Porto, a seguinte portaria:

«Sendo da intenção de S. M. I. o Duque de Bragança, Regente em

<sup>1</sup> Boletim Geral de Instrucção Publica, num. 8, de 26 de março de 1862.

4

nome da Rainha, mandar estabelecer nesta cidade sum Museu de pinturas e estampas, e tendo-se expedido pelo ministerio competeste u necessarias ordens para que v. m. possa examinar tudo quanto esist n'este genero, assim nos conventos abandonados, como nas casas a questradas: Manda o mesmo augusto senhor participar a v. m. e reirido, para que, procedendo áquelle exame, faça subir á sua presentuma informação circumstanciada a este respeito, a fim de que á val della S. M. I. possa resolver o que a este respeito julgar convenienta. Deos guarde a v. m. Paço no Porto 11 de Abril de 1833. Candido intervien.—Sr. João Baptista Ribeiro.»

ı

Foi admiravel a actividade desenvolvidada pelo ministro do reio. Candido José Xavier, na expedição de ordens, e emprego de providerias, para que a João Baptista Ribeiro fosse facultado o exame de lui quanto existia n'este genero. Não menos louvavel foi a sollicitude de João Baptista Ribeiro no desempenho da incumbencia que lhe fora commettida.

Em 30 de abril remetteu João Baptista Ribeiro ao ministerio e reino uma noticia circumstanciada de tudo quanto havia examinado e conventos.

Seguiu-se o exame nas casas sequestradas, tendente a averigurar ali existiam alguns quadros, e outras pinturas que merecessem ser tinadas para o museu. Para se conseguir este resultado se expedira as convenientes ordens.

Verificado que foi o exame de tudo, providenciou-se sobre a \* trega dos paineis e estampas que João Baptista Ribeiro escolhera, e \* bre o local onde fossem depositados esses objectos, até que definitivamente determinasse o governo a séde do museu.

Em portaria de 19 de julho de 1833 foi participado a João le ptista Ribeiro, que tendo a Junta da Administração da Companhia Geri das vinhas do Alto Douro posto á disposição do governo a sala da de desenho, no edificio da academia, para ali se recolherem provier riamente os paineis e estampas, devia o artista commissionado proder á competente e respectiva collocação.

Antes d'esta providencia tinha João Baptista Ribeiro elaborado el projecto de regulamento para o museu, querendo preparar con ante pação os meios de tornar uma realidade proveitosa o futuro estabele mento, no interesse do qual via boa vontade da parte do duque de literato, do ministro do reino, e das differentes repartições.

Esse projecto de regulamento merece ser conhecido dos leitario.

não só como excellente trabalho no ramo de bellas artes, senão tanhes

como documento de zeloso serviço de um portuguez estimavel, e incentivo para grandes commetimentos. Era concebido n'estes termos:

«Senhor.—A primeira abertura do Museu Portuense n'esta Heroica, e Fiel Cidade do Porto formará para sempre uma época memoravel na historia da Monarchia Portugueza, e a mais remota posteridade abençoará agradecida os paternaes cuidados e illustrada politica de V. M. I., como Regente em Nome de S. M. F., por ter dado pela prineira vez aos Portuguezes um centro de reunião ás producções da ate, da pintura, gravura, esculptura e architectura civil, onde regularmente poderão utilisar os artistas, alumnos, e em geral toda a Nação, por ser aquelle Estabelecimento destinado á propagação dos conhecimentos que tem por base fundamental aquellas artes, de maneira que todas as subalternas hão de florecer logo que aquellas sejão dignamente cultivadas: a Nação concorrerá ao Museu a declarar o seu gosto pelas Bellas Artes, e a caracterisar d'este modo a época actual: as obras magistraes que por ventura alli estejão, espalharão até nas ultimas classes do Povo o gosto do bello, o amor e o sentimento das Artes, e d'este habito de ver e comparar, resultará uma massa de conhecimentos adquiridos suavemente, e dos quaes o effeito, ainda que pouco sensivel em cada um em particular, se manifestará de uma maneira incontestarel nas reuniões publicas. Os artistas serão acolhidos com distincção. 0s amadores firmarão suas idéas. O Governo dando protecção a tal estabelecimento mostrará que marcha na mesma senda das nações civilisidas. O Museu recolherá proveitosamente a sentença do homem velho, o pensamento do menino, o juizo do litterato, o dito do homem do mundo, e os propositos do povo. Finalmente os artistas nacionaes com a suas producções, resolverão o problema de que a Nação Portugueza póde ter estabelecimentos onde se formem escolas privativas á similhança das outras Nações pollidas, como as de Berlim, Leide, Dresde, Utrecht, Middebourg, Franecker; as do Principe hereditario, e a do Museo collocado no antigo palacio do Principe d'Orange, nos Paizes-Baixos; a Galeria I. e R., a do Principe Nicolau, a do principe Metternick, e do Archiduque Carlos, em Vienna d'Austria; as de Zurich e Bâle na Suissa; 38 das cidades principaes d'Italia, Hespanha, França e Inglaterra. O Imperador d'Austria José II, mandou supprimir desde 1781 em seus estados hereditarios muitos conventos, e transportar á Galeria de Vienna 05 melhores paineis, sobre tudo os dos Paizes-Baixos e Lombardia. Na Prança devem todos os Museus, excepto o do Louvre, a sua existencia aos despojos dos conventos. Para obter pois fins similhantes, foi V. M. L Servido mandar por Portaria de 11 d'Abril do corrente anno, que

examinasse eu todas as pinturas, e estampas existentes nos conventos abandonados e casas sequestradas, e que levasse á Augusta Presença de Vossa Magestade Imperial uma informação circumstanciada a este respeito, o que cumpro da maneira seguinte:

- «Regulamento.—1.—Os paineis, estampas, livros proprios d'arte, bem como quaesquer outras producções pertencentes ao Museu serão franqueadas e collocadas em logar proprio, para alli serem copiadas, analysadas, e estudadas em qualquer sentido.
- e2.—Para este fim o Director do Museu dará bilhetes competentes às pessoas que os exigirem d'elle, para serem admittidas à casa d'estudo que será visinha da galeria, e aonde não poderão entrar pessoas que não sejam munidas d'aquelles bilhetes, a fim de evitar que o estudo seja perturbado. O Director não deverá indistinctamente dar bilhetes a todas as pessoas que os exigirem, mas só a quem mostrar capacidade e devoção pelo estudo, para desviar a ociosidade, e outros inconvenientes ruinosos a quem deseja estudar pelo amor das artes, evitando-se d'esta maneira a possibilidade de serem damnificados os originaes, que estão servindo de modelo. Os bilhetes serão pessoaes, e terão vigor por um anno.
- «3.—O director poderá guiar os estudos em qualquer genero de trabalho, sem comtudo tomar o caracter de mestre, mas de amigo das artes, tendo sempre em vista o augmento da instrucção publica, não só deixando desenvolver livremente a indole, caracter, e genio dos estudiosos, mas até evitando systematicamente o estylo escolar ou amaneirado, sempre nocivo á originalidade, que tamanho valor tem na republica das Bellas Artes.
- c4.—Para lhes dar todo o desenvolvimento, e formar artistas capazes de produzir obras originaes que acreditem a Nação Portugueza, convirá que depois de se ter estudado as bellezas dos quadres do Museu comparando as diversas escolas, aproveitando a melhoria de cada uma d'ellas, fortificando o espirito com a leitura dos melhores mestres, discutindo entre si os estudiosos, os pontos mais interessantes da theoria, e tendo preparado o espirito com a lição dos poetas classicos, estudem por fim o modélo vivo, desenhando-o, pintando-o, modelando-c em barro, ou em outra qualquer materia apropriada, a fim d'obterem idéas verdadeiras, firmes, exactas, sobre o que é da ultima importancia nas Bellas Artes; então será desterrado d'entre os artistas portugue zes o pessimo costume de trabalharem sobre principios puramente tradicionaes, por isso que lhes é vedado o conhecimento da verdade, ista é, o estudo do nú.

- «5.—A casa de estudo do Museu será provida de modelos naturaes, como, armas antigas e modernas, vestiduras, alfaias, tecidos exquisitos apropriados aos costumes para guiar o artista na composição dos quadros historicos, obras de esculptura, e decorações de architectura civil. Este é o unico methodo para conseguir producções de verdadeiro merecimento, por isso que derivam da propria verdade. Os depositos dos objectos que pertenceram aos conventos extinctos, fornecerão á casa de estudo o que o Director do Museu requisitar para preencher um bem de tamanha utilidade publica.
- •6.—O Museu estará aberto ao publico desde o primeiro de Outubro até o fim de Junho. Os mezes e dias feriados serão os mesmos que se guardam nas Academias, e o dia 12 de Outubro como anniversario do Augusto Fundador do Museu.
- •7.—O Publico terá entrada ás segundas e quintas feiras desde o primeiro de Outubro até ao fim de Março, da uma até ás quatro horas da tarde, e desde o primeiro de Março até o ultimo de Junho das tres ás seis. Os estudiosos serão admittidos nas terças, quartas, sextas e sabbados: desde Outubro até 31 de Março entrarão ás duas e sairão ás cinco da tarde, e desde Março até Junho ás tres e ás sete.
- «8.—Será mui louvavel que o Museu preste generosamente os utensilios necessarios aos estudantes faltos de meios, em quem o Director descubrir uma disposição feliz para se tornarem uteis á patria e a si, como, papel, lapis, pinceis, tintas, pannos e papeis aparelhados a oleo, cavaletes e tintas, compassos, regras, e tira-linhas, a exemplo do que se pratica em Genebra e em outras cidades que possuem estabelecimentos identicos.
- c9.—Haverá uma Exposição biennal publica e a ella serão admittidas as producções em desenho, pintura, esculptura, lithographia, desenho de architectura civil, obras escriptas sobre Bellas Artes, etc. e o Director qualificará as melhores de acordo com um Jury de quatro artistas que serão propostos pelo precitado Director, e approvados pelo Governo, e sobre a approvação plena d'este Jury serão conferidas duas medalhas de oiro de 15:000 rs. de pezo, que representem d'um lado o retrato de S. M. I.—D. Pedro Duque de Bragança Defensor da Liberdade—e no topo—Museu Portuense 1833—(época da fundação) e no tôpo o nome do agraciado.
- 40.—O amor da patria manda que as Bellas Artes apresentem aos coevos, e transmittam aos vindouros os assumptos portuguezes. Para animar pois dignamente os que se propozerem a este fim patriotico, havera um premio de 200:000 rs. para aquelle artista que apresentar na

Exposição uma producção sua original (n'este sentido) e dous de 100:00 rs. cada um para as duas immediatas em merecimento: e quando su ceda que algumas das obras premiadas seja considerada pelo Directo, de acordo com o Jury, unicos arbitros, digna de ser collocada no Muse, será avaliado em separado, e pago o seu trabalho aos artistas.

«Um dos premios de 100:000 mencionados n'este § poderi a conferido ao auctor de uma obra benemerita, que encha dignamente indicadas condições, posto que o assumpto d'ella não seja portugos qualidade essencialmente necessaria para se conferirem os outros dos premios.

- e14—Haverá um fundo no Museu destinado para estas despeza assim como para comprar as obras, em Bellas Artes, que se julgam necessarias no Museu, a fim de se ir preenchendo os diversos ramos a melhores escolas de pintura, gravura, lithographia e esculptura.
- 412.—É livre a todos os auctores de obras expostas no Musau terem-nas alli o tempo que lhes aprouver, não excedendo tres mes com tanto porém que ellas sejam decentes e não ataquem a moral publica.
  - «13.—Haverá um Director, um Ajudante e um Porteiro.
- «Pertence ao Director a obrigação de responder ao Governo por boa ordem, lustre, economia, e augmento d'este Estabelecimento. Des uma obra de composição sua, que fique para sempre no Museu, com testemunho da sua idoneidade, para ir d'este modo formando uma delecção de producções classicas nacionaes, que sirvão de nobre estima à mocidade estudiosa, e de ornamento à Historia Portugueza: que sem o qual não poderá nomear-se o Director. Escreverá a Historia de Exposições que se deverá imprimir.
- «O Ajudante terá a seu cargo, primeiro: a limpeza e conseração de todos os objectos do Museu, e para este effeito será tirado da das dos artistas: segundo: responderá ao Director por tudo o que é mais do Museu, e em consequencia deve ser affiançado por homens dise e abonados.
- «O Porteiro deverá obedecer-lhe em tudo que for concervent? bem do serviço deste Estabelecimento. Deos Guarde a V. M. I.

«Porto 11 de Junho de 1833.—João Baptista Ribeiro.»

Darei agora a palavra a João Baptista Ribeiro, por quanto de cessaria toda a exactidão em mencionar objectos artisticos:

«N'este estado de coisas fiz conduzir para o museu quanto la escolhido n'esta cidade (Porto); o que veiu de Tibães e Coimbra; \*

maneira que no dia 28 de julho (1834) teve o Museu Portuense a honra de ser visitado por SS. MM. FF. e II., sendo eu previamente avisado para minha intelligencia.

«Estavam então collocados na galeria 200 paineis, e perto de outros 200 por collocar; tres ricas mezas de marmore, e sobre uma d'ellas a famosa espada do sr. D. Affonso Henriques, declarada pelo immortal Duque de Bragança propriedade do Museu Portuense, como consta de documento expedido pelo ministerio do reino ao ex.<sup>mo</sup> Prefeito do Douro; uma linda escrivaninha de exquisito lavor marchetado de oiro e madre perola em tartaruga, que se diz ter pertencido a D. Fr. Bartholomeu dos Martyres. Este não parece o logar proprio para descrever o merecimento dos quadros e estampas que estão alli; bastará asseverar-se que os que havia no Museu de Tibães, e no Sanctuario dos Cruzios em Coimbra formam parte d'aquelle todo.

«No gabinete contiguo estão pendentes 32 estampas em molduras, onde os entendedoros de gravura tem que admirar.

«O museu possue além d'isto varios livros e cadernos de estampas de grande utilidade e interesse para as artes em geral: alguns poetas classicos, viagens, costumes, antiguidades, e historia de algumas nações; tudo em edições acompanhadas de estampas, onde os estudiosos podem analisar, comparar, conhecer, e meditar os diversos modos que os desenhadores e gravadores seguiram para caracterisar, desenvolver e exprimir os assumptos que pretenderam tratar.»

O duque de Bragança falleceu em 24 de setembro de 1834. Este acontecimento influiu para que um tanto afrouxasse o fervor na continuação dos trabalhos encetados.

No reinado da senhora D. Maria n veremos as providencias que a tal respeito se deram, e proseguiremos a historia do Museu Portuense.

Vimos, ha pouco, que a famosa espada de el-rei D. Affonso Henriques fora declarada pelo duque de Bragança propriedade do Museu Portuense. A este respeito cumpre-nos dizer duas palavras.

Quando el-rei D. Sebastião foi visitar o Mosteiro de Santa Cruz em Coimbra no anno de 1570, tomou nas mãos a referida espada e a beijou com reverencia; e dando-a depois ao prior, lhe disse que a guar-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Exposição historica da creação do Museu Portuense, com documentos officiaes para servir á historia das bellas artes em Portugal, e á do cerco do Porto, por João Baptista Ribeiro. Porto 1836.

dasse, por que ainda havia de valer-se d'ella contra os mourros de Africa.

Quando em 1578 se preparava para a satal expedição de Africa, escreveu (em data de 14 de março) ao prior, pedindo-lhe que lhe enviasse, por dois religiosos do convento, a espada e escudo d'aquelle grande e valeroso primeiro rei d'este reino D. Assono Henriques, porque esperava em Nosso Senhor que por esseito de taes armas alcançaria as victorias que o sundador da monarchia alcançara com ellas.

O prior leu a carta em capitulo (24 de março de 1578), e resolveu este unanimemente que se satisfizesse o pedido do soberano. N'esta conformidade mandou o prior limpar a espada, fazer-lhe uma bainha de veludo com sua ponteira de prata dourada, e uma caixa preta em que fosse metida; outrosim mandou fazer uma caixa preta para metter o escudo; tudo a fim de que estes preciosos objectos fossem com bastante resguardo e decoro.

Foi tudo entregue a el-rei D. Sebastião pelo vigario do mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, D. Jeronymo<sup>4</sup>.

Passa como certo que a espada de el-rei D. Affonso Henriques foi para a Africa; mas não tem, ou antes está muito longe de ter o mesmo grau de certeza que voltasse, depois de ter ficado esquecida na armada.

Agora registaremos as observações criticas sobre o facto de se dar ao Museu Portuense a espada que pertencia ao Mosteiro de Santa Cruz de Colmbra:

«Seja como for (o ter ou não voltado de Africa a espada), é crença geral que a espada que existia no santuario de Santa Cruz era a propria de el-rei D. Affonso Henriques; e assim, com que justiça foi em 4834 eshulhada a cidade de Coimbra d'esta preciosidade, para ser levada para a cidade do Porto?

Esta espada era propriedade do mosteiro de Santa Cruz, a que tinha incontestavel direito. Pois está na egreja d'este mosteiro o corpo ilo fundador da monarchia, e tira-se d'ahi a sua espada, sem motivo quo o justifique, para ser levada para outro local<sup>2</sup>?»

Voja: Memorias para a historia de el-rei D. Sebastião, por Diogo Barbosa Manhado.

() (innimbricense, num. 2672 de 4 de março de 1873:

#### MUSEUS E JARDINS BOTANICOS

Pelo decreto de 23 de Maio de 1834 foi o doutor José de Sá Ferreira dos Santos Valle nomeado director do Museu e Jardim Botanico, contiguos ao palacio da Ajuda, ficando por este modo nas circumstancias de abrir uma aula publica, na qual explicasse os elementos da sciencia agronomica com a clareza e methodo que mais conviessem á facilidade do ensino.

E por quanto a pratica deve justificar a theoria, concedia-se-lhe, para modelo e demonstração das doutrinas agronomicas, um local adequado na cêrca do extincto convento de Santa Maria de Belem.

No respectivo edificio estavam já os alumnos da Casa Pia.

O governo levava a mira em promover a agricultura, considerando esta como sendo a base mais firme da riqueza nacional; e a escolha do director nomeado recaía em pessoa que o mesmo governo tinha na conta de estar completamente habilitado para o desempenho dos encargos que lhe commettia.

No decreto eram mencionados os seguintes predicados que recommendavam o doutor José de Sá Ferreira dos Santos Valle, e vinham a ser os seguintes: fôra lente cathedratico da faculdade de philosophia na Universidade de Coimbra, com exercicio na cadeira de botanica e agricultura; visitara, durante a emigração pela causa da liberdade, os mais notaveis estabelecimentos ruraes de Inglaterra, França, Belgica; consultara os melhores professores d'aquelles paizes; e se enriquecera com os conhecimentos que a pratica tinha modernamente acreditado.

Do Jardim Botanico de Coimbra fallaremos quando a respeito da Universidade vier a proposito.

## OBRAS DE ESCRIPTORES PORTUGUEZES, IMPRESSAS EM PARIS E LONDRES (1828 A 1830), QUE NA CIDADE DO PORTO TIVERAM PUBLICIDADE

Do eximio publicista Silvestre Pinheiro Ferreira, as seguintes: Projectos de ordenações para o reino de Portugal. Observações sobre a Carta Constitucional. Cours de droit public interne et externe. Précis d'un cours de droit public.

Do insigne José Ferreira Borges:

Jurisprudencia do contracto mercantil de sociedade.

Principios de Syntelologia, comprehendendo em geral a theoris le tributo, e em particular observações sobre a administração e despus de Portugal, em grande parte applicaveis ao Brasil.

Commentarios sobre a legislação portugueza ácerca de avarias.

Synopsis juridica do contracto de cambio maritimo, vulgarmente denominado contracto de risco.

Cartilha do cidadão constitucional, dedicada á mocidade porte gueza.

Do immortal (J. B. S. L. de Almeida Garrett), depois visconde à Almeida Garrett:

Tratado de educação. 1829.

Portugal na balança da Europa ou do que tem sido, e do proceso de convém ser na nova ordem de coisas do mundo civilizado. 1832 Lyrica de João Minimo. 1829.

Adosinda, romance. 1828.

A lealdade em triumpho, ou a victoria da Terceira. 1830.

NB. Todas estas producções haviam sido impressas em Londe nos annos que ficam apontados.

De José Liberato Freire de Carvalho:

Ensaio historico-politico sobre a constituição e governo de Porto gal. 1830.

De Luiz Francisco Midosi:

O Expositor Portuguez, ou rudimentos de ensino da lingua reterna.

Nova grammatica das linguas portugueza e ingleza, dividida duas partes, e adaptada ao uso dos que aprendem uma ou outra in guagem.

Os escriptos diversos que n'este capitulo especificamos, só tiverse publicidade em Portugal depois da entrada do exercito libertador publicamente a venda.

#### PLANO DE ESTUDOS DA ILHA TERCEIRA

No anno de 1832 decretou o duque de Bragança, regente em nome da rainha, o plano de estudos da Ilha Terceira, do qual vamos dar noticia.

O relatorio do decreto de 24 de abril de 1832, apresentado pelo marquez de Palmella a S. M. I. o duque de Bragança contém as seguintes noticias litterarias, que devemos registar.

As cadeiras que na Ilha Terceira haviam sido creadas desde o anno de 1774 eram cinco de primeiras lettras, tres de grammatica latina, e duas de rhetorica, e de philosophia racional e moral. A estas cadeiras devia acrescentar-se: 1.º a academia creada em 1810 para os estudos mathematicos, e de fortificação; a academia creada pela regencia, em nome da senhora D. Maria II, em 1830, para os cadetes, academicos, e voluntarios emigrados n'aquella ilha; e duas escolas de primeiras lettras, instituidas no castello de S. João Baptista, para as creanças de um e outro sexo, destinadas principalmente para os filhos e filhas dos benemeritos militares aquartelados no dito castello 1.

¿Qual era o estado d'estes estabelecimentos em 1832?

Muitas d'aquellas cadeiras estavam então vagas, em razão da negligencia que tinha havido em as prover successivamente.

A Academia de Fortificação estava desde longo tempo extincta.

E, finalmente, a academia creada pela regencia não tardaria em extinguir-se com a saída da divisão estacionada na ilha.

N'estas circumstancias, por decreto de 24 de abril do indicado anno de 1832, foi estabelecido provisoriamente o seguinte plano de establecido:

1.º Cinco aulas de primeiras lettras; duas na cidade de Angra, uma na villa da Praia, uma na villa de S. Sebastião, e uma no logar de Santa Barbara. Cada um dos mestres das duas primeiras teria o vencimento de 1505000 réis, e os das tres aulas de fóra da cidade, teriam cada um 1205000 réis annuaes.

Da academia creada em 1810 démos as convenientes noticias no tomo m pag. 250 a 267. Da academia creada pela regencia, démos n'este tomo, pag. 2 a 4, as necessarias noticias: da escola no castello de S. João Baptista, pag. 4 e 5: da escola do sexo feminino, pag. 6.

T. Hugmento da terça parte do ordenado com bom resultado o methodo do

TE 1 2 Praia. O professor da 1.º teria o or-. 444 - 2: 2 2 2005000 reis.

averia mais: 1.º uma aula de rhetorica, micersal, antiga e moderna, tendo o pro-- 2000) reis; 2.º uma aula para o estudo dos es principios de physica geral, tendo man : Abbitou reis; 3.º uma escola de meninas, Talureza, regida por uma 4.4, e por Tenador de 1004000 réis, e 805000 réis. scrias ficariam sob a direcção e fiscali-A Treate superior politica, que existisse n'aquella d'entre os edificios publicos da s. ie 3. Sebastião, aquelles cujo local se ora and a ditas arias e escoa samuelade, e à commodidade dos habitantes, \* Commodidade, varias au-A  $N_{\nu}$ nos anin

. a 26 io abril de 1832) foi estabelecido que تتنسع. The same as the minor and as against a company of the same and the sam Ensau regulamento. gal. 1830.

De Luiz F-.. O Expositor

terna. Nova grammatiduas partes, e adapt guagem.

3-2 1 1 moducião do methodo do campo matuo - week par set mais edemonico, week conce-The major memore de discipules, reme out rapidez.

... reide fossem tidos un conta de labertiregulamento de recommendar mailo :7 1 bitura, des catherens appreEnsinar-se-hia a historia portugueza, ou pelos classicos, ou por algum compendio.

- 3.º O curso de rhetorica, e de philosophia racional e moral, seria biennal. Afóra todas as doutrinas da oratoria, e da philosophia, ler-se-hiam alguns classicos latinos, e dar-se-hiam noções da historia universal, antiga e moderna.
- 4.º Na aula de mathematica, além da arithmetica, da geometria plana, e dos principios de algebra, ensinar-se-hiam os elementos da geographia terrestre e espherica, e, a ser possivel, alguns principios de physica geral.
- 5.º Recommendava-se ás mestras das meninas que, além do objecto do ensino, inculcassem ás suas discipulas os habitos de recato, de economia, e de bom procedimento.
- 6.º Os alumnos poderiam ser recebidos: nas escolas de primeiras lettras desde a edade de 5 annos; nas de latim desde a edade de 8 annos; nas de philosophia e de historia desde a edade de 12 annos.

Nenhum individuo poderia frequentar por mais de quatro annos uma mesma aula.

Os professores, eram revestidos da auctoridade necessaria para despedir os respectivos discipulos, que se tornassem indignos de frequentar as aulas; dando, porém, conta nas informações semestres dos motivos da exclusão.

As meninas poderiam ser recebidas na respectiva escola desde cinco annos até doze.

- 7.º Em todas as aulas supra mencionadas seria gratuito o ensino.
- 8.º As instrucções regulavam tudo o que respeita a dias de lições, horario, feriados, ferias, segundo convinha diversamente á natureza especial das disciplinas e ao sexo dos alumnos.
- 9.º Não haveria numero determinado para alumnos; dependeria, sobretudo, da capacidade do local que fosse designado para o estabelecimento das aulas ou escolas.
- 40.º A auctoridade superior que tivesse na Ilha Terceira a delegação do governo seria encarregada da direcção e fiscalisação das aulas e escolas, com faculdade de suspender os mestres, e de mandar preencher provisoriamente os seus logares por outros. Deveria tambem receber no fim de junho, e fim de dezembro de cada anno informações semestres, contendo as noticias mais circumstanciadas a respeito do movimento do ensino e aproveitamento dos alumnos.
- 41.º Em quanto o governo não determinasse definitivamente o methodo de estudos, submetteriam os professores e mestres á approvação

da anctoridade superior os compendios e livros de que pretendessem fazer uso.

12.º Os professores e mestres ficavam obrigados a expor a exame publico, no fim dos annos lectivos, os alumnos que mais se houvessem distinguido, para serem examinados sobre as disciplinas que houvessem aprendido.

#### PLAND DE ESTUDOS PARA AS ILHAS DE S. INICHEL E DE SANTA MARIA

Pelo decreto de 24 de abril de 1832 tinha sido estabelecida a organisação provisoria das escolas e aulas publicas sustentadas á custa do estado na liha Terceira.

O ministro que referendara aquelle decreto, o marquez de Palmella, entendeu ser de razão e de justiça que uma tão util providencia se estendesse successivamente ás demais ilhas dos Açores, começando pela de S. Miguel, merecedora de toda a attenção do governo pela sua importancia, riqueza, numero e industria dos seus habitantes.

O desenvolvimento da instrucção publica, no conceito do ministro, havia de contribuir poderosamente para o progresso da prosperidade d'aquella ilha; e na proporção de tal progresso augmentar-se-hiam as escolas, maiormente quando a acção do governo podesse ser exercitada mais efficamente nos diversos ramos da administração.

Era força que em 1832, nas circumstancias excepcionaes do tempo, não fosse o governo tão largo como cumpria no tocante ao estabelecimento de escolas; assim mesmo havia um acrescimo de despeza com as agora decretadas: «sacrificio por certo bem empregado (dizia o ministro), se por meio d'elle se conseguir melhorar a educação da classe pobre dos habitantes, e que concurrerá para lhes fazer abençoar o systema do governo illustrado e benefico, que a Carta Constitucional promette á nação portugueza.»

O artigo 1.º do decreto era assim concebido:

Haverá nas ilhas de S. Miguel e de Santa Maria as seguintes aucusta do governo, independentemente das que possam ser estadas por conta das camaras municipaes, ou de individuos particua saber: treze aulas de primeiras lettras, trex de grammatica lauma aula de philosophia e rhetorica, uma aula dos elementos das maticas e dos principios de physica gural, e duas escolas de meO artigo 2.º continha a distribuição das aulas e escolas pelas diversas localidades mais importantes das ilhas de S. Miguel e de Santa Maria.

Parà satisfazermos de prompto a curiosidade de algum leitor, a quem interesse o assumpto, indicaremos aqui a distribuição:

### Cidade de Ponta Delgada:

Aula dos elementos de mathematica e de principios de physica geral.

Aula de philosophia e de rhetorica, com um lente e substituto.

Uma aula de grammatica latina.

Duas escolas de primeiras lettras.

Uma escola de meninas, com uma 1.º e uma 2.º mestras.

#### Termo da cidade:

Nos Fanaes da Luz. Uma escola de primeiras lettras. Em Rabo de Peixe. Uma dita.

## Termo e villa da Ribeira Grande:

Uma aula de grammatica latina.

Duas escolas de primeiras lettras.

Uma escola de meninas, com uma 4.º, e uma 2.º mestras.

Termo de Villa Franca do Campo: Uma aula de grammatica latina. Uma escola de primeiras lettras.

Termo da villa de Nordeste: Duas escolas de primeiras lettras.

Termo da villa da Alagóa: Uma escola de primeiras lettras.

Termo e villa da Agua de Pau; Uma escola de primeiras lettras.

Termo do Porto na ilha de Santa Maria: Uma escola de primeiras lettras.

Logar do Espirito Santo, na mesma ilha: Uma escola de primeiras lettras. O•artigo 3.º fixava os ordenados dos professores, mestres e mestras.

A este respeito sómente especificaremos duas circumstancias, e vem a ser: 1.2, que na villa da Ribeira Grande e em Villa Franca do Campo os professores de grammatica latina perceberiam o terço mais de seus vencimentos, se ensinassem com aproveitamento, além da grammatica latina, os principios da lingua franceza; 2.2, que nas aulas de primeiras lettras, em que se introduzisse com bom resultado o methodo do ensino mutuo, receberiam os mestres o augmento da terça parte dos seus ordenados.

Determinava depois o decreto, que o professor de philosophia e rhetorica désse um curso biennal; que nas aulas de latinidade se ensinasse tambem a grammatica e a historia portugueza; e, finalmente, que nas escolas de meninas se ensinasse a ler, escrever e contar, bem como os trabalhos de costura.

Todas as escolas das ilhas de S. Miguel e de Santa Maria ficariam sob a direcção e fiscalisação da auctoridade superior administrativa que presidisse à governação das mesmas ilhas. Baixavam logo com o decreto as instrucções regulamentares para as aulas e escolas, a que elle se referia. Eram a reproducção litteral das de 24 de abril de 1832, decretadas para o plano de estudos da Ilha Terceira, das quaes démos noticia no capitulo antecedente.

Destinar-se-hiam, d'entre os edificios publicos da cidade e das villas, aquelles que mais adequados fossem para o estabelecimento das escolas; devendo reunir-se no mesmo local varias aulas, quanto fosse possivel. Nos logares, porém, onde não houvesse edificios publicos, alugar-se-hiam á custa do governo casas proprias para tal destino.

Designadamente dispunha o decreto, que a auctoridade superior administrativa da mencionada ilha de S. Miguel désse as providencias necessarias para se abrirem cursos de sciencias ecclesiasticas em algum dos conventos que na mesma ficava existindo.

## PROVIDENCIA CIVILISADORA EM BENEFICIO DOS POVOS DAS POSSESSÕES ULTRAMARINAS

Pelo decreto de 31 de dezembro de 1833 foi determinado que seriam convidados duzentos sacerdotes d'entre o clero secular e regular, homens de reconhecida virtude, sciencia, e zelo pela religião, e bem estar de seus semelhantes, para passarem ás provincias de Africa, e

Asia, e ali, distribuidos pelos respectivos prelados, irem parochiar nas egrejas, prégar o Evangelho, e instruir aquelles povos por espaço de seis annos, a contar do dia do seu embarque.

Venceriam as competentes congruas; seriam transportados na ida e volta á custa do estado; teriam preferencia no provimento de beneficios; e receberiam uma gratificação de 1505000 réis.

Os ecclesiasticos que não fossem empregados no serviço das egrejas venceriam as mesmas congruas, e a gratificação arbitrada aos outros, devendo empregar-se em ensinar o cathecismo e a lingua portugueza em escolas publicas.

Não poderia haver missão mais recommendavel, do que a exposta n'este diploma; devendo por isso acreditar-se que acudiriam ao chamamento, até ao numero fixado, os sacerdotes que tivessem as condições exigidas para exercer funcções parochiaes, ou para ministrar o ensiao do cathecismo e da lingua portugueza. Afóra, porém, a respeitabilidade da missão, tinha esta bastantes vantagens para os sacerdotes que se prestassem a desempenhal-a. Tudo, pois, fazia crer que o pensamento do governo se converteria em realidade, proveitosa para os povos das nossas possessões ultramarinas.

Mas... a providencia civilisadora exarada no citado decreto não passou do papel em que fôra escripta!

## PROVIDENCIAS ESPECIAES A RESPEITO DA INSTRUCÇÃO PUBLICA E OUTRAS QUE MERECEM COMMEMORAÇÃO HONROSA

Pela portaria de 6 de severeiro de 1833 soi ordenado ao procurador geral da coróa, que distribuisse pelos seus subordinados os exemplares, que lhe eram remettidos, do extracto das *Instituições* de Mayer, vertidas em portuguez, e lhes recommendasse a leitura de um escripto que encerrava sabios principios, desenvolvidos com a necessaria clareza, sobre as suncções que lhes cabe exercitar como delegados do governo.

Aos prefeitos das provincias oriental e occidental dos Açores foi expedido um aviso, datado de 16 de julho de 1832, ordenando-lhes que recommendassem ás camaras municipaes o estabelecimento de uma escola, pelo menos, de primeiras lettras em cada concelho.

Deviam as camaras aproveitar para este fim a disposição do artigo 4.º do decreto de 29 de março de 1832.

O•artigo 3.º fixava os ordenados dos professores, mestres e mestras.

A este respeito sómente especificaremos duas circumstancias, o vem a ser: 1.\*, que na villa da Ribeira Grande e em Villa Franca de Campo os professores de grammatica latina perceberiam o terço mais de seus vencimentos, se ensinassem com aproveitamento, além da grammatica latina, os principios da lingua franceza; 2.\*, que nas aulas de primeiras lettras, em que se introduzisse com bom resultado o methodo do ensino mutuo, receberiam os mestres o augmento da terça parte dos seus ordenados.

Determinava depois o decreto, que o professor de philosophia e rhetorica desse um curso biennal; que nas aulas de latinidade se en sinasse tambem a grammatica e a historia portugueza; e, finalmente que nas escolas de meninas se ensinasse a ler, escrever e contar, ben como os trabalhos de costura.

Todas as escolas das ilhas de S. Miguel e de Santa Maria ficariam sob a direcção e fiscalisação da auctoridade superior administrativa que presidisse à governação das mesmas ilhas. Baixavam logo com o decreto as instrucções regulamentares para as aulas e escolas, a que elle se referia. Eram a reproducção litteral das de 24 de abril de 1832, decretadas para o plano de estudos da liha Terceira, das quaes démos noticia no capitulo antecedente.

Destinar-se-hiam, d'entre os edificios publicos da cidade e das villas, aquelles que mais adequados fossem para o estabelecimento de escolas; devendo reunir-se no mesmo local varias aulas, quanto fosse possivel. Nos logares, porém, onde não houvesse edificios publicos, alugar-se-hiam à custa do governo casas proprias para tal destino.

Designadamente dispunha o decreto, que a auctoridade superior administrativa da mencionada ilha de S. Miguel désse as providencia necessarias para se abrirem cursos de sciencias ecclesiasticas em des conventos que na mesma ficava existindo.

## PROTENCIA CITURADORA EN REVERTOS DOS POVOS DAS PONSESSORS CLIRAMARITAS

Pelo decreto de 31 de dezembro de 1833 foi determinado que se rism convidados dezentos sacerdotes d'entre o clero secular e regular homens de reconhecida virtude, sciencia, e zelo pela religião, e ben estar de seus semelhantes, para passarem às provincias de Africa, e



Asia, e ali, distribuidos pelos respectivos prelados, irem parochiar nas egrejas, prégar o Evangelho, e instruir aquelles povos por espaço de seis annos, a contar do dia do seu embarque.

Venceriam as competentes congruas; seriam transportados na ida e volta á custa do estado; teriam preferencia no provimento de beneficios; e receberiam uma gratificação de 1505000 réis.

Os ecclesiasticos que não fossem empregados no serviço das egrejas venceriam as mesmas congruas, e a gratificação arbitrada aos outros, devendo empregar-se em ensinar o cathecismo e a lingua portugueza em escolas publicas.

Não poderia haver missão mais recommendavel, do que a exposta n'este diploma; devendo por isso acreditar-se que acudiriam ao chamamento, até ao numero fixado, os sacerdotes que tivessem as condições exigidas para exercer funcções parochiaes, ou para ministrar o ensino do cathecismo e da lingua portugueza. Afóra, porém, a respeitabilidade da missão, tinha esta bastantes vantagens para os sacerdotes que se prestassem a desempenhal-a. Tudo, pois, fazia crer que o pensamento do governo se converteria em realidade, proveitosa para os povos das nossas possessões ultramarinas.

Mas... a providencia civilisadora exarada no citado decreto não passou do papel em que fôra escripta!

# PROVIDENCIAS ESPECIAES A RESPEITO DA INSTRUCÇÃO PUBLICA E OUTRAS QUE MERECEM COMMEMORAÇÃO HONROSA

Pela portaria de 6 de fevereiro de 1833 foi ordenado ao procurador geral da corôa, que distribuisse pelos seus subordinados os exemplares, que lhe eram remettidos, do extracto das *Instituições* de Mayer, vertidas em portuguez, e lhes recommendasse a leitura de um escripto que encerrava sabios principios, desenvolvidos com a necessaria clareza, sobre as funcções que lhes cabe exercitar como delegados do governo.

Aos prefeitos das provincias oriental e occidental dos Açores foi expedido um aviso, datado de 46 de julho de 1832, ordenando-lhes que recommendassem ás camaras municipaes o estabelecimento de uma escola, pelo menos, de primeiras lettras em cada concelho.

Deviam as camaras aproveitar para este fim a disposição do artigo 4.º do decreto de 29 de março de 1832.

Expressava-se a consideração de ser necessario, para felicidade dos povos e consolidação das saudaveis instituições liberaes, que se facilitem os meios de generalisar, quanto possivel seja, a instrucção primaria.

Revela grande interesse pela instrucção publica uma circular da prefeitura da provincia da Estremadura, datada de 19 de fevereiro de 1834.

Exigia uma relação exacta do numero das escolas de primeiras lettras, não gratuitas; titulo ou permissão com que foram abertas; numero dos alumnos que as frequentavam; livros adoptados para o ensino.

Outrosim exigia uma relação das escolas de ensino mutuo, e a comparação d'estas com as de ensino simultaneo.

E, finalmente, exigia uma relação de quaesquer aulas gratuitas de sciencias, artes, etc.; devendo especificar-se as mais miudas declarações.

Recommendava aos professores que desempenhassem com o maior zelo os seus deveres, lembrando-lhes o grande serviço que faziam á sociedade. Deviam fomentar no ensino de seus discipulos a vontade de estudar, o conhecimento dos direitos dos cidadãos, o amor da patria, e o respeito pelos seus superiores, a fim de que viessem a formar-se filhos obedientes, cidadãos generosos, subditos fieis.

A provisão de 18 de julho de 1834 mandou reintegrar os professores que haviam sido expulsos pelo governo transacto.

Mandou tambem exonerar aquelles que haviam commettido crimes; pois, embora tivessem sido perdoados, nem por isso eram dignos de exercer cargos publicos, para os quaes se requerem severas qualidades moraes e políticas.

Citavam-se os decretos de 3 e 6 de agosto de 1833, e o § 3.º do de 27 de maio de 1834, bem como as portarias de 7 e 9 de junho a respeito dos empregados da Universidade.

Pela portaria de 10 de setembro de 1834 foi declarado que nas preseituras se devia proceder á liquidação do que se estivesse devendo aos diversos empregados no ramo da instrucção publica; e que pelas mesmas preseituras haviam de ser competentemente processadas as solhas para regular o pagamento dos vencimentos correntes e suturos dos mesmos empregados.

A prefeitura de Lisboa recommendou aos provedores dos conce-

# RECOLHIMENTO DOS ORPHÃOS, DA CIDADE DO PORTO, DENOMINADO «DE NOSSA SENHORA DA GRAÇA»

No tomo v, pag. 280 e 281, démos uma breve noticia d'este recolhimento ou collegio, referindo-nos a informações que obtiveramos em 1863.

Compulsando agora a Chronica Constitucional do Porto, encontramos na data de 18 de dezembro de 1832 uma noticia curiosa a respeito do mesmo estabelecimento, a qual julgamos dever mencionar, tanto mais quanto se refere ao periodo da regencia do duque de Bragança, de que ora tratamos.

No dia 17 de dezembro do referido anno de 1832 foi a camara municipal visitar o recolhimento, que está commettido á sua inspecção. A visita da camara teve por objecto, como é estylo, examinar a saude dos alumnos, sua educação, o estado do seu adiantamento, a limpeza do edificio, e as contas apresentadas pelo reitor.

Até ao anno de 1804 aprendiam os orphãos a grammatica portugueza, a latina, e desenho; desde então por diante, em virtude da encorporação da Academia de Marinha e Commercio no mesmo edificio, participavam os mesmos orphãos dos estudos das mathematicas, commercio, logica, linguas franceza e ingleza, afóra os estudos anteriores.

«Vestem os orphãos tunica, e murça branca com uma cruz aspada de panno encarnado, correia e barrete preto.»

Pelos estatutos sómente se admittem trinta orphãos; mas ordinariamente concede-se entrada a maior numero, bem como a pensionistas, os quaes recebem a mesma educação dos orphãos, mediante paga, e com differença de trajo.

«No decurso de 212 annos, desde a fundação até hoje (dezembro de 1832), sairam d'este notavel collegio, entre orphãos e pensionistas, para differentes empregos publicos, artes, sciencias e officios, 1285 alumnos.»

São muito interessantes as noticias historicas seguintes:

«Foi fundada a ermida do Collegio dos orphãos no anno de 1150 pela rainha D. Mafalda, esposa de el-rei D. Affonso Henriques, quando este monarcha fundou tambem o Recolhimento de senhoras recolhidas do Anjo, no outro lado do mesmo campo (da Cordoaria).—Balthasar Guedes, presbytero secular, natural d'esta cidade, e da freguezia da Sé

(então chamada de S. Pantaleão), foi em 1620 o fundador do collegio que annexou á mencionada ermida da invocação de Nossa Senhora da Graça.

—Seu irmão Pantaleão da Cruz, mudo de nascimento, foi mendigar pelo Brasil, d'onde mandou e trouxe avultadissimas sommas que chegaram para a edificação dos tres espaçosos dormitorios e egreja, de que ainda muitos se lembram, antes da sua renovação. Conta-se que este celebre philantropo em suas peregrinações trazia ao pescoço um quadro que representava a Virgem acolhendo os innocentes orphãos que lhe pediam amparo. Terna e persuasiva linguagem que a engenhosa caridade de um mudo tornou tão proveitosa ao seu benefico intento 1/2

Devo mencionar uma resolução que em data de 15 de fevereiro do anno de 1833 foi tomada a respeito dos alumnos do recolhimento, e consta do seguinte annuncio:

Achando-se o Real Collegio da Graça e meninos orphãos desta cidade algum tanto exhausto de meios, não só porque os rebeldes dilapidaram alguns dos dinheiros que lhe pertenciam, e levaram comsigo muitos titulos e livros delle, se não tambem por que as suas rendas tem diminuido, e as despezas augmentado consideravelmente em rasão das circumstancias actuaes; e não convindo por outra parte que em um recinto tão pequeno, e tão sujeito aos projecteis inimigos, se achem apinhoados tantos meninos orphãos como os que alli existem,—convida a Commissão Municipal, na qualidade de inspectora e administradora do referido collegio, todos e quaesquer negociantes que precisarem empregados para os seus escriptorios ou lojas, desde a edade de dez até quinze annos, para que queiram dirigir-se ao padre Antonio Xavier Pacheco, reitor do mesmo collegio, e entenderem-se com elle a respeito dos respectivos ajustes e condições 2.»

#### SEMINARIO PATRIARCHAL

Pelo decreto de 21 de janeiro de 1834 foi destinado o real convento de Mafra para morada dos conegos regrantes de Santo Agostinho, que sairam do real mosteiro de S. Vicente de Fóra. Á communidade dos mesmos conegos regrantes seria entregue em deposito a bibliotheca

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chronica Constitucional do Porto, num. 135, de 19 de dezembro de 1832.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Idem, num. 40, de 15 de fevereiro de 1833.

do convento de Mafra, do mesmo modo que a mobilia e alfaias respectivas.

Era encorporado nos proprios nacionaes o real mosteiro de S. Vicente de Fóra, e destinado para residencia do cardeal patriarcha de Lisboa e seus successores; bem como para o estabelecimento do Seminario patriarchal, e da camara ecclesiastica; e, finalmente, para residencia dos mestres e mais empregados.

As aulas do Seminario patriarchal, em sendo regulados os seus estudos, tornar-se-iam publicas, e seria gratuito o ensino para todos quantos quizessem aproveitar-se d'elle.

NB. No real convento de Mafra estavam os religiosos menores reformados da provincia de Santa Maria d'Arrabida. O governo determinou que elles fossem habitar diversas casas do seu instituto; e desde logo passaram para o convento de Mafra os conegos regrantes de Santo Agostinho que moravam no mosteiro de S. Vicente de Fóra, ao qual se dava o destino que deixamos indicado.

## SOCIEDADE DE INSTRUCÇÃO PRIMARIA EM LISBOA

Pela portaria de 29 de março de 1834 soi auctorisado o estabelecimento, e approvado o regulamento da Sociedade de Instrucção Primaria.

O fim a que se propunha esta sociedade «era divulgar entre todas as classes dos cidadãos os conhecimentos, primeiros elementos e base de toda a instrucção, e promover a educação como meio de aperfeiçoamento da moral e do physico do homem, e da sua aptidão para quaesquer empregos, a que seja chamado pela sua posição no circulo social.»

A sociedade considerava como instrucção primaria o ensino de ler, escrever, grammatica portugueza, arithmetica, desenho linear, e trabalhos manuaes do sexo feminino. Era isto o que se dedicava a promover com todas as suas forças.

Consagrava-se tambem á educação moral e christã.

E, finalmente, pretendia animar o ensino dos primeiros rudimentos da musica, e a introducção dos exercicios gymnasticos, como parte da educação physica.

Eram estes os meios que havia de empregar para conseguir o seu fim:

- 1.º Estabelecimento de escolas para meninos e meninas, pelos methodos aperfeiçoados.
- 2.º Composição, traducção e impressão de tabellas e livros elemetares para instrucção dos meninos, e de compendios para dirigir o professores.
- 3.º Premios para composição e publicação de livros elementas; e recompensas aos mestres que mostrassem mais zelo e intelligencia u direcção de suas escolas.
- 4.º Publicação, em occasião opportuna, de um periodico sobre de jectos de instrucção primaria e de educação, a fim de propagar as idia que tendem ao aperfeiçoamento d'estes dois ramos importantes <sup>1</sup>.

Faz gosto encontrar entre as pessoas que assignaram o projectide regulamento d'esta sociedade, e foram por consequencia os proptores da muito recommendavel instituição, os nomes illustres dos de ques de Palmella e da Terceira, dos marquezes de Loulé e de Frontein, dos condes da Taipa e do Farrobo, do barão de Sá da Bandeira, de logoso, de Mousinho de Albuquerque, de Almeida Garrett.

Entre as senhoras que assignaram o mesmo projecto de regulmento encontram-se os nomes da senhora infanta D. Anna de Jesus, de duquezas de Palmella e da Terceira; das marquezas de Alvito e de la geja, das condessas de Subserra e Rio Maior, etc.

Os estatutos da sociedade, que mais tarde foram approvados, é vidiam os socios em duas classes, com a designação de contribuismo ou subscriptores, e de correspondentes ou honorarios.

Especificavam os encargos e os direitos dos socios de cada um das classes apontadas.

Estabeleciam um conselho administrativo, encarregado do desenpenho dos fins da sociedade, e da administração dos seus fundos.

Particularisavam os deveres do presidente e do 1.º secretario, de vice-presidente e do 2.º secretario.

Creavam as seguintes commissões: dos fundos; de inspecção; à aperfeiçoamento; da secretaria; e de uma especial para inspeccionar secolas de meninas.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Veja a integra do regulamento na Chronica Constitucional de Lisbos, 102. 138, de 13 de junho de 1834.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Estatutos da Sociedade de Instrucção Primaria. Approvados pela asemble geral na sessão de 22 de junho de 1836.

Veremos no reinado da senhora D. Maria  $\pi$ , o desenvolvimento de teve esta sociedade.

#### TRABALHOS GEODESICOS

### 1833

A portaria que passamos a registrar é o ponto de partida da reovação dos trabalhos que n'estes ultimos quarenta e tres annos, com iversas alternativas e intermittencias, chegaram ao estado brilhante em ue hoje os vemos.

Eis-aqui a indicada portaria:

«Manda o Duque de Bragança, Regente em nome da Rainha, parcipar ao brigadeiro Pedro Folque, que Houve por bem nomear para eu Ajudante o Segundo Tenente da Armada Filippe de Sousa Folque, fim de o coadjuvar não só na commissão de inspector dos Telegrahos, de que se acha especialmente encarregado, mas para que o mesno Segundo Tenente com os seus conhecimentos geodesicos o possa uxiliar na compilação de trabalhos, que provavelmente terá sobre a riangulação do Reino, em que o dito brigadeiro esteve empregado depaixo das ordens do Lente da Academia Real da Marinha, Ciera: ficando la intelligencia de que será muito do agrado de S. M. I. ver que um rabalho tão bem dirigido na sua origem e de tanta despeza para a Naão, não fica em consequencia de omissão indesculpavel sem aquelles sclarecimentos que o podem tornar de summa utilidade para o futuro, sem os quaes se não póde marcar o grau de confiança que observaões já feitas merecem. Paço das Necessidades em 12 de setembro de 833.—Agostinho José Freire.»

Suum cuique. João Ferreira Campos diz nos seus Apontamentos elativos á instrucção publica:

«Lisongeamo-n'os de ter tambem por um feliz acaso dado origem Commissão Geodesica, que depois pela sua excellente direcção se torou uma importante Repartição do Estado. Por occasião de termos sido ncarregados da redacção de uma Portaria, nomeando o sr. Folque Ajulante do Director dos Telegraphos, ponderámos ao Ministro da Mariha, que era então Agostinho José Freire, quanto seria util que aquelle enhor fosse encarregado de colligir os documentos, que se podessem incontrar sobre os antigos trabalhos geodesicos; idéa, que sendo logo

abraçada pelo ministro, fez que se expedisse nos termos em que le concebida a primeira Portaria, que menciona a citada Memoria.»

## 1834

Com referencia aos Trabalhos Geodesicos devemos mencionar a portaria que o governo dirigiu, em data de 20 de agosto, a todos os prefeitos das provincias:

\*Havendo S. M. I. o duque de Bragança, regente em nome à Bainha, determinado que se continuem os trabalhos da triangulação levantamento da carta geographica do reino, ordena, que se preste Commissão encarregada daquelles trabalhos o auxilio de que carece e assim o manda participar ao prefeito da provincia de..., para o excutar na parte que lhe toca; fazendo as participações necessarias a todas as auctoridades da sua competencia, para egualmente o cumprem.»

O aviso de 13 de setembro deu um impulso effectivo aos trablhos geodesicos, como os leitores passam a ver:

«Sendo necessario concluir a Triangulação do Reino, a fim de que um trabalho tão bem dirigido em seu principio, e de tanta despendara a Nação, não fique, por uma omissão indesculpavel, sem aquello esclarecimentos, que o podem tornar de summa utilidade para o futuro, e sem os quaes se não poderá marcar o grau de confiança que mere cem as observações já feitas: S. M. I, o Duque de Bragança, Regente em nome da Rainha, He Servido determinar que o Brigadeiro Commandante interino do Corpo de Engenheiros, Pedro Folque, seja encarregado de continuar os trabalhos da mesma Triangulação; o que Espero dito Brigadeiro desempenhará cabalmente, por assim confiar do selo, conhecimentos scientíficos, e experiencia adquirida de taes trabalhos: e He outro sim o Mesmo Senhor Servido Nomear para servir de baixo de suas ordens nesta importante commissão o Capitão addido preferido Corpo, Filippe Folque.»

Ai.

#### UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Pouco temos que noticiar a respeito d'este estabelecimento scienfico durante a regencia do duque de Bragança; por quanto só foi berta a Universidade no anno lectivo de 1834-1835, já no começo do einado da senhora D. Maria II.

Um lente da Universidade, alludindo á guerra civil que ardeu em ortugal desde 1828 a 1834, e desviou do estudo das lettras e das ciencias a mocidade, diz com razão:

«Fechada a Universidade durante o maior ardor da guerra civil, ó foi aberta no anno lectivo de 1834 a 1835. Os estudos geraes coninuaram desse anno em diante; e, a ajuizarmos pela primeira acta, que encontrámos, da Congregação da faculdade de theologia, de 24 de maio de 1836, presidida pelo doutor Luiz Manuel Soares, vice-reitor interino, as cousas parece terem seguido o seu curso normal nesta faculdade, apesar do numero diminuto de estudantes que frequentavam as suas aulas, devido isso de certo ao abalo violento por que a nação acabava de passar. -- Effectivamente o receio, por parte de uns, a esperança arraigada e teimosa de uma proxima restauração do velho regimen politico decahido, por parte de outros, que tinham por ephemero e intruso tudo o que o novo regimen instituira; e, em geral, o desanimo, e o desamor pela sciencia, vistas as poucas garantias e vantagens que offereciam os titulos litterarios; faziam que as aulas fossem poucas e muito pouco frequentadas. De 1835 a 1836 apenas quatro estudantes frequentaram as aulas do curso theologico 11>

Pelo decreto de 5 de agosto foi declarado, que os bachareis formados em direito civil ou canonico pela Universidade de Coimbra podiam exercer o officio de advogados perante todo e qualquer juizo inferior ou tribunal de provimento ou portaria; devendo comtudo previamente apresentar as suas cartas de formatura, titulo ou diploma equivalente, a fim de se lhe mandar tomar assento pela respectiva auctoridade que presidisse ao tribunal ou juizo.

Eram exeptuados d'esta regra aquelles que tivessem contra si sen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Esboço historico da faculdade de theologia... pelo doutor Manuel Eduardo da Motta Veiga.

ença condemnatoria de prisão ou degredo, em quanto durassem seus fícitos, ou estivessem suspensos por erro ou abuso do seu officio.

O artigo 3.º d'este decreto, nobremente inspirado a favor dos deslitosos, continha esta benefica disposicão.

«Todo o advogado deve obedecer á auctoridade competente, que nomear para defender qualquer reu pobre ou impossibilitado; no caso e se recusar, não tendo legitimo impedimento, a esta mui nobre e imortante funcção, poderá ser suspenso, guardando-se a este respeito o pe é conforme ao direito e estilos do reino.»

Pelo decreto de 21 de agosto foram habilitados os academicos de ursos juridicos, que até ao tempo de pegarem em armas em 1828 freuentaram as aulas do quarto anno, para poderem, depois de feito e cto das disciplinas do mesmo anno, gosar do beneficio concedido pele rtigo 1.º do decreto de 8 de março do mesmo anno.

NB. O decreto de 8 de março citado no de 21 de agosto, amplios s disposições da portaria de 8 de maio e do decreto de 27 de jumbo e 1831.

Dispensou dos respectivos actos e exames os estudantes da Uniersidade de Coimbra, que tivessem sido competentemente habilitados ara os fazerem; e declarou habeis para os logares de lettras os bachasis das faculdades jurídicas, em taes circumstancias, não obstante a ilta dos seus actos de formatura e mais habilitações subsequentes.

A dispensação dos respectivos actos e exames abrangia tambem: .º os estudantes que em 1826 fizeram parte do corpo militar acadetico e serviram até que elle foi dissolvido; 2.º os que tomaram as artas em 1828; 3.º os que depois de consummada a usurpação serviram os Açores; 4.º os que se alistaram depois da entrada do exercito kertador no reino.

#### 1834

Pela portaria de 23 de maio foi declarado que devia considerar-e ztincto o Juizo da Conservatoria da Universidade, como foro privileiado, visto não se achar feita, em quanto ás causas que n'elle se travam, excepção á regra geral estabelecida na carta constitucional da sonarchia, e no decreto num. 24 de 16 de maio de 1832, on em utro.

Declarava outro sim o governo, que ainda quando devesse subsisir o Juizo da Conservatoria, a elle governo, e não ao vice-reitor connagestade imperial por seu merecimento e mais partes, e por ter dado provas de lealdade á causa do throno legitimo e da liberdade.

Esta ultima declaração importava uma censura ao vice-reitor, que ncompetentemente nomeara para o logar de vice-conservador o doutor oaquim José Paes, oppositor da faculdade de leis.

Em Evora tinha ficado um *prélo*, com todos os seus pertences, que poverno transacto tirára da Universidade.

Pela portaria de 12 de junho foi mandado restituir tudo á mesma Jniversidade.

Pelo decreto de 16 de junho se determinou que fosse dissolvido corpo de Voluntarios Academicos no dia 20 do mesmo mez.

O governo dava testemunho das provas de patriotismo e valor que aquelle corpo havia dado, e ás respectivas praças assegurava que mereceriam consideração especial as pretenções que perante o mesmo governo tivessem.

Pela portaria de 1 de julho foi aceita, com agradecimento e louvor, a offerta que o doutor Antonio de Santo Illidio da Fonseca e Silva fez das plantas mais raras do jardim floristico de que era possuidor na quinta de S. Bento de Coimbra.

O mimoso presente era feito em beneficio do jardim botanico da Universidade.

O decreto de 12 de julho admittiu a fazerem actos de formatura os academicos, que, frequentando em 1828 a Universidade, não poderam conseguir fazer aquelles actos, em razão dos acontecimentos politicos e por sua adhesão á causa da liberdade.

Pelos decretos de 14 de julho se procedeu á organisação do corpo cathedratico da Universidade.

Foram nomeados para lentes das diversas faculdades os doutores que davam testemunho de adhesão á causa da liberdade.

A carta regia de 45 do mesmo mez e anno demittiu os lentes das diversas faculdades da Universidade, que ou por desaffectos aos principios liberaes, ou por incapacidade, entendeu o governo não deverem estar empregados no ensino publico.

A cartá regia formulava assim o fundamento da demissão:

«Não convindo ao serviço de S. M. F., e da patria, que as pessoas

abaixo declaradas continuem a ser empregadas no ensino publico pela principios políticos que professam, ou pela sua incapacidade: Hei principios demittir, etc.»

A este respeito diz um lente da Universidade:

« Terminada em fim a guerra civil, e restabelecida em todo o reissa a auctoridade da rainha, era de urgente necessidade que se abrissen a aulas de instrucção superior, e que se proseguisse no ensino das some cias interrompido havia tres annos. Antes de se inaugurarem os trablhos academicos, o governo teve o cuidado de reformar o corpo cabedratico e de entregar a direcção das escolas a professores da sua confiança.»

Referindo-se particularmente à faculdade de medicina, diz o messi lente :

«Os sete vogaes de que se compunha a faculdade de medicina, » dos providos por D. Miguel, foram com os de outras faculdades exorados do magisterio por decreto de 15 de julho de 1834. Para a mencia das cadeiras chamaram-se aquelles lentes e oppositores que a mente. Obtiveram despacho de cathedraticos e foram collocados no que dro da faculdade:

- 1.º Leute-doutor Antonio Joaquim de Campos.
- 2.º » João Alberto Pereira de Azevedo.
- 8.° > João Lopes de Moraes.
- 4.° > Antonio Joaquim Barjona.
- 5.\* » Sebastião de Almeida e Silva 1.»

Quizeramos apontar os nomes, tanto dos demittidos, como de providos ou readmittidos nas outras faculdades da Universidade; ma tomar-nos-hia grande espaço tal noticia, visto que seria necessario apresentar uma extensa lista de nomes.

Limitamo-nos, pois, a indicar aos curiosos a Gazeta Official do 6verno, num. 19 de 22 de julho de 1834, onde encontrarão os decreis de 14 e carta regia de 15 do mesmo mez e anno.

Pela carta regia de 14 de julho de 1834 foi concedido ao dook José Pinto Fontes, em attenção aos aonos de serviço, a jubilação en terceiro lente na segunda cadeira synthetica de direito romano. com o

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Memoria historica e commemorativa da faculdade de medicina... por Britando Antanio Serra de Mirabaau.

rdenado e todas as honras e privilegios que pelo referido logar lhe odessem competir.

### COLLEGIOS DE S. PEDRO E S. PAULO, NA CIDADE DE COIMBRA

Pelo decreto de 16 de julho foram extinctos estes collegios, e enorporados os seus bens, de todas as naturezas, nos da Universidade.

Deu-se como razão o facto de não satisfazerem ás condicções de na instituição, nem desempenharem os deveres que posteriormente nes foram impostos.

Allegava-se tambem que não podiam subsistir por carecerem de endimentos sufficientes. A extincção dos dizimos, e a falta de presação que o cofre da Universidade, por mingua de recursos proprios, não podia fornecer a um d'elles: eram parte para que não podessem onservar-se, pois ficavam apenas alguns predios, que per si sós não pastavam para convenientemente sustentar os mesmos collegios.

Deveramos tambem, no periodo memoravel de 1833 a 1834, fallar das casas de asylo de infancia desvalida, por quanto presidiu o duque de Bragança á nascente sociedade, assistiu regularmente ás sessões lo conselho director, nomeou a commissão que redigiu os primittivos estatutos, e pôde ainda ver abrir um asylo, que para estudo e experiencia da instituição soi creado em 8 de maio de 1834.

Reservamos, porém, para o reinado da senhora D. Maria n este assumpto, por quanto n'este periodo (1834 a 1853) teve desenvolvimento a philantropica instituição.

Deveramos egualmente indicar as providencias relativas a bibliothecas, durante a regencia do duque de Bragança; mas, com quanto algunas noticias interessantes podessemos apontar, reservamos esse importante assumpto, como nos outros reinados, para o promettido capitulo especial no fim da obra.

No que toca ás ordens religiosas limitamo-nos a mencionar o famoso decreto de 28 de maio de 1834, pelo qual foram extinctos todos os conventos, mosteiros, collegios, hospicios, e quaesquer casas de religiosos de todas as ordens regulares, fosse qual fosse a sua denomição, instituto ou regra.

Em um dos §§ da falla do throno que o duque de Bragança proferiu na sessão real das côrtes extraordinarias em 1834, vem comprediosamente exposto o fundamento d'aquella memoravel providenta, aliás explicada largamente pelo relatorio que precede o mencionado de creto:

«Supprimiram-se todas as familias e associações de religioses, a qualquer denominação, ou instituto que fossem. Estes estabelecimente considerados com respeito à religião, estavam totalmente alheios a espirito primitivo de seus institutos, e quasi que exclusivamente a minados do amor dos interesses temporaes, e profanos, que faita profissão de despresar. E considerados debaixo das relações politos eram como corpos desnacionalisados, indifferentes ao bem ou mai e seus concidadãos, e servindo zelosamente o governo despotico ou e rannico, se d'elle esperavam favor e consideração.»

Assim mesmo, é conveniente refrescar a memoria dos leitores e quem por certo apraz ouvir a expressão energica da verdade, em assuptos que prendem com a política, com a moral, com a religião, ou o socego dos povos.

Eis a conclusão do monumental relatorio, de que Joaquim Amb nio de Aguiar fez preceder o indicado decreto:

• Em conclusão, senhor, é força extinguir as ordens regulares.

• bem publico, a felicidade da nação... a regeneração do povo porte guez: tudo reclama aquella extincção. Pretender ainda reformal-se inutil; as reformas feitas por sabios e virtuosos varões desde o seculo varão poderam melhoral-as, e o mesmo seria o resultado de qualque outra reforma. Arrancal-as do meio do seculo, onde lançaram ransa para as repor no deserto, obrigando os religiosos a sustentar-se de trabalho das suas mãos, é impossível; sujeital-as em tudo e por independente de conservação d'ellas i tempo que a razão acorde d'essa especie de lethargia, em que jama por seculos, etc.»

## A RAINHA, A SENHORA D. MARIA II

1834 - 1853

Respeitavel e saudosa é a memoria d'esta senhora.

Ainda quando outras demonstrações não houvesse offerecido da eleção do seu espirito e do seu alto merecimento, mais do que a eserada e exemplar educação que deu a seus augustos filhos, teria inintestavel direito ao mais luzido renome; mas é tambem esplendido tulo de sua gloria, entre outros muitos, o interesse que sempre lhe ereceu a instrucção do povo.

No seu reinado de dezenove annos tomou a instrucção publica, os diversos ramos, largas proporções e brilhante e esperançoso desnivolvimento; e assim succede que é este um periodo por extremo otavel da nossa historia litteraria, na especialidade que nos occupa. Du foram consideravelmente melhorados os estabelecimentos que exisiam, ou foram creados outros de novo, organisando-se o ensino, e stendendo-se a todos os pontos da actividade humana, a todas as coneniencias da sociedade.

Empenhado, como estou, em ser breve na exposição, sem prenizo da clareza, limitar-me-hei a mencionar sómente o que for essencial indispensavel para se formar conceito do que se fez n'este reinado, m materia de estabelecimentos scientificos, litterarios e artisticos.

Continúo a mencionar os estabelecimentos pela ordem alphabetica los seus nomes, como tenho praticado em quanto aos reinados precelentes.

Acerta de ser indicado em primeiro logar um estabelecimento imnensamente recommendavel pelo seu objecto, as Bellas Artes.

¿Haverá acaso quem duvide de que «os edificios, as estatuas, os padros, e em geral todas as obras de bellas artes são a expressão do stado da sociedade, e os testemunhos publicos da civilisação de um povo?» Quem ha que não tenha como certo que «a prosperidade aristica tem acompanhado sempre as grandes civilisações?»

Não esqueça, porém, que sómente nos cabe apontar noticias his-

(então chamada de S. Pantaleão), foi em 1620 o fundador do collegio que annexou á mencionada ermida da invocação de Nossa Senhora da Graça.

—Seu irmão Pantaleão da Cruz, mudo de nascimento, foi mendigar pelo Brasil, d'onde mandou e trouxe avultadissimas sommas que chegaram para a edificação dos tres espaçosos dormitorios e egreja, de que ainda muitos se lembram, antes da sua renovação. Conta-se que este celebre philantropo em suas peregrinações trazia ao pescoço um quadro que representava a Virgem acolhendo os innocentes orphãos que lhe pediam amparo. Terna e persuasiva linguagem que a engenhosa caridade de um mudo tornou tão proveitosa ao seu benefico intento !!»

Devo mencionar uma resolução que em data de 15 de fevereiro do anno de 1833 foi tomada a respeito dos alumnos do recolhimento, e consta do seguinte annuncio:

«Achando-se o Real Collegio da Graça e meninos orphãos desta cidade algum tanto exhausto de meios, não só porque os rebeldes dilapidaram alguns dos dinheiros que lhe pertenciam, e levaram comsigo muitos titulos e livros delle, se não tambem por que as suas rendas tem diminuido, e as despezas augmentado consideravelmente em rasão das circumstancias actuaes; e não convindo por outra parte que em um recinto tão pequeno, e tão sujeito aos projecteis inimigos, se achem apinhoados tantos meninos orphãos como os que alli existem,—convida a Commissão Municipal, na qualidade de inspectora e administradora do referido collegio, todos e quaesquer negociantes que precisarem empregados para os seus escriptorios ou lojas, desde a edade de dez até quinze annos, para que queiram dirigir-se ao padre Antonio Xavier Pacheco, reitor do mesmo collegio, e entenderem-se com elle a respeito dos respectivos ajustes e condições <sup>2</sup>.»

### SEMINARIO PATRIARCHAL

Pelo decreto de 21 de janeiro de 1834 foi destinado o real convento de Mafra para morada dos conegos regrantes de Santo Agostinho, que sairam do real mosteiro de S. Vicente de Fóra. Á communidade dos mesmos conegos regrantes seria entregue em deposito a bibliotheca

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chronica Constitucional do Porto, num. 135, de 19 de dezembro de 1832.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Idem, num. 40, de 15 de fevereiro de 1833.

ntros artistas, e designadamente alguns, que logo indicaremos, a par los da commissão, para darem o seu parecer sobre os objectos relatios ás bellas artes.

Vejamos agora os principios que deviam servir de base aos traalbos da commissão:

- 1.º Deveria ter a academia por objecto o adiantamento das bellas rtes, e a introducção das suas regras nas classes fabris, d'onde polesse resultar a perfeição das manufacturas, e o augmento da industria acional.
- 2.º Os meios a que o projectado estabelecimento deveria recorer para conseguir aquelles fins, seriam a instrucção publica e gratuita; protecção e premios concedidos ao merecimento.
- 3.º Combinando as conveniencias da instrucção publica, com a bem entendida economia, designar-se-hia, com a maior circumspecção o numero de artistas que deviam viajar para se aperfeiçoarem, quaes deveriam ser as suas circumstancias, guardando-se a proporção entre as grandes nações civilisadas, e a pequena população de Portugal.
- 4.º Existindo em Lisboa quatro aulas: de desenho, architectura civil, esculptura, e gravura de paizagem e architectura, parecia que, reunindo estas debaixo de um systema regular, e creando mais cinco: uma de pintura, uma de ornato, uma de gravura de figura ou historia, uma de cunhos e medalhas, e uma do estudo do natural, ficaria completa a Academia, contendo ao todo nove aulas. A academia poderia intitular-se Academia Publica das Bellas Artes de Lisboa.
- 5.º Deveria determinar-se a theoria que convinha ensinar em cada uma das aulas, bem como a que devia exigir-se dos que pretendessem applicar-se a qualquer arte ou officio mechanico. Estudar-se-hia o desenho nos seus diversos ramos; a pintura nos seus principaes generos; a esculptura em suas differentes materias; a architectura civil, e ornato; e a gravura segundo o gosto dos melhores gravadores. Para o estudo do natural haveria dois modelos vivos. As aulas seriam fornecidas de modelos de gesso, estampas, quadros, livros, etc.
- 6.º Pessoal da academia: Um inspector; um sub-inspector; um director geral; um secretario; os professores e substitutos das differentes classes; os professores honorarios; e os academicos de merito; dois porteiros, dois guardas, e um continuo para o serviço do expediente; dois homens bem proporcionados para servirem de modelos, e um formador.
  - 7.º Seriam admittidos a matricular-se n'estas aulas todos os indi-

viduos nacionaes, ou estrangeiros, que quizessem applicar-se, tente aliás os principios que honvessem de ser designados.

8.º Sessões da academia: A sessão ordinaria seria composta de todos os professores em exercício; effeituar-se-hia todos os mezes; e teria por objecto dar direcção aos estudos, classificar o merecimento dos discipulos, examinar as despezas, propor os assumptos para a opposições aos premios, etc.

A sessão extraordinaria seria convocada todas as vezes que o is spector, ou o director o julgassem conveniente.

A sessão geral seria composta dos professores em exercicio, de honorarios, e dos academicos de merito: teria por fim votar, e gradur os oppositores aos premios, e satisfazer ao mais que fosse expresso no estatutos.

A sessão publica celebrar-se-hia para a distribuição solemne de premios aos discipulos que tivessem sido preferidos na sessão geral.

- 9.º Premios: Distribuir-se-hiam de tres em tres annos aos dispulos mais benemeritos; e consistiriam em medalhas de ouro e de prata. Os programmas para estes concursos triennaes seriam publicados com a conveniente anticipação.
- 40.º Exposição publica: Haveria de tres em tres annos uma esposição publica das differentes obras de bellas artes, que houvessa sido executadas na academia, ou fosse para fazer conhecer os seus progressos, ou mesmo para expor á venda aquellas que se determinas vender, applicando-se o seu producto para as multimodas despezas à academia.

Vejamos agora os nomes dos artistas de que se compunha a commissão:

Presidente: João José Ferreira de Sousa, director das aulas de de senho de figura, e architectura civil.

Vogaes: Joaquim Raphael, e José da Cunha Taborda, pintores à historia.

André Monteiro da Cruz, pintor de paixagem, flores e ornato.

José Antonio do Valle, professor da aula do desenho de figura; de la compansa del compansa de la compansa del compansa de la compansa del compansa de la compansa del compansa de la compansa del compansa del compansa de la compansa de la compansa de la compansa del compansa del compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa del compansa d

João Maria Feijó, professor da aula de architectura civil.
José da Costa Sequeira, e João Pires da Fonte, architectos civil.
Francisco de Assis Rodrigues, esculptor e professor substituio de laboratorio de esculptura.

João Vicente Priaz, gravador de historia, empregado em gravura o jardim botanico.

Benjamin Comte, professor da aula de gravura de paizagem e arhitectura; gravador de paizagem e architectura.

Eis-aqui agora a relação dos artistas que podiam ser chamados ela commissão a dar o seu parecer:

Antonio Manuel da Fonseca, pintor de historia.

Luiz José Pereira Rezende, e José Joaquim Primavera, pintores recatistas em miniatura.

Mauricio José Sendim, desenhador historico.

Joaquim Possidonio Narciso da Silva, e Francisco Antonio de jousa, architectos civis.

João José de Aguiar, esculptor.

Domingos José da Silva, gravador de historia.

Só nos falta declarar o nome do illustre ministro que ordenou em ome da soberana a creação da commissão, e estabeleceu as bases que traz deixamos apontadas. Agostinho José Freire foi o ministro que assignou todos os documentos de que démos noticia.

Mas aquelle insigne portuguez não chegou a ver coroados os seus sons desejos de crear entre nós uma Academia das Bellas Artes: ficou eservada essa satisfação para outro portuguez illustre, Manuel da Silva assos, o qual, no anno de 1836, como vamos ver, logrou realisar o randioso projecto.

## 1836

Chegamos, finalmente, a época precisa em que soi creada em Lisoa uma Academia de Bellas Artes.

Data esta fundação do reinado da senhora D. Maria 11, de boa e horada memoria. Era ministro dos negocios do reino o eximio pariota e ousado estadista *Manuel da Silva Passos*; e foi elle quem reprendou os tres decretos de 25 de outubro de 1836, todos relativos academia, de que ora tratamos.

O 1.º d'aquelles decretos teve por fim crear em Lisboa uma Acaemia de Bellas Artes; o 2.º collocou a nascente academia em uma arte do edificio do extincto convento de S. Francisco da mesma ciade de Lisboa, onde existe ainda hoje, e creou uma bibliotheca espeial de bellas artes no mesmo edificio; o 3.º nomeou para os diversos empregos da academia as pessoas constantes de uma reiação que acompanhava o mesmo decreto.

A academia ficava sob a protecção immediata da rainha e do principe D. Fernando, seu esposo.

Foram supprimidas a aula de desenho de figura, architectura civil, e de gravura, e bem assim as casas do risco, e de esculptura, até então existente na repartição das obras publicas.

Fixaram-se os ordenados dos professores, substitutos e aggregados, bem como as demais despezas do estabelecimento.

Foram decretados os Estatutos para governo e direcção da academia; declarando-se expressamente que o objecto immediato d'este estabelecimento era unir em um só corpo de escola todas as bellas artes. com o fim de facilitar os seus progressos, de vulgarisar a sua pratica, e de a applicar ás artes fabris.

Relativamente à creação de uma bibliotheca especial de bellas ortes, cumpre tomar nota dos primeiros elementos que a constituiram, e das providencias que eram adoptadas para o seu augmento.

A esta exigencia satisfazem com a devida exactidão os dois breves artigos do 2.º decreto de 25 de outubro de 1836:

«Artigo 2.º É creada uma bibliotheca especial de bellas artes mo referido edificio, e o encarregado do deposito geral das livrarias de extinctos conventos fica imcumbido de entregar por inventario, de acordo com o director geral da academia, alguns d'aquelles livros que tem a sua disposição, e que mais uteis forem para a cultura e aperfeiçomento das bellas artes.

Artigo 3.º O mesmo director me proporá os meios mais adequado para o progressivo melhoramento da bibliotheca, pela qual será responsavel um primeiro, e um segundo bibliothecario, tirados da classe dos artistas aggregados da academia<sup>4</sup>.

Tenho grande satisfação em mencionar um facto que faz muita honra á academia.

Logo que se constituiu, deliberou, delicada e generosamente, que sossem os seus primeiros trabalhos as effigies da rainha e do principe

O encarregado do deposito geral das livrarias dos extinctos conventos focu effectivamente imcumbido de entregar por inventario, de acôrdo com o director geral da academia, os livros que mais uteis parecessem ser para a cultura e aperfeiçoamento das bellas artes.



eu esposo; para que, reproduzidas no marmore, ou delineadas em intura, solemnemente expostas na sala da academia, formassem o seu rimeiro e mais precioso adorno, e fossem perenne testemunho de eterna ratidão dos actuaes artistas, e poderoso incentivo de seus vindouros.

Como era natural, mandou a rainha agradecer aquella resolução la academia, e approval-a plenamente. (Veja a portaria de 12 de de-embro de 1836)

Em quanto não se apromptava o edificio destinado para a reunião le todos os estudos da academia, assentou-se em que fossem abertas aulas de desenho e architectura no edificio do Thesouro Velho; a le esculptura no edificio do extincto convento dos Caetanos; a de graura no seu antigo local a Buenos Ayres.

Algumas observações criticas sobre a creação da academia.

O auctor dos Apontamentos relativos á instrucção publica, encarou a creação da Academia das Bellas Artes debaixo de um ponto de vista que apresentava uma certa novidade.

Tomando por base as proprias palavras do relatorio que precede o decreto de 25 de outubro de 1836, e o juizo de alguns homens intelligentes, opinava elle que fôra mais logico ter mandado mancebos habeis estudar as bellas artes nos paizes estrangeiros, onde são cultivadas com maior esmero, do que fundar uma academia, para a qual não havia os elementos indispensaveis.

O relatorio citado asseverava que as bellas artes em Portugal estavam em decadencia; e as pessoas que visitavam o palacio da Ajuda, onde trabalhavam os melhores artistas que possuiamos, não só concordavam em que assim era, mas concluiam da sua propria inspecção, que a sciencia artistica nos tinha de todo abandonado.

Parecia, por tanto, ser consequencia necessaria d'estes principios, que não havia em Portugal os elementos para crear um estabelecimento proprio para melhorar uma situação tão pouco lisongeira. Antes de haver discipulos, é necessario que haja professores capazes de os ensinar; e a confissão da decadencia das artes importava a certeza de que professores taes não havia.

O auctor dos Apontamentos apresentava, como em confirmação do seu modo de ver as coisas, o seguinte enunciado:

«Mas o que sabemos de certo, é, que depois de vinte annos da creação da academia, para se poder gravar a carta do reino, e a da barra de Lisboa, foi necessario que o governo, desprezando as disposições da portaria de 12 de dezembro de 1836, que ordena às estaças publicas requisitar à academia os artistas de que necessitassem, mandasse vir um estrangeiro habil, que presta optimo serviço na Direcção geral dos trabalhos geodesicos, chorographicos, etc., onde sem relativos, e pomposos estatutos, ensina a diversos discipulos, que mostran todas as disposições de virem a honrar o seu mestre, e de serem utas ao paiz 1.»

Havia uma porção da verdade nas apreciações do illustrado entico; mas affigura-se-nos que não encarou o assumpto debaixo de tode os aspectos.

Que as bellas artes estavam em decadencia em Portugal, é incretestavel; mas d'ahi a concluir-se que não tinhamos professores de mercimento, adequados para o ensino de alguns ramos das mesmas, re uma distancia infinita.

Por outro lado, foi um grande e luminoso pensamento, o de renir em um centro os estudos das bellas artes, que, ou andavam esplinados e sem nexo, ou careciam de uma bem ordenada direcção, de um discreto e progressivo desenvolvimento.

E não se pense que se despendia pouco, para sustentar os estados desconnexos que então existiam. A aula de desenho, as casas de risco e de esculptura custavam á fazenda mais de 10:000\$000 réis; a passo que até 1833 se gastava com os architectos, pintores e escaptores da obra da Ajuda a quantia de 16:000\$000 réis. Era pois ben pensado o applicar algumas sommas á creação e sustentação de um estabelecimento centralisador, ao qual se désse uma organisação e regulamentos, adequados e efficazes para o ensino e cultura dos diverses ramos das bellas artes.

Que de uma tal instituição não se tinha colhido até 1858 todo o proveito que fora para desejar...tambem eu o confesso; mas nem por isso deixo de lançar á conta dos transtornos politicos por que haviamos passado, da falta de protecção desvelada dos governos, uma parte de responsabilidade, que o severo critico lançava inteiramente sobre o fur dador, caracterisando-o de imprevidente e precipitado.

A creação da academia não excluiu o recurso, que muito judiciestemente é lembrado pelo mesmo critico, de mandar estudar em paizes trangeiros alguns mancebos habeis; e a esse expediente se tem ja re

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Apontamentos relativos á instrucção publica, por João Ferreira Campi. 1858; publicados no tomo 11 parte 2.º da nova serie das Memorias da Academi. Real das Sciencias de Lisboa.

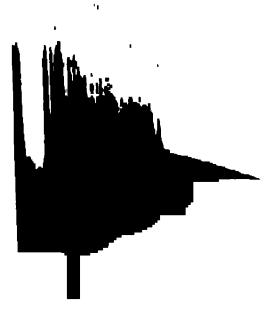

prido, e continúa a recorrer. E note-se que a circumstancia de ser propegado esse meio depois, quando aliás se queria que elle se emregasse antes, não deixa de ser proveitoso, porque recae sobre um sino que já está regularmente estabelecido.

O que eu lamento, é a falta de perseverança que se nota e devés existe no caracter portuguez; o que eu lamento, é que os governos en principalmente a sua actividade ás conveniencias poticas, e militares, descuidando-se tanto e mais que muito das lettras, as sciencias, e das bellas artes; o que eu lamento, é que os cidadãos principalmente, e nos esforços dos governos, absteno-se da iniciativa e do concurso das diligencias individuaes, que em aglaterra, principalmente, e nos Estados Unidos operam maravilhas.

Felizmente surgiu ha poucos annos uma associação esperançosa, ue se propõe a promover a cultura das bellas artes; e este facto, e a lustracção que o tempo tem trazido, hão de dar vigoroso impulso á specialidade de que tratamos.

Alludo à Sociedade Promotora das Bellas Artes em Portugal, funlada em 1861 para derramar o amor pelas artes do desenho, tornar nais conhecidos e proteger os artistas, diffundir os conhecimentos arlisticos, etc.

Esta sociedade celebra annualmente uma exposição, distribuindo por sorte premios pecuniarios, em numero e valor variaveis segundo es meios de que póde dispor. Estes premios devem ser empregados a acquisição de obras expostas. Os socios não premiados recebem uma ompensação, que consiste na reproducção de algum objecto de arte.

Publica annualmente o seu relatorio, balanço e contas.

Em chegando ao anno de 1861 teremos occasião de dar mais esecificada noticia d'esta sociedade.

Uma noticia indispensavel para a intelligencia do relatorio geral ue precedia os tres citados decretos de 25 de outubro de 1836.

Diz assim o relatorio: «A creação de uma Academia de Bellas Ares tem por vezes occupado a attenção do governo, e dos artistas poruguezes; porém todos os esforços foram até agora inuteis: porque nem la confraria de S. Lucas se pôde tirar bom resultado, ncm se acertou om o melhor meio de levar a effeito os desejos d'aquelles, que, pelo nno de 1780, intentaram dar impulso a empreza tão importante.»

Da irmandade de S. Lucas já démos noticia no tomo m, pag. 312 1316. Aqui sómente apontaremos o que é indispensavel para explicação da passagem do relatorio que deixamos citada.

Nos primeiros annos do seculo xvii foi erigida a irmandade de Lucas em uma capella do convento da Anunciada em Lisboa, ode la soror Margarida de S. Paulo, que se diz ter sido insigne nas beartes.

Diversos pintores compraram ás religiosas do dito convento un ella. Fez-se o compromisso da irmandade, e foi elle approvado un le outubro de 1604.

Até ao anno de 1755 continuou a irmandade de S. Lucas a festo evangelista; sobrevindo, porém, o fatal terremoto, ficou o cuis arrompido.

Em 1777 juntaram-se irmãos, fizeram nova meza, e tratavam de locar a imagem do santo, quando começou a lavrar entre elles a desimo, que deu occasião a ficar de novo desorganisada a irmandada 1789 já foi festejado o santo; até que em 1791 se restabelecento ociação, e foi ainda mais solemnemente festejado o santo, bem es no anno immediato.

O antigo compromisso pareceu ser insufficiente; e por isso, en

11, se tratou entre os artistas de o reformar no sentido de dar isso ao desenvolvimento das belias artes.

Em 46 de fevereiro de 1794 estava elaborada a reforma do comisso. No día 9 do mez de março immediato fez-se a leitura do not jecto, em presença de 26 artistas, os quaes todos o approvaran daudiram e assignaram.

O primeiro compromisso tinha o caracter de estatutos de uma se iação de soccorro mutuo, como avisadamente notou o conde de la nski, e eu vejo pelo extracto que li em Cyrillo Wolkmar Machado, segundo, porém, tinha uma feição inteiramente diversa. Recombrese já a indispensabilidade de uma Academia de Bellas Artes, e alteres a conveniencia e á consideração dos artistas e das artes, consideração dos artistas e das artes, consideração todavia a irmandade sob a protecção antiga.

E aqui irei eu ao encontro de um reparo que se me póde fazo. encareci o louvor devido a Trigoso, a Agostinho José Freire, e a suel da Silva Passos, em quanto ao pensamento de centralisar o esto das bellas artes, nem por isso quiz negar que aos artistas houves: acudido o mesmo pensamento: quiz fallar unicamente da iniciama governo.

Pela portaria de 30 de dezembro ordenou o governo o seguinie:

1.º Que a commissão encarregada do deposito das livrarias de inctos conventos entregasse por inventario á Academia das fielles

rtes de Lisboa os quadros existentes n'aquelle deposito, a fim de que la os podesse classificar, e designar os que devessem servir para o studo dos academicos e artistas.

- 2.º Que a academia, depois de ter classificado os quadros que haiam de pertencer-lhe, e dos que devessem ser mandados para os musus nas cabeças dos districtos, enviasse ao ministerio do reino o caulogo de todos esses objectos, para ser publicado pela imprensa.
- 3.º Que a academia, fazendo occupar os artistas aggregados na estauração dos quadros, mandasse lithographar e gravar uma collecção electa e respeitavel dos quadros dos nossos pintores classicos.

Semelhantemente se ordenava à commissão do deposito, que eniasse à Academia das Bellas Artes de Lisboa uma relação dos quadros ue ainda estivessem nos districtos administrativos de Lisboa, Santarem, lastello Branco, Leiria, Portalegre, Beja, Evora, e Faro; e à Academia lortuense de Bellas Artes outra relação dos quadros existentes nos disrictos do Porto, Aveiro, Braga, Vianna, Villa Real, Bragança, Guarda, Viseu e Coimbra.

Em portaria da mesma data foi ordenado ao administrador geral do districto de Lisboa, que, de acôrdo com o director da Academia das Bellas Artes de Lisboa, demarcasse no edificio do extincto convento de S. Francisco da cidade o espaço sufficiente para a mais adequada acommodação de tão util estabelecimento.

Cumpre notar que, pela portaria de 30 de dezembro, nomeou o coverno uma commissão para administrar o deposito das livrarias dos conventos extinctos, a qual devia logo formar o catalogo dos livros, e manuscriptos, quadros, estatuas, e outros objectos de raridade existentes no convento de S. Francisco de Lisboa, e bem assim promover organisação de diversas bibliothecas especiaes, entregando á Academia das Bellas Artes de Lisboa, prévia e devidamente classificados, os quadros que se achassem reunidos.

### 3.º decreto:

O 3.º decreto, da mesma data dos anteriores (25 de outubro de 1836), nomeava o pessoal para os diversos empregos da Academia das Bellas Artes de Lisboa:

Registaremos a relação das pessoas nomeadas, por quanto se trata de artistas que existiam em 1836, nos diversos ramos das bellas artes em Portugal, e convenha saber, por tal indicador, o estado em que es-

os n'este particular da nossa civilisação. Esta revista de artista, distiam n'aquella época, habilita as pessoas competentes para comme de o vasío que a morte occasionou durante o periodo de de annos, e se o talento, a cultura e a instituição da academa ram a substituição conveniente, e apresentam uma lista brilhade as que vão correndo.

elação: — Director geral. O lente jubilado da faculdade de Medirancisco de Sousa Loureiro.

rofessor da auta de desenho de figura, Joaquim Raphael.

ubstituto, Caetano Aires de Andrade.

rofessor da aula de pintura historica, Antonio Manuel da Fonsea abstituto, Maximo Paulino dos Reis.

rofessor da aula de pintura de paizagem, e productos naturas.

Monteiro da Cruz.

ubstituto, José Francisco Ferreira Freitas.

rtistas aggregados de aulas de pintura: 1.º classe, Norberto los ), e Joaquim Gregorio da Silva Rato; 2.º classe, Joaquim Maria Silva, Gregorio Luiz Maria Rato, e José Maria Franco; 3.º desiz Gonzaga Cony, José Botelho, José Maria de Salles, e Pedro ço; 4.º classe, Antonio Caetano, Luiz José Pereira Rezende, José n Primavera, Francisco Vasques Martins, e Antonio Raphael.

rofessor da aula de architectura civil, João Pires da Fonte. ubstituto, José da Costa Segueira.

rtistas aggregados a esta aula: 1.º classe, Martinho José Diogrissos Peixoto; 2.º classe, Manuel Joaquim de Sousa, Feliciano Isa Corrêa, Verissimo José da Costa, e Francisco Antonio de Sourie classe, Caetano José de Paula, e Sergio da Costa Soares do 5.º classe, Christovão Leandro de Mello, Manuel José de Olive Lucas dos Santos Pereira: 5.º classe, José Camillo Pereira heotonio de Mattos, e Vasco José de Oliveira; 6.º classe, Paulo erreira da Costa, Manuel Thomaz de Souza Pontes, e Joaquim oaventura Alves.

rofessor da aula de esculptura, Francisco de Assis Rodrigues. 1bstituto, Constantino José dos Reis.

rtistas aggregados a esta aula: 1.º classe, Melchior Gaspar des Vicolau José Possollo, Joaquim Pedro de Aragão, e Pedro de Ira da Cunha d'Eça; 2.º classe, João Antonio Moreira; 3.º classe. rancisco de Paula Araujo Cerqueira; 4.ª classe, Antonio Onofre Schiapa ietra, Francisco Antonio Fernandes, João Eloy de Mendonça, João Gualerto Rodrigues, e João Gregorio Viegas; ornatista, João Henriques Cerrio; formador, Lourenço Pereira.

Professor da aula de gravura historica, Domingos José da Silva. Substituto, João Vicente Priaz.

Professor da aula de gravura de paizagem, Benjamin Comte.

Professor da aula de cunhos e medalhas, José Antonio do Valle.

Artistas aggregados a estas aulas: 1.ª classe, Gregorio Francisco e Queiroz, Francisco Thomaz de Almeida, e Theodoro José de Lima; de classe, Antonio Maria Monteiro, e Gregorio José de Queiroz; penomista viajante, Francisco Antonio da Silva Oeirense; estampador, ntonio Joaquim.

Amanuenses do secretario, Antonio da Cunha Taborda, e José Maa da Cunha Taborda.

Por decreto de 6 de dezembro foi sujeita à administração da Acalemia das Bellas Artes a officina nacional lithographica 1.

Em 7 de novembro participou o director geral da academia ao goerno, que, em conferencia ordinaria dos professores e substitutos da
lesma academia se decidira, que no dia 9 do mesmo mez fossem aberls as aulas de desenho e architectura no edificio do Thesouro Velho,
aula de esculptura no edificio do extincto convento dos Caetanos, e
de gravura no seu antigo local a Buenos Ayres; em quanto não esvesse prompto o edificio destinado para a reunião de todos os estuos academicos. Veja a portaria de 11 de novembro de 1836.

Um grande homem, que nas lettras, na politica e na religião deiou um nome illustre, deu-se por muito honrado com o facto de o asociarem á Academia das Bellas Artes de Lisboa.

Alludo ao preclarissimo D. Fr. Francisco de S. Luiz, depois careal Saraiva, o qual, nos apontamentos da sua propria vida, registou ste acontecimento:

Em 15 de dezembro de 1836 fui eleito socio honorario da Acaemia das Bellas Artes de Lisboa, confirmando sua magestade esta leição.»

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Veja adiante o capitulo que se inscreve: Officina Regia Lithographica.

È muito interessante a correspondencia que a tal respeito houve ntre a academia e o conspicuo eleito:

«Ex.<sup>mo</sup> e rev.<sup>mo</sup> sr.—A Academia das Bellas Artes de Lisboa, tendo manimemente deliberado, em conferencia de 15 do corrente, eleger a cex.ª academico honorario, em attenção aos reconhecidos meritos e itteratura que adornam a pessoa de v. ex.ª, e do mui particular e disincto amor por v. ex.ª consagrado ás bellas artes, levou ao conhecile S. M. a dita eleição, que foi confirmada pela mesma augiusta sehora em data de 19 do corrente, mandando que assim se fizes se contar a v. ex.ª: o que a academia passa a executar com a maior satisfado, afiançando que muito se apraz por ver que adquiriu para o seo remio uma pessoa tão distincta, e que tão relevantes serviços pode restar a este tão util estabelecimento nacional.» 22 de dezembro de 836.»

Registaremos, como noticia historica, os nomes dos signatarios l'esta communicação hoprosa; são os seguintes:

O dr. Francisco de Souza Loureiro (director geral); Antonio Namel da Fonseca, André Monteiro da Cruz, Francisco d'Assis Rodrigues, Domingos José da Silva Oeirense, Benjamin Comte, Caetano Ayres de Indrade, José Francisco Ferreira e Freitas, José da Costa Sequeira, oño Pires da Fonte.

A resposta do bispo conde ao lisongeiro e muito obsequioso ofiio da academia, brilha pelo mimo da expressão, pela pureza da licnagem, pelo sentido elogio das bellas artes:

«Ill.» sr. director geral e membros da conferencia da Academia das tellas Artes de Lisboa. A grande honra que a Academia das Bella irtes de Lisboa se dignou conferir-me, elegendo-me para seu socio beorario, e obtendo para esta eleição a graciosa approvação de S. M., e ara mim de inestimavel valor, e do mais alto preço, não tanto por me ttribuir meritos e litteratura, de que eu não posso gloriar-me, quante or me suppor animado de mui particular e distincto amor ás bella rtes, amor que em realidade consagro a estas nobres filhas do genio. ão só pela natural formosura, e admiraveis perfeições de que são doadas, mas tambem pelas considerar como poderosos instrumentos de ivilisação, e como meios efficazes de promover entre nós a generosiade de affectos, e a suavidade, urbanidade e polídez de costumes que costumam acompanhar. A academia que tão distincta honra se dignor zer-me, não deixará de acceitar com egual benevolencia o testemunho le perpetua gratidão, que por este modo dirijo á sua presença, e com lle o ardente desejo de concorrer (se me fosse possivel) para o progresso dos seus estudos; e o penoso sentimento que tenho de não poder desempenhar tão honroso dever.» (24 de dezembro de 1836) 4.

## 1837

Pelo decreto de 13 de janeiro ampliou o governo o artigo 27.º do decreto de 25 de outubro de 1836, e o artigo 13.º do decreto de 22 de novembro do mesmo anno, para que as duas Academias de Bellas Artes de Lisboa e Porto tivessem a faculdade de escolher até cincoenta individuos, pelo methodo, e com as qualidades exigidas nos respectivos regulamentos, a fim de serem propostos ao governo para academicos honorarios, e se lhes expedir o competente titulo pela academia que os proposesse, se a sua proposta merecesse a real approvação.

A Academia das Bellas Artes de Lisboa tinha ponderado que o numero dos academicos honorarios, marcado nos estatutos, era sobre modo diminuto, sendo aliás conveniente conceder aquella honrosa distincção a mais alguns varões, que, por sua litteratura, e relevante merecimento, podessem illustrar um estabelecimento de tão reconhecida utilidade. Tal é a razão da providencia exarada no decreto.

Pela portaria circular de 7 de março foi ordenado a todas as repartições do ministerio do reino, que mandassem lithographar os papeis do seu expediente á officina lithographica, a cargo da Academia das Bellas Artes de Lisboa.

Em portaria de 14 de março foi ordenado ás diversas repartições da capital subordinadas ao ministerio da fazenda, que remettessem á officina lithographica, a cargo da administração da Academia das Bellas Artes, os papeis que lhes fosse necessario lithographar, pois que cumpria promover o adiantamento de tão util estabelecimento em proveito publico.

Em portaria de 19 de abril foi nomeado, para primeiro bibliothecario da Academia das Bellas Artes de Lisboa, o artista aggregado á aula de architectura da mesma academia, Lucas José dos Santos Pe-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Memoria historica de D. Fr. Francisco de S. Luiz Saraiva...pelo marquez de Rezende. 1864.

reira, conformando-se assim o governo com a proposta do director garal da mesma academia.

Em portaria de 9 de agosto foi ordenado que se distribuisse o primeiro piso do edificio do extincto convento de S. Francisco de Lisbo. com suas dependencias, á Academia das Bellas Artes; que o terraço e a cisterna fossem communs á Bibliotheca Nacional e á academia.

Esta e outras providencias parecem hoje de somenos importancia: mas eram capitaes no começo da vida da academia; e nós vamos escrevendo a historia d'este estabelecimento, tomando como guia os de cumentos authenticos que se nos deparam.

O decreto de 9 de setembro deu regulamento á officina lithographica, depois de ser confiada á administração da Academia de Bella Artes de Lisboa pelo decreto de 6 de dezembro de 1836.

NB. Deveramos tomar aqui nota das disposições dos artigos de que se compõe o indicado regulamento; mas, por economia de espaço, reservamos para o capitulo que adiante havemos de abrir: Officina regia Lithographica, essa e outras noticias que a respeito d'este ultimo estabelecimento nos cumpre dar.

Pela portaria de 20 de outubro ordenou o governo, que Academia das Bellas Artes de Lisboa remettesse ao ministerio do reino um projecto de regulamento, no qual fossem definidas directamente as obrigações e trabalhos dos artistas, segundo as diversas aulas a que estivas sem aggregados; as multas correspondentes á gravidade das faltas, ou fosse no cumprimento dos seus respectivos deveres, ou na infraçção de policia academica; e bem assim as habilitações dos candidatos que pretendessem o provimento de semelhantes logares, com quaesquer outras medidas regulamentares, que parecessem uteis ao progresso e melhoramento das bellas artes.

Esta exigencia foi occasionada pela conta que a Academia das Bellas Artes de Lisboa apresentára ao governo, sobre os trabalhos dos attistas aggregados ás diversas aulas d'este estabelecimento, e sobre a multas em que, por suas faltas, necessariamente haviam de incorrer aquelles empregados.

A Academia das Bellas Artes de Lisboa mandou em 1837 gravar, por Augusto Fernando Gerard, e cunhar na Casa da Moeda uma medalha de prata, e tirar todos os annos os exemplares necessarios para premiar os alumnos que mais se distinguissem.

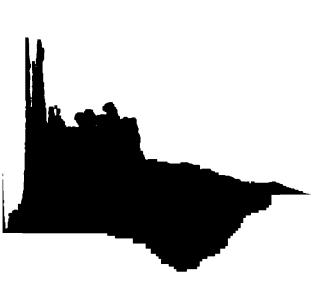

As primeiras medalhas foram distribuidas na sessão publica e soemne da mesma academia em 3 de dezembro de 1840.

Descripção das medalhas:

Maria II. D. G. Portug. et. Alg. Regina.—Effigie da Rainha.—
tev.—Honor alit artes.—A Academia das Bellas Artes personalisada
la figura de Minerva, com a corôa de louro na mão direita, e outra na squerda, e junto a si os emblemas das bellas artes.

NB. Em 1856 continuavam a ser cunhadas outras semelhantes melalhas, tendo no anverso:—Petrus v. D. G. Portug. et Algarb. Rex.—Effigie de el-rei D. Pedro v.—Rev. o mesmo das precedentes <sup>1</sup>.

### 1838

Em 25 de outubro foi el-rei D. Fernando assistir á sessão publica de abertura da Academia de Bellas Artes de Lisboa.

No dia immediato recebeu a academia uma muito honrosa portaria, na qual se lhe declarava que el-rei ouvira com particular complacencia o Discurso, e relatorio dos trabalhos e producções academicas; e que, por outra parte, observara o aceio, boa ordem, e judiciosa collocação do gabinete de pinturas, e das diversas aulas destinadas ao ensino das artes e officios: o que lhe fizera conceber a lisongeira esperança de que a academia, nascente em Portugal, podia, pelo aturado zelo e efficazes esforços dos seus respectivos lentes, emparelhar no futuro com os estabelecimentos analogos dos paizes mais cultos da Europa.

O governo, reconhecendo que o Catalogo dos quadros já reunidos na Academia das Bellas Artes de Lisboa, e dos que ainda podessem vir a pertencer-lhe de futuro, devia ser acompanhado de um juizo critico sobre o merecimento artistico de cada um d'elles: nomeou uma commissão encarregada de proceder áquelle trabalho pelo methodo que fosse mais util e aperfeiçoado. (Portaria de 18 de dezembro)

# 1839

O governo, querendo prevenir a perda de objectos de bellas artes, dignos de serem colligidos e guardados, que a cada passo se encon-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Memoria das medalhas e condecorações portuguezas, e das estrangeiras com relação a Portugal, por Manuel Bernardo Lopes Fernandes.

travam nos edificios antigos que se iam demolindo na capital, bem comperpetuar a memoria d'esses mesmos edificios, no todo, ou n'aquela parte, em que podessem servir de modelos, ou dar idéa da perfeição a que chegaram entre nos as artes: determinou que a demolição de qualquer edificio fosse precedida de communicação feita a academia, a fim de que esta podesse conservar em desenho por copia de plants, córtes, e alçados os edificios que d'isso fossem dignos; e tambem faza arrecadar aquelles objectos de bellas artes que se encontrassem nos de tos edificios, e fossem obras de primor.

N'este sentido foram expedidas ordens ao intendente das obras poblicas em 23 de junho.

Vé-se pela portaria de 1 de agosto, que á Academia Real das Sciecias, e á das Bellas Artes, de Lisboa, se offereciam algumas ducida em quanto á formação dos seus respectivos orçamentos.

O governo absteve-se de resolver taes duvidas, appellando para nova lei que havia de regular as despezas d'aquelle anno economica advertit, porém, que no corpo dos orçamentos não deviam ser includas despezas que não tivessem sido approvadas pelo parlamento, cobora o governo as tivesse incluido nas suas propostas; mas que muito bem podiam ser repetidas em nota motivada, havendo razão que assimo insinuasse.

O vice-inspector da Academia das Bellas Artes de Lisboa pedia a governo auctorisação para requisitar das differentes estações publicas por ordem das quaes se procedesse á demolição de edificios, os objetos de bellas artes, que fossem encontrados n'elles, dignos de serem conservados, a fim de se guardarem competentemente na sobredita academia. O governo concedeu a auctorisação pedida, mas sómente par os casos em que se verificasse demolição de edificios.

O fundamento da concessão foi a idéa de que algumas vezes, pel mau methodo de demolição, se destroem taes objectos, no todo, or parte, e se perdem monumentos historicos, que muito-conveniente for conservar, ao menos em desenho.

O governo recommendava à academia a mais discreta sollicitude em salvar da destruição os primores da arte, que merecessem, ou pelas recordações que suscitam, ou pela perfeição que encerram, ser consevados para modelos de estudo, ou para perpetuar a gloria nacional, e pagar o devido tributo de reconhecimento aos seus auctores. (Portara de 8 de agosto).



É impossivel, ao dar noticia d'esta ultima recommendação do goerno, deixar de trazer á lembrança a cruzada que n'aquelles tempos se régava contra os destruidores ou deturpadores dos monumentos.

Ainda hoje se le com interesse o que uma penna eloquente, patrioca, e apaixonada pelas bellas artes, escrevia para fazer respeitar os ionumentos, que, ou recordam glorias nacionaes e são testemunhas de itos heroicos, de acontecimentos notaveis, ou são de alto apreço deaixo do ponto de vista artístico.

Impressionam vivamente os encarecimentos com que fallava do nosteiro da Batalha, do templo romano de Evora, do castello da Feira, a collegiada de Guimarães, do convento de Belem, e de tantas obras rimas que encerra este cantinho do mundo.

Era admiravel a energia com que se chamava a attenção do goerno e dos particulares sobre a veneração devida ás recordações do assado, que abundam no velho Portugal: «Cada facto historico (diziae) tinha uma egreja, uma casa, um mosteiro, um castello, uma muraha, uma pedra de sepulchro, que eram os documentos perennes d'esse acto, e da existencia das pessoas que n'elle tinham apparecido.»

Nas peças officiaes que deixamos extractadas (de 23 de junho e 8 de agosto de 1839) pretendia o governo salvar da destruição um ou outro objecto recommendavel; mas antes d'isso, e mais que tudo cumpria obstar severamente á demolição de monumentos quaesquer que meressem ser conservados.

Em todo o caso, é louvavel preservar preciosidades avulsas, emora até certo ponto possa repetir-se o que em 1839 se dizia, isto é, que os fragmentos de um edificio, tirados do seu logar, sem destino, em união, são mortos; são cinza e pó de marmores <sup>1</sup>.»

O vice-inspector da Academia das Bellas Artes de Lisboa represenou ao governo a necessidade de conceder-se licença ao professor da ula de pintura historica da mesma academia, Antonio Manuel da Fonoca, para ir a Roma acabar a copia do Quadro da Transfiguração do elebre Rafael de Urbino; fazendo ao mesmo tempo a compra dos prinipaes modelos em gesso das estatuas antigas.

O governo concedeu licença ao predito professor, para, por tempo de ito mezes, estar ausente do exercicio da sua cadeira, occupando-se em loma nos mencionados trabalhos artisticos, e bem assim na compra dos adicados modelos: tudo sob as instrucções dadas para esse fim pela

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Veja o Panoramma dos annos de 1838 e 1839.

Academia das Bellas Artes, e mediante a inspecção e fiscalisação do agente diplomatico portuguez n'aquella côrte. (Portaria de 3 de setembro)

Em 15 de outubro mandou o governo que passassem de novo; ser pagos pela folha da academia os architectos aggregados, que estava em commissão na repartição de obras publicas.

#### 1840

Sua Magestade a rainha e el-rei D. Fernando assistiram ne da la de dezembro à sessão solemne de abertura e exposição triennal da Acidemia de Bellas Artes de Lisboa.

Em portaria de 15 do mesmo mez fez o governo constar á acalemia que suas magestades haviam reconhecido que a organisação gen d'aquelle estabelecimento e de cada uma das suas partes, se achava a muito adiantada, e que, em presença das producções academicas aliapresentadas, era evidente o consideravel aperfeiçoamento que haviam residido os methodos e systema de ensino em todas as aulas.

O governo elogiava a gerencia do vice-inspector da academia, que eutão era o conde de Mello; reconhecia o zelo dos professores, dos ao demicos de merito, e dos artistas aggregados; e, finalmente, expressora a esperança que tinha dos progressos da academia.

#### 1842

Pela portaria de 19 de julho mandou o governo remetter à Academia das Bellas Artes de Lisboa uma conta da commissão da edificação do Theatro Nacional Normal de Lisboa, sobre o desenho das estatuas grupos, figuras, e bustos para a decoração do mesmo theatro.

Ordenava o governo que academia mandasse desde logo procedo aos desenhos dos referidos objectos, nos termos requisitados na mercionada conta, enviando-os ao ministro do reino logo que estivesse promptos, para terem o devido seguimento.

Em 26 do mesmo mez representou a academia sobre a execuji da portaria antecedente; e em data de 30 declarou o governo, em resposta, o seguinte:

1.º Que o desenho do grupo, estatuas, e bustos, exigidos pela po-

iria de 19, sendo inspeccionado e julgado pela academia, em conferenla de todos os professores, ficava dependente da exclusiva approvação o governo.

- 2.º Que cumprindo que o desenho dos objectos de decoração fosse ito á vista do desenho de architectura, devia o architecto Fortunato odi, quando fosse avisado pela academia, apresentar-lhe a parte do sco do edificio, que havia de ser decorada.
- 3.º Que os trabalhos de esculptura encarregados aos artistas da cademia, para a execução do seu desenho, deviam ser feitos na conmidade da lei, sem gratificação alguma; ficando todavia essas obras, ara os effeitos convenientes, servindo de testemunho e prova do bom u mau serviço dos mesmos artistas.

O decreto de 28 de novembro reduziu o quadro da Academia das lellas Artes de Lisboa, em attenção á urgente necessidade que havia de liminuir as despezas do estado.

A seguinte tabella do numero, e vencimentos dos professores e denais empregados, e das despezas da academia, dão uma noticia cabal la reducção operada por este decreto:

|                                       | Vencimentos<br>annuace |
|---------------------------------------|------------------------|
| 4 Director geral 4                    | 600\$000               |
| 6 Professores (supprimidos 2 da aula  |                        |
| de gravura) a 500\$000 réis           | 3:000\$000             |
| 6 Ditos substitutos 2 a 400\$000      | 2:4005000              |
| Ao professor que servir de secreta-   |                        |
| rio (gratificação)                    | 80\$000                |
| Ao artista que servir de bibliotheca- |                        |
| rio (gratificação)                    | 408000                 |
|                                       | 6:1205000              |

- Logar de director geral: logo que vague o actual será exercido por um los professores da academia, tendo por isso uma gratificação de 200\$000 réis, conomisando-se assim mais 400\$000 réis.
- <sup>2</sup> «Dos 16 artistas que havia aggregados á aula de architectura civil, ficam <sup>5</sup> desligados da academia, e pertencendo á repartição das obras publicas. Todos os logares de artistas aggregados, que forem vagando, não serão mais providos em nenhuma das classes, pelo que virá com o tempo a verificar-se, além da economia já effectiva, a de 8:101\$000 réis, á qual ajuntando-se a do logar de director, e a effectiva, virá a economia, em resultado final, a montar á somma de 11:665\$400 réis.

Academia das Bellas Artes, e mediante a inspecção e fiscalisação do agente diplomatico portuguez n'aquella côrte. (Portaria de 3 de setembre)

Em 15 de outubro mandou o governo que passassem de nov ser pagos pela folha da academia os *architectos aggregados*, que estaem commissão na repartição de obras publicas.

#### 1840

Sua Magestade a rainha e el-rei D. Fernando assistiram de dezembro à sessão solemne de abertura e exposição trienndemia de Bellas Artes de Lisboa.

Em portaria de 15 do mesmo mez fez o governo conmia que suas magestades haviam reconhecido que a orga d'aquelle estabelecimento e de cada uma das suas partes muito adiantada, e que, em presença das producções acadesentadas, era evidente o consideravel aperfeiçoamento que bido os methodos e systema de ensino em todas as ar

O governo elogiava a gerencia do vice-inspector eutão era o conde de Mello; reconhecia o zelo dos pr demicos de merito, e dos artistas aggregados; e, fin a esperança que tinha dos progressos da academia

100 miles 100 \_ =\_batti Affer 22 Je 19, 2000 5-Le todos 19 Trans -\_ a militar a governo-2. Que munitalis à T. Mil. E10 à vista 10 £49. Lodi, quando nsco do entidado a a 18400 3. LTE ± ----academia. Tar firmidair is = ===== 158400 para de diferencia 648000 در بسيجت برطقا الد ويعطيعين () 6 2 : 2 fessor da .mindar 🛎 l'onseca, S yo theatr 2 7- 1000 cimentos n juras de m co scenico ( am a aula \* dciaes fabras, requentada por faculdades ama · de architectura Dice teve 20 discipi antecedentes pour = Os dias se reconheci + De Correros, marceneur > > - LOS que concerno E CLESSEJATAD SEL

| Transporte                                                               | 6:120#000               |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Ao artista que servir de fiel (gratifi-                                  |                         |
| cação)                                                                   | 40,5000                 |
| 2 Estampadores, sendo 1 a 300\$000                                       |                         |
| réis, e 1 a 2005000 réis                                                 | 500\$000                |
| 2 Ornatistas                                                             | <b>200</b> 5000         |
| 1 Formador                                                               | 200,5000                |
| 1 Desbastador                                                            | 100\$000                |
| 2 Amanuenses da secretaria a 1805000                                     |                         |
| réis                                                                     | 3605000                 |
| 1 Continuo                                                               | 4505000                 |
| 1 Porteiro das aulas                                                     | 1505000                 |
| 1 Dito da porta                                                          | .1205000                |
| 1 Guarda das aulas de noite                                              | 1205000                 |
| 2 Moços a 100\$000 réis                                                  | 2005000                 |
| Para partidos aos discipulos                                             | 120/5000                |
| Despezas com o expediente da aca-                                        |                         |
| demia                                                                    | 800\$000                |
| EMPREGADOS FÓRA DO QUADRO  1 Professor de gravura                        |                         |
| 8 Á aula de pintura, sendo 2 a réis                                      |                         |
| 380\$000, 2 a 320\$000 réis, e 4 a 260\$000 réis                         |                         |
| 2 a 2925000 réis, 1 a 2605000 réis, 3 a 2195000 réis, e 2 a 1465000 réis | 2:893\$000              |
| 146\$000                                                                 | 1:6584000               |
| 4 Á aula de gravura, sendo 2 a réis                                      |                         |
| 380,5000. e 2 a 175,5200 réis                                            | 1:1105400<br>17:7815400 |

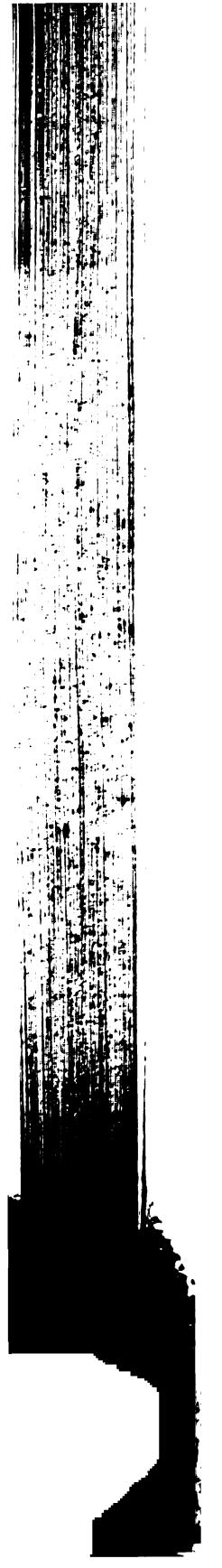

Abate-se o ordenado de 1 substituto da aula de gravura, que está vago, e que não deve prover-se em quanto existir o professor da mesma aula, que fica fóra do quadro rs. 400\$000.

Somma da despeza effectiva..... 17:7815400 Era a despeza d'este estabelecimento no ultimo orçamento........ 20:8455400

# 1843

A portaria de 31 de maio mandou que o professor da Academia is Bellas Artes de Lisboa, Antonio Manuel da Fonseca, se apresensse à commissão encarregada da edificação do novo theatro (de Dona laria Segunda), a fim de receber d'ella os esclarecimentos necessarios, de se incumbir da execução dos desenhos das figuras de madeira que aviam de ornar a tribuna real, e a boca do palco scenico do referido beatro.

No anno lectivo de 1842 a 1843 frequentaram a aula nocturna de esenho de ornato, destinada à instrucção de officiaes fabris, 145 alumos de differentes officios.

A aula nocturna de desenho historico foi frequentada por 79 alumos artifices, e 58 estudantes de differentes faculdades amadores das ellas artes.

A aula de geometria pratica, e desenho de architectura civil foi 'equentada por 41 alumnos.

A aula superior de estudo de modelo vivo teve 20 discipulos da cademia e 4 de fóra d'ella.

NB. A frequencia nos dois annos lectivos antecedentes pouco difriu da que apontamos para o de 1842-1843.

Observava-se por esse tempo que todos os dias se reconhecia maior perfeiçoamento nos ourives, lapidarios, canteiros, marceneiros, etc.; e que, de anno para anno crescia o numero dos que concorriam ao ensino da academia, applicavel não só aos que desejavam ser artistas, mas tambem aos artifices ou officiaes fabris.

No dia 22 de dezembro de 1843 effeituou-se a sessão soleme triennal da academia, estando presentes suas magestades a rainha estando.

Sua magestade a rainha distribuiu os premios aos alumnos que a academia considerara merecedores de tão distincta contemplação; senio dois alumnos da aula de pintura historica; dois alumnos da aula de architectura civil; e um da aula de esculptura.

Na mencionada sessão proferiu o discurso solemne o doutor Fracisco de Sousa Loureiço, director da academia. Delineou a traços la gos a historia artística de Portugal. Observou que antes do começo di monarchia tinham sido edificadas as capellas de Nossa Senhora da 0s veira em Guimarães e a egreja de Santa Maria de Almacave de Lamer. Os monumentos que verdadeiramente datam do começo da monarda são as egrejas de Santa Maria de Tarquere, perto de Lamego, a de Sara Cruz de Coimbra, fundados ambos por D. Affonso Henriques. A artístectura d'estes edificios era ainda muito simples; mas fundou aquar rei os vastos edificios de Alcobaça e S. Vicente de fóra, de perfeita a chitectura.

No 2.º periodo da arte portugueza (D. João 1 a D. Manuel e l. João 11) fizeram as lettras e as sciencias grandes progressos. A esse priodo pertencem a Batalha e Belem, edificios admiraveis, milagres à arte, que embora prendam com a escola tudesca, são realmente da se cola portugueza, e quasi inteiramente executados pelos artistas portuguezes, Affonso Domingues, Martins Vasques, Fernando de Evora, libteos Fernandes: mestre Huguet estava então em Portugal.

O 3.º periodo começou em D. João v e acabou em em D. Maist Maista e o convento do Coração de Jesus são obras d'este periodo: a primeiro, vasto, rico, sumptuoso; o segundo, bello, elegante, mas con desitos.

O dr. Loureiro encarecia a influencia que nos progressos das se tes e das lettras tiveram mulheres celebres e princezas, no decurso de quatro épocas de gloria para as artes: a de Pericles ou de Alexandre para os gregos: a de Augusto para os romanos; a dos Medicis e de Leão x para os italianos. O brilhante intervallo que separa as doss se

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Veja o Relatorio que perante as as justas pessoas de SS. MM.... leso p<sup>2</sup> ur substituto servindo de secretario da Academia das Bellas Artes de Le<sup>laj</sup> sò da Costa do Sequeixa) no dia 22 de dezembro (1843), em que tete loga 1 são solemne triennal da mesma academia.—Lisboa, 1844.

nas épocas foi preenchido em Portugal por D. Manuel, em França por . Francisco 1, em Inglaterra pela rainha Anna.

Percorre depois Loureiro o periodo moderno, e demorando-se em llar da Allemanha, foi menos feliz em seus enunciados e apreciações; ponto de que o conde de Raczynski declara, que tudo o que o discresador diz a respeito da Allemanha é uma serie de confusões de idéas, nomes, de factos. E note-se que o conde de Raczynski tinha o dr. pureiro na conta de homem instruido, cheio de zelo, e muito respeivel; mas, tecendo-lhe este elogio, não hesitou comtudo em o consider pouco familiarisado com as bellas artes (mais il me semble avoir é étranger aux arts 1).

O dr. Loureiro, lente muito distincto da faculdade de medicina da niversidade de Coimbra, foi escolhido por el-rei D. João vi para mese do infante D. Miguel<sup>2</sup>.

### 1844

O decreto, com sancção legislativa, de 20 de setembro, dispoz o seguinte, em quanto ás Academias das Bellas Artes de Lisboa e Porto:

- Art. 91." Nas Academias das Bellas Artes de Lisboa e Porto, crealas pelos decretos de 25 de outubro, e 22 de novembro de 1836, as lisciplinas e objectos de ensino continuarão a ser os que actualmente e acham estabelecidos.
- § 1.º O ensino de desenho historico, e o de anatomia, perspectiva optica, na Academia Portuense das Bellas Artes, será encarregado ao ubstituto de desenho historico, e ao lente de pintura historica da mesma cademia; ficando suprimidas as gratificações que até agora se despeniam com aquelle ensino (decreto de 27 de agosto de 1844).
- \$ 2.º Na Academia das Bellas Artes de Lisboa é suprimido um los logares de amanuense da secretaria d'este estabelecimento; ficando serviço de ambos elles a cargo de um só empregado, com a gratificação annual de 50\$000 réis.
  - § 3.º Em ambas as academias, a leitura das aulas, e todos os tra-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Veja as duas obras do conde de Raczynski: Les arts en Portugal, e Diitionnaire historico-artistique du Portugal.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Veja: Memorias biographicas dos medicos e cirurgiões portuguezes, pelo sr. Rodrigues de Gusmão; e a Memoria historica e commemorativa da faculdade de medicina, pelo doutor Serra de Mirabeau.

balhos academicos serão feitos com os professores, e mais funcionarios designados pela ultima legislação em vigor.

Veja --- Academia Portuense das Bellas Artes --- anno de 1844.

#### 1846-1847 m 1847-1848

Com referencia a estes annos lectivos é indispensavel recordar o que se disse no *Relatorio* lido na sessão publica da academia em 30 de de zembro de 1852; embora seja doloroso recordar tristes acontecimentos que tão nocivos foram aos interesses intellectuaes do povo portugues.

Assim se expressou, em presença de SS. MM., o professor substituto e secretario da academia. Francisco Vasques Martins:

«Senhora! — Nove annos tem deccorrido desde que celebrou a su sessão, e exposição publica, a Academia de Bellas Artes em Lisboa; e, x desde então tem deixado de cumprir este preceito, que lhe é ordenada pelos artigos 90.º e 100.º dos seus estatutos, a causa d'esta falta não la por certo da academia, mas sim das revoluções políticas, que a obrigara por duas vezes a interromper os seus trabalhos, fechando as suas aulas. e também a occupação das suas mais importantes casas de estudo par dois corpos militares; acrescentando a todas estas circumstancias a fair de recursos para occorrer a estas solemnidades...... Com quant mui prolongada fosse a occupação dos dois corpos militares, a academia tem aberto as suas aulas a todos que as tem querido frequentar, tanto de dia como de noite, excepto nos annos de 1846 a 1847, e de 1847 a 1848, pelo estado político da capital, e por se haver tomado a casa em que se davam as lições de architectura civil, não podendo os officiaes e aprendizes de officios mechanicos e artes fabris receber a precisa instruccão.»

#### 1848

Pela portaria de 2 de maio foi nomeada uma commissão para exinar e classificar os objectos artisticos existentes no real palacio da mposta, que podessem servir ao estudo das aulas de pintura e esliptura, a fim de serem collocados na galería nacional da Academia s Bellas Artes de Lisboa.

Era esta commissão composta dos seguintes artistas: Antonio Manel da Fonseca, Francisco Antonio da Silva Oeirense, Joaquim Rafael e niz Pereira de Menezes. Tem grande interesse o relatorio que ella apresentou ao governo elo ministerio do reino. Aqui o reproduzimos, tal como o vemos em m exemplar lithographado que possuimos ha annos:

«Senhora.—Em portaria de 2 do corrente, expedida pela secretaia de estado dos negocios do reino, foi Vossa Magestade Servida Orenar que passassemos a examinar e classificar os objectos artisticos
xistentes no real palacio da Bemposta, que podessem servir ao estudo
as aulas de pintura e esculptura, a fim de serem collocados na galeria
acional da Academia das Bellas Artes de Lisboa.

«Ninguem ignora a difficuldade que ha em classificar quadros feitos a seculos, deteriorados pelo tempo, e mais ainda pelos chamados resauradores.

«Quando não existem documentos positivos, que provem a identilade dos auctores, o mais que se póde conscenciosamente fazer é indiar as escolas a que pertencem, e se tem, ou não, merecimento aristico.

«Casos ha excepcionaes, porém são raros, e só quando as qualidales originaes que distinguem os grandes artistas estão pronunciadas
l'um grau tão superlativo que não admitte duvida, é que se póde affirmar (com menos risco de errar) qual seja o auctor, não faltando exemplos para comprovar que mesmo assim o juizo póde ser hypothetico,
pois que esses artistas que foram chefes de escola, muitas vezes se viam egualados pelos seus imitadores a ponto de se não differençarem
ms dos outros.—A Leonardo da Vinci são geralmente attribuidos os
litimos quadros de Luini, entrando n'este numero a Herodias na Tribuna
la galleria «degli Uffizzi» em Florença, o S. João na Bibliotheca Amrosianna em Milão, que tivemos occasião de observar, e a Virgem enre Santa Catharina e Santa Barbara na galeria Esterhazy em Vienna.

«A applicação de nomes pomposos ad libitum, é bastante facil, poém só conduz a fazer decahir o valor artistico dos quadros quando se não encontram excellencias que abonem esses mesmos nomes.

Attendendo pois a estes ponderosos motivos, e pelo desejo de cumrirmos as ordens de Vossa Magestade com a recommendada urgencia ao mesmo tempo escrupulo, do qual não é possível prescindir, requiitámos para base do nosso trabalho uma relação authentica dos objetos classificados, e avaliados em dezembro de 1843, em tudo conforme om a do exemplar que junto sóbe á presença de Vossa Magestade, e l face da mesma propomos como melhores e mais proprios para serlirem ao estudo os seguintes, e mencionaremos em primeiro logar os le um merecimento mais decidido principiando por: «Num. 488, avaliado em 500,000 réis.—Alto relevo attribuido: Bernini.—A ser de Bernini seria uma das suas melhores obras, pora não podemos deixar de observar que não offerece indicios do estylo à semelhante artista, nem da época em que as suas idéas influiram na eculptura. Entendemos que este trabalho é de um caracter mais pura Tem muito merecimento artistico.

«Num. 164, avaliado em 2005000 réis.— Quadro attribuido a Lum.— Este quadro é excellente, nem póde haver duvida que seja da escola de Leonardo da Vinci. Se é de Bernardino de Luini, de Oggiou. de Melzi, ou de algum outro grande artista em cujas obras reina o espirito e influencia do fundador da escola, não podemos affirmar—nã está retocado.

«Num. 175, avaliado em 500\$000 réis.— Quadro attribuido a Refael d'Urbino na sua primeira maneira.—Nada apparece n'este quadre que o justifique como tal. Não se vé a menor influencia de Pedro Rerugino que deveria n'este caso ser tão pronunciada como o é em tode as obras de Rafael na sua primeira maneira. Entendemos que tem mum merecimento como pertencente á escola Ferrareza, e poderia ser obra de Mazzolino de Ferrara, o que todavia não affirmamos.

«Num. 77, avaliado em 500,6000 réis. — Quadro attribuido a Goccino. — Não ha motivos para attribuir este quadro a Guercino. Julganos que póde ser de Strozzi, ou de algum outro imitador de Miguel Angél de Caravaggio, chefe dos naturalisti. Encontra-se porém bastante espressão, e uma tendencia mais elevada do que a que pertence e é commum a semelhante escola, qualidades que o tornam mais digno de Naximo Stanzioni do que de qualquer outro d'essa mesma escola. Ten muito merecimento artistico.

«Num. 71, avaliado em 4805000 réis. — Quadro attribuido a Goecino. — Este quadro é bom. Parece ser de Guercino.

«Num. 63, avaliado em 400#000 réis.—Quadro attribuído a Pem del Vaga.—Tem muito merecimento este quadro. É sem duvida da esta cola de Rafael d'Urbino, porém não podemos affirmar que seja da mã de Perin del Vaga.

«Num. 117, avaliado em 1205000 réis.—Quadro attribuido a Rabel na sua primeira maneira.—Este quadro está muito desfigurado pelo restauradores. Se alguma influencia apresenta dos exemplos de Rabel d'Urbino, não é por certo da época a que se attribue, mas sim de uma data posterior. É de muito merecimento.

«Nam. 81, avaliado em 2505000 réis.—Quadro attribuido á escola de Ticiano.—Não ha duvida que pertence á escola de Ticiano, e ten

astante merecimento, apesar de estar muito deteriorado, apresentando m diversos logares retoques grosseiros.

«Num. 478, avaliado em 60\\$000 réis.—Quadro attribuido a Seastião del Piombo.—É sem duvida da escola Veneziana. Tem bellezas entendemos que se assemelha mais a Ticiano do que a Sebastião del iombo.

«Num. 18, avaliado em 5765000 réis.—Dois quadros attribuidos Horacio Vernet.—São de muito mericimento estes quadros no seu enero. São uma boa amostra do talento do auctor, que não é Horacio, sas sim José Vernet, seu avô, morto em 1789.

«Num. 150, avaliado em 14\$400 réis.—Quadro attribuido a Sepeira.—Este quadro de Sequeira tem muito merecimento. É uma exellente prova do talento artistico d'esse nosso compatriota.

«Num. 133, avaliado em 400\$000 réis.—Dois quadros attribuidos Lucas de Leyden.—Os quadros d'este auctor são mui raros, e dos nuitos ao mesmo attribuidos a maior parte são duvidosos. N'este caso intendemos estarem comprehendidos estes, aos quaes porém se não póde negar um certo merecimento artistico.

«Num. 98, avaliado em 100\$000 réis.—Quadro attribuido a Brugel (alias Breughel).—Este quadro está muito deteriorado. Imita o systema de pintar de Breughel, e tem merecimento bastante.

«Num. 67, avaliado em 500\$000 réis.—Quadro attribuido á primeira maneira de Rubens.—Este quadro tem muito merecimento. Em partes dá alguma idéa de Rubens. O verdadeiro auctor porém é duvidoso.

«Num. 12, avaliado em 100\$000 réis.—Quadro attribuido a Poussin.—Tem bastante merecimento, e assemelha-se a Poussin.

«Num. 13, avaliado em 50\$000 réis.—Quadro attribuido á escola de Poussin.—Não é mau. Parece-nos imitação de Poussin.

«Num. 97, avaliados em 160\$000 réis.—Dois quadros attribuidos a Peuta.—São bons no seu genero e ambos apresentam a assignatura do auctor.

«Num. 3, avaliado em 50\$000 réis.—Quadro attribuido a Velasques.—É hespanhol e tem merito, offerecendo alguma analogia com os trabalhos do pintor a quem é attribuido.

«Num. 4, avaliado em 245000 réis.—Quadro attribuido a Delpino (alias d'Arpino).— É soffrivel. Não podemos asseverar que seja seu.

Num. 118, avaliado em 725000 réis.—Quadro attribuido a Dominichino.—Que é bem pintado e que pertence á escola Bolonhesa, é o que podemos dizer.

«Num. 65, avaliado em 60\$009 réis.—Quadro attribuido a le lidoro de Caravaggio.—Póde ser de Miguel Angelo de Caravaggio, na não de Polidoro, que foi discipulo de Rafael d'Urbino. Tem memmento.

«Num. 64, avaliade em 2505000 réis.—Quadro attribuido a Gui Reni.—Apesar de numerosos retoques que se lhe conhecem, apresan belleza não vulgar. Tem merecimento.

«Num. 69, avaliado em 1205000 réis.—Quadro attribuido a 6 dés.—Este quadro possue merito artístico, e apresenta a assignatme seu auctor.

«Num. 135, avaliado em 575600 réis.—Quadro attribuido a la gel (aliás Breughel).—Este quadro tem muito merecimento.

«Num. 171, avaliado em 48,000 réis.— Quadro attribuido a la franco.—Tem merito, e póde ser de Lanfranco.

«Num. 165, avaliado em 30,000 réis.—Quadro attribuido a la lasques.—Este quadro é bom e é bespanhol, porém não affirmaces que seja de Velasques.

«Num. 168, avaliado em 100,000 réis.—Quadro attribuido a la migianino.—N'este quadro apparece certa influencia dos exemplos de Correggio. É de algum seu imitador, e tem merecimento.

«Num. 180, avaliado em 60,5000 réis.—Quadro attribuido à se cola de Rubens.— Tem merecimento. Não lhe podemos designar audi

«Num. 163, avaliado em 50,000 réis.—Quadro attribuido a Gué Reni.—São numerosos os quadros d'este genero attribuidos a Gué Reni, e este pode ser um d'elles. Tem algum merito.

«Num. 35, avaliado em 120#000 réis.—Quadro attribuido a Bræzino.—Tem muito merecimento, mas o auctor é duvidoso.

«Num. 37, avaliado em 40/000 réis.—Quadro attribuido á ecola Veneziana.—Este quadro tem merecimento e é de escola Ven-

«Num. 111, avaliado em 48#000 réis. — Quadro attribuído a Valetin. — Tem merito. É muito para duvidar que Valentin seja o seu »

«Num. 119, avaliado em 575000 réis.—Quadro atribuido a Hugo da Carpi.—Tem merito, mas deve-se duvidar que Carpi (Hugo) iest o seu auctor.

«Num. 5 avaliados em 24,000 réis.— Dois quadros attribuidos a Salvador Rosa.— Tem muita analogia com as obras de Salvador Rosa. e é possível que fossem pintados por elle.

«Num. 2, avaliado em 245000 réis. — Quadro designado como Es

la Loilio.—È bem pintado e parece hespanhol. A designação da esla não nos parece exacta.

«Num. 6, avaliado em 30,5000 réis.—Quadro attribuido a Lonei. É soffrivel, mas o auctor pelo nome que ali se designa é-nos descoecido.

«Num. 40, avaliados em 44\$400 réis.—Dois quadros attribuidos Bursirri.—Tambem não são maus, mas a respeito do seu auctor emos o mesmo que do quadro antecedente.

«Num. 60, avaliados em 14\$400 réis.—Dois quadros attribuidos Bourguignon.—São soffriveis, possuindo aquelle merecimento que mpete a quadros de semelhante genero.

«Num. 61, avaliado em 45800 réis.—Quadro attribuido a um dispulo de Bourguignon.—Este quadro, seja qual for o seu auctor, é ffrivel.

«Num. 96, avaliado em 9\$600 réis.—Quadro attribuido a Jorge kactrit.—A respeito d'este quadro dizemos o mesmo que dissemos a speito do num. 6.

«Num. 39, avaliado em 305000 réis.—Quadro attribuido a Rafael engs.—É menos mau. Não se póde asseverar que seja da mão de uem ali se diz.

«Num. 87, avaliadas em 65000 réis.—Duas gravuras de quadros e Claudio de Lorena.

«Num. 100, avaliadas em 19\$200 réis.—Varias gravuras, tres das paes tambem de quadros de Claudio de Lorena.

«Tanto as tres d'este ultimo numero, como as duas do antecedente quadros de Claudio de Lorena, podem servir para a aula de granra de paizagem.

«Finalmente varias copias ha no real palacio da Bemposta, incluias na mesma relação, porém estamos longe de julgar de alguma utidade publica a sua acquisição; assim como nos cumpre também obserar, que ou pela precipitação com que talvez se avaliassem estes discos objectos artisticos em 1843, ou porque se contasse com a sua epreciação no paiz pelas causas que a todos são abvias, alguns d'ene elles, que possuem maior merecimento, apparecem com avaliações mito baixas, circumstancia esta que não podemos deixar de levar ao onhecimento de Vossa Magestade, como digna de attender-se para os nos convenientes e em vista de tudo Vossa Magestade mandará o que or servida.—Lisboa, 15 de maio de 1848.—Francisco Antonio da vilva Oeirense.—Antonio Manuel da Fonseca.—Joaquim Rafael.—Luiz Pereira de Menezes.»

anno lectivo de 1848-1849 foi a Academia das Bellas Arts a frequentada, em todas as suas aulas, por 215 alumnos, seoda arios, 89 voluntarios, e 78 das classes pobres.

a Academia das Bellas Artes de Lisboa frequentada em todas ulas no anno lectivo de 1849-1850 por 250 alumnos. overno estava já, no fim d'este anno lectivo, auctorisado para comprar em Roma uma collecção dos melhores modelos em 3 melhores estatuas e bustos antigos.

#### 1850-1853

e carta de lei de 23 de abril de 1850 foi concedida ao governaria auctorisação para despender até á quantia de 600,5000 rés ra de uma collecção dos melhores modelos, em gesso, das es bustos dos antigos, para o serviço da Academia das Bellis Lisboa.

Anticipando a ordem chronologica diremos que, em sessão pu-25 de outubro de 1856, declarou o professor secretario di , que os indicados objectos foram entregues á mesma academia, o de servirem de bons modelos para os estudos academicos. aqui a lista dos modelos em gesso, a que se refere a precemmunicação, e que á academia foram entregues, acompanhados ria de 11 de fevereiro do indicado anno de 1856, vindos de

uuas: po de L

po de Laocoon.
llo de Belvedere.
curio do Vaticano.
llinho.
us de Medicis.
no e o pequeno Bacho.
us de Milo.
manicus.

tos:

ıa.

idne.

Pallas da villa Justiniana. Leão dormindo — de Canova.

Cabeça de cavallo da estatua de Marco Aurelio. Uma parte do friso do Forum Trajano, com o menino e o vaso.

Baixos relevos, vindos de Paris:
Baixo relevo das Horas.

A Sagrada Familia — baixo relevo de Miguel Angelo.

No anno lectivo de 1850-1851 foi a Academia das Bellas Artes de Lisboa frequentada por 266 alumnos, dos quaes concorreram ás aulas nocturnas 186.

Em um documento official, muito interessante e auctorisado, encontrei as seguintes noticias, com referencia ao anno lectivo de 1852-1853:

\*Academia das Bellas Artes.—Em todas as aulas das duas escolas academicas (Lisboa e Porto) foi o ensino professado, durante o anno lectivo de 1852-1853 com regularidade da parte dos professores, e aproveitamento da parte dos alumnos.

Na Academia de Lisboa houve dois cursos, um de dia em todo o anno lectivo, e outro de noite nos tres mezes de janeiro a março; sendo ambos elles frequentados por 377 alumnos: a saber: por 198 o curso diurno, e 179 o curso nocturno 1.»

Mencionava-se o facto de haver sido celebrada a exposição publica la Academia Real das Bellas Artes de Lisboa em principios do anno de 1853, á qual havia assistido a familia real.

Declarava-se que tinham merecido a consideração do publico as nuitas e variadas obras artisticas, apresentadas na referida exposição; icrescentando-se: «Se ellas ainda carecem dos primores das producções estrangeiras, não deixam, comtudo, de revelar muito merito, a par do alento e especial vocação, que, para os productos maravilhosos das pellas artes, teem entre nós, os seus cultores.»

<sup>1</sup> Relatorio do ministro dos negocios do reino apresentado ás camaras legisativas em 30 de junho de 1854.

bem certo estou de que aos leitores será muito agradavel a leitura d'esa trecho:

«A fim de favorecer tão pronunciada aptidão, mui util seria que as nossas finanças podessem desde já proporcionar occasião de se consignar no orçamento uma verba sufficiente para a manntenção de mais alguns pensionistas do estado, mandados estudar bellas artes em paize estranhos; mas, se faltam, por ora, os meios para essas maiores despezas, cumpre aqui declarar, que elles acharam um abonador generos na real munificencia de S. M. el-rei regente, o qual, levado do seu amo pela civilisação, e de sua estremada devoção pela cultura das artes a gosto, tem dado, e continúa a prestar valiosos auxilios a muitos alumnos de reconhecida habilidade, para irem applicar-se áquelles estuda fora do reino nas escolas mais acreditadas da Europa ...

No referido anno lectivo de 1852-1853 foram ensinadas seguido disciplinas: desenho historico; pintura historica; pintura de paízagen architectura civil; esculptura; gravura; estudo do antigo e do natural ornamentos.

Havia seis professores proprietarios; e seis substitutos.

Dos 377 alumnos, 80 eram ordinarios; 56 voluntarios; 62 das #-tes fabris; 479 nas anlas nocturnas.

#### ACADAMIA REAL DAS SCIENCIAS DE LISBAA

Uma formosa pagina (como tantas tem escripto o sr. Latino 02 lho!) é aquella em que o illustrado secretario geral da academia discavisadamente:

«A antiga academia correra a fortuna de todas as mais instituiçõe que havia concebido e vivificado o regumen da velha monarchia. Tivos esplendido berço, fora-lhe a infancia auspiciosa, precoce a adolescenta o, por um milagre de robustez excepcional, chegara em poucos anos a sua madura virilidade. Mas todos estes prodigios vieram a parar el que esta respeitavel corporação perdeu bem cedo as forças com que «

Veja também o Relatorse e Discurse fidos na sessão publica triennal da Arremin de Bellas Artes de 30 de dezembro de 1852; o primeiro por Francos laques Martins; o segundo por Francisco de Assis Rodrigues.

Voja tambom a Descripcio des deres operarmados na exposição de 1852 no principion em janeiro de 1853.

<sup>1</sup> Ariatorio citado.

nnunciara vigorosa, e a debilidade senil que a acommetteu n'um lehargo de muitos annos, esteve presagiando que a illustre companhia a que presidira, cheio de enthusiasmo e de esperança, o celebrado duque le Lafões, ia bem depressa apagar no esquecimento a luz, frouxa e expirante, do seu antigo vigor intellectual.»

Vêde agora a brilhante pintura do renascimento da academia por efeito das providencias decretadas em 1834, já preparadas em 1833 pelo luque de Bragança, e mais tarde, em 1852, adequadamente aperfeicadas:

«Sobrevivendo, mas quasi moribunda, á ruina das antigas instituiões, enfraquecida pelos abalos que estremeceram nos fundamentos a
relha sociedade portugueza, a academia, para reconquistar o esplendor
e os foros litterarios, que perdera, precisava de retemperar-se nas inspirações da nossa epocha, e receber, como todas as instituições de Porlugal, o baptismo das idéas deste seculo. É desde a reorganisação, que
a nossa Academia deveu á generosa e esclarecida protecção da Rainha
Fidelissima, a senhora D. Maria II, de sempre saudosissima memoria,
que devemos contar os fastos da nossa vida litteraria. É desta segunda
treação, que devemos pedir á Academia os seus títulos de actividade
intellectual, e exigir-lhe a responsabilidade da missão que a lei lhe confiou em beneficio da patria e da commum illustração 4.»

Da primeira reorganisação, a decretada em 1834, vamos agora dar noticia.

A pag. 13 e 14 vimos ha pouco o que na regencia do duque de Bragança foi preparado para que a academia recebesse nova fórma, que estivesse em harmonia com o novo systema de governo, essencialments amigo e favorecedor da cultura e progressos das sciencias.

É pois chegada a occasião de conhecermos o resultado das providencias dadas antes da ascenção da augusta filha de D. Pedro so throno, que ella, por intervenção de um ministro illustre, D. Fr. Francisco de de S. Luiz, se deu pressa em tornar uma realidade proveitosa.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Discurso recitado na sessão publica da Academia Real das Sciencias de Lisboa de 19 de novembro de 1856 pelo presidente da 1.º classe... José Maria Grande; e Relatorio dos trabalhos da mesma academia lido na sobredita sessão pelo secretario geral interina, José Maria Latino Coelho.

#### 1834

Em 15 de outubro foram approvados por sua magestade a rainha novos estatutos que o governo se deliberou a dar á Academia Real Sciencias de Lisboa.

Em 22 do mesmo mez remettia o bispo conde D. Fr. Francisco de Luiz, então ministro dos negocios do reino, ao vice-secretario da acania uma copia do decreto de 15, e dos estatutos a que o mesmo deto se referia, e pelos quaes devia regular-se aquella corporação.

O indicado decreto referia-se ao projecto de estatutos que a acade
1 fora encarregada de formar para seu governo, na parte regulames,

1 economica e litteraria. Era esse o projecto de estatutos que sua ma
1 tade approvava, por querer fazer mercê á academia, e favorecer o

2 gresso das sciencias e da litteratura nacional, que a mesma academia

2 tão louvavel zelo tinha promovido.

Os novos estatutos tratavam no titulo 1, da organisação scientifica academia; no titulo 11, dos diversos graus da academia; no titulo 11, cargos da academia, e suas obrigações; no titulo 12, dos empregasubalternos da academia; no titulo 2, das remunerações pecunias; no titulo 21, do governo economico e litterario da academia; no lo 21, das eleições; no titulo 211, das sessões da academia; no titulo 212, dos trabalhos litterarios offerecidos á academia; no titulo 213, direitos academicos; e, finalmente, no titulo 213, das férias academias.

Organisação scientifica.

A academia ficava distribuida em 3 classes: a 1.º de sciencias noaes; a 2.º de sciencias exactas; e a 3.º de sciencias moraes, e bellas ras.

Não haveria preferencia alguma entre estas classes; e a academa va com a auctoridade de augmentar o seu numero, ou de subdivialguma d'ellas, como julgasse conveniente.

Graus academicos.

Os membros da academia seriam, ou socios, ou correspondentes.

Os socios seriam, ou effectivos, ou livres, ou honorarios.

Em cada classe haveria 8 socios effectivos, podendo aliás augmen-

tar-se este numero quando se augmentasse o das classes, ou subdividisse alguma d'ellas.

Consideravam-se socios livres: 1.º aquelles que tendo sido correspondentes, e merecessem por seus trabalhos ser socios effectivos, não podiam comtudo sel-o por não residirem em Lisboa; 2.º os estrangeiros insignes em qualquer ramo dos conhecimentos humanos, ou que por serviços litterarios feitos á academia se tornassem credores de serem contados no numero de seus socios; 3.º os socios effectivos que deixassem de residir em Lisboa por motivo de interesse publico, ou por commissão permanente do governo; mas estes ultimos em voltando a residir em Lisboa, entrariam no primeiro logar de effectivo que vagasse.

Os socios livres não tinham numero determinado.

Só poderiam ser socios honorarios os principes da familia real portugueza, e os soberanos, ou principes estrangeiros, com quem a academia quizesse ter uma tal contemplação; continuariam, porém, a ter aquella consideração os que o fossem na actualidade.

Os correspondentes da academia seriam de então em diante 16 em cada classe, podendo aliás augmentar-se este numero na hypothese que já figurámos.

Para ser socio effectivo requeria-se que o candidato houvesse sido correspondente, e tivesse mostrado, pela sua applicação litteraria, e pelos serviços feitos, que era digno de ser elevado a este grau academico, e estava disposto a sujeitar-se ao trabalho regular da academia.

Para ser nomeado correspondente da academia era indispensavel que o candidato lhe apresentasse uma memoria, a qual fosse julgada digna de ser impressa na collecção das da academia, ou uma obra que merecesse ser impressa á custa da academia, ou que se tivesse feito conhecido por obras impressas, de bom conceito.

# Cargos academicos.

Presidente perpetuo; um presidente do sangue da casa real portugueza, e havendo mais de um principe, a academia escolheria aquelle que mais conviesse.

Vice-peesidente; escolhido d'entre os socios honorarios portuguezes, ou d'entre os socios effectivos.

Secretario, e vice-secretario.

Thesoureiro.

Director, presidente de cada classe.

Guarda mór dos estabelecimentos academicos, encarregado da direcção da typographia, e da guarda e arranjamento do gabinete de physica, museu e laboratorio. Sendo de grande importancia este emprege, ordenava-se à academia que fizesse um regulamento especial, tanto na parte relativa à typographia e armazem dos livros impressos, como em quanto aos outros objectos.

Nenhum cargo academico poderia ser provido senão em socio effectivo. Nenhum socio poderia ao mesmo tempo ter dois cargos academicos. Todos os cargos academicos seriam electivos e triennaes, á excepção do presidente, do secretario e vice-secretario, e do guarda mór, que seriam perpetuos. Admittia-se a reeleição nos cargos academicos. O logar de bibliothecario não seria logar academico, podendo por isso ser provido em qualquer socio, ou não socio. Á academia era ordenado que fizesse um regulamento especial para a sua bibliotheca.

#### Empregados subalternos:

À academia ficava a completa liberdade de acudir n'esta parte à necessidades de todo o serviço de sua competencia, como o julgasse conveniente.

#### Remunerações pecuniarias:

Ao secretario 400,000 réis annuaes; ao vice-secretario 300,000 réis; ao guarda mór 300,000 réis; ao thesoureiro para falhas, 60,000 réis; a cada um dos socios effectivos que assistissem ás sessões da acdemia, excepto as publicas, um jetão do valor de 1920 réis.

Os socios que tinham vencimento annual não receberiam os jetões, á excepção do thesoureiro.

O hibliothecario que a academia nomeasse teria o ordenado que ella lhe arbitrasse.

#### Governo economico e litterario:

Pertencia a um conselho, composto do vice-presidente, do secretario, do vice-secretario, do thesoureiro, dos directores das classes, do guarda mór, e dos decanos das classes quando não occupassem algum dos cargos da academia.

Nenhuma deliberação do conselho, quer na parte economica, quer na parte litteraria, seria valida, sem estarem presentes duas terças partes.

Todas as deliberações deviam ser registadas no livro competente das actas, e assignadas por todos os socios que assistissem às sessões

O conselho deveria convocar extraordinariamente a assembléa geral todas as vezes que occorresse algum incidente grave; e sempre, se

rincipio de cada semestre, para dar conhecimento de tudo o que houesse sido feito, e prestar contas.

As sessões do conselho seriam celebradas nas 1.25 quintas feiras de ada mez; e nos mezes de ferias haveria duas sessões, uma a 15, e utra a 30 do mez.

# Eleições; sessões academicas:

Não especificaremos as mindezas regulamentares n'este particular, or isso que são a reproduçção da maior parte das providencias que tempo foi aconselhando, e não encontramos especie alguma que deva er notada.

O mesmo podemos dizer em quanto aos trabalhos litterarios offeecidos á academia, direitos academicos, e ferias academicas 1.

Com a maior satisfação vamos registar na sua integra a interessanssima portaria de 23 de outubro:

«Sendo presente a S. M. a Rainha, em representação da Academia leal das Sciencias de Lisboa, que o Padre Mestre Fr. Jose Mayne, Reigioso da Terceira Ordem de S. Francisco, applicara em sua vida algunas propriedades e dinheiro provenientes de seus ordenados para o crescentamento, e manutenção da Livraria do Convento de Jesus, para reação e estabelecimento de um Museu e Gabinete de Medalhas e Pinuras, e para as despezas de uma Cadeira de Historia Natural appliada á demonstração dos attributos de Deus, nomeando a Academia Real as Sciencias para administradora e directora dos referidos estabeleciimentos e suas rendas, como constava da instituição que fora approada por auctoridade pontificia e regia, e mandada communicar á Acaemia por aviso de 24 de dezembro de 1792 com o inventario do Mueu e Gabinete: Pedindo que houvesse S. M. por bem, à vista do exosto, mandar-lhe entregar a guarda, uso, e administração dos ditos esibelecimentos, e a bibliotheca d'aquelle extincto convento, por ser ja m parte a elles pertencente, e por que, unindo-se à da Academia, se rmará de ambas uma só, publica e patente a todos os estudiosos om manifesta utilidade das sciencias, e da instrucção geral dos portuvezes: Ha S. M. por bem deserir à supplica da Academia, commetteno-lhe a direcção e administração dos mencionados estabelecimentos, e

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Veja: Estatutos da Academia Real das Sciencias de Lisboa approvados por <sup>3</sup>. M. F. em 15 de outubro de 1834. Lisboa. Typographia da mesma Acadenia. 1834.

das propriedades, e dinheiros applicados á sua manutenção, tudo m fórma da instituição: E lhe concede outro sim a guarda, uso, e admistração da licraria do extincto Convento de Jesus, para que mais d que a Academia já possue, bem como o Museu, sejam franqueda ao publico em beneficio das sciencias e das lettras. E ordena S. M. que de tudo se faça entrega á Academia por inventarios authenticos, e se parados, que serão remettidos por copia á Secretaria de Estado do Negocios do Reino; e bem assim que a Academia cumpra mui exactemente a vontade do douto, e pio instituidor, segundo o que ficou o denado na primitiva instituição. Palacio das Necessidades em 23 de o tubro de 1834.—Bispo Conde, Fr. Francisco.»

Veja adiante: Instituto Maynense.

#### 1835

Pela portaria de 24 de fevereiro foi resolvido que, em observacio do decreto numero 23 de 16 de maio de 1832, ficasse a institução vaccinica debaixo da immediata inspecção do prefeito da Estremadara, por meio do qual se corresponderia a academia com o governo, e se ria paga dos vencimentos legaes em folhas remetidas pela prefeitor no praso de cada trimestre ao Tribunal do Thesouro Publico.

Manifestava-se a esperança, da parte do governo, de que os actos membros da referida instituição continuassem pelo modo estabelecida a empregar-se n'aquelle serviço com a intelligencia e desveio, que 6 tinha distinguido em tão importante ramo da beneficencia publica.

Note-se que a resolução do governo assentou sobre a consolu. que a academia fez subir ao ministerio do reino, referindo-se a uma ?? presentação da instituição vaccinica sobre a conveniencia de separa d'aquella academia este philantropico estabelecimento, que é de sua trureza administrativo, e não carecia já dos auxilios scientíficos da mês ma academia.

Pelo decreto de 13 de maio foi estabelecida na Academia Real de Sciencias de Lisboa uma commissão, encarregada de propór ao governo: 1.º Um plano provisorio, e de immediata execução para o actual melhoramento possível do ensino publico; 2.º Um systema geral de educação, e instrucção religiosa, civil e litteraria, para ser proposto poder legislativo.

Note-se que pela carta de lei de 25 de abril do mesmo anno ficara governo auctorisado para formar e organisar o ensino publico, do modo nais conveniente, sem augmento da despeza que então se fazia.

Eis-aqui as regras que a commissão devia ter em vista: 1.ª Não xceder a despeza que então custava a instrucção publica; 2.ª augmentar numero de escolas de primeiras lettras, e das linguas mais frequense, diminuindo o das aulas que não fossem de tão urgente necessidade; .ª dar nova fórma ao ensino, considerando-o systematicamente deaixo das suas diversas relações, designando os compendios e metho-os que deviam ser adoptados, e reunindo em cada uma das capitaes os 17 districtos aulas de todos os preliminares necessarios para enrar no estudo das sciencias; 4.ª estabelecer nas cidades de Lisboa e orto um curso completo da faculdade de medicina com os seus esados preparatorios.

No que respeita ao systema geral, devia a commissão formal-o de nodo que ficasse a par dos actuaes conhecimentos humanos, e plenanente acommodado aos principios do governo representativo, exarados la Carta Constitucional da monarchia.

A commissão devia congregar-se no edificio da Academia Real das sciencias, e corresponder-se-hia com o governo pela secretaria do rei10; devendo todas as auctoridades e repartições publicas satisfazer com
10tualidade as suas requisições no assumpto da competencia d'ella.

Entre os illustres membros que compunham a commissão figuraam os pares do reino Francisco Manuel Trigoso de Aragão Morato, e bispo conde D. Fr. Francisco de S. Luiz (mais tarde cardeal Saraiva).

O decreto era referendado por Agostinho José Freire.

Pela portaria de 24 de novembro do mesmo anno mandou o goerno que a collecção de mineraes, que existia na intendencia das mias e metaes do reino passasse para a academia, a fim de enriquecer seu museu.

O governo declarava que pretendia d'este modo dar um testemuho de quanto se interessava pelo augmento e prosperidade do objecto la nobre e util instituição da academia.

#### 1836

Pela portaria de 19 de fevereiro, dirigida ao sabio Trigoso por Mousinho de Albuquerque, foi encarregada a Academia Real das Sciecias de Lisboa de formar uma relação de todos os edificios pertencedo ás extinctas ordens regulares, que se tornassem notaveis pela épos da sua fundação, factos historicos, monumentos funebres, ou reliquado de homens celebres que encerrassem; ou finalmente, pela sua architectura; e que por qualquer d'aquelles motivos merecessem ser consequados e entretidos por conta do governo, como monumentos publicas

A pedida relação, que devia ser organisada por provincias, notavada e illustrada, seria remettida parcial e successivamente ao governa fim de poder sobreestar a tempo na venda, alienação, ou desorgas sação d'estes objectos de interesse nacional.

As instrucções que a academia expediu aos seus informadores, por desempenhar o honroso encargo, são muito interessantes; e por issuas apontaremos n'este logar.

Pedia uma relação dos extinctos conventos de tal, ou tal localidade, com declaração de quaes estavam desamparados, vendidos, pregados em diversos usos, e conservados por ordem do governo.

Pedia egualmente que se examinasse, se nas egrejas, claustros, domitorios, e até nas cêrcas e nas capellas dependentes dos conventames:

4.º Inscripções, quer fossem sepulchraes, quer relativas a activamentos historicos, tanto do tempo da monarchia portugueza, com anteriores, do tempo de quaesquer dos povos, que successivamente de minarapa o nosso paiz.

No caso de se encontrarem estas inscripções, devia tirar-se copa d'ellas, para serem remettidas à academia, com a indicação do sitio code estavam.

2.º Mausoleus, tumulos, campas, ou outros quaesquer monumo tos sepulchraes.

Devia indicar-se, pouco mais ou menos, a sua fórma, a qualidade de pedra de que eram feitos, e o seu merecimento como objecto de architectura.

- 3.º Vidraças com vidros de côres, com figuras ou sem ellas.
- 4.º Estatuas sagradas, ou profanas, baixos relevos, e lapides comblemas, ou com escudos de armas.

Em quanto ao que fosse moderno, só devia fazer-se menção do e fosse attendivel pela perfeição da arte; em quanto, porém, ao que se antigo, devia notar-se tudo.

### 5.º Pinturas.

Devia observar-se, se havia pinturas a fresco, de figura, ou de arasco, nos tectos, ou nas paredes, e o seu merecimento.

6.º Paineis.

Se havia paineis em cobre, panno, ou taboa; o seu estado ou mesimento.

- 7.º Os azulejos, que representassem factos historicos, ou referism datas.
  - 8.º Mosaicos.

Apontar os que houvesse, mais ou menos perfeitos, com figuras arabescos, ou sómente de florões.

9.° Sinos.

Os que tivessem inscripções ou datas.

10.º Quaesquer obras de talha, ou de esculptura em pedra, que tornassem dignos de nota.

Em 27 de fevereiro participou a academia ao governo o ter noeado uma commissão d'entre os sens membros, encarregando-a de
aminar os edificios das extinctas ordens religiosas, que por qualquer
reumstancia se tornassem dignos de ser conservados, nos termos do
se fora ordenado á mesma academia. Para melhor desempenho de tal
cumbencia, propunha a academia algumas providencias; e o governo,
s portaria de 7 de março do mesmo anno, lhe respondia nos seguins termos:

ham vendidas, sem offender o direito de propriedade adquirido pelos mpradores, ou sem previamente os indemnisar, pelo ministerio da tenda se expediram as convenientes ordens para nas futuras vendas adoptar a primeira medida proposta pela academia, bem como pelo esmo ministerio se passaram identicas ordens para se não proceder venda de quaesquer egrejas, sem que a academia informe se devem 1 não ser conservadas; e impor nas vendas futuras aos compradores condição de transportarem á sua custa todas as lapides, monumens sepulchraes, e outros quaesquer monumentos, que se encontrarem as egrejas vendidas, ao local que a academia tiver destinado para se uardarem, devendo quanto antes designar por este ministerio, qual elle, a tim de se fazer conhecer ao ministerio da fazenda.»

) decreto de 27 de agosto foram dadas as seguintes provides ca do Museu e Horto Botanico da Ajuda:

O Museu de Historia Natural existente na Ajuda seria incom no Museu da Academia Real das Sciencias em Lisboa, não s das prelecções da aula, que alli se achava estabelecida, de zon natomia comparada, mas tambem para que, patente ao publica o da capital, offerecesse aos estudiosos meios faceis de appl

A academia exerceria provisoriamente, por meio de uma cos le tres dos seus membros, nomeada em cada anno, a inspecia a e economica do Jardim Botanico da Ajuda.

O director do mencionado jardim continuaria a estar encam immediata administração d'este estabelecimento, assim na para a, como na economica, e regeria em Lisboa uma cadeira de te

Os empregados subalternos do referido jardim seriam nome demittidos pela academia sobre proposta do director; perte este fazer chamar e despedir os operarios segundo as occulo serviço.

taram na mesma data do precedente decreto as instrucções »

O director do Jardim Botanico da Ajuda daria aula tres vess ana, no local que a academia designasse, e mandando vir la jardim os exemplares das plantas necessarias para as demos

nesmo director distribuiria as plantas no jardim pelo methodo que tivesse adoptado nas prelecções; pediria à academia e sementes de que tivesse necessidade, para esta as mandar unios que tinha ao seu alcance, ou recorrendo ao governo: us ardim, pelo menos, tres vezes por semana, promovendo o se o e progressos; e, finalmente, recorreria à commissão da com todos os casos em que caracesse de providencias extraordes propôr à academia o que conviesse.

As instrucções particularisavam as obrigações do jardineiro do jardim, e fiel das galerias botanicas; bem como especificat de processar as folhas, e regular e escripturar a despeza. Ombesses promenores, por não entrarem precisamente no noss

A commissão da academia iria examinar, quando o julgaio

o do jardim, tanto na parte scientifica, como na economica, dando ta á academia do que achasse, e propondo as providencias necessas, para a academia dar as que coubessem nas suas attribuições; ou resentar ao governo sobre as que d'elle dependessem.

- 4.º Todos os mezes se tiraria uma conta geral das despezas do abelecimento, para ser presente á academia; e todos os seis mezes daria um balanço, que seria remettido ao governo.
- O Jardim Botanico da Ajuda estaria aberto ao publico nas quintas as de cada semana.

Pela portaria de 17 de setembro foram mandados pôr á disposição academia as cêrcas dos extinctos conventos de Jesus, e dos Paulisda cidade de Lisboa, para estabelecimento de um Jardim Botanico.

O governo attendia á proximidade em que aquellas cêrcas ficaa do edificio da academia; e esperava que esta, reconhecendo as agens que de um tal estabelecimento haviam de resultar para a inscção publica, se prestaria a effeituar a creação do jardim, e a dar steriores providencias, que pecessarias fossem para o mesmo fim.

## 1838

N'este anno, a 11 de dezembro, falleceu um socio da Academia al das Sciencias de Lisboa, que foi um dos principaes ornamentos sta corporação illustre, enriquecendo-a com preciosas *Memorias*, e endo-lhe relevantes serviços.

Queremos fallar do sabio Francisco Manuel Trigoso de Aragão Moo, do qual tantas vezes havemos citado, em todos os tomos d'esta ra, o preclaro nome e valiosos e variados escriptos.

Tambem commemorámos as providencias que, na qualidade de nistro do reino, deu em beneficio de estabelecimentos scientificos, erarios e artisticos.

Só nos faltaria considerar este grande vulto como lente distincto Universidade de Coimbra, e insigne deputado ás côrtes constituintes 1821 e ordinarias que se lhes seguiram.

Mas aqui, e por quanto tratamos da Academia Real das Sciencias, mente devemos encarar Trigoso sob o ponto de vista academico.

Foi elle o auctor da noticiosa Collecção systematica das leis e eslutos, por que se tem governado a Academia Real das Sciencias de Lisboa, desde o seu estabelecimento até o tempo presente, e po à mandada imprimir. 1821.

Da sua erudita e conceituosa penna è o Elogio historico de D.h. Manuel do Cenaculo, arcebispo de Evora; e o Elogio historico de hi Guilherme Christiano Muller.

Ás suas doutas investigações, ao seu amor das lettras, aos se sentimentos patrioticos, são devidas as seguintes Memorias:

Memoria em que se pretende mostrar que até o tempo d'el-ral Diniz não existiu lei alguma em Portugal, que prohibisse ás egres mosteiros a acquisição de bens de raiz.

Memoria sobre o theatro portuguez.

Memoria sobre o estabelecimento da Arcadia de Lisboa:

Memoria sobre a Lei das Sesmarias.

Observações sobre a verdadeira significação da palavra «Privid»

Memoria sobre os chancelleres-móres do reino de Portugal, os
derados como primeiros ministros do despacho e expediente dos mas
soberanos.

Memoria sobre os secretarios dos reis e regentes do reino de la tugal, desde os antigos tempos da monarchia até á acclamação den D. João IV.

Por Trigoso foi escripto o Discurso preliminar e introducção chronicas de Fernão Lopes, que se lê no tomo re da Collecção de lutineditos de historia portugueza... publicados de ordem da Academ Real das Sciencias de Lisboa.

A Trigoso se deve a reforma da academia em 1834, emborto novos estatutos approvados em 15 de outubro d'aquelle anno fossi expedidos e assignados pelo ministro D. Fr. Francisco de S. Luiz, i no reinado da senhora D. Maria II, em presença do que os leitores ram ha peuco, a pag. 13 e 14.

Trigoso deixou à academia um precioso legado, qual o que cossido seguinte enunciado, que reproduzimos pelas proprias palavras de se erudito informador, o sr. Innocencio Francisco da Silva, no seu Desenario Bibliographico.

«Tinha colligido em vida uma das mais amplas e selectas collectes de legislação portugueza até hoje conhecidas. Deixou-a em icen-mento á Academia Real das Sciencias, onde foi por sua morte realista, e se conserva. Dos raros e preciosos documentos que encero. 

mais antigo é do anno de 872, e os ultimos de 1838.»

Varias vezes compulsámos a preciosa collecção Trigoso, e nellecção Trigo

ções. Assim, estamos habilitados para pessoalmente dar testemunho bom serviço que n'este particular fez á academia o illustre testador.

Não podendo acompanhar a biographia de Trigoso, senão no tonte á academia, devemos ao menos apontar aos curiosos os subsidios que podem recorrer para o competente estudo:

Diccionario bibliographico, do sr. Innocencio; tomo II, pag. 458 i61. Ahi encontrarão os leitores a indicação de outros trabalhos imssos, que não é da nossa conta mencionar, bem como dos manusptos que Trigoso deixou, aliás interessantes.

Apontamentos para o elogio historico de Trigoso, pelo conde de vradio. 1840.

Galeria dos deputados das côrtes geraes extraordinarias e contuintes da nação portugueza instauradas em 26 de janeiro de 1821.

Este escripto vae seguindo o deputado Trigoso em todas as votaes no parlamento; mas sempre em sentido menos favoravel, por que auctor da *Galeria* não sympathisava com a moderação política do sao orador. Leiam-se, porém, nos diarios das côrtes os discursos parnentares de Trigoso, e conhecer-se-ha o importante papel que n'essas rtes representou o illustre deputado.

Ensaio historico sobre as causas que prepararam a usurpação de . Miguel, por José Liberato Freire.

# 1840

Este anno marca uma época para a Academia Real das Sciencias Lisboa; embora não seja de transcendente alcance o acontecimento le determinou um ponto fixo na historia da illustre corporação.

Merece sempre ser notada a renovação da carta organica de qualter estabelecimento, e tal é o nosso caso na presente conjunctura, dis que o governo, a pedido da academia, lhe deu novos estatutos, as, operou a reorganisação transformações tão pouco importantes, ou tes tão superficiaes, que não é muito assignalada e característica a dicada época.

O decreto de 15 de abril, de um laconismo extraordinario, era asm concebido:

Havendo a experiencia mostrado a necessidade que ha de serem sormados os estatutos da Academia Real das Sciencias, para que tão til estabelecimento possa preencher devidamente os fins da sua instinição. E conformando-me com a consulta que a mesma academia ele-

vara à minha presença, e com o parecer do procurador geral da « rôa: Hei por bem decretar os seguintes estatutos.»

O decreto foi referendado pelo ministro do reino Rodrigo da faseca Magalhães.

Apontaremos apenas uma ou outra disposição, mais notavel, en novos estatutos, visto como pouco mais duraram estes do que de renos; sendo aliás mais proveitoso demorarmo-nos a expor o que é relativo á reforma radical effeituada posteriormente, e já assente na segui base da experiencia.

Classes.—Sciencias naturaes; sciencias exactas; sciencias nova e bellas lettras.

Graus.—Haveria socios effectivos; socios livres; socios correspedentes; socios veteranos; socios estrangeiros; socios honorarios.

O socio effectivo que tivesse, pelo menos, trinta annos de bom se viço academico; contados desde a sua entrada na academia, e que se suas molestias se achasse physica e permanentemente impossibilità de assistir às sessões, teria direito a ser nomeado socio veterano, e procusequencia direito a um donativo regulado segundo as forças do com

D'então em diante só poderiam ser socios honorarios da academos principes da familia real portugueza, e os soberanos e principes trangeiros, com quem a academia quizesse ter essa contemplação: es continuariam a ser socios honorarios os que n'aquella época o eram

Cargos academicos e empregos na academia. — Os mesmos que dos estatutos de 1834, applicando-se o que estes dispunham ao predente, vice-presidente, secretario, vice-secretario, thesoureiro, directivo de classe, guarda mór, e empregados subalternos. O logar de bibliote cario continuava a não ser cargo academico, e seria provido a apresemento da academia.

Remunerações pecuniarias.—Os novos estatutos mantinham as providencias dos de 1834 n'este particular, proscrevendo-se aliás o term jetões, e substituindo-o pelos de gratificação e donativo.

Administração economica; litteraria; eleições; sessões academios trabalhos litterarios offerecidos à academia; direitos academicos; [aud da academia:

Pela maior parte reproduzem os novos estatutos as disposiçõe de atutos de 1834 a respeito de todos estes objectos; introduzindo fra algumas pequenas alterações, que conviera indicar, se acaso de cedesse, como de feito se verifica, que em 1851 se deu um primento á academía, o qual, ainda assim, soffreu já bastantes alterações nos annos posteriores, como veremos.

Não censuramos as repetidas alterações: a experiencia vae mosando sempre o que é melhor, e o desenvolvimento progressivo da vilisação traz naturalmente novas necessidades, novas conveniencias.

Em todo o caso, eis-aqui os termos em que um periodico litterio, de grande auctoridade, deu noticia dos estatutos de 1840:

«Os primitivos estatutos da academia teem sido duas vezes reforados: a 1.2, por decreto de 15 de outubro de 1834, que approvou s estatutos pela mesma apresentados, nos quaes a classe de litteratura assou a denominar-se «classe de sciencias moraes, e bellas lettras»; e 2.2, pelo decreto de 15 de abril do corrente anno (1840) confirmando 3 novissimos estatutos da academia, com 13 capitulos e 86 artigos. onservam as tres classes de: sciencias exactas; sciencias naturaes; ziencias moraes, e bellas lettras. Determinam que d'ora em diante só ossam ser admittidos a socios honorarios os principes da familia real ortugueza, e os soberanos e principes estrangeiros com quem a acaemia quizer ter essa contemplação: declaram perpetuos os logares de ecretario, vice-secretario, e guarda mór; e dispõem que na 1.º quarta rira de cada mez haja sessão de conselho; na 3.ª, sessão de effectivos; nas outras quartas feiras, sessão litteraria. Em tudo o mais pouco dif-'erem dos primeiros estatutos, deixando em pé as suas principaes disvosições!.»

# 1842

Tendo a academia proposto ao governo que se poderia supprimir, em prejuizo do serviço, o logar que estava vago, de director do Museu nnexo á mesma academia, destinando-se uma gratificação de 100\$000 bis ao empregado a quem fosse incumbida a classificação do mesmo mueu: decretou o governo em 29 de novembro a indicada suppressão, os termos e com as clausulas que a academia propoz.

A Instituição Vaccinica estava em 1842 reduzida unicamente ás perações de inoculação; e, por isso, não carecia já de tantos facultatios de medicina como então tinha pela sua organisação.

N'este presuposto, decretou o governo em 1 de dezembro que a inlicada instituição se compozesse, de então em diante, de um medico

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> O Panorama vol. 4.º 1840, pag. 376.

No que respeita aos proprios estatutos de 1840, veja: Estatutos da Acalemia Real das Sciencias de Lisboa. Lisboa. Na Typographia da Academia. 1840.

presidente, de tres cirurgiões vaccinadores, de um amanuense, con en mesmos vencimentos que até áquelle tempo competiam a cada um de tes; supprimindo-se dois logares de medicos, e reduzindo-se a vente da despeza do expediente á quantia de 245000 réis.

Em 9 de dezembro, porém, promulgou o governo um decreto, que transcreveremos textualmente, por ser meito honroso á nobre class de facultativos que serviam na Instituição Vaccinica.

«Attendendo à representação que à Minha Real presença dirigira os membros que compunham a Instituição Vaccinica, na qual expira que reconhecendo a urgente necessidade de economia que dictara o à creto do 1.º do corrente mez, pelo qual foi diminuido o numero # membros da dita Instituição; desejando ao mesmo tempo concom quanto podessem para o progresso e melhor serviço deste tão util philantropico Estabelecimento, se prestavam a servir nelle, como d'a tes, porém gratuitamente, e sem vencimento algum: Hei por bem 🛎 terminar que a Instituição Vaccinica continue a ser organisada com estava antes do citado decreto do 1.º do corrente, conservando todos o membros que a compunham, mas sem que por isso elles tenham wecimento algum; ficando nesta parte alterado o mesmo decreto, e pr tanto elevada a economia de 276\\$000 réis que nelle se mencionava. quantia de 306\\$000 réis pela suppressão do vencimento que ali se de tinava ao presidente; e outro sim Hei por bem louvar os ditos menbros da Instituição Vaccinica, tanto pelos serviços que nella têem pratcado, como por esta prova do seu desinteressado zelo pelo serviço pelo blico.»

# 1843

Em 22 de janeiro celebrou a academia uma sessão solemne na side dos actos do Real Collegio de Nobres. Foi presidida pelo muito illustre socio Luiz da Silva Mousinho de Albuquerque. Depois da leitura de relatorio dos trabalhos da academia desde a ultima sessão, feita pelo de cretario Macedo, leu o doutor Filippe Folque uma memoria sobre de trabalhos geodesicos executados em Portugal; Francisco Freire de Carvalho leu uma memoria, na qual revindicava para a nação portugue a invenção das machinas aerostaticas; Manuel José Maria da Costa e Si leu o Elogio historico de José Banks.

Sunt lacrymæ rerum... O academico Manuel José Maria da Costi

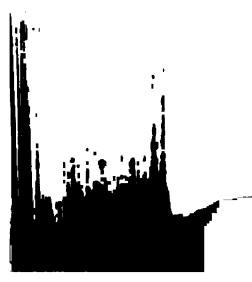

Sá lia no começo do anno de 1843 o elogio historico de José Banks, no dia 6 de outubro d'esse mesmo anno foi riscado da lista dos vos.

Desde a sua mocidade, disse um seu biographo, soi sempre o sr. nselheiro Manuel José Maria da Costa e Sá mui prestante á patria, mo homem de lettras e como empregado publico. Exerceu por largos nos os cargos de deputado da junta de commercio, e de official maior secretaria d'estado dos negocios da marinha e ultramar, dos quaes i privado em 1833. Não tinha outros bens da fortuna, nem outros oventos senão os do seu trabalho no desempenho daquelles elevados cargos. Por isso sicou inteiramente desamparado; empobreceu, chegou pedir... ao cabo de sessenta annos de serviço publico! 1.

Destaquei estes ennunciados de um artigo necrologico, porque me teram profunda impressão, e mais uma vez me incitaram a lastimar os nestos effeitos das paixões politicas e do implacavel espirito de pardo.

A semrazão foi praticada pelos homens a quem eu então servia, sensores da causa da liberdade, ainda hoje para mim tão cara; mas, sim mesmo deploro que se condemnasse á miseria um pobre velho, commendavel pelos serviços que á nação prestara, pelo amor que ás tiras consagrara.

A injustiça foi reparada dez annos depois; mas precisamente no mo em que a morte empolgou a valiosa preza!

Não me demorarei em fazer sentir a alta importancia intellectual Manuel José Maria da Costa e Sá. Ahi estão fallando eloquentements escriptos do laborioso e douto academico, e além d'isso ahi estão, alcance de todos os leitores, os escriptos que tratam da sua biogrania, elogio, e trabalhos litterarios<sup>2</sup>.

Só quero pagar um tributo de louvor, e de agradecimento—em me da humanidade— á memoria de Antonio de Menezes Vasconcellos

<sup>1</sup> Necrologia Academica, pelo sr. A. da Silva Tullio.

Sentida commemoração inserta na Revista Universal Lisbonense, num. 11, anno de 1843.

<sup>2</sup> Veja o Diccionario Bibliographico do sr. Innocencio Francisco da Silva. b. Manuel José Maria da Costa e Sá.

No artigo citado se encontram importantes noticias biographicas e biblioaphicas.

Veja tambem e Elogio necrologico, que o padre Francisco Recreio recitou sessão litteraria de 9 de novembro de 1844 da Academia Real das Sciencias, foi impresso em 1848.



de Drummond, ministro que era do Brasil na côrte de Lisboa no me de 1843, em que falleceu (a 6 de outubro em Cintra) o infeliz Coste Sá. Drumond foi bemfeitor generoso do academico desamparado multimos annos da vida, e por fim lhe mandou preparar sepultura ditincta no cemiterio da mencionada villa. Beatus qui intelligit suprapum, et pauperem: in die mala liberabit eum Dominus. (Ps. xl. 2)

### 1845

N'este anno falleceu um academico illustre, cujo nome não poder deixar de ser commemorado n'este logar, ao tratarmos da Academ Real das Sciencias de Lisboa. Queremos fallar de D. Fr. Francust S. Luiz, cardeal Saraiva.

Pediremos emprestadas a outro illustre academico, que felizara ainda vive, as eloquentes expressões com que, em um acto solemae, pou o merecido tributo de louvor e sentimento, da parte da academa ao prestantissimo socio que a respeitavel corporação perdera:

«O dia 7 de maio de 1845 veiu apagar no fastigio das grandes humanas, e depois de uma carreira litteraria de 60 annos, aquella si telligencia, que ainda nos seus extremos lampejos bem deixava adminhar qual haveria sido a intensidade do brilho juvenil.

«A vida do cardeal Saraiva foi copiosa de exemplos que initate seguir. Na vida publica, foi a modestia que governou com elle so lita da discrição e do conselho. Na cadeira pastoral foi a humildade (\*\* tornou branda e proveitosa a auctoridade do prelado. Na Academia \*\* laboriosas investigações durante mais de 50 annos, foi a indefessa or vidade do espirito que fez do cardeal o mais fervoroso cultor da ha quagem e das lettras portuguezas.

«Deixemos à historia inscrever no logar proprio a reputação por de D. Fr. Francisco de S. Luiz. Esperemos que a egreja lusitana la sagre nos seus annaes a coroa de benemerito. E nos, que só kas sdicção e auctoridade para votar os louros litterarios, gravema nome nos fastos academicos, a par dos mais illustres e memorares, que ainda hoje se ennobrece esta Real Academia 1.»

<sup>1</sup> Veja: Elogio historico do socio effectivo D. Fr. Francisco de S. La:, no lo na sessão publica da Academia Real das Sciencias em 19 de novembro de 3 pelo socio effectivo, vice-secretario, servindo de secretario geral, José Mari no Coelho.

Nos Apontamentos que D. Fr. Francisco de S. Luiz escreveu de sua opria biographia revela-se a importancia que lhe mereceu sempre alquer distincção que recebesse da illustre corporação scientifica. pontarei alguns exemplos:

«No anno de 1794 obtive da Academia Real das Sciencias de Lissa a medalha d'ouro, em premio da memoria que offereci ao concurso quelle anno. O programma era: Comparação da Vida de D. João de istro por Jacintho Freire de Andrade, e a Vida de D. Paulo de Lima r Diogo do Couto, tanto pelo que respeita ás qualidades de historiar, como á locução e estylo 1.»

«Pouco tempo depois sui nomeado socio correspondente da acadeia; mais depois socio livre, e ultimamente socio effectivo; ao presente rector da classe das sciencias moraes e bellas lettras.»

«Em 19 de dezembro de 1836 fui eleito vice-presidente da Acamia Real das Sciencias de Lisboa, por votos unanimes dos socios que stavam presentes em numero de 19<sup>2</sup>.»

Entre os apontamentos do cardeal Saraiva foi encontrada uma remba dos serviços que fez á academia no periodo decorrido desde 1834 1838.

Parece-me que interessa aos leitores ter conhecimento d'esta reseha, que aliás muito contribue para dar conhecimento da historia da cademia no indicado periodo:

- «1.º Fui eu que sendo ministro e secretario d'estado dos negocios o reino propuz á rainha, e expedi a approvação dos estatutos por deteo de 15 de outubro de 1834.
- «2.º Egualmente expedi o decreto de 27 de outubro, concedendo academia o convento de Jesus, e a administração do museu, gabinete
- <sup>1</sup> A um ou outro leitor será agradavel que eu recorde o seguinte facto, em sidade muito interessante.

Ao concurso do anno de 1794 enviou tambem uma memoria o insigne rancisco Dias Gomes, precisamente sobre o assumpto que o monge benedictino actara. Esta obra, diz um sabio escriptor, esta obra supposto não obtivesse remio, foi comtudo julgada digna de muito louvor, e provavelmente seria lausada pela academia, se não tivesse concorrido com ella outra de tão distincto terecimento, que talvez faz mais glorioso a Francisco Dias o louvor, que obve sendo vencido n'esta occasião, do que o premio alcançado sem o concurso e um tão digno contendor. (Francisco de Borja Garção Stockler, na Breve noicia da vida e obras de Francisco Dias Gomes.)

<sup>2</sup> Veja os Apontamentos, que citámos, na Memoria historica de D. Fr. Franisco de S. Luiz Saraiva... offerecida á academia pelo marquez de Rezende. raria do padre Mayne e do mesmo convento; não sendo por so mente exagerada a denominação que então me davam de reservida academia; pois posso asseverar que apesar da benevolem ninha, nenhum outro ministro expediria aquelles negocios no espopenos de um mez.

- «3.º Tendo eu offerecido á academia no anno de 1827 as notas mentos para a nova edição da Vida de D. João de Castro, que mia logo mandou fazer, e sendo eu deportado em 1828 para 1 d'Ossa, vim em 1834 achar ainda nos prelos aquella obra. En emfim á luz em 1835.
- «4.º Pouco depois offereci à academia a Fatalidade historia e de Ceilão, pelo capitão João Ribeiro, ms. inedito, e não vulgar, que demia imprimiu com a pequena advertencia que lhe puz ao pre, e com a copia da dosção que vem no fim. Saiu à luz na typogracademica em 1836, e deve formar o tomo v das Noticias Unitas.
- «Offereci à academia o Roteiro da Viagem de Magalhães, ms. » por mim de dois outros mss., de que dei conta na prefação, com lo com outros escriptos e annotado por mim com brevissimas » Imprimiu-se em 1836, e é o num. 2.º do tomo ev das Noticus la arinas.
- «Em assembléa de 11 de novembro de 1835 offereci ainda masi demia a Grammatica da Lingua Grega do padre Custodio José a ira, que foi o segundo professor desta lingua no Collegio dos № ms. em fol., autographo que estava prompto para a impressão № o da vida do seu auctor, mas não chegou a vir á luz.
- «Li na academia, e ella mandou imprimir, a Memoria em que a nde mostrar que a lingua portugueza não é filha da latina, » foi em tempo algum a lingua vulgar dos lusitanos. Imprimiu-st el , e saiu no tomo x11, part. 1 das Mem. da Academia em fol.
- «Offereci mais à academia o Glossario de vocabulos portuguis ados das linguas orientaes e africanas, excepto o arabe, o qui simiu em 1837 em 4.º Sobre este Glossario fez o secretario de mia alguns reparos, a que respondi, e a minha resposta deve co archivo da academia, tendo sido lida e approvada em conselha em uma Memoria sobre a instituição da ordem militar da lika buida ao senhor D. Affonso Henriques.
- «Outra em que se trata da origem do nome de Portugal, e dos estes em differentes epochas. A esta Memoria fez um douto const di reparos, a que respondi, e deve estar a minha larga resposta

chivo da academia. O conselho mandou imprimir a Memoria, tal como tava, em 1838.

«Outra Memoria historica do conde D. Henrique, idem.

«Outra em que se ajuntam as noticias que nos restam do doutor João is Regras e se tocam algumas especies da lei mental. Esta Memoria i lida na sessão publica da academia de 15 de maio deste anno de 138, e imprimiu-se em 1840. No Diario do Governo de 17 do mesmo ez e anno se deu conta da sessão publica, e se escreveu a respeito minha memoria o seguinte: «Leu então o sr. Trigoso uma Memoria bre a vida do chanceller de D. João I, doutor João das Regras, comsta pelo grande luminar de litteratura portugueza o sr. D. fr. Franco de S. Luiz, a quem o futuro pagará com gloria as ingratidões dos us contemporaneos, etc.... A ninguem podia melhor s. ex.ª confiar leitura da súa Memoria do que ao sr. conselheiro Trigoso, digno resentante dos claros engenhos dos bons tempos daquella sociedade ustre, etc.»

«Outra Memoria historica e chronologica do governo da rainha D. hereza. Esta e a antecedente estão approvadas para a impressão.

«Em 19 de novembro de 1838 achando-se vago o logar da viceresidencia pelo fallecimento do sr. Trigoso, fui eu eleito vice-presidente or votos unanimes de todos os socios effectivos presentes, que eram 9. El-rei, a quem no dia seguinte fui beijar a mão, mostrou-se satisito desta eleição.»

# 1849

A portaria de 2 de junho consultou a academia ácerca da orgaisação do cadastro topographico do Reino, nos seguintes termos:

«Tendo a commissão encarregada dos trabalhos preparatorios do idastro topographico parcellar do Reino, representado ao governo a mveniencia de chamar a attenção de todos os homens esclarecidos do aiz, e com especialidade a dos Corpos Scientificos, e a dos Tribunaes idiciaes e Administrativos, sobre se he possivel organisar o cadastro pographico de maneira tal que seja o verdadeiro tombo da proprieade, e sirva de titulo para provar o dominio e posse, e forneça base egura ao systema hypothecario; e sobre o processo que cumpre seuir para obter aquelles fins, tanto no levantamento das plantas parcelares, como na descripção das differentes mutações de proprietarios: fanda S. M.... que a Academia Real das Sciencias de Lisboa consulte emitta a sua opinião ácerca dos mencionados pontos, a respeito dos

quaes já o conselheiro ministro e secretario de estado honorario, racisco Antonio Fernandes da Silva Ferrão, deu o parecer, que se ata publicado no *Diario do Governo* n.º 108, de 9 de maio ultimo.

A portaria de 10 de agosto ordenou á academia a formação, em messa ao ministerio do reino, de um Relatorio circumstanciado, amus, decrea das necessidades do mesmo estabelecimento, execução das las regulamentos respectivos, e indicação de melhoramentos, etc.

Este relatorio, nos termos do decreto de 25 de fevereiro de 1814 devia ser remettido ao sen destino até ao dia 30 de novembro de calanno; sem prejuizo de outros relatorios especiaes, determinados per decreto de 20 de setembro de 1844, e regulamento de 10 de novembro de 1845.

Pela portaria de 16 de agosto exigiu o governo a resposta da se demia sobre diversos *Quesitos relativos d sua Bibliotheca*.

Em 15 de outubro respondeu a academia a esses quesitos.

Mencionaremos aqui a resposta aos *Quesitos*, para illustração de coisas relativas á bibliotheca academica, na parte mais mportante d'ex estabelecimento.

- 1.º A academia principiou a ter livraria propria desde a sua instituição em 1779; mas só foi aberta ao publico desde 23 de outubro à 1834, em que por decreto d'esta data se uniu á livraria do extincio revento da Terceira Ordem da Penitencia, de parte da qual já a academ tinha a administração.
- 2.º Não ha restricção alguma para a introducção do publico mi-
- 3.º Não ha sommas certas applicadas para a bibliotheca; augusta-se com os livros que recebe dos corpos scientíficos com quem se corresponde, com os donativos de governo, e dos particulares nacionas: estrangeiros, e com os que a academia póde empregar dos fundos à sua dotação.
- 4.º Ha só um bibliothecario que vence uma gratificação de 100600 réis. Não tem nenhuma graduação inherente ao emprego. As suas ribuições são as que costumam ter todos os bibliothecarios. Ha sua um servente que vence 174,8000 réis por anno.
- 5.º A bibliotheca tem cincoenta mil volumes impressos, poco es ou menos; e tambem aproximadamente dois mil manuscriptos.
- 6.º Os livros da bibliotheca são emprestados aos socios da anima; e não tem sido prejudicial ao estabelecimento esta pratica.

7.º Da livraria que era do extincto convento de Jesus, ha catalogos pletos, redigidos alphabeticamente, segundo os nomes dos auctores, or ordem de materias.

Da livraria da academia que se uniu áquella, e dos livros recebiposteriormente, não ha catalogos, mas sim bilhetes, para a formade catalogos.

Em pontos de catalogação nada ha impresso.

8.º A bibliotheca não tem direito a um, ou mais exemplares dos os que se publicam no paiz.

A portaria de 6 de outubro merece, pelo seu recommendavel asupto ser reproduzida na integra:

«S. M., a rainha, a quem foi presente, por consulta da Academia il das Sciencias, de 24 de janeiro deste anno, que o Dr. Welwitsch igira nas provincias d'este reino um *Herbario da Flora Portugueza*, parado com perfeito conhecimento da sciencia, e com todos os cuilos da arte, e que elle não duvidava contratar a venda desta collector por certo preço e determinadas condições:

«Considerando que a acquisição do mencionado Herbario, assim parado, póde concorrer muito para se promoverem os interesses do ino publico, e que para a compra delle se acha o governo auctorisado a lei de 30 de abril de 1849 :

Ha por bem, conformando-se com parecer da mesma academia, rever o seguinte:

- «1.º É auctorisada a Academia Real das Sciencias, para comprar lerbario da Flora Portugueza, colligido pelo Dr. Welwitsch, por preço um conto de réis votado pela carta de lei de 30 de abril de 1849, do pago em prestações correspondentes ás porções do Herbario, que entregando.
- «2.º Cada uma das partes do Herbario, á proporção que for engue, será examinada por uma commissão composta de vogaes da Acania, e do Lente de Prima da Faculdade de Philosophia da Universile de Coimbra, José de Sá Ferreira Santos Valle, ora residente em boa, para se verificar o bom estado das plantas, a exacção da clascação, e as demais circumstancias necessarias.
  - <sup>1</sup> Eis-aqui a disposição da carta de lei de 30 de abril de 1840:
- Fica auctorisado o governo para despender até à quantia de 4:000\$000 s a fim de dar principio à exploração geologica e mineralogica do reino, e comum Herbario da Flora Portugueza; sendo tres contos de réis para a exploção geologica, e um conto de réis para a compra do Herbario.

- «3.º O presidente da Commiseão acima mencionada participai a referido Lente o local e os dias em que ha de concorrer para os esmes de que ella é encarregada.
- «4.º A Academia Real das Sciencias mandară a este Ministerio de Reino) uma pessoa da sua confiança para receber a quantia de 400/00 réis por conta da compra do Herbario, devendo vir munida do competente recibo em que se declare que a quarta parte do dinheiro é a notas do Banco de Lisboa, na conformidade da lei.
- e do correspondente exame e pagamento dará a academia conta preste Ministerio.»

Para presidente da commissão foi nomeado Agostinho Albanos Silveira Pinto, e para vogaes os drs. Bernardino Antonio Gomes, e Fracisco Thomaz da Silveira Franco \*.

### 1850

Tendo o governo resolvido fazer explorar por naturalistas as proincias ultramarinas, e especialmente os territorios continentaes sudos na Africa Occidental e Oriental, convidou a Academia Real das Socias de Lisboa, como sendo a corporação scientífica mais competente para redigir as convenientes instrucções, que em tempo competente viaria á secretaria de estado dos negocios do reino.

O governo ponderava, que, por meio das indicadas explorações desejava não só adquirir inteiro conhecimento dos recursos natural d'aquelles paizes, e dos melhoramentos de que são susceptiveis para felicidade dos seus habitantes, e para o mais amplo desenvolvimento e seu commercio, senão tambem prestar ao progresso das sciencias de turaes aquelle concurso que se podesse combinar com o fam primar des mesmas explorações. (Veja a portaria de 2 de agosto)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> O Relatorio ludo pelo dr. Bernardino Antonio Gomes, sobre o Reviere dr. Welwitsch encontra-se a pag. 305 e seguintes do tomo 1, das Actes de se sões da Academia Real das Sciencias de Lisboa, publicado em 1849.»

# 1851

Pelo decreto de 23 de junho creou o governo uma commissão para iminar os estatutos da Academia Real das Sciencias de Lisboa, e proas reformas de que elles carecessem.

No preambulo do decreto expendia o governo as razões que tinha a tomar uma tal resolução.

É indispensavel que a constituição organica dos institutos scientios acompanhe sempre as sciencias no seu rapido e progressivo desrolvimento, para que possam preencher devidamente os fins da sua tituição.

Ora, na época em que vivemos, tem-se dilatado por um modo adravel o horisonte de quasi todos os ramos do saber humano, e parularmente o das sciencias physicas e mathematicas, que tão poderonente influem nas transformações e adiantamentos de quasi todas as lustrias sociaes.

Na presença d'estes enunciados, entendeu o governo que os estatos de 15 de abril de 1840 careciam de importantes modificações, no ntido de que este instituto, aliás tão recommendavel e merecedor da al protecção, não desluzisse da sua antiga reputação.

O governo, fazendo uso dos poderes extraordinarios que assumira, aproveitando os trabalhos da commissão nomeada em 23 de junho, gon dever effeituar algumas reformas e modificações nos estatutos da ademia.

N'esta conformidade foi promulgado o decreto de 13 de dezembro, tabelecendo reformas e modificações dos anteriores estatutos.

No relatorio que precedia o decreto dizia o governo:

As sciencias nestes ultimos tempos teem feito admiraveis progress, e a sua applicação a todos os ramos da industria humana dá o ais poderoso incentivo á civilisação e riqueza das nações. Torna-se isso indispensavel que a constituição organica dos estabelecimentos ientificos possa produzir o desenvolvimento necessario ás sciencias apicadas.»

Deveramos registar na sua integra as disposições d'este decreto, or quanto operaram uma notavel transformação na academia; mas, or brevidade, apontaremos apenas o essencial.

A academia, reconstruida sobre as novas bases, teria por objecto cultura propagação e adiantamento das sciencias.

Para conseguir este importantissimo fim empregaria os seguiros meios:

1.º Toda a especie de investigações relativas aos conhecimentos la manos; 2.º o exame de memorias e producções scientíficas, que la fossem apresentadas; 3.º diligenciar pór-se ao alcance do progresso de sciencias, pelo estudo dos trabalhos estranhos, ou pelas viagens, no pela correspondencia das sociedades e corporações scientíficas; 4.º pela correspondencia das sociedades e corporações scientíficas; 4.º pela correspondencia das sociedades e corporações scientíficas; 4.º pela correspondencia da sociedades e corporações scientíficas; 4.º pela correspondencia da sociedades e corporações scientíficas; 4.º pela correspondencias e obras dos seus socios; estudo especial do so portuguez; enrequecimento da bibliotheca; 7.º ampliação das colleção de productos naturaes, e creação de gabinetes scientíficos e estabelo mentos diversos; publicação de um boletim, que contenha as actas da sessões, e a revista de trabalhos scientíficos; 9.º abertura de cursos la verso dos ramos das sciencias; 10.º propor questões scientíficas importantes, e adjudicar premios.

Classes.—1.º De sciencias mathematicas, physicas e naturaes:2' de sciencias moraes e políticas e bellas lettras.

Secções.—Da 1.ª classe: 1.ª sciencias mathematicas; 2.ª sciencias physicas; 3.ª sciencias historico-naturaes; 4.ª sciencias medicas.—2.ª Classe: 1.ª litteratura; 2.ª sciencias moraes e jurisprudencia; 3.ª scæcias economicas e administrativas; 4.ª historia e archeologia.

Socios.—Vinte effectivos em cada classe, distribuidos pelas secções correspondentes, nacionaes e estrangeiros em numero indeterminado emeritos.

NB. No decreto são designadas as qualidades que devem ter os à dividuos para serem nomeados socios das diversas categorias, e e mode da nomeação. Egualmente são designados os cargos, o modo de sua meação, a duração do respectivo exercicio, e remuneração de serviço especial—como excepção de regra geral de serem gratuitos os cargos academicos.

Dotação. Teria uma dotação permanente de 400/000 reis menses para as despezas ordinarias, e remunerações determinadas.

Socios de merito. Haveria até 4 em cada classe, com uma pensis vitalicia de 2005000 réis cada anno. Seriam conferidos ao merecimente scientífico e academico, julgados pela classe respectiva, por ella propostos, e approvados pela academia.

Regulamentos. Depois de constituida, segundo o modo e disposções determinadas no decreto, procederia immediatamente á elaboração dos seus regulamentos, e os submetteria á approvação do governo.

Presumida renuncia aos logares da academia. Os socios efectores que, durante dois annos consecutivos, não dessem prova alguma de que

occuparam em trabalhos scientificos e academicos, publicados pela prensa, reputar-se-hiam haver renunciado ao seu logar na academia, cepto se esta falta procedesse de impossibilidade temporaria devida-ente justificada.

NB. Tambem os socios correspondentes que no mesmo espaço de npo não dessem conta si, por meio de algum trabalho, ou serviço, gar-se-hia terem renunciado.

Passagem para a classe de socios emeritos. Se algum socio effevo não podesse satisfazer as suas obrigações academicas, por impossilidade physica permanente de molestia, ou avançada edade, passaria ra a classe de socios emeritos; exceptuando-se d'esta regra os socios merito pensionados.

Passagem temporaria para a classe de correspondentes. O socio ectivo que, por motivo de interesses proprios, ou por commissão rmanente do governo, deixasse de ter o seu domicilio em Lisboa, ssaria para socio correspondente; mas, em voltando, entraria no prieiro logar de socio effectivo da secção a que pertencia.

Secções e socios, em quanto ao numero. Quando a academia o julsse conveniente, poderia augmentar o numero das secções de cada asse, ou o numero dos socios effectivos que devessem compol-as.

Talvez sacrifiquei eu á necessidade de poupar espaço n'esta escriura as indicações necessarias; mas aos leitores curiosos declaro que contram o decreto de 13 de dezembro de 1851 na Collecção Official Legislação d'aquelle anno, pag. 535 a 537.

# 1852

Na data de 30 de julho enviou a academia ao governo um trabao scientifico, de grande interesse para a agricultura.

Foi o caso, haver o governo ordenado á academia que mandasse oceder ao exame das uvas affectadas da molestia, que então grasva em alguns vinhedos da Ilha da Madeira.

A classe das sciencias mathematicas, physicas e naturaes foi comettida a execução de tal ordem, e esta mandou que a secção compente procedesse ao indicado exame.

A secção das sciencias historico-naturaes submetteu ás suas obser-A secção das uvas da referida ilha que pelo ministerio do reino A secção das uvas da referida ilha que pelo ministerio do reino A secção das uvas da referida ilha que pelo ministerio do reino A secção das uvas da referida ilha que pelo ministerio do reino A secção das uvas da referida ilha que pelo ministerio do reino A secção das uvas da referida ilha que pelo ministerio do reino A secção das uvas da referida ilha que pelo ministerio do reino A secção das submettidas da academia, mas também os fructos e as folhas de algumas videiras affectadas da mesma molestia, que infelizmente emeçava a manifestar-se, posto que sporadicamente, nos arredores à Lisboa. O trabalho scientifico remettido ao governo continha a exposção do que se pôde colher das repetidas e attentas investigações a que se procedera.

Por decreto de 7 de janeiro, e em observancia do artigo 22.º 66 estatutos, nomeou o governo os vogaes da commissão que tinha é proceder á designação dos socios com que haviam de constituir-se a diversas secções das classes academicas.

Constituida a commissão, começou ella a desempenhar o seu escargo, conseguindo em 1 de março a organisação da academia, es quanto ao pessoal, nas duas classes de sciencias e nas suas respectiva secções.

O decreto de 13 de dezembro de 1851 dispunha no seu artigo E.º o seguinte: «A academia, depois de assim constituida, precederá um mediatamente, a elaboração dos aeus regulamentos, que depois fari m bir a minha real presença para obterem approvação.»

Em observancia d'esta disposição nomeou a academia uma comessão para elaborar o regulamento. Desde que a commissão apresente o seu trabalho, foi este discutido em diversas sessões academicas, a que, assentando-se em uma redacção definitiva, foi o projecto de reglamento levado á presença de S. M. em 19 de julho.

O governo, tomando em consideração a consulta da academia, pre mulgou, para execução do citado decreto de 13 de dezembro de 1851, o regulamento de 22 de outubro de 1852.

A impreterivel necessidade de poupar espaço n'esta escriptura no impede de registar aqui este importante regulamento, como fora conveniente, até para methor podermos apreciar as alterações que nos anos immediatos havemos de apontar.

Limitamo-nos a observar que aquelle regulamento contém disposições sobre os seguintes pontos, em harmonia com as do citado de creto de 13 de dezembro de 1851:

Diversas categorias de socies; sessões da academia; cargos attenicos; conselho administrativo; publicações da academia; eleições in socios; premios; disposições transitorias.

NB. A integra d'este regulamento pode ver-se no Diario de Geens de 6 de novembro de 1852, numero 263; ou na Collecção official de le gislação de 1852, pag. 583 a 590.

Em observancia do artigo 2.º, §§ 1.º e 2.º do citado regulamento, ram convidados os socios que não faziam parte das secções das class, para escolher as secções a que quizessem pertencer como socios fectivos supranumerarios.

## 1853

Quando a academia se constituiu, em virtude do artigo 22.º do creto de 13 de dezembro de 1851, ficaram por preencher alguns lores de socios effectivos; pelo que estavam as secções impossibilitadas funccionar devidamente.

A academia sollicitou do governo em 6 de fevereiro a faculdade preencher os 22 logares com que devia constituir-se, preferindo a ma estabelecida no artigo 22.º do decreto de 13 de dezembro de 51 ao systema das candidaturas, determinado no capitulo 9.º do relamento de 22 de outubro de 1852.

Em portaria de 15 do mesmo mez concedeu o governo a pedida ktorisação.

O artigo 8.º do decreto de 13 de dezembro de 1851 continha a guinte disposição: «Quando a Academia o julgar conveniente poderá gmentar o numero das secções de cada classe, ou o numero dos xios effectivos que devem compol-a.»

Em presença d'esta permissão, entendendo a academia que a classe s sciencias mathematicas, physicas e naturaes carecia de uma secção, que nas outras secções, tanto d'esta, como da classe das sciencias raes, politicas e bellas lettras, era necessario augmentar o numero socios, para dar o conveniente desenvolvimento aos assumptos que llas deviam ser tratados: assentou que na 1.º classe fosse creada is uma secção, a de sciencias applicadas, e que houvesse mais um io effectivo em cada secção; vindo a compor-se esta classe de cinco ções, com seis socios cada uma.

No que respeita á 2.ª classe, a das sciencias moraes, politicas e las lettras, assentou-se que n'ella houvesse tambem 30 socios essews, distribuidos em quatro secções, a saber: 9 na secção de littera-a; 6 na de sciencias moraes, políticas e jurisprudencia; 6 na de encias economicas e administrativas; 9 na de historia e archeología.

Procedeu depois a academia á feitura dos regulamentos do museu,

vibliotheca, e da sala de leitura; em observancia do artigo 76.º do eto regulamentar de 22 de outubro de 1852, que assim dispueha: «Far-se-hão regulamentos especiaes para cada um dos estabelectos da academia.

§ unico. A primeira classe fará desde já o regulamento do mee a segunda o da bibliotheca e o da sala de leitura, que submeto á approvação da academia.»

Em chegando à regencia de el-rei D. Fernando, e ao reinado de Pedro v, de saudosissima e tão chorada memoria, diremos quaes m os melhoramentos que se fizeram nos estabelecimentos depenes da academia, e quaes os trabalhos scientificos e litterarios que m apresentados.

No memoravel relatorio do ministerio do reino, do anno de 1834. 1 o illustrado ministro Rodrigo da Fonseca Magalhães que tão desdo se mostrou sempre em favor da instrucção publica.

«Academia Real das Sciencias. Esta corporação, reorganisada pele eto de 13 de dezembro de 1851 com o fim de mais facilmente nover o adiantamento e diffusão dos conhecimentos humanos, foliada n'este valioso empenho com o regulamento de 22 de outubro 852, que desenvolve o pensamento da sua constituição, e as regrama administração.»

O mesmo ministro fallava já da publicação, importante e valios. Monumentos Historicos; e por quanto sejam muito lisongeiros para ademia os termos em que é concebida a noticia, nos damos por gado a registar aqui a interessante commemoração official:

«Entre os serviços, que tão respeitavel instituto está fazendo a da cultura das lettras, sobresae o trabalho da publicação dos Mentos Historicos de Portugal, tanto civis como ecclesiasticos, relitá edade média, comprehendendo o periodo decorrido desde o eseculo até o fim do seculo quinze. Esta collecção conterá tres gradivisões; a saber: 4.º monumentos narrativos, abrangendo chronobituarios, biographias e agiographias, inscripções e outros docutos, que por qualquer modo esclareçam a historia do paiz n'aquellas as; 2.º legislação e jurisprudencia; abrangendo leis civis, geraes, reito consuetudinario geral, leis locaes e direito consuetudinario los seguindo-se-lhe as cartas constitutivas dos municipios ou foraes promente ditos, etc. 3.º diplomas e actos publicos civis e ecclesiastabrangendo as actas das côrtes, os synodos nacionaes, as promentes

lencias fiscaes e administrativas, os documentos estatisticos, e os que respeitarem a doações e contractos entre o rei e os subditos, etc. 4 »

Cumpre saber que a secção de historia e archeologia, da classe las sciencias moraes, politicas e bellas lettras, examinara e discutira ima proposta apresentada pelo sr. Alexandre Herculano para a publicação dos monumentos da historia patria. Discutida que foi a proposta approvada pela classe, foi levada ao conhecimento do governo em 23 de julho de 1852.

Em 13 de agosto do mesmo anno expediu o governo uma portaria summamente lisongeira para a classe e em geral para a academia.

«Reconhecendo, dizia o governo, por esta resolução da classe, o zelo a amor das cousas patrias de que se acha animada a Academia Real das Sciencias de Lisboa, e o muito que as suas investigações scientificas e litterarias podem concorrer, não só para conservar, mas tambem para augmentar a reputação que tem grangeado, e de que tão merecidamente gosa, houve por bem mandar louval-a pelos bons desejos que manifestava, e serviços que está prestando, e participar-lhe que em quanto ás providencias que solicitava, para levar por diante o seu pensamento, S. M. mandava prevenil-a de que opportunamente se adoptariam para esse fim os meios convenientes.»

Foi o sr. Alexandre Herculano encarregado de fazer copiar do Archivo da Torre do Tombo, sob sua direcção, os documentos que deviam fazer parte da preciosa collecção projectada. Em 27 de janeiro de 1853 pediu a classe ao governo que pozesse á disposição da secção de historia e archeologia o amanuense do mesmo archivo que designasse, o qual, dispensado do serviço ordinario, dedicasse a este objecto todo o seu tempo. Deferiu o governo o pedido, e foi nomeado para aquelle importante serviço José Manuel da Costa Basto, alumno approvado na Escola Diplomatica.

Em 16 de maio de 1853 representou a classe ao governo, que tencionava mandar examinar, á sua custa, os cartorios do reino, começando pelos dos districtos de Coimbra, Viseu, Guarda e Castello Branco, comprehendendo no mesmo exame as dioceses competentes, e as de Pinhel e Lamego. Pedia a classe que, pelos ministerios do reino e dos negocios ecclesiasticos e de justiça, se ordenasse aos competentes governadores civis e prelados, que franqueassem aos commissionados

<sup>1</sup> Relatorio do ministerio dos negocios do reino apresentado ás camaras legislativas em 30 de junho de 1854 pelo ministro e secretario de estado dos negocios do reino.

da classe de arrieves das propurações estincias, e outros quatsper que estivescem depositados nos gravernos aves, os das cameras municipa, da Conversidade, de las antras, atomos, collegiadas, parochias, e oventos do sero fermiono, lependentes das referidas auctoridades, ton civis como ecclesanturas.

Pela portaria de 1 de junho de 1953 porticipon o goverio, que em 30 de sumo presedente haviam, sido solicitadas do ministerio de negocios eccienasticas, e pero do remo expedidas competentemente a providencias requisitadas.

Foi o sr. Alexandra Herraiano autorrisado pela classe para ires minar os archivas dos sobreditos zovernos civis e dioceses.

Não quadra à même do men trabalho porticularisar o deplore estado em que foram encontrados os cartorios do reino, salvas pous excepções. Um escripto auctorisado, depois de narrar uma triste si de circumstancias, exprime-se assim:

«Os desgraçados factos que tenho referido, relativos aos cartos do reino, são outros tantos avisos para que se procure evitar a colnuação de semelhante mal: alias os incendios, os roubos, a acção o tempo, o desleixo, os extravios, e a ignorancia, hão de produzos mesmos effeitos, e quando se quiner escrever a historia patria, qualse quizer estudar no passado o modo de prevenir o futuro, hão de or desapparecido os elementos para isso necessarios.»

O que não devemos deixar de assignatar é a impressão que se animos ficou a respeito do trabalho que teve o illustre commissioné da classe, o sr. Alexandre Hercukano, e do relevante serviço por és prestado. Os seguintes enunciados do escripto que me tem servido é guia fallam eloquentemente a tal respeito:

«Em pouco mais de tres mezes, percorrendo duzentas e tatas leguas, não podia fazer-se mais, ninguem mesmo faria tanto; pores summa actividade, sustentada por forças physicas, extrema pericia primaraphica, e zelo incançavel, são alavancas que removem os maiori aculos. Todas estas qualidades concorrem no sr. Alexandre Beras, e por isso, trabalhando de dia e de neite, conseguio vencer toda per encontrou, sendo muito ajudado pelo amanuense do real arde o sr. José Manuel da Costa Basto, que o acompanhou, a quanto consocio faz o merecido elogio.»

Em resultado do exame dos cartorios da Beira, dirigiu a dasse i representação ao governo, em data de 28 de outubro de 1853, indo-lhe que mandasse vir para a Turre do Tombo os documentes mados nas relações que acompanhavam a representação. Em 5 %

vembro exigín o governo a declaração de quaes eram as pessoas enregadas de receber em Coimbra os documentos competentes. Satisla esta exigencia, expediu o ministro do reino ordem ao governador il do districto de Coimbra para que fizesse entregar aos commissiolos da academia os documentos, pela classe apontados, existentes cartorios da Sé, da fazenda da Universidade, e em differentes ous. Desde então começaram os embaraços, e as resistencias oppostas as auctoridades subalternas á execução das ordens do governo, n'este ticular.

É interessante este capitulo, e notaveis são os escriptos que a tal peito foram publicados. Não cabe agora tratar d'esse assumpto, que pertence a periodos posteriores ao reinado da senhora D. Maria n.

### ACADEMIA REAL DE MARINHA DE LISBOA

## 1835

Pela portaria de 45 de julho foi ordenado que nas cadeiras do 3.º no mathematico da Academia Real de Marinha de Lisboa se fizesse leitura e explicação da 2.º parte do Codigo Commercial Portuguez, njuntamente com as materias que n'aquelle anno se ensinavam e comtavam o curso propriamente dito de navegação; sendo os alumnos, a actos de suas habilitações, obrigados a mostrar-se egualmente cortes em umas e outras materias.

A razão d'esta providencia é a seguinte:

Foram representados ao governo os graves inconvenientes que retavam da ignorancia em que viviam, de seus direitos e obrigações, capitães, mestres e demais officiaes dos navios mercantes portugue, tanto de viagens de grande curso, como de viagens costeiras e de otagem. E por quanto o governo visse que esses taes inconvenienestavam acautelados nos respectivos artigos da 2.º parte do citado digo, julgou dever dar a mencionada providencia.

NB. A disposição da portaria de 45 de julho era extensiva á acamia do Porto, como adiante veremos.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Veja: Noticia historica dos trabalhos da classe de sciencias moraes, polias e bellas lettras da Academia Real das Sciencias de Lisboa, lida na sessão blica de 5 de julho de 1854 pelo secretario da classe Joaquim José da Costa de icedo.

ela portaria de 16 de setembro foi auctorisada a congregação is da academia para fazer publico o programma relativo ao ende geometria para uso da mesma academia.

oi effectivamente publicado o programma, segundo o qui e oncurso para a formação de um compendio de geometria, acompa ao ensino academico, aos differentes destinos que tomavam s, e concebido em termos de ficar ao nivel do estado actual à 3.

andou o governo, em portaria de 24 de dezembro, que es la academia informassem sobre o systema de estudos, assim the como praticos, cuja adopção mais conveniente fosse para que a s da armada e os pilotos mercantes adquirissem maior instre) que a então recebida.

everiam os mesmos lentes consultar sobre a melhor organismo de estudos, methodos e regulamentos.

lhes recommendado que tivessem em consideração: que cumpirar aos officiaes de marinha sufficientes conhecimentos hydrogratão necessarios, e aliás até então mui pouco ensinados e um em Portugal.

### 1836

ela portaria de 45 de abril mandou o governo abrir un om desia para instrucção dos quatro officiaes da armada, que so npregados na commissão incumbida de levantar a carta geopto reino.

#### 1837

uppressão da academia.

elo artigo 1.º do decreto de 11 de janeiro foi creada uma escita fim principal de habilitar alumnos com os conhecimentos necepara seguirem os differentes cursos das escolas de applicação de escolas polytechnos elo artigo 72.º do indicado decreto foi supprimida a Academia de Marinha.

Observatorio Real de Marinha ficou annexo á Escola Polyte, continuando todavia a estar sob a direcção que n'aquella époz até posterior resolução do governo. (Artigo 74.º)

O mesmo decreto encarregou o conselho da nova escola de regur a maneira porque os alumnos, que haviam seguido os estudos das
nas extinctas, deviam concluir os cursos proprios das profissões a que
no destinassem no novo plano; de sorte que os que tivessem frequendo alguns dos annos da academia de marinha, e d'elles tivessem feito
name, fossem admittidos a matricular-se no anno immediato, sem demedencia de frequencia, ou exame das disciplinas, que não faziam parte
s annos que frequentaram. (Artigo 76.º)

O artigo 77.º contém providencias, que enchiam a lacuna resultante a suppressão da Academia Real de Marinha:

Em quanto não estiver definitivamente organisada, e estabelecida Escola Naval, a cadeira que pertencia ao 3.º anno da Academia de larinha, fica anexa á Escola Polytechnica, e os dois primeiros annos ue a devem preceder, serão empregados no estudo das disciplinas degnadas na quadro seguinte:

1.º Anno: arithmetica, algebra elementar, geometria synthetica elementar, plana, solida, e descriptiva; introducção à geometria algebrica, trigonometria rectilinea e espherica.

Introducção á historia natural dos tres reinos.

2.º Anno: algebra transcendente; geometria analytica plana, e a es dimenções; calculo differencial e integral, e principios dos calculos as differenças, variações, e probabilidades.

Primeira parte da physica, e primeira parte da chimica.»

No artigo 79.º determinava o decreto, que fossem admittidos á reencia das cadeiras da Escola Polytechnica, aquelles individuos que já
terciam o magisterio, em cadeiras identicas ou analogas áquellas que
ntravam na composição da Escola Polytechnica, e que por isso ficavam
tinctas.

Veja Escola Polytechnica e Escola Naval, das quaes havemos de atar opportunamente, isto é, quando lhe chegar a sua vez na ordem phabetica.

### Juizo critico:

A Academia Real da Marinha, diz um escriptor competente, a Acaemia Real da Marinha, creada em 1779, foi o estabelecimento d'esta poca, que, pelo merecimento dos homens, que a composeram, deu reultados superiores aos que se podiam esperar das acanhadas proporões da sua organisação.

Na carencia de outras instituições mais adequadas, onde a mocilade estudiosa de Lisboa podesse completar uma educação liberal, esta academia suppriu, até certo ponto, uma falta, admittindo nas suas aulas um grande numero de alumnos, que, instruidos nos principios das sciencias mathematica e astronomica, concorreram para dar algum reflexo de luz nas trevas em que jazia um grande numero dos habitantes da capital.

Durante todo o tempo que D. João vi esteve no Brasil, preencheu as vagaturas da armada com officiaes, que ainda hoje (4858) são dos mais distinctos que ella possue. Então sem grande apparato attendia-se simplesmente ao merecimento, verdadeira pedra de toque para se recrutarem os corpos scientificos <sup>1</sup>.

Por quanto mais não temos necessidade de expor noticias relativas à Academia Real de Marinha de Lisboa, por ter sido supprimida em 1837: julgamos conveniente indicar aqui os logares em que n'esta obra tratámos d'aquelle estabelecimento. São os seguintes:

No que respeita ao reinado da senhora D. Maria 1, tomo 11, pag. 32 a 36.

No periodo de 1792 a 1826, tambem tomo 11, pag. 385 e 387.

No periodo de 1826 a 1828, tomo v, pag. 220 e 221.

No periodo de 1828 a 1832, tomo v, pag, 344 e 345.

No periodo de 1832 a 1834, presente tomo, pag. 14.

### ACADEMIA REAL DE MARINHA E COMMERCIO DA CIDADE DO PORTO

# 1834

Na congregação de 12 de outubro propoz o lente de desenho, o sr. J. B. Ribeiro, a admissão de estudantes voluntarios, a fim de que as lições d'esta disciplina se estendessem ao maior numero possivel de individuos, que pretendessem alcançar noções de tão interessante estudo.

# 1835

O decreto de 15 de julho mandou que na cadeira do 3.º anno mathematico das Academias de Marinha de Lisboa e do Porto, conjunctamente com as outras materias, que no mesmo anno se ensinavam e

<sup>1</sup> Apontamentos relativos á instrucção publica, citados.

ompletavam o curso propriamente dito de navegação, se fizesse a leiura e explicação da 2.º parte do Codigo Commercial Portuguez; sendo s discipulos, nos actos de suas habilitações, obrigados a mostrar-se gualmente correntes em umas e outras materias.

O pensamento d'este decreto, como já dissemos, era obviar aos inonvenientes da ignorancia em que estavam de seu direito e obrigações s capitães, mestres, e mais officiaes dos navios mercantes, tanto de iagens de longo curso, como de viagens costeiras e de cabotagem.

No anno lectivo de 1834-1835 foi este o movimento da academia:

- 1.º Anno mathematico: 15 matriculados; 14 voluntarios; exames 7; 1 premiado.
  - 2.º Anno mathematico: 2 matriculados.
- 3.º Anno máthematico: 2 matriculados; 2 exames; 2 approvados. Philosophia racional e moral: 28 matriculados; 8 exames; 8 ap-

rovados.

Desenho: 5 matriculados; 52 voluntarios; 5 exames; 5 approvalos; 2 premiados.

Inglez: 22 matriculados; 9 exames; 9 approvados.

Francez: 84 matriculados; 18 exames; 10 approvados nemine disrepante; 8 approvados simpliciter.

Manobra e apparelho naval: 2 matriculados; 2 exames; 2 approados 4.

## 1836

Pelo decreto de 19 de outubro foram dadas algumas providencias, endentes a regular o regimen litterario e economico da Academia de larinha e Commercio da cidade do Porto, e bem assim as despezas, o umero e vencimentos dos lentes, professores e mais empregados do nesma academia.

Segundo se declara no preambulo do decreto, foi da intenção do overno conciliar a economia da fazenda com a utilidade do ensino pulico.

Note-se tambem que as providencias, de que se trata, tinham um aracter provisorio, pois que o governo d'aquella época pretendia effeiuar a reforma geral dos estudos.

Vejamos quaes foram as providencias decretadas.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Veja o Repositorio Litterario, num. 21, de 15 de agosto de 1835.

e servisse de director da academia um dos lentes d'ella, no governo com a gratificação de 200,6000 réis annuaes, aim lo da cadeira, e fazendo as suas vezes, no caso de impenente mais antigo da academia.

e os negocios graves da academia, e todos aquelles que, a crativa, estavam a cargo das auctoridades inspectoras, serias em conselho dos lentes, e decididos á pluralidade de votos, resultado ser proposto logo ao governo, quando carecesse de superior, e ser executado logo pelo director, quando fosses la academia as providencias resolvidas.

smo conselho de lentes ficou competindo a fiscalisação da lespeza da academia, para o que lhe seriam apresentadas ma anno pelo respectivo secretario.

e as despezas e vencimentos dos lentes, professores, e mais da academia, fossem d'então em diante regulados pela la icompanhava o decreto; ficando supprimidos todos os em não estivessem designados na mencionada tabella.

alla é a seguinte:

| 3 Lentes de mathematica, a 500/000     |           |
|----------------------------------------|-----------|
| réis cada um                           | 1:500#000 |
| 2 Substitutos, a 3508000 réis:         | 700#000   |
| 1 Lente de commercio a 5005000 réis    | 5005000   |
| 4 Substituto dito, a 350/300 réis      | 350#000   |
| 4 Lente da cadeira de agricultura, á   |           |
| qual se ha de annexar a cadeira        |           |
| de botanica, e a direcção do jar-      |           |
| dim botanico, a 500\$000 reis          | 500#000   |
| 4 Substituto, a 250#000 réis           | 250#000   |
| 1 Lente de philosophia racional e mo-  |           |
| ral, a 500%000 réis                    | 500#000   |
| 1 Substituto, a 350#000                | 350#000   |
| 1 Lente de desenho, a 500/000 réis     | 500#000   |
| 1 Substituto, a 350/000 réis           | 350#000   |
| 4 Professor da lingua ingleza, a réis  |           |
| 4008000                                | 400#000   |
| 4 Substituto, a 250#000 réis           | 250,6000  |
| 1 Professor da lingua franceza, a réis |           |
| \$00 <b>8</b> 000                      | 400#000   |
|                                        | 6:5508000 |

|   | Transporte                                | 6:550\$000               |
|---|-------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Substituto, a 250\$000 rèis               | 2505000                  |
| 4 | professor de primeiras lettras, a réis    |                          |
|   | 250,5000                                  | <b>250</b> \$000         |
| 4 | Substituto, a 150\$000 réis               | <b>450</b> <i>\$</i> 000 |
| 1 | Mestre de manobra naval, a 300\\$000      |                          |
|   | réis                                      | 300\$000                 |
| 1 | Secretario da academia, a 250\( \beta 000 |                          |
|   | réis                                      | 250\$000                 |
| 4 | Bibliothecario, que servirá nos im-       |                          |
|   | pedimentos do secretario da aca-          | 40.00                    |
| _ | demia, a 2505000 reis                     | 250,5000                 |
| 1 | Guarda mór, e fiel da academia, a         |                          |
|   | 250\$000 réis                             | 2505000                  |
| 6 | Guardas subulternos, a 1465000 réis       |                          |
| ^ | cada um                                   | 8765000                  |
| 2 | Serventes, a 725000 réis cada um          | 1445000                  |
|   | Gratificação ao lente que servir de       | 000 8000                 |
|   | director, 200\$000 réis                   | 200,5000                 |
|   | Gratificação para os lentes substitu-     |                          |
|   | tos, quando regerem as cadeiras,          | 400,8000                 |
|   | 100\$000 réis                             | 100\$000                 |
|   | Expediente ordinario da academia,         | * 000 # 0000             |
|   | 400\$000 réis                             | <b>400\$000</b>          |
|   | Premios dos estudantes, 480\\$000 réis    | 4805000                  |
|   | Aluguer das casas, em quanto a aca-       | 4000000                  |
|   | demia se não estabelece no edifi-         |                          |
|   | cio que lhe pertence, 2005000             |                          |
|   | réis                                      | 2005000                  |
|   |                                           |                          |
|   | -                                         | 40:550\$000              |
|   | Importa a tabella em                      | 10:550\$000              |
|   | Era a despeza antiga                      | 13:299\$200              |
|   | Economia                                  | 2:7495200                |
|   |                                           | A. I TUÇAUU              |

### 1837

virtude do decreto de 13 de janeiro de 1837, artigo 155.º, deexistir a Academia Real de Marinha e Commercio da Cidek , sendo substituida pela Academia Polytechnica do Porto. a Academia Polytechnica do Porto.

### 1840

arta de lei de 19 de outubro determinou que os lentes e proda antiga Academia de Marinha e Commercio da cidade do Porto, os em consequencia dos acontecimentos políticos posteriores so setembro de 1836, ficassem desde logo considerados como do magisterio publico, com a antiguidade e graduação que to data das suas respectivas demissões.

coverno proveria, na conformidade da lei, com os ditos lentes sores, as cadeiras que estivessem vagas, ou viessem a vagar a a Polytechnica da cidade do Porto.

neiles que não tivessem entrado, ou não entrassem logo em é erviço no magisterio, ou em outro emprego, venceriam, pel mesma academia, metade do ordenado que lhes competiria a o provimento de qualquer d'estas cadeiras.

Em 9 de dezembro decretou o governo o regulamento para 30 da lei que deixamos registada.

egulamento estabelecia um modo facil de habilitação para os professores de que se trata; fixava o quantitativo dos vencilos lentes de instrucção superior, e dos professores de instrucaria e secundaria da mesma extincta academia; addia os antes, em quanto não entrassem em effectivo serviço, à Academa nica, os professores de instrucção secundaria ao Lyceu Naciolorto, e os professores de ensino primario à Escola Normal o mutuo da mesma cidade.

quanto esta academia deixou de existir em 1837, e mais sio tratar d'ella, è conveniente indicar aqui os logares d'esta obra nos noticia de tal estabelecimento.

Academia Real de Marinha e Commercio do Porto, devida i

iniciativa e instancias da Junta da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, fallámos no tomo 11, pag. 387 a 427, com referencia ao periodo de 1792 a 1826; no tomo v, pag. 221 a 224, com referencia ao periodo de 1826 a 1828, e pag. 346 a 350, com referencia ao periodo de 1828 a 1834.

### ACADEMIA REAL DOS GUARDAS MARINHAS

## 1834

A portaria de 27 de outubro prohibia ás praças da companhia, de qualquer classe que fossem, o dirigir-se directamente ao governo; cumprindo-lhes fazel-o por intervenção do seu commandante; e estando embarcados, por intervenção do commandante do navio respectivo.

## 1835

Em 19 de janeiro foi expedido pelo quartel general uma ordem, para que diariamente fossem os aspirantes, com o mestre de apparelho, praticar a bordo dos navios.

O decreto de 13 de maio declarou que eram extensivas aos corpos da armada e brigada as providencias do decreto de 22 de abril antecedente, para occorrer á subsistencia dos officiaes da convenção de Evora Monte.

O decreto de 13 de maio foi communicado á companhia dos guardas marinhas em portaria de 22 do mesmo mez e anno.

A portaria de 49 de outubro continha a participação de ter sido instaurado no dia 2 d'aquelle mez o Conselho Superior de Instrucção Publica.

A portaria de 1 de dezembro regulava as relações que deviam ser remettidas á secretaria da marinha nos termos do decreto de 22 de novembro de 1835.

#### 1836

de 19 de janeiro declarou que não seria recebido na secreerimento algum de empregado, sem vir informada pelo cosou chefe respectivo.

ntaria de 19 de fevereiro ordenou ao director da academa nasse, se n'esta havia algum empregado, que tivesse acummentos, ou que vencesse mais do que os estabelecidos por le.

### 1837

rtaria de 23 de junho prohibiu que os aspirantes embarcatendo o 1.º anno de mathematica.

### 1838

rtaria de 30 de agosto determinou que os alumnos da acassem observações barometricas, thermometricas, e hygrometricas.

#### 1839

rtaria de 10 de fevereiro, confirmando o disposto no alvará de isto de 1800, declarou que não seria permittido a individue armada estudar fóra de Lisboa o que se ensinasse nas Aces Guardas Marinhas, ou de Marinha.

lata de 18 de abril foi remettida à academia uma copia do dinistro portuguez em Madrid, que continha a sua informação s estabelecimentos de nautica, denominados S. Telmo, Estituto Asturiano.

### 1842

rtaria de 11 de março dispoz que os aspirantes, que não le edade legal para a matricula no curso mathematico, embr-

cassem nos navios do estado, além dos marcados nas respectivas cotações.

Pela portaria de 14 de julho foi abonada ao mestre do apparelho, diariamente, a gratificação, que só tinha nos dias uteis, por ensinar na Escola de Natação, e dirigir a mesma.

## 1843

A portaria de 4 de julho exonerou das suas respectivas funcções os professores de inglez e francez da Academia dos Guardas Marinhas, em consequencia de terem sido supprimidas no orçamento as verbas dos seus vencimentos.

A portaria de 26 de setembro mandou que todos os aspirantes despachados d'aquella data em diante só podessem começar a perceber, como guardas marinhas, os vencimentos desde o dia da sua apresentação na respectiva companhia, satisfazendo a todas as condições impostas no regulamento da mesma, e ás declarações d'esta portaria.

A razão d'esta providencia era o ter a experiencia mostrado os prejuizos os que ao serviço, e aos interesses da fazenda, occasionava o facto de serem despachados aspirantes a guardas marinhas individuos que estivessem ausentes; por isso que, reputando-se estes logo com direito aos respectivos vencimentos desde o dia de suas nomeações, diferentes circumstancias podiam verificar-se, que lhes fizessem perder o jus que julgassem ter adquirido.

O decreto de 2 de outubro dispunha o seguinte, no artigo 2.º:

«Nenhum guarda marinha poderá ser despachado official, ou para isso proposto, senão depois de ter completado os estudos marcados por lei; contar pelo menos tres annos de embarcado; e ser examinado, e approvado nos exercicios praticos de bordo por uma commissão de tres officiaes superiores do quadro effectivo da armada, para esse fim designados pelo major general.»

A portaria de 6 de outubro determinou que o antigo professor de inglez fosse admittido na companhia, e ficasse addido á secretaria da academia.

A portaria de 11 do mesmo mez e anno deu ao antigo professar de inglez 15,5000 réis mensaes, como examinador de grammatica des candidatos a aspirantes e a officiaes do batalhão naval.

A portaria de 8 de novembro ordenou ao major general que proposesse o methodo, mais efficaz e economico, de se poder embarcar nos navios de guerra maior numero de aspirantes, a fim de se poder conhecer quaes eram os que tinham propensão para a vida do mar, genio e capacidade, quaes os ineptos, e quaes aquelles que, por indisposição physica, eram improprios para a mesma vida e deviam ter baixa.

O pensamento do governo era fazer habilitar para a navegação os aspirantes a guardas marinhas com a maior somma de conhecimentos praticos, a fim de que, juntamente com a theoria aprendida nas aulas, podessem mais promptamente tornar-se habeis officiaes da marinha de guerra.

# 1844

A portaria de 5 de janeiro declarou que tinham sido indeferidos os requerimentos dos aspirantes que, antes de se habilitarem com os estudos que a lei marcava, pediam vencimentos incompetentes; e outrosim fez constar que d'então em diante não se tomaria, na secretaria da marinha, conhecimento de pretenções de tal natureza.

A portaria de 8 do mesmo mez ordenou ao commandante dos guardas marinhas, que propozesse sempre para officiaes de brigadas aquelles dos guardas marinhas que, pelas suas habilitações, devessem ser os primeiros propostos para segundos tenentes.

A portaria de 3 de outubro reduziu os vencimentos do mestre de desenho, e lente de construcção naval, a 300,5000 réis annuaes.

A portaria de 4 de dezembro determinou que os alumnos externos, admittidos pas aulas da academia satisfazessem as matriculas e demais emolumentos, pela tabella das aulas da Escola Polytechnica.

A portaria de 19 do mesmo mez determinou, que as licenças para seguir na Universidade de Coimbra, ou na Escola Polytechnica, estudos que excedessem os marcados por lei como habilitação para officiaes de armada, sómente fossem concedidas a seis individuos, os quaes seriam



obrigados, sob pena de suspensão da licença, a mandar todos os trimestres certidão de frequencia, e no fim do anno lectivo a de approvação: concluído o curso, seriam elles os primeiros que devessem emparcar, e no caso de se escusarem, seriam propostos para baixa.

# 1845

Pela carta de lei de 23 de abril foi extincta a Academia dos Guarlas Marinhas, e substituida pela Escola Naval.

Eis-aqui a disposição da indicada lei, na parte que respeita á exincção da Academia dos Guardas Marinhas, e substituição pela Escola Vaval:

«É o governo auctorisado para estabelecer uma Escola Naval, fornada quanto psssivel com os lentes, e estabelecimentos da actual Acalemia dos Guardas Marinhas, a qual fica deixando de existir, e com o ente da cadeira de navegação, que, pela extincção da antiga Academia de Marinha, ficou annexa á Escola Polytechnica.» (Art. 1.°)

Effectivamente, em virtude d'esta auctorisação, foi promulgado o decreto de 49 de maio, o qual dispõe o seguinte, no artigo 1.º:

«A Academia dos Guardas Marinhas, estabelecida para a educazão e instrucção da marinha de guerra, denominar-se-ha d'aqui em liante Escola Naval, e tem por fim completar o curso de marinha dos ulumnos já habilitados conforme o artigo 20.º do presente decreto.»

Veja Escola Naval.

Visto haver sido extincta a Academia Real dos Guardas Marinhas, emos por indispensavel assignalar as paginas em que tratámos d'este stabelecimento nos diversos tomos d'esta obra.

Pag. 64 a 64 do tomo 11, preliminares da fundação da academia [1779 a 1796).

Pag. 427 a 441 do mesmo tomo n, desde 1796 a 1826.

NB. Da Academia dos Guardas Marinhas no Rio de Janeiro, para onde foi transferida a de Lisboa em 1806, tratámos no tomo IV, pag. 243 a 245.

### ACADEMIA POLYTECHNICS DO PURTO

n emphase e enthusiasmo se disse em 1854, em um escripto este estabelecimento:

Academia Polytechnica é uma das corôas de oliveira e lon, imeira rainha constitucional de Portugal, a excelsa D. Maria esissima memoria, suspendeu com mãos ainda tenras, quas enda, na espada vencedora do gigante do Douro — deste Porta seio ella sentia palpitar o coração de seu pae — pouco depor la no throno, onde elle a elevou sobre seus hombros robustos!

### 1837

lcademia Polytechnica do Porto foi creada por decreto de la ro, em substituição da antiga Academia de Marinha e Com la mesma cidade.

### ecto e destino da academia:

a por fim especial o ensino das sciencias industriaes, e é des

Os engenheiros civis de todas as classes, taes como os espenheiros de minas, os engenheiros constructores e os engenheiros estradas.

Os officiaes de marinha.

Os pilotos.

Os commerciantes.

Os agricultores.

Os directores de fabricas.

Em geral os artistas. (Art. 155 do citado decreto)

### ciplinas dos diversos cursos da academia:

Arithmetica, geometria elementar, trigonometria plana, algebri quações do segundo grau.

Continuação da algebra, sua applicação á geometria, calculia ial e integral, principios de mechanica.

eve Memoria sobre a instrucção publica superior no Porte, etc.

- 3.º Geometria descriptiva, e suas applicações.
- 4.º Desenho relativo aos differentes cursos.
- 5.º Trigonometria espherica, principios de astronomia, de geodeia, navegação theorica e pratica.
  - 6.º Artilheria e tactica naval.
- 7.º Historia natural dos tres reinos da natureza applicada ás artes officios.
  - 8.º Physica e mechanica industriaes.
  - 9.º Chimica, artes chimicas, e lavra de minas.
  - 10.º Botanica, agricultura, economia rural, e veterinaria.
  - 11.º Commercio e economia industrial.
- O decreto contém as seguintes disposições relativamente á parte ratica do ensino, e bem assim das cadeiras do Lyceu Nacional do 'orto:
- 1.º Um mestre, subordinado ao lente de navegação, ensinará o que espeita ao apparelho e manobra.
- 3.º As experiencias, manipulações, e os mais exercicios praticos erão opportunamente feitos nos gabinetes da academia, nas officinas la Academia Portuense de Bellas Artes, e nas salas do Conservatorio las Artes e Officios, que serão para esse fim estabelecimentos comnuns.
- 4.º A 1.º cadeira da academia será commum para o Lyceu Naciola do Porto, onde não será por este motivo provida a 5.º d'aquelle estabelecimento, devendo os alumnos aprender o desenho n'esta Acalemia Polytechnica.
- 5.º As cadeiras 7.º e 8.º dos Lyceus Nacionaes não serão providas 10 do Porto, ficando substituidas pela 7.º, 8.º e 9.º da Academia Poytechnica.
- O decreto absteve-se de apresentar disposições sobre assumptos essencialmente regulamentares, deixando-os ao cuidado do conselho academico.

# Duração dos cursos:

Os de engenheiros e officiaes de marinha não poderão durar menos de cinco annnos; os de pilotos, de commercio, de agricultura, e de artes, não durarão menos de tres annos. Tantos professores proprietarios, quantes são os cursos; e seis substitutos para todos, sendo um d'elles especial para a cadeira de desenho. Os substitutos são demonstradores natos. Ordenado dos lentes cathedraticos: 700\%000 réis annuaes; dos substitutos: 400\%000 réis. Provimento, promoções, jubilações, vantagens e garantias... tudo isto é regulado pelas disposições respectivas dos decretos de 15 e 17 de novembro, e de 29 de dezembro de 1836, que constituem, com o de 13 de janeiro de 1837, o plano geral de estatutos.

Estatutos da Academia de Marinha, de 29 de julho de 1803: Regulam tudo quanto não é de outra maneira estabelecido nos decretos que deixamos indicados.

# Estabelecimentos pertencentes d Academia Polytechnica:

Além dos estabelecimentos que já pertenciam á Academia de Marinha terá mais:

1.º Um gabinete de historia natural industrial; 2.º um gabinete de machinas; 3.º um laboratorio chimico, e officina metallurgica; 4.º um jardim botanico e experimental.

Estes estabelecimentos serão organisados pelo plano dos da Universidade de Coimbra.

O jardim botanico será commum á Escola Medico-Cirurgica; ma fica a cargo do lente de botanica, do director da academia e do conselho academico. É tambem destinado para ensaios agricolas.

Pela portaria de 31 de abril ordenou o governo que a Academia Polytechnica do Porto fizesse cumprir as disposições dos artigos 158. 161.º de decreto de 13 de janeiro do mesmo anno de 1837, no sentido de proceder á feitura dos regulamentos e programmas, de que n'elles ae trata.

Para conhecimento dos leitores, diremos que os regulamentos e programmas, de que se trata, versavam sobre a designação de prepratorios para a admissão na academia; dos cursos para cada profissão; da ordem do estudo nas disciplinas, e distribuição d'estas para cada um dos annos; da fórma dos exames, do emprego diario do tempo, e da maneira dos exercicios praticos; e, finalmente, versavam tambem sobre a coordenação systematica e racional dos programmas dos cursos necessarios para cada profissão.

# 1838

Pela portaria de 3 de janeiro exigiu o governo esclarecimentos estisticos, relativamente á Academia Polytechnica do Porto: e eram os guintes: 1.º uma relação de todos os empregados respectivos, com noticias constantes de um modelo que acompanhava a portaria; 2.º n mappa geral do quadro litterario da predita academia, e do quadro essoal dos seus respectivos empregados; 3.º uma conta annual dos umnos matriculados, dos approvados, dos reprovados e dos graduas; do movimento geral da academia, e das datas de posse e vagatus dos logares de que era composta.

A camara municipal do Porto, na qualidade de administradora do selegio de Meninos Orphãos da mesma cidade, pediu que estes fossem mittidos gratuitamente à frequencia das aulas da Academia.

O governo, pela portaria de 12 de maio, fez constar á camara, que, m quanto fosse louvavel e justa a sua pretenção, não cabia nas attrinições d'elle deferir-lhe, por importar excepção de lei, que só póde r feita pelo poder legistativo.

# 1839

Em 6 de novembro foi decretado o Regulamento para os actos da ademia Polytechnica do Porto, o qual é da maior importancia na escialidade a que se refere, por conter o desenvolvimento mais completo s provas destinadas a indagar a capacidade dos alumnos e qual o au de proveito que do ensino escolar receberam. Como objecto de esto geral o apresentamos, que não só para noticia privativa do esta-lecimento de que tratamos.

É do teor seguinte:

- «Artigo 1.º—O aproveitamento dos estudantes nas materias de cada na cadeira que cursaram durante o anno lectivo, será determinado pela meira como se houverem em actos publicos e na fórma mais explicinente especificada nos artigos abaixo referidos.
- •§ 1.º—Os exames á porta fechada praticar-se-hão sómente nos sos dos preparatorios indicados no programma impresso para o anno tivo actual a pag. 6, 8 e 10.

- «Art. 2.º—O affixamento das listas dos estudantes para fazeren actos; a annunciação do dia em que deverão começar; a declaração do numero de estudantes que formarão cada turma, quando as houver, e o numero das turmas diarias, são preliminares que, previamente determinados pelo Conselho Academico, se praticarão nas formas usuaes até aqui estabelecidas.
- «§ 1.º—Nestas habilitações tomar-se-ha por lei que sessenta falta, ainda quando para ellas tenha havido causa grave; ou vinte faltas sen causa motivada, inhabilitão o estudante de fazer o acto e inutilisão-la frequencia do anno lectivo: seis faltas sem causa grave preterem o estudante de fazer acto na ordem do seu numero de matricula.
- «§ 2.º—Se o estudante frequentar sómente parte das materias, que constituem o objecto de ensino de alguma cadeira, como for determinado no programma desse anno, para ficar inhabilitado de fazer acto das rederidas materias será bastante que falte com causa a um terço, e será causa a um sexto do numero das lições.
- Art. 3.º—Os actos serão feitos sobre pontos, tirados á sore, vinte e quatro horas antes da hora respectivamente marcada, na presença do lente da respectiva cadeira.
- «§ 1.º—A 4.ª cadeira, pela natureza das materias nella ensimale, é excepção desta regra.
- Art. 4.º—Os pontos terão sido previamente feitos pelos lentes de respectivas cadeiras, approvados pelos lentes das respectivas secções, la auctorisados pelo Conselho Academico. Estes pontos serão de tal forma ordenados que em vinte e quatro horas poderão perfeitamente abraberse em si e em seus immediatos fundamentos, consequencias e applicações praticas.
- que sahir em ponto, entregar-se-ha uma copia a cada vogal que assir tir ao acto, uma a cada estudante que tiver de fazer acto sobre est ponto, e uma será registada nos Archivos da Academia.
- «§ 2.º—São julgadas secções para o effeito da approvação despontos e mais disposições deste regulamento a reunião das cadeiras se guintes:

«As cadeiras 1.ª, 2.ª, 3.ª, 5.ª e 6.ª, formão a secção mathematica; as cadeiras 7.ª, 8.ª, 9.ª e 10.ª, formão a secção de philosophia; a 4.ª cadeira e a 11.ª formão secções separadas.

«Art. 5.º—Os actos serão feitos segundo as determinações do se dos estatutos da antiga Academia de Marinha e Commercio. Nos objectos porém que forem alheios ao ponto não se esperará do estudante de composições do esperará do estudante de composições do estudante de composições de composições do estudante de composições de composições do esperará do estudante de composições de c



enão a enunciação de principios, e não se exigirão demonstrações que equerem previo estudo.

- \*Art. 6.º—Um mesmo bilhete poderá servir de ponto a um ou nais estudantes, quando em consequencia de circumstancias, como no no de grande numero de examinandos, o Conselho Academico deterinar a reunião de varios estudantes em uma turma.
- Art. 7.º—Haverá tantas urnas de pontos para cada cadeira, quans as divisões em que se classificão os cursos que obrigão á frequencia essa cadeira. Os pontos de cada urna serão accommodados á natureza os conhecimentos que exige cada divisão.
- •§ 1.º—Entender-se-ha por divisão de maior qualificação aquella ajos alumnos devem ser munidos das materias ensinadas na respectiva adeira em toda a sua generalidade e desenvolvimento: divisões de meor qualificação são aquellas cujos alumnos escusão de certas materias theorias por demasiadamente abstractas, ou por inuteis ao seu desno especial.
- «Art. 8.º—A divisão a que pertence o estudante é declarada na casião da matricula; e segundo esta declaração é que se formularão s pautas para os actos. Querendo o estudante mudar de divisão, pode azel-o, precedendo despacho do director, que terá ouvido o lente resespectivo. Não poderá porem passar de curso que subentende menor malificação para outro que a exige maior, sem de novo repetir actos as materias antecedentemente estudadas, no rigor d'aquelles que corespondem ás respectivas divisões de maior qualificação.
- «Art. 9.º—Na 1.º cadeira haverá duas divisões, e por tanto duas mas. A 1.º divisão de maior qualificação, comprehende os cursos de ngenheiros de todas as especies; officiaes de marinha; directores de ibricas; pilotos; preparatorios para os officiaes do exercito.
- «A 2.ª divisão, de menor qualificação, comprehende os cursos de ommerciantes; agricultores; artistas.
- Art. 10.º—Nos actos de uma e de outra divisão haverá dois lenses arguentes, e será presidente o lente da respectiva cadeira; disposito esta que é geral a todos os actos das secções mathematicas e philophicas. Nos actos desta 1.º cadeira, na 1.º divisão, cada argumento leverá durar pelo menos trinta minutos; na 2.º divisão de cada argumento durará pelo menos vinte minutos.
- Art. 11.º— Na 2.ª cadeira havera duas divisões e duas urnas: a divisão comprehende os cursos dos engenheiros de todas as espeies; officiaes de marinha e 1.º e 2.º curso dos preparatorios para oficiaes do exercito; directores de fabricas.

- «A 2.ª divisão comprehende o curso de pilotos.
- «A duração dos argumentos é a mesma da 1.ª cadeira.
- «Art. 12.º--Na 3.ª cadeira haverá egualmente duas divisões e unas: a 1.ª divisão comprehende engenheiros de todas as especies; oficiaes do exercito: officiaes de marinha.
  - «A 2.ª divisão comprehende os directores de fabricas.
  - «A duração des argumentos é a mesma das cadeiras antecedentes.
- «Art. 13.º—O aproveitamento dos alumnos nas disciplinas da 4.º cadeira será determinado pelas provas que de si derem n'um concurso geral.
- «§ 1.º—O genero das obras de concurso será sempre em conformidade do que se acha estabelecido no Programma de Ensino para o anno lectivo de 1838 para 1839. Estas obras devem ser feitas palos alumnos, franqueando-lhes para esse effeito o lente respectivo os modellos analogos aos fins que se proposerem seguir na academia.
- § 2.º—Durante o tempo do concurso o lente evitará quanto for possivel o auxilio manual a bem das ditas obras; mas fará as advertencias que entender, para assim compensar os seus alumnos com as vantages que costumão ter nos actos ou exames oraes das outras disciplinas.
- «Art. 14.º—Na 5.ª cadeira haverá tres divisões: a 4.ª comprehende officiaes de marinha.
- «A 2.ª divisão comprehende engenheiros geographos e os de portes e estradas, e o 1.º curso preparatorio para os officiaes do exercita
  - «A 3.ª divisão é a dos pilotos.
- «A 1.ª divisão tira pontos em astronomia, geodesia e navegação a 2.ª em astronomia e geodesia; e a 3.ª em astronomia e navegação. Na 1.ª e 2.ª divisões a duração dos argumentos é de trinta minutos; 2 3.ª é sómente de vinte minutos.
- um exame de pratica, que constará da descripção e uso dos instrumentos que lhes são respectivos. Os officiaes de marinha e os pilotos serão nesta occasião interrogados sobre a derrota que tiverem feito, conforme lhes tiver sido determinado pelo respectivo lente, e nesta occasião se rão igualmente interrogados os engenheiros geographos acerca dos trabilhos praticos e os que lhe tiverem tambem sido designados pelo respectivo lente.
- «Art. 15.º—Na 6.ª cadeira os argumentos serão dous, cada um dos quaes deverá durar trinta minutos.
- «§ 1.º—Os exames em manobra naval constão de interrogrecos exercicios praticos, sob a direcção do respectivo mestre, e com assistante de companiente de comp



encia dos lentes da 5.º e 6.º cadeiras, que, querendo, poderão interogar os examinandos. Nestes exames não haverá pontos: assistirão antos dos discipulos do curso quantos sejão necessarios para a manora do modello, não sendo desta assistencia dispensados os mesmos examinados em quanto durarem os exames. Cada examinando mandará ruma serie de manobras, cujas tenções finaes devem-lhe ser previanente indicadas pelo mestre ou lentes assistentes; todos tres tem voto obre o aproveitamento do estudante. Cada exame durará até que os ogaes julguem que podem fazer juizo sobre os conhecimentos do exaninando. Não poderão comtudo ultrapassar o espaço de uma hora.

- «Art. 16.º—Na 7.ª cadeira haverá tres divisões; a 1.ª abrange ngenheiros de minas; engenheiros geographos; e engenheiros de pones e estradas.
- «A 2.ª divisão comprehende directores de fabricas; e os cursos reparatorios para os officiaes engenheiros e artilheiros.
- «A 3.ª comprehende os cursos preparatorios para a Escola Medico-Cirurgica.
- «Em cada divisão os argumentos durarão pelo espaço de vinte mimtos: outro tanto terá lugar na 8.º, 9.º e 10.º cadeiras.
- «Art. 47.º—Na 8.ª cadeira haverá duas divisões: a 1.º comprehende engenheiros geographos; engenheiros constructores de navios; engenheiros de pontes e estradas; preparatorios para os officiaes engenheiros do exercito, artilheiros, e directores de fabricas.
- «A 2.ª divisão comprehende os pilotos; agricultores; artistas; e preparatorios para os officiaes de infanteria e cavallaria.
- «Art. 18.º—Na 9.ª cadeira haverá duas divisões: a 1.ª abrango os cursos preparatorios para a Escola Medico-Cirurgica; os artistas; directores de fabricas.
- «A 2.ª inclue os engenheiros de minas; engenheiros geographos, engenheiros de pontes e estradas; agricultores; os preparatorios para os officiaes do exercito em geral.
- «Art. 19.º—Na 10.ª cadeira haverá duas divisões: a 1.ª comprehende os agricultores; os preparatorios para a Escola Medico-Cirurgica.
- «A segunda abrange os engenheiros de minas; engenheiros constructores de navios; engenheiros de pontes e estradas; directores de fabricas; e os preparatorios para os engenheiros do exercito.
  - «Art. 20.º—Na 11.ª cadeira não ha divisões.
- Art. 21.º—Em todos os actos das referidas cadeiras os votos serão dados em escrutinio secreto por AA (approvado) e RR (reprovado).

Dous RR reprovão e tornão nulla a frequencia do estudante naquete anno lectivo: um R qualifica a approvação de *pelo maior parte*. Nenhum estudante, na votação sobre cujo acto entrou um R, pode ser premiade nas materias do acto que fez.

«§ 1.º—Quando os vogaes de um acto conhecerem que o examnando se não acha habilitado para a divisão segundo a qual tirou posto, podem conforme for de justiça, approval-o n'uma divisão inferior áquela em que propoz examinar-se.

«Art. 22.º—No caso de manifestarem os actos um conceito diverso do que se esperava do estudante, poderá ter logar o recurso de que trata o § 20.º dos estatutos de 29 de julho de 1803, da Academia Red de Marinha e Commercio.

«Art. 23.º—O resultado dos actos de cada dia será declarado de pois de se concluirem aquelles que nesse dia tiverão logar.

«Art. 24.º—Naquellas cadeiras em que se tiverem feito trabahos graphicos, deverão estes ser apresentados aos vogaes do acto, par coadjuval-os no conceito que devem formar do aproveitamento do eximinado.

«Art. 25.º—Neste juizo deverá entrar em conta a informação vocidada pelo lente respectivo previamente ao acto, sobre a frequencia e signaes de applicação evidenciados no decurso do anno lectivo.

«Art. 26.º—Os estudantes que deixarem de comparecer para ézerem acto em sua competente vez, não poderão em outra occasião ézel-o sem mostrarem com documentos justificativos, que tiverão caus legitima que os obrigou á referida falta. Escusas por falta de saude, corroboradas pelo competente documento legal, e bem assim as licenças de transferencia de acto para outubro por motivo justificado, devem ser apresentadas antes da hora marcada para a tiragem do ponto. Todos es requerimentos tendentes a similhantes escusas e licenças, deverão ser dirigidos ao Director da Academia que sobre elles resolverá o que for de justiça.

Art. 27.º—Os vogaes dos actos de cada secção serão os lentes nesma secção. Em caso porém de necessidade o Conselho Acadeliberará sobre o que for conveniente. Os vogaes dos exames cadeira serão o lente proprietario e substituto da mesma cadeira; es dos actos da 11.º cadeira serão os lentes proprietario e substituto da mesma cadeira.»

### 1840

Tomaremos aqui nota de uma carta de lei de 19 de outubro, pela elação que tem com a Academia Polytechnica do Porto:

- Artigo 1.º Os lentes e professores da antiga Academia de Marinha Commercio do Porto, demittidos em consequencia dos acontecimentos elíticos posteriores ao dia 9 de setembro de 1836, ficam desde já conderados como membros do magisterio publico, com a antiguidade e raduação que tinhão na data das suas respectivas demissões.
- «§ 1.º O governo proverá, na conformidade da lei, com os ditos entes e professores, as cadeiras que se acharem vagas, ou vierem a varar na Academia Polytechnica do Porto.
- «§ 2.º Aquelles que não tiverem entrado, ou não entrarem já em flectivo serviço no magisterio, ou em outro emprego, vencerão pela fola da mesma academia, metade do ordenado que lhes competiria se livessem o provimento de qualquer destas cadeiras.»
- NB. Em 9 de dezembro do mesmo anno de 1840 decretou o goemo um regulamento para a execução das disposições d'esta carta de i.

Veja Academia Real de Marinha e Commercio da cidade do Porto, no de 1840.

### 1841

Em 5 de agosto mandou o governo abonar *ao lente da academia*, hogo Kopke, todo o ordenado que lhe competisse pelas leis da creação 'aquelle estabelecimento, sem abatimento ou desconto algum do soldo ue percebesse pela sua patente no exercito.

O director litterario da Academia Polytechnica do Porto duvidou dmittir á matricula das cadeiras 1.ª e 7.ª, 8.ª e 9.ª alguns alumnos o Lyceu que as pretendiam frequentar pagando sómente as propinas e matricula no Lyceu.

Pela portaria de 18 de outubro lhe foi declarado que taes alumnos eviam ser admittidos á matricula das aulas subsidiarias da academia, em dependencia de nova propina, além da que tivessem pago no lyceu, stabelecida pelo artigo 62.º do decreto de 17 de novembro de 1836.

### 1842

Em 23 de fevereiro ordenou o governo que na academia se procdesse aos exames de litteratura, exigidos pelo num. 4.º do artigo 2º da lei de 17 de novembro de 1841, dos individuos dos corpos do execito das provincias do norte do reino, que pretendessem ser declarais aspirantes a officiaes.

### 1844

Tomaremos nota das disposições do decreto, com força de lei, \* 20 de setembro, que dizem respeito, em especial, à Academia Polyrchnica do Porto:

- 1.º Auctorisou o governo para estabelecer, nos locaes mais appriados, o *Jardim botanico e experimental*, e bem assim o *laboratum* mandado crear pelo artigo 165.º do decreto de 13 de janeiro de 1837.
- 2.º Supprimiu, na mesma academia, a cadeira de artilharia en ctica naval.
- 3.º Permittiu que os curses preparatorios para a admissão na Ecola do Exercito podessem ser estudados na Academia Polytechnica b
  Porto; collocando em consideração identica os dois estabelecimento,
  em quanto á concessão de licenças aos militares que pretendessem «
  guir alguns d'aquelles cursos. (Promettia o decreto regular convenirtemente o modo de effeituar esta disposição).
- 4.º Os alumnos, que, tendo completado o curso de officios de me rinho, quizessem servir na armada real, poderiam ser nomeados gunda marinhas.
- 5.º Não seria matriculado individuo algum como sota-piloto, ou peleto de navios, sem carta de capacidade do respectivo curso, passabem alguma das academias nacionaes.

Os que tivessem cinco viagens, pelo menos, para os mares do Norta ou ao sul das ilhas de Cabo Verde a Oeste de 30º de longitude, Oeste de Greenwich, apresentando as derrotas d'estas viagens, poderiam su admittidos a exame nas academias nacionaes; e o titulo de approvação lbes valeria como carta de capacidade.

Para serem admittidos a este exame, pagariam todas as propies da matricula e emolumentes que teriam pago, se seguissem o curso de ilotos; e pelo titulo de approvação a mesma quantia, que estivesse deignada para taxa da carta de capacidade.

- 6.º Reduziu as propinas de matricula a 15200 réis no principio e cada anno, e a egual quantia no fim d'elle.
- 7.º Egualou a gratificação do director d'esta academia á dos direlores da Escola Medico-Cirurgica e Academia das Bellas Artes do Porto.

Cumpre-me observar aos leitores, que esta disposição foi copiada o artigo 3.º do decreto de 27 de agosto do mesmo anno de 1844, consebido n'estes termos: «A gratificação de 200,000 réis, concedida ao irector da Academia Polytechnica da Cidade do Porto, será egualada á o director da Escola Medico-Cirurgica da mesma cidade, e á do director da Academia Portuense das Bellas Artes; ficando cada um d'elles vencer a gratificação annnal de 100,000.»

Este decreto, que nunca chegou a ser publicado pela imprensa, ava, no preambulo, como razão da indicada providencia, a urgente nessidade de diminuir as despezas do estado quanto fossa compativel om o bom serviço publico.

8.º Os individuos que apresentassem carta de capacidade de alguns ursos da Academia Polytechnica do Porto, em egualdade de circumtancias, teriam preferencia no provimento dos empregos publicos, cujas uncções fossem mais analogas ás disciplinas de cada um d'esses cursos.

Note-se que estas disposições estão exaradas nos artigos 138.º a 45.º do predito decreto de 20 de setembro de 1844.

### 1845

Pelo artigo 16.º da carta de lei de 27 de outubro de 1841 ficou o coverno auctorisado «para, em conselho de ministros, conceder dos bens acionaes ás camaras municipaes os terrenos necessarios para a consrucção de cemiterios, e os edificios convenientes para os paços do concelho, e Estabelecimentos de beneficencia e instrucção.»

Em virtude d'esta auctorisação, decretou o governo, em 8 de ouubro do anno de 1845 o seguinte:

- 1.º O edificio e cêrca do extincto convento dos Carmelitas da cilade do Porto ficam á disposição do ministerio do reino, para uso e acommodação da Academia Polytechnica, Escola Medico-Cirurgica, e Guarda Municipal da mesma cidade.
- 2.º A parte do mesmo edificio e cerca, que, sem prejuizo notavel do serviço d'estes estabelecimentos, poder dispensar-se, será concedida

eira do Carmo para prover ao melhoramento de seu laslituição.

### 1846-1847

rio de 21 de dezembro de 1847 dizia o conselho supcção publica ao governo: «A Academia Polytechnica è schada durante a guerra civil.»

ante este triste acontecimento, é força que nos demorema pois que na abertura d'esse anno lectivo acertou de se discurso, que temos na conta de muito interessante, es er a historia critica da organisação da academia até as le 1846.

erido o discurso por um professor illustrado da mesm feitamente conhecedor do assumpto.

ira parte mostrou a necessidade de promover os interesse nosso paiz; na segunda traçou a historia da primitiva su or fim se refundiu na polytechnica, de que ora tratame rte descreveu o estado actual da industria, desenvolva pelos estudos physico-mathematicos; na quarta parte es niencia da instrucção do operario, e terminou invectivada cordias civis e contra a guerra, que não deixam prospe

commendavel discurso vamos transcrever os §§ que ma te nos interessam para esclarecimento dos nossos leitors especial que nos occupa.

e traçar a historia da Academia de Marinha e Commente e assignalar a deficiencia que havia dos indispensaves e torios e exercicios praticos da cadeira de agricultura.

cher este vasio na instrucção, em 1837 refundiu-se am na Academia Polytechnica; creando, além do que have leira de geometria descriptiva, 1 de artilheria e tacion hysica e mechanica industrial, 1 de chimica industrial mineralogia, 1 de botanica e economia rural: e foi des rengenheiros civis, officiaes de marinha, pilotos, om ricultores, directores de fabricas, e artistas em geral vaveis foram as intenções do ministro em ampliar os mas quanto por outro lado defeituosa a parte da reformada gulou a sua distribuição e fins.

«As cadeiras theoricas das disciplinas mathematicas e philosophicas ram liberalmente estabelecidas; quatro em cada um d'estes ramos am sufficientes para todos os cursos. Não assim as de applicação.

«Creava-se a de artilheria e tactica naval para os officiaes de manha, notavel cousa, para tão mesquinha armada como a nossa, duas colas a formar officiaes para ella; e quando se lhes não davam outros eios de instrucção especial que se deram depois na escola naval de sboa.

«Era destinada a formar engenheiros de minas, constructores, e de ontes e estradas, sem cadeira de construcções, sem cadeira especial mechanica applicada, e apenas incumbia ensinar os principios de echanica á 2.º cadeira, mui sobrecarregada já; e ao lente de physica isinar também mechanica industrial.

«Um unico professor de desenho tem a ensinar ramos tão distinos como são o desenho de figura, o de machinas e instrumentos, o e plantas e perfis, o de decorações, o de cartas hydrographicas e istas de costas.

«O curso de commercio, com o anno para economia industrial, cou muito longo para que seja geralmente frequentado pelos da prossão. O mesmo direi do curso de pilotos, augmentado também com m anno.

«O conselho academico procurou remediar quanto podia esta consão e má disposição de disciplinas, pelos poderes que a reforma lhe ava, no programma que obteve approvação do governo; a mechanica eorica e industrial passou para a cadeira de geometria descriptiva, a a cadeira em um curso biennal ensinava também construções. Mas Conselho Academico não podia remediar o que não eram attribuições las.»

Vem agora uma vehemente censura dos governos e dos parlamen-18, pelos córtes que fazem nas sommas applicadas aos estabelecimen-18 scientíficos. Mais de uma vez, e em mais de um paiz, são sacrifi-18 dos a uma economia mesquinha os interesses intellectuaes dos po-18, quando aliás tudo parece pouco para outros serviços, e maior-18 ente para os da guerra.

Mas deixemos fallar o professor nobremente indignado:

E para mais, veiu depois a reforma de fazenda abolir a 6.º cadeira.

«Ha em Portugal um poder superior a todas as leis, é o poder do rçamento. Promulga-se a lei regulando uma repartição, uma corpoção scientífica; combinando, depois de maduro exame e dos tramites a discussão, todas as partes d'esse todo: a commissão de fazenda ou

uma commissão externa julga necessario cercear alguns camba a tempora; a repartição é decepada, cortando-lhe pelo pessoal e materia qua lai julgára indispensavel aos seus fins. Monstruoso modo de sin mistrar os interesses da republica!

«Pelo orçamento ficou supprimida a cadeira em que se emarei construcções n'uma academia destinada a formar engenheiros crestodas as classes! Pelo orçamento se lhe tirou o sobejo dos premisé se não conferissem, que pelo alvará de 1825 era destinado ao 1 gmento de sua livraria! Pelo orçamento, e com o fundamento de ditralisar os rendimentos do estado, centralisação que entre nós ten si bem funesta a muitos respeitos, entram no thesouro os rendimentos para a construcção do edificio, e vae em 14 annos que n'elle x 1 trabalha.

«Todavia, o que é mais para estranhar é como se decretam es nós estabelecimentos sem prover aos meios de os custear; que de com a convicção de que não ha esses recursos. A reforma litteraria 1837, como outras provisões d'essa administração, daria a um est geiro que confiasse na lettra das nossas leis e decretos, a idéa a avantajada de nós; além do que já havia na velha academia, creos um gabinete de historia natural industrial, outro de machinas, gaba de physica, laboratorio chymico, officina metalurgica, e um jardini tanico e experimental.

«Para as demonstrações de physica e chimica, pelo incançavel 1 dos professores da Academia Polytechnica improvisou-se um gabe e um laboratorio, e mendigaram-se, até por emprestimo de general particulares, exemplares para as demonstrações de historia matri. Custa mesmo a crer como com tão escasso subsidio se fez tanto: pla apenas tem 400,000 réis annuaes para essas despezas, para com de livros e estampas, para o expediente, e para os reparos de todo edificio occupado pelas suas autas, pelas do Lyceu e por algumas de bellas artes.

eO gabinete de machinas, o jardim botanico e experimental, a di cina metalurgica, nunca tiveram existencia. E se o gabinete de phisi possue uma machina electrica de grande custo, fora ella comprada pi junta da companhia para a casa que ella fundára, hoje extincta, de si corres aos naufraugos. E nem o observatorio nem os estudos topori phicos foram providos dos novos e melhorados instrumentos que 1 phicação do princípio de repetição e o adiantamento das artes tentrodusido.

lentes d'esta academia. Mas ainda se levantaram outras de diversa ureza. A mulcta das matriculas, excessiva em relação aos habitos do z e pouca abastança das classes industriaes, afugentou a concorrendas aulas. Por conveniencias de corporações analogas, ou porque chefe da repartição assim approuve, foram negadas licenças aos offise de linha que pretendiam, como era costume, frequentar as aulas academia como preparatorios para a Escola do Exercito. E sobreo, em nenhuma conta se hão tido, devendo ser condição legal, no vimento dos empregos de fazenda e administração, as habilitações lemicas. Bem transcendentes empregos no foro e administração se dado nos ultimos dezoito annos a pessoas que nem uma só aula lyceu frequentaram, a quem nem a sua lingua sabe escrever sem sseiros erros!»

Até aqui apresentou o discursador a historia critica da Academia ytechnica no periodo de 1837 a 1843; mas era obrigação impretel sua completar o quadro, dando conta da reforma operada em 4, e expondo o seu juizo sobre o alcance e resultados d'ella.

Se não faltou na primeira parte a franqueza que exprime lealmente ue se pensa, tambem na apreciação historica d'esta ultima época se a a mesma isenção de animo, grave e um tanto severa, que incita studar attentamente as questões:

«Resta fallar-vos da ultima reforma de 20 de setembro de 1844. te das representações do conselho academico foram n'ella attendidas. nulcta das matriculas foi reduzida. Ordenou-se que não fosse matrido individuo algum por piloto ou sota-piloto sem carta de capacile passada por uma das academias nacionaes, ou de exame e apvação perante as mesmas academias os que apresentassem derrotas cinco viagens pelo menos para os mares do norte ou ao sul de Caverde a oeste de 30º de longitude de Greenwich, pagando estes tos emolumentos e propinas de matricula que teriam pago se sessem o curso de pilotagem. Foi auctorisado o governo a estabelecer ardim botanico e experimental, e o laboratorio.

«Permittiu-se aos officiaes do exercito estudarem na academia os sos preparatorios para admissão na Escola do Exercito, devendo na cessão das licenças ser egualmente consideradas a Escola Polytech-1 de Lisbea e a Academia Polytechnica do Porto. Determinou-se que essem preferencia, em egualdade de circumstancias, os que juntas-1 carta de capacidade de algum dos cursos d'esta academia, no prosento dos empregos publicos, cujas funcções fossem mais analogas ás ciplinas de cada um desses cursos; e que os alumnos que tivessem

completado o curso de officiaes de marinha, e quizessem servir marmada real, podessem ser nomeados guardas marinhas.

«Outra disposição se promulgou, exigindo approvação no l.º am mathematico para ser reconhecido aspirante a official de linha.

«Mas ainda o mau fado continuou a pesar sobre a academia: situa reducção das matriculas e a condicção para aspirante, tudo, como praxe em Portugal, ficou no papel em que se exarou a lei. Aos officas do exercito não se tem concedido licença senão a um ou outro con inficuldade e protecções. Não se doou terreno para o jardim botana E pela intendencia da marinha foi respondido officialmente, 10 mas depois de publicada a lei, que ainda lhe não havia sido incumbir pelas secretarias de estado a observancia d'ella, e nem lhe consim que em Lisboa estivesse em execução!

«Os preparatorios para os que frequentassem a Escola Medico 6 rurgica foram augmentados pelo mesmo decreto. Hoje devem aprese tar documento de approvação no 1.º anno mathematico e physica, and d'aquelles a que já eram obrigados, de chimica, zoologia e botanica. É principalmente por estes alumnos que estão sendo mais frequentas essas cadeiras.

«Tenho-vos, senhores, exposto a historia da Academia Polytechoa

«As vantagens que podem tirar-se de generalisar as doutrins per se leem nas suas diversas cadeiras, para as artes, para o commerca, são grandes. Se para maior aproveitamento se carece e muito de relisar a creação dos estabelecimentos praticos que faltam, um dia, e cuá não tarde, os governos olharão com mais zelo pelo que as necessão des publicas reclamam n'esta parte t.»

## 1847-1848

N'este anno lectivo teve a academia 179 alumnos.

## 1848-1849

N'este anno lectivo foi frequentada por 145 estudantes, conhisi pela matricula, e 72, contados individualmente. Além d'estes, freque taram mais a academia 48 estudantes ouvintes.

Discurso recitado na Academia Polytechnica do Porto na abertura do ma lectivo de 1846 para 1847, pelo lente da 5.º cadeira Joaquim Torqueto discr. Porto. 1847.

### 1849-1850

Foi frequentada n'este anno lectivo por 403 alumnos; custando da um ao thesouro, contados individualmente 93\$115 réis, segundo calculo do conselho superior de instrucção publica.

Dos 103 alumnos fizeram exame 95; sendo approvados plenamente ), simpliciter 5.

Constou ao governo, que apesar da portaria de 8 de junho de 1848, intinuavam as auctoridades judiciaes a encontrar difficuldades, por arte da Academia Polytechnica do Porto, nas investigações medico-leaes, que o descobrimento dos crimes exige por vezes; negando-se, intra o que era de esperar, os lentes da mesma academia, a prestar quellas auctoridades o auxilio dos seus conhecimentos scientíficos e rofessionaes; faltando a estas até o logar e os instrumentos necessarios ara as analyses com outros peritos, em prejuizo dos offendidos e meos cabo da justiça.

Ordenou, por isso, o governo, em de 2 de julho de 1850, que o irector da academia, sob sua responsabilidade, posesse á disposição as auctoridades judiciaes, todas as vezes que lh'o requeressem para s investigações medico-legaes, o laboratorio, apparelhos e mais utenilios da mesma academia; na certeza de que todas as despezas das anases e operações chimicas, que fossem necessarias, assim como a deignação dos peritos, ficariam a cargo das auctoridades judiciaes cometentes.

### 1850-1851

N'este anno lectivo foi frequentada a academia por 92 alumnos, ontados individualmente; entrando n'este numero 32 ouvintes.

A academia necessitava de um jardim botanico e experimental; e entia a falta de simplicidade no curso de pilotagem, de instrumentos le physica, e de uma cadeira para o ensino do curso de construcções.

### 1852-1853

Tendo-se procedido ás diligencias necessarias, para, em como mento do decreto de 8 de outubro de 1845, se verificar a distribuiça do edificio e cerca do extincto convento dos carmelitas da cidade de Porto pelos estabelecimentos a que fora concedido: fez o decreto de 3 de outubro de 1852 a demarcação exacta da parte do referido edifus que devia ser destinada para quartel da guarda municipal, e da para da cerca para os exercicios da mesma guarda; para a construçção e sento da Escola Medico-Cirurgica; para a construçção e plantação à Jardim Botanico da Academia Polytechnica; e, finalmente, para acretamento do antigo cimeterio da Ordem Terceira do Carmo, e ampliação do seu hospital.

No anno lectivo de 1852-1853 foi frequentada a Academia Polytchnica do Porto por 219 alumnos. Pedia novo local para laboratora chimico, e observatorio astronomico.

As disciplinas que na academia foram ensinadas no referido amb lectivo em dez cadeiras são as seguintes: f.º cadeira, arithmetica, algebra, geometria, etc.; 2.º algebra, sua applicação á geometria, etc.; 3.º geometria descriptiva, suas applicações, etc.; 4.º desenho; 5.º trigoometria espherica, astronomia, etc.; 6.º historia natural applicada à artes e officios; 7.º physica e mechanica industriaes; 8.º chimica, ate chimicas, minas; 9.º botanica, etc.; 10 commercio, economia industrial. Apparelho e manobra naval.

Matricularam-se 249 alumnos, e houve 23 ouvintes.

Foram examinados 133; dos quaes foram approvados nemine do crepante 112; simpliciter 17; reprovados 4.

Obtiveram premio: 8; accessit: 14; perderam o anno: 61.

Em um escripto auctorisado encontro algumas observações criticas que me parece conveniente offerecer à ponderação dos leitores.

O preambulo do decreto de 13 de janeiro de 1837 explica ben claramente o pensamento que presidiu à conversão da Academia de Marinha e Commercio em Academia Polytechnica, quando designa o fin especial de ensinar as sciencias industriaes; que differem muito dos estudos classicos e puramente scientíficos, e até dos estudos theorems, contendo simplesmente a descripção das artes.

Onze cadeiras foram estabelecidas; mas nenhuma d'ellas corresmaia ao ensino superior da engenheria civil nos seus principaes raos, nem podia ministrar uma instrucção preparatoria egual á que se
ofessava nas faculdades de mathematica e philosophia da Universide de Coimbra, e na Escola Polytechnica de Lisboa. Ora, se a Acamia Polytechnica tinha por fim especial o ensino essencialmente prao das sciencias industriaes para pilotos, commerciantes, agricultores,
rectores de fabricas, e em geral artistas, devia tambem formar engeueiros civis de todas as classes, e officiaes de marinha.

O conselho academico, nos programmas que ordenou para o anno 1838, tornou ainda mais imcompleto o ensino, pelo muito que p'elles iiz ampliar o numero de cursos, sacrificando a este plano a instruco em algumas doutrinas, das mais importantes n'uma escola d'esta dem, cuja feição característica era o ensino da sciencia industrial nas odestas proporções da arte e do officio.

«Fôra longo proseguir (dizia-se) no exame d'aquelles programmas, ne o proprio conselho academico já então confessava — que ficavam unto áquem dos seus desejos por causas que não estava ao seu almos remover, tendo procurado aplanar as difficuldades que encontrou a grande variedade de cursos, combinada com o pequeno numero de deiras.—O defeito do decreto organico da Academia Polytechnica a ali officialmente reconhecido; mas o conselho academico em logar resolver as difficuldades que se lhe offereciam, acommodando os risos ao limitado numero de cadeiras de que podia dispor, o que era refeitamente logico, preferiu, por uma singular inversão dos bons prinpios, sacrificar o ensino á multiplicidade dos cursos, acrescentando os eparatorios para officiaes do exercito, que não estavam na lei, e subvidindo o de engenheiros civis em quatro cursos especiaes para enmheiros de minas, constructores de navios, geographos, e de pontes estradas.»

Ainda proseguem as observações criticas na analyse do decreto de 3 de setembro de 1844, bem como de outras muitas e diversas prodencias posteriormente tomadas; mas, para o desempenho da nossa refa especial hasta que apontemos aqui o subsidio, a que podem restrer os leitores curiosos:

Relatorio da inspecção extraordinaria feita à Academia Polytemica do Porto em 1864 pelo vogal effectivo do conselho geral de inrucção publica, José Maria de Abreu.!—Lisboa. Imprensa Nacional. 865.

N'este relatorio é examinada a reforma de 1837, 1844 e seguin-

### 1852-1853

Tendo-se procedido ás diligencias necessarias, para, en mento do decreto de 8 de outubro de 1845, se verificar a do edificio e cêrca do extincto convento dos carmelitas da Porto pelos estabelecimentos a que fora concedido: fez o de de outubro de 1852 a demarcação exacta da parte do referque devia ser destinada para quartel da guarda municipal da cêrca para os exercícios da mésma guarda; para a construeção e para de construeção de Academia Polytechnica; e, finalmente tamento do antigo cimeterio da Ordem Terceira do Carmo do seu hospital.

No anno lectivo de 1852-1853 foi frequentada a Acchnica do Porto por 219 alumnos. Pedia novo local I chimico, e observatorio astronomico.

As disciplinas que na academia foram ensinadas n lectivo em dez cadeiras são as seguintes: 1.ª cadeira, ar bra, geometria, etc.; 2.ª algebra, sua applicação à rem geometria descriptiva, suas applicações, etc.; 4 metria espherica, astronomia, etc.; 6.ª histor artes e officios; 7.ª physica e mechanica indust chimicas, minas; 9.ª botanica, etc.; 10 commerc Apparelho e manobra naval.

Matricularam-se 219 alumnos, e houve 23 Foram examinados 133; dos quaes foram crepante 112; simpliciter 17; reprovados 4.

Obtiveram premio: 8; accessit: 14; perde

Em um escripto auctorisado encontro algun que me parece conveniente offerecer à pondera

O preambulo do decreto de 13 de janeir claramente o pensamento que presidiu á conver rinha e Commercio em Academia Polytechnica especial de ensinar as sciencias industriaes; e estudos classicos e puramente scientíficos, e até contendo simplesmente a descripção das artes.

a diversas outras combinações. Foi-lhe tambem necessario ter em consideração os estudos do Lyceu e os da Academia Portuense de Bellas Artes, na ligação em que ficaram com os da Academia Polytechnica.

Era mais facil ao auctor do Relatorio de 1864 notar defeitos no programma de 1838, do que aos professores da academia fazer 16 annos antes uma obra perfeita. Ingenuamente se apresentou o conselho diante do publico, pedindo a justa indulgencia: «Os professores (dizia o preambulo do programma), os professores da Academia Polytechnica estão bem longe de persuadir-se que nos trabalhos, que agora apresentam ao publico, tenham tocado a meta da perfeição; elles ficaram mesmo muito áquem dos seus desejos, por causas que não está ao seu alcance remover, e que só com o tempo irão desapparecendo... Elles serão sempre doceis ás lições da experiencia, fazendo ou admittindo para o futuro as innovações que ella aconselhar, sem repugnancia alguma, porem com toda a circumspecção que o caso exige.»

Desculpem-nos os leitores de não registar esse interessante trabalho dos programmas, tão instructivo como desenvolvido; mas tomar-nos-hia grande espaço. Somos obrigados a contentar-nos com a indicação dos subsidios que deixamos apontados.

## ACADEMIA PORTUENSE DAS BELLAS ARTES

# 1836

«Desejando (dizia a soberana, no preambulo e artigo 1.º do decreto de 22 de novembro), desejando dar á muito nobre e sempre leal cidade do Porto um testemunho de quanto me desvelo em promover estabelecimentos de que possa resultar utilidade aos seus heroicos habitantes: Hei por bem decretar o seguinte:

«Artigo 1.º É creada na cidade do Porto uma academia com o titulo de—Academia Portuense das Bellas Artes.»

D'esta academia, á qual foram dados os competentes estatutos na mesma data do indicado decreto, vamos offerecer aos leitores a conveniente noticia.

# Fim a que é destinada:

A creação d'este estabelecimento tem por objecto promover o estudo das bellas artes, diffundir e applicar a sua pratica às artes fabris.

### Imapecção e direcção:

O ministro do reino é o inspector da academia, tem a seu capo o governo superior d'ella, e faz executar os estatutos, quando estima presente.—Para supprir em tudo a falta do inspector, auctorisa a kingoverno a nomear uma pessoa de representação e credito, a qual resperá na qualidade de sub-inspector, o juramento dos empregados, embricará os livros e folhas da contabilidade.

Haverá um director geral, da nomeação do governo, encarregado de fazer observar os estatutos, as ordens superiores do mesmo govera, os regulamentos e as resoluções das conferencias; e bem assim de proportudo o que lhe parecer conveniente para a academia, e de presida com voto, ás conferencias a que faltar o sub-inspector.—No impedmento do director faz as suas vezes o professor proprietario mais a tigo em exercício, e em egualdade de circumstancias, prefere o más velho.

Hàverá tambem um secretario da academia com todas as attribuções que a um empregado tal cabem nos estabelecimentos scientifos

### Empregados subaiternos:

Um amanuense, que tambem servirá de fiel; um porteiro; e des moços, um para servir de modelo, outro para cuidar do aceio da ante demia.—No impedimento do porteiro, fará as suas vezes o fiel.

### Aulas da academia:

Aula de desenho historico.

Aula de pintura historica.

Aula de esculptura.

Aula de architectura civit e naval.

Aula de gravura historica.

NB. Nos artigos 22 a 40 do citado decreto de 22 de novembro de 1836 são especificados, com toda a individuação, os diversos pode de ensino, de que devem occupar-se os professores de cada uma de cadeiras, comprehendendo os estudos do antigo e do natural.

O curso regular das aulas academicas será de cinco annos.

### Professores:

Para a regencia das cinco aulas havera cinco professores propritarios, e cinco substitutos, com effectividade no serviço e exercicios x2demicos. Todos os professores são eguaes entre si, do mesmo moly que o são as respectivas aulas. Para a sua nomeação adopta-se, no decreto, o principio geral do neurso; mas os substitutos teem accesso a proprietarios sem depenencia d'elle.

São obrigados a assistir ás conferencias academicas, tendo voto em das as deliberações; e a apresentar á academia, de tres em tres anos, uma producção de sua propria invenção, na arte que respectivaente professarem.

### Academicos honorarios e academicos de merito:

A academia receberá pelo menos seis socios ou academicos honoirios, escolhidos de entre as pessoas distinctas pela sua litteratura, redito e amor das bellas artes.

Poderá tambem a academia receber, com o titulo de academicos si merito, aquelles artistas nacionaes ou estrangeiros, que, mostrando esejo de se aggregarem a ella, lhe offerecerem alguma obra de sua inanção e execução, a qual será considerada com o quadro ou peça de execção, e como tal, propriedade da academia.

Tanto aquelles como estes, teem direito a ser convocados ás conrencias geraes, e ás sessões publicas, tendo voto nas deliberações acalemicas.

#### Alumnos:

Para a admissão de alumnos á frequencia dos estudos da academia lo condições necessarias:

- 4.º Ter, pelo menos, dez annos de edade.
- 2.º Sufficiente instrucção nas artes de ler, escrever e contar.
- 3.º Bons costumes, attestados pelo parocho, magistrado ou pesoa auctorisada da sua freguezia.

Poderá haver alumnos ordinarios e alumnos voluntarios. Os prileiros hão de frequentar as aulas quotidianamente; os segundos podeão deixar de ter tal frequencia e assiduidade.

Para a matricula nas aulas de pintura e esculptura é necessario ue o alumno se mostre habil no desenho, ou seja pelo estudo que houer feito na academia, ou seja pelo que houver feito em outra escola; las n'este ultimo caso deve sujeitar-se ás provas que a conferencia exirir da sua edoneidade.

Para a admissão á matricula na aula de architectura, com o inento de seguir a profissão de architecto, é necessaria certidão authenica de approvação nos estudos do 1.º anno mathematico.

Os alumnos das aulas academicas, em egualdade de circumstan-

erão preferidos na escolha para pensionarios do estado, para approprietarios, substitutos, etc.

s officiaes e aprendizes das artes fabris podem frequentar as la academia, com a condição unica de guardarem a conveniente ia. No interesse dos mesmos officiaes e aprendizes, e até de quasturiosos, quer a lei que a conferencia designe certos dias da se nos quaes, por espaço de duas horas, estejam abertas á noite a de desenho, e de architectura, a fim de as poderem frequentas a quem isso convier.

mittiremos as disposições do decreto na parte que respeita ás lo duração das aulas, ferias, e disciplina, por serem meramente rentares.

### remiare

averá todos os annos um concurso, em resultado do qual se se ao dois premios aos alumnos que mais se tiverem distinguida tirão estes premios em duas medalhas de prata.

fóra o concurso ordinario, haverá um concurso magno, de tres sannos, em resultado do qual se distribuirão seis premios am rentes que assim o merecerem; sendo 2 em pintura, 2 em es ra, e 2 em architectura, consistindo em seis medalhas de ouro, o valor de 50,5000 réis, e as outras tres do valor de 30,5000

odos podem entrar no concurso, menos os professores, subsi-

B. O decreto contém algumas disposições regulamentares acero do de realisar esta previdente e illustrada contemplação.

### xposição:

averá uma exposição triennal das obras das bellas artes, na qua cabimento: 1.º as que tiverem sido executadas na academia; 2.º alumnos da academia, que por ella houverem sido approvadas: de quaesquer pessoas que quizerem expor as suas composições ovação, ou censura do publico. A exposição durará por espaço de sezes.

### ensionarios do estado:

oderá a Academia Portuense escolher, por concurso, algum, al dos seus alumnos, para viajarem conjuntamente com os da Aca emia das Bellas Artes de Lisboa, debaixo da mesma direcção, segundo s instrucções geraes de que tratam os estatutos d'esta.

O decreto estabelece e regula tambem as conferencias ordinarias, s conferencias geraes, e as sessões publicas da academia.

As conferencias são os ajuntamentos dos membros da academia, ara tratarem do governo e negocios d'ella.

As conferencias ordinarias serão celebradas, em regra, no fim de ada mez, com quanto aliás possam effeituar-se extraordinariamente, nando o inspector o sub-inspector o julgarem conveniente, ou quando director geral proposer a necessidade da sua convocação. Assistem a llas o inspector geral e sub-inspector, o director geral, os professoes proprietarios e substitutos em exercicio, e o secretario. Pertencehes:

- 1.º Approvar, ou emendar (sendo necessario) a acta da sessão anecedente.
  - 2.º Examinar o estado administrativo da academia.
- 3.º Informar-se attentamente do progresso dos discipulos de cada anla.
- 4.º Deliberar sobre quaesquer ordens, avisos, ou representações que tiverem vindo á academia, para se responder a cada uma convenientemente.
- 5.º Tomar lembrança de todas as resoluções da conferencia, segundo as quaes se hão de formalisar os officios, propostas, e correspondencias da academia.
- 6.º Ordenar os regulamentos das aulas; os programmas para os concursos dos professores; os programmas para os concursos dos premios, etc.

As conferencias geraes serão celebradas, em regra, no fim de agosto de cada anno; mas poderão ser convocadas extraordinariamente, do mesmo modo que as ordinarias. Assistem a ellas todos os que assistem as ordinarias, e além d'estes os academicos honorarios, e os academicos de merito. Pertence-lhes:

- 1.º Admittir os academicos honorarios, e os academicos de merito.
  - 2.º Graduar o merecimento dos concorrentes aos premios.
  - 3.º Graduar o merecimento dos candidatos ás cadeiras academicas.
- 4.º Resolver quaes hão de ser os propostos para pensionarios do estado.

As sessões publicas tem por especial objecto a distribuição solemne dos premios aos que houverem sido preferidos na conferencia; repe-

tem-se de tres em tres annos; tomam parte n'ellas todas as classes da sodemia; é permittida a concorrencia geral do publico ás mesmas; e se sempre abertas por um discurso do presidente, ou de alguns des sodemicos. O decreto regula os demais tramites d'estes actos solems.

O decreto regula, finalmente, os ordenados, jubilações, e presptivas dos professores. Ommittiremos, porém, as respectivas disposiçõe, por quanto mais tarde providenciaram as leis de outro modo a talespeito.

Por decreto de 3 de desembro foram nomeados para a Academa Portuense de Bellas Artes os empregados e professores respectivos. Os nomes e collocações d'elles constam de uma relação que acompanha mesmo decreto, publicada na Collecção Official da Legislação do amo é HRIG.

### 1837

Pelo decreto de 13 de janeiro ampliou o governe o artigo 27.º decreto de 25 de outubro, e o artigo 13.º do decreto de 22 de novabro de 1836, para que as duas Academias das Bellas Artes de Lisa e Porto tivessem a faculdade de escolher até 50 individuos, pelo de thodo, e com as qualidades exigidas nos respectivos regulamentos, a fim de serem propostos ao governo para academicos honorarios, e se lhes expedir o competente título pela academia, que os propozer, se proposta merecer a real approvação.

Vê-se do preambulo do decreto, como já observámos a proposito da Academia das Bellas Artes de Lisboa, que esta ultima representa ser mui diminuto o numero dos academicos honorarios, marcado mo estatutos; parecendo aliás mui conveniente conceder aquella honosi distincção a mais alguns varões, que por sua litteratura, e relevante possam illustrar um estabelecimento de tão reconhecida de la conveniente possam illustrar um estabelecimento de tão reconhecida de la conveniente.

ortaria de 9 de fevereiro, aceitou o governo, agradeces e los trico que á academia fizera Joaquim Rodrigues Braga, lati historica, de anatomia e perspectiva. Consistia o donativo el des collecções de estudos feitos pelo offerente nas Auls é erspectiva da Academia de S. Lucas em Roma, e bem assi estudos sobre perspectiva linear, e anatomia pictorica.

Em portaria de 17 de maio declarou o governo ao administrador nal do districto do Porto, que lhe competia authenticar as folhas dos renados dos professores e mais empregados da Academia Portuense de ellas Artes, depois de fiscalisar se alguma despeza se abonava em conavenção da lei, e de exigir a apresentação dos diplomas, pelos quaes empregos foram conferidos; por quanto, sem a posse e juramento io ha vencimento abonavel, e a posse não póde dar-se sem que se ihiba o juramento.

Em officio de 18 de julho participava ao governo o director inteno da academia, que se effeituara a abertura das aulas de pintura istorica, anatomia pictorica, perspectiva linear e optica. Veja a porria de 21 de julho de 1837.

O fiel e guardas da academia pediram ser abonados de seus restotivos vencimentos desde a data dos seus diplomas de nomeação.

O governo, pela portaria de 29 de maio estabeleceu o seguinte, e mui justificado principio: «Os ordenados de quaesquer empregados são voidos unicamente pela posse e exercício d'elles.»

Pela portaria de 20 de outubre foi exigido pelo governo ás Acaemias de Bellas Artes de Lisboa e Porto um projecto de regulamento, e qual fossem definidas directamente as obrigações e trabalhos dos arstas, segundo as diversas aulas a que estivessem aggregados; as muls correspondentes á gravidade das faltas, ou fosse no cumprimento os seus respectivos deveres, ou na infraçção da policia academica; e em assim as habilitações dos candidatos que pretendessem o proviento de semelhantes logares, com quaesquer outras medidas regulalentares que parecessem uteis ao progresso e melhoramento das bellas rtes.

Em portaría de 25 de outubro ordenou o governo, que duas au-18 da Academia Portuense de Bellas Artes fossem provisoriamente col-0cadas na Academia Polytechnica, e que no edificio do Museu se esta-10lecesse outra aula da mesma academia além d'aquella que ali estava à acommodada; devendo começar logo o exercicio de umas e outras.

Mencionaremes a portaria de 18 de novembro, em verdade, muito nteressante pelas curiosas noticias que nos dá.

Diz ella, que tendo sido enviados ao administrador geral do districto do Porto o aviso de credito incerto, e as ordens de auctorisação e delegação para pagamento das obras do Museu e Bibliotheca Portona até 300,000 réis por mez, se recommendava ao mesmo magistrale: maior economia e fiscalisação.

Outro sim se recommendava ao mesmo magistrado que mandasse pagar a somma de 238,6725 réis, despendida com a collocação, no Neseu, do chapeu e oculo de sua magestade imperial o duque de Ragança.

### 1839

Mencionaremos a carta de lei de 30 de julho, pela referencia qua tem à Academia Portuense de Bellas Artes.

No artigo 1.º concede á camara municipal do Porto a propriedad da cerca do extincto convento de Santo Antonio da mesma cidade, el parte do referido convento que sobejasse, depois de n'elle se fazara as casas necessarias para o estabelecimento da Bibliotheca Publica, a Museu Portuense de Estampas e Pinturas, e da Academia de Bellas à tes; doando tambem à camara a pedra e parede da egreja do mesmextincto convento. No artigo 2.º impoz a lei á camara a obrigação a mandar concluir, no praso de um anno, as obras começadas, e a las as que fossem necessarias para o estabelecimento da Bibliotheca, Musa e Academia das Bellas Artes. E, finalmente, no artigo 4.º ordenani camara, que, de accordo com o conselho da Academia das Bellas Artes. Pinturas possa servir não só para uso do publico, mas tambem paro dos professores e alumnos que frequentarem a Academia de Belsa Artes.

### 1841

Entrou em duvida se pertenciam á academia, ou aos professora as obras da sua propria invenção, que estes, para cumprimento dos repectivos estatutos, apresentam em cada triennio.

O governo, pela portaria de 26 de fevereiro, resolveu que, não de clarando o artigo 11.º do decreto de 22 de novembro de 1836, nem a artigo 24.º do de 25 de outubro do mesmo anno, relativo á Academa de Bellas Artes de Lisboa, que as obras, de que se trata, serão restinidas aos professores, se entende que na apresentarão está comprehendida a cessão d'ellas a favor da academia, onde devem ser consarvadas, como prova do desempenho da obrigação imposta.

### 1842

Pelo decreto de 1 de dezembro foi determinado que a Academia rtuense de Bellas Artes fosse composta de um director, de quatro ofessores, quatro substitutos, um secretario, um fiel e amanuense, is guardas e um porteiro; que se conservasse a verba de 60,000 réis ra os dois premios annuaes; que a verba das despezas do material se reduzida a 500,000 réis; devendo ser considerado fóra do quao o artista aggregado que existia, mas continuando a ser abonado com vencimento que então tinha; com a declaração, porém, de que nem juelle logar, nem outro algum de artista aggregado seria mais provido.

O governo declarava formalmente, que era movido a fazer esta reacção pela reconhecida necessidade de diminuir as despezas do estado.

### 1844

O decreto de 20 de setembro determinou, no artigo 91.º, que as sciplinas e objectos de ensino das Academias de Bellas Artes de Lisba e Porto continuassem a ser os que então estavam estabelecidos.

No que, em especial, se refere á Academia Portuense, determinava de o ensino de desenho historico, e o de anatomia, perspectiva e optica, esse incumbido ao substituto de desenho historico, e ao lente de pinera historica da mesma academia; ficando supprimidas as gratificações de até então se despendiam com aquelle ensino.

Nas escolas (Lisboa e Porto) a leitura das aulas, e todos os traba-108 academicos seriam feitos com os professores, e mais funccionarios, esignados pela ultima legislação em vigor.

NB. No que toca á suppressão das gratificações, cumpre observar ue a disposição do mencionado decreto de 20 de setembro de 1844 é eproduzida do de 27 de agosto do mesmo anno, o qual, no artigo 2.°, ispunha o seguinte:

«O ensino do desenho historico, e o de anatomia, perspectiva e ptica, na Academia das Bellas Artes, a cargo do lente de pintura hisorica, e do lente de gravura, será d'ora em diante encarregado ao ubstituto de desenho historico da mesma academia; ficando supprinidas as mesmas gratificações, que, pelo dito ensino estavão concedidas los mencionados lentes.»

Algum tanto diversifica esta disposição d'aquella; no entanto, é interamente semelhante a disposição relativa á suppressão das gratificições, inspirada ao governo, segundo elle proprio declara no preamble, pela urgente necessidade de diminuir as despezas do estado, quanto per compatível com o bem do serviço publico.

Para cabal esclarecimento d'este assumpto devo trancrever o co-

siderando relativo à especie sujeita:

«Considerando, que o professor subtitute de desenhe historico à Academia Portuense das Bellas Artes, póde, mediante seu actual oris nado, fazer o serviço que, pela lei do orçamento de 34 de julho à 1839, fôra encarregado ao professor de pintura historica, e ao professor de gravura da mesma Academia, com a gratificação de 200400 réis a cada um d'elies.»

O mesmo decreto (20 de setembro de 1844) estabeleceu principios geraes, que teem applicação á academia de que estamos tratando.

1.º Considerou como disposições regulamentares as materias e ne thodos de ensino; as babilitações para o magisterio, e para as matricalas nos differentes cursos de estudos; a disciplina e policia dos estab-

lecimentos e escolas de educação e instrucção publica.

- 2.º Estabeleceu o principio do concurso e das provas publicas pro provimento dos logares do magisterio publico, na conformidade de regulamentos e dos programmas annunciados pela folha do governo; sendo graduada a proposta de todos os oppositores, com expressa de claração das qualificações sobre o seu merecimento absoluto e relativo, e bem assim com a dos motivos de preferencia que houver entre ellas: e recaindo a nomeação regia nos que forem mais benemeritos e provitosos ao ensino. (Artigo 166.º)
- 3.º Determinou que os compendios sejam propostos pelos professores, e approvados pelos conselhos das respectivas escolas. A impressão póde correr por conta do estado; ficando a propriedade aos amo ctores, mediante certas clausulas.
- 4.º Conferiu ao governo a auctorisação nocessaria para collector escolas e estabelecimentos scientíficos nos edificios nacionaes mais aprepriados, ou a construir de novo os indispensaveis para o mesmo destino.

Bem assim auctorisou o governo para mandar imprimir os jonas necessarios para promover o progresso e aperfeiçoamento do ensino, de lettras e sciencias, e de todos os conhecimentos uteis as artes, e a quas quer generos de industria.

- 5. Declarou que as obrigações dos professores, a economía do serço, e as regras da disciplina e policia de cada escola, e de cada estaelecimento litterario on scientífico, serão definidas por meio de regumentos especiaes.
- 6.º Isentou todos os lentes e professores de qualquer encargo ou rviço pessoal. (Artigo 474.º)
- 7.º Incumbiu ao governo a fixação da ordem de jerarchia civil, que ssa caber 'aos lentes e professores, regulando tambem a distruibuio das recompensas honorificas, que lhes devam pertencer pelos sersos importantes feitos ao estado.
- 8.º Regulou as jubilações, aposentações, e augmentos de ordenado se professores de instrucção superior, dos demais professores, e de tose os empregados dos estabelecimentos litterarios e scientíficos.

Vejamos as regras geraes:

Os professores de instrucção superior, que tiverem mais de trints mos de bom e effectivo serviço no exercicio do magisterio, serão jubidos com o ordenado por inteiro, se requererem a jubilação. Se desis da jubilação quizerem continuar na regencia das cadeiras, verifimão-se que estão em circumstancias de bem servir, vencerão mais um rço do ordenado.

Os professores que se impossibilitarem de servir por enfermidade ave e incuravel, se tiverem vinte annos de bom e effectivo serviço, rão aposentades com dois terços do ordenado; se tiverem sómente es annos de serviço, vencerão um terço do ordenado; e tendo mais dez, ficarão com um augmento proporcional ao numero de annos de tiverem além dos dez.

Quando o aposentado, por enfermidade, que se reputar grave e inravel, provar que se acha restabelecido, e em estade de continuar no rviço do magisterio, entrará na primeira vagatura.

Se o impedimento for prolongado, mas temporario, vencerão os rofessores meio ordenado.

Isto, pelo que pertence aos professores de instrucção superior; no ne respeita, porém, aos outros professores de ensino publico, e bem sim a todos os empregados dos estabelecimentos litterarios e scienticos a quem por lei competir a jubilação ou aposentação, que tiverem essenta annos de edade, e as demais condições que deixamos apontadas, cam com direito à jubilação marcada para os professores de instrucção uperior; e no que toca à aposentação e vencimentos no caso de impelimento perpetuo, e no caso de impedimento temporario, ficam com os nesmos direitos que os mencionados professores de instrucção superior.

Os funccionarios de instrucção publica, que por qualquer moim augmento de ordenado, só poderão haver jubilação, ou aposação com o ordenado maior, se tiverem completado dez anam ke co depois do sobredito augmento.

Veja os artigos 173.º a 177.º do mencionado decreto de 20 de » ro de 1844.

Femos apontado o que é relativo a jubilações, aposentações, e to de ordenado; vamos agora apontar o que é relativo a demissia nsabilidade e penas disciplinares.

Não podem ser demittidos os professores de instrucção supera preceder consulta affirmativa do conselho de estado; nem terio no a demissão dos professores de instrucção primaria e secundara previamente ser ouvido o conselho superior de instrucção publa. Os agentes da inspecção geral e especial dos estudos, os professe e ensino publico, e todos os empregados dos estabelecimentos de escientíficos, são sujeitos á responsabilidade e penas discipli

- Pelos abusos no exercicio das suas funcções.
- 2.º Pelos actos offensivos, assim da moral e bons costumes, ou dem e tranquilidade publica.
- 3.º Pelos factos contra as regras da disciplina e subordinação p™ s nos estatutos e regulamentos.

ls penas disciplinares são: 1.º as advertencias; 2.º a censura; 1 rehensão particular, ou em congregação; 4.º as multas; 5.º a são o com a perda total ou parcial dos vencimentos; 6.º a demissão la applicação das penas será graduada pela gravidade dos botas ter cabimento a suspensão com perda de vencimento, cumpre que mposta pelo Conselho Superior de Instrucção Publica, ou por ele mada, precedendo audiencia dos interessados. A demissão são e applicada quando os professores derem grande escandalo a mor por suas doutrinas, ou por seu mau procedimento moral ou con

) referido decreto de 20 de setembro de 1844 fez extensivas a la escolas, e estabelecimentos litterarios e scientíficos, na park por applicavel, as disposições disciplinares, e de policia, que a no de algumas escolas e estabelecimentos em particular estão ordo pelo mesmo decreto.

i, finalmente, determina, que os professores substitutos, pelo 50° rdinario que fizerem, em logar dos professores proprietarios, 72° sómente os ordenados da sua classe. Se o serviço d'elles escelo

meio anno lectivo, ser-lhes-ha dada uma gratificação proporcionada ao rescimo do trabalho.

### 1845

Em outubro d'este anno celebrou a academia a sessão publica anial, e distribuiu diplomas de merito a diversos alumnos que se tinham stinguido.

Seguiu-se a sessão triennal, que esteve muito mais numerosa do que antecedente.

### 1847-1848

N'este anno lectivo teve a Academia Portuense das Bellas Artes 59 alumnos.

### 1848-1849

N'este anno lectivo teve a Academia Portuense das Bellas Artes 109 lumnos; sendo 60 ordinarios e 49 voluntarios.

### 1849-1850

N'este anno lectivo teve a Academia Portuense das Bellas Artes 0 alumnos.

### 1850-1851

Foi frequentada a referida academia por 103 alumnos.

### 1850

A carta de lei de 25 de julho declarou que o artigo 166.º do dereto de 20 de setembro de 1844 (que ha pouco extractámos), estabeecendo o concurso para o provimento dos logares do magisterio pudico, e de quaesquer outros estabelecimentos litterarios ou scientificos ora da Universidade de Coimbra, comprehende não só os logares da ultima categoria, nos quadros das escolas ou estabelecimentos, mas tambem os logares da classe, ou classes superiores dos mesmos quadros, ficando todos sujeitos ao concurso.

D'esta regra geral exceptua-se o provimento dos logares vagos, que vagarem, para que tenham legitimo accesso, por antiguidade, o empregados actuaes, na conformidade das leis, que não foram especa ou expressamente derrogadas pelo mesmo decreto de 20 de setembro de 4845.

Esta excepção é extensiva aos substitutos ordinarios actuaes d Universidade.

Mas estas excepções cessam; 1.º quando já não houver empreza dos actuaes com legitimo accesso ás substituições, ou cadeiras vaça ou que vagarem; 2.º quando, apesar de os haver, o governo, comjusta causa de manifesta conveniencia do serviço publico, verificada com as solemnidades prescriptas no artigo 179 do mesmo decreto de 20 de setembro de 1844, decretar que não tem cabimento a promoção por antiguidade, e deve proceder-se ao concurso, ou proposta graduada.

No concurso ha provas publicas. Para os que não ficam tendo ke gitimo accesso, e são sujeitos ao concurso, são provas publicas os em mes que serviram de fundamento aos seus empregos, e os serviços de vidamente qualificados que elles ali houverem prestado. Para os oppositores externos, são indispensaveis exames publicos oraes, e por terripto, na conformidade dos respectivos programmas.

#### 1851

Para a execução da carta de lei de 25 de julho de 1850 decretos o governo um regulamento, datado de 25 de junho de 1851, ácerca de provimento dos logares de instrucção publica, e bem assim ácerca de regras para occorrer á interrupção do serviço do magisterio na vaptura de cadeiras, ou no impedimento dos respectivos empregados.

N'este regulamento são desenvolvidos os principios geraes da le gislação que fica exposta.

N'este anno mandou a Academia Portuense das Bellas Artes gravar e cunhar uma medalha, da qual se deviam tirar os exemplares se cessarios para premiar os alumnos:

Maria II. Portugaliæ Regina Hujusque Academiæ Institutris-Busto da rainha, e no exergo o nome do gravador.—Gerard.—F. Rev.—Reddere convenientia cuique.—Figura de Minerva premiando Genio<sup>4</sup>.

## 1852-1853

Com referencia a este anno lectivo disse o governo ao parlamento, e nas aulas d'esta escola academica foi o ensino professado com relaridade da parte dos professores, e aproveitamento da parte dos mos.

Depois de mencionar a auctorisação concedida pela lei de 23 de ril de 1850 para a compra, em Roma e Paris, de modelos em gesso, estatuas e bustos antigos para os exercicios escolares da Academia Bellas Artes de Lisboa, accrescentava o governo:

«Para occorrer á falta, que tambem ha de exemplares semelhantes Academia Portuense das Bellas Artes, apresentára o governo de S. ás côrtes, na sessão legislativa de 1852, uma proposta de lei; mas do esta caducado pela subsequente dissolução da camara electiva, a duvida o governo renovar agora, como effectivamente por este modo nova, a iniciativa da mesma proposta.»

O governo promettia levar os estabelecimentos academicos de belartes ao estado em que podessem cabalmente satisfazer aos fins da 1 proveitosa instituição.

No referido anno lectivo ensinaram-se na Academia Portuense das llas Artes as seguintes disciplinas: desenho historico; pintura historia; perspectiva e optica; anatomia pictorea; esculptura; architectura il; gravura historica.

Havia quatro professores proprietarios, e quatro substitutos.

Frequentaram as aulas cento e quatorze alumnos ordinarios, e ze voluntarios<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Memoria das medalhas e condecorações portuguezas, citada.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Relatorio do ministerio dos negocios do reino apresentado as camaras lelativas em 30 de junho de 1854.

## ACADEMIA REAL DE PORTIFICAÇÃO, ARTILHERIA E DESENHO

### 1834-1835

De um artigo que appareceu na folha official, no anno de 18 em resposta a uma carta que fora publicada no Nacional, vê-se que compendios adoptados na academia, e o systema de ensino, forans 1834 os mesmos que haviam sido adoptados na época da crea d'aquelle estabelecimento.

A congregação academica representára por diversas vezes si este inconveniente, mas sempre debalde, porque os governos, ou vam respostas evasivas, ou invocavam impossibilidades que não si tiam, ou adiavam o remedio para quando se realisassem planos e formas que diziam trazer entre mãos.

Effeituou-se a mudança politica de governação em 1834, e de logo a congregação sollicitou providencias; succedendo que, d'esta a baixassem as providencias sollicitadas. Foram introduzidos nova a ctores, que estavam mais em dia com a sciencia; foram ampliadas doutrinas de outros, que não foi possível, ou não se julgou converse substituir desde logo; foi alterada, em pontos importantes, a ordená trabalhos escolares; e, finalmente, os estudos adquiriram um certo a envolvimento, resultante do maior estimulo que tiveram os professor e da melhor e mais bem sustentada applicação dos alumnos.

Uma das alterações que se reputou indispensavel, e que de si se realisou, foi a de separar materias distinctas e diversas, que na se demia se ensinavam simultanea e promiscuamente; no que lucrou e sino, ao mesmo passo que a sciencia.

Dando-se a devida importancia ao estudo do desenho, assentadem que era indispensavel estabelecer um director para os alumnos acada aula theorica, a fim de se conseguir um hom resultado no essa respectivo, que necessariamente devia variar segundo as materias son tificas de cada anno.

O curso total da academia raras vezes era menor de oitenta anos, e não poucas excedeu o de cento e trinta.

Estavam em 1834 vagos tres logares de lentes, e julgava-se e cessario augmentar o corpo effectivo do magisterio com cinco infra duos. Para se obter este resultado offereciam-se dois arbitrios: 1.12 zer a proposta dos logares vagos, e pedir dois commissionados; 21

usitar cinco commissionados para interinamente coadjuvarem o seracademico. A academia preferiu o 2.º arbitrio, e propoz cinco mos, que a outros predicados reuniam a circumstancia de se ham distinguido nas respectivas aulas.

Cumpre notar que os lentes da academia tinham sido auctorisapor disposição governativa de 16 de fevereiro de 1825, a propo-, quando necessario fosse, officiaes engenheiros, ou artilheiros, para ncherem as funcções de lentes em exames.

### 1836

Constando ao governo que na Academia de Fortificação, Artilheria esenho se podiam effeituar grandes economias, sem prejudicar os regados d'aquelle estabelecimento, nem os fins a que era destina-ordenou, em portaria de 47 de setembro, que a congregação dos es proposesse, sem perda de tempo, um plano de reforma n'aquelle ido.

Pela portaria de 27 de dezembro foi determinado que a Academia Fortificação, Artilheria e Desenho, passasse provisoriamente para o legio Real de Nobres; e que as salas para a collocação d'ella fossem gnadas pelo reitor do indicado collegio, de accordo com o sub-seario da guerra, Francisco Pedro Celestino Soares, e com o vice-or da Universidade de Coimbra, o doutor José Alexandre de Cam-

## 1837

Estamos chegados ao anno em que deixou de existir o estabelecinto scientífico de que tratamos.

O decreto de 12 de janeiro estabeleceu a *Escola do Exercito*, a il substituiu a Academia de Fortificação, Artilheria e Desenho.

Eis-aqui a disposição do referido decreto, no artigo 1.º:

«A Academia de Fortificação, Artilheria, e Desenho, sendo o eselecimento destinado para os estudos de applicação militar, de que

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Veja: Resposta á carta, relativa á Academia de Fortificação, Artilheria e senho, inserida no num. 249 do Nacional. Diario do Governo, num. 230, de de setembro de 1835.

sitam os officiaes das differentes armas do exercito, denomirada diaqui em diante «Escola do Exercito» e terá por seu inspetar retario de estado dos negocios da guerra.»

Veia: Escola do Exercito.

luizo critico ácerca da Academia de Fortificação, apresentado pi no em 1837, por occasião de crear a Escola do Exercito:

Academia de Fortificação, Artilheria e Desenho, carecia, del tempo de uma reforma radical, por varias vezes, e em differente se requerida pelos lentes e alumnos, e exigida pelas mais urgento de serviço do exercito. Os cursos dos estudos que offerento dos incompletos, e alguns demasiadamente longos: o meto sino pouco proprio para se tirar do estudo a maior vantaga da menos para bem aproveitar o tempo; finalmente, a fórma de se, e o systema das votações, não habilitavam convenientemento decidir da sorte dos examinados.

Esta instituição devia ser denominada *Escola do Exercito*, para nir assim mais propriamente o fim para que fôra creada.

Visto que não mais havemos de fallar da Academia Real de Futo, Artilheria e Desenho (creada em Lisboa pela carta de la la janeiro de 1790), cumpre-nos indicar aos leitores os logares desobra, onde temos dado noticias a réspeito de tal estabelecimentos seguintes:

De 1790 a 1792, no tomo u, pag. 27 a 32.

De 1792 a 1826, no mesmo tomo, pag. 369 a 374.

De 1826 a 1827, no tomo v, pag. 218 a 220.

Nada tivemos que apontar, a respeito d'esta academia, no periole 128 a 1834.

## MANDEGAS, COM RELAÇÃO A LIVROS, ESTAMPAS, MAPPAS, MUSICA E OBJECTOS DE MUSEU

Abrimos este capitulo, por nos parecer conveniente estadar 1º ia, salutar ou nociva, que os direitos fiscaes podem ter nos sir das lettras, das sciencias e das artes, no que toca á importação dos objectos mencionados na inscripção d'este mesionados.

Os apontamentos que vamos offerecer á consideração dos lestore

apenas um ponto de partida, ou um termo de lembrança para ulores investigações e attenta ponderação.

A carta de lei de 29 de abril de 1843 contém as seguintes disições:

- Artigo 4.º—Os livros publicados em paizes estrangeiros em linportugueza por auctores ou traductores portuguezes residentes fóra Portugal, são admittidos livres de direitos.
- «§ unico.—São tambem livres de direitos as obras ineditas enconlas e publicadas em paizes estrangeiros.
- «Art. 2.º—Os livros reimpressos em paizes estrangeiros que orialmente fossem publicados em Portugal em lingua portugueza, só sados vinte annos contados da sua impressão, e ultima reimpressão, ão admittidos, pagando por arroba mil duzentos e oitenta réis.
- «§ unico.—Exceptuam-se as reimpressões mandadas fazer pelos prios auctores das obras, sendo portuguezes residentes fora de Porsal, cuja admissão será regulada pela disposição do artigo primeiro.
- «Art. 3.º—Os introductores das obras mencionadas nos artigos anedentes ficam obrigados a entregar nas repartições marcadas na lei pressiva dos abusos da liberdade da imprensa, os exemplares que a sma lei determina para os livros impressos em Portugal.
- «Art. 4.º—A classe numero doze da pauta geral das alfandegas a por este modo alterada no artigo—Livros.»
- NB. A pauta geral das alfandegas approvada pela carta de lei de de março de 1841 sujeitava os livros impressos em paizes estraniros, quando importados nas alfandegas em que regia a indicada pauta, pagamento do direito de 2,5560 réis por cada arroba, marcado na bredita classe 12.º da mesma pauta.

Nos termos das instrucções de 3 de novembro de 1842, reputam-se ras não impressas em paiz estrangeiro, mas sim impressas sobre edies portuguezas, e por tanto sujeitas ao direito de 20,000 réis por roba, marcado na sobredita classe 12.º as seguintes:

- 1.º As obras que sendo comparadas com as edições portuguezas, observar que contém suppressões de notas, commentarios, ou logas do texto.
  - 2.º Aquellas que tiverem sido impressas em collecções ou jornaes.
  - 3.º Aquellas que tiverem formato diverso.
- 4.º Aquellas que contiverem addições de notas, ou commentarios, m alteração essencial no texto.
  - O chefe da alfandega onde existisse a partida de livros que se pre-

endesse despachar, deveria remetter um exemplar de cada um is bras ao bibliothecario mór, quando este os exigisse officialmente, su vista d'elles poder passar a certidão que lhe fosse pedida; e o mesa xemplar reverteria à alfandega logo depois de ter sido examinado.

Estas instrucções foram communicadas ao bibliothecario mor a libliotheca de Lisboa, e ao da Bibliotheca do Porto.

## 1848

O duque de Palmella pediu despacho de uma meza completa posaico.

Por essa occasião deciarou o governo que, sendo omissas na pass obras de bellas artes não importadas como objectos de commen ue pela sua riqueza, trabalho, e raridade, só podem servir para o cedes uteis para o estudo dos artistas nacionaes, deveriam ser alm das a despacho com o direito de um por cento de entrada, e um que e saída, visto que a sua admissão, longe de prejudicar, antes favos industria do paiz.

Foi ordenado á commissão permanente das pautas que fizest dicionar oportunamente na classe 25.º, adiante do artigo—object disseu—o seguinte dizer: objectos para collecção, peças grandes de vico, montadas ou desmontadas, marmores, bronzes, e estatuas das; vasos de Etruria, e outras obras semelhantes não importadas prommercio, por entrada um por cento, e por saida um quarte por um Veja a portaria de 4 de dezembro de 1848)

### 1851

A portaria de 3 de abril declarou, que na classe 12.ª da pantiral, artigo livros, dizer generico—encadernados ou brochados em caria ergaminho, couros, ou outra qualquer materia, arroba por entra nil duzentos e oitenta réis—se comprehendiam oito livros encaderos, que os verificadores consideraram omissos na pauta, por tera uarnições, uns de madre-perola, outros de marfim, e todos com a atos de prata.

### 1853

O decreto de 19 de setembro contém as seguintes, e mui justifis, disposições:

«Artigo 1.º—As obras, e publicações periodicas, scientificas em arias, que forem reeimportadas por não haverem sido vendidas nes ados estrangeiros para onde tiverem saido, serão despachadas nas idegas como não havendo perdido a nacionalidade.

«Art. 2.º—Para que tenha logar o disposto no artigo antecedente, rão os despachantes das obras, e publicações periodicas, mostrar ilfandega, por attestado da Bibliotheca Publica, que ellas foram imsas no paiz; e outrosim, quando se effeituara a sua exportação.»

Cumpre notar que o governo pretendeu, ao tomar as providencias deíxamos registadas, animar as emprezas litterarias que promovem ropagação dos conhecimentos uteis ou agradaveis; entendendo que vinha facilitar a exportação das obras e publicações portuguezas para os os mercados do mundo, e com especialidade para os do vasto perio do Brasil.

O artigo 14.º dos preliminares da pauta geral das alfandegas, de 11, tinha por fim precaver a industria nacional da concorrencia de readorias estrangeiras, abusivamente introduzidas como portuguezas mportadas, attenta a maior ou menor difficuldade de se averiguar rerdadeira origem de generos communs ás industrias de differentes izes.

Ora, se aquella disposição fosse applicada ás obras e publicações riodicas, scientificas ou litterarias, viria a succeder que as respectis emprezas haviam de restringir as suas exportações, pela grande inreza do consumo, e pelo receio de perderem os impressos que não ressem extracção, ou de pagarem direitos de entrada pelos reimportas. Por outro lado, a precaução era desnecessaria para evitar a introucção fraudulenta de semelhantes obras e publicações periodicas, imressas em paizes estrangeiros, por ser facil conhecer a origem de taes roducções.

Ainda mais; não é justo que as obras, e publicações periodicas imressas no reino fiquem, quando reimportadas, em circumstancias mais lessavoraveis do que os livros portuguezes, na sua importação, mandalos imprimir em paizes estrangeiros por auctores portuguezes n'elles residentes. Devemos observar que as ponderações apresentadas não são the da nossa phantasia, mas sim desentranhadas dos considerandos que precedem o decreto de 19 de setembro de 1853.

Unicamente para apontar maior numero de exemplos na especial dade do assumpto d'este capitulo, mencionaremos algumas disposça fiscaes decretadas no anno de 1861.

Na classe 46.ª—Papel e suas applicações—encontro as segumindicações:

| Impressos avulsos                                                  | 41 | 100 réis    |
|--------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| Musica impressa, lithographada, e manuscripta                      |    | <b>30</b> • |
| Estampas                                                           | 3  | 50 »        |
| Mappas geographicos                                                | -  | livres      |
| em lingua estrangeira—em papel ou                                  |    |             |
| brochados em papel                                                 | -  | ,           |
| em lingua portugueza, quando seus                                  |    |             |
| auctores residam em paiz estran-                                   |    |             |
| geiroem papel on brochados em                                      |    | _           |
| papel                                                              | -  | •           |
| em lingua portugueza, quando seus                                  | ak | 400 -66     |
| 1                                                                  | 1- | 100 réis    |
| reimpressos fora de Portugal, sobre                                |    |             |
| edições portuguezas e na lingua<br>portugueza, só podem ser admit- |    |             |
| tidos vinte annos depois da sua ul-                                |    |             |
| tima edição, pagando                                               |    | 400 »       |
| em branco                                                          |    | 450         |
| encadernados                                                       |    | 80          |
|                                                                    | -  |             |

NB. No dizer — brancos — comprehendem-se os brochados e a = cadernados.

Na classe 19.\* (manufacturas de materias diversas) encontro, si o num. 165, o seguinte dizer:

Objectos de qualquer especie para museu, exemplares para cilio como de todas as obras d'arte não classificadas — livres i.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voja — Pauta geral das alfandegas do continente de Portugal e ilha ofe centet. Nova edição official contendo as alterações decretadas pela carta de la 4 de fevereiro de 1861. Lisboa, Imprensa Nacional. 1862.

Pelo decreto de 23 de julho de 1861 foi determinado que na restiva classe da pauta geral das alfandegas, se inserisse o seguinte en :

«Grammaticas de musica em portuguez impressas em paiz estrano por seus auctores residentes em Portugal, um kilogramma cem

O decreto de 12 de dezembro do mesmo anno, julgando convete dar uma intelligencia generica à resolução adoptada pelo decreto 23 de julho antecedente, mandou inserir na pauta o seguinte dizer:

«Livros em lingua portugueza quando seus auctores residam em tugal, um kilogramma cem réis.»

De novo observamos que apenas apontámos alguns exemplos, em assumpto que demanda mais desenvolvido exame; contentando-nos agora com fazer sentir que interessa muito o estudo reflectido d'esta pecialidade.

### ARCHIVO (REAL) DA TORRE DO TOMBO

### 1834

O decreto de 10 de novembro suscitou a pontual e fiel observan-1 dos alvarás de 28 de agosto de 1714, de 1 de agosto de 1777, e 1833 sobre o registo, no praso legal, dos 1833 plomas de mercés honorificas, ou lucrativas.

Eis-aqui algumas disposições do referido decreto:

- «2.º Que todas as cartas, alvarás, patentes, exceptuadas sómente patentes dos postos militares do reino, sejam por essas auctoridades vidos, e considerados de nenhum effeito, sem validade, e incapazes execução, logo que lhes falte alguma das verbas do registo, que elles deve ficar no Archivo da Torre do Tombo, na fórma dos alvais e decretos mencionados.
- «3.º Que ao mesmo archivo remettam desde já os officiaes maiores as differentes secretarias de estado relações de todas as graças e merès honorificas, ou lucrativas, que tiverem sido feitas pelas respectivas ecretarias desde o estabelecimento da regencia na Ilha Terceiro até o resente; e bem assim continuem a remetel-as mensalmente de todas s graças de qualquer classe, ou importancia que sejam, que d'ora em liante sa concederem.

.º Das differentes secretarias de estado subirão á minha preformalisadas pelos respectivos officiaes maiores, relações mentodos os agraciados, que no prefixo espaço de quatro mens, se da data da mercê, não tiverem sollicitado na competente se, e feito registar na Torre do Tombo o seu diploma, a fim de onsideradas nullas, e de nenhum effeito quaesquer graças, o que tiverem obtido; umas e outras relações serão formalisadas dos livros do registo, á margem dos quaes se lançará compente verba, que declare a data da carta, alvará, provisão, o rediploma, que se tiver expedido, ou expedir em consequenca sé, ou que esta não teve effeito por haver o agraciado faltado a peia da lei nos quatro mezes por ella marcados.

.º Não se passarão no Archivo da Torre do Tombo certidos is a quaesquer pessoas que as requeiram, de mercê alguma es mes, uma vez que essas pessoas se achem por qualquer form

hendidas nas relações acima ordenadas.»

## 1836

o decreto de 16 de junho foram preenchidos os logares d'est segundo o regulamento de 30 de abril de 1823.

lecreto de 34 de agosto, no artigo f.º, manda registar no de a Torre do Tombo as cartas ou diplomas de titulos, honras é a, tratamentos, officios da casa real, empregos ou officios pe e qualquer natureza; devendo o registo ser feito dentro de que es improrogaveis, contados da data da mercê.

- a portaria de 5 de outubro foi ordenado o estabelecimento de biotheca especial do Archivo da Torre do Tombo.
- i. Opportunamente havemos de fallar da bibliotheca especial à da Torre do Tombo.

portaria de 14 de outubro deu uma providencia importante.

mando o governo em consideração a urgente necessidade de se

) anne lectivo de 1836 a 1837 a aula de diplomatica, que se

hada havia mais de cinco annos, com gravissimo prejuizo po
dos individuos que na conformidade do alvará de 21 de fere

) 1701, não podem ser providos em certos empregos publicos

habilitações d'aquelle estudo: ordenou que o official maior do

nesme archivo, sob a inspecção do guarda mór, lesse um curso de dilomatica, nos termos do citado alvará, sem que d'ahi resultasse prenizo ou atrazamento ao serviço ordinario do real archivo; vencendo o ndicado official maior, José Manuel Severo Aureliano Basto, pelo tranalho da lição, em quanto bem servisse, a gratificação annual de duentos mil réis em logar dos quatro centos mil réis concedidos aos proessores da cadeira de diplomatica, paga aos quarteis pela folha competente.

Pelo decreto de 22 de outubro foi mandado crear no Archivo da forre do Tombo um gabinete de moedas e medalhas, destinado para 180 dos alumnos da aula de diplomatica, e estudo pratico da numaria a numismatica.

Veja adiante: Aula de diplomatica, e Cadeira de numismatica.

### 1839

O decreto de 22 de março, por occasião de encarregar o chronista mór do reino de ler um curso regular e seguido de historia política ou litteraria, de chronologia e archeologia nacional, dava-lhe livre accesso ao Archivo da Torre do Tombo, a outros quaesquer archivos do reino, bem como ás bibliothecas publicas, museus de antiguidades, e mandava que lhe fosse designado na Bibliotheca Poblica de Lisboa um logar conveniente para os seus trabalhos, e para as leituras que houvesse de fazer.

Pareceu indispensavel regular de um modo fixo e adaptado ás exigencias do serviço publico tudo o que diz respeito ao regimen economico, e expediente do nacional e real Archivo da Torre do Tombo. Por este motivo, e para satisfazer uma tal necessidade, foi decretado um regulamento especial do mesmo archivo.

N'esta conformidade foi promulgado, com a data de 23 de novembro, o regulamento para o regimen e direcção do Archivo Nacional e Real da Torre do Tombo.

Daremos uma abreviada noticia d'este regulamento.

Empregados:

Para guarda, arrecadação, arranjo e serviço interno do archivo haverá os seguintes empregados:

Um guarda mór.

Im official maior, que ha de reger tambem a aula de diplom-

Jm ajudante do official maior.

Quatro officiaes diplomaticos.

Quatro amanuenses.

Um porteiro.

Dois continuos.

Um varredor.

## Guarda mór:

2 o chefe do estabelecimento, e deve ter, além das qualidades es e intellectuaes, alguma instrucção de diplomatica, e alguns conentos da historia política, economica, e juridica do reino.
As suas obrigações escenciaes são:

1.º Ter o maior desvelio na guarda, arranjo e conservação de lo diplomas, codices, papeis, e documentos, que se guardam lo

o, de qualquer natureza que sejam.

2.2 Vigiar com todo o cuidado que nem ali se introduzam danamente papeis alguns, nem se extraviem outros, nem saiam do por emprestimo, ou por outra qualquer maneira, ainda por saimo tempo, salvo por expressa ordem real.

- 3.º Diligenciar que se recolham no archivo os livros das chances, os diplomas, bullas, e quaesquer outros documentos que le norma, e que não hajam sido remettidos, officiando para isso e etentes estações.
- **b.º** Dirigir e fiscalisar os trabalhos dos empregados, e manter en a boa ordem, e o decoro da casa.
- 5.º Fazer que se continuem os *indices* de todos os documentos e s do archivo, segundo a ordem em que ora se acham, e que não ser alterada; auxiliados estes por outros de pessoas, de teras sographicos, de materias, e chronologicos, etc.; do mesmo modo arranjar os papeis e documentos das repartições extinctas, para s se fazerem indices na referida fórma.
- 8.º Fará continuar a reforma, ou traslado dos documentos más os para leitura nova, preferindo, quanto possível for, e quanto e n o permittir, aquelles documentos que se acharem mais damnificado tempo, e forem de maior importancia por sua materia; de estas copias ser infallivelmente conferidas por elle com o official, e um dos ajudantes, e assignadas por todos.
- 7.º Assistirá, sempre que for possivel, á conferencia das certidos

ne se expedirem ás partes, ou das copias que se tirarem para o serço publico, e fará pôr o sello nas primeiras antes de as assignar.

- 8.º Fará observar mui pontualmente o que mandam as Ordenações ) liv. 3.º, tit. 61.
- 9.º Informará o governo de 6 em 6 mezes do progresso dos trailhos do archivo, e proporá as providencias que julgar necessarias, e ie não couberem nos limites da sua auctoridade.

As demais obrigações são do expediente ordinario, ou de proposta na o provimento dos empregos subalternos, etc.

### Official major:

Distribue os trabalhos do archivo pelos individuos das duas classes e officiaes, e escripturarios, e inspencciona e fiscalisa o servico d'elles.

Pertence-lhe, com o auxilio do seu ajudante, fazer as buscas dos ocumentos, e conferir as copias e certidões, subscrevendo estas, e asguando aquellas.

Em uma palavra, é o primeiro zelador, sob as ordens do guarda vor, de tudo quanto interessa ou toca ao archivo.

É facil perceber quaes devam ser as obrigações dos demais emregados. Diremos, pois, apenas que os officiaes diplomaticos devem r sido habilitados, na fórma do alvará de 21 de fevereiro de 1801, os estudos diplomaticos pela frequencia da respectiva aula com aprositamento, como encarregados que são da formação e complemento os indices, das copias dos documentos antigos para leitura nova, etc.

Veja a integra do decreto, do regulamento, e da tabella, a pag. 26 a 528 da Collecção official da Legislação de 1839.

O regulamento estabelece diversas providencias ácerca do modo e expedição de certidões; ácerca de emolumentos, de abertura do arhivo e outras, entre as quaes figura a tabella do preço que as partes evem pagar pelas certidões, organisada em harmonia com o disposto a provisão da extincta Mesa do Desembargo do Paço de 18 de outuro de 1816.

# 1842

Pelo decreto de 30 de novembro foi supprimido o logar de chrousta mór do reino, ficando d'então em diante as obrigações d'aquelle imprego annexas ás de guarda mór do Archivo da Torre do Tombo, e elevando-se, por esse acrescimo de trabalho, o ordenado d'esta incentos mil réis.

O governo fez com esta providencia uma economia de 1004 réis, nas despezas do estado, e teve em vista dar mais decessa de subsistencia á pessoa do guarda mór, em quem concorresses a tras, estudo, e demais circumstancias necessarias para o desem de um tal logar.

O governo entendeu que não havia incompatibilidade entre refa litteraria do chronista e os deveres do guarda mór do archipasso que este empregado tem á mão, no mesmo archivo, todos camentos, registos antigos, e demais elementos, de que infalirence quem houver de escrever a historia das coisas patrias.

# 1843

Pela portaria de 5 de janeiro mandou o governo procede a sificação dos documentos e mais papeis dos cartorios dos extino bunaes, e das abolidas corporações religiosas, existentes no artiferre do Tombo, e dos que successivamente ali fossem entrata carregou de dirigir aquelles trabalhos ao dr. José Feliciano de Caracterisando-o para propor as pessoas de que carecesse para camenho de tal commissão, escolhidos d'entre os empregados de

Edas repartições que não estivessem em effectivo serviço.

A este proposito dizia por aquelle tempo um periodico in seguinte:

«Todos sabem que é a Torre do Tombo o mais rico thesore em Portugal existe, de documentos; mas thesoiro em grande para conhecido, e como tal, esteril. O antigo deposito de manascripio sim, em tal ou qual ordem, que não sendo aliás a melhor, ser voto dos peritos, é todavia necessario conservar-se por evitar a confusões: ha porém uma quantidade prodigiosa de novos documentos processos, que excedem muito de meio milhão, completamento gestos e em cahos. São estes os papeis, autos e livros da logar tribunaes, conventos, e outras corporações abolidas, que para de tribunaes, conventos, e outras corporações abolidas, que para de tribunaes, conventos, e outras corporações abolidas, que para de tribunaes.

ficiram às carradas.

«Ao ar. dr. José Feliciano de Castilho foi commetido o mi improbo de os arrumar e inventariar. É empreza cheia de espairopeços, sobretudo pela difficuldade da leitura, e não dizemo properto de emprezado (18 emprezado (

ade de lhes pagar; mas, qualquer coisa que se chegue a fazer não rá de ser de grande monta: não fallamos já do que a historia d'ahi aproveitar, e nos recursos que muitos particulares encontrarão usos civis, basta-nos considerar a litteratura. São as maximas netades litterarias da Europa actual—o drama e o romance—. Todos tros generos, podemos dizel-o, se fundiram n'estes.—Entre nós apparecido n'estes ultimos tempos talentos especiaes para uma e coisa, que já nos permittem gloriar-nos, e annunciam bellissimos es.—Que mina se não abrirá pois para estes obreiros da civilisa-m começando a apparecer, não só tamanha abundancia de materimas para seus lavores, senão tambem, em retratos authenticos, parte das feições, dos costumes, das idéas, e da linguagem das s respectivas<sup>1</sup>.»

lo reinado da senhora D. Maria II tiveram o cargo de guarda mór al archivo da Torre do Tombo alguns homens importantes. Basta gora mencionemos os nomes de D. Francisco de S. Luiz, depois rcha de Lisboa com o titulo de cardeal Saraiva, e o do visconde ntarem, basta, digo, que n'este logar mencionemos estes dois nopara se conhecer a exactidão do que asseveramos.

l'este presuposto, parece-nos ser obrigação nossa offerecer á cuade dos leitores o interessante catalogo dos homens, diversamente stos, que desde os primeiros tempos foram exercendo o luzido de guarda mór da Torre do Tombo; completando assim este quaé ao presente anno.

oão Pedro Ribeiro nas suas interessantes Memorias Authenticas, untas vezes temos citado e aproveitado n'esta obra, dá a este aso um largo desenvolvimento historico e critico.—Para o nosso porém, não é necessario tanto; nem mesmo poderiamos dispor paço bastante para esta especialidade, quando aliás nos é indisvel para innumeros outros assumptos importantes.

cervor isso nos limitaremos a indicar os nomes, na ordem chronolodemorando-nos apenas um pouco a respeito de um ou outro dos de llustres e de maior nomeada nos dominios das lettras, e complecera a indicação até á época actual.

<sup>.</sup>º João Annes, Vedor da Fazenda. Conjectura-se que lhe fôra cona chancellaria da Torre do Castello de Lisboa.—Era de 1446.

Rev. Un. Lisb. Tomo II, pag. 225.

- 2.º Gonçalo Esteves. Alvará a elle dirigido por el-rei D. köz: com os titulos: Ao contador F. que tendes encarrego de guardar a escripturas do Tombo, ou que tendes carrego das nossas escripturas, per estom no Castello da cidade de Lisboa.—Era de 1441 a 1451.
- 3.º Gonçalo Gonçalvez. A carla de 2 de janeiro da era de 1531 proveu no encarrego das nossas escripturas, que estom na Torra Castello de Lisboa assi, e pela guiza que a tinhamos dado a Gonça Estevez seu padre, que se ora finou.—Era de 1452 a 1456?
- 4.º Fernão Lopes. Serviu como Guardador das escripturas que tom na Torre do Castello de Lisboa desde 29 de novembro da Era 1456 até 6 de junho do Anno de 1454.

Fernão Lopes, o Patriarcha dos nossos Historiadores, como la chama o sabio Trigoso, foi escrivão da puridade do infante D. Fernana e secretario do senhor D. Duarte, quando infante, o qual, depois de so nomeou Chronista mór do reino.

Compoz as estimaveis Chronicas de el-rei D. Pedro 1.º e de el-rei D. Fernando e a de D. João 1.º

Fernão Lopes serviu por espaço de 36 annos no archivo; mas a cabo, iam-lhe faltando as forças, e foi elle proprio, quem, com admovel desinteresse, pediu a exoneração do cargo. El-rei D. Affonso a pode deixar de aceitar a exoneração pedida; nomeou para seu suces sor outro homem recommendavel, Gomes Eannes de Azurara; mas de clarou, de um modo muito honroso para Fernão Lopes, que o impor ser este já tam velho e flaco, que por si não pode bem serva dito officio, e o dava a outrem por seu prazimento, e por fazer a dimerce, como he rasom de se dar aos boos servidores. (Carta de 6 dipunho do anno de 1454)

Pela carta de 19 de março de 1434 havia el-rei D. Duarte des carrego a Fernão Lopes seu escripvam, de poer em caronyca as es rias dos Reys que antyguamente em Portugal forom; esso mesmes grandes feytos e altos do muy vertuosso, e de grandes vertudes el seu senhor e padre, cuja alma Deos aja: etc.

O anno em que morreu Fernão Lopes não é precisamente contrido; mas sabe-se que ainda era vivo cinco annos depois da deixate do cargo de Guarda do Archivo.

Não podemos resistir á tentação de tomar nota do conceito que de Fernão Lopes fazia Gomes Eannes de Azurara, seu contemporana e successor no cargo de chronista. Disse Gomes Eannes que Fernão lo pes fora uma notavel pessoa, homem de communal sciencia e grante.

loridade; escrivão da puridade do infante D. Fernando; ao qual el-D. Duarte em sendo infante, cometteo o cargo de apanhar os avinentos que pertencião a todos aquelles feitos (da demanda entre o no de Castella e Portugal), e os ajuntar e ordenar, segundo pertená grandeza dellos, e autoridade dos Principes, e outras notaveis soas, que os fizerão. (Chronica d'el-rei D. João I, parte III, cap. II<sup>1</sup>)

5.º Gomes Eannes de Azurara. A carta de 6 de junho do anno 1454 o nomeou para substituir Fernão Lopes, como já vimos.

Esta carta, fallando de Gomes Eannes de Azurara, empregava esexpressões: Cavalleiro commendador da ordem de Christo, pela sita creação que n'elle temos feito, e serviço que delle recebemos.

De Azurara existem certidões, expedidas em diversas datas, desde 56 a 1473.

Considerando agora Gomes Eannes de Azurara como chronista, uniremos algumas noticias muito curiosas, que andam espalhadas por rersas obras.

Antes de tudo mencionaremos o que a respeito d'elle disse Matos de Pisano, seu contemporaneo: dum maturæ jam ætatis esset & ullam litteram didicisset, adeo scientiæ cupiditate flagravit, quod constim effectum est, ut bonus Grammaticus, nobilis Astrologus, & magnus istoriographus evasisset. Como se dissesse: Havia ja chegado à edade adura, e não tinha ainda conhecimento algum das lettras; mas tão formente se accendeu no amor da sciencia, que não tardou em ser um m Grammatico, um notavel Astrologo, e grande Historiador.

O mesmo Matteos de Pisano nos informa de que fora Gomes Eans bibliothecario da livraria de el-rei D. Affonso v, da qual não sóente tinha a guarda, mas dispunha liberalmente, emprestando os livos ás pessoas lettradas, que d'elles precisavam.

Eis-aqui agora as Chronicas que escreveu Gomes Eannes de Azurara:

A Chronica da tomada de Ceuta,—a qual, por diligencia de D. odrigo da Cunha, foi impressa em Lisboa em 1644, servindo de 3.ª arte á chronica de D. João I, por Fernão Lopes.

<sup>1</sup> Veja, a respeito de Fernão Lopes, não só as Memorias Authenticas, senão mbem o Discurso Preliminar e Introducção ás chronicas de Fernão Lopes, por rancisco Manuel Trigoso de Aragão Morato, que vem no tom 1v da Collecção de ivros Ineditos da Historia Portugueza publicados por ordem da Academia Real as Sciencias de Lisboa.

Veja tambem um artigo do sr. Alexandre Herculano: Historiadores Poruguezes.—1. Fernão Lopes, no Panorama do anno de 1839. A Chronica do conde D. Pedro de Menezes — que el-rei D. Affonso v mandou verter em latim por Matteos de Pisano.

A Chronica do conde D. Duarte de Menezes, capitão de Alcacer.

Estas duas ultimas nunca tinham sido impressas, até que a Academia Real das Sciencias as mandou publicar em 1794, nos Ineditos.

Mas Gomes Eannes de Azurara havia tambem escripto a Chronica de Guiné, da qual não existiam senão vagas noticias, suppondo-se até que de todo desapparecera. Felizmente, o homem a quem as lettras portuguezas muito devem, o sr. Ferdinand Denis, descobriu na Bibliotheca Real de Paris, em 1837, o precioso manuscripto d'aquella chronica; e publicando em 1839 o seu livro Chroniques Chevaleresques de l'Espagne et du Portugal, deu occasião a que o visconde da Carreira, ministro de Portugal em França, tratasse de empregar as diligencias necessarias para a publicação do interessantissimo escripto, o qual foi effectivamente impresso em Paris no anno de 1841 com esmero e nitidez.

É muito curioso ver o encontrado juizo que a respeito do estilo dos escriptos de Gomes Eannes de Azurara fizeram dois portuguezes muito distinctos, João de Barros, e Damião de Goes.

Barros diz: ... De escrever os quaes feitos teve cuidado Gomes Ennes de Zurara, chronista d'estes regnos: homem n'este mister da historia assaz diligente, e que bem mereceu o nome do officio que teve. Por que se alguma coisa ha bem escripta das chronicas d'este regno, he da sua mão, assi dos tempos, em que elle concorreo, como d'alguns atrás, de cousas de que não havia escritura.

Goes diz: «... O que se bem conhece e vé do estylo, e ordem acostumada do mesmo Gomes Eannes, posto que algumas palavras e termos antigos, que elle usava no que escrevia, com razoamentos prolizos, e cheios de metaforas ou figuras que no estylo historico não tem logar, etc.<sup>2</sup>»

Seja o que fôr, é certo que devemos attender a que Azurara escreveu quasi um seculo antes do primeiro classico portuguez, tem alguns capitulos admiraveis, e dá mostras de grande erudição, com referencia ao seu tempo.

A sua fidelidade, como historiador, é indisputavel; e n'este particular são unisonos todos os testemunhos.

<sup>1</sup> Decada 1.º, livro 2.º, capitulo 1.º

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chronica do Principe D. João, pag. 40, capitulo 6.º, edição de Coimbra de 1790.

É muito honrosa para a memoria de Azurara uma carta que, de seu proprio punho, lhe escreveu el-rei D. Assonso v, estando Azurara em Alcacer Ceguer<sup>4</sup>.

- 6.º Affonso Annes de Obidos.
- 7.º Fernão Lourenço.
- 8.º Doutor Vasco Fernandes de Lucena.

Serviu desde 11 de abril de 1486 a 3 de novembro de 1496.

El-rei D. Manuel, cumprindo a recommendação de el-rei D. João n de aliviar Lucena dos logares de chronista mór, de guarda da sua livraria, e do Tombo, tendo aceitado a sua desistencia, lhe fez mercê, pelo alvará de 4 de julho de 1497, de 125000 réis annuaes de tença em compensação do logar de chronista mór, e de 75000 réis pelos emolumentos de guarda mór, com vencimento desde o 1.º de janeiro d'aquelle anno.

Lucena apparece, nas certidões que expediu, com diversos titulos, e todos muito honrosos, taes como: do conselho e desembargo de elrei; chronista e guarda mór da Torre do Tombo, e livraria de el-rei; de conde Palatino; de chanceller da casa do Civel; e no diploma de 16 de novembro de 1496 com o de: governador moor da nossa Torre e livraria.

Largamente trata Leitão Ferreira de indagar a razão do titulo de conde Palatino; e bem asssim menciona com todo o desenvolvimento as obras de Lucena, todas ineditas.

Leitão Ferreira menciona tambem o alvará de 28 de julho de 1488, pelo qual ordenou el-rei D. João II, que Vasco Fernandes de Lucena passase e assignasse em nome do soberano, e com o séllo real, uma certidão que a Universidade pedia de certas escripturas da Torre do Tombo que lhe pertenciam. Esta certidão, porém, só foi passada em 31 de janeiro de 1491; presumindo-se que tal demora proviesse de prolongada ausencia de Vasco Fernandes, e de não poder antes assignal-a de mão propria, como el-rei mandava no indicado alvará.

# <sup>1</sup> Veja:

Ineditos da Historia Portugueza, tomo 2.º, pag. 207 e seguintes. No tomo 3.º vem exarada a carta, a que alludimos no texto.

Chronica do Descobrimento e Conquista de Guiné... Paris 1841. Introducção, pelo visconde de Santarem.

<sup>2</sup> Voja: — Noticias chronologicas da Universidade de Coimbra. Num. 873 a 898.

# 9.º Ruy de Pina.

Nomeado guarda mór da Torre do Tombo em 24 de junho de 1497.

Não se pode negar a Ruy de Pina, diz um critico, um grande merecimento, considerando sobre tudo o seculo em que viveu. Muito maior dignidade se acha n'elle, que nos dois historicos que o precederam, muita sobriedade, uma decente liberdade egualmente afastada da lisonja e do atrevimento, e uma linguagem que devia parecer delicada quando ainda não havia João de Barros, nem Camões 4.

# 10.º Fernão de Pina.

Por morte de seu pae, Ruy de Pina, em data de 20 de março de 1523, foi provido e mandado metter de posse do logar de guarda mór. Por mais de uma vez deixou de servir o logar de guarda mór. De uma das vezes foi substituido por Damião de Goes; e dizia o alvará de 3 de junho de 1548, que encarregava este da serventia do dito logar em quanto Fernão de Pina não for livre dos cargos por que ora é preso, e accusado, em maneira que o possa servir. NB. Não consta que Fernão de Pina chegasse a ser restituido á graça de el-rei D. João III.

# 11.º Damião de Goes.

Por alvará de 3 de junho de 1548 foi encarregado da serventia do logar de guarda mór da Torre do Tombo.

Ha uma carta de Damião de Goes, escripta à rainha em data de 15 de fevereiro de 1549, que mostra o quanto irregularmente corriam as coisas n'aquelles tempos. Queixava-se Damião de Goes de que, estando em Santarem o contador Affonso de Miranda, que tinha por ordem de el-rei uma das chaves da Torre do Tombo, não podia elle Damião de Goes dar despacho às partes que requeriam certidões!

Em data de 18 de novembro de 1566 obteve de el-rei D. Sebastião a sobrevivencia do logar de guarda mór, que occupava, para seu filho Ambrosio de Goes; e a 19 de novembro de 1557 a mercê de servir nos seus impedimentos o mesmo seu filho; mas não consta que este chegasse a exercer aquelle logar; antes parece, por um alvará de 27 de fevereiro de 1572, que Antonio de Castilho succedeu immediatamente a Damião de Goes.

¹ Collecção de livros Ineditos de Historia Portugueza... Tomo 1.º Introducção. Ahi mesmo encontrarão os leitores diversas noticias biographicas relativas a Ruy de Pina.

Este ultimo ainda em 4 de março de 1571 assignou uma verba um documento que existe na Torre do Tombo 1.

#### 12.º Antonio de Castilho.

Nomeado pelo alvará de 16 de severeiro de 1571, com o ordenado 100,5000 réis, afóra os emolumentos.

13.º Rodrigo Homem.

Começou a servir interinamente em 1591, na ausencia de Antonio Castilho, e passou a proprietario em 1596.

14.º Doutor Luiz Ferreira de Azevedo.

Provido pelo alvará de 5 de agosto de 1606; e pelo de 25 de sebro do mesmo anno teve o ordenado de 200,000 réis. Foi aposenlo em 1616.

15.º Diogo de Castilho Coutinho.

Nomeado por carta de 11 de outubro de 1612; falleceu em 1632.

16.º Doutor Manuel Jacome Bravo.

Desembargador do Porto. Provido em 1632; falleceu em 1634.

17.º Doutor Gregorio Mascarenhas Homem.

Exerceu o logar de guarda mór desde 1634 até 1640.

18.º Christovão Cogominho.

Foi nomeado guarda mór em 25 de outubro de 1640; tomou posse n 12 de novembro do mesmo anno, e servia ainda em 23 de março : 1641.

Sendo comprehendido na conjuração do duque de Caminha, foi eso em 28 de julho, e executado em 9 de setembro do mesmo anno; ando um dos seus juizes o doutor Gregorio Mascarenhas, seu antecesor no logar de guarda mór.

#### 19.º Christovam de Mattos de Lucena.

Provido pela carta de 26 de setembro de 1641; tomou posse 0 1.º de outubro do mesmo anno. Foi-lhe declarado que venceria 00%000 réis de ordenado, afóra 40%000 réis pela chancellaria da côrte, outros 40%000 réis, tambem annuaes, pela sisa do pescado de Lis-

<sup>1</sup> Ácerca de Damião de Goes, veja:

Retratos e elogios dos Varões e Donas.

Annaes das sciencias e lettras publicados debaixo dos auspicios da Academia leal das Sciencias do anno de 1858. Artigo intitulado: Damião de Goes e a Inluisição de Portugal. Estudo Biographico, por Lopes de Mendonça. boa; tendo ambas as parcellas o destino praticado com os outros padas móres.

Envolvido na denuncia com seu irmão Francisco de Lucena, se tario de estado, teve a fortuna de ser declarado livre, ao passo que irmão perdeu a vida.

Em data de 11 de abril de 1644 se expediu decreto ao de bargo do paço, para receber da viuva de Christovão de Mattos de cena os papeis relativos á Torre do Tombo, a fim de serem entre ao doutor João Pinto Ribeiro.

### 20.º Doutor João Pinto Ribeiro.

Personagem illustre e memoravel na historia de Portugal, pele traordinario e admiravel zelo, com que promoveu a restauração reino em 1640.

Diante d'este vulto curvam-se respeitosos os portuguezes que sam a independencia da patria.

Pela carta de 2 de abril de 1644 foi provido no logar de gust mór da Torre do Tombo; sendo substituido pelo chronista mór fr. Fra cisco Brandão em quanto acompanhava el-rei na jornada das Calda

## 21.º Doutor Ayres Falcão Pereira.

Exerceu o logar de guarda mór, de 1656 a 1659.

22.º Doutor João Carneiro de Moraes.

Desembargador do paço. Foi nomeado por decreto de 8 de # zembro de 1666.

23.º João Duarte de Resende.

Serviu desde 1667 até 1675.

#### 24.º D. Antonio Alpares da Cunha.

Reformador do archivo em 1675. Guarda mór em 1678; e sem até 1690, em que falleceu.

Era sobrinho do arcebispo de Lisboa, D. Rodrigo da Cunha: 
trinchante mór dos senhores reis D. João IV, D. Affonso VI, e D. Pet
II; militou na guerra da acclamação; instituiu em sua casa a Academ
dos Generosos, da qual era secretario; e escreveu: Rebellião de Calin
Lisboa 1689. 4.º 4

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Veja: Bibliotheca Historica de Portugal... por José Garlos Pinto de Sama Lisboa 2.º edição 1801.— Veja o que dissemos no tomo 1 pag. 154 a 157, a 1 ≈ peito da Academia dos Generosos.

#### 25.º Doutor José de Faria.

Desembargador da Casa da Supplicação. Foi nomeado guarda mór 695. Falleceu em 1703, sendo então secretario das Mercês.

#### 26.º Luiz de Couto Felix.

Foi nomeado guarda mór nos fins do anno de 1703; falleceu em agosto de 1713.

27.º João Couceiro de Abreu e Castro.

Foi nomeado por tres annos, nos fins de 1713; falleceu em 1738. 28.º Martinho de Mendonca Pina e Proença.

Foi nomeado guarda mór em 1742; falleceu em março de 1743.

### 29.º Manuel da Maya.

NB. Já fallámos bastantemente d'este muito recommendavel guarda no tomo 1. pag. 337 a 340.

#### 30.º Doutor José Seabra da Silva.

1.º época: 1768 a 1774.—2.º época: 1799.

A carta de 3 de setembro de 1766, pela qual foi nomeado guarda r da Torre do Tombo, é para elle muito honrosa, pois que menciona varticular aptidão do provido, e a pratica e exercicio que tinha de nejar os documentos do archivo.

#### 31.º Doutor João Pereira Ramos de Azeredo Coutinho.

Foi nomeado guarda mór em 29 de abril de 1774. Falleceu em 99, e foi substituido por José de Seabra da Silva.

## 32.º João Antonio Salter de Mendonça.

Foi provido na propriedade do logar de guarda mór, e entrou em ercicio em 30 de março de 1814.

Na sua ausencia serviu interinamente o desembargador do paço anuel Vicente Teixeira de Sampaio, desde 28 de julho até 30 de sembro de 1814.

NB. Deixámos de indicar os nomes de muitos serventuarios, bem mo os dos escrivães do real archivo. As particularidades relativas a ns e a outros podem ver-se nas Memorias Authenticas.

<sup>1</sup> Veja ácerca d'este guarda mór: Elogio historico de José de Seabra da Sila, antigo ministro dos negocios do reino, e socio da Academia Real das Scienias de Lisboa, pronunciado na sessão publica da mesma Academia em 10 de narço de 1861 pelo marquez de Rezende.

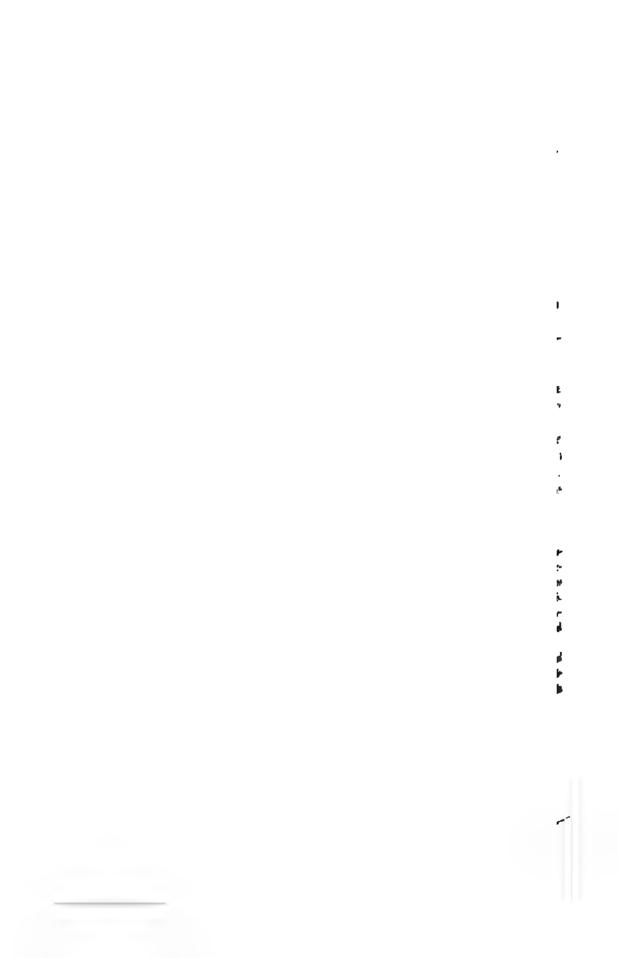

tomo v, pag. 224 a 227; as do periodo governo do senhor D. Miguel de Bragança, no mesmo tomo v, pag. 350.

# ARCHIVO MILITAR

# REPARTIÇÃO A QUE ESTÃO COMMETTIDOS OS TRABALHOS SCIENTÍFICOS

O Archivo Militar, que fôra creado pelo decreto de 4 de setembro de 1802, foi extincto pelo de 28 de dezembro de 1849, e substituido por uma repartição, com o mesmo titulo, constituida como centro de tedos os trabalhos relativos ás operações topographicas e estatisticas para usos militares, itinerarios e planos de defeza geral do reino, e á construcção dos edificios e communicações militares de qualquer ordem.

Com quanto, seguindo a ordem chronologica, deveramos começar as indicações d'este capitulo pelos preceitos do citado decreto de 28 de dezembro de 1849; julgamos todavia preferivel começar pelos do regulamento de 9 de outubro de 1850, visto como apresentam o desenvolvimento da organisação do archivo.

Daremos depois a indicação das disposições do decreto anterior.

Nos termos do regulamento de 9 de outubro de 1850, esta repartição divide-se em tres secções.

- 1.2 Trabalhos geodesicos, topographicos e estatisticos; reconhecimentos militares, itinerarios e um gabinete de desenho.
- 2.º Organisação da defensa do paiz, designação dos pontos que para a mesma convém occupar com fortificações permanentes, ou passageiras, tanto na fronteira, como no interior ou na costa; projectos de orçamentos, e memorias sobre toda a qualidade de fortificações, de reparação, ou ampliação das actuaes defensas das nossas praças de guerra, de communicações militares de qualquer ordem, e telegraphia.
- 3.º Determinação do systema mais vantajoso na construcçãos dos edificies militares de qualquer natureza, e mais conveniente distribuição das suas differentes partes, ou accommodações, incluindo não só os hospitaes, paioes, armazens, e quarteis isolados, mas ainda aquelles, que fazendo parte da fortificação, são por isso ligados com a defensa; projectos, orçamentos e memorias sobre novas construcções em addicionamento, ou reparações de taes edificios; bastando, porém, para as

# 33.º Visconde de Santarem.

Sabio portuguez, bem conhecido pelos seus escriptos em geographia, cosmographia, diplomatica, e diplomacia.

Foi nomeado futuro successor de João Antonio Salter de Mendonça, e entrou na propriedade do logar de guarda mór, quando falleceu aquelle —14 de junho de 1825.

Tendo seguido o partido do senhor infante D. Miguel, foi exonerado em 1833; mas tornou a ser nomeado em 1842, como logo veremos.

# 34.º D. Francisco de S. Luiz.

Bispo resignatario de Coimbra, conde de Arganil, depois cardeal patriarcha de Lisboa, com o titulo de Cardeal Saraiva.

Nome illustre e preclarissimo na republica das lettras, pelos seus excellentes escriptos sobre a litteratura e historia dos portuguezes—como de todos é sabido.

Foi nomeado guarda mór pelo decreto de 4 de junho de 1834, e exonerado, porque assim o requereu, pelo decreto de 26 de setembro de 1836.

Com referencia à sua nomeação, registaremos aqui a seguinte noticia: «Nomeado successivamente conselheiro de estado, par do reino, e guarda mór da Torre do Tombo, pôde sobretudo no exercicio d'este ultimo importante logar entregar-se novamente com a paixão do saber, que sempre o distinguira, a investigações e estudos, de que nos restam valiososos vestigios. Mas para a continuação e complemento dos trabalhos, que a si tomara em tão precioso archivo, falleceu-lhe o tempo necessario. Os inesperados acontecimentos de 1836 fizeram tal impressão de desgosto em seu animo, que se demittiu espontaneamente de todos os cargos publicos, que servia, etc. 1.

O decreto de nomeação para guarda mór é tão honroso, que não podemos deixar de o transcrever na sua integra. Diz assim:

<sup>1</sup> Obras completas de D. Francisco de S. Luiz, cardeal patriarcha de Lisboa, publicadas pelo dr. Antonio Correia Caldeira. Tomo 1. Lisboa. 1855.—Prefação, pag. xv e xv1.

Nos Apontamentos transcriptos na Memoria offerecida à Academia Real das Sciencias pelo marquez de Rezende, diz D. Francisco de S. Luiz: «Depois da revolução de 9 e 10 de setembro de 1836 pedi a S. M. a graça de demittir-me dos cargos publicos que tinha por decreto, como era o de guarda mór do real archivo da Torre do Tombo, e o do conselho geral de beneficencia, o que a rainha me concedeu, e me foi participado em 3 de outubro de mesmo anno.»

«Tendo em muita consideração os vastissimos conhecimentos, consummada litteratura e virtudes civicas de Frei Francisco de S. Luiz, bispo resignatario de Coimbra, e conde de Arganil, o qual tambem se torna acredor de que eu o contemple em consequencia do seu exemplar comportamento político em todos os tempos, sem que as vicissitudes d'elles, fazendo-o soffrer não merecidos padecimentos, jámais podessem alterar sua constante lealdade ao throno legitimo, e á Carta Constitucional da monarchia: hei por bem, em nome da rainha, nomeal-o guarda mor do archivo da Torre do Tombo, por confiar d'aquellas relevantes qualidades que o adornam, o cabal desempenho de tão ponderosa incumbencia.»

Este decreto, de 4 de junho de 1834, foi assignado pelo immortal duque de Bragança.

# 35.º Doutor Antonio Nunes de Carvalho.

Lente de direito na Universidade de Coimbra, e muito recommendavel pelos serviços litterarios e scientificos que prestou.

Foi nomeado guarda mór interino pelo decreto de 28 de setembro de 1836, e serviu até ao anno de 1838.

36.º Antonio Manuel Lopes Vieira de Castro.

Ministro e secretario de estado honorario. Deixou um nome estimavel, como homem probo e intelligente, nas coisas da politica e governação publica.

Foi nomeado guarda mór por decreto de 30 de setembro de 1838.

# 37.º Visconde de Santarem.

Foi nomeado pela segunda vez, pelo decreto de 30 de março de 1842<sup>4</sup>.

Não esteve em exercicio n'este segundo periodo da sua nomeação por que residia em Paris, onde se occupava em colligir e publicar a Collecção do Corpo Diplomatico Portuguez, por commissão do governo de Portugal.

Na sessão publica da Academia Real das Sciencias de Lisboa, de

- <sup>1</sup> Eis-aqui os termos do decreto da sua nomeação, de 30 de março de 4842:
- Attendendo ao merecimento, lettras e mais partes que concorrem na pessoa do visconde de Santarem: hei por bem nomeal-o guarda mór do nacional e real archivo da Torre do Tombo, vago pela exoneração dada ao conselheiro ministro e secretario d'estado honorario, Antonio Manuel Lopes Vieira de Castro.

19 de novembro de 1856, disse o respectivo secretario, o sr. José Maria Latino Coelho:

«D'entre os socios correspondentes nacionaes, perdeu a segunda classe o sr, visconde de Santarem, cujo nome foi em vida d'elle, e será além do tumulo uma das glorias litterarias de Portugal<sup>1</sup>.»

Falleceu em Paris no anno de 1856.

Durante o periodo que decorreu desde 1842 a 1856 servia de guarda mór o official maior do archivo, e lente da cadeira de diplomatica, José Manuel Severo Aureliano Basto.

38.º Joaquim José da Costa de Macedo.

Secretario que por longos annos foi da Academia Real das Sciencias de Lisboa.

Foi nomeado guarda mór por decreto de 26 de março de 1856<sup>3</sup>. Foi aposentado por decreto de 8 de agosto de 1857<sup>3</sup>.

39.º Por decreto de 14 de outubro de 1861 foi nomeado para guarda mór do real archivo da Torre do Tombo, o sr. Antonio de Oliveira Marreca, que actualmente está ainda no exercicio d'aquelle honroso cargo.

Cumpre-nos indicar, no interesse dos leitores, os logares d'esta obra, em que successivamente fomos expondo noticias a respeito do Archivo Nacional da Torre do Tombo.

As noticias anteriores ao reinado da senhora D. Maria I encontram-se no tomo I, pag. 192, 328 e 337; as do reinado da senhora D. Maria I no mesmo tomo, pag. 64 e 65; as de 1792 a 1826, no tomo III, pag. 17 a 23; as que pertencem á regencia da senhora D. Isabel Maria, no

- <sup>1</sup> Mem. da Acad. R. das Sc. de Lisboa. Nova serie. Tomo 11. Parte 1.
- <sup>2</sup> O teor do decreto de nomeação é o seguinte:
- Attendendo ao merecimento, lettras e mais partes que concorrem na pessoa de Joaquim José da Costa de Macedo, do meu conselho: hei por bem fazer-lhe mercê de o nomear guarda mór do nacional e real archivo da Torre do Tombo, vago pelo fallecimento do visconde de Santarem. > 26 de março de 1856.
- E dever nosso, embora penoso, chamar a attenção dos leitores, com referencia a Joaquim José da Costa de Macedo, sobre o seguinte e muito notavel escripto documentado:

Conta dirigida ao ministerio do reino pela segunda classe da Academia Real das Sciencias de Lisboa, sobre o estado dos trabalhos relativos á publicação dos Monumentos Historicos de Portugal e sobre a suspensão d'elles. Lisboa. Na typ. da Acad. 1856.

tomo v, pag. 224 a 227; as do periodo governo do senhor D. Miguel de Bragança, no mesmo tomo v, pag. 350.

# ARCHIVO MILITAR

# REPARTIÇÃO A QUE ESTÃO COMMETTIDOS OS TRABALHOS SCIENTÍFICOS

O Archivo Militar, que fôra creado pelo decreto de 4 de setembro de 1802, foi extincto pelo de 28 de dezembro de 1849, e substituido por uma repartição, com o mesmo titulo, constituida como centro de todos os trabalhos relativos ás operações topographicas e estatisticas para usos militares, itinerarios e planos de defeza geral do reino, e á construcção dos edificios e communicações militares de qualquer ordem.

Com quanto, seguindo a ordem chronologica, deveramos começar as indicações d'este capitulo pelos preceitos do citado decreto de 28 de dezembro de 1849; julgamos todavia preferivel começar pelos do regulamento de 9 de outubro de 1850, visto como apresentam o desenvolvimento da organisação do archivo.

Daremos depois a indicação das disposições do decreto anterior.

Nos termos do regulamento de 9 de outubro de 1850, esta repartição divide-se em tres secções.

- 1.ª Trabalhos geodesicos, topographicos e estatisticos; reconhecimentos militares, itinerarios e um gabinete de desenho.
- 2.º Organisação da defensa do paiz, designação dos pontos que para a mesma convém occupar com fortificações permanentes, ou passageiras, tanto na fronteira, como no interior ou na costa; projectos de orçamentos, e memorias sobre toda a qualidade de fortificações, de reparação, ou ampliação das actuaes defensas das nossas praças de guerra, de communicações militares de qualquer ordem, e telegraphia.
- 3. Determinação do systema mais vantajoso na construcçãos dos edificies militares de qualquer natureza, e mais conveniente distribuição das suas differentes partes, ou accommodações, incluindo não só os hospitaes, paioes, armazens, e quarteis isolados, mas ainda aquelles, que fazendo parte da fortificação, são por isso ligados com a defensa; projectos, orçamentos e memorias sobre novas construcções em addicionamento, ou reparações de taes edificios; bastando, porém, para as

de pequena monta a idéa geral da obra, que costuma preceder os orçamentos.

O secretario da repartição do Archivo Militar, propriamente scientifico, tem a seu cargo o deposito de instrumentos topographicos de campo, e de gabinete, o museu technologico, e a bibliotheca; e, entre outras incumbencias, a de visitar os differentes estabelecimentos publicos, com o fim de averiguar factos, fazer extractos, ou recolher e apurar subsidios, noticias e apontamentos para a historia militar.

O director, os tres chefes das secções, e o secretario constituem o conselho director e administrativo do Archivo Militar.

O regulamento determina o modo do preenchimento ou classificação dos desenhadores estabelecidos pelo decreto de 28 de dezembro de 1849, bem como o do gravador e lythographo, mencionados no artigo 5.º do mesmo decreto.

O director dos trabalhos geodesicos remetterá para o archivo todos os trabalhos importantes da geodesia, minutas da carta do reino e plantas parcellares do cadastro; e bem assim quaesquer elementos geodesicos e estatisticos, que por serem necessarios ao archivo lhe forem por isso requisitados.

Os trabalhos executados pelos officiaes do corpo do estado maior do exercito, relativos a topographia, estatistica, reconhecimentos militares, e itinerarios, ou de qualquer outra natureza, que a commissão do referido corpo julgar deverem ser depositados no Archivo Militar, serão para este enviados pelo respectivo commandante, independentemente de ordem superior.

Todos os mappas, plantas, memorias, reconhecimentos militares e itinerarios, de qualquer natureza, que existam em poder de alguma auctoridade ou repartição do estado, e com especialidade os originaes, recolherão ao archivo por deliberação do ministerio da guerra, e mediante os documentos de entrega, que serão assignados pelo secretario; outro tanto se fará pelo que respeita a quaesquer instrumentos que sejam do estado.

Para intelligencia das noticias que deixamos exaradas, cumpre pôr diante dos leitores as seguintes disposições do decreto de 19 de dezembro de 1849:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Veja a integra d'este regulamento na Ordem do Exercito num. 51 de 4 de novembro de 1850.

cendo em muita consideração os vastissimos conhecimentos, conda litteratura e virtudes civicas de Frei Francisco de S. Luiz, bispontario de Coimbra, e conde de Arganil, o qual tambem se torna r de que eu o contemple em consequencia do seu exemplar comporco político em todos os tempos, sem que as vicissitudes d'elles, fao soffrer não merecidos padecimentos, jámais podessem alterar sua nte lealdade ao throno legitimo, e á Carta Constitucional da monarhei por bem, em nome da rainha, nomeal-o guarda mor do arda Torre do Tombo, por confiar d'aquellas relevantes qualidades adornam, o cabal desempenho de tão ponderosa incumbencia. Este decreto, de 4 de junho de 1834, foi assignado pelo immortal de Bragança.

#### 35.º Doutor Antonio Nunes de Carvalho.

3/4\_

Lente de direito na Universidade de Coimbra, e muito recommenpelos serviços litterarios e scientificos que prestou.

Foi nomeado guarda mór interino pelo decreto de 28 de setembro 836, e serviu até ao anno de 1838.

36.º Antonio Manuel Lopes Vieira de Castro.

Ministro e secretario de estado honorario. Deixou um nome estiel, como homem probo e intelligente, nas coisas da politica e gonação publica.

Foi nomeado guarda mór por decreto de 30 de setembro de 1838.

#### 37.º Visconde de Santarem.

Foi nomeado pela segunda vez, pelo decreto de 30 de março de 121.

Não esteve em exercicio n'este segundo periodo da sua nomeação r que residia em Paris, onde se occupava em colligir e publicar a elecção do Corpo Diplomatico Portuguez, por commissão do governo portugal.

Na sessão publica da Academia Real das Sciencias de Lisboa, de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eis-aqui os termos do decreto da sua nomeação, de 30 de março de 842.

Attendendo ao merecimento, lettras e mais partes que concorrem na pesoa do visconde de Santarem: hei por bem nomeal-o guarda mór do nacional real archivo da Torre do Tombo, vago pela exoneração dada ao conselheiro ministro e secretario d'estado honorario, Antonio Manuel Lopes Vieira de Castro.

abro de 1856, disse o respectivo secretario, o sr. lesi la oelho:

e os socios correspondentes nacionaes, perdeu a segui visconde de Santarem, cujo nome foi em vida d'elle, e sa nulo uma das glorias litterarias de Portugal<sup>a</sup>.»

a em Paris no anno de 1856.

e o periodo que decorreu desde 1842 a 1856 servia de gue el maior do archivo, e lente da cadeira de diplomatica, a ro Aureliano Basto.

vaquim José da Costa de Macedo.

rio que por longos annos foi da Academia Real das So

neado guarda mór por decreto de 26 de março de 185 isentado por decreto de 8 de agosto de 1857<sup>3</sup>.

or decreto de 14 de outubro de 1861 foi **nom**eado pa do real archivo da Torre do Tombo, o sr. *Antonio de* ca, que actualmente está ainda no exercicio d'aquelle la

e-nos indicar, no interesse dos leitores, os logares de ne successivamente fomos expondo noticias a respeito de notad da Torre do Tombo.

cias anteriores ao reinado da senhora D. Maria I encontrampag. 192, 328 e 337; as do reinado da senhora D. Mari omo, pag. 64 e 65; as de 1792 a 1826, no tomo III, pa que pertencem à regencia da senhora D. Isabel Maria, a

la Acad. R. das Sc. de Lisboa. Nova serie. Tomo n. Parte 1. de decreto de nomeação é o seguinte:

ando ao merecimento, lettras e mais partes que concorrem na peim José da Costa de Macedo, do meu conselho: hei por bem iare o nomear guarda mór do nacional e real archivo da Torre de la pelo fallecimento do visconde de Santarem.» 26 de março de la renosso, embora penoso, chamar a attenção dos leitores, com requim José da Costa de Macedo, sobre o seguinte e muito notate mentado:

rigida ao ministerio do reino pela segunda classe da Academ de de Lisboa, sobre o estado dos trabalhos relativos á publicação in b toricos de Portugal e sobre a suspensão d'elles. Lisboa. Na pp. b v, pag. 224 a 227; as do periodo governo do senhor D. Miguel ragança, no mesmo tomo v, pag. 350.

#### ARCHIVO MILITAR

#### EPARTIÇÃO A QUE ESTÃO COMMETTIDOS OS TRABALHOS SCIENTIFICOS

O Archivo Militar, que fora creado pelo decreto de 4 de setembro 802, foi extincto pelo de 28 de dezembro de 1849, e substituido uma repartição, com o mesmo titulo, constituida como centro de s os trabalhos relativos ás operações topographicas e estatisticas usos militares, itinerarios e planos de defeza geral do reino, e á trucção dos edificios e communicações militares de qualquer or-

Com quanto, seguindo a ordem chronologica, deveramos começar ndicações d'este capitulo pelos preceitos do citado decreto de 28 de embro de 1849; julgamos todavia preferivel começar pelos do reamento de 9 de outubro de 1850, visto como apresentam o deserimento da organisação do archivo.

Daremos depois a indicação das disposições do decreto anterior.

Nos termos do regulamento de 9 de outubro de 1850, esta repario divide-se em tres secções.

- 1.2 Trabalhos geodesicos, topographicos e estatisticos; reconheciatos militares, itinerarios e um gabinete de desenho.
- 2.ª Organisação da defensa do paiz, designação dos pontos que ra a mesma convém occupar com fortificações permanentes, ou pasgeiras, tanto na fronteira, como no interior ou na costa; projectos de 
  çamentos, e memorias sobre toda a qualidade de fortificações, de reração, ou ampliação das actuaes defensas das nossas praças de guerra, 
  communicações militares de qualquer ordem, e telegraphia.
- 3.ª Determinação do systema mais vantajoso na construcçãos dos lificies militares de qualquer natureza, e mais conveniente distribuiio das suas differentes partes, ou accommodações, incluindo não só os os ospitaes, paioes, armazens, e quarteis isolados, mas ainda aquelles, ne fazendo parte da fortificação, são por isso ligados com a defensa; rojectos, orçamentos e memorias sobre novas construções em addiionamento, ou reparações de taes edificios; bastando, porém, para as

## O CATHOLICA PARA PROMOVER A EDUCAÇÃO E ENSINO DOS ALCUM E SE DESTINASSEM AO SACERDOCIO É ÁS MISSÕES RELIGIOSAS NO ULTRAMAR

### 1843

spo titular de Cabo Verde, os principaes Camara e Côrte Rel lo Redondo, o par do reino Antonio de Saldanha Albuquero D Ribafria, e outros cidadãos representaram ao governo sou cia de uma Associação Catholica, destinada a promover, a e 188, as habilitações das pessoas que se dedicassem á vida ecol e principalmente ás missões de moral evangelica nas prom marinas.

overno, confiando no zelo, piedade, e lettras dos representamentos orisou, pela portaria de 10 de janeiro de 1843, o estabele a indicada associação, destinada a promover a educação e e alumnos que se proposessem ao sacerdocio, e ás missões re las possessões portuguezas do Ultramar.

aqui agora as condições da concessão do governo, e as regal a seguir a associação:

1.º—A Associação Catholica, e cada um dos seus membros gados, serão sempre estranhos aos negocios e assumptos polibicando-se exclusivamente aos trabalhos que fazem o objecto de luicão.

. 2.º—O ensino e estudos, promovidos pela associação, a rão:

Grammatica e lingua latina, portugueza, hebraica, grega e 🎏

Arithmetica, algebra, geometria, physica, logica e metaphysia Geographia, chronologia, historia ecclesiastica e civil.

Direito canonico.

Theologia dogmatica e moral.

Escriptura e eloquencia sagrada.

. 3. - A leitura d'estas materias será feita pelos compendos ::

Sacra Familia, Dannenmayr e Bossnet, para o ensino de por chronologia e historia.

Salvagio e Riegger para o ensino de direito canonico.

- 3.º Gerbert, Lubby, e Concilio Tridentino para o ensino da theogia.
  - 4.º Schaeffer e Maury para o ensino da Escriptura.
- Art. 4.º A escolha dos professores para as cadeiras de ensino, e em assim a designação das disciplinas e materias que forem necessa-as, além das que se acham mencionadas no artigo 2.º, serão feitas ela associação, ficando um e outro acto dependentes da confirmação egia, sob proposta da mesma associação.
- Art. 5.º—A associação, e todos os seus trabalhos e estudos ficam ubordinados á inspecção do governo, por meio das auctoridades encaregadas da policia e direcção do ensino publico, em cujas repartições associação deverá fazer registar esta portaria, devendo tambem paricipar-lhes o tempo e logar em que for constituida, e dar-lhes conta ssim do resultado dos seus exercicios, como da collocação das aulas, do numero e aproveitamento dos alumnos que a ellas acudirem.
- Art. 6.º Não satisfazendo a associação às obrigações e condições nencionadas nos artigos antecedentes, será ella immediatamente dissolvida.
- Art. 7.º—As auctoridades e pessoas, a quem o conhecimento d'esta portaria pertencer, assim o cumprirão e farão executar.

## ASSOCIAÇÃO CIVILISADORA, INSTITUIDA NA CIDADE DO PORTO EM 1836

## 1836

Pela portaria de 29 de outubro auctorisou o governo o estabelecimento d'esta associação, e approvou os seus estatutos, com o fundamento de que uma tal instituição tinha por fim promover a civilisação nacional, a instrucção, e decente recreio dos socios.

A sociedade estabeleceria um gabinete de leitura, como indispensavel para a instrucção, e um theatro, como meio de decente recreio.

Interessando-nos particularmente o que respeita á instrucção, mencionaremos apenas as disposições do titulo in dos estatutos, que se inscreve: Do gabinete de leitura; omittindo o que diz respeito á admissão, obrigações, direitos, e exclusão de socios; theatro; direcção, mesa, empregados, etc.

Eis-aqui os curiosos artigos que dizem respeito ao gabinete de leitura:

4rt. 23.º—Na casa da Associação Civilisadora haverá um sa jada para o gabinete de leitura.

4rt. 24.º—No gabinete de leitura, por ser exclusivamente desià instrucção e estudo, deve guardar-se uma estricta orden es-

1.º Fica por isso prohibido conversar ali em voz alta.

4rt. 25.º—No gabinete de leitura é vedada a entrada a com as que não sejam membros, assignantes, on visitantes.

4rt. 26.º—Fica a cargo da direcção a escolha dos jornaes, e dos teratura de que deve ser fornecido o gabinete de leitura.

4rt. 27.º — Fóra do gabinete de leitura é prohibido levar. pour pretexto que seja, periodico, ou livro algum 4.

#### ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE LISBOA.

D'esta respeitavel associação vamos dar uma breve noticia,  $\infty$  notia aos primeiros annos da sua existencia no reinado da senior aria  $\pi$ .

Pela portaria de 23 de março de 1838 foram approvados pelogros estatutos que os respectivos associados elaboraram.

A grande importancia e subida consideração da illustrada das idvogados, que em todos os tempos e em todos os paizes culta sido attribuidas, nos impõem a impreterivel obrigação de assebem os primeiros intuitos d'esta associação, tomando nota de pios constitutivos da sua organisação.

Eis-aqui os termos em que a associação julgou dever constituire: 

f.º O objecto da associação é conseguir a organisação definito dem dos advogados, e auxiliarem-se os associados mutuamente para consultas, como para manutenção dos seus direitos.

- 2.º São socios todos os advogados que se inscreverem no invetente, dentro de sessenta dias, contados da approvação dos estres o mão fizerem n'esse termo não poderão inscrever-se se vação da associação.
- 3.º A associação terá um presidente e secretario, eleitos por en ito secreto á pluralidade de votos dos membros presentes. Esta se durarão um anno.

Veja no Diario do Governo, num. 258, de 34 de outubre de 1835, la dos estatutos.

- 4.º Na falta ou impedimento do presidente occupará o seu logar advogado mais antigo que se achar presente; e na falta ou impedinto do secretario, o mais moderno.
- 5.º A associação será representada em todos os seus actos pelo presidente.
- 6.º Haverá tambem um thesoureiro, eleito pela mesma fórma do igo 4.º, cujas funcções durarão um anno, no fim do qual será obrilo a prestar as suas contas.
- 7.º Cada um dos associados concorrerá todos os mezes com a conbuição de 480 réis. Só á pluralidade de votos dos associados se porá exigir qualquer contribuição extraordinaria.
- 8.º Esta associação poderá fazer as suas sessões todas as tardes, alquer que seja o numero presente de socios. As sessões serão seme publicas.
- 9.º Das sessões fará o secretario a acta, que contenha sómente as ecisões, e as principaes razões em que ellas se fundaram.
- 10.º A associação recebe, por intervenção do seu presidente, quaesuer consultas que se lhe dirigirem, vindo anonymas: a decisão será totivada e assignada pelo presidente, secretario e advogados que a otaram. O honorario devido por estas decisões será taxado pela meza, reverterá para o cofre da associação.
- 11.º A associação empregará todos os meios conducentes a prolover a empreza de uma Gazeta dos auditorios; mas esta empreza será istincta e separada da Associação dos Advogados.
- 12.º Tudo o mais que pertence á direcção e economia da associa-10 será regulado no seu regimento interno.

Os principios que deixames registados, sendo submettidos á approação do governo, em fórma de estatutos, foram approvados em portaia de 23 de março de 1838 (como dissemos), assignada pelo minisro e sacretario de estado dos negocios do reino, que então era o sr. atonio Fernandes Coelho.

Tem a data de 26 de novembro de 1856 o regimento interno da resciação, promettido no artigo 12.º dos estatutos. Contém elle dispesições reguladoras sobre os aeguintes objectos: admissão de socios efectivos e honorarios); constituição da meza; administração economica da associação (commissario administrativo e seu adjunto, e thereiro); direitos e obrigações dos socios; celebração das conferencias.

## 33.º Visconde de Santarem.

Sabio portuguez, bem conhecido pelos seus escriptos em geographia, cosmographia, diplomatica, e diplomacia.

Foi nomeado futuro successor de João Antonio Salter de Mendonça, e entrou na propriedade do logar de guarda mór, quando falleceu aquelle —14 de junho de 1825.

Tendo seguido o partido do senhor infante D. Miguel, foi exonerado em 1833; mas tornou a ser nomeado em 1842, como logo veremos.

## 34.º D. Francisco de S. Luiz.

Bispo resignatario de Coimbra, conde de Arganil, depois cardeal patriarcha de Lisboa, com o titulo de Cardeal Saraiva.

Nome illustre e preclarissimo na republica das lettras, pelos seus excellentes escriptos sobre a litteratura e historia dos portuguezes—como de todos é sabido.

Foi nomeado guarda mór pelo decreto de 4 de junho de 1834, e exonerado, porque assim o requereu, pelo decreto de 26 de setembro de 1836.

Com referencia à sua nomeação, registaremos aqui a seguinte noticia: «Nomeado successivamente conselheiro de estado, par do reino, e guarda mór da Torre do Tombo, pôde sobretudo no exercicio d'este ultimo importante logar entregar-se novamente com a paixão do saber, que sempre o distinguira, a investigações e estudos, de que nos restam valiososos vestigios. Mas para a continuação e complemento dos trabalhos, que a si tomara em tão precioso archivo, falleceu-lhe o tempo necessario. Os inesperados acontecimentos de 1836 fizeram tal impressão de desgosto em seu animo, que se demittiu espontaneamente de todos os cargos publicos, que servia, etc. 1»

O decreto de nomeação para guarda mór é tão honroso, que não podemos deixar de o transcrever na sua integra. Diz assim:

<sup>1</sup> Obras completas de D. Francisco de S. Luiz, cardeal patriarcha de Lisboa, publicadas pelo dr. Antonio Correia Caldeira. Tomo 1. Lisboa. 1855.—Prefação, pag. xv e xv1.

Nos Apontamentos transcriptos na Memoria offerecida á Academia Real das Sciencias pelo marquez de Rezende, diz D. Francisco de S. Luiz: Depois da revolução de 9 e 40 de setembro de 1836 pedi a S. M. a graça de demittir-me dos cargos publicos que tinha por decreto, como era o de guarda mór do real archivo da Torre do Tombo, e o do conselho geral de beneficencia, o que a rainha me concedeu, e me foi participado em 3 de outubro de mesmo anno.

«Tendo em muita consideração os vastissimos conhecimentos, consummada litteratura e virtudes civicas de Frei Francisco de S. Luiz, bispo resignatario de Coimbra, e conde de Arganil, o qual tambem se torna acredor de que eu o contemple em consequencia do seu exemplar comportamento político em todos os tempos, sem que as vicissitudes d'elles, fazendo-o soffrer não merecidos padecimentos, jámais podessem alterar sua constante lealdade ao throno legitimo, e á Carta Constitucional da monarchia: hei por bem, em nome da rainha, nomeal-o guarda mor do erchivo da Torre do Tombo, por confiar d'aquellas relevantes qualidades que o adornam, o cabal desempenho de tão ponderosa incumbencia.»

Este decreto, de 4 de junho de 1834, soi assignado pelo immortal duque de Bragança.

## 35.º Doutor Antonio Nunes de Carvalho.

Lente de direito na Universidade de Coimbra, e muito recommendavel pelos serviços litterarios e scientificos que prestou.

Foi nomeado guarda mór interino pelo decreto de 28 de setembro de 1836, e serviu até ao anno de 1838.

# 36.º Antonio Manuel Lopes Vieira de Castro.

Ministro e secretario de estado honorario. Deixou um nome estimavel, como homem probo e intelligente, nas coisas da politica e governação publica.

Foi nomeado guarda mór por decreto de 30 de setembro de 1838.

## 37.º Visconde de Santarem.

Foi nomeado pela segunda vez, pelo decreto de 30 de março de 1842.

Não esteve em exercicio n'este segundo periodo da sua nomeação por que residia em Paris, onde se occupava em colligir e publicar a Collecção do Corpo Diplomatico Portuguez, por commissão do governo de Portugal.

Na sessão publica da Academia Real das Sciencias de Lisboa, de

- <sup>1</sup> Eis-aqui os termos do decreto da sua nomeação, de 30 de março de 1842:
- Attendendo ao merecimento, lettras e mais partes que concorrem na pessoa do visconde de Santarem: hei por bem nomeal-o guarda mór do nacional e real archivo da Torre do Tombo, vago pela exoneração dada ao conselheiro ministro e secretario d'estado honorario, Antonio Manuel Lopes Vieira de Castro...

Só as conferencias, pela sua natureza scientifica e litteraria, quadram á especialidade do nosso trabalho, e por isso devemos apontar os preceitos que as regulam; e ainda assim apontaremos unicamentos essenciaes:

«Artigo 1.º—A primeira conferencia de outubro será solemo, n'ella serão lidos os relatorios do secretario e vice-secretario; uma orção ou memoria sobre objecto livre, mas que tenha relação com a solecia do direito; finalmente, alguma oração em memoria do socio blacido, que tenha sido imcumbida por escolha do presidente. N'esta orferencia serão pelo presidente entregues os diplomas aos socios electivos que tiverem adquirido o direito de os receber.

«Artigo 2.º—As conferencias principiarão pela leitura da relational dos socios que estiveram presentes na antecedente; seguir-se-ha a la tura da correspondencia e da ultima redacção das respostas ás constas; a votação sobre este objecto; a leitura e discussão da consulta, un na sua falta, a discussão de alguma duvida de direito e praxe; mas a este respeito não haverá votação; concluirá pela declaração feita pel presidente do objecto da discussão da conferencia seguinte.

§ 1.º Para a distribuição haverá uma relação dos socios effectivos pela ordem da sua antiguidade, e se fará começando pelo mais modemo que estiver presente, e seguindo-se com toda a egualdade sem que se licito alterar esta ordem. O presidente, secretario e commissario alterativo não entram na escala da distribuição.

§ 2.º Para que a meza admitta á distribuição qualquer consulta é indispensavel que n'ella esteja uma verba do commissario administrativo, que indique a recepção e declare a quantia de honorario preparato.

\$ 3.° Se, feita votação de uma consulta, a meza entender que honorario deve ser maior ou menor, arbitrará o definitivo por excepto, que entregará ao commissario administrativo. Sendo o arbitrio me nor do que o preparo, o commissario administrativo passará a diferença ao secretario para ser devolvida ao consulente; sendo maior. Es secretario não entregará a consulta sem o commissario o certifica de que recebeu a differença.

\$ 4.° Sobre a ultima redacção é absolutamente prohibido renora a discussão; sómente é admissivel alguma brevissima observação retricta ao mero facto de estar ou não a redacção conforme ao veneira sem que para isto se dé a palavra mais de uma vez; poderá combina qualquer socio lembrar o addicionamento, emenda, eliminação e substruição de algum fundamento, e a meza tomará a lembrança na conferenção que entender.

«Artigo 3.º—No fim da conferencia ou em occasião que parecer lais opportuna se assignarão as respostas ás consultas.

§ unico. Parecendo conveniente á mais prompta expedição, as resostas serão sómente assignadas pelo presidente e pelo secretario; n'este iso a resposta terá o séllo de que a associação usa, e n'ella se declará se o vencimento foi por unanimidade dos socios presentes, por uasi unanimidade (havendo até dois votos em contrario) ou por maioria.

- «Artigo 4.º—O socio honorario que estiver presente entra egualnente na discussão e vota.
- «Artigo 5.º—Na ultima conferencia de julho se procederá á eleião dos cargos da associação, e do socio que ha de recitar a memoria obre o objecto livre de que trata o artigo 34.º

Limitando-nos aqui ás noticias pertencentes ao reinado da senhora ). Maria 11, diremos comtudo, desde já, que a benemerita Associação los Advogados existe ainda hoje, brilhando pela distincção de seus socios, ornamento do foro portuguez, e sendo proveitosa pela importancia los assumptos de que trata, das questões e duvidas que resolve.

Devemos finalmente, observar que antes do anno de 1838 tinha já estado em exercicio outra associação denominada: Sociedade Jurídica de Lisboa, cujos estatutos foram approvados em sessão de 12 de abril de 1835.

D'esta corporação havemos de tratar, em chegando, na ordem alphabetica, aos capitulos relativos a Sociedades.

## ASSOCIAÇÃO JURIDICA DE BRAGA

## 1835

Na creação d'esta associação andou a influencia do magistrado que n'este anno era juiz de direito da comarca de Braga.

Na portaria de 3 de novembro do mesmo anno expressou o governo a lisongeira esperança de que esta associação havia de consagrar-se com todo o zelo ao desempenho da missão que sobre si tomára, esperança esta que lhe era inspirada pelas qualidades dos socios que a compunham.

#### ASSOCIAÇÃO MARITIMA E COLONIAL

Pelo decreto e carta regia de 5 e 21 de novembro de 1839 soi a ctorisada a Associação Maritima, e approvados os seus estatutos, que constavam de 35 artigos, divididos em nove capitulos.

Esta associação, organisada por muitos e mui zelosos officiaes à armada, tomou a seu cargo promover o melhoramento da marinha; in dagar as causas que tinham influido, ou podiam influir na declinação da marinha, tanto militar, como mercante; indicar os meios da sua retauração; e ministrar ao publico todos os conhecimentos, todas as reflexões, e todos os arbitrios que podessem ser adequados a tão importante fim; concorrendo ao mesmo tempo para estreitar cada vez más as relações commerciaes dos estabelecimentos ultramarinos com a más patria, e d'esta com os differentes pontos e nações do globo que se empregam nas operações do commercio.

É tão importante o fim a que se propoz esta memoravel associação, que nos damos por obrigado a registar textualmente as disposições do titulo 1.º dos seus estatutos:

- «A Associação tem por objecto:
- •1.º Concorrer para o aperfeiçoamento da marinha militar.
- •2.º Investigar o estado actual dos estabelecimentos ultramarinos: quaes as causas presentes ou remotas da sua decadencia; como fazel-si prosperar; mostrar as vantagens e os inconvenientes que d'elles poden resultar, assim em relação á representação política portugueza, como ao augmento da riqueza nacional.
- c3.º Perscrutar as causas da declinação da marinha mercantil, i por meio da analyse da actual aptidão maritima das guarnições, perfeção das construcções, apparelhos, velame, etc., já comparando com i nossa a legislação maritima das nações com quem temos relações com merciaes, para conhecer, se, e como, a navegação portugueza é favore cida ou prejudicada.
- «4.º Evidenciar a necessidade de uma educação maritima bem de rigida.
- «5.º Indagar, se é possivel abrir novas relações commerciaes en as duas Americas, ou quaesquer outros pontos do globo, e finalmente procurar, por quantos meios suggerir o saber e zelo dos socios, por

ermo à vergonha e prejuizo que resulta de ser feito o commercio exerno quasi em totalidade por navios estrangeiros.»

Não ha por certo um programma, n'este genero, que mais desenolvido, luminoso e patriotico seja!

Os estatutos regulavam a admissão, direitos e deveres dos socios, organisação da associação, e divisão de seus trabalhos, as eleições, s sessões, a publicação de seus Annaes (de que logo fallaremos), e a lassificação e publicação de memorias.

Na sessão preparatoria de 16 de novembro de 1839 resolveu a ociedade Maritima dar conhecimento da sua existencia, e convidar para eus socios a todos os individuos, que ao conhecido zelo pelo bem pulico unissem conhecimentos especiaes nas materias de que ia occu-ar-se.

Assim, por exemplo, em 1 de dezembro remetteu o secretario da ssociação, o sr. Mattos Corrêa, os estatutos a D. Fr. Francisco de S. uiz, pedindo-lhe que participasse, se devia inscrever o seu nome na ista dos socios; visto ser D. Fr. Francisco de S. Luiz uma das pessoas em quem se verificavam as apontadas circumstancias.

Um grande e relevante serviço prestou a associação, publicando is preciosos Annaes Maritimos e Coloniaes, que ainda hoje devem ser considerados como um excellente repositorio de boas noticias, relativanente às coisas da marinha e do Ultramar.

Dizia o artigo 26.º dos estatutos: «Com o titulo de Annaes Maritimos serão publicados folhetos nos periodos que se julgar opportunos, os quaes deverão conter todas as obras, memorias, inventos, aperfeiçoamentos, descripções de machinas, etc. apresentadas pelos socios; a relação e exame critico de todas as publicações nacionaes e estrangeiras sobre objectos maritimos; as descripções dadas pelos socios dos paizes a que aportarem, e as observações que tiverem feito no decurso das suas viagens.»

Ao dar cumprimento a este preceito, deliberou-se a associação, muito louvavelmente, a amplial-o, addicionando os inventos e aperfeiçoamentos, quando feitos em paizes estrangeiros, ou por individuos não socios; e bem assim: 1.º a noticia das especulações maritimas singulares, e os seus resultados; 2.º o estabelecimento de novas colonias, in-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Veja Estatutos da Associação Maritima. Lisboa, Imprensa Nacional. 1839.

cremento das antigas, e seus movimentos commerciaes; 3.º novos descobrimentos de terras e baixos, e verificação de antigos; 4.º pharoes construidos novamente; 5.º e, finalmente, tudo quanto podesse interessar o commercio maritimo, aperfeiçoar a navegação, ou concorrer para a prosperidade das colonias.

Eis-aqui o plano que traçou para a publicação dos Annaes Maritimos e Coloniaes.

Sairia em cada mez um folheto, nas primeiras paginas do qual seriam publicados os actos do governo relativos ás colonias, ao commercio maritimo e á marinha; seguir-se-hiam as actas da associação, as memorias e trabalhos dos socios; depois os artigos extraídos dos periodicos estrangeiros; e em ultimo logar as noticias dos pharoes, dos baixos, e outros avisos, uteis aos navegantes.

A associação entendeu que devia salvar a sua responsabilidade a respeito das idéas e doutrinas das memorias dos socios, publicadas nos Annaes; declarando que a publicação não implicava ipso facto approvação; mas sómente significava que o trabalho versava sobre objecto importante, estava regularmente desenvolvido, e escripto em linguagem corrente.

A associação, appellando para as capacidades dos seus socios, e confiando nos esclarecimentos que já havia sollicitado das auctoridades do ultramar, poz mão á obra, e publicou o 1.º numero dos Annaes no mez de novembro de 1840.

De seis series se compõe esta publicação, terminando no num. 4.º do anno de 1846 4.

Em 15 de julho de 1840 dizia o ministro da marinha:

«Por decreto de 5 de novembro se approvaram, e confirmaram os estatutos de uma Associação Maritima, cujos fins são promover o melhoramento da nossa marinha de guerra, e mercante, e o desenvolvimento, entre o reino e provincias ultramarinas, de todas as relações, de que possam resultar vantagens reciprocas. Sempre que o espirito de associação toma um caracter tão patriotico e civilisador, o governo de S.

Seis series desde 1840 a 1846.

¹ Annaes Maritimos e Coloniaes. Publicação mensal redigida sob a direcção da Associação Maritima e Colonial.

Ese compraz em o animar, em dar-lhe toda a protecção que está ao

Antes d'isto havia o governo ordenado, em portaria de 5 de maio 840, aos governadores das provincias ultramarinas, que, por si e s auctoridades suas subordinadas, satisfizessem aos pedidos da asação, subministrando-lhe todos os esclarecimentos e informações de carecesse, com o zelo e boa vontade que devia esperar-se de quem :a o bem da patria.

Julgamos ser um acto de justiça, aliás muito do agrado dos leis, o registar aqui os nomes dos socios fundadores da Associação ritima e Colonial. São os seguintes:

José Xavier Bressane Leite.—Presidente interino.

Joaquim José Gonçalves de Mattos Correia.—Secretario interino.

Joaquim José Cecilia Kol.—Secretario interino.

Antonio Lopes da Costa Almeida.

Antonio Manuel de Noronha.

Antonio Maximiliano Leal.

Antonio Ricardo Graça.

Feliciano Antonio Marques Pereira.

Fernando José de Santa Rita.

Francisco Soares Franco.

Ignacio Chantard.

João Bressane Leite.

João da Costa Carvalho.

José de Fontes Pereira de Mello.

João Maria Ferreira do Amaral.

João Pedro Nolasco da Cunha.

Joaquim José de Andrade Pinto.

Joaquim José Correia.

José Bernardo da Silva.

José Joaquim Alves.

Isidoro Francisco Guimarães.

Lourenço Germack Possolo.

Manuel Thomás da Silva Cordeiro.

Porfirio Antonio Felner.

Relatorio do Ministerio da Marinha e Ultramar, apresentado de camaras na sessão extraordinaria de 1840.

A Associação Maritima e Colonial de Lisboa esmerou-se em éxempenhar o seu difficil programma; sendo uma convincente prova d'esa asserção o riquissimo repositorio denominado: Annaes Maritimos e Coloniaes, que já mencionámos.

E com effeito, n'essa interessante publicação mensal (que é lassema não haver continuado além do anno de 1846) se encontra a mentra do que de mais notavel se descobria ou melhorava tocanta á mentra militar; de tudo o que a meditação e experiencia iam inculcade de mais util para o bom regimen e desenvolvimento progressivo de nossas conloias. Ali se encontrava uma preciosa serie de dados estate ticos relativos ás mesmas colonias, bem como uma instructiva narração historica das nossas navegações, descobrimentos e conquistas, e muis e recommendaveis Memorias, etc.

De justiça é commemorar, entre outros nomes de socios illustres o do socio Joaquim José Falcão, ministro da marinha e ultramar. Come socio contribuiu, por seu exemplo e coadjuvação, para a estabilidade engrandecimento da associação. Como ministro, possuido das melhores intenções, protegeu poderosamente a publicação dos Annaes, e aprote tou as luzes da associação para se guiar nas providencias tendentes e melhorar a sorte das nossas possessões ultramarinas.

#### ASYLO RURAL MILITAR

Pelo decreto de 12 de janeiro de 1837 (referendado pelos ministros visconde de Sá da Bandeira, e Manuel da Silva Passos) foi creada uma casa pia, com a denominação de Asylo Rural Militar, destinada esclusivamente para recolher, alimentar, e educar oitenta alumnos, filha de praças de pret do exercito.

O asylo teria assento no edificio do extincto convento do Varatoja applicando-se-lhe tambem a cerca respectiva, e uma porção de teriem nacional, não mui distante do estabelecimento.

Seriam admittidos no asylo os filhos dos que tivessem morrido en combate, dos que tivessem sido mutilados; sendo preferidos, n'este caso aquelles que já não tivessem paes; e, finalmente, seriam admittidos os filhos d'aquelles que, embora não estivessem nas circumstancias indicadas, tivessem servido bem e por longo tempo a patria.

Para a admissão exigia-se a certidão de haverem sido vaccinades os alumnos, e a circumstancia de terem constituição robusta.

Não poderiam os admittidos conserva-se no asylo senão até aos oito annos.

O que muito interessa ao nosso proposito, é saber qual genero de ino e de educação mandava o decreto dar aos asylados. Satisfaz a sa curiosidade o art. 4.º d'aquelle diploma, nos termos seguintes:

«N'este asylo aprenderão os alumnos a ler, escrever e contar, doula christã, principios de grammatica e historia portugueza, os exerlos militares, e a pratica da agricultura. A pratica da agricultura deve
a mais completa; deve-se fazer-lhes conhecer a cultura alternada, e
ros processos aperfeiçoados, e haverá toda a attenção que os instruntos ruraes de que se servirem sejam reconhecidamente mais perlos e uteis, que os antiges, a fim de poderem mais facilmente ir-se
roduzindo no paiz. Finalmente, ensinar-se-ha aos alumnos a parte de
rpinteria, e ferraria, que é necessaria para a construcção dos mesmos
strumentos.»

Quando a edade e o numero dos alumnos o permittissem, podeim elles ir trabalhar fóra, de jornal; sendo duas partes do producto esse jornal applicada para as despezas da casa, uma para os gastos arios do interessado, e a ultima se guardaria e lhe seria entregue lando saisse do asylo.

Os alumnos que, á saida do estabelecimento, quizessem destinar-se vida militar, seriam enviados aos corpos do exercito que escolhessem.

Teria o asylo um commandante e um ajudante; um professor de rimeiras lettras e principios de grammatica portugueza; um feitor, m ferreiro, um carpinteiro de instrumentos de agricultura, e os detais empregados necessarios: podendo aggregar-se-lhe dois sargentos alguns soldados veteranos, bem morigerados e intelligentes.

O commandante, o ajudante, e o professor de primeiras lettras onstituiriam o conselho de administração do asylo.

O asylo ficaria sujeito á vigilancia, inspecção e fiscalisação do diector da Escola do Exercito.

Um quarto de seculo tem que decorrer até que este pensamento se converta em realidade!

E com effeito, sómente pela carta de lei de 2 de julho de 1862 foi o governo auctorisado a organisar o estabelecimento creado pelo decreto de 12 de janeiro de 1837, passando a ter a denominação de Asylo dos filhos dos soldados. Opportunamente trataremos d'este ultimo.

«O Asylo dos filhos dos soldados (disse ha poucos annos um intelligente official do exercito) teve origem no decreto com força de lei le 12 de janeiro de 1837, que determinou a creação de um Asylo milier rural, com o fim de dar amparo e protecção aos filhos de tantas para de pret que haviam combatido ou morrido nas campanhas da liberada, e de habilitar essas creanças em proveito da agricultura, primen riqueza do paiz, e que a guerra civil havia profundamente affectado.

«O Asylo Rural nunca chegou a organisar-se.»

Passa depois a examinar a organisação e vantagens do asylo pe em 1862 foi creado com a mencionada designação de Asylo dos filis dos soldados.

Não acompanharemos agora a exposição relativa a este ultimo stituto, por isso que só foi creado no anno de 1862, quando reinau saudoso senhor D. Pedro v, e inaugurado em Mafra por el-rei D. Lux em 24 de agosto de 1863.

#### ASYLOS DA INFANCIA DESVALIDA

Não me julgo dispensado de mencionar n'esta obra a instituição das casas de asylo da infancia desvalida, que em Portugal está planta desde o anno de 1833.

Se estes recommendaveis estabelecimentos teem essencialmente caracter de caridade e beneficencia, é certo, por outro lado, que procuram elles ás creancinhas das classes menos abastadas o ensino de mentar e a educação, e entram, debaixo d'este ponto de vista, no plando nosso trabalho.

E com effeito, são as casas de asylo da infancia desvalida, verbideiras escolas, como excellentemente disse ha muitos annos o Conselli Superior de Instrucção Publica: são estas escolas o berço da instrucção primaria, a educação primordial da edade em que amanhece a luz di razão, e precisa ser guiada por mão sabia e virtuosa.

Faz gosto ler os elogios que o governo e os particulares hão (alta es estabelecimentos.

Quando nos fins de novembro do anno de 1852 approvava o governo os estatutos pelos quaes havia de regular-se a associação repectiva, dizia elle, no preambulo: que essa associação se consagrana a

<sup>1</sup> Veja: Breves apontamentos e considerações sobre o «Asylo dos filhos de soldados»... Pelo major de cavallaria Antonio Josè da Cunha Salgado.

star ensino elementar e educação moral ás creanças pobres e desparadas, por meio de soccorros e cuidados que empregava n'este penho com animo caritativo e verdadeiramente nobre e generoso.

Quando em 1858 approvava o governo a instituição e estatutos do lo da infancia desvalida da cidade de Evora, dizia no preambulo do reto de 21 de abril: que tomára em consideração a grande convencia e vantagem que á moral publica e ao progresso da civilisação ulta de semelhantes estabelecimentos de caridade, em que as crean; pobres e desamparadas, obtendo os precisos meios de subsistencia, trucção e educação, se preparam facilmente para virem a ser um dia estaveis a si e á patria.

Perfeitamente, porém, são caracterisados o fim e os uteis d'esta stituição em um escripto publicado em 1873, com o titulo de *Noticia*, qual especificaremos adiante a inscripção completa, e havemos de roveitar, muito em resumo, em alguns dos pontos da exposição que es leitores apresentamos n'este capitulo.

A Noticia, em harmonia com as indicações da carta organica da hilantropica instituição, considera como sendo essencialmente o fim as casas de asylo o dar protecção, educação e instrucção a creanças e ambos os sexos, desde a época em que se tornam independentes os immediatos cuidados da alimentação pelas mães até a edade de sete nnos; assegurando assim ás mesmas creanças um abrigo carinhoso e enefico, e aos paes a possibilidade de cuidarem durante o dia do seu rangeio, sem verem a cada momento amargurado o trabalho com a embrança do abandono em que tenham deixado seus filhos.

Para bem explanar o que deve entender-se pelas expressões: proecção, educação e instrucção, assim se exprime: «Desenvolver as nasentes faculdades da creança, incutir n'ella os habitos de ordem e aceio;
firmar nos corações infantis os principios essenciaes da religião e da
moral christãs; ensinar os elementos da leitura e da escripta, as primeiras operações de arithmetica, e ás meninas os lavores necessarios á
mulher do povo; alimentar, finalmente, e assegurar aos asylados uma effectiva e cuidadosa vigilancia: taes eram as bases essenciaes do que os
estatutos appellidavam de protecção, educação e instrucção.»

Data do anno de 1833 a instituição das casas de asylo da infancia desvalida em Lisboa. O immortal duque de Braganca foi o presidente da associação dos primeiros instituidores, e assistiu ás sessões do conselho director, illustrando-o com o seu conselho, e apoiando-o com a influencia da sua posição e energia da sua vontade.

Uma commissão foi nomeada pelo duque de Bragança, compesa nada menos do que do duque de Palmella (D. Pedro), Francisco la nuel Trigoso de Aragão Morato, e D. Lourenço de Lima. Foi o sala Triguso quem elaborou o projecto de estatutos, o qual teve publicidade em 1834 debaixo do titulo de Projecto de regulamento para as cuan de asylo da primeira infancia.

A primeira casa de asylo abriu-se a 8 de maio de 1834. Era un ensaio que se fazia para estudo e experiencia da instituição. Chegara a reunir-se 21 alumnos; mas refere-se que foi necessaria a muito para vencer a repugnancia que as familias tinham, em consentir que creanças fossem confiadas aos cuidados da associação.

No anno de 1835 havia já tres casas de asylo; a instituição mencia a acceitação geral, e tinham affluido numerosas subscripções, finrando entre os subscriptores e directores as primeiras senhoras da circ. e individuos de nobreza ou elevada collocação política. A imperatri viuva de D. Pedro presidiu á direcção da sociedade, e a rainha a se ahora D. Maria II dava todas as demonstrações de interesse pela mecente instituição.

Em 1836, relatando os factos da gerencia de 1835, annuncion escretario Mousinho de Albuquerque á assembléa geral a abertura de mais duas casas de asylo, a elevação dos asylados ao numero de 28. a creação de um hospital para os doentes, tambem asylados, e o a gmento das subscripções e donativos. Para que se veja o quanto hai de enthusiasmo no referido anno de 1835, basta dizer que um baile de club, em beneficio das casas de asylo, produziu liquido de despezas receita de 1:142,000 réis.

Em 1836 foi estabelecido o sexto asylo, notavel pela circumstanto de querer a rainha sustental-o á sua custa, mas sob a direcção do overselho director da sociedade.

O exemplo da capital começou a ser imitado no Porto e em Combra, onde foram creadas associações e se fundaram casas de asylo.

A agitação política nos annos de 1836 e 1837 fez diminuir as receitas, tanto ordinarias como extraordinarias, ao que acresceu, infeirmente, o desastroso effeito do incendio que devorou o edificio da Experança, onde estava o asylo do mesmo nome. Em substituição ficereado um estabelecimento filial, confiado á direcção de um dos mais distinctos clínicos da capital, o doutor Bizarro, o qual deixou um nome respeitado nos annaes da beneficencia e dedicação humanitaria.

Em 1840, diz a Noticia que muito a correr vamos seguindo. 2013

n-se de todo desvanecidos os embaraços que tinham occorrido desde 36; legados e donativos importantes permittiam já custear sem difuldade as despezas ordinarias, capitalisar sommas relativamente conteraveis, melhorar os asylos existentes e abrir outro em Santa Martha.

Não surtiu grande effeito a creação de casas de asylo de segunda ancia (onde as creanças pobres podessem completar uma educação enas esboçada nos asylos). Em 1852 annuciou o conselho director e havia resolvido fechar taes casas de asylo, pela quasi nulla freencia dos alumnos e mingua de resultados alcançados.

No periodo que decorreu de 1843 a 1854 deixou de se reunir a sembléa geral, cessando assim a informação dos socios no que toca historia da gerencia das coisas da associação. Talvez influisse n'este fraquecimento do estado das casas de asylo a situação política de rtugal n'aquelles tempos, em que a agitação e perturbações dos anisse tornavam imcompativeis com os cuidados da beneficencia, que mandam socego e quietação.

Reviveu depois o fervor antigo, e procedeu-se a indispensaveis formas, que felizmente produziram bons resultados, poderosamente vorecidos por salutares providencias e admiraveis rasgos de dedicação generosidade.

Antes, porém, de mencionar o que particularmente se refere aos es ultimos annos do reinado da senhora D. Maria II, seja-me permitlo dizer duas palavras a respeito de um dos mais antigos asylos de ortugal, o da cidade do Funchal.

Foi este asylo creado em dezembro do anno de 1834 pelo então refeito da provincia da Madeira e Porto Santo, Luiz da Silva Mousi-ho de Albuquerque, e por sua esposa D. Anna de Mascarenhas Ataíde, tactamente pelo modelo d'aquelle que a esse tempo estava já instinido em Lisboa.

Este asylo, que me parece ser o segundo estabelecido em Portual, teve o seu primeiro assento no palacio da fortaleza de S. Loureno, residencia dos illustres fundadores; passando depois, em virtude a portaria do ministerio do reino de 13 de janeiro de 1836, para uma asa da fazenda no Campo da Barca da cidade do Funchal.

Durante o governo do preclarissimo fundador chegou o asylo a rande auge, subindo o numero das creanças que mantinha a 120; delois, porém, que elle se retirou da Ilha da Madeira, foi decrescendo o primitivo fervor, e a instituição quasi que ia definhando.

Felizmente, reviveu no anno de 1847 o estabelecimento, graças á

direcção composta de senhoras muito dedicadas, presidida pelo reverendissimo bispo da diocese. Tinha então o asylo 70 creanças, sendo 23 do sexo masculino, e 37 do sexo feminino. Sustentava-se por meio de subscripções e donativos extraordinarios. Fazia de despeza mensi 40 a 42,000 réis, para pagar a uma mestra, uma ajudante, e a un moço cosinheiro.

Para dar a noticia que deixo exarada, aproveito a que mais des envolvidamente dei em um opusculo publicado em 1847, com o itial de Apontamentos sobre as classes desvalidas, e institutos de benefico cia, em beneficio do indicado asylo.

Por quanto o estabelecimento fora fundado por um prefeito pa tuguez, trouxe eu á lembrança a seguinte passagem de uma circular de prefeito de Loir et Cher (França), de 13 de novembro de 1843: de utilidade das salas de asylo é geralmente reconhecida. Na ausencia de paes, distraidos pelos trabalhos de cada dia, offerecem estes estabecementos ás creanças de tenra edade as melhores fianças de seguranço e saude. Ali recebem tambem as primeiras impressões de moral, proprias para exercitarem a influencia mais salutar no seu futuro provedimento; ali começa a sua educação intellectual; e bebendo os contentos mais simples, e mais ao seu alcance, preparam-se para seçuidepois com maior fructo as lições das escolas primarias.»

Voltando á historia dos asylos em Lisboa, diremos que logo me principio do anno de 1851 acudiu á mente do conselho director de pensamento de grande alcance. Lembrou, e foi approvado que se zesse uma exposição de obras de industria e bellas artes, bem com de objectos galantes e de curiosidade, contribuindo para estes ultimos com suas prendas e dadivas as pessoas zelosas pela conservação de casas de asylo.

Resolveu-se tambem que entrassem na exposição objectos de adres no, nacionaes e estrangeiros, confiados por seus donos para estanga patentes por alguns dias ao publico.

Egualmente seriam convidados os fabricantes e artistas para experem algumas de suas obras mais perfeitas, que aliás dezejassem toras conhecidas.

Os objectos de galanteria e curiosidade eram destinados a sería de premios de uma loteria, tirados á sorte, cuja extracção se effeituan no dia immediato ao encerramento da exposição.

Os bilhetes de admissão dos visitantes daria direito aos premió da loteria.

A realisação d'este bem traçado plano produziu resultados beneos, muito superiores a toda a expectativa. Effeituou-se a exposição espaçosissima sala do risco do Arsenal da Marinha; e tão feliz foi o ito d'esta bem inspirada tentativa, que a commissão revisora das ntas do anno de 1852 teve a fortuna de poder dizer no seu relato, depois de fazer notar que a philantropia civilisadora e illustrada ntemplara a instituição com a avultada somma de 15:220,5000 réis:

«Vós sabeis que n'esta quantia se comprehende a verba de réis 8705000, brilhante resultado que se deve á feliz inspiração de alem que concebeu o pensamento de uma exposição philantropica, e zelo e desvelo com que esta idéa foi secundada.»

E aqui, em presença dos grandiosos resultados que se alcançam, e como testemunho do extraordinario brilho de uma festa de calade, que por muitos dias excitou a admiração da capital e attraiu interessantes, devemos deixar registada uma interessante issagem da *Noticia*:

«Tudo quanto se encontrava na capital tendo valor artistitico ou deresse historico, e sendo por sua natureza susceptivel de um facil ansporte e arrecadação, foi sem hesitação confiado, ou pelo estado, u pelos soberanos ou por particulares ao sr. Vianna Pedra e a seus ollegas na commissão da exposição, que se viram assim tornados moalmente responsaveis pela conservação de objectos para a nação ou ara os seus donos de um valor inestimavel. Os antigos codices illumiados dos archivos do estado; a Biblia dos Jeronimos; os paramentos a capella de S. João Baptista; os altares de prata e lapis lazuli d'esse sonumento da estentação de D. João v; os quatro admiraveis quadros le Sequeira, ultima producção do grande pintor nacional, hoje proprielade valiosa da casa Palmella; e tantos outros primores de pintura, naravilhas de ourivesaria, antigos esmaltes, e monumentos historicos ibrilhantaram a sala de exposição, visitada successivamente por milha-'es de pessoas, que ali encontravam as primeiras e mais elegantes seihoras da côrte vendendo sortes de um bazar cujos premios eram obra 30a, sobresaindo entre elles os de S. M. a senhora D. Maria 11.»

E com effeito, não exaggerava a Noticia o valor da memoravel exposição. Tenho diante de mim, á hora em que traço estas linhas, o catalogo dos objectos particulares collocados na magnifica sala do risco em exposição publica, e admiro o quanto de boa vontade e diligencias foram necessarias para reunir em um só ponto preciosidades tão numerosas, quanto variadas e despertadoras de curiosidade enthusiastica.

Em pintura viam-se e admiravam-se retratos e quadros pintados a

oleo, de verdadeiro merecimento; em todos os outros ramos das bella artes eram enlevo dos olhos e da alma um sem numero de objetio, que, ou apresentavam primores de esculptura, ou davam testemunt da perfeição da arte nos tempos antigos, ou revelavam os progresso da industria, ou em qualquer sentido mereciam attento olhar.

Muito folgariamos de poder especificar alguns dos apurados objectos que na exposição figuraram; mas falta-nos o espaço, e é les que nos limitemos a appellar para a lembrança dos leitores que tram a fortuna de ser testemunhas oculares d'aquelle donoso especa culo, e para os demais, inculcar-lhes o seguinte subsidio:

Catalogo dos objectos particulares collocados na Exposição Phila tropica. 1851. (Não são comprehendidos no Catalogo os objectos di recidos para premios da loteria) Additamento ao Catalogo da Espa ção Philantropica.

É incontestavel que a S. M. I. a senhora duqueza de Bragas deve muitos e assignalados serviços a instituição das casas de assignancia desvalida em Lisboa, até á época em que entendeu devercas ar n'esse desvelado empenho.

Mas é de justiça assignalar o nome de um bemfeitor incansave a philantropica instituição, o nome de *Manuel Antonio Vianna Pedro*, a pouco mencionado na magnifica pagina da *Noticia*.

Este homem, que empregou a parte melhor da sua vida em conditar dos desvalidos, teve occasião de fazer uma viagem ao Brasil. A aproveitou o ensejo para sollicitar soccorros dos portuguezes ali redentes, que já desde 1848 haviam começado a mostrar-se bem dispos tos a favor das casas de asylo. Quantia superior a 8:000\$000 reism successivamente enviada (do Brasil) pelo decurso do anno de 1851 sociedade.

Quando Vianna Pedra regressou a Portugal, mais e mais rebrou de zelo e dedicação, promovendo bazares de caridade, bailes, presentações theatraes, illuminações dos jardins da capital, e appeliant para a caridade publica por todos os meios engenhosos e nobres. Il grande exposição de 1852 na sala do risco do Arsenal da Marinha que acima apontámos, foi o principal motor e alma o insigne philantopico Vianna Pedra, o qual, até ao fim da vida, se desvelou semila no santo empenho de promover o bem das infelizes creaturas pobres.

Não é ainda tempo de mencionar o seu respeitavel nome a proposito do asylo de D. Pedro V para a infancia desvalida no Composito do asylo de D. Pedro V para a infancia desvalida no Composito de composi

Cabe, porém, no periodo que estamos historiando, tomar nota de ue *Vianna Pedra* logrou tambem fundar em Vianna do Castello um nportante asylo.

Em boa situação estavam as coisas: não sómente se podia acudir o sustento, educação e instrucção dos asylados das seis casas de Lisoa; mas pôde o conselho director ceder uma parte dos lucros da exosição a cada uma das segundas casas de asylo para segunda infancia e Lisboa, e aos asylos do Porto, Coimbra, Funchal, e Cardaes de Jens.

De 1852 até 1853 prosperou a instituição; de sorte que na época m que termina o reinado da senhora D Maria II (15 de novembro de 1853), que ora nos occupa, ficou em excellente estado a instituição de que tratamos.

Em 1851 parecera que os primitivos estatutos necessitavam de molificações, aconselhadas pela experiencia como sendo uteis para que melhor se conseguissem os fins da instituição das casas de asylo.

«Creara-se pois a necessidade, diz a citada Noticia, de reformas, e no seio da sociedade e do conselho havia por fortuna quem tivesse o prestigio, intelligencia e força de vontade necessarios para os levar a effeito e amparar.»

Discutiram-se effectivamente novos estatutos, os quaes, assignados pela imperatriz viuva, duqueza de Bragança, como presidente; pelo conde de Porto Covo da Bandeira, vice-presidente; pelos secretarios Munró e Vianna Pedra, foram submettidos á approvação do governo.

Pelo decreto de 3 de novembro de 1852, referendado pelo ministro do reino, Rodrigo da Fonseca Magalhães, foram approvados os novos estatutos, que são ainda hoje a carta organica da Sociedade das Casas de asylo da infancia desvalida de Lisboa.

O capitulo 1.º dos indicados estatutos encerra em suas disposições os elementos indispensaveis para se poder formar uma idéa cabal do fim da instituição, da natureza e qualidade do ensino que se ministra ás creanças asyladas.

Eis-aqui as disposições dos artigos do referido capitulo, que se inscreve: Objecto da associação:

Art. 1.º—A Sociedade das Casas de asylo da infancia desvalida de Lisboa tem por objecto dar protecção, educação e instrucção ás crean-

cas pobres de ambos os sexos desde que tenham acabado a creação de leite, tratando dos meninos até á edade dos sete annos, e das moninas até á de nove, habilitando assim os paes e mães de familia a recuparem-se na sua lida diaria, sem o inconveniente de deixarem sem filhos ao abandono.

- § 1.º—Os meninos de mais de 4 annos, e as meninas de mais de 6 não serão admittidas.
- § 2.º—Poderão conservar-se em cada casa de asylo até à edade 12 annos, 24 das meninas que até aos 9 annos tiverem mostrador aproveitamento, precedendo para isso decisão do conselho de de recção, sobre proposta das senhoras directoras.

Para perfazer este numero ficarão nos asylos oito em cada um de tres primeiros annos, e as vagaturas se preencherão annualmente, a medida que occorrerem.

- Art. 2.º—A protecção que se dá ás creanças consiste em suste tal-as em quanto estão nas casas de asylo, e tratar do seu indispensivel agasalho e aceio, assim como de promover o desenvolvimento progressivo das suas faculdades, desviando-as de todos os perigos por mede uma continua vigilancia.
- Art. 3.º—A educação consiste em promover o desenvolvimento das suas faculdades physicas e moraes, habitual-as ao aceio, ordem obediencia e respeito, e em fazer desenvolver em seus corações o ama a Deus e ao proximo, acompanhando sempre os preceitos com os bas exemplos.
- Art. 4.º—A instrucção comprehende os elementos da doulris christã, ler, escrever, contar, e todas as mais noções geraes ao alcand da primeira infancia.

Em quanto às meninas consiste, além d'isto, em lhes ensinar e trabalhos proprios do seu sexo e da sua edade .

Nos restantes artigos são mencionados os encargos e os direitos dos socios; a constituição e competencia da assembléa geral, do corselho de direcção, e da commissão administrativa; as regras relativas gerencia dos fundos; e outras especialidades.

Não deve ficar no silencio uma tocante disposição dos estatutos \* sim concebida:

¹ No que respeita á organisação da sociedade e regimen das casas de sporte de infancia desvalida de Lisboa, veja o decreto de 3 de novembro de 1852, per contém os respectivos estatutos. (Collecção da Legislação do anno de 1852, per 613 a 618).

«Em testemunho de veneração ao augusto fundador das casas de sylo n'esta capital, e como acto proprio para infundir nos animos das reanças sentimentos de gratidão, no dia 24 de setembro, anniversario o obito de S. M. o imperador, de saudosa memoria, assistirão todos s alumnos d'esta instituição a uma missa, nos templos que o consesio de direcção previamente houver designado.»

Em todos os edificios dos asylos ha uma sala espaçosa para aula om amphitheatro para cem ou cento e cincoenta creanças; outra sala ara exercicios de escripta, arithmetica e costura; um refeitorio; uma asa para os bibes; uma para lavatorio; além da cosinha, dispença, uartos para mestras e criada, e um quintal arborisado para recreio as creanças.

O pessoal empregado em um asylo de cem creanças consiste em ma mestra com o ordenado de 100,000 réis, uma ajudante vencendo 1,000 réis, uma creada permanente e um moço de recados. Quando s asylos teem cento e cincoenta creanças ha uma segunda ajudante com y vencimento de 9,000 réis.

Os livros adoptados para leitura são irreprehensiveis sob o ponto de vista moral e religioso, mas não satisfazem cabalmente ao fim da astitutição. Conviria crear-se uma litteratura infantil, que alargasse mais i intelligencia das creanças, — á semelhança do que se tem adoptado á fóra.

O methodo adoptado para o ensino da leitura é o de Antonio Feliciano de Castilho e está em uso desde 1852.

(Opportunamente fallaremos d'este methodo).

Todos os annos se procede a exame dos alumnos, aos mais dislinctos dos quaes se conferem premios em sessão solemne .

A primeira casa de asylo da infancia desvalida na cidade do Porto foi a instituida no dia 4 de abril do anno de 1836, anniversario da rainha a senhora D. Maria π. Foi devido á iniciativa particular este caritativo estabelecimento; empregando a associação instituidora os mais louvaveis esforços para que se convertesse em realidade o feliz pensamento que acudira á mente de alguns benemeritos portuenses. Foi nomeada uma commissão coadjuvadora, que tomou á sua conta a elabo-

¹ Veja: Noticia sobre a instituição das casas de asylo de infancia desculida de Lisboa. seu progressivo desenvolvimento e estado actual. Lisboa. Imprensa Nacional, 1873

ração de estatutos e regulamentos, distinguindo-se n'este bom serio o dr. Agostinho Albano da Silveira Pinto. Esta commissão, queredo evitar os inconvenientes de ensaios aventurosos, tratou de obter de Lisboa todos os esclarecimentos ácerca das casas de asylo que ali estavam já estabelecidas, e não só conseguiu esclarecimentos, senão tambem alguns documentos, mappas, modelos, que serviram de muito. Alguns membros da associação instituidora foram incumbidos de arranja casa, mobilia, etc., e se houveram com o maior zelo, e com especialidade o thesoureiro José Perry. Foi solemne a abertura da primeira sessão, recitando um apropriado discurso o barão de Fonte Nova.

Em egual dia (4 de abril) do anno de 1837 foi inaugurado m mesma cidade o segundo asylo, sob a protecção do principe D. Fernando como o primeiro tivera a protecção da rainha<sup>4</sup>.

Reinando ainda a senhora D. Maria II foi inaugurado na cidade de Angra do Heroismo um Asylo da infancia desvalida. Effeituou-se a inauguração no dia 16 de abril de 1853; sendo governador civil d'aquelle districto Nicolau Anastasio de Bettencourt.

No anno de 1850 foi concedida (pela carta de lei de 25 de julio) à Sociedade de beneficencia de Coimbra o edificio do extincto collego de Santo Antonio da Pedreira d'aquella cidade, para Asylo da infance desvalida do respectivo districto.

O governo mandaria proceder á avaliação do edificio, e indemisaria pela sua importancia o fundo especial de amortisação.

Não podemos deixar de recommendar á attenção dos nossos leitores um excellente artigo, que um jornal litterario de Lisboa publicou, sob o titulo de: Influencia Social das Casas de Asylo.

Ahi encontrarão os leitores apreciações muito judiciosas, e a de monstração cabal das vantagens de taes estabelecimentos.

Nos asylos, diz-se ali, as creanças estão livres de qualquer acridente, e respiram um ar bom, adquirem habitos regulares de orden. aceio e decencia, e entregam-se a divertimentos que não tem perigo occupando-se em exercícios hygienicos que os fortificam e alegram.

O mesmo acontece em quanto á alma.

<sup>1</sup> Veja: Relatorio e conta das casas de asylo da primeira infancia da cidebi do Porto, debaixo da immediata protecção de S. M. F. a Senhora D. Maria la de S. A. R. o principe D. Fernando Augusto. Porto 1837. Por Francisco d'besis e Souza Vaz.

Mr. de Salvandy, ministro que foi da instrucção publica em Fran-, chegou a dizer: «Tem-se notado, nos paizes onde as casas de asylo tam já de muitos annos, que as creanças levam para o lar paterno os us costumes de boa ordem, de aceio e respeito; associando assim os us progressos áquelles de quem os deviam ter recebido.»

A instituição das casas de asylo é mais do que a base do ensino imario; fórma a base da educação popular; apura e engrandece na a origem as forças materiaes e moraes da nação.

N'esse mesmo artigo encontrarão os leitores a indicação de diffentes obras que podem ser consultadas proveitosamente para o estudo este importantissimo assumpto<sup>4</sup>.

Ha pouco foi lembrado por um periodico da capital um alvitre, ne merece ser ponderado.

Lisboa mantém oito asylos-escolas para mil creanças, pela maior arte do sexo feminino, as quaes saem d'ali aos 12 annos com uma erta aptidão. Se a sociedade, dotada de mais alguns meios, podesse idustriar as asyladas em algum estudo profissional, que lhes abrisse lesde logo as portas de uma carreira certa, — seria isso muito vantaoso.

Assim, por exemplo, poderia estabelecer-se um pequeno curso ratico de economia domestica, destinado a dar conhecimento dos tratalhos mais essenciaes do governo interno de uma casa, no que toca á noa ordem, aceio e limpeza, arrumação, de engommar, de cosinhar, etc. «Aqui está, dizia-se, um meio de preparar excellentes criadas de servir, carreira que muitas poderiam servir com vantagem, devendo-ie-lhes incutir no animo a crença justa e verdadeira de que só é digno quem trabalha, e que todo o trabalho nobilita, quando é exercido com decoro<sup>2</sup>.»

Um aspecto notavel e de severa moralidade, sob o qual foi encarada a instituição das casas de asylo da infancia desvalida:

- ¹ Veja o Boletim Geral da Instrucção Publica, num. 20, de 18 de junho de 1862
- <sup>2</sup> Veja um interessante artigo publicado no *Diario de Noticias* de 19 de abril de 1876.

Aproveito sempre as indicações salutares, onde quer que as encontre; e não hesito em recommendar a leitura do bem concebido artigo que no texto cito em muito resumidos termos.

«A tenra edade, desprovida de subsistencia, e ainda mais de educação, abraça todos os elementos para uma futura vida depravada. Creanças, a quem seus paes não podem, em razão de seus trabalhos, vigiar, ou a quem a sorte deu paes, além de pobres, negligentes, acostumadas a vaguear pelas ruas sem guia nem restricção, sem conselho nem admoestações, contraem habitos perniciosos, que o tempo desenvolve; e d'ahi não poucas vezes saem as feras que dilaceram e atormentam a sociedade que tem a desventura de as contar no seu gremio. As casas de asylo, esse instituto de benção e caridade, tem por fim prevenir tão desastroso mal<sup>4</sup>.

# AULA DE COMMERCIO

# 1836

O decreto de 17 de novembro, que approvou o plano dos Lyceus nacionaes, dispunha no artigo 45.º o seguinte:

«À proporção que se forem estabelecendo os lyceus nos respectivos districtos, ficarão n'elles extinctas as mais cadeiras de grego, latim, rhetorica, e philosophia nacional e moral, arithmetica, geometria, geographia e historia.

§ 1.º Exceptuam-se da disposição d'este artigo as cadeiras que estão incorporadas em estabelecimentos e institutos especiaes, que não ficam extinctos: e outrosim poderá haver uma cadeira de grammatica portugueza e latina em cada uma das capitaes das antigas comarcas, que não são hoje capitaes de districto.»

Era indispensavel termos conhecimento d'esta disposição legislativa, para apreciarmos devidamente o que passamos a expor, com referencia ao anno immediato.

# 1837

O governo reconheceu a necessidade de providenciar sobre o ensino das disciplinas que constituem a instrucção secundaria, a fim de que a mocidade portugueza não estivesse privada dos meios de adquirir conhecimentos, em quanto se não realisasse a execução do decreto

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Revista Universal Lisbonense, do anno de 1851.

. de novembro de 1836, e se não organisassem os lyceus por elle los.

Importantissimo era o ensino da aula de commercio, e por isso via o governo dar providencias a tal respeito. N'esta conformidade spoz o decreto de 6 de novembro do anno de 1837, no seu artigo e \$\$ 1.° e 2.°, o seguinte:

«Não havendo sido extincta, nem substituida a aula de commerd'esta cidade pelo decreto de 17 de novembro de 1836, nem por
gum dos outros que crearam diversos estabelecimentos de instrução
perior, ficando assim comprehendida na excepção do § 1.º do artigo
5.º do mesmo decreto; e sendo de manifesta e evidente utilidade puica a conservação da mesma aula, permanecerá ella pelo methodo
tualmente seguido, em quanto lhe não for dado outro regulamento,
1 não for encorporada em algumas das outras escolas publicas novanente creadas, e para este fim se incluirão no orçamento do ministerio
o reino as verbas de despeza legalmente necessarias para este estabecimento litterario.

- § 1.º A inspecção d'esta aula continuará a pertencer ao commisario dos estudos n'esta cidade, na fórma ordenada pelo artigo 3.º do lecreto de 30 de junho de 1834. (NB. A pag. 17 d'este tomo tivemos ecasião de registar este artigo, por quanto o decreto, na ordem das latas, dizia respeito á regencia do duque de Bragança).
- § 2.º O conselho geral director do ensino primario e secundario, puando pelo estabelecimento dos lyceus cessarem as funcções do comnissario dos estudos, me proporá a auctoridade que deva exercer a nesma inspecção; e bem assim todas as outras providencias que sobre al objecto forem convenientes.
- NB. Antes do decreto de 6 de novembro, tinha o geverno expedido, em 19 de maio, uma portaria, na qual determinava, que em cessando as funcções do commissario dos estudos na capital, e logo que na mesma fossem constituidas as commissões inspectoras de instrucção, o conselho geral director do ensino primario e secundario encarregasse a uma d'ellas a inspecção das aulas de commercio, debaixo das ordens e instrucções que o mesmo conselho geral director achasse mais opportunas e convenientes à manutenção e progresso d'aquelle ramo de ensino publico.

# 1844

O famoso decreto organico da instrucção publica, de 20 de setembro, annexou ao Lyceu de Lisboa a Aula do Commercio.

São capitaes as disposições do artigo 52.º, como reguladoras do ensino commercial, na situação creada pela referida annexação:

- «A Aula do Commercio, creada e regulada pelos alvarás de 12 de dezembro de 1756, e 19 de maio de 1759, cuja inspecção foi posteriormente encarregada ao commissario dos estudos pelo decreto de 30 de julho de 1834, ficará annexa ao Lyceu de Lisboa com o nome de Escola de Commercio ou Secção Commercial.
- «§ 1.º O ensino das materias, que constituem o curso d'esta escola, será feito em dois annos com as disciplinas das cadeíras seguintes:
- «1.ª Cadeira. Arithmetica commercial, comprehendendo moedas, pesos e medidas, elementos de algebra e geometria.
- 2.ª Cadeira. Geographia, especialmente a commercial, chronologia e historia.
  - «3.ª Cadeira. Escripturação, cambios, lettras, seguros, pratica.
- «4.ª Cadeira. Economia politica, direito administrativo, e commercial.
- «§ 2.º As cadeiras 4.º e 3.º do § antecedente serão regidas por dois professores proprietarios, e um substituto, com o mesmo ordenado, que os professores do Lyceu de Lisboa.
- «A 2.ª cadeira do mesmo §, que é a 6.ª cadeira dos Lyceus, mencionada no artigo 47.º, será regida pelo respectivo professor do Lyceu em uma das secções d'este estabelecimento, como ais convier. As disciplinas da 4.ª cadeira do mesmo § serão ensinadas na 10.ª cadeira da Escola Polytechnica.
- «§ 3.º Para isto, e bem assim para a mais util distribuição das cadeiras e disciplinas pelos dois annos do curso da Escola do Commercio, e para se effeituarem todos os melhoramentos possiveis nos estudos da mesma escola, estabelecerá o governo nos seus regulamentos as providencias necessarias.
- «§ 4.º Os alumnos, que quizerem matricular-se no primeiro anno da escola, apresentarão certidão de edade de 14 annos completos, e de approvação nas disciplinas de grammatica portugueza e franceza; e bem assim nas quatro operações fundamentaes de arithmetica.

«E os que se houverem de matricular no 2.º anno, deverão apre-

ar certidão de terem sido approvados nas materias do primeiro anno. estas habilitações, nem uns, nem outros, serão admittidos á maila. E não se passará o diploma do curso sem o exame e approvade lingua ingleza.»

¿¿Como se vê, as disposições que deixamos exaradas operavam uma ¡o.formação na Aula de Commercio, dando-lhe uma denominação no-¡o. novo organismo.

NB. Devo notar que o artigo 71.º do citado decreto de 20 de sepro determinou, ácerca da expedição de diplomas, o seguinte:

- Aos alumnos ordinarios dos lyceus, que tiverem sido approvados todas as disciplinas designadas no artigo 47.°, ou nas materias comciaes designadas no artigo 52.°, se dará um diploma, em que se ificará o seu merito litterario.
- ¶ \$ 1.º Este diploma será passado pelo conselho da escola, e por pagarão os que o obtiverem 15200 réis.
- § 2.º Aos alumnos que forem examinados sómente em algumas disciplinas, se lhes passará certidão dos respectivos exames.»

O conhecimento d'estas disposições é absolutamente indispensavel a melhor se entender uma resolução do governo, do anno de 1845, passamos a expor.

## 1845

Entrou em duvida o commissario dos estudos em Lisboa, se deria passar diplomas de capacidade aos estudantes, approvados nas sciplinas da 1.ª e 3.ª cadeiras do curso commercial do Lyceu Naciod de Lisboa, sem a approvação nas disciplinas das outras duas cadeis do mesmo curso, ou se, para aquelle acto, havia de aguardar esta dima approvação.

O governo, pela portaria de 13 de agosto, resolveu a duvida, delarando o seguinte:

- «1.º Que aos alumnos, que obtiverem approvação no exame de tolas as disciplinas das quatro cadeiras da secção commercial do Lyceu vacional de Lisboa, designadas no § 1.º, artigo 52.º do decreto de 20 le setembro de 1844, e bem assim no exame de lingua ingleza, exigido pelo § 4.º do mesmo artigo, deve o respectivo conselho dar um diploma, em que seja devidamente qualificado o merito litterario de cada um dos estudantes approvados.
  - 2.º Que aos alumnos, que forem examinados sómente em alguma

das disciplinas do curso da secção commercial, se deve passar un simples certidão dos seus respectivos exames.»

Esta resolução, acertada e racional, foi communicada ao commesario dos estudos em Lisboa, e ao mesmo tempo ao conselho supero de instrucção publica, para sortir os devidos effeitos.

D'aqui em diante, no decurso do reinado da senhora D. Maria as noticias relativas ao ensino commercial serão expostas no capita: Lyceus nacionaes, visto como foi professado esse ensino, em conseque cia da annexação da aula de commercia, na secção commercial do leceu de Lisboa<sup>4</sup>.

Mas antes de cerrar este capitulo, apreciemos bem a importandos estudos e ensino do commercio, no estado actual da civilisação dos povos.

Dispensando por um pouco o rigor da ordem chronologioa, tras portar-nos-hemos ao anno de 1864, e apontaremos o que então se se, escreveu e praticou.

Eis o que, em substancial resumo, vimos apregoado a tal respet pela imprensa; eis o que uma associação benemerita julgou indispersavel providenciar:

A civilisação tem marchado a passos agigantados, e a tal ponto. To as instituições litterarias e scientificas de outras eras já não são to tantes para as necessidades intellectuaes de hoje; cumprindo, ou amplial-as grandemente, ou alteral-as e reformal-as radicalmente.

Foi um grande serviço o estabelecimento da Aula de commeros no meado do seculo 18.º; foi um bom elemento de progresso a referma decretada n'estes ultimos annos; mas já hoje são necessarias outriprovidencias.

O commercio portuguez tem crescido consideravelmente: muis frequentes são hoje as relações de Portugal com os paizes estras geiros; os commerciantes portuguezes são hoje chamados a exercer s funções de jurados especiaes, de curadores fiscaes e juizes commissarios das fallencias.

Estas circumstancios, o movimento da vida commercial e indetrial de todo o mundo, e a indispensabilidade de instrucção em um



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Da Aula de Commercio começámos a dar noticias no tomo 1, раб. <sup>273</sup> 280, e successivamente no tomo 11, рад. 37 a 42, e no tomo v, рад. 227 t<sup>223</sup>

asse que hoje representa um tão notavel papel na sociedade...torim indispensavel uma organisação muito mais desenvolvida e extensa estudos commerciaes.

É necessario que o commerciante aprenda hoje ex-professo a theoe a pratica da escripturação mercantil, ensinadas na altura dos coecimentos e necessidades da época actual, o direito commercial, a ographia commercial e industrial, e a economia política.

N'este sentido devem os governos melhorar, e quanto antes, o enno do commercio.

A Associação Commercial de Lisboa, illustrada e patriotica, comehendeu já uma tão instante necessidade, tomando a mui louvavel solução de crear um curso de direito commercial portuguez, e um urso de economia política; o primeiro dos quaes devia começar no dia de dezembro, e o segundo no dia 6 do mesmo mez do referido anno 1864, para serem frequentados pelos socios, por seus filhos e emregados <sup>1</sup>.

#### **AULA DE DIPLOMATICA**

D'este assumpto começámos a tratar no tomo 1, pag. 343 e 344, o reinado de D. José; no tomo 11, pag. 111 e 112, apontámos alguns dicios de que no reinado da senhora D. Maria 1 se dava alguma attenio a este ramo especial de conhecimentos; no tomo 111, pag. 28 a 34, émos noticia da creação da aula na Universidade de Coimbra em 1796, da transferencia do respectivo exercicio para Lisboa, em 1801, no Real rchivo da Torre do Tombo, até ao fim do reinado de D. João vi.

Vamos agora dar algumas noticias da mesma aula, no que pernce ao reinado da Senhora D. Maria 11.

### 1836

Havia mais de cinco annos que estava fechada a aula de diplomaica, quando o governo tomou a providencia de ordenar que o official aaior do Real Archivo da Torre do Tombo, José Manuel Severo Au-

¹ Veja o excellente artigo Cursos livres na Associação Commercial de Lisoa, publicado no Jornal do Commercio num. 3330, de 22 de novembro de 864.

Veja tambem o Annuncio do Diario de Lisboa num. 269 de 28 de novembro de 1861. pag. 3236, col. 3.\*

reliano Basto, lesse um curso da mesma disciplina, sem prejuizo a atrazamento do serviço ordinario do mesmo archivo, vencendo por est trabalho a gratificação annual de duzentos mil réis.

Esta providencia, tomada em portaria de 14 de outubro, tomara-se da maior necessidade, por quanto muitos individuos não podam ser providos em certos empregos que demandam o conhecimento e la bilitações dos estudos de diplomatica. Tambem houve economia n'aquia expediente governativo, por quanto os professores da mesma discipia percebiam o ordenado de 400,5000 réis.

Registaremos aqui na sua integra, por muito importante nos de minios da instrucção publica, o decreto de 22 de outubro:

«Tomando em consideração que as prelecções da cadeira de diplematica devem estender-se ao ensino de numaria, numismatica e lapidaria, na conformidade do alvará de 21 de fevereiro da 1801, o pasó pode verificar-se utilmente na presença de uma collecção bem ordenada de moedas e medalhas; e desejando eu promover entre nós a reganisação de semelhantes collecções, e o estudo dos seus resperime conhecimentos, que, achando-se quasi perdidos em Portugal, são de tivados, com particular attenção, em todas as outras nações civilisadas. Hei por bem decretar o seguinte:

- «Art. 1.º He creado no Real Archivo da Torre do Tombo um gabenete de moedas e medalhas, destinado para uso dos alumnos da alumdo de diplomatica, e estudo pratico da numaria e numismatica.
- «Art. 2.º O gabinete de moedas e medalhas constará das que si designadas nas seguintes series:
- «1.ª De moedas e medalhas romanas achadas em Portugal.—2¹ De moedas e medalhas dos reis suevos e godos, preferindo as que s tiverem descoberto no territorio portuguez.—3.ª De moedas e medalhas arabes, encontradas em Portugal.—4.º De moedas e medalhas ρω tuguezas desde a fundação da monarchia até ao presente.—6.º De moedas e medalhas phenicias, celticas, gregas, ou desconhecidas, que s descobrissem em Portugal.
- A João Pedro Ribeiro succedeu, na regencia da cadeira, o dr. Francist Ribeiro Dosguimarães; como, porém, fosse este promovido a conselheiro de mesa da consciencia e ordens, no anno de 1831, ficou sem exercicio o respectivo ensino, durando este interregno até ao anno de 1836, no qual o governo tomou a providencia que deixamos indicada no texto, constante da portario de 14 de outubro de 1836.

- Art.º 3.º Será organisado o gabinete de moedas e medalhas:
- **41.º** Com as moedas e medalhas existentes na Casa da Moeda, ou ue para o futuro ali venham a entrar, e que se tornem desnecessarias ara o Monetario d'aquelle estabelecimento.
- «2.º Com os exemplares dupplicados de moedas e medalhas que ouver na collecção da Bibliotheca Publica da Côrte.
- «3.° Com as moedas e medalhas, que se forem adquirindo gratuiamente, ou por titulo de troca, ou compra a particulares.
- «Art. 4.º A conservação e guarda d'este gabinete, depois de invenariado e descripto, será encarregada ao official maior do Real Archivo la Torre do Tombo, sob a inspecção do respectivo guarda mór.»

Veja adiante: Cadeira de numismatica.

#### 1839

O decreto de 23 de novembro, que estabeleceu o Regulamento e regimen do Archivo Nacional da Torre do Tombo, confirmou no artigo 1.º a disposição da portaria de 14 de outubro de 1836, que deixamos registado.

Eis os termos do que chamamos confirmação da providencia ordenada pela referida portaria:

- «Art. 4.º Para a guarda, arrecadação, arranjo e serviço interno do archivo, haverá os seguintes empregados:
  - «Um guarda mór.
  - «Um official maior, que ha de reger tambem a aula de diplomatica.
  - «Um ajudante do official maior, etc.»

### 1844

No decreto com força de lei, de 20 de setembro, foi exarada a seguinte disposição, com referencia á Aula de Diplomatica:

«Art. 53.º As cadeiras de diplomatica e de tachigraphia, creadas em Lisboa, considerar-se-hão annexas ao Lyceu, para o fim sómente de serem inspeccionadas pela mesma auctoridade.»

Noticias estatisticas, ácerca da aula de diplomatica:

Compendios:

Excerptos das Dissertações chronologicas e criticas de João Pedro Ribeiro.

Frequencia:

No periodo que decorre desde o anno lectivo de 1836-1837 : 1855-1856, matricularam-se 129 alumnos, dos quaes concluiram o curs 103, e perderam o anno 26.

N'este periodo, os annos em que avultou mais a frequencia forma os que constam do seguinte quadro:

| Annos     | Matriculados | Concluiram<br>o curso | Perderam<br>o anno |
|-----------|--------------|-----------------------|--------------------|
| 1852-1853 | 41           | 8                     | 3                  |
| 1853-1854 | 41           | 9                     | 2                  |
| 1854-1855 | 18           | 12                    | 6                  |
| 1855-1856 | 16           | 12                    | 4                  |

No anno lectivo de 1856-1857 concluiram o curso 10 alumnos 1857-1858, 13; 1858-1859, 6; 1859-1860, 5; 1860-1861, 6; 1861-1862, 2.— E finalmente, no anno lectivo de 1862-1863 matricularans 6 alumnos, e concluiram o curso 2.

A aula portugueza de diplomatica é das mais antigas que evista.

A Escola das Cartas de Paris só foi organisada em 22 de forreiro de 1821.

A Escola de Diplomatica, de Madrid, foi creada pelo decreto de de outubro de 1856.

È merecedor de grave ponderação o que diz João Pedro Ribeira na sua Dissertação X:

«Suppõe-se, que uma vez ao menos que um habil impostor se espenhasse em contrafazer um documento, tornaria inuteis para o avairatodas as regras da diplomatica. Com effeito assim seria; se o diplomatico que o examinasse não egualasse, ou excedesse em sciencia ao memo impostor; mas este caso singular e extraordinario, não faria com que a diplomatica deixasse de encher os seus fins acerca dos outros e como se póde suppor que um falsario attenda com tanta axactidão i mil circumstancias, que deve contemplar no seu fingimento, bastando uma só para o desmascarar? Trabalhando contra a verdade, n'ella hit cair sem o perceber: e mal póde além d'isso ter conhecimento de que tos documentos ou monumentos verdadeiros existem e que póde que que d'elles tornar inuteis todas as suas fadigas no fingimento.

<sup>1</sup> Dissert. Chron. e Crit., tomo IV.

O estabelecimento da cadeira de numismatica decretado pela carta e lei de 19 de julho de 1855, é proprio para auxiliar o estudo da dilomatica.

Não basta, porém, o conhecimento da numismatica para formar, enjunctamente com os estudos privativos da aula de diplomatica, um empleto sabedor d'esta ultima sciencia; é indispensavel o subsidio o estudo do latim classico; do latim barbaro das diversas edades posriores á decadencia do imperio romano, e das immediatamente cheadas á época em que foi ordenada a adopção da linguagem nacional
a feitura dos documentos officiaes; a historia especialissima de Portual; a sua chronologia e geographia antigas; e noções de archeologia 4.

#### AULA DE ENSINO PRIMARIO, E PRINCIPIOS DE GEOMETRIA E DESENHO PARA OS ARTIFICES E APRENDIZES DAS DIVERSÁS OFFICINAS DA INTENDENCIA DAS OBRAS PUBLICAS

#### 1852

O decreto, com sancção legislativa de 23 de dezembro, creou em isboa uma repartição denominada *Intendencia das obras publicas do istricto de Lisboa*.

Entre as diversas attribuições da competencia d'esta repartição gura uma, que muito faz ao proposito do nosso plano, a qual vem a er:

«A direcção da Aula de ensino primario e principios de geomeria e desenho, para os artifices e aprendizes das diversas officinas, omo se praticava na extincta inspecção das obras publicas.»

#### 1856

Esta util instituição não fôra realisada até ao anno de 1856, por alta de local apropriado para a aula, achando-se assim privados os arifices e aprendizes das diversas officinas dos beneficios de uma instrucção, que muito deve concorrer para o seu aperfeiçoamento nos nesteres a que se dedicam.

Foi por isto que o governo, pela portaria de 5 de agosto de 1856,

<sup>1</sup> Instituto, tomo v, pag. 208 a 210.

G. R. VI.

ordenou ao intendente das obras publicas do districto de Lisboa, que fizesse proceder à execução da obra projectada, para estabelecer de baixo das arcadas do edificio da repartição a seu cargo uma casa propria para os exercicios da escola, devendo esta obra ser feita em conformidade do respectivo orçamento, pelo qual fora orçada na quanta de 365\$000 réis.

### AULA DE INSTRUCÇÃO PRIMARIA, ESTABELECIDA PELO CONDE DA CUMI NA SUA RESIDENCIA DO MORGADO DE BULHACO, TERMO DE ALHANDRA

#### 1835

Esta aula, que devia abrir-se no dia 15 de novembro, era desinada para o ensino da mocidade indigente das visinhanças da localidad onde tinha o seu assento.

Sua Magestade a rainha a senhora D. Maria segunda, de respeitre vel memoria, declarou-se protectora do estabelecimento d'esta aula: permittindo que o estimavel fundador tomasse por timbre e divisi real nome da mesma augusta senhora.

#### AULA DE LINGUA FRANCEZA NA CIDADE DE ANGRA DO HEROISMO

### 1838

O governo, pela portaria de 22 de agosto, approvou a creação de uma cadeira de lingua franceza que o administrador geral do districto de Angra creara na capital do mesmo districto; com a clausua porém, de que a applicação das sobras dos rendimentos das irmando des e confrarias, para pagamento do ordenado do respectivo professos fosse feita com as cautellas e solemnidades exigidas no artigo 106.,; 6.º do Codigo Administrativo.

NB. Trata-se aqui do codigo administrativo de 31 de dezembro de 1836.

No citado artigo 108.º \$ 6.º determinava-se, no tocante e estable

<sup>1</sup> Veja a portaria de 27 de outubro de 1835, na Collecção official da legiloção do mesmo anno. imentos de instrucção publica, que aos administradores geraes regusem o methodo de fiscalisação pelo modo que entendessem mais acero, exigindo as contas, mappas e informações, e formulando para o os modelos, por fórma que o systema fosse uniforme e facil, não para que se obtivesse prompto resultado, mas para que a todo o ante se podesse conhecer o estado dos mesmos estabelecimentos.

#### AULA DE NATHEMATICA NOS REGIMENTOS DE ARTILHERIA CREADA EM 1837

O decreto de 17 de janeiro de 1837, que organisou o corpo de lheria do exercito, creou em cada regimento d'aquella arma, aquardo fóra da cidade do Porto, uma *Aula de Mathematica*, regida por official do corpo, publica e gratuita para os mancebos que da mesma zessem aproveitar-se.

O official professor teria dispensa de outro qualquer serviço. rt.º 13.º)

Note-se que esta aula nada tem de commum com a escola de arieria, creada no artigo 14.º do mesmo decreto.

Veja: Aula de Artilheria de S. Julião da Barra de Lisboa;—no 1.º d'esta obra, pag. 301 e 302.

Aulas dos Regimentos de Artilheria estabelecidas na ultima metade seculo 18.°; no mesmo tomo 1, pag. 302 a 306

#### CADEIRA DE MUSICA ESTABELECIDA NA CIDADE DA HORTA

O administrador geral do districto da Horta estabeleceu na respeva capital uma cadeira de musica.

O governo approvou aquella providencia; mas recusou-se a auctoir a gratificação pedida para o competente professor, por não poder paga pela fazenda publica, em razão de não estar decretada por lei, n comprehendida no orçamento approvado pela lei de 7 de abril de 38.

Encontrámos esta noticia na portaria do ministerio do reino de 21 agosto de 1838.

Onde quer que se nos depara a manifestação de interesse pelas let-

tras, pelas sciencias, ou pelas artes, recolhemos esse raio de luz, por mais tenue que seja.

#### CADEIRA DE NUMISMATICA

O decreto de 22 de outubro de 1836 mandou crear no Real Archivo da Torre do Tombo um gabinete de moedas e medalhas, destinado para uso dos alumnos da aula de diplomatica, e estudo pratico da numaria e numismatica.

Tem bastante interesse a designação das series das moedas e medalhas de que devia constar o gabinete.

Veja esta designação, bem como a constituição do gabinete, a pag. 254 e 255 do presente tomo, a proposito da Aula de Diplomatica.

O pensamento de estender ao ensino da numaria, numismatica e lapidaria as prelecções da cadeira de diplomatica nunca pôde realisar-se proveitosamente.

Mais effectiva, como era natural, foi a providencia adoptada pelo governo, que passamos a indicar.

Em data de 19 de dezembro de 1844 expedia o ministro do reino uma portaria ao bibliothecario mór da bibliotheca nacional de Lisboa, concebida nos seguinies termos:

«S. M. a Rainha, sendo-lhe presente a conta do bibliothecario mór da bibliotheca nacional de Lisboa, de 18 do corrente, ácerca das medidas adoptadas para se verificar a abertura de um curso publico e gratuito de numismatica: ha por bem auctorisar o mesmo bibliothecario, para, no estabelecimento a seu cargo, e sob a sua inspecção, fazer abrir o mencionado curso; encarregando a leitura d'elle ao conservador de manuscriptos e antiguidades, Francisco Martins de Andrade, conforme o programma, que com a mencionada conta, veiu proposto a este ministerio, e que, para conhecimento de quem se quizer dedicar ao estudo theorico e pratico d'aquella sciencia, vae ser publicado no Diario do Governo.»

Cumpre saber que o dr. José Feliacino de Castilho, bibliothecario mór, se empenhou grandemente em estabelecer o ensino de numismatica no proprio edificio da bibliotheca nacional de Lisboa; e por fim conseguiu que o governo favorecesse a realisação do seu projecto.

Felizmente estava preparado para o ensino de numismatica o sr.

ncisco Martins de Andrade, como quem se applicára assiduamente lestudo, e havia annos estava no riquissimo gabinete de medalhas pibliotheca, na qualidade de conservador na secção de manuscriptos utiguidades da mesma bibliotheca.

Outra circumstancia, muito ponderosa, concorria para que o recomdavel intento do bibliothecario mór tivesse proveitosa execução. Era bliotheca nacional o sitio mais acommodado para tal ensino. Havia inte e quatro mil medalhas de todos os povos e de todas as edaarcheologicas, sem fallar das que se esperavam, por copias em vulto nadas in promptu, de outros gabinetes da Europa, aos quaes já se a proposto troca; havia uma collecção já então rica, e que brevete se completaria, de todas as principaes obras relativas ao assum-; e, finalmente, havia uma copiosa livraria historica e polygraphica, iella empregadas pessoas de notavel saber, muito dispostas para dar os estudiosos nas suas investigações.

A portaria de 19 de dezembro de 1844 vinha acompanhada de um gramma para o curso de numismatica, no qual se encontram os lunosos traços d'aquella sciencia, que aos leitores será por extremo agrarel e util encontrar aqui.

Eis o indicado Programma:

«O estudo da numismatica é do maior proveito para a historia, a a mythologia, e para as artes, e sob este ponto de vista interessa almente ao historiador, ao litterato e ao artista. Esta sciencia não oje, como por longo tempo foi, uma sciencia conjectural; pelo conrio assenta sobre bases solidas, e principios certos e invariaveis des que Villaut, Pellerin, Barthélemy, Eckel, Mionnet, e outros, por is immensos trabalhos e proficuas dilucidações, dissiparam as trevas que se achava envolta, removendo as principaes difficuldades, que oppunham ao desenvolvimento e progresso d'este ramo tão intereste do humano conhecimento. A palavra medalha em sua origem nada is significa do que uma porção de metal cunhado.

«Para saber transmittir à posteridade nome e acções dos homens ceres, a industria humana nada achou mais conveniente do que os mes; e é fóra de duvida que um dos primeiros testemunhos de recoecimento, com que todos os povos honraram os heroes, que lhes paceram dignos de ser elevados á cathegoria dos deoses, foi o reprentar na moeda estes mesmos heroes; e por isso Serapis, Cassopo e
piter Amon figuram frequentemente nas do Egypto e dos povos da
bia.

cos gregos tinham por costume ornar suas moedas com os objectos mais partículares das suas respectivas provincias; e em Roma, no tempos da republica, os triumviros monetarios se arrogaram o direia de gravar na moeda os nomes e figuras de seus antepassados, ou subolos disignativos de suas mais celebres acções, e por isso a grande or riedade de typos, que se encontram na extensa serie de medalhas do madas consulares, os simulacros das divindades, os retratos das pesoas illustres, e os nomes das primeiras familias romanas, que nos uns mittem, são hoje do maior interesse e conveniencia para o estudo de mythologia e da historia; para o conhecimento dos usos e costume tanto civis, como militares dos romanos.

estudo da geographia antiga, e a dos reis, povos, e cidades, assim como das chamadas imperiaes, não só ministravam os meios mais valos para se alcançarem os indicados fins, mas são egualmente de grante proveito para se obter o perfeito conhecimento da historia da arte: proveito para se obter o perfeito conhecimento da historia da arte: proveito para se obter o perfeito conhecimento da historia da arte: proveito para se obter o perfeito conhecimento da historia da arte: proveito para se obter o perfeito conhecimento da historia da arte: proveito para se obter o perfeito conhecimento da historia da arte: proveito para se obter o perfeito conhecimento da historia da arte: proveito para se obter o perfeito conhecimento da historia da arte: proveito para se obter o perfeito conhecimento da historia da arte: proveito para se obter o perfeito conhecimento da historia da arte: proveito para se obter o perfeito conhecimento da historia da arte: proveito para se obter o perfeito conhecimento da historia da arte: proveito para se obter o perfeito conhecimento da historia da arte: proveito para se obter o perfeito conhecimento da historia da arte: proveito para se obter o perfeito conhecimento da historia da arte: proveito para se obter o perfeito conhecimento da historia da arte: proveito para se obter o perfeito conhecimento da historia da arte: proveito para se obter o perfeito conhecimento da historia da arte: proveito para se obter o perfeito conhecimento da historia da arte: proveito para se obter o perfeito conhecimento da historia da arte: proveito para se obter o perfeito conhecimento da historia da arte: proveito para se obter o perfeito conhecimento da historia da arte: proveito para se obter o perfeito conhecimento da historia da arte: proveito para se obter o perfeito conhecimento da historia da arte: proveito para se obter o perfeito conhecimento da historia da arte: proveito para se obter o perfeito conhecimento da historia da arte: proveito para se obter o perfeito conhecimento da historia da arte: proveito

Em consequencia, convencidos todos os governos, de que o trado d'esta sciencia póde ministrar grandes soccorros á chronologia, i historia, á geographia, á mythologia, ao conhecimento das linguas amb gas, e dos usos e costumes dos gregos e romanos, tem estabeleciá cadeiras da mesma sciencia nas universidades e bibliothecas; e con este intuito se dará começo no dia 24 do corrente, ao meio dia, ma bibliotheca Nacional de Lisboa, a uma serie de prelecções oraes acero da mesma sciencia.

Este curso será feito em dois annos, havendo uma só prelegia por semana nos primeiros quatro mezes, e duas nos restantes.

«Sendo o fim principal d'este estudo conhecer a authenticidade de medalhas, descrevel-as, e interpretal-as; e havendo para isso certs theorias, farão estas o objecto das prelecções do primeiro anno, protrando desenvolver-se, quanto possivel fôr, os variados pontos das memas theorias; v. g. meios para poder conhecer-se a authenticidade falsidade das medalhas, seus fins, e usos; se foram ou não moeda corrente; materias em que se cunharam; methodo e processos dos dife

intes cunhos; historia da numaria; fórma, nomes, e diversas classes, n que se subdividem as medalhas; o que seja anverso; considerações erca dos symbolos, divindades, principes, e personagens illustres, graidos sobre aquelle lado da medalha: o que seja reverso; considerações respeito d'esta parte das medalhas, especialmente pelo que diz relaio ás romanas e italicas cunhadas antes do imperio; typos symbolicos is provincias e cidades; das divindades; observações ácerca das leendas; considerações sobre a utilidade d'este estudo, no que diz reszito à doutrina moral e civil dos antigos povos, à sua historia politica religiosa, e á historia natural, etc. O segundo anno será destinado ao studo pratico das medalhas, fazendo-se a applicação das theorias, e ando-se maior desenvolvimento aos pontos mais transcendentes da ziencia, que no primeiro apenas poderão ser indicados, v. g.: tratarèba da fórma das antigas lettras gregas, do antiquissimo alphabeto e Cademo, do começo das lettras jonicas, da alteração na fórma das ettras gregas, e suas épocas; da antiga fórma das lettras latinas, das othicas e runicas, dos magistrados, das dignidades, dos títulos honoificos, dos privilegios das cidades, e de outros pontos do maior inteesse, que fora longo enumerar.»

No dia 24 de dezembro de 1844 foi inaugurada solemnemente a adeira de numismatica no gabinete do bibliothecario mór, sob a pre-idencia do ministro do reino, e com a assistencia de um lusido con-urso. O bibliothecario mór disse algumas palavras de introducção para quelle acto; leu depois a portaria que atraz registámos, e logo o sr. indrade proferiu um notavel discurso, no qual demonstrou as vautagens dos estudos numismaticos para a historia, chronologia, archeologia, bellas artes, poesia, etc.

Mais de vinte pessoas, das presentes, se matricularam logo para curso biennal de numismatica, ficando a matricula aberta até ao dia 15 de janeiro de 1845, devendo effeituar-se a primeira lição no dia 19 lo mesmo mez e anno.

Eis-aqui o juizo que mais tarde, em 1854, expressava o governo perante o parlamento ácerca d'este curso:

«Por outro lado, posto que em portaria de 19 de dezembro de 1844 se ordenasse que o actual conservador ajudante, encarregado da repartição dos manuscriptos e antiguidades da bibliotheca nacional de Lisboa, désse n'aquelle estabelecimento prelecções em numismatica, e de facto tivesse então logar a abertura d'aquelle curso, havendo este sido frequentado até hoje por maior ou menor numero de discipulos, e regido

sempre com proficiencia por aquelle funccionario; comtudo semelhate meio não é sufficiente para promover e animar em Portugal o estado d'aquella disciplina, pelo modo que convém á cultura das lettras e de sciencias.

«É, pois, necessario crear definitivamente uma cadeira para o essino da mesma disciplina, exigida como habilitação indispensavel para o provimento de certos empregos da vida publica. E em nenhum logar póde com mais vantagem publica ser collocada esta cadeira, do que a bibliotheca nacional de Lisboa, por possuir um precioso repositorio de moedas e medalhas adaptado a prestar util serviço no estudo pratico de numismatica; convindo que ao mesmo tempo se declare inherente a regencia d'ella, por sua natureza, ao logar de conservador ajudante, com uma retribuição proporcionada a semelhante serviço.»

N'esta ordem de idéas, apresentou o governo ao parlamento ma proposta de lei, datada de 8 de julho de 1854, que foi convertida a carta de lei de 19 de julho de 1855, da qual opportunamente hammos de dar noticia.

#### CADEIRAS DE FRANCEZ E INGLEZ CREADAS EM ALGUNS LYCEUS

O artigo 49.º do decreto de 20 de setembro de 1844 deu 20 por verno a faculdade de estabelecer nos lyceus das capitaes dos districtos quando o julgasse conveniente, e segundo as circumstancias e necessidades locaes, cadeiras das seguintes disciplinas:

Introducção á historia natural dos tres reinos, com as suas mais usuaes applicações á industria, e noções geraes de physica.

Economia industrial e escripturação.

Chimica applicada ás artes.

Agricultura e economia rural.

Mechanica industrial.

Linguas franceza e ingleza.

Musica.

Usando d'esta faculdade estabeleceu o governo cadeiras de france e inglez em alguns lyceus, mandando que fossem logo postas a corcurso.

Pelo decreto de 28 de junho de 1853 estabeleceu uma cadeira de taes disciplinas no Lyceu de Vianna do Castello; precedendo representação do respectivo governador civil, e consulta do conselho superior de instrucção publica.

Pelo decreto de 26 de julho do mesmo anno foi creada egual caleira no lyceu de Aveiro, e mandada pôr logo a concurso.

Foram presentes ao governo diversas representações sobre a creaão de uma cadeira das linguas franceza e ingleza no lyceu da Horta. Im presença da informação das auctoridades, da consulta do conselho uperior de instrucção publica, o decreto de 23 de outubro de 1852 reou a competente cadeira, como sendo de reconhecida vantagem para ensino da mocidade insular.

## CADBIRAS DE LATIM FÓRA DOS LYCEUS

#### 1836

O artigo 45.º do decreto de 17 de novembro (que organisou o enino secundario) continha a seguinte disposição:

- «Á proporção que se forem estabelecendo os lyceus nos respectivos districtos, ficarão n'elles extinctas as mais cadeiras de grego, latim, rhetorica, e philosophia racional e moral, arithmetica, geometria, geographia e historia.
- «§ 1.º Exceptuam-se da disposição d'este artigo as cadeiras, que estão encorporadas em estabelecimentos e institutos especiaes, que não ficam extinctos; e outrosim poderá haver uma cadeira de grammatica portugueza e latina em cada uma das capitaes das antigas comarças, que não são hoje capitaes de districto.»

# 1840

N'este anno foram expedidas varias portarias, mandando por a concurso, para serem devidamente providas, algumas cadeiras de latim, com a clausula expressa «de que o provimento não conferia direito algum ao professor nomeado, se porventura a cadeira fosse em algum tempo extincta, pela creação do lyceu nacional do districto respectivo.»

A este respeito encontrei nota dos seguintes decretos:

Março 11.—Cadeira da Villa de Constancia.

Março 16.—Cadeira da Villa de Serpa.

Março 20.—Cadeira da Villa dos Arcos de Val de Vez.

Março 23. — Cadeira de Villa Nova de Portimão.

Junho 17.—Cadeira de latim de Torres Novas.

Devo, porém, fazer expressa menção de uma portaria, datada de 23 de março, pela qual o governo approvou o plano que o conselho geral director do ensino primario e secundario tinha seguido, — de não propor o provimento das cadeiras de latim nas villas de pequena população e importancia.

N'esta occasião, e sob a influencia d'este principio, foram indekridas as pretenções das camaras de Mogadouro, Ilhavo e Fafe, que pediam cadeiras de latim.

## 1844

O decreto de 20 de setembro dispõe o seguinte no seu artigo 56.' Art.º 56. Fóra dos lyceus poderá o governo estabelecer:

- I. Cadeiras de latim nas cento e vinte povoções maiores, distates das capitaes de districto.
- II. Cursos biennaes de arithmetica e geometria com applicação i industria; e de philosophia racional e moral, e principios de direito natural nas povoações mais consideraveis.
- § 1.º Os professores de latim, convenientemente habilitados, se de rem lições de lingua franceza aos seus discipulos, vencerão por este augmento de trabalho uma gratificação.
- \$ 2.º Umas e outras cadeiras ficarão annexas e subordinadas ao lyceu dos seus respectivos districtos, para os effeitos da direcção e inspecção dos estudos.

Apesar d'esta limitação, teem sido frequentes as representações das camaras, pedindo o augmento de cadeiras; mas, pela maior parte hão sido desattendidas, ou se procurou satisfazsr as necessidades do ensino, transferindo para melhor localidade as cadeiras menos frequentadas.

N'este anno dizia o conselho superior de instrucção publica ao governo, que bem longe de propor o augmento do numero fixado pelo decreto de 20 de setembro de 1844, julgava antes que o ensino do latim se devia ir reconcentrando nos lyceus. A multiplicação d'aquellas cadeiras evita, é verdade, aos paes, que as teem á porta, o sacrificio da separação dos filhos, e da despesa que fazem com elles em logar distante; mas convém notar que a instrucção secundaria é destinada para as classes médias da sociedade, as quaes devem fazer aquelles sacrificios, para a terem perfeita.

Uma reflexão judiciosa fazia o conselho, que nos parece conveniente pôr diante dos olhos dos leitores, e vem a ser:

«Quando a instrucção primaria era incompleta, e limitada á leitura e escripta, serviam as cadeiras de latim de a completar, porque sómente n'ellas se podiam aprender os principios grammaticaes; e por isso justo era que se multiplicassem; mas logo que na instrucção primaria ha o 2.º grau, que comprehende não só a grammatica portugueza, mas todos os conhecimentos necessarios, para as classes inferiores da sociedade, o estudo de um pouco de latim serve sómente para arredar essas classes das profissões proprias das suas circumstancias, e obrigal-as a despezas e sacrificios, com que não podem, para sustentar a vaidade que aquelles estudos lhes despertão 4.»

## 1847

No entanto, o proprio conselho, em 21 de dezembro, já se mostrava mais condescendente com a vontade dos povos, e remittia um tanto o rigor de principios que deixamos exarados.

Eis-aqui o notavel § do seu relatorio:

«Além das cadeiras incorporadas nos lyceus, existem em todos os districtos um maior ou menor numero das de latim, collocadas nas povoações centraes, e mais importantes, que é necessario conservar, e talvez ainda crear mais algumas como permitte o decreto de 20 de setembro; ou seja por contemplação ao antigo prejuiso de nossos paes de familia, que julgam que nada se póde saber se se não começar pela lingua latina, ou seja por attender á necessidade das familias menos abastadas das aldeias, que commummente destinão seus filhos para o ministerio ecclesiastico.»

# 1848

Em 28 de novembro dava o conselho como existentes, fóra dos lyceus, 79 cadeiras de grammatica e lingua latina.

O conselho entendia que em vez de multiplicar cadeiras de latinidade, deviam as attenções convergir para a creação das disciplinas de sciencias industriaes nos lyceus do reino, segundo o exigissem as necessidades locaes.

<sup>1</sup> Relatorio Annual, 1846-1847.

## 1849-1850

No fim do anno de 1849 dizia o conselho que aguardava, da parte de todos os governadores civis, a remessa dos pareceres das juntas geraes de districto, para em vista d'elles propor o plano geral de collocação das aulas de lingua latina, fóra dos lyceus, que em todo o caso não deveriam exceder o numero de 120, fixado no artigo 156.º do decreto de 20 de setembro de 1844.

N'este anno lectivo o'numero das escolas annexas aos lyceus era de 81, no continente; das quaes, 74 destinadas ao ensino da lingua latina, 2 ao de theologia moral e dogmatica. Nas ilhas o numero de escolas annexas era o de 11.

A portaria de 5 de abril de 1850 continha uma especialidade, de que devemos dar noticia:

Ildefonso José Pinto Botelho recebera indevidamente os ordenados de professor da cadeira de latim de Paiva, e o governo mandou verificar quaes eram os funccionarios, que haviam ordenado, auctorisado, ou legalisado o abono de tal vencimento, a fim de ser demandada em juízo a responsabilidade em que incorreram.

A cadeira de latim de Paiva (districto de Aveiro) tinha sido supprimida em 1831; ao passo que Ildefonso José Pinto Botelho obtivera provimento triennal para a dita cadeira em 29 de novembro de 1826.

Mas... a cadeira, diziam, foi supprimida pelo governo do usurpador.

Fosse ella supprimida muito embora por esse governo; é comtudo certo que a suppressão é um acto ordinario de administração sem caracter algum político, e não estava por consequencia comprehendido na nullidade determinada nos decretos de 23 de agosto de 1830 e 14 de março de 1833. Logo, não podia ser restabelecida senão por decreto especial do governo.

Por outro lado, a pessoa de que se trata obteve uma nomeação restricta a um triennio; logo, não podia essa nomeação valer depois que expirasse o praso n'ella marcado.

Foi pois justa a decisão do governo.

## 1852

Pelo decreto de 10 de março foram definitivamente collocadas em Agueda, Arouca, Estarreja, Feira e Oliveira de Azemeis, as cadeiras de latim e latinidade, existentes em differentes povoações do districto administrativo de Aveiro, fora do lyceu nacional respectivo; ficando supprimidas quaesquer outras; e sendo as que ficam apontadas annexas e subordinadas ao mesmo lyceu para todos os effeitos legaes de direcção e inspecção litteraria.

Em 16 de julho do mesmo anno foi decretado o restabelecimento da cadeira de latim da Villa da Louzã (districto de Coimbra), mandada pôr logo a concurso.

Dizia-se no decreto, que a cadeira de latim tinha existido na villa da Louza desde 1793 até 1835, com reconhecido proveito da mocidade dedicada á carreira das lettras ou do sacerdocio.

Pelo decreto de 22 de dezembro do mesmo anno foi transferida de Monsarás para Villa Nova de Reguengos (districto de Evora) a cadeira de latim que n'aquella tivera assento.

## 1853

O decreto de 13 de abril determinou o seguinte:

«As cadeiras de latim e latinidade, existentes em diversas povoado districto administrativo de Leiria, fóra do lyceu nacional do mesmo districto, são definitivamente collocadas em Alcobaça, Caldas da Rainha, Pedrogão Grande e Pombal; ficando annexas e subordinadas ao mesmo lyceu, para todos os effeitos legaes de direcção e inspecção litteraria.

«São supprimidas quaesquer outras cadeiras de latim fóra do lyceu nacional de Leiria.»

Pelo decreto de 10 de maio foi restabelecida a cadeira de grammatica latina e latinidade de Villa Pouca de Aguiar (districto de Villa Real), e posta logo a concurso. Estava vaga desde 1835.

Pelo decreto de 16 de julho foi restabelecida na Villa de Ponte de Lima a cadeira de latim (vaga desde 1837), e posta desde logo a concarso.

O decreto de 1 de agosto determinou o seguinte:

«As cadeiras de latim e de latinidade, existentes em differentes povoações do districto administrativo de Santarem, fóra do lyceu nacional do mesmo districto, são definitivamente collocadas em Abrantes, Chamusca, Constancia, Gollegã, Torres Novas, e Thomar; ficando annexas e subordinadas ao mesmo lyceu para todos os effeitos legaes de direcção e inspecção litteraria.

«São supprimidas quaesquer outras cadeiras de latim fóra do lyceu nacional de Santarem.»

Pelo decreto de 12 de outubro foi creada uma cadeira de grammatica portugueza e latina e de latinidade na villa do Porto, da Ilha de Santa Maria, districto de Ponta Delgada; e logo mandada por a concurso.

Foi a junta geral do districto de Ponta Delgada quem expoz ao governo a necessidade da creação de tal cadeira. O governador civil respectivo confirmou com o seu parecer a exposição da junta geral; e o conselho superior de instrucção publica fez sentir a grande vantagem que devia resultar da pedida creação, em proveito da numerosa população da Ilha de Santa Maria, que está distante da capital do districto.

# CAMARAS MUNICIPAES, JUNTAS DE PAROCHIA, IRMANDADES E CONFRARIAS, PAROCHOS, COM REFERENCIA Á INSTRUCÇÃO PUBLICA

As camaras municipaes, as juntas de parochia, os homens esclarecidos e desinteressados da localidade, tambem podem contribuir efficazmente para o progresso do ensino, concitando os moradores a mandarem seus filhos á escola, construindo edificios decentes e adequados, apromptando a mobilia e alfaias neccessarias, fornecendo de livros aos alumnos pobres, estabelecendo premios para os alumnos mais distinctos, e organisando commissões que cuidem com empenho dos assumptos de instrucção elementar.

Lê-se esta salutar advertencia, dirigida ás duas indicadas corporações administrativas, no officio circular de 30 de julho de 1863 endereçado pelo ministerio do reino aos inspectores das escolas primarias dos diversos districtos.

O ministro convidava os inspectores a promoverem o concurso e desenvolvimento das forças municipaes e parochiaes que são os mais,

-3.11-

is instrumentos do progresso do ensino primario, e acrescen-

m todos os paizes a instrucção do povo é sustentada pelos muou freguezias; e se entre nós este encargo pesa quasi exclusisobre o governo, convém que pelo menos a iniciativa local, tão poderosa, venha fortalecer a acção do mesmo governo, que a continuará a ser acanhada e deficiente.

asa aos ceos que as camaras municipaes, juntas de parochia,

ades e confrarias, e até os homens ricos e illustrados, meditem
obre a obrigação moral que lhes assiste, de coadjuvarem forteo governo na santa crusada da diffusão do ensino elementar!

Jejamos o que de mais notavel se encontra nos diplomas officiaes, repositorios diversos, com referencia ao objecto d'este capitulo. inado da senhora D. Maria 11.

### 1832

O decreto de 29 de março, promulgado na Ilha Terceira por S. M. duque de Bragança, determinou o seguinte:

«As camaras municipaes podem estabelecer os professores que convierem, e fixar-lhes ordenados por meio de fintas impostas em na legal.

«As juntas parochiaes tem a mesma faculdade dentro do circulo respectiva parochia.

«Tanto as camaras, como as juntas parochiaes, podem escolher, iservar, ou despedir os professores que estabelecem; salvos os direis d'estes aos contratos feitos: do mesmo modo podem examinar os nhecimentos e boa moral dos professores, para deliberar sobre o exercio da faculdade de os conservar ou despedir. (Art. 4.°, 5.° e 6.°)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Veja a integra d'este importante officio na Collecção Official da Legislação de 1863, pag. 387 a 390.

## 1835

O decreto de 7 de setembro, depois de difinir as disciplinas que constituem a instrucção primaria, estabeleceu no artigo 2.º o seguinte preceito:

Esta instrucção será administrada gratuitamente a todos os cidadãos em escolas publicas para esse fim estabelecidas pelo governo, pelas camaras municipaes ou pelas juntas de parochia.

## 1836

O decreto de 15 de novembro, que estabeleceu o plano da instrucção primaria, preceituou o seguinte, no artigo 2.º:

«O estabelecimento de escolas primarias é livre a toda a pessoa, ou corporação, com tanto que participe por escripto ao administrador do concelho o local da escola.

Este mesmo decreto, no artigo 15.º, impoz às camaras municipaes o encargo de pagar uma gratificação de vinte mil réis aos professores regios de ensino primario.

# 1837

Pela portaria de 19 de outubro declarou o governo que o profesor de ensino primario da cidade do Funchal, João Antonio Pita, não tinha direito á prestação municipal de 205000 réis, por ser esta concedida pela lei aos professores de ensino simultaneo que vencessem um modico ordenado,—e de nenhuma sorte áquelles que, como o disprofessor, tivessem um vencimento de 3005000 réis, superior ao que era estabelecido no § 16.º do decreto de 15 de novembro de 1836 para os professores das escolas normaes nas provincias insulares.

A portaria de 6 de dezembro declarou —que todas as camaras municipaes do reino estão obrigadas a solver a quaesquer professores publicos das escolas primarias de ensino simultaneo a prestação estabelecida no artigo 15.º do decreto de 15 de novembro de 1836, ou es professores apresentem títulos antigos ou modernos; devendo os administradores geraes abonar essa despeza nas contas dos municipios; e po-

endo os professores usar, perante as auctoridades administrativas e adiciaes, dos recursos competentes para haverem a satisfação d'esta ivida legal, quando ella lhes for recusada pelas camaras devedoras.

## 1838

A portaria de 10 de maio continha as seguintes declarações:

Que achando-se pelo artigo 82.°, § 22.° do Cod. Adm. (1836), authorisadas as camaras para estabelecerem escolas de ensino primario por conta dos concelhos, não podem ellas, no provimento e designação los ordenados de seus respectivos professores, estar obrigadas a seguir as regras e disposições do decreto de 15 de novembro de 1836, estabelecidos sómente para os professores publicos pagos pelo thesouro.

«Que, se o ordenado arbitrado pelas camaras municipaes for excessivo e exorbitante, incumbe ao conselho de districto regeitar essa verba de despesa, quando na conformidade do artigo 82.º § 10.º, e artigo 172.º § 1.º do citado codigo, as mesmas camaras lhe prestarem contas de sua administração.»

# 1839

É summamente agradavel para nós o termos que mencionar um facto praticado pela camara municipal de um dos mais importantes concelhos de Portugal, o de Evora. Não se refere, é verdade, esse facto ao ensino elementar; mas tem ainda mais elevado caracter, por quanto foi inspirado polo nobre sentimento de honrar a memoria de dois illustres portuguezes, que em nossos fastos litterarios deixaram um luzido nome, e ás lettras fizeram relevante serviço.

Os leitores vão ver, se é justificado o interesse com que recommendamos à sua attenção a seguinte noticia.

A camara municipal do concelho de Evora trasladou n'este anno para a cathedral metropolitana os ossos dos insignes escriptores, naturaes d'aquella cidade, André de Resende e Manuel Severim de Faria, — cujos restos mortaes estavam esquecidos em humildes jazigos, e um d'estes arriscado a se perder entre as ruinas do extincto convento de S. Domingos da mesma cidade. — Ficaram collocados em sumptuosos mausuleus, sendo de notar, que para as competentes despezas concorreram de bom grado os principaes eborenses.

Menciono este facto, por quanto se refere a dois escriptores de grande estimação, e faz grande honra á camara e aos eborenses. que ao cabo de quasi dois seculos se deliheraram a pagar um tributo de gratidão e respeito ás cinzas de dois illustres patricios, tão recommendaveis na republica das lettras.

Em nome da rainha a senhora D. Maria II, foi agradecido e los vado o nobre procedimento da camara e dos principaes morados de Evora.—«Comprazendo-se S. M. em considerar que tão generosos: patrioticos sentimentos lhes grangeariam a estima e a veneração de le dos os homens esclarecidos e amantes da patria.»

(Veja-se a interessantissima portaria de 4 de setembro de 1839

#### 1844

O decreto com força de lei de 20 de setembro, no seu artigo 9... occupou-se egualmente com o assumpto de que tratamos, determinade o seguinte:

As camaras municipaes poderão ser authorisadas, pelos concelhos de districto, a estabelecer gratificações ou ordenados aos parochos, a a outros individuos, que, tendo a sufficiente habilitação moral e literaria, quizerem encarregar-se do ensino primario nas freguezias em que não houver professor publico.

As juntas de parochia, as irmandades e confrarias, poderão pod

No artigo 26.º impõe este decreto ás camaras municipaes a obrigação de pagar aos professores do segundo grau a quantia annual de 20,5000 réis; e tambem a gratificação annual aos que tiverem mais de 60 discipulos nas cidades de Lisboa, Porto, Coimbra, Braga e Evora; 40 nas outras cidades e villas do reino; e 30 nas aldeias ou povoações ruraes.

# 1848

A portaria de 7 de junho contém as seguintes e muito importarios disposições, relativamente ás escolas fundadas e mantidas pelas de maras municipaes, juntas de parochia e irmandades e confrarias.

1.º Devem ser classificadas como particulares.

- 2.º Áquelles corpos administrativos pertence a nomeação dos respectivos professores, devendo esta só recair nos habilitados pelo Conselho Superior de Instrução Publica.
- 3.º Nos provimentos de que se trata, ficam aquellas corporações subordinadas á inspecção das auctoridades superiores, para, pelos meios e recursos legitimos, serem emendados ou reprimidos quaesquer abusos.
- 4.º Taes escolas estão sujeitas ao exame e visitas da auctoridade publica, na conformidade do artigo 86.º do decreto de 20 de setembro de 1844.
- 5.º Aos respectivos administradores de concelho e commissarios dos estudos, ou na falta d'estes, a quem o exercer cargo de reitor no lyceu, devem ser presentes os documentos justificativos da boa morigeração de todos os empregados nas escolas, e das habilitações litterarias dos professores, na fórma do artigo 84.º do citado decreto de 20 de setembro de 1844.

## 1849

Com referencia a este anno julgamos ser de grande conveniencia reproduzir aqui o que dissemos em outra obra nossa, em louvor da camara municipal do Funchal, a proposito de instrucção primaria:

«Não podemos deixar de apresentar a camara municipal do Funchal como um modello muito digno de ser imitado por todas as camaras municipaes de Portugal, em materia de instrucção primaria.

eNo anno de 1849 (e citamos este anno, porque temos casualmente á mão n'este momento os documentos officiaes que lhe são respectivos), no anno de 1849, dizemos, manteve a camara municipal do Funchal 5 escolas de ensino primario do sexo masculino, e 11 do sexo femicino; tendo as primeiras 656 alumnos, e as segundas 950; ao todo 1:606 alumnos de ambos os sexos!

«Estas escolas tinham (e teem) a sua séde nas freguezias ruraes do concelho do Funchal, como sendo destinadas a levar o beneficio da instrucção aos pontos onde mais necessario se torna. Eis-aqui a indicação das freguezias e sitios do seu assento:

Freguezia do Monte. - Sitios: Pedra Molle; Egreja; Livramento.

Freguezia de S. Roque. — Sitios: Egreja; Calhau; Muro da Coelha.

Freguezia de Santo Antonio.—Sitios: Quinta do Leme; Egreja; Laranjal.

Freguezia de S. Gonçalo. — Sitios: Neves; Forca.

Freguezia de S. Martinho.—Sitios: Poço Borral; Avista-Navios; Terra dos Alhos.

Freguezia de Santa Maria Maior. — Sitio: Bom Successo.

«Não escapa á ponderação dos leitores o cuidado especial que à camara mereceram a instrucção e educação das creanças do sexo feminino. E com effeito, mantém a camara cinco escolas de meninos e oras de meninas. Avisadamente andou essa corporação em alargar mais a esphera do ensino das meninas, pois que a sociedade lucra immensamente em que essa porção da humanidade seja objecto de cuidades especiaes dos que governão, no que respeita ao desenvolvimento a sua intelligencia, ao ensino das prendas proprias de uma dona de cae e ao conhecimento dos salutares principios da moral e da religião de la conhecimento dos salutares principios da moral e da religião de la cae e ao conhecimento dos salutares principios da moral e da religião de la cae e ao conhecimento dos salutares principios da moral e da religião de la cae e ao conhecimento dos salutares principios da moral e da religião de la cae e ao conhecimento dos salutares principios da moral e da religião de la cae e ao conhecimento dos salutares principios da moral e da religião de la cae e ao conhecimento dos salutares principios da moral e da religião de la cae e ao conhecimento dos salutares principios da moral e da religião de la cae e ao conhecimento dos salutares principios da moral e da religião de la cae e ao conhecimento dos salutares principios da moral e da religião de la cae e ao conhecimento dos salutares principios da moral e da religião de la cae e ao conhecimento dos salutares principios da moral e da religião de la cae e ao conhecimento dos salutares principios da moral e da religião de la cae e ao conhecimento dos salutares principios da moral e da religião de la cae e ao conhecimento dos salutares principios da moral e da religião de la cae de la cae e ao conhecimento dos salutares principios da moral e da religião de la cae de la c

É tão importante o assumpto d'este capitulo, que julgamos deve apresentar algumas noticias mais, em materia que inspira vivo interese, attento o grandioso serviço que as corporações administrativas estão no caso de prestar á instrucção dos seus administrados.

A portaria de 17 de outubro de 1858 estabeleceu as regras que devem observar-se para a creação de novas cadeiras de instrucção primaria, requeridas pelas camaras municipaes ou juntas de parochic

Devem, n'este caso, acompanhar os seus offerecimentos com a seguintes declarações; 1.º população da freguezia onde se ha de erigira cadeira; 2.º numero de meninos até 14 annos existentes na freguezia: 3.º distancia do logar mais proximo onde ha escola primaria; 4.º estado dos caminhos que conduzem á escola mais proxima, e facilidade ou difficuldade do transito no inverno; 5.º freguezias que, no todo os em parte, poderão aproveitar a escola que se pede; e o numero de habitantes ou de fogos de parte d'ellas, a que plausivamente se poder estender o beneficio da instrucção; 6.º casa, alfaia propria para a escola ou subsidio para a sua manutenção, offerecido pelas camaras or juntas de parochia.

A portaria de 16 de março de 1861 declarou que a gratificação à 105000 rs. concedida aos professores de instrucção primaria nos terms do 8 unico do artigo 26.º do decreto de 20 de setembro de 1844, com-

Ahi encontrarão tambem os leitores o bem elaborado Regulamento de Escolas Municipaes do Funchal.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Veja: Resoluções do Conselho de Estado na secção do Contencioso Advinistrativo, colligidas e explicadas por José Silvestre Ribeiro. Tomo m. Lisba 1855, pag. 193 e seguintes.

pete assim aos professores vitalicios, como aos temporarios, uma vez que se deem as condições de continuada frequencia e reconhecido aproveitamento dos alumnos, conforme exigem o regulamento de 20 de dezembro de 1850, artigo 38.º, e portaria de 17 de novembro de 1852.

Contra algumas camaras municipaes tem havido queixas, por não cumprirem a lei, na parte relativa ao pagamento das gratificações aos professores de instrucção primaria. Cremos que será esta uma excepção; e muito agradavel nos é suppor que todas imitam o bello exemplo da de Alemquer, que o respectivo professor revelou nos seguintes termos:

«Quando, para esta terra, vim despachado professor publico, a camara municipal não só apresentou casa para a escola, mobilada convenientemente, como tambem me concedeu habitação decente para eu residir e a minha familia. Tendo eu direito á gratificação que o decreto de 20 de setembro de 1844 estabelece aos professores que contarem mais de 10 alumnos em villa, a camara municipal immediatamente decidio que essa gratificação me fosse abonada. Actualmente, contando eu 90 alumnos matriculados, fiz ver ao corpo municipal o excessivo trabalho com que me achava sobrecarregado, tendo, para indemnisar-me, tão diminuta gratificação. A camara municipal, fazendo justiça á minha exposição, deliberou augmentar-me a minha gratificação com mais réis 485000 annuaes<sup>1</sup>.»

## 1863

Por parte de algumas camaras municipaes suscitou-se duvida sobre a gratificação que devem pagar aos professores de ensino primario que tiverem mais de 60 alumnos nas cidades de Lisboa, Porto, Coimbra, Braga e Evora; 40 nas outras cidades e villas do reino; e 30 nas aldeias ou povoações ruraes.

A duvida consistia em que no § unico do artigo 26.º do decreto de 20 de setembro de 1844, publicado na collecção official da legislação portugueza, se dispõe que a gratificação annual seja de 165000 réis, e no artigo 38.º do decreto de 20 de dezembro de 1850 a gratificação annual de 105000 réis.

Mas o governo, à vista do authographo do citado decreto de 20 de setembro de 1844, conheceu que a antinomia notada é proveniente de erro typographico, que convém emendar para conhecimento das pessoas a quem cumpre executar a lei.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Veja o Boletim geral de instrucção publica, num. 23, 10 de julho de 1861.

N'estes termos, declarou, na portaria de 4 de setembro de 1861, que a gratificação que as camaras municipaes são obrigadas a dar en professores de ensino primario, que se acharem nas circumstancias a pramencionadas, é de 10,5000 réis, segundo se lê no authographo de decreto com força de lei de 20 de setembro de 1844, no regulamento de 20 de dezembro de 1850, e na portaria de 17 de novembro de 1852.

# CASA DE ASYLO E EDUCAÇÃO PARA ORPHÃOS DESVALIDOS NA ESTREMADIA

Em 1834 foi apresentada à camara electiva uma proposta, concel· nos seguintes termos:

- 1.º Que as côrtes decretem a fundação de uma casa de asylo e el cação, para orphãos desvalidos na provincia da Estremadura, á imital da Casa Pia de Lisboa.
- 2.º Que para este fim se destine o extincto convento dos frem de Christo em Thomar, com todos os predios e rendimentos que expertencem 4.

Com quanto não se realisasse este pensamento, é dever noso per mar nota d'elle, em harmonia com o plano que seguimos de menciona tudo quanto, em maiores ou menores proporções, tem ou teve por de jecto promover a instrucção e educação.

#### CASA PIA DA CIDADE DE EVORA

Tratamos, n'este capitulo, de um estabelecimento creado en mais importantes cidades de Portugal no reinado da senhora la Maria II.

Prepara-nos sufficientemente para entrarmos no conhecimento à natureza e destino d'esta recommendavel instituição o que se lê no prese bulo do decreto de 27 de outubro de 1836, que lhe deu existencia regulamento; e vem a ser:

«Considerando que os estabelecimentos de piedade e caridade existentes na cidade de Evora, não correspondem aos fins de sua instituição, e que sendo reunidos debaixo de uma só administração e has combinado systema de educação, podem offerecer grandes resultados

1 Veja a Gazeta do Governo, num. 89, de 11 de outubro de 1834.

para se generalisar a instrucção primaria, e das artes fabris, e se melhorar a condição physica, moral e intellectual das classes indigentes: llei por bem decretar, etc.>

Se os leitores percorrerem o Diario das Côrtes do anno de 1821, hão de encontrar na acta da sessão de 22 de março a seguinte noticia:

Leu tambem o sr. Soares Franco, por parte da commissão de saude publica, o relatorio da mesma commissão sobre o projecto offerecido pelo auditor visitador da provincia do Alemtejo, Luiz Manuel de Evora Macedo, o plano de estabelecimento de uma casa pia na cidade de Evora, e que todos os papeis relativos se remettessem á regencia, para proceder como melhor julgasse no começar d'este util estabelecimento. (Foi approvado)»

Entre as Ordens das mesmas côrtes encontrarão outrosim, assignada pelo pontual e exacto secretario João Baptista Felgueiras, esta communicação, dirigida ao conde de Sampaio:

do-lhes sido presente a memoria inclusa de Luiz Manuel de Evora Macedo ácerca do estabelecimento de uma casa pia na cidade de Evora: approvam o plano da creação d'esta casa, e mandam remetter á regencia do reino a mencionada memoria com o informe da commissão de saude publica a esse respeito, para que na conformidade do parecer da mesma commissão mande formar o mappa das casas de benificencia e correcção da cidade de Evora, de seus rendimentos e estado, e faça proceder como julgar conveniente para começar aquelle util estabelecimento. O que V. Ex.² fará presente na regencia, para que assim se execute. (Tem a data de 22 de março)»

O pensamento da creação da Casa Pia de Evora data, pois, do anno de 1821, faz honra á memoria do auditor visitador da provincia do Alemtejo. Luiz Manuel de Evora Macedo, e está enlaçado com a existencia das gloriosas côrtes de 1821.

Mas estava reservada para outra época a conversão do feliz pensamento em realidade proveitosa. E de feito, foi no anno de 1836 que se verificou a creação da Casa Pia de Evora, no reinado da senhora D. Maria n, sendo ministro e secretario de estado dos negocios do reino Manuel da Silva Passos, e primeira auctoridade do districto de Evora o sr. Antonio José d'Avila, hoje marquez d'Avila e de Bolama.

Vamos dar uma abreviada noticia do estabelecimento, guia do-nos

principalmente pelos diplomas officiaes, e referindo-nos mais de pere ao que é dos dominios da instrucção e do ensino.

# 1836

Pelo decreto de 27 de outubro foi creada na cidade de Evora un Casa Pia, para n'ella serem recolhidos, sustentados, e receberem a instrucção primaria, e a das artes fabris os expostos, orphãos, e menima abandonados de um e outro sexo do respectivo districto administrativo e bem assim os filhos de pessoas indigentes, preferindo as que houra sem feito serviços, ou tivessem soffrido graves sacrificios pela coun constitucional.

O decreto supprimia, para aquelle effeito, os estabelecimentos de piedade existentes em Evora, denominados recolhimentos da Magdelena, da Piedade, de S. Marcos, e collegio dos meninos orphãos.

Os orphãos de ambos os sexos, e as recolhidas dos estabelectricos, seriam encorporados na Casa Pia, até se lhes dar o conveniente destino: devendo os alumnos, menores de 20 annos, formar parte dos collegios em que haviam de ficar divididos, e os que excedessem aquella edade teriam residencia separada dentro do estabelecimento, e seriam por elle sustentados.

Todos os bens e rendimentos dos mesmos estabelecimentos seriam applicados para a Casa Pia do districto de Evora, bem como o producto da venda, ou aforamento dos edificios em que elles estavam collocados.

Seria applicada para a mesma Casa Pia a importancia dos onos e encargos pios de todos os vinculos, e capellas do distiricto de Evora, que eram cumpridos pelos respectivos administradores nas casas religiosas extinctas, e que então deveriam ser satisfeitos pela Casa Pia, de pois de se lhes fazer a competente reducção.

Destinava-se, para n'elle se estabelecer a Casa Pia, o edificio de extincto collegio do Espirito Santo da cidade de Evora.

O decreto era acompanhado do regulamento para o regimen e alministração da Casa Pia.

Vejamos as disposições mais importantes do regulamento, debaiso do ponto de vista do nosso plano:

Os alumnos da Casa Pia deveriam ser divididos em dois collegios, um para os orphãos do sexo masculino, e outro para os do sexo fessinino.

Nenhum orphão seria admittido, d'então em diante, que tivesse menos de sete annos de edade, nem mais de dez.

O numero de orphãos que interinamente receberia a Casa Pia, afóra os alumnos que viessem dos estabelecimentos extinctos, seria o de cem do sexo masculino, e cem do sexo feminino.

A Casa Pia daria aos alumnos sustento, vestuario, curativo, e en-

Vejamos as disposições especiaes ácerca das aulas e officinas:

As aulas publicas da cidade de Evora, que estavam collocadas dentro do edificio da Casa Pia, serviriam tambem para o ensino dos alumnos d'este estabelecimento.

Haveria para instrucção das orphãs uma escola de primeiras lettras, e ensino da doutrina christã; outra escola de todos os trabalhos de agulha, como costura, bordar, e marcar; e uma terceira escola de lavar e engommar roupa branca; e, finalmente, uma de cosinha.

As aulas das orphās poderiam ser frequentadas por meninas de fora do estabelecimento, mediante uma modica retribuição a favor da Casa Pia.

1

Para ensino dos alumnos, afóra o litterario, de que já fizemos menção, haveria officinas de alfaiates, carpinteiros, constructores de carros, e ferreiros; podendo applicar-se áquelles d'estes officios, para os quaes respectivamente mostrassem maior propensão.

Deixando a parte administrativa e economica de regulamento, daremos noticia do que elle contém ácerca da admissão e destino futuro dos orphãos e das orphãs:

Para a admissão de qualquer orphão exigia-se a apresentação dos seguintes documentos ao administrador geral do districto: 1.º certidão de obito de pae e mãe, ou pelo menos de pae; 2.º certidão de edade (7 até 10 annos); 3.º attestado de saude, e de ter tido bexigas, ou de estar vaccinado; 4.º attestado de pobreza e desamparo, passado pelo parocho e juiz de paz da freguezia respectiva.

Os alumnos sairiam do estabelecimento logo que houvessem concluido o ramo de ensino em que se tivessem matriculado.

Sairiam tambem aquelles que, aos 18 annos de edade, não tivessem concluido os estudos ou officios a que se tivessem applicado, se esta circumstancia proviesse de falta ou omissão sua.

Os alumnos poderiam sair para aprenderem officios em alguma casa particular, ou para exercitarem outro qualquer mester que não

fosse o de criado de porta fóra. Se por culpa, ou falta sua, saiser da casa ou officinas para onde tivessem ido, perderiam o direito de se tar ao asylo, no caso de terem mais de 16 annos de edade.

As pessoas que quizessem tomar ou receber algum alumno su sua casa, assignariam um termo de hem o tratar e ensinar, e apreser riam um attestado do parocho respectivo que provasse o seu bom recedimento, quando aliás não fossem abonadas pelo director da lis Pia.

No que respeita às orphās, sairiam ellas do estabelecimento, de de instruidas nos trabalhos que lhes eram proprios, havendo come tado 20 annos de edade, e tendo parentes a quem fossem entregues

Poderiam sair do estabelecimento para casar, para criadas de tura e de cosinha, ou para casa de quem as quizesse ter por carida:

O que fica mencionado a respeito dos alumnos, em quanto à conque podessem ter de deixarem as casas ou officinas para onde litera sem ido, e em quanto às obrigações e abonação de quem os tomas para o seu serviço, é applicavel às orphãs. Cumpre, porêm, mencios a especialidade relativa ao casamento das orphãs, e vem a ser:

«Para casar com qualquer orphă, diz o regulamento, è necesir ter officio mecanico, ou estabelecimento, e ajuntar attestado de bomaco portamento, assignado pelo parocho e juiz de paz da freguezia rejectiva, ou por qualquer auctoridade electiva. D'estes casamentos se registo em forma.»

Com a portaria de 11 de novembro remettia o governo ao administrador geral do districto de Evora 20 exemplares do decreto e regulamento que deixamos mencionado, ordenando-lhe que os distribuiss pela camara municipal, pela misericordia e pelos empregados a que tocasse a sua execução; e por sua parte désse elle administrador e providencias necessarias para pôr tudo em acção.

Deveria o mesmo magistrado propor ao governo duas pessoas ir pazes para os logares de administrador, e thesoureiro da Casa Pia, or gos estes que deviam ser desempenhados por quem reunisse a provada aptidão a mais reconhecida probidade.

Remettia tambem o governo ao mesmo magistrado a copia authertica do decreto de 31 de outubro, que auctorisava o aforamento, co venda dos estabelecimentos pios da cidade de Evora, havia pouco en tinctos.

E, finalmente, exigia varios esclarecimentos, para servirem de guiza ao governo em quanto a resoluções que conviesse tomar.

NB. Como explicação diremos que o decreto remettido por copia o administrador geral era assim concebido:

«Tendo consideração a que por decreto da data de hoje são suprimidos os recolhimentos denominados da Piedade e de S. Manços, em como o Collegio dos Meninos Orphãos da cidade de Evora, ficando pplicados para a manutenção da Casa Pia, ora fundada no Collegio o Espirito Santo da mesma cidade, não só os rendimentos dos menionados estabelecimentos extinctos, mas o producto dos edificios em que lles se achavam collocados.... Hei por bem permittir que os referios edificios sejam dados de aforamento a quem maiores vantagens offerecer, ou se proceda á venda d'elles no caso de não se poderem forar, pondo-se o producto da venda d'elles a juro de cinco por cento em mãos seguras, e devendo preceder a qualquer d'estes contractos os convenientes editaes, guardadas as legitimas formalidades.»

Pelo decreto de 28 de dezembro foram regulados os vencimentos do administrador, thesoureiro, e mais empregados, e serventes da Casa Pia; importando a despesa total em 2:509\$270 réis.

Para que os leitores façam idéa dos empregados d'este estabelecimento, indicaremos a denominação dos que são mencionados na tabella que acompanha o mesmo decreto:

Administrador; thesoureiro; regente e sub-regente do Collegio dos Orphãos; regentes e 2 sub-regentes do Collegio das Orphãs; porteiro, e porteira; comprador; cosinheira, e ajudante da cosinheira; serva das orphãs; medico; cirurgião; barbeiro; professor de primeiras lettras; mestra de costura; mestra de lavar e engommar; hortelão; cinco mestres dos officios de alfaiate, sapateiro, funileiro, carpinteiro de machado, e ferreiro; malhador de ferro na ferraria.

Por decreto da mesma data foram nomeados os primeiros administrador e thesoureiro que a Casa Pia da cidade de Evora teve.

# 1838

A carta de lei de 2 de janeiro definiu a natureza de alguns cargos da Casa Pia, supprimiu outros, regulou a admissão dos orphãos e expostos, e providenciou sobre o augmento e segurança do capital.

No artigo 1.º declara essencialmente honorificos e gratuitos os cargos de administrador e thesoureiro.

A nomeação d'estes compete ao governo, sobre proposta da ca-

mara municipal; indicando esta, por via da auctoridade superior administrativa, em listas separadas, de dois em dois annos, os nomes de tres pessoas, d'entre os seus membros, ou de quaesquer outras redentes em Evora, para cada um dos referidos cargos. D'estas listas que o governo escolhe duas pessoas para servirem aquelles cargos per espaço de dois annos, contados do 1.º de janeiro proximo á proposta Os propostos restantes de cada uma das listas são considerados substatos dos que foram nomeados.

No artigo 2.º supprime os cargos de sub-regente do collegio de compansos, e do de uma das duas sub-regentes do collegio das orphie em que se divide o estabelecimento.

No artigo 3.º manda que os orphãos e expostos dos dois sens que houverem de ser admittidos na Casa Pia, entrarão na proporção dois terços do sexo masculino, e de um terço do sexo feminino; proporção esta que aliás não se verificará quando o estabelecimento pode educar todas as creanças desvalidas do districto.

No artigo 4.º manda que «a divida atrasada dos onus, que pel artigo 3.º do decreto de 27 de outubro ultimo (1836) se mandam commutar em beneficio da Casa Pia de Evora, fica pertencendo à mesme casa, e será competentemente cobrada e arrecadada pela sua respeción administração.»

No artigo 5.º manda que o producto da divida, de que trata o atigo antecedente seja encorporado no capital da Casa Pia, e dado a juro de 5 por cento com a devida segurança; não podendo as quantias dada a juro ser menores de cem mil réis.

Pelo decreto de 22 de fevereiro foi auctorisada a Casa Pia para dar de aforamento uma herdade que possue no concelho de Alvito. denominada do Cidrão.

O aforamento devia ser competentemente firmado com a naturez de fateosim perpetuo.

O predio devia ser aforado em hasta publica, pelo maior lanço que se offerecesse, não menor que a renda que então dava; sendo aliás preferido o actual rendeiro, em egualdade de circumstancias.

Havia demais d'isto as duas seguintes clausulas, dictadas pelo governo:

Que o aforamento não fosse feito a terceiro, sem que este se obrigasse, ou a conservar o rendeiro por todo o tempo do seu contracto, ou a prestar a reparação das perdas e damnos, que fosse exigida pelo actual locador.

Que o emphyteuta se obrigasse com hypothecas seguras ás bemitorias de que o predio carecesse no praso de oito annos.

## 1839

Pelo decreto de 8 de janeiro foi auctorisada a Casa Pia para poder lienar certos predios que possuia em diversos concelhos, fóra da fisalisação immediata do seu administrador.

As vendas deviam ser feitas, mediante todas as solemnidades leaes, em hasta publica, pelo maior lanço que se offerecesse, superior o justo preço da avaliação dos predios que se vendessem.

Os capitaes produzidos por estas vendas seriam mutuados ao juro la lei por escripturas publicas, com solidas e desembargadas hypothecas, e nunca por menores quantias de cem mil réis.

A Casa Pia de Evora tem o seu assento no edificio do antigo Collegio do Espirito Santo, fundado pelo cardeal infante D. Henrique, em 1551, inaugurado em 1553.

D'este collegio, da universidade de Evora, dos jesuitas, e do cardeal infante D. Henrique, démos as convenientes noticias no tomo 1 d'esta obra, pag. 98 a 116.

Acrescentaremos que, depois da extincção da Companhia de Jesus em 1759, foi aquelle edificio concedido aos religiosos da terceira Ordem da Penitencia, que n'elle se conservaram até á extincção dos conventos em 1834. Durante a residencia d'estes religiosos, poucos em numero e de uma ordem pobre, arruinou-se muito o edificio, e mais ainda depois, até que em 1836 foi destinado para a Casa Pia.

Desejaramos demorar-nos um pouco sobre a apreciação dos resultados d'esta importante instituição, em beneficio dos orphãos e em geral da sociedade; mas devemos reservar para mais opportuna occasião esse trabalho, que abrange tambem outro genero de considerações.

Sómente diremos que, muito mais tarde, nos fins de julho de 1863, constou ao governo que a Casa Pia da cidade de Evora, não correspondia tão perfeitamente, como era para desejar, aos piedosos fins de sua instituição, já no tocante á distribuição das repartições, e ás exigencias da hygiene, já com referencia aos methodos de ensino, tanto na parte litteraria como na industrial.

Ha na portaria de 30 de julho do referido anno um §, que nos

parece dever registar, como revelador do interesse que um tac recommendavel instituto inspirava ao governo:

«E querendo el-rei que em tão util estabelecimento de caridade, cuja fundação teve logar no reinado de sua augusta mãe, de saudo-sissima memoria, se levassem a effeito as reformas aconselhadas pela sciencia e abonadas pela experiencia em outras analogas instituições, de modo que brevemente se façam sentir mais proficuos resultados em prol da classe desvalida, que se destina a proteger, e com vantagem da sociedade, onde esta terá mais tarde que diffundir-se: Ha por bem nomear uma commissão, etc.<sup>1</sup>»

No que respeita ao estado actual das coisas somos informados de que se nota algum melhoramento n'este instituto, se bem que ainda se torne necessaria a reforma do regulamento. Bem assim nos informam o seguinte: «Dos asylados, uns, depois de concluirem suas aprendizagens nas officinas, estão vivendo do seu trabalho fóra da Casa Pia; outros que frequentam as aulas de musica vocal e instrumental, e do desenho linear; outros que cursaram o lyceu, tomam differentes destinos, abraçando uns a vida ecclesiastica, outros a do professorado, e outros ainda a profissão de musicos com bons interesses: finalmente, alguns teem sentado praça no exercito, onde teem sido officiaes, officiaes inferiores, soldados e musicos, e musicos escripturados.»

Não é possivel fallar da Casa Pia de Evora, sem que immediatamente deixe de acudir ao pensamento a quinta da Cartuxa. Aqui pois devemos dizer duas palavras a respeito d'ella, embora muito em substancia.

Quando em 1834 foram supprimidas as ordens religiosas, tomou o governo posse do convento da Cartuxa, da respectiva quinta, e da de Valbom. Por effeito das diligencias do um zeloso deputado, o sr. Joaquim Filippe de Soure, conseguiu-se tirar da lista dos bens nacionaes que haviam de ser vendidos a Cartuxa e suas dependencias, com o fim de ali se estabelecer uma escola agricola. Como, porém, se demorasse a realisação de tal estabelecimento, tratou a Casa Pia de vindicar o direito que julgava ter áquellas propriedades, em razão de lhe haver sido annexado o Collegio de S. Manços, para o qual deviam ellas reverter, como determinara o doador. A Casa Pia pôde effectivamente conseguir

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Esta commissão era encarregada de visitar e examinar as diversas repartições e dependencias da Casa Pia, informar do estado das coisas, e propor as alterações que devessem ser feitas no regulamento de 27 de outubro de 1836.

judicialmente o dominio da quinta da Cartuxa, e depois de a administrar por sua conta no decurso de alguns annos, a deu de arrendamento em 1857 a uma sociedade agricola que se formou em Evora sob a direcção e presidencia do dr. em medicina pela universidade de Paris, A. J. Potes de Campos. O contracto foi feito com a clausula de cessar o arrendamento logo que o governo creasse a escola regional.

No anno de 1863 comprou o governo a quinta da Cartuxa, e ali estabeleceu a escola regional de Evora, escolhendo para director o mesmo director que o fora da sociedade agricola, o dr. A. J. Potes de Campos<sup>4</sup>.

#### CASA PIA DE LISBOA

#### 1834

Em 20 de setembro soi participado ao commissario interino dos estudos em Lisboa, que se ordenara a transserencia das aulas publicas de Belem para a Casa Pia, erecta no extincto mosteiro de Nossa Senhora de Belem.

E com esseito, n'esta conformidade se expediram na mesma data as competentes ordens ao preseito interino da provincia da Estremadura.

Pela portaria de 30 de dezembro approvou o governo, e louvou, o prospecto para o collegio dos porcionistas annexo á Casa Pia, e a planta da escola pratica e elementar de ensino mutuo pelo methodo de Lencaster, que o administrador da Casa Pia sizera subir com a sua conta de 46 do mesmo mez e anno.

#### 1835

O decreto de 9 de maio deu um regulamento à Casa Pia, ou, para melhor dizer, lançou as bases da sua organisação, fixando regras de administração do mesmo estabelecimento, que de todo faltaram nos periodos anteriores.

<sup>1</sup> Veja no vol. xi do Archivo Pittoresco um muito noticioso artigo: Cartuza de Rvora, do sr. A. Filippe Simões.

Fixou primeiramente o destino da Casa Pia, consagrando o pio pio de que é um asylo de amparo, e de educação, para orphão destidos.

Marcou (talvez com menos prudencia) o numero de orphas que o estabelecimento receberia, e vem a ser: o de 1000; 600 do sexo que culino, e 400 do feminino.

Estabeleceu o principio de que os alumnos receberiam sustante vestuario, curativo, e ensino, e seriam divididos em collegios.

Vejamos as disposições do decreto, relativas ao ensino; e pos são ellas as que mais nos interessam, com referencia ao plano es do nosso trabalho, vamos reproduzir na sua integra os artigos que tam d'esta especialidade:

«Capitulo 2.º

- «Art. 4.º—Haverá uma escola de primeiras lettras pelo medide Lencaster; ensino de doutrina christã, e as aulas seguintes: 1.13 latim; 2.º de inglez; 3.º de francez; 4.º de grego, 5.º de philosophia 6.º de rhetorica, 7.º de pintura, 8.º de musica.
- «Art. 2.º—Haverá tambem uma escola de declamação, para para concluirá o theatro já principiado.
- «Art. 3.º—Haverá para a instrucção das orphãs uma escola de pomeiras lettras; ensino de doutrina christã, de todos os trabalhos de pomeiras lettras; bordar e marcar; desenho, musica; lavar e engre mar roupa branca, e cosinhar.
- Art. 4.º—As aulas são publicas; podem também ser frequentido por estudantes de fóra do estabelecimento.
- «Art. 5.º—Haverá officinas de alfaiates, sapateiros, carpinleiros ferreiros, e latoeiros de folha branca, a cujos officios se applicará aquelles alumnos que tiverem propensão para elles.»
- O regulamento lançou tambem as bases para a administração en nomica do estabelecimento, e fixou as regras necessarias, ou antes is despensaveis, em materia de admissão dos orphãos, e de seu destina

Especificarei uma das disposições varias, que merece attenção. M muito avisada: «O administrador geral, no destino que der aos almonos, attenderá ao talento e propensão de cada um, e tambem à profissão de seus paes.»

Tem grande importancia o juizo critico de um habil administralis que muito mais tarde, nos fins do anno de 1859, foi provedor de Cas

Pia, e bem pôde avaliar o alcance e os resultados das providencias adoptadas nos primeiros annos:

co decreto de 9 de maio de 1835, disse elle, estabeleceu na Casa Pia diversas aulas; de latim, de inglez, de francez, de grego, de philosophia, de rhetorica, de pintura, de musica, e de declamação. Teve-se em mira fundar aqui uma especie de academia de estudos litterarios, com um plano copiado, segundo parece, do plano dos estudos do collegio dos nobres, como elle foi nos tempos de sua antiga grandeza. Esta concepção pertence a esse periodo de esperanças chimericas e de projectos de vã ostentação, ao qual já tive occasião de alludir no presente relatorio, periodo que ordinariamente apparece depois de grandes revoluções políticas, em quanto a imaginação excitada exerce nos actos da governação publica uma influencia que só deve pertencer á razão analytica, e experimentada.—Todas estas aulas foram-se fechando successivamente; e as unicas que vim encontrar abertas foram a de inglez, a de francez, e a de musica, como restos que ainda estavam em pé no meio das ruinas de um edificio que desabou por não ter base<sup>1</sup>.»

O decreto de 5 de maio determinou que o seminario da extincta Egreja Patriarchal fosse substituido por um Conservatorio de Musica, o qual seria estabelecido na Casa Pia.

Veja: Conservatorio de Musica.

O 2.º tachigrapho da camara dos dignos pares do reino, José Pedro Prestes, sei n'este anno encarregado de abrir na Casa Pia, uma escola de tachigraphia, escolhendo para esse effeito os discipulos que ali achasse mais idoneos.

Pela portaria de 23 de setembro foi ordenado, por intervenção do governador civil de Lisboa, ao administrador da Casa Pia, que facilitasse ao indicado tachigrapho os meios de desempenhar a commissão, de que estava encarregado.

Veja: Curso de Tachigraphia, anno de 1835.

Pela portaria de 2 de novembro foi declarado que Francisco Antonio de Michellis, professor da aula de ensino mutuo da Casa Pia, seria comprehendido na folha geral dos professores da côrte, ficando

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Relatorio da Administração da Real Casa Pia de Lisboa de 20 de outubro de 1859 a 31 de outubro de 1860.... pelo provedor José Maria Eugenio de Almeida.

Fixon primeiramente o destino da Casa Pi pio de que é um asylo de amparo, e de educaç littar.

Marcou (talvez com menos prudencia) o o estabelecimento receberia, e vem a ser: o de culino, e 400 do feminino.

Estabeleceu o principio de que os aluma vestuario, curativo, e ensino, e seriam dividid

Vejamos as disposições do decreto, relat são ellas as que mais nos interessam, com do nosso trabalho, vamos reproduzir na sua i tam d'esta especialidade:

· Capitulo 2.º

«Art. 4.º—Haverá uma escola de primo de Lencaster; ensino de doutrina christă, e a latim; 2.º de inglez; 3.º de francez; 4.º de . 6.º de rhetorica, 7.º de pintura, 8.º de musi

«Art. 2.º—Haverá tambem uma escola se concluirá o theatro já principiado.

«Art. 3.º—Haverá para a instrucção das meiras lettras; ensino de doutrina christă, de lha, como costura, bordar e marcar; desenh mar roupa branca, e cosinhar.

«Art. 4.º—As aulas são publicas; podepor estudantes de fóra de estabelecimento.

 Art. 5.º—Haverá officinas de alfaiate ferreiros, e latoeiros de folha branca, a aquelles alumnos que tiverem propensão pr

O regulamento lançou tambem as base nomica do estabelecimento, e fixou as regu despensaveis, em materia de admissão dos 를 !?

**n-**

. •

Jose 109-

ca

を発生

114

timo dec predito he perte cto cons matico.

> sco A sores do, e profe recre

o pr

nt E

ir

31

,

a Iran

*a desd ear, e n em que*;içoado do

- The state of the

de estata

ilive

T UIL GORSCIVATOR A MUNICI.

Figures de reint. Just Pre-

Committee : Committee :

Air and Air

- to see the see

sujeito aos regulamentos e visitas que ao conselho superior incumbia observar, e mandar fazer.

## 1836

Pela portaria de 23 de janeiro foi annullado o effeito da de 2 de novembro de 1835; determinando-se que o professor da escola de ensino mutuo da Casa Pia, Francisco Antonio de Michellis, fosse pago do seu ordenado pelos rendimentos da mesma casa.

### 1837

N'este anno foi mandado (pelo administrador da Casa Pia, José Ferreira Pinto Bastos) observar um regulamento, que continha disposições interessantes ácerca dos seguintes objectos:

Distribuição do tempo; castigos; roupas das orphãs; regente em chefe; licenças.

Este regulamento, essencialmente policial, refere-se exclusivamente às orphās; e d'elle fazemos menção, por quanto recommenda à regente em chefe a visita diaria, de manhã e de tarde, das officinas e aulas, com a obrigação de examinar se faltam algumas orphās, para exigir das regentes o motivo da falta, e mandar applicar o castigo merecido.

Nos domingos e dias santos, depois do almoço, nos termos d'este regulamento, ouvirão as orphãs a explicação da doutrina até á hora de missa; e depois de anoitecer até á hora de ceia ouvirão a mesma explicação.

Semelhantemente foi estabelecido um regulamento disciplinar, que especifica os deveres dos regentes dos collegios, o serviço dos guardas dos pateos, e do porteiro da porta principal.

«Os regentes (dizia o regulamento, nas disposições geraes) são obrigados a manter a melhor ordem, e a conservar a maior disciplina em todos os actos e reuniões dos alumnos; e se porventura algum d'estes faltar aos seus deveres, darão logo parte ao prefeito. Se porém algum regente deixar de fazer esta participação, será multado no perdimento da quantia correspondente a quinze dias do seu ordenado.»

O Conservatorio de Musica, erecto na Casa Pia por decreto de 5 de maio de 1835, foi incorporado no Conservatorio Geral da Arte Dramatica por decreto de 15 de novembro de 1836.

Para tornar effectivas as disposições d'este ultimo decreto, mandou o governo, pela portaria de 28 de março, que o predito conservatorio, e bem assim todos os utensilios e objectos que lhe pertenciam, fossem removidos da Casa Pia para o edificio do extincto convento dos Caetanos, onde estava collocado o Conservatorio Dramatico.

### 1838

A portaria de 29 de janeiro mandou que o professor da escola de ensino mutuo da Casa Pia de Lisboa, Francisco Antonio de Michellis, sosse pago por solha addicional dos professores publicos da capital, dos ordenados que se lhe estivessem devendo, e que sosse, d'então em diante, incluido na solha geral dos mesmos professores, até que em Lisboa sosse estabelecida a escola creada pelo decreto de 15 de novembro de 1836— tempo em que a da Casa Pia devia cessar de vencer por conta do estado.

### 1840

Relativamente à escola de ensino mutuo da Casa Pia, tomou o governo, em portaria de 3 de fevereiro, as seguintes providencias:

- 4.º A commissão administrativa da Casa Pia de Lisboa proporá um individuo de reconhecida aptidão para servir de professor ajudante da escola de ensino mutuo ali estabelecida.
- 2.º A maioria dos alumnos que na Casa Pia frequentam as aulas de ensino simultaneo passarão a frequentar as escolas de ensino mutuo.
- 3.º Os alumnos monitores não serão tirados da escola para outros destinos, sem preceder ordem expressa da commissão administrativa com audiencia do professor, em quanto se carecer d'elles para os exercicios da mesma escola.
- 4.º Os outros alumnos que frequentarem a escola deixarão de ser distraidos de suas respectivas applicações, durante as horas dedicadas ao ensino disciplinar que ali recebem.
- 5.º A commissão administrativa fornecerá desde logo os utensilios necessarios para o ensino de desenho linear, e mandará fazer engradamento conveniente em volta do estrado em que se assenta a cadeira do professor para o ensino mais aperfeiçoado dos monitores da escola.

## 1843

Pela portaria de 12 de janeiro foi ordenado que os professores à logica e grammatica latina da Casa Pia de Lisboa remettessem, en troba os semestres, à commissão administrativa d'aquelle estabelecimento uma relação nominal dos alumnos da casa que frequentassem as se respectivas aulas, declarando qual fosse a frequencia, applicação, presso e aproveitamento dos mesmos alumnos no decurso de cada: mestre, e quaes d'elles chegaram a fazer exame com approvação ou provação; a fim de que a commissão, em presença d'esses esclarmentos, podesse dar as providencias que fossem da sua competencia de educação dos orphãos a seu cargo. (Esta portaria foi expelia ao conselho geral director do ensino primario e secundario, e à missão administrativa da Casa Pia de Lisboa).

Pela portaria de 13 do mesmo mez e anno louvou o governizelo e bom serviço da commissão administrativa da Casa Pia de Lista com referencia ao anno de 1842; e lhe foi assegurado que as producias por ella propostas para o progressivo melhoramento da mesta Casa Pia seriam tomadas em consideração.

Os louvores do governo recairam sobre os dois seguintes factores.

1.º As leis porque se regia aquelle estabelecimento tinham sido exceptamente cumpridas, a bem da educação physica e moral dos orphãos soccorridos pela beneficencia publica; 2.º tinham sido satisfeitas as despezas correntes da casa, e egualmente se tinha pago a maior parte de uma consideravel somma que a mesma casa estava devendo aos see credores.

A commissão administrativa da Casa Pia de Lisboa representan ao governo sobre a urgente necessidade de construir alguns dormitrios, que, acrescentando aquelle edificio, déssem logar a mais saudania acommodação dos respectivos alumnos.

Pela portaria de 28 de janeiro foi a commissão administrativa ar ctorisada para, de accordo com o inspector geral das Obras Publicas e pelos rendimentos d'aquella casa, mandar proceder á construcção de dois dormitorios, nos termos do alçado, plantas e orçamento (na importancia de 7:397\$640 réis) que eram remettidos ao indicado inspector geral.

A obra devia ser feita por arrematação perante a inspecção gera

das Obras Publicas, com assistencia de um dos membros da commissão administrativa; exceptuando a mão de obra e materiaes que a Casa Pia podesse fornecer, ou que podessem apromptar-se com mais proveito nas suas proprias officinas.

Se esta providencia não se refere immediatamente à instrucção e ensino dos alumnos, é todavia certo que revela sollicitude em beneficio dos asylados que ali recebiam instrucção e educação.

Pelo decreto de 11 de setembro foram mandados entregar á Casa Pia todos os bens, direitos ou acções do seminario dos orphãos (instituido pelo padre Egydio José da Costa, na travessa de S.<sup>ta</sup> Quiteria, freguezia de S.<sup>ta</sup> Isabel da cidade de Lisboa), para que a mesma Casa Pia os gosasse e administrasse; devendo receber e educar, nos termos do decreto de 9 de maio de 1835, os alumnos então existentes no indicado seminario, que, por sua edade e circumstancias, devessem ali ser recebidos.

Veja: Seminario dos orphãos instituido pelo padre Egydio José da Costa. Tomo II d'esta obra pag. 132 a 134; e também o tomo III, pag. 424 a 427.

O regulamento de 30 de setembro de 1843, assignado por D. Antonio, principal Corte-Real, vogal da commissão administrativa, encarregado da direcção das aulas, contém disposições relativas aos estudos d'este estabelecimento.

É este um dos regulamentos que o habil administrador da Casa Pia, José Maria Eugenio de Almeida, encontrou, no anno de 1859, sem vigor e sem execução, quando aliás muito convinha ao ensino que não sossem lettra morta as suas disposições.

Pela portaria de 15 de dezembro do referido anno de 1859 declarou a administração (que tomou posse em 20 de outubro) em vigor, e suscitou a plena observancia do mencionado regulamento.

E por quanto versa elle sobre o ensino, e mereça a attenção dos leitores d'este nosso trabalho, por ser proprio da especialidade que nos occupa, é dever nosso impreterivel registal-o textualmente:

Regulamento para as aulas da Casa Pia.

Ensino mutuo. Esta aula começará os seus trabalhos de verão ás oito horas da manhã, e fechará ás onze horas. De tarde começará ás duas horas em ponto, e fechará ás cinco. No tempo de inverno começará ás nove horas, e fechará ao meio dia, e de tarde ás mesmas horas indicadas.

## 1850

Em 20 de março foi estabelecido um regulamento para o casigo dos alumnos.

Era um bem elaborado codigo disciplinar, tendente a especifica os factos irregulares ou procedimento mais ou menos reprehensivel da orphãos, ou dos alumnos das diversas aulas, e a competente corregio ou castigo.

Como exemplo da moralidade que presidia ás disposições d'es Regulamento, registaremos aqui um dos artigos:

- 41.º Os orphãos que forem encontrados a jogar as cartas, qualquer outro jogo prohibido, serão pela primeira vez punidos ou doze palmatoadas, que lhes serão dadas na frente de todos os orphão formados em quadrado; depois assistirão ao jantar, aonde estarão de joelhos com as cartas ao pescoço. Se commetterem segunda vez a ma culpa, soffrerão o mesmo castigo por dois días.
- «§ unico. O mesmo castigo será applicado aquelles alumnos que forem encontrados a fumar, assim como tambem aquelles que forem encontrados com bebidas espirituosas.»

Com referencia especial aos alumnos citaremos o artigo 45.º

cOs alumnos que, no acto de serviço, ou fóra d'elle, desobeder rem ou faltarem ao respeito devido aos seus regentes, mestres ou en pregados do estabelecimento, depois de verificado o facto pelas des auctoridades superiores, serão punidos, pela primeira vez com seis parmatoadas e tres dias de serviço extraordinario; pela segunda vez com doze palmatoadas, e se lhes porá ao peito da fardeta um rotulo com a palavra Atrevido, que serão obrigados a usar por espaço de oito dias.

Na mesma data do precedente regulamento foi estabelecido outro para os castigos das orphās.

Era tambem um codigo disciplinar, e abrangia as faltas commetidas nos collegios e nas officinas.

Demos um breve exemplo do espirito de ordem e moralidade que presidiu á feitura d'este regulamento:

Art.º 9. As orphās que desobedecerem às regentes, às mestras, of às auctoridades do recolhimento, depois de verificado o facto pelas auctoridades superiores, serão punidas, pela primeira vez com tarefas dobradas por espaço de oito dias, e tres dias de reclusão; pela segunda vez tarefas dobradas por quinze dias, e quatro dias de reclusão.

O professor terá sempre em vista que os alumnos saibam bem as escalas do instrumento a que se applicarem, antes de serem admittidos na banda da musica.

Aula de desenho. Esta aula começará, tanto de verão como de inverno, ás nove horas da manhã.

Exames. Haverá em todas as aulas exames parciaes ou finaes de anno; os primeiros serão presididos pelo director do estabelecimento com auctorisação da commissão administrativa; porém os exames de anno serão presididos por esta, ou algum de seus membros que para esse tim for designado.

Os exames geraes devem principiar no 1.º de agosto, e terminar infallivelmente n'este mesmo mez. Do resultado d'estes exames os professores enviarão á commissão administrativa uma relação dos alumnos approvados, acompanhada das observações tendentes a demonstrar qual a sua applicação, procedimento e moral.

Os alumnos que forem reprovados em dois annos successivos sobre o mesmo ramo de instrucção, serão expulsos como ineptos; aquelles, porém, que forem examinados e approvados não poderão mais frequentar a aula d'onde sairam.

Matricula das aulas. Nenhum estudante se poderá matricular em qualquer das aulas da Casa Pia, senão no mez de outubro; fica exceptuada d'esta regra a aula de ensino mutuo.

Fiscalisação da frequencia. Haverá ponto para todas as aulas, o qual será tomado pelo porteiro que para esse fim for designado, meia hora depois d'aquella que for designada para a entrada. O porteiro marcará todas as faltas dos mestres e alumnos em relações nominaes, as quaes serão rubricadas pelo director.

Os professores nas suas respectivas aulas notarão tambem as faltas dos seus discipulos, e no fim do mez remetterão à commissão uma relação demonstrativa das faltas de cada alumno.

Se o porteiro for convencido de que por desleixo ou protecção deixou de marcar alguma falta aos mestres ou alumnos, será infallivelmente expulso da Casa Pia.

Os professores que commetterem em cada mez mais de duas saltas, não justificadas pagarão uma multa egual ao duplo da quantia que corresponder a cada dia do seu vencimento.

O alumno que em cada anno tiver mais de trinta faltas, não justificadas, será riscado da aula que frequentar.

# 1850

Em 20 de março foi estabelecido um regulamento para o casimo dos alumnos.

Era um bem elaborado codigo disciplinar, tendente a especifica os factos irregulares ou procedimento mais ou menos reprehensivel de orphãos, ou dos alumnos das diversas aulas, e a competente correção ou castigo.

Como exemplo da moralidade que presidia ás disposições d'exemplo, registaremos aqui um dos artigos:

- 41.º Os orphãos que forem encontrados a jogar as cartas, a qualquer outro jogo prohibido, serão pela primeira vez punidos con doze palmatoadas, que lhes serão dadas na frente de todos os orphie formados em quadrado; depois assistirão ao jantar, aonde estarão de joelhos com as cartas ao pescoço. Se commetterem segunda vez a mema culpa, soffrerão o mesmo castigo por dois días.
- «§ unico. O mesmo castigo será applicado áquelles alumnos que forem encontrados a fumar, assim como tambem áquelles que forem encontrados com bebidas espirituosas.»

Com referencia especial aos alumnos citaremos o artigo 15.º

cOs alumnos que, no acto de serviço, ou fóra d'elle, desobeder rem ou faltarem ao respeito devido aos seus regentes, mestres ou empregados do estabelecimento, depois de verificado o facto pelas dos auctoridades superiores, serão punidos, pela primeira vez com seis palmatoadas e tres dias de serviço extraordinario; pela segunda vez com doze palmatoadas, e se lhes porá ao peito da fardeta um rotulo com a palavra Atrevido, que serão obrigados a usar por espaço de oito días.

Na mesma data do precedente regulamento foi estabelecido outro para os castigos das orphās.

Era tambem um codigo disciplinar, e abrangia as faltas commetidas nos collegios e nas officinas.

Demos um breve exemplo do espirito de ordem e moralidade que presidiu á feitura d'este regulamento:

Art.º 9. As orphãs que desobedecerem às regentes, às mestras, or às auctoridades do recolhimento, depois de verificado o facto pelas arctoridades superiores, serão punidas, pela primeira vez com tarelas do bradas por espaço de oito dias, e tres dias de reclusão; pela segunda vez tarefas dobradas por quinze dias, e quatro dias de reclusão.

Cumpre observar aos leitores, que os regulamentos disciplinares estabelecidos em 1837 e 1850, de que démos noticia, «não estavam impressos, nem copiados em poder dos encarregados da sua execução, nem affixados nas repartições a que diziam respeito; jaziam esquecidos no registo de um livro que parava em um armario do cartorio,» como asseverou o provedor da Casa Pia de Lisboa, José Maria Engenio de Almeida, na portaria de 15 de dezembro de 1859. Veja o Relatorio citado a pag. 173).

Mas este habil administrador do importante estabelecimento, apenas entrou em exercicio, quiz saber a razão porque não estavam em vigor taes regulamentos. Respondeu-se, que sim se escreveram algumas disposições d'elles, mas nunca se tratára de lhes dar cumprimento; que outras, tendo encontrado difficuldades, foram abandonadas; finalmente, que outras tinham sido alteradas por ordens verbaes das administrações anteriores.

Em presença d'esta situação anomala e anarchica, resolveu a nova administração declarar em vigor esses regulamentos, e suscitar a sua plena observancia.

São um luminoso roteiro para a administração dos estabelecimentos de instrucção publica e de beneficencia os *Considerandos* em que assentou a indicada resolução, e por isso julgamos prestar um bom serviço aos leitores, offerecendo-os aqui á sua ponderação:

«Considerando que de tudo isto resulta poder-se dizer com verdade, que na Casa Pia não ha nenhum regimento em vigor, e que só existem alguns de direito para attestar o abandono em que estão de facto;

«Considerando que este estado é deploravel; porque ajunta á falta de regras, da qual nascem as irregularidades de serviço, as relaxações e os arbitrios, o que é peior do que tudo, o habito de desobedecer e de desprezar a lei que deve regular os actos dos empregados;

«Considerando que d'esta fórma se perde o sentimento de respeito à auctoridade que está encarregada de mandar, e o espirito de disciplina civil que torna prompto e facil o habito de obedecer;

«Considerando que é preciso restaurar ambos estes sentimentos sem os quaes as funcções publicas degeneram em complacencias obsequiosas ou em arbitrariedades violentas, e sem os quaes é impossivel realisar-se a reforma intentada pela administração actual, dentro dos limites das suas attribuições, em todos os ramos de serviço d'esta casa;

«Considerando que, quaesquer que possam ser os inconvenientes resultantes dos regulamentos interiores, maior inconveniente é deixal-os em desuso e esquecidos, e que o meio pratico de os corrigir é pôl-os

em execução, para que a experiencia mestre onde está o mal, e como se deve prover de remedio;

«Considerando que, sendo trabalho difficil, senão impossivel, examinar quando, como, e com que legalidade foram alteradas as diversas disposições de taes regulamentos, e sendo tambem certo que essas alterações se não fizeram pelo modo por que os mesmos regulamentos estatuiram, o melhor é considerar revogadas todas as alterações n'elle feitas, e já acima mencionadas, reservando a administração para depois de algum tempo de experiencia fazer-lhes as alterações que entender convenientes;

«Considerando que este arbitrio é tambem o melhor preparativo para em tempo opportuno fazer uma collecção de todos os regulamentos necessarios para o serviço da Casa Pia, collecção completa, harmoniosa, filha da experiencia do governo d'esta casa e do estudo dos regulamentos adoptados nos mais perfeitos estabelecimentos d'este genero, os quaes convém consultar, mas não copiar ás cegas;

«Considerando que convém dar publicidade pela imprensa a esses regulamentos, não só para que esta publicidade facilite a execução d'elles, como tambem para se conhecer a historia da antiga organisação e regimen da Casa Pia;

«Vista a deliberação da administração da Casa Pia de Lisboa tomada em conferencia de 15 de dezembro de 1859: determino o seguinte:

«Art. 1.º Os diversos regulamentos que existiam na Casa Pia de Lisboa no dia 20 de outubro de 1859, em que a actual administração tomou posse, ficam declarados em vigor, e é suscitada a sua plena observancia.»

#### CHRONISTAS MÓRES

O decreto de 30 de novembro de 1842, inspirado aliás pelo desejo de fazer economias nas despezas do estado, aproveitou a circumstancia de estar vago o logar de chronista do reino, para supprimir esta entidade. Annexou as respectivas funcções ás de guarda mór do archivo da Torre do Tombo, «por isso que, dizia o decreto, ahi existem todos os documentos, registos antigos, e mais elementos de que indefectivelmente carece, e deve ter á sua disposição, quem houver de escrever a historia das coisas patrias; sem que a outro algum respeito seja incompativel a tarefa litteraria do chronista com os deveres de guarda mór d'aquelle estabelecimento.» Sendo tão importantes as funcções do emprego de chronista do reino, mo se vé das expressões que deixamos registadas, é de razão que contemos os nomes e circumstancias das pessoas que até 1842 exerram aquelle cargo, abrangendo os dos chronistas do ultramar, e os le escreveram na lingua latina; ficando assim completo o quadro até s nossos dias.

O primeiro chronista mór foi Fernão Lopes.

El-rei D. Affonso v, em carta de 3 de junho de 1449, confirmando stra de el-rei D. Duarte datada de 19 de março de 1434, concedeu Fernão Lopes 65000 réis de tença annual, por ser chronista mór de ortugal.

### Gomes Eannes de Azurara.

Dizem algumas memorias que el-rei D.Affonso v o nomeára chrosta mór em 7 de agosto de 1459.

### Vasco Fernandes de Lucena.

Já era chronista mór este sabio orador e jurisconsulto em 27 de )vembro de 1484.

## Ruy de Pina.

Foi nomeado em carta de el-rei D. Manuel, datada de 24 de junho 3 1497, com o ordenado de 205000 réis.

#### Fernão de Pina.

Succedeu a seu pae, em virtude da merce que lhe sez el-rei D. ão III, em data de 30 de abril de 1525.

#### D. Antonio Pinheiro.

Nomeado por el-rei D. João III em carta de 16 de julho de 1550, m ordenado maior do que o dos seus antecessores, augmentado pelo esmo monarcha até 50\$000 réis, mandando-lhe demais d'isso dar pal, pergaminhos, tinta, e 6\$000 réis para um amanuense. Não admira ta distincção, pois que D. Antonio Pinheiro era prégador e capellão el-rei D. João III.

#### Francisco de Andrade.

Era já chronista em 1593, e teve carta do emprego na data de 4 de julho de 1599, assignada por Filippe n de Portugal.

Fr. Bernardo de Brito.

Foi nomeado por Filippe 11 de Portugal em carta de 12 de julho de 1614, com o ordenado de 1005000 réis, que todos os seus successores perceberam.

João Baptista Lavanha. Carta de 9 de março de 1618.

D. Manuel de Menezes.

Filippe in de Portugal o nomeou, em carta de 11 de outubro de 1625.

Fr Antonio Brandão. (Cisterciense) Nomeado por el-rei D. João IV, em carta de 9 de janeiro de 1644.

Fr. Raphael de Jesus. (Benedictino)

Carta de 31 de janeiro de 1682.—Escreveu a «Vida d'el-rei D. João IV,» que existe em manuscripto na Bibliotheca Nacional de Lisboa, B. 2, 1.

José de Faria. Carta de 11 de abril de 1695.

Fr. Bernardo de Castello Branco. (Cisterciense) Carta de 7 de novembro de 1709.

Fr. Manuel dos Santos. (Cisterciense)
Carta de 6 de fevereiro de 1726.

Fr. Manuel da Rocha. (Cisterciense) Carta de 30 de maio de 1740.

Fr. Antonio Botelho. (Cisterciense) Carta de 12 de agosto de 1745.

Fr. José da Costa. (Cisterciense)
Carta de 10 de novembro de 1747.

Fr. Antonio Caldeira. (Cisterciense) Carta de 27 de janeiro de 1755. r. Antonio da Motta. (Cisterciense)
- Iomeado pela rainha a senhora D. Maria 1.

### huvidosos:

oão Camelo.

). Pedro Alfarde, e demais priores claustraes de Santa Cruz de pra até 1460.

Ilvaro Gonçalves de Caceres.

Juarte Galvão.

Damião de Goes.

Antonio de Castilho.

## Chronistas móres de Portugal na lingua latina:

Fr. Francisco de St.º Agostinho Macedo. (Franciscano)

Foi nomeado por carta de 8 de abril de 1650.

O padre mestre Antonio dos Reis (da Congregação do Oratorio). Foi nomeado por carta de 6 de junho de 1726.

É este o auctor do Corpus illustrium poetarum lusitanorum, qui de scripserunt.

O padre D. Manuel Caetano de Sousa, ouvindo dizer que o uso ingua latina estava a perder-se por falta de applicação ao estudo 3, respondeu «que não padeceria a republica esse damno em quanto 3se o rev.<sup>mo</sup> padre Antonio dos Reis.<sup>4</sup>»

O padre mestre Estacio de Almeida (Da Congregação do Oratorio). Foi nomeado pela carta de 17 de junho de 1738, e substituiu o e Antonio dos Reis, que fallecera em 19 de maio do mesmo anno.

O padre mestre Joaquim de Foyos (da Congregação do Oratorio). Foi nomeado pela rainha, a senhora D. Maria 1; e teve de ordeo a quantia de 100\$000 réis, do mesmo modo que os precedentes onistas na lingua latina.

João Baptista de Castro, fallando de Diogo Mendes de Vasconcellos, rima-se assim: «Teve a primazia de chronista do reino na lingua na, foi muito estimado dos principes, e elogiado dos sabios.<sup>2</sup>»

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Veja: Elogio do rv.<sup>mo</sup> padre Antonio dos Reis, da Congregação do Orato, composto por D. José Barbosa, Lisboa, 1738.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mappa de Portugal, 1763. tomo u pag. 297.

É, porém, certo que fr. Manuel de Figueiredo não o inclue na lista dos chronistas na lingua latina.

Chronistas do Ultramar:

Diogo do Couto.

Chronista do Estado India Portugueza, por mercê de Filippe II. (1.º de Portugal).

Eis o que se le na Vida de Diogo do Couto:

«Succedendo el-rei D. Filippe I na corôa d'estes reinos, como era principe tão prudente, e que sempre trazia nos olhos o bem commum de seus vassallos, desejou de mandar proseguir a historia da India, do tempo em que a deixou o nosso João de Barros, e que se continuassem as suas Decadas com o mesmo titulo, e estilo, pelo grande applauso com que as tres primeiras foram recebidas em toda Europa. Para tão grande empresa foi nomeado a el-rei Diogo do Couto, ainda que estava morador em Goa, abrangendo tão longe a fama de suas partes. Encarregou-o el-rei d'esta obra com titulo de Chronista da India, a qual Diogo do Couto aceitou animosamente, e a trouxe a tão perfeito fim, como depois se vio 1.»

Antonio Bocarro.

Chronista do Estado da India, no governo dos Filippes.

Diogo Gomes Carneiro.

Chronista do Estado do Brasil, nomeado pelo principe regente D. Pedro em 10 de maio de 1673, com o ordenado de 2005000 réis, pagos pelos cofres das camaras da Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro e Angola.

# Ignacio Barbosa Machado.

Chronista de todas as provincias Ultramarinas de Portugal, por nomeação de el-rei D. José, em decreto de 21 de outubro de 1752.

Veja o que adiante dizemos, n'este mesmo capitulo, com referencia aos annos de 1839 e 1842.

Francisco José da Serra (Presbytero Secular).

Eis-aqui o decreto de 14 de abril de 1780, que o nomeou chrenista:

<sup>1</sup> Asia de Diogo do Couto. Vida.

Attendendo à necessidade e utilidade, que ha, de uma historia completa e verdadeira das grandes e gloriosas acções, que em serviço da religião e do estado tem feito a nação Portugueza na America, Asia e Africa, desde o principio do seu descobrimento até o presente: e pela boa informação que tive do prestimo de Francisco José da Serra, Presbytero Secular: hei por bem fazer-lhe mercê de o nomear chronista dos meus dominios Ultramarinos, para escrever e fazer imprimir a sobredita historia, cujo emprego se acha vago por fallecimento do desembargador Ignacio Barbosa Machado; e com elle vencerá o ordenado de 2005/000 réis por anno, que lhes serão pagos aos quarteis pelas folhas das despezas do Conselho Ultramarino, em quanto eu assim o houver por bem, e não mandar o contrario.»

Pontos controversos a respeito do Chronistado Mór do Reino:

É objecto de mui seria contestação (como apontámos na pag. 285) que os priores claustraes do mosteiro de Santa Cruz de Coimbra fossem chronistas móres do reino, a principiar em D. Pedro Alfarde, e acabar em D. João Galvão, por mercê de el-rei D. Affonso Henriques (com o ordenado de seis mil libras), continuada até ao anno de 1460.

Ha tambem fundamento para por em duvida o chronistado de João Camelo, Alvaro Gonçalves de Caceres, Duarte Galvão, Damião de Goes, e Antonio de Castilho<sup>4</sup>.

Vejamos agora algumas noticias dos tempos mais chegados á actualidade.

# 1835

A regencia constitucional do anno de 1820 nomeou chronista mór do reino o bacharel João Bernardo da Rocha Loureiro, em recompensa dos serviços que elle tinha feito á causa da liberdade, como jornalista.

É muito notavel que o decreto da sua nomeação fosse referendado por Joaquim Pedro Gomes de Oliveira, que então servia com a regencia,—e que este mesmo, mudando inteiramente de política, referendasse depois (em 1823) o decreto da exenoração de João Bernardo da

¹ Veja:— Dissertação Historica e Critica, que para apurar o catalogo dos Chronistas Móres do Reino, e Ultramar, escreveu, e offereceu ao Ill.º e Ex.º Sr. José de Seabra da Silva.... Fr. Manuel de Figueiredo, chronista dos Cistercienses de Portugal e Algarves. Lisboa 1789.

Recha, como ministro dos negocios do reino quando já o soberano ().

João vi), que tambem deixára de ser constitucional, era rei absoluto.

João Bernardo da Rocha foi reintegrado pelo decreto de 5 de maio de 1835 no logar de chronista do reino, de que fôra exonorado pelo decreto de 2 de julho de 1823. Ficou, pela restituição ao emprego en 1835, restrictamente obrigado ao cumprimento das condições da su primeira nomeação <sup>1</sup>.

### 1838

Pelo decreto de 20 de dezembro foi nomeado chronista mór reino o conselheiro João Baptista de Almeida Garrett (depois viscos de Almeida Garrett).

O decreto de sua nomeação, não muito conhecido, merece ser registado aqui, em razão das circumstancias especiaes que o recommendam, como os leitores vão ver:

Tendo em muito preço o merito e serviços litterarios do consideiro João Baptista de Almeida Garrett, meu enviado extraordinario ministro plenipotenciario; e desejando que o seu talento e conhecimentos já provados nas muitas obras, com que tem enriquecido a lingua portugueza, sejam mais efficazmente aproveitados na illustração de nosas antigas glorias, para que a memoria dos passados sirva do instrução aos presentes e futuros: Hei por bem nomeal-o chronista mór de reino: E para que este não seja sómente um titulo e graduação horrifica de que a nação nada utilise, determino que por elle não haja or denado ou pensão, mas desempenhando-o como espero, e lhe hei por bem recommendado, terá direito á gratificação que for arbitrada pelas côrtes, para o fim de se escreverem e publicarem nossas historias, e para sobre ellas dar, o dito chronista mór, leitura publica em certos e regulados tempos, conforme o regulamento que para esse fim mandirei fazer.»

# 1839

Em 22 de março foi decretado o regulamento promettido em 30 de dezembro do anno anterior.

<sup>1</sup> É muito curiosa a biographia de João Bernardo da Rocha Loureiro. qual se lê no *Diccionario Bibliographico* do sr. Innocencio. Ahi mesmo se est contra, como era natural, a noticia bibliographica respectiva.

Eis-aqui as obrigações que o regulamento impunha ao chronista mór:

- Art. 1.º As obrigações do chronista mór do reino podem ser desempenhadas, assim pela promptificação de um trabalho escripto, como pela feitura publica de prelecções de um curso regular e seguido, tendo qualquer d'elles por objecto a historia política ou a litteraria, a chronologia e archeologia nacional.
- Art. 2.º No fim de cada anno, o chronista mór do reino me submetterá o programma de seus trabalhos para o anno seguinte, o qual, sendo por mim approvado, se fará publico no Diario do Governo.

§ unico. O programma exporá o objecto, systema geral, e extensão do trabalho historico que se ha de apromptar, ou o objecto e numero, e os dias e a hora das prelecções que se hão de ler, ou ambas as coisas, se constar de ambas o programma.

- Art. 3.º O curso de leitura póde constar de uma ou duas series, sendo o termo da primeira nos mezes de abril, maio e junho; e o termo da segunda nos mezes de setembro, outubro e novembro.
- Art. 4.º O chronista mór do reino terá livre accesso ao archivo da Torre do Tombo, e a quaesquer outros archivos do reino; e pelas ditas estações lhe serão fornecidos os esclarecimentos e auxilio necessarios.
- Art. 5.º Do mesmo modo terá livre accesso ás bibliothecas publicas do reino, museus de antiguidades, monumentos publicos, collecções numismaticas, e semelhantes.
- Art. 6.º Ser-lhe-ha designado na bibliotheca publica de Lisboa logar conveniente para seus trabalhos, e para as leituras publicas que houver de fazer.

# 1839

Registaremos aqui o decreto de 11 de abril, pelo qual soi seita a nomeação de um chronista das provincias ultramarinas.

Attendendo ao merecimento, litteratura, e especiaes conhecimentos que dos dominios e coisas do ultramar possue Manuel José Maria da Costa e Sá: hei por bem nomeal-o chronista das provincias Ultramarinas com o ordenado que as córtes lhe estabelecerem, attenta a importancia do serviço; sendo obrigado a dar no principio de cada nano pela secretaria de estado dos negocios da marinha e ultramar, uma synopse dos trabalhos chronologicos, que tiver seito no anno antecedente.»

## 1840

Só no mez de abril fez o chronista mór do reino, Almeida Game a primeira leitura publica de historia, a que o obrigava o regulamen de 22 de março de 1839.

Verificou-se este acto no local do Carmo, que foi egreja dos le ceiros.

Começou por dizer que S. M. o havia nomeado para aquelle capantiquissimo officio do reino— que havia muitos annos se não previa; e traçou depois o plano das leituras que havia de fazer, e de que esta era apenas a introducção.

## 1842

Pela portaria de 2 de abril foi o chronista das provincias um marinas, Manuel José Maria da Costa e Sá, encarregado de escreva historia da monarchia portugueza nos ultimos periodos decorridos.

O commissionado deveria apresentar ao governo a competente la troducção dos trabalhos que houvesse de emprehender.

Ser-lhe-hiam franqueados todos os documentos e noções que per gasse necessario requisitar de todas e quaesquer repartições do estable

E, finalmente, poderia suspender, se o julgasse indispensavel, trabalhos de que, na qualidade de chronista das provincias ultramainas, estava encarregado.

N'essa notavel portaria ponderava o governo, que os successos monarchia nos periodos ultimamente decorridos eram graves pelas su circumstancias, e severos nos ulteriores resultados para a economia administração e ordem publica do estado. Era, por consequencia, u cessario registal-os na historia, assim para a presente geração com para as vindouras. Tornava-se muito recommendavel a coordena prompta d'esses successos feita com toda a fidelidade; por maneira que colligidos os respectivos documentos, e devidamente averiguados de factos, se obtivesse exposição imparcial e exacta com a verdade d'ellestantes.

Era este diploma por extremo honroso para Manuel José Maria de Costa e Sá; mas, desgraçadamente, não pôde o nomeado desempente.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Veja o extracto da 1.º leitura no *Diario do Governo*, num. 89 de 13 de 15 de 15 de 15 de 1840.

a importante incumbencia, por que já a esse tempo os desgostos e a doença o faziam caminhar para o termo fatal da existencia.

Veja o que dissemos a respeito de Manuel José Maria da Costa e Sá no presente tomo, a pag. 131.

### COLLEGIO (REAL) DAS URSULINAS

Quando no anno de 1788 lidava o venerando bispo do Pará (e depois arcebispo de Braga), D. Fr. Caetano Brandão, na empresa de erigir um seminario para educação de meninas, escreveu ao dr. fr. Antonio de Almeida, e principalmente lhe dizia: «Um designio, que occupa presentemente as minhas reflexões pastoraes, é causa de eu mortificar a V. R.<sup>ma</sup> com a supplica que vou fazer: quero que me alcance ma copia da regra e constituições das Ursulinas de Pereira, assim como as mais noticias relativas ao bom regulamento d'aquella casa, e á educação das meninas.»

Expondo a mesma empresa ao padre Antonio Tavares, preposito da Congregação do Oratorio, lhe diz: «Mas, senhor, é preciso que V. R.» me ajude, procurando que d'essa côrte venha alguma mulher ornada das condições necessarias para servir de primeira mestra e regente (o que n'estas terras debalde se pretenderia descobrir) concorrendo aínda a diligencia do padre Theodoro de Almeida<sup>4</sup>.»

Razão tinha D. Fr. Caetano Brandão em querer tomar para modelo as regras e constituições das Ursulinas de Pereira, pois que esse recommendavel collegio mereceu a um apreciador competente e auctorisado o honroso conceito que se contém no seguinte enunciado:

«O collegio de Pereira tem sido um viveiro de mestras... tem sido uma escola de prendas, de moralidade, e de virtude: com a protecção de governo póde ser uma escola normal, uma universidade para o bello sexo; póde o pai de familia mandar a Coimbra formar a filha, assim como manda o filho; porque aquella tem egual direito à educação e instrucção<sup>2</sup>.»

- <sup>1</sup> Memorias para a historia da vida do veneravel arcebispo de Braga D. Fr. Caetano Brandão. 1818.
- <sup>2</sup> Memorias sobre a fundação e progresso do real collegio das Urbulinas do Pereira. Coimbra 1850.

Esta Memoria, bem traçada e erudita, foi escripta pelo doutor Basilio Alberto de Souza Pinto, hoje visconde de S. Jeronymo.

Seguimos, como excellente e seguro guia, este escripto, até ao anno de

em que tinha; a sua séde em Pereira; la segunda tem por objece a époça posterior, a 1848, em que o mesmo collegio foi trasladado par Coimbra.

Depois da indicada trasladação mereceu o collegio, da parte de outro apreciador competente, o seguinte elogio:

Abrigado à sombra protectora do primacino corpo scientifico de paiz, dirigido pelos sabios conselhos de alguns de seus membros, a Collegio das Ursplinas é o mais completa estabelecimento nacional de seu genero de la completa estabelecimento de la completa establecimento de la

Merece pois o Real Collegio das Ursulinas especial menção nesa nosso trabalho; e se d'elle tratamos no reinado da seuhora D. Maria quando aliás o poderiamos ter apontado na segunda metade do seul xviii, é porque attendemos à circumstancia, muito ponderosa, da se existencia em Coimbra, para onde foi trasladado de Pereira no referido reinado.

Começaremos por umas breves noticias historicas, resumindo su stancialmente as que encontramos na memoria que citamos em nu (\*); e depois apresentaremos os diplomas officiaes que se referen na assumpto, e algumas indicações indispensaveis.

D. Luiza, filha de D. Francisco Botelho, cavalheiro nobre e rico:

villa de Pereira, soi a sundadora d'este collegio.

Tomou ella o habito da Ordem Terceira de S. Francisco, tento por companheiras sua mãe, D. Catharina; sua tia, D. Joanna; sua imi.

D. Maria; e uma amiga, por nome Anna Maria Cordeiro.

D'aquella pequena communidade soi o primeiro director outro a valheiro, rico e nobre, da mesma villa de Pereira, José Antonio Amail da Cunha e Vasconcellos.

Logo desde o principio deram aquellas senhoras de mão a bede-

1849; mas d'entao em diante desentranhamos da legislação as notícias come nientes, e apresentamos as indicações que nos parecem desis para dar come cimente d'este importante instituto.

1 Real Collegio das Ursulinas de Coimbra. Artigo do sp. E. A. Redrigue de Gusmão no Archivo Pittoresco do anno de 1862; sendo que a pag. 285 de tão interessante semanario vem a estampa do edificio em Coimbra e a presenta a descripção do interior do mesmo edificio.

Adiante havemos de referir-nos ao escripto do sr. Gusmão de la composição de la composição

tarias e frivolidades, empregando o tempo todo em obras de amor de Deus e do proximo.

Dispo de Coimbra, D. Miguel, que dera licença para se principiar este instituto; continuou a amparal-o com a sua protecção. Aproveitando generosos donativos de terreno e dinheiro do director Cunha e Vasconcellos, e da avó materna de D. Luiza, D. Maria Thereza de Brito Barreto, fez edificar uma casa para o recolhimento, que alias continha sómente a egreja, o coro, refeitorio, cosinha, dispensa, cinco cellas, e uma cerca.

O nome—dus Chagas de Christo—que ao recolhimento se deu, proveiu de que o molde da primeira pedra soi talhado por D. Luiza, com uma tarja quadreda de levantado relevo com as cinco chagas, e a lettras J. H. S. (Jesus)—o qual molde ella dependuron ao seu peito, e-uo de suas companheiras.

Em 2 de fevereiro de 1748 realisou-se a trasladação das recolhidas para a nova casa, e foi D. Luiza escolhida para o governo do instituto; sendo que a mãe, por uma abnegação generosa e rara, não consentiu em acceitar um cargo, que julgou mais bem cabido em sua filha, por ser esta a primeira que teve a devoção da Regra.

As estimaveis recolhidas fizeram deixação de suas legitimas, para viverem do seu honesto o virtuoso trabalho, e das esmolas que para ellas pedia de porta em porta o irmão Francisco José Vaz Chagas.

A rainha D. Marianna d'Austria, mulher de el-rei D. João v, formou o projecto de fundar em Portugal um collegio do instituto das religiosas Ursalinas, que muito lhe tinha aprasido em Allemanha. Sabendo d'isto o bispo D. Miguel da Annunciação, lembrou-se de empregar todas as diligencias para que a rainha aproveitasse o recolhimento de Pereira, convertendo-o no instituto das Ursalinas.

Em 1753 mandou o bispo ao recolhimento os padres jesuitas Francisco Geão, e José de Figueiredo, para apresentarem as novas constituições, reformarem por ellas o primitivo instituto, e instruirem as recolhidas sobre a respectiva observancia.

No dia 25 de dezembro do dito anno de 1753 foi o bispo acceitar a profissão das recolhidas; sendo em numero de 27 as que de feito professaram. As mestras tomaram o habito preto, e as educandas o de la acul. Professaram a regra de Santo Agostinho; mas conservaram a denominação seraphica—das Chagas de Christo.

Nos termos do instituto reformado, erigiram as classes para os differentes methodos de ensino, pondo à frente de cada classe uma mestra, e como diferente de todas uma senhora, por nome D. Leocadia

Vahía, a qual deve ser considerada como a primeira reformadora le collegio.

O fallecimento de D. Marianna d'Austria em 18 de agosto de 1754 foi parte para que esta augusta senhora não lograsse ver fundado e Collegio das Ursulinas, tal como o havia projectado, nem tomado so a sua protecção o de Pereira, como o bispo esperava; no entanto de xou por testamento quarenta mil cruzados para aquella fundação, e bea assim os bens do desembargador Antonio de Macedo Velho, o qual para esse fim os havia posto á sua disposição.

No estado a que tinham chegado as coisas do collegio de Perein. era natural o comprehender que a pia disposição da rainha se tornam de todo ponto applicavel áquelle estabelecimento. Encarregou o bismos padres jesuitas de promover a competente applicação; mas quante estes esperavam o desenlace feliz das suas diligencias, correram as religiosas o grave perigo de serem envolvidas nas providencias severas inexoraveis do marquez de Pombal contra a Companhia, em razão de serem ellas consideradas como creaturas dos jesuitas, e em razão de bem da forma do habito com roupeta, que haviam adoptado.

Salvou-as d'este perigoso lance a resolução heroica de D. Lumi Poz-se a caminho para Lisboa, e fallando ao grande ministro, pôde con seguir que elle levantasse o anathema de sobre o collegio e o dolasse até com os bens dos recolhimentos extinctos de Valle da Mô, Montena o velho, Tavarede, e Matta Mourisca.

D'ali por diante soi tudo navegar com vento em pôpa. Acrescatou-se consideravelmente o collegio, e alargaram-se as suas dependercias.

No anno de 1778 tinha já o collegio 70 religiosas; e foi então que a mui digna e veneranda superiora D. Luiza salu d'ali para ir fundar, com 16 companheiras, o de Vianna do Castello, bem como depois o de Braga, onde falleceu no anno de 1795.

Em 1777 fallecera o director José Antonio Amado da Cunha e Vasconcellos, ao qual o collegio muito deveu. A falta d'este director, e 2
ausencia de D. Luiza, tornaram-se sensiveis ao collegio até ao anno de
1779, em que foi nomeado director do mesmo o rev. mo fr. Alexandre
do Espirito Santo Palhares, o qual restabeleceu a ordem e o hom re
gimen d'aquelle interessante estabelecimento, alargou o edificio, e fovernou discreta e zelosamente.

Ás diligencias de Palhares foram devidos: o decreto que approvo e confirmou a conservação do collegio sob a protecção regia; a provisão de 8 de agosto de 1780, que dotou o collegio com a pensão atal de 50,0000 réis; a de 20 de junho de 1789, que concedeu a pen-1, tambem annual, de mais 200,000 réis, pagos pelo subsidio litteio, com a obrigação de se dedicarem as religiosas á educação de meas.

Este varão illustre deixou vinculado gloriosamente o seu nome nelle collegio, ao qual fez, a todos os respeitos, os mais assignalados viços.

Não é este o lugar proprio para contar o que soffreu Palhares, da te do povo estupido e fanatico, por ser alcunhado de Jacobino, nem pouco os seus soffrimentos depois da invasão dos francezes na villa Pereira; nem, finalmente, a sua peregrinação com as religiosas até Figueira e a Lavos; até que, voltando a Pereira, ali falleceu em 2 de nho de 1811.

Não posso, porém, resistir á tentação de reproduziz aqui o magnio elogio, com que a excellente *Memoria*, que em resumo temos acomnhado, remata a historia d'este religioso venerando:

«Com o fallecimento d'este varão apostolico perdeu o collegio o na anjo tutelar; a religião uma forte columna; a moral, o seu mais trepido defensor... Se não foi o fundador do Collegio de Pereira, foi seu reformador e restaurador. Encontrou-o pobrissimo, deixou-o prodo de tudo: achou-o individado, deixou-o credor; achou-o estreito e anhado, deixou-o amplo e espaçoso: achou-o desvalido e desampara-, grangeou-lhe a protecção dos grandes e da magestade. O seu nome tá por tal fórma ligado ao Collegio de Pereira, que não póde apagar-se memoria de um sem extinguir-se a do outro: a sua saudade sómente derá acabar com a ultima moradora do collegio.»

Ao padre Palhares succedeu o seu amigo, o padre Manuel Carlos inteiro, o qual fez alguns bons serviços ao collegio; mas a falta de lividade e o peso dos annos foram parte para que não podesse supir a falta do seu incomparavel predecessor; de sorte que ainda antes fallecimento de Monteiro (1834) começara o collegio a declinar.

O periodo de 1834 a 1848 é uma época de decadencia, na qual collegio viveu uma vida triste e enfezada.

A superiora e mais religiosas do Collegio de Pereira pediram linça regia para que podessem professar a regra do mesmo collegio pessoas que para esse fim se habilitassem.

Pela portaria de 23 de abril de 1842 resolveu o governo que as es denominadas noviças, que então existiam no referido collegio, fosma admittidas a professar, no sentido que n'elle se ligava a esta excessão, para na fórma do antigo uso, e segundo os respectivos esta-

tutos, gosarem das vantagens que d'esse acto lhes resultavam, e pederem ser empregadas em todo o serviço do estabelecimento, que tima por fim principal a educação de meninas em religião, e prendas proprias do seu sexo.

Em 2 de março de 1848 soi auctorisada a trasladação do collega de Pereira para Coimbra. Verificou-se esta no mesmo mez para o convento dos Eremitas de Santo Agostinho em Santa Anna d'aquella conde; sendo este acto motivado principalmente pelo flagello das setes malignas que se haviam aggravado em Pereira.

Podemos datar d'esse anno de 1848 o renascimento do collego das Ursulinas, embora ao principio luctasse elle com difficuldades, que annos posteriores foram vencidas, como veremos pelas peças de ciaes que adiante pretendemos registar.

Eis-aqui agora as noticias que mais particularmente nos interessas quaes são as relativas á instrucção que o collegio proporciona ás decandas.

A excellente Memoria, que somos seguindo em quanto ás noticis historicas, sornece-nos ainda a indicação do ensino que se dava em le reira, e depois a do que já existia em Coimbra no anno de 1850, e que aquella memoria soi impressa:

cO ensino em Pereira reduzia-se a ler, escrever e contar (as que tro operações), e traduzir francez; doutrina christã, e principios de moral e civilidade, fazer meia, coser, marcar, talhar vestidos, luvas, laza variedade de bolsas, rendas, etc., espigar, bordar de branco, de maia a sedas e floque, d'oiro, de missanga, e petit point, fazer obras de la tocar piano e cantar.

«Em Coimbra não só se tem aperfeiçoado este ensino; mas tem sido acrescentado com o da grammatica portugueza, franceza e ingleza; na arithmetica, regras de tres, de juros, etc.; geographia, historia, mythologia; bordar a pó de lã, escomilha, e fazer flores, etc. Está-se estadado mestra para o italiano; e espera-se mestra para desenho linear com applicação aos adornos e enfeites de senhoras, desenho de figura, etc. A actual superiora, coadjuvada pelas mais religiosas e mestras, e penetrada das obrigações do seu instituto, acha-se disposta a dar-lhe o maior desenvolvimento, e a aproveitar as commodidades que para isso lhe offerecem as relações com pessoas instruidas e zelosas de concorrerem para a educação e instrucção do bello sexo.»

No referido anno de 1850 dirigiram as religiosas a S. M. uma re-

presentação, pedindo que lhes concedesse e mandasse apromptar uma casa em que podessem recolher-se, com as commodidades e reparce necessarios para poderem desempenhar cabalmente o seu tão proveitoso instituto.

N'aquella representação encontrei dois muito interessantes 55, que aos leitores será muito agradavel achal-os aqui:

«O Instituto das supplicantes, Senhora, não é sómente religioso; é tambem social e político. Tem por fim principal a educação e ensino das meninas, d'onde saem as esposas e mães de familia, que depositam nos tenros corações de seus filhos as sementes das virtudes ou dos vicios, segundo a boa ou má educação que tiverem, e por isso são a causa mais poderosa da prosperidade ou da desgraça das familias e da sociedade.

«Para a educação e instrucção do sexo masculino despende o estado grandes sommas em edificios e arranjos para universidades, academias, seminarios, lyceus, escolas de ensino primario e secundario. E será possivel, que o feminino não mereça o pequeno sacrificio d'uma casa commoda para estabelecer um collegio, que não está, como outros, sómente em projecto, mas já se acha em exercicio, e provado com geral acceitação?»

Havia tambem na representação uma delicada e bem merecida allusão á virtude que resplandecia na senhora D. Maria 11, á qual soberana a mesma representação era endereçado. Dizia-se que a augusta successora de D. Maria 1: na educação de seus proprios filhos podia conhecer quanto vale a de uma boa mãe de familias!

Vamos agora percorrer a legislação posterior ao anno de 1850, e desentranhar d'ella os diplomas que dizem respeito a este collegio.

Seja-nos, porém, permittido, antes d'isso, dar conta de dois diplomas importantes dos annos de 1779 e 1780.

Decreto de 13 de janeiro de 1779.—Por quanto se tem verificado na minha real presença os uteis e virtuosos progressos, que as religiosas Ursulinas do Collegio das Chagas da villa de Pereira tem feito no exercicio do seu instituto, com exemplar zelo e publica utilidade na educação das meninas que lhes são confiadas, e pelo que merecerão a grande attenção com que o sr. rei D. José, meu senhor e pae, que santa gloria haja, as honrou e estimou, e com que eu fui servida dar faculdade para que algumas das mesmas religiosas fossem fundar outro

collegio do seu instituto na villa de Vianna do Minho; fazendo-se por tanto benemeritas da minha real benevolencia e attenção, para que la jam de permanecer e continuar com o mesmo zelo, e com o augmente de exemplares virtudes que d'ellas espero: hei por bem approvar, ca firmar, e roborar a fundação do referido Collegio das Chagas da vir de Pereira, em beneficio da superiora e religiosas ursulinas, que la são e ao adiante forem, com a condição expressa de exercitarem sa pre o mesmo instituto com que fizeram a referida fundação.

Consulta (de 21 de abril de 1780) da real mesa da commissão ral sobre o exame e censura dos livros, approvada pela resolução gia de 6 de junho de 1780.

«Parece à mesa que os dois collegios das religiosas ursulinas Pereira e de Vianna são merecedoras de que V. M. as favoreça, defer do-lhes como pedem, e mandando-lhes assignar no subsidio litterzi sufficientes congruas, as quaes não só sirvão de premio dos utilissim e necessarios empregos em que se occupam, mas tambem de incento. para que com maior desvelo continuem as louvaveis fadigas a que s tem applicado. Como porém nos provimentos, que V. M. para as & colas publicas se dignou fazer em commum beneficio dos seus te vassallos, distinguio os professores das cabeças de comarcas, e das te ras mais populosas, com maiores ordenados, em attenção ao maior m mero de discipulos que ensinão, e a que fazem mais avultadas despe zas: Parece á mesa, seguindo o mesmo exemplo, e pelos mesmos me tivos, que ao collegio de Pereira se contribua com o ordenado de 50400 réis, e ao collegio de Vianna com o ordenado de 605000 réis, annual mente, em quanto as religiosas se occuparem na publica educação magisterio.

# 1851

- O decreto de 24 de junho continha as seguintes disposições:
- 1.º É destinado para collocação do Collegio das Religiosas Urnificado nas de Pereira, ora residentes no Convento de Sant'Anna de Coimbra, o edificio de extincto Convento de S. José dos Marianos na mesma cidade.
- 2.º O Hospital dos Lazaros, que se acha no edificio do extincto Convento de S. José dos Marianos, será transferido para o edificio do extincto collegio dos Jeronymos, ou para qualquer outro que a faculdade de medicina escolher em Coimbra.

3.º O conselho superior de instrucção publica, de accordo com as auctoridades civis e ecclesiasticas, dará as providencias da sua competencia para a prompta execução d'este decreto, e proporá as que dependerem de auctorisação superior, para se levarem a effeito quaesquer reformas tendentes a regular e melhorar a administração religiosa e litteraria do Convento do Collegio das Ursulinas.

A faculdade de medicina da Universidade representou contra o decreto que deixamos registado, pedindo a sua revogação, para ser mantida a residencia dos lazaros no extincto convento de S. José dos Marianos, e para se evitarem os inconvenientes, que, da collocação do Collegio Ursulino no sobredito convento, podiam resultar contra a regularidade d'este estabelecimento.

Mas o governo sustentou a execução do decreto, expondo aliás os fundamentos que para isso tinha, e eram as seguintes:

- 1.º Os enfermos indigentes só teem direito aos soccorros da beneficencia publica, no logar, e pelo modo legitimamente estabelecido, sem lhes competir a propriedade dos edificios onde recebem esses soccorros.
- 2.º Os edificios publicos são da exclusiva propriedade nacional; a sua inspecção, distribuição, e applicação aos diversos ramos do serviço, pertencem ao governo; a ultima designação dos da Universidade pelo decreto de 21 de novembro de 1848 era fundada na lei de 23 de maio do mesmo anno, a qual, no artigo 2.º, auctorisara o governo para exceptuar da venda dos bens da Universidade os que fossem absolutamente indispensaveis para o serviço d'ella, e dos estabelecimentos da sua dependencia.
- 3.º Pela lei de 27 de outubro de 1841, artigo 16.º, e decreto, com sanção legal, de 20 de setembro de 1844, foi dada ao governo a auctorisação geral para collocar os estabelecimentos de beneficencia e educação publica nos edificios mais apropriados aos seus fins; cumprindo ao governo, na distribuição e designação d'esses edificios, conciliar todos os interesses, de modo que o interesse geral prefira sempre ao individual, e o maior ao menor.
- 4.º O edificio de S. José dos Marianos era o mais adaptado para a collocação do Collegio das Ursulinas em Coimbra, o qual, vindo a ser devidamente aperfeiçoado, havia de exercer um poderoso influxo na educação e ensino do sexo feminino, pelo que se tornaria assim de maior proveito para a nação, do que se lhe daria, se ficasse conservado em Hospital de Lazaros; sendo todavia certo que estes podiam ser convenientemente collocados no extincto convento de S. Jeronymo, que

3.º Que as obras no edificio de S. José dos Marianos, para ser convettido em collegio de educação, confado de Ursulinas, então vesidantes na Compenso de Sant'Anna, deviam ser, desde logo, começadas mediante uma boa direcção e inspecção, occorrendo se na feitura d'ellas a quaesquer inconvenientes que podessem effectuar se em quanto à segurança e resgnando do estabelecimento tão importante.

Obras Que, se estas providencias não produzissem todos os bons resultados que se desejava, es as necessidades do serviço, reconhecidas pela experiencia, exigissem alguma modificação ou alteração nas mesmas providencias, e se viesse ainda a descobrir edificio mais acommodado para o Hospital dos Lazaros, deveriam as auctoridades, em qualquer d'estes casos, dirigir ao governo as representações e propostas convenientes.

-c. É muito honroso para o Instituto Ursulino o seguinte decreto, promuigado em 22 de março, no reinado da rainha, a senkora D. Maria II, de saudosa recordação:

legio Ursulino, de Pereira, pra estabelecido no extincto convento de S. José Marianos com Coimbra) para madifestar a midia particular affeição ao instituto das Ursulinas, pelo poderoso influxo que pode exercer na edacação e exisido do sexo feminino, dujo apericidamento muito desejo propaover a adiantar; e querendo das atendas ineligios sas um testemado publico do apreço em que tenho as suas virtules.

elo por, ellas nempragado: ne ensina i das i edupandas, coinfladas (à sua espão en inapecção inheit por soem, e ma apraz identamen protectora Collegio i das Ursialinas i em Goimbra, e mandar que ed esta imercêx se s passe o competente diploma.

equinte declaração:

Air Na concessão do edificio do extincto convento de Marianos, Coimbra, que por decreto de 21 de junho de 4854. foi contorgado la colleção, e assento do Collegio: Ursulino de Pereira, é comprehedida a cerca annexa, com todas as serventias e logradouros, nos mos em que a pessujam os antigos teligiosos, conacemento midáde do to de posse conferida á superiora e mais religiosas do mesmo colo gio.

2.º É miesta parte revogada a portarial de 27.º de catabrol de 1836 o art.º 8.º do deorato, de 24. de movembro de 1848 o a como se como se como se como escobaseo e como en escomo de catabrol esta declaração authentica; e por isso de catabrol esta declaração authentica; e por isso de catabrol esta de catabrol esta de catabrol e como en catabrol e catabrol e

miente dar, alguman moticias d'ellas aos leitores nos en center sob oñ p

Pelo decreto de 24 de junho de 1854 foi destinado e edificio do tincto convento de S. José dos Marianos, em Coimbra, para a collocão do Collegio: Unsulinos que entiginariamente fora creado no Villa de neiralmio) ob eneid o como o como en como entido de contra contra en el como en en el como en el como en el como el como en el como en el como en el como el como el como en el como en el como el

Ora, pela portaria de 27/de outubro de 1838 havia side annexadal lardim Botanico, da: Universidade mána parte do terreno dal cérca do dincto; convento; e por isse sentrou com davida; es deveria oconsidente de exclusida a exclusida a ciclus, a chois de convento; e de ciclus, a chois de convento de ciclus, a convento de ciclus de ciclus, a convento de ciclus de ciclus, a convento de ciclus de cicl

O governo, porém, resolveu a duvida pelo modo que hai pousso moso suplando-se nas seguintes nazões in a completo a ou promo de modo de cerpandos Marianos, pare se promo de completo abando de cerpandos plantio de cultural de carro escentada de completo abando no para se promo de completo de completo abando no para se promo de completo abando no para se promo de completo abando no para se promo de completo de completo abando no para se promo de completo de com

Demais, aquelle terreno ena improprio ou desnecessario ao jardim, discique a quitra recrea dos Benedictinos tinha, para eguini destinoy ao tensão, as qualidades de terra, e mais cirbumstancias precisas para do o genero de plantação, no interesse da hotanica e da agricultura.

Para dividir a cerca em duas partes, seria necessario demolir uma, prego do excellente muro que existia, e levantar outro com patraorno naria despesa, que nem a administração do Jardim Botanico, mem a o Collegio Ursulino, poderiam fazer.

O collegio, com aquella divisão, ficaria completamente devasta, perdendo o recato indispensavel a um estabelecimento de educação à sexo feminino, e ficando privado do espaço necessario para logradore das educandas; ao passo que a lettra e pensamento do decreto de cessão ás Ursulinas teem por objecto o aperfeiçoamento do collegio, a relação á moralidade, á disciplina, e aos outros interesses do ensinte educação.

Por todas estas razões, e ouvido o parecer da secção administrativa do conselho de estado, e do conselho superior de instrucção blica, decretou o governo a declaração que deixamos registada.

N'este mesmo anno de 1852 foi regulado pelo reverendo bispe Coimbra o ceremonial relativo à recepção e profissão das noviça Collegio das Ursulinas.

Contém este ceremonial o regulamento liturgico sobre diversos per tos, taes como: a recepção das noviças no collegio, a benção dos hais e manto, a benção do veo; a profissão, com todas as ceremonia coro, benção das chagas, do annel, do veo preto, da corôa; a resorção dos votos; as communhões geraes; o ceremonial do coro; a infração das festas solemnes 4.

Antecipando um pouco as noticias de outro reinado, por se tata de um diploma importante, diremos que o rev.<sup>mo</sup> bispo de Coimbra blicou no anno de 1862 uma provisão, dvidida em duas partes.

- Na 1.º, que se refere principalmente ás filhas do instituto, se de termina e regula o que pertence aos exercicios espirituaes e quotida nos d'ellas, á eleição e reducção dos officios, á administração genda economica.
- Na 2.º, que exclusivamente se refere á educação e instrucção de meninas, se determina o que pertence ao educando geral, exercion religiosos e quotidianos d'ellas e professorado.

As providencias exaradas na provisão, prudentemente combinadas com as que foram estabelecidas na regra e constituições do collegio e acommodadas ás circumstancias da actualidade, são hoje o codifico o estatuto, a constituição do mesmo collegio e.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Veja: Ceremonial das Ursulinas approvado e confirmado pelo ex. \*\*\* e rei.\*\*
sr. D. Manuel Bento Rodrigues, arcebispo, bispo de Coimbra, conde d'Argani.
para uso das Religiosas Ursulinas da sua diocese. Coimbra. Na Imprensa da Universidade. 1852.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Veja: Provisão pastoral e directiva para as Ursulinas de Coimbra para

Do já citado artigo do sr. Francisco Antonio Rodrigues de Gusmão (pag. 308, texto e nota) aproveitaremos a parte relativa á descripção topographica do edificio (onde ora tem assento o real collegio) em quanto ás aulas:

«O salão de bordar acha-se collocado em um canto dos lados do edificio, ao norte, e fazendo angulo com elle, correndo de nascente a poente. Tem quatro janellas de sacada, que caem sobre o jardim do collegio, e no topo mais dnas janellas de peitoril, que olham ao poente, vendo-se a cidade, a ponte, o Monte da Esperança, o mosteiro de Santa Clara, etc. Tem 80 palmos de comprido sobre 22 de largo, offerecendo, por isso, a necessaria capacidade para o mister a que é destinado.

«As aulas acham-se no mesmo plano e alinhamento. Á de costura, segue-se a de escripta, que tem todos os adminiculos necessarios para o ensino, estando pendentes das paredes, além das tabellas de leitura, taboa preta para exercicios, um mappa-genealogico-historico chronologico de Portugal, os retratos dos nossos reis, etc. etc.

«Segue-se a aula de geographia, que tambem serve para o ensino do desenho linear. É uma bella casa, com janellas para o jardim do collegio, assim como todas as outras aulas. Está ornada com uma excellente collecção de mappas das melhores edições modernas, e não faltam espheras, os livros necessarios para o ensino d'aquella disciplina, e varios instrumentos para o exercicio do desenho, etc. Ha outras salas com pianos e collecções de musica para o ensino d'esta formosa prenda!.»

Tres homens houve, que diversamente se tornaram benemeritos para com o Real Collegio das Ursulinas.

De Fr. Alexandre do Espirito Santo Palhares, director do collegio, nomeado por decreto real em 1779, já dissemos quanto basta ácerca dos seus serviços.

Ao benemerito Palhares, succedeu na direcção o padre Manuel Carles Monteiro, o qual, a despeito dos annos e da consequente falta de actividade, sez muitos beneficios ao collegio, como póde ver-se na citada Memoria.

Mais tarde teve o rev. mo Joaquim Alves Pereira opportuna occa-

ez. e rev. e rev

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Real Collegio das Ursulinas de Coimbra; pelo sr. dr. Francisco Antonio Rodrigues de Gusmão, no Archivo Pitteresco, num. 40, tomo 5.º 1862.

sião de concorter para elevar o collegio à regularidade, aceio e eplendor, que o tornam um dos mais perfeitos no seu genero .

#### COLLEGIO REAL DE NOBRES

## 1834

A portaria de 17 de dezembro mandou admittir no collegio in tos quantos collegiaes ali podessem caber,—pagando todos, indistinó mente, a pensão de 150/000 réis.

# 1835

Pela portaria de 20 de fevereiro foi erecta no Real Collegio !
Nobres uma aula de lingua allemã.

O reitor que então era do collegio havia proposto ao governo creação d'aquella aula, com o fundamento de que nas obras e escriçõe allemães se encontram preciosos thesouros de litteratura, e grande modelos para o ensino das artes e sciencias. O governo annuiu á proposta, mandou erigir provisoriamente a aula, até que definitivamente concedessem as côrtes a necessaria auctorisação para a respectiva despeza.

NB. O professor nomeado foi João Frederico Wittnich, — devendo o reitor arbitrar-lhe uma gratificação, em quanto as cortes não decretas sem o vencimento regular. (Portaria de 7 de março de 1835)

Effectivamente, foi-lhe arbitrado, a titulo de gratificação, o vencmento de 3005000 réis. (Portaria de 4 de maio de 1835)

Pela portaria de 23 de severeiro soi determinado que os podres empregados no collegio dirigissem os collegiaes no verdadeiro methodo

<sup>1</sup> Veja: Biographia do padre Joaquim Alves Pereira por um seu amigo. Combra 4869.

A pag. 8 vem um encarecido elogio dos serviços prestados pelo padre 4 ves Pereira ao collegio.

Veja tambem: Oração funebre que nas exequias que celebrou o Seminero de Coimbra pelo eterno descanso de Joaquim Alves Pereira recitou José Frederica Laranjo a 10 de junho de 1869. Coimbra 1869.

de estudar, explicando-lhes, por meio de analyse, os respectivos compendios. Os padres teriam por este acrescimo de trabalho uma gratificação de 505000 réis.

Pela portaria de 11 de junho soi auctorisado o vice-reitor do collegio para eleger pessoa competente para o exercicio de professor de primeiras lettras do mesmo collegio, em quanto durasse o impedimento de professor proprietario.

Pelo decreto de 10 de julho foi creada no collegio uma aula de musica vocal e instrumental. Teria o professor uma gratificação de 200,000 réis, em quanto as côrtes não decretassem o vencimento regular. Os alumnos que frequentassem aquella aula seriam obrigados a comprar á sua custa os instrumentos a que se dedicassem.

O governo considerando que a Garnacha ou habito talar, de que usavam os collegiaes, era incommoda, e estava em desharmonia com os usos e costumes do presente seculo: auctorisou o reitor para fazer no vestuario dos collegiaes a alteração que fosse conveniente. (Portaria de 28 de novembro)

## 1836

Pela portaria de 29 de janeiro foi mandada incluir na folha dos empregados do collegio Antonio Severino Alves, com o vencimento annual de 1505000 réis, em quanto estivesse encarregado da escola de picaria n'aquelle estabelecimento.

Para professor da aula de musica foi nomeado Francisco Gazul, com o vencimento de 2005000 réis, nos termos do decreto de 10 de julho de 1835. (Decreto de 2 de abril)

Em 28 de setembro soi nomeada uma commissão, encarregada de elaborar e propor um plano das resormas necessarias no Collegio Real de Nobres, tanto na parte scientifica, como na parte economica.

Era esta commissão composta de José Alexandre de Campos, José Portelli e José Liberato Freire de Carvalho.

### EXTINCÇÃO DO REAL COLLEGIO DE NOBRES

## 1838

Reproduziremos, na sua integra, o importantissimo decresijaneiro, que determinou a abolição, e providenciou competed ácerca dos collegiaes, dos professores e empregados, e dos recido estabelecimento que ia ser extincto:

«Sendo o Real Collegio de Nobres uma instituição que sem harmonia com a constituição politica da monarchia, em razil por seu instituto uma escola privilegiada; e devendo collocar-se pectivo edificio as escolas que vão ser organisadas: hei por bestar o seguinte:

- «1.º Fica abolido desde já o Collegio de Nobres.
- 2.º Os collegiaes que agora n'elle existem serão recebidos legio Militar, aonde se lhes dará a instrucção conveniente, e m ferior áquella que até agora se lhes subministrava, pagando as prestações que pagavam ao collegio abolido.

«Os lentes e mais empregados do collegio abolido serão en dos nas novas escolas que vão ser creadas, e até ao estabeled d'ellas conservarão seus actuaes ordenados por inteiro.

«4.º Todos os rendimentos do collegio abolido, seu edifició bilia, serão applicados ás novas escolas pela maneira que o go determinar.»

Oito dias depois da data do precedente decreto, foi promo outro, no qual o governo determinava o seguinte:

- 4.º O edificio do Real Collegio de Nobres com todas as sua tenças, ficará á disposição do ministerio da guerra, para n'elle stabelecer a Escola Polytechnica, e os mais estabelecimentos scient da dependencia do mesmo ministerio, que ali for conveniente collegio de Nobres com todas as sua tenças, ficará á disposição do ministerio da guerra, para n'elle stabelecer a Escola Polytechnica, e os mais estabelecimentos scient da dependencia do mesmo ministerio, que ali for conveniente collegio de Nobres com todas as sua tenças, ficará á disposição do ministerio da guerra, para n'elle stabelecer a Escola Polytechnica, e os mais estabelecimentos scient da dependencia do mesmo ministerio, que ali for conveniente collegio de Nobres com todas as sua tenças, ficará á disposição do ministerio da guerra, para n'elle stabelecer a Escola Polytechnica, e os mais estabelecimentos scient da dependencia do mesmo ministerio, que ali for conveniente collegio de Nobres com todas as sua tenças de la fica de la fi
- 2.º Os rendimentos do mesmo collegio serão applicados pela despezas da dita escola, e administrados pela sua junta administrativo.
- 3.º A parte da mobilia, que for necessaria para a nova escola, posta á disposição da mesma. (Decreto de 21 de janeiro)

## 1838

Pela portaria de 24 de março ordenou o governo que a junta da fazenda do extincto Collegio de Nobres entregasse immediatamente, por inventario, á junta administrativa da Escola Polytechnica, toda a mobilia, livros, manuscriptos, papeis e quaesquer outros objectos que pertenciam ao mesmo estabelecimento supprimido, e que a junta da fazenda tivesse ainda em seu poder.

Em officio da mesma data da portaria antecedente dizia ao ministro da guerra o do reino:

dando consideração ás desgraçadissimas circumstancias em que se acham os empregados do extincto Collegio de Nobres, a quem, pelo artigo 3.º do decreto de 4 de janeiro de 1837, estão garantidos os seus vencimentos pelos bens do collegio, em quanto não forem empregados em outra repartição do estado, se digne expedir as ordens necessarias para que elles sejam pagos do que lhes for devido.

Não deveriamos fallar mais do Collegio Real de Nobres, desde que foi abolido pelo decreto de 4 de janeiro de 1837; um acontecimento porém, do anno de 1843 nos impõe o dever de fallarmos aqui novamente d'aquelle estabelecimento.

No dia 22 de abril de 1843 manisestou-se no edificio do referido extincto collegio, onde então estavam as Escolas Polytechnica e do Exercito, um terrivel incendio, que destruiu o palacio magestoso, e o reduziu a um montão de ruinas.

No capitulo—Imprensa Nacional de Lisboa, anno de 1843— registaremos um relatorio do respectivo administrador geral ácerca do calamitoso acontecimento; e para esse capitulo remettemos os leitores, no que respeita á historia de um tão desastroso incidente.

Para illustração, porém, dos leitores transcrevemos aqui uma parte do discurso que na sessão da camara electiva de 24, proferiu o deputado José Maria Grande a respeito d'aquelle fatal incendio.

Depois de ler uma representação dirigida pelos lentes da Escola Polytechnica e do Exercito ao parlamento, pedindo providencias para que a instrucção do paiz fosse salva do profundo golpe que acabava de soffrer, acrescentou o seguinte:

e a Escola do Exercito, acaba de ser devorado pelas chammas. Esta

catastrophe maguou profundamente o coração dos habitantes de toda a capital. Individuos de todas as classes manifestaram inequivocamente o vivo sentimento que os pungia n'este desastre nacional. O edificio incendiado viu em torno de si os mais distinctos caracteres e os cidadãos mais conspicuos. A frente d'elles, instigando-os com o seu exemplo e inspirando-lhes sua paternal solicitude, viam-se nos logares de maior risco el-rei e os seus ajudantes de campo. Os ministros de estado, um grande numero de pares e de deputados disputavam às chammas uma parte da sua presa. Pessoas de todas as jerarchias e de todos os partidos rivalisavam no nobre empenho de salvar os objectos de instrução que existiam nas escolas. As preciosas collecções scientificas, que com tanto afan e á custa de tantos sacrificios haviam sido adquiridas pela Escola Polytechnica, foram felizmente roubadas á voracidade do incendio. O gabinete de physica e o laboratorio de chimica, os instrumentos astronomicos, as collecções de mineralogia e de zoologia, tudo pôde, com muito pequenas excepções, ser salvo. Os cartorios, as bibliothecas. e outros objectos, alguns preciosos, do uso de ambas as escolas, tambem deixaram de ser pasto das chammas. Na salvação d'estas preciosidades scientificas distinguiram-se cidadãos conspicuos, mas ninguem mais, nem talvez tanto, como os alumnos de ambas as escolas. A mocidade academica, que representa o porvir esperançoso do paiz, manifestou o maior zelo pela sciencia, e uma coragem desprezadora dos perigos. A primeira noticia do desastre todos correram ao theatro da desolação, e para salvar a casa da sua educação, a sua segunda casa paterna, desenvolveram como que á porfia, uma devotação digna de mancebos cultores das lettras.

«Os esforços dos nacionaes receberam grande coadjuvação da pericia e valor das guarnições das embarcações inglezas e francezas.

«O ardor que animava estes estrangeiros generosos comprehende-se facilmente. Além da humanidade um outro sentimento os exaltava, e os impellia ao meio dos perigos. Não era um edificio qualquer que se abrazava, era o sanctuario das sciencias que ardia, e as sciencias não tem patria, porque são de todo o mundo. Os interesses da instrucção (quem melhor do que elles o sabe?), não são os interesses de um povo, são os interesses do genero humano: e a luz da philosophia e da verdade, como a do sol, quando nasce e brilha, nasce e brilha para todos 1.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Merece ser lido na sua integra este discurso, do qual apenas reprodazimos duas passagens. Os leitores o encontrarão no *Diario do Governo*, num. 96, de 26 de abril de 1843.

Veja-se tambem o bello artigo escripto por A. F. de Castilho na Revista Universal Lisbonense de 1843, num. 1619, O incendio.

Veja-se egualmente a representação que a Sociedade Pharmaceutica Lusitana endereçou ás côrtes em data de 25 de abril de 1843, pedindo a reconstrucção do edificio onde funccionavam as Escolas Polytechnica e do Exercito.

É este um documento que faz muita honra à benemerità sociedade, pela sollicitude que lhe mereceram n'aquella occasião as sciencias:

e..... O paiz, dizía a representação, o paiz acaba de experimentar mais um golpe, mais uma fatalidade: o edificio onde se achavam as Escolas Polytechnica e do Exercito, foi devorado pelas chammas; de tão excellente e sumptuosa fabrica apenas restam as ruinas, o esqueleto horrendo!... Grande, sem duvida, é em si a perda material; porém enormissima se torna ella em relação ás lettras: aquelle estabelecimento, que era a esperança da nossa patria, a nossa regeneração scientifica, ahi jaz sem domicilio proprio, mendigando um asylo em que se abrigue, etc. 1.»

Merece ser registada a portaria do ministerio da marinha, de 25 de abril do mesmo anno de 1843, relativa ao funesto acontecimento de que ora tratamos:

«Tendo, por este ministerio, subido ao conhecimento de s. m. a rainha o zelo e esforços empregados pelo major general da armada, inspector do arsenal, e seus ajudantes, pelos commandantes dos navios de guerra, e mais officiaes, guardas marinhas, e aspirantes da mesma armada, e bem assim pelas guarnições dos ditos navios, e pelo constructor, mestres, e operarios do arsenal da marinha, por occasião do incendio que, no dia 22 do corrente, devastou inteiramente o edificio da Esola Polytechnica: zelo e esforços que concorreram para a salvação de muitos objectos de valor, e para que o incendio se não estendesse, como chegou a ameaçar, aos edificios circumvisinhos: Manda a mesma angusta senhora...louvar em seu real nome o referido major general e mais chefes, officiaes, empregados, e operarios, que n'aquella occasião prestaram tão valiosos serviços, determinando que esta portaria seja transcripta na ordem da armada e no Diario do Governo, para satisfação de todos os mencionados individuos. Paço das Necessidades em 25 de abril de 1843.—Joaquim José Falcão.»

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jornal da Sociedade Pharmaceutica Lusitana tomo 3.º, pag. 195 e 196.

Juizo critico ácerca do Real Collegio de Nobres.

Crê-se que a instituição do collegio foi suggerida ao marquez de Pombal pelas obras do barão de Bielfeld, a que era muito affeiçoade.

E com effeito, dando-me ao cuidado de examinar os escriptos do barão de Bielfeld, n'elles encontrei esta significativa passagem:

«Outre ces collèges, il est bon d'établir encore des Académies des Nobles, où les jeunes gens de qualité peuvent se mettre en pension, et y faire, non seulement leurs humanités, mais aussi tous les exercices convenables à leur naissance et à l'état qu'ils veulent embrasser. Il sau les pourvoir d'excellents maîtres, tant pour les sciences que pour les arts et pour les exercices. Les heures doivent etre réglées pour l'étude, pour la musique, le dessein, les mathématiques, et surtout l'architecture civile et militaire, la danse, les armes etc. On fait très bien de combiner ces académies avec celle où l'on apprend à monter à cheval, où avec le manège public, etc 1.»

No entanto, mais immediata procedencia da creação do Collego de Nobres nos cumpre assignalar, e vem a ser o luminoso conselho que ao marquez de Pombal deu o doutor Antonio Nunes Ribeiro Sanches en 1759, ao fazer sentir a urgente necessidade da educação da nobreza por modo diverso da que estava em voga.

Em um notavel escripto dizia o doutor Ribeiro Sanches:

«Parece-me que vistos os notaveis inconvenientes da educação de mestica, e das escolas ordinarias, não fica outro modo para educar a nobreza, e fidalguia do que aprender em sociedade, ou em collegios: e como não é cousa nova hoje em Europa esta sorte de ensino, com o título de corpo de cadetes, ou escola militar, ou collegio dos nobres, atrevo-me a propor á minha patria esta sorte de collegios, não sómente pela summa utilidade que tirará d'esta educação a nobreza, mas sobretudo, o estado, e todo o povo.»

E aqui me cumpre pagar um tributo de louvor e agradecimento ao sr. Camillo Castello Branco, pela publicidade que deu a um precioso manuscripto que possue do referido doutor Antonio Nunes Ribeiro Sanches, e que bem póde ser o original das Cartas sobre a educação da mocidade, impresso em Colonia em 1760, ou do Plano para a educação de um fidalgo moço, mencionado entre as obras ineditas do illustre medico, nomeadas na biographia que Vic-d'Azir lhe escreveu e Francisco Manuel do Nascimento traduziu.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Instituitions politiques, par M. le baron de Bielfeld.

Vejam os leitores o muito interessante livro que o sr. Camillo Castello Branco publicou ha pouco, intitulado: Curso de Litteratura Portugueza, e ahi encontrarão um extracto, summamente curioso, do indicado manuscripto.

A necessidade de ser breve nos tolhe a satisfação de nos demorarmos sobre esta especialidade; sendo força remetter os leitores para o riquissimo subsidio que deixamos apontado.

A primeira phase d'este collegio, desde 1761 a 1772, apresenta-o como um lyceu, e ao mesmo tempo como uma academia, destinada a proporcionar conhecimentos especiaes de navegação, fortificação, e architectura civil.

A segunda phase, 1772 até 1837, apresenta-o em proporções muito mais modestas, e com o caracter de um lyceu, embora especial e privativo de uma classe de alumnos, por assim dizer, privilegiada.

Tendo tido a sua razão de ser nas idéas e circumstancias da época da sua fundação, devia necessariamente desapparecer diante dos principios de egualdade que a constituição política fez vigorar<sup>2</sup>.

E comtudo, ainda em agosto do anno de 1840 foi apresentado á camara electiva um projecto de lei pelo deputado por Lamego, José Manuel Botelho, no primeiro artigo do qual se lia o seguinte:

«Fica revogado e de nenhum effeito o decreto de 4 de janeiro de 1837, que supprimiu o Collegio de Nobres, o qual será restituido e posto no mesmo estado, em que se achava antes da promulgação de tal decreto.»

¿Quaes fundamentos apresentava o deputado por Lamego para restabelecer o Real Collegio de Nobres?

Invocava primeiramente umas suppostas condições de ultima vontade do duque almirante de Castella; e accrescentava depois:

«Mas não é isto ainda tudo: este bello estabelecimento, odiado talvez por ter o nome de real, e a que chamaram de privilegio porque se dizia ainda de nobres, havia perdido aquelle caracter desde a entrada do immortal duque de Bragança n'esta capital. Havia elle desde logo ordenado, que os pensionistas até então exclusivamente tirados da classe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Curso de litteratura portugueza, por Camillo Castello Branco. Continuação e complemento do Curso de litteratura portugueza por José Maria de Andrade Ferreira, pag. 149 a 163 e 322 a 326.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Veja: Apontamentos relativos á instrucção publica, por João Ferreira Campos.

dos nobres, o podessem ser de todas as qualidades; e que as aulas de collegio até então sómente reservadas para os collegiaes, se fizessem publicas, e ficassem desde logo abertas para todos os que as quizessem frequentar: disposição que começou desde logo a produzir innumeraveis beneficios, espalhando a instrucção por todas as classes da sociedade; pois que logo que nos annos de 1834 a 1837 em que subsistia ainda aquelle estabelecimento, assim judiciosamente reformado, as sua aulas, que constavam: de primeiras lettras pelo methodo de Lencaster, grammatica portugueza, latina, latinidade, rhetorica e poetica, chronologia, geographia e historia, logica, metaphysica, grego, geometria, francez, inglez, allemão, desenho, musica vocal e instrumental, esgrima, dança, e picaria; foram frequentadas por nada menos do que 356 alumnos externos, numero, que augmentava successivamente, e que seria já muito maior no anno em que foi supprimido.»

A camara electiva nomeou uma commissão para examinar o projecto, que aliás extinguia a Escola Polytechnica, e restabelecia a Acdemia de Marinha, e a de Fortificação, e a Aula de Physica e Chimiz da Casa da Moeda.

A commissão foi de parecer que o projecto, que principalmente tendia a fazer revogar os decretos de 4, 11 e 12 de janeiro de 1837, devia ser regeitado.

Em quanto ao testamento do duque almirante de Castella, demostrou-se que tendo o edificio em que estava a Escola Polythechnica sido fundado em 1603, sendo o terreno para tal edificação doado por Fernão Telles de Menezes, governador da India em tempo de Filippe II, o fundador doou tambem á companhia de Jesus os seus bens que importavam em vinte mil crusados, para a mesma edificação; um negociante flamengo, que depois entrou para a companhia, applicou a esta obra todos es grossos cabedaes que possuia. Além d'estes e de outros generosos contribuintes, citam ainda em 1717 os chronistas o padre Miguel Dias; mas jámais fallam do almirante de Castella, o testamento do qual é do anou de 1705; e tanto basta para caracterisar, na phrase do sr. Alexandre Herculano, de solemnissima e maravilhosa miseria o enlaçar o Real Collegio de Nobres com as disposições de ultima vontade do almirante de Castella.

No que respeita ao restabelecimento do Real Collegio de Nobres, foi victoriosamente combattida a pretenção do auctor do projecto, não só pela commissão da camara electiva, senão, e principalmente, por um dos seus membros, o sr. Alexandre Herculano, que em separado tratou a questão com todo o desenvolvimento, e com uma valentia inexcedi-

rel. E com effeito, o Real Collegio de Nobres era uma instituição apropriadamente adaptada á monarchia absoluta, foi reformado logo depois de dez annos de existencia, e ainda pelo decurso do tempo deixou de produzir os fructos que se esperavam; além de que, para supprir os estudos que elle continha, lá estavam já decretados os lyceus, com uma organisação mais accommodada ás exigencias da actual constituição.

Um escriptor muito noticioso, coetaneo da fundação do Real Collegio de Nobres, dá a respeito d'este alguns esclarecimentos curiosos:

«Creou mais o sr. rei D. José o Real Collegio de Nobres, para educação dos filhos da nobreza; destinando para este estabelecimento o convento dos jesuitas situado no alto das duas Cotovias, e dotando-o de sufficientes rendas, provenientes dos bens da extincta companhia, e de outros devolvidos á corôa. Creou-lhe uma junta administrativa, cu-jas conferencias se fazem uma vez por semana; e são deputados da dita junta um reitor, um vice-reitor, um juiz conservador, um secretario, um thesoureiro e um fiscal. Logo lhe nomeou os melhores mestres, que então havia, de linguas vivas, e mortas, bellas artes, e sciencias. Mandou ir de Inglaterra e de França uma collecção dos melhores instrumentos de mathematica, physica e astronomia, os quaes foram depois mandados para a Universidade de Coimbra, no tempo da sua reforma. Persuado-me que o estabelecimento foi creado para 200 alumnos; mas tambem me persuado que nunca chegou nem a metade, não obstante a modica pensão annual, que devia pagar cada alumno.

«Os professores com os quaes se abriu este collegio foram o dr. Miguel Franzini, para as sciencias mathematicas, o abbade Tallier, para a physica experimental, o dr. Vandelli, para a historia natural e chimica, escolhidos todos pelo abbade Faciolati, o qual já antes tinha man-

Os limites d'esta obra não nos permittem entrar em longos desenvolvimentos sobre esta especialidade; no entanto, para satisfazer-mos a curiosidade dos nossos leitores, vamos indicar-lhes a fonte onde poderão ir buscar noticias cabaes. Veja o interessante escripto:

Da Escola Polytechnica e do Collegio dos Nobres por A. Herculano (deputado pelo Porto). Lisboa. 1841.

Ahi encontrarão os leitores o relatorio e projecto do deputado por Lamego, José Manuel Botelho; o parecer da commissão da camara electiva sobre o indicado projecto; a Analyse ao parecer da commissão... por José Antonio David Henriques; e a valente e sabia impugnação da Analyse ao parecer pelo sr. Alexandre Herculano.

Veja: Escola Polytechnica, anno de 1840.

dado o seu discipulo, o dr. Ciera, pedido pela côrte de Portugal, para astronomo, assim como tambem o engenheiro geographo, Velasco, e o dr. Brunelli: estes tres ultimos para serem empregados debaixo das ordens do capitão general Gomes Freire de Andrade, governador da capitania de S. Paulo, para determinarem com outros commissionados pela côrte de Madrid, os limites das duas nações na America do Sul: e tendo estes voltado d'aquella expedição, foram empregados no Collegio de Nobres, em quanto se formaram os estatutos para a reforma da Universidade de Coimbra, nos quaes alguns d'elles tiveram parte, e foram depois empregados na mesma Universidade. Sendo para notar que, nos primeiros annos do estabelecimento do Collegio de Nobres, fossem todos os professores estrangeiros, inclusive, os de dança, escripta e florete: podendo apenas exceptuar-se os da lingua portugueza e latina, e o de desenho, Joaquim Carneiro de la lingua portugueza e latina, e o de desenho, Joaquim Carneiro de la lingua portugueza e latina, e o de desenho, Joaquim Carneiro de la lingua portugueza e latina, e o de desenho, Joaquim Carneiro de la lingua portugueza e latina, e o de desenho, Joaquim Carneiro de la lingua portugueza e latina, e o de desenho, Joaquim Carneiro de la lingua portugueza e latina, e o de desenho, Joaquim Carneiro de la lingua portugueza e la lingua

#### COLLEGIO DE AUGUSTO

## 1835

No 1.º de janeiro devia verificar-se a abertura de um collegio de pensionistas no edificio de Santa Maria de Belem, Casa Pia,— separade inteiramente, na parte economica, d'este estabelecimento, e só tendo em commum as aulas das seguintes disciplinas:

Ler e escrever, elementos de arithmetica e geometria, de grammatica portugueza e desenho linear,—na escola pratica de ensino mutuo de Lencaster.

Doutrina christă, francez, inglez, latim, grego, rhetorica e philosophia; pintura; musica.

Haveria tambem exercicio militar,—e exercicios gymnasticos, logo que estivesse prompto o local para elles designado.

Os collegiaes que só aprendessem as disciplinas da escola de ensino mutuo, pagariam mensalmente a quantia de 95600 réis.

Os que frequentassem as outras aulas pagariam mensalmente a quantia de 125000 réis.

As mesadas seriam pagas adiantadamente, e o seu producto, de-

<sup>1</sup> Recordações de Jucome Ratton. Londres 1813, pag. 212 a 214.

pois de satisfeitas as despezas do collegio, entraria no cofre da Casa Pia<sup>1</sup>.

# COLLEGIO DE EDUCAÇÃO DOS PILHOS DOS OFFICIAES E VOLUNTARIOS DO EXERCITO LIBERTADOR

Na camara electiva foi apresentada em 1834 uma proposta para o estabelecimento de um collegio de educação dos filhos dos officiaes e voluntarios do exercito libertador.

Seria o collegio estabelecido no edificio do Convento da Estrella, e organisado segundo o modelo do Collegio Militar da Luz.

Para o futuro seria o collegio destinado para os filhos de todos os cidadãos benemeritos que não tivessem meios de os mandar educar; devendo este instituto entrar no quadro dos estabelecimentos de beneficencia e instrucção.

## COLEEGIO DE EDUCAÇÃO NO LYCEU NACIONAL DE BRAGA

Julgamos dever mencionar a especialidade que a inscripção d'este capitulo indica.

O conselho do Lyceu Nacional de Braga representou ao governo sobre a conveniencia de se estabelecer no edificio do mesmo lyceu um collegio de alumnos internos, regulado por disposições adequadas á educação e ensino da mocidade, e tendentes a promover a observancia da disciplina entre os alumnos, e a cultura methodica dos estudos em todas as aulas da escola legal.

Para explicação diremos:

- O decreto de 17 de novembro de 1836, no artigo 96.º, dispoz o seguinte:
- <sup>1</sup> Veja o Annuncio de 24 de dezembro de 1834, que soi publicado no Diario do Governo, num. 1, de 1 de janeiro de 1835.
- O Annuncio declarava que o collegio se abria com approvação e ordem de S. M. a Rainha; e sazia constar que o administrador geral da Casa Pia daria, a quem conviesse, os esclarecimentos necessarios a respeito de enxoval, livros, etc.
  - <sup>1</sup> Veja a Gazeta do Governo, num. 89, de 11 de outubro de 1834.

«Os professores celibatarios poderão habitar no edificio do lycer. O conselho poderá admittir alumnos internos em qualidade de pensionistas, fazendo para isso o regulamento necessario, que levará á approvação da direcção geral; não haverá, porém, responsabilidade alguma do estado, que fornecerá sómente o edificio.»

Auctorisado o governo pela precedente disposição legislativa, e competentemente informado de que o segundo pavimento do referido edificio, separado da bibliotheca por duas grossas paredes, tem as condições necessarias para a couveniente collocação do collegio, sem risco de communicação de incendio para as outras partes do edificio, e sem prejuizo do serviço ou das serventias dos estabelecimentos n'elle reunidos: concedeu, conformando-se com o parecer do conselho de instrucção publica, ao conselho do lyceu a faculdade de instituir um collegio de educação para alumnos internos.

Ainda fez mais o governo: approvou para a administração ecommica do collegio um regulamento que faz parte do decreto de 21 de novembro de 1851, pelo qual concedeu a faculdade para a instituição do collegio.

Do regulamento não registarei todas as disposições, por quanto pela maior parte se referem á direcção e administração economicas do collegio.

Direi sómente que a superintendencia do collegio ficava à conta do conselho do lyceu, exercitada por um delegado de sua nomeação no seu proprio seio, encarregado de fazer cumprir os programmas da administração economica, disciplinar e litteraria, e de vigiar, providenciar e propor o que conviesse para bem do collegio. A parte essencialmente economica ficava sendo da competencia de um sub-director (que poderia ser um dos professores), de provada intelligencia. moralidade, e aptidão.

Uma só disposição registarei textualmente, pela sua natureza litteraria:

«Poderá o sub-director, com prévia auctorisação do conselho, crear aulas particulares, que não haja no lyceu, para o melhor e o mais completo desensolvimento da educação dos alumnos internos, pagando os ordenados aos professores. Não poderão, porém, ser regidas essas aulas por professores estranhos ao lyceu, salvo as d'aquellas disciplinas que não forem professadas no mesmo lyceu. N'este ultimo caso ficará a nomeação dos professores dependente do conselho.»

Com acerto se determinava que, passado um anno de experiencia,

se proposessem as providencias que parecessem convenientes para o bom andamento das coisas do collegio<sup>4</sup>.

# COLLEGIO DE EDUCAÇÃO PARA FILHAS E IRMÁS DESVALIDAS DOS OFFICIAES DO EXERCITO, DA ARMADA, E DOS EMPREGADOS CIVIS-MILITARES

Pela portaria de 12 de novembro de 1838 ordenou o governo, que a commissão encarregada de formar o plano geral do Monte Pio para o exercito e marinha, addicionasse a este trabalho o projecto de um estabelecimento, no qual as filhas e irmãs desvalidas dos officiaes do exercito, da armada, e dos officiaes civís-militares, podessem ser recolhidas, sustentadas e doutrinadas.

A commissão devia formar o competente orçamento; indicar o local para o estabelecimento, preferindo algum edificio que primitivamente houvesse sido fundado para amparar as familias dos militares; e coordenar um systema de ensino primario, que abrangesse os principios de sã moral, e habilitasse as educandas para saberem dirigir e praticar os serviços domesticos proprios do sexo feminino entre familias menos abastadas.

#### COLLEGIO DO PORTICO EM LISBOA

Com quanto fosse particular este collegio, tenho por conveniente mencional-o, pela circumstancia muito recommendavel de ser dirigido este estabelecimento pelo insigne Antonio Feliciano de Castilho, depois visconde de Castilho.

No meado do anno de 1852 se annunciava que a casa em que estava assente o collegio (junto ao largo da Estrella) era excellente, com todos os requisitos hygienicos, e, pela tranquillidade e silencio do sitio, inteiramente proprio para o bom estudo.

As primeiras lettras eram ali ensinadas pelo methodo de leitura repentina e escripta repentina, sob a immediata inspecção do auctor. As classes de portuguez, francez, e latim, eram regidas pessoal e assiduamente pelo mesmo Antonio Feliciano de Castilho.

Haveria um curso nocturno, gratuito, de leitura pelo indicado methodo; sendo convidados para se aproveitarem do ensino os operarios,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Veja a integra do regulamento no Diario do Governo de 8 de dezembro de 1851, num. 289.

criados de servir, e quaesquer pessoas que não podessem dispor das horas do dia para se instruirem.

#### COLLEGIO DOS APRENDIZES NO ARSENAL DO EXERCITO

No relatorio que precede o decreto de 10 de dezembro de 1851 leem-se estes enunciados, que preparam o espirito para conhecer e apreciar a natureza e destino d'este collegio:

«O pensamento de crear e educar operarios desde os seus mais tenros annos, illustrando-os com os principios rigorosos da sciencia, ao mesmo tempo que os fortalece na pratica, é da mais elevada importancia. Este pensamento já se acha realisado com o estabelecimento do Collegio dos Aprendizes, sanccionando-se agora a sua existencia, como uma idéa fecunda em resultados proveitosos, não só para o serviço do Arsenal, mas tambem para a industria em geral.»

Effectivamente o indicado decreto sanccionou a existencia do Collegio dos Aprendizes, com o fim de crear e educar operarios completamente habilitados para o serviço do arsenal; e prometteu determinar no regulamento o systema de educação que se deve dar n'este estabelecimento. (Art. 18.º e § unico)

O promettido regulamento foi decretado em 24 de outubro de 1853; e em presença d'elle vamos particularisar a organisação do collegio e o systema do ensino ali adoptado.

Compõe-se de 60 aprendizes collegiaes, mantidos e educados por conta do estado.

Duas terças partes d'este numero competem aos filhos das praças de pret do exercito de terra, ou dos batalhões nacionaes, quando estes tenham servido em campanha; e uma terça parte aos filhos dos operarios do Arsenal do Exercito.

#### Admissão:

A admissão pertence ao inspector geral; e terão preferencia nas respectivas classes; 1.º os filhos de viuvas; 2.º os filhos das praças condecoradas, ou feridas em combate, e os filhos de operarios que tiverem prestado mais serviços no arsenal.

A admissão de qualquer aprendiz no collegio, que já tenha no mesmo um irmão, só poderá ser concedida pelo ministro da guerra.

Para a admissão no collegio, dos filhos de militares, será necessario o attestado do livro mestre, do serviço do pae; e tanto a taes candidatos, como aos filhos dos operarios, são requeridas as seguintes circumstancias: 4.º Não terem menos de doze annos, nem mais de quatorze, o que se provará com certidão do baptismo; 2.º terem sido vaccinados, ou terem tido bexigas, o que será comprovado com certidão do respectivo facultativo; 3.º serem sadios e robustos, o que será verificado pelo exame do cirurgião mór.

## Aprendizes pensionistas:

É permittida a admissão de aprendizes pensionistas, pagando adiantada a prestação diaria de 140 réis, e o primeiro vestuario de uniforme do collegio. Ficam também sujeitos ás provas sanitarias, que se exigem dos collegiaes mantidos pelo estado.

## Permanencia no collegio:

Nenhum collegial permanecerá no collegio além dos 18 annos de edade. Aquelles que, com esta edade, não estiverem ainda aptos no serviço, poderão concluil-o como aprendizes externos.

Os aprendizes que sairem do collegio, tendo aprendido o officio, levarão todo o seu fato, menos o capote; e os que sairem sem o concluir, ou por castigo, levarão o fato do trabalho.

# Instrucção fabril e scientifica:

Á escolha do inspector geral fica a designação dos officios dos aprendizes collegiaes, transferindo-os de uma para outra officina, no primeiro semestre de aprendizagem, quando não mostrem aptidão no officio, que primeiro se lhes destinou, e despedindo-os quando de todo forem inhabeis, ou incorrigiveis. N'este caso os fará entregar a seus parentes, ou tutores.

Alėm dos officios fabris, aprenderão as materias que se ensinam nas respectivas aulas.

Vejamos quaes são as materias que se ensinaram nas respectivas aulas.

Para ensino dos aprendizes collegiaes, e externos, haverá; 1.º uma aula de instrucção primaria; 2.º outras das materias estabelecidas no decreto de 30 de dezembro de 1852 (o qual creou ensino industrial); para o que o inspector geral estabelecerá o respectivo programma.

Para a direcção das aulas nomeará o inspector geral, d'entre os officiaes, ou empregados, os que julgar idoneos para aquelle mister; vencendo esses taes uma gratificação.

A cargo do inspector geral fica regular o tempo e methodo de ensino, bem como os premios e castigos; devendo elle nas relações que annualmente remette ao governo, dar conta do aproveitamento de cada alumno.

Note-se que a frequencia das aulas é obrigativa para todos os aprendizes, em conformidade com o disposto no artgo 46.º do decreto de 30 de desembro de 1852<sup>1</sup>.

Vejamos agora o programma das disciplinas, que effectivamente se ensinam nas aulas do Collegio dos Aprendizes:

- 1.ª Aula. —Leitura, calligraphia, pratica das quatro operações arithmeticas, grammatica portugueza, doutrina christã.
- 2. Aula. Arithmetica pratica e applicada, geometria pratica e applicada, desenho linear e industrial.

Regulamento das aulas: —Funccionam as aulas em dias alternados; de manhã, e ás horas das officinas.

A 1.º aula nas 2.º, 4.º, e 6.º feiras; a 2.º nas 3.º 5.º e sabbados. Nenhum aprendiz póde ser admittido a exame fabril para operario, se não estiver approvado nas disciplinas da 1.º aula.

Nenhum aprendiz póde ser admittido a exame para continuar no serviço do arsenal, como operario, se não tiver sido approvado nas disciplinas que constituem a 1.º parte do programma da 2.º aula; e os aprendizes que se destinarem para os officios de fundidor, torneiro de moldes, artilheria, e ferreiro, deverão ser approvados nas disciplinas da 2.º parte do programma.

Nenhum aprendiz é dispensado da frequencia das aulas, em quanto não obtiver approvação. As faltas de frequencia ás aulas serão consideradas como faltas á officina; e despedido o aprendiz que perfizer o numero, pelo qual deve ter baixa n'aquella.

É prohibido nas officinas o castigo de palmatoria.

Desenvolvimento do ensino das duas aulas:

- 1.ª Aula.—Disciplinas obrigatorias para todos os aprendizes:
- <sup>1</sup> Veja o Regulamento para o Arsenal do Exercito, a que se refere o decreto de 24 de outubro de 1853. Lisboa, Imprensa Nacional. 1853.

Ler, escrever cursivo, regras principaes da orthographia e da prosodia, principios geraes de numeração, sommar, diminuir, multiplicar, e dividir.

Logo que qualquer alumno está prompto n'estas disciplinas, o director da aula dá parte, para se proceder a exame, na presença d'elle, do director do collegio, e do da 2.º aula. Do resultado do exame se lavra termo, o qual é remettido para a secretaria, e publicado na ordem da inspecção, fazendo-se o competente averbamento no livro da matricula.

2.ª Aula.—1.ª Parte. Obrigatoria para todos os aprendizes:

Definições dos termos geometricos empregados no desenho, desenho linear das figuras geometricas, traçado geometrico, ou resolução dos principaes problemas geometricos com regua e compasso, desenho geometrico de machinas e outros objectos, principios de arithmetica, operações sobre quebrados, dizima, e complexos, formação e extracção da raiz quadrada e cubica, razões e proporções, regra de tres, regra de liga, systema geral de pesos e medidas, systema metrico, uso da escala decimal, nomes, determinação de extensão, superficie, volumes, peso dos corpos pelo seu volume e gravidade especifica, figuras semelhantes, plantas de machinas, córtes, alçados, e perfis.

2.º Parte. Obrigatoria para os aprendizes dos officios de ferreiro, serralheiro fundidor, e torneiro, que pretendem continuar no serviço do arsenal:

Principios de algebra, até ás equações do 1.º grau, principios elementares de geometria descriptiva, principios elementares de physica, principios elementares de mechanica applicada, desenho de machinas.

As disciplinas da 2.º aula ficarão obrigatorias tres annos depois de estabelecido o Instituto Industrial. (Artigo 46 do decreto de 30 de dezembro de 1852)

Os exames da 1.º parte são oraes, tirando-se as perguntas á sorte; 08 da 2.º são por escripto.

Recentemente addicionou-se ao programma da 1.ª aula o estudo da chorographia, noções de grammatica e historia portuguezas, e doutrina christă.

# 1862

A carta da lei de 2 de julho de 1862 auctorisou o governo para organisar o estabelecimento de que trata o decreto de 12 de janeiro de 1837, destinado á educação de oitenta filhos das praças de pret do

exercito, o qual asylo tomaria a denominação de «Asylo dos filhos dos soldados.»

Sendo tambem o asylo destinado para formar coronheiros e espingardeiros, quiz a lei que a educação artistica d'estes taes alumnos fosse ministrada no Arsenal do Exercito, ficando, n'este sentido, e para este fim, auctorisado o governo a fazer no regulamento do Collegio dos Aprendizes do mesmo arsenal as modificações necessarias.

Veja: Asylo dos Filhos dos Soldados.

Em um jornal litterario da capital encontrámos uma excellente noticia, relativa ao Collegio dos Aprendizes no anno de 1845, elaborada por J. B. da Silva Lopes. Extractaremos d'ella o que mais faz ao nosse proposito:

tentados e vestidos pelo estado, com a pensão diaria de 190 réis, para aprenderem um dos officios em que se trabalha no mesmo arsenal; e admitte pensionistas externos que paguem a prestação mensal de 35600 réis com vestido e calçado, e de 45800 réis sem a ultima condição. Teem todos elles aulas de primeiras lettras, e de geometria pratica e desenho linear, que frequentam duas horas por dia antes de entrarem para as officinas; e são estas aulas francas para os demais aprendizes e officiaes do arsenal, e tambem para discipulos externos que as que ram frequentar.

«Contam-se na primeira 101 discipulos de todas as classes; em segunda, que foi aberta a 5 de fevereiro de 1844, cursam 85, sendo 40 pensionistas do estado, 11 pensionistas particulares, 22 aprendizes das officiaes, 6 officiaes d'estas, e 6 discipulos externos. Ambas estão debaixo da direcção do sr. João Manuel Cordeiro, capitão do estado maior de artilheria, o qual formou um compendio das materias proprias seguindo o methodo de M. Francœur, e por elle lhes explica as lições na segunda, e até dá a alguns noções de grammatica portugueza e franceza para entenderem os livros d'este idioma.

«Animam-se com louvores e premios os que mais se distinguem, e ainda ultimamente por ordem do inspector do arsenal de 40 de julho foi nomeado 1.º decurião das duas aulas Carlos Augusto, aprendiz collegial da officina de carpinteiro, e abonado com a gratificação de 40 réis nos dias que for presente nas aulas, em premio da sua applicação e talento: ordenando que o producto d'esta gratificação seja metido em uma caixa economica para assim formar um peculio ao mancebo quando venha a sahir do collegio. Já em outra ordem de 6 de janeiro

de 1843 havia o mesmo inspector determinado que a nenhum aprendiz se passasse carta para official sem mostrar que sabia ler e escrever, as quatro operações arithmeticas em numeros inteiros e quebrados, que nenhum official teria augmento de jornal sem se mostrar habilitado com os preditos conhecimentos: em consequencia da qual ordem não poucos se teem dado a frequentar a primeira aula para se habilitarem a fim de obterem o andamento que merecerem. 1>

No interessante trabalho do sr. I. de Vilhena Barbosa, intitulado: Fragmentos de um roteiro de Lisboa, encontra-se uma excellente descripção do Arsenal do Exercito, e ahi se lê esta noticia:

«Ha n'este arsenal um Collegio de Aprendizes, e muitas e bem organisadas officinas de varios officios mechanicos, a alguns dos quaes se póde dar o nome de artes, como são o de abridor em metaes, que ali se exercita com muita proficiencia, o de fabricante de instrumentos bellicos e de instrumentos de mathematica, etc. 2>

## COLLEGIO DOS MENINOS ORPHÃOS DE COIMBRA

A carta de lei de 15 de setembro de 1841 concedeu á Misericordia da cidade de Coimbra o edificio e cerca do extincto Collegio da Sapiencia da mesma cidade, para n'elle estabelecer os ramos da sua administração, e os collegios dos orphãos e das orphãs.

Era esta a disposição do artigo 16.º da memoravel carta de lei citada, pela qual foram concedidos edificios e cercas a um sem numero de corporações administrativas e de estabelecimentos pios e outros. Por exactidão observarei que o \$ unico do mencionado artigo man-

<sup>1</sup> Veja a Revista Universal Lisbonense, nnm. 8, de 14 de agosto de 1845. O artigo de J. B. Baptista Lopes intitula-se Collegio dos Aprendizes do Arsenal do Exercito.

Pretendia tambem o escriptor fazer sentir que o governo portuguez não deixava de louvar e condecorar os artistas que se distinguiam; e cita o decreto de 21 de outubro de 1842, pelo qual foi condecorado Luiz Antonio Duarte Leitão (mestre de officina no arsenal) pelos melhoramentos que inventou para os martellos de percussão applicaveis a todas as bocas de fogo de mar e terra. Tambem o machinista Gaspar José Marques fôra condecorado com a ordem de Christo e da Conceição.

<sup>2</sup> Veja o Archivo Pittoresco, num. 19, tomo viu, do anno de 1865.

dava que ficasse salva a habitação concedida ao egresso D. Antonio da Maternidade.

A trasladação para o edificio do extincto collegio da Sapiencia éfeituou-se, com grande pompa e solemnidade, no dia 19 de junho de 1842.

O collegio dos meninos orphãos foi instituido pelo doutor Caetam Correia de Seixas, em seu testamento. Foi confirmada a instituição pela provisão de 9 de novembro de 1803. Pela provisão de 29 de janeiro de 1808 foi ordenado que o numero, edade e qualidade dos alumnos fossem regulados pelas disposições do testamento do instituidor, rigorosamente observadas.

Doações que foram acrescendo habilitaram a Misericordia, administradora dos bens, para augmentar o numero dos alumnos.

O que particularmente quadra ao meu intento, é a noticia da is strucção e educação que os orphãos ali recebem. N'este particular as nho-me ao que um informador auctorisado escreveu no anno de 1842 no dia immediato ao da trasladação que acima apontámos:

«Aqui são instruidos nas primeiras lettras, e doutrinados nos elementos da religião, até chegarem á edade de se applicarem a differentes misteres, olhando por elles a Misericordia até completarem o tempo de aprendizes, vestindo-os, e pagando aos mestres que os ensinames sustentam. Áquelles em quem ressumbra especial talento para as letros proporciona os meios de cursar a Universidade, onde a 25 de julho pasado (1841) recebeu o grau de doutor em theologia o alumno d'est collegio, José Gomes Achilles, actual parocho da freguezia de S. José d'Almedina d'esta cidade (Coimbra).

Tambem no mesmo tomo encontrei um artigo do sr. F. A. de Mello, ácerca dos collegios de orphãos e orphãs, dando noticias anteriores á trasladação.

No Guia Historico do sr. Augusto Mendes Simões de Castro também e faz menção do collegio.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Veja na Rev. Univ. Lisb., tomo 1 pag. 454 e 455, um artigo do sr. Francisco Rodrigues de Gusmão, intitulado: Collegio dos meninos orphãos de Cointera. Trasladação.

#### COLLEGIO MILITAR

## 1834

- Em 4 de dezembro apresentou à camara electiva o deputado Luna m projecto de lei, assim concebido:
- «Art.» 1.º Na admissão dos pensionistas do estado no Collegio Miitar da Luz devem ter toda a preferencia os filhos dos portuguezes ieis à rainha e à carta, e que segundo a lei tiverem pelos seus servicos direito para serem attendidos.
- «Art.º 2.º Que os filhos dos portuguezes fieis que foram perseguidos; que estiveram presos, ou desterrados; que emigraram, e vieram depois salvar a patria, bem como os filhos d'aquelles que morreram nos desterros, nas prizões, nos combates, caso que excedam da edade que se requer, para serem admittidos no referido Collegio Militar da Luz, se lhes dispense essa clausula, uma vez que seus paes provem quaes foram os soffrimentos que padeceram, e deram logar a não poderem cuidar da educação de seus filhos.
- «Art.» 3.º Que annualmente, depois da matricula concluida, se publique officialmente na Gazeta do Governo os nomes dos alumnos admittidos, edades, e de quem filhos.»

Vê-se que dominava o deputado proponente a influencia da paixão politica, tão desculpavel na occasião em que mal tinha terminado a lucta da liberdade contra o absolutismo.

Pela ordem do dia de 18 de dezembro, foi determinado que os alumnos do real collegio militar, que houvessem completado com aproveitamento os estudos do mesmo collegio; e a quem, por tal motivo, se tivesse mandado dar a gratificação de 400 réis diarios, fossem considerados, apenas sentassem praça, como aspirantes a officiaes, e como taes gosassem das prerogativas que lhes competissem; sendo preferidos nas promoções, em egualdade de circumstancias de merito, aos demais aspirantes a officiaes.

## 1835

Pela carta de lei de 15 de abril soi elevado o numero de alumnos do collegio militar, dos sustentados á custa do estado, a 150; dos quaes pertenceriam 134 logares a filhos de officiaes do exercito, e 16 aos filhos de officiaes da armada, e brigada de marinha, ficando indeterminado o numero dos que pagassem a sustentação no collegio.

A mesma carta de lei attendeu mui particularmente aos filhos dos officiaes de voluntarios, ou de milicias, que, ou serviram a causa da liberdade, ou por ella padeceram.

E, finalmente, a mesma lei auctorisou o governo para fazer as alterações que tivesse por convenientes no systema de estudos que então estava em vigor no collegio; com tanto que de taes alterações não resultasse augmento de despeza.

Em virtude da auctorisação concedida pela precedente carta de lei, decretou o governo em 13 de outubro um novo plano de estudos, e regulamento, para o collegio militar; nos seguintes termos:

- Art. 1.º Os estudos do collegio militar dividem-se em dois cursos, um de preparatorios, outro de disciplinas militares, e cada um comprehende quatro annos. A distribuição d'estes, numero das aulas. e suas materias, constam do mappa junto, que faz parte do presente decreto.
- Art. 2.º Não se admitte matricula em anno algum do curso militar, ou de preparatorios, sem publico exame e approvação em cada uma das materias dos annos anteriores; e para ser admittido ao primeiro anno de preparatorios, deve preceder egual exame de ler, escrever, e contar. Haverá uma aula provisoria de primeiras lettras para os alumnos, que achando-se actualmente admittidos no collegio, carecerem d'esta instrucção.
- Art. 3.º É necessaria a edade de nove até onze annos para a matricula do primeiro anno de preparatorios; e de treze a quinze annos para a matricula no primeiro anno do curso militar. Podem os alumnos estar no collegio até aos vinte annos de edade, completos no decurso do ultimo anno do curso militar.
- Art. 4.º Desde a edade de dez até quinze annos, e d'ahi até aos vinte será admittido a matricula em qualquer anno de cada um dos cursos, aquelle educando que em publico exame vago obtiver plena approvação das doutrinas correspondentes dos anteriores annos, com

anto porêm que possa completar o curso de preparatorios até aos quinze, o militar até aos vinte annos de edade.

- Art. 5.º Assim para as aulas de preparatorios, como para as mitares, a matricula se abrirá no dia 1.º de outubro, e se fechará no lia 15 do mesmo mez. No mesmo espaço de tempo se verificará a enrada no collegio, e passado o referido dia 15, nem se admittirá matricula, nem ingresso, quaesquer que tenham sido os motivos do impedimento.
- Art. 6.º Todas as disposições do presente decreto são applicaveis aão só aos collegiaes do estado, mas tambem aos porcionistas.
- Art. 7.º Em qualquer das aulas do collegio serão admittidos até ao numero compativel com a regularidade dos estudos, alumnos externos, que para isso se habilitarem perante o director, com certidão de edade correspondente ás disciplinas que pretenderem frequentar, e com exactas informações de polida educação, boa indole e optimos costumes.
- Art. 8.º O director do collegio militar fica sendo inteiramente encarregado de regular as horas de estudo, e das aulas, de todos os demais actos relativos á instrucção dos alumnos, e ao regimem do estabelecimento, bem como de designar os lentes e professores proprios para cada uma das aulas, e os compendios e methodos de ensino. O mesmo director me proporá com a possivel brevidade pelo ministerio da guerra um regulamento completo, que bem corresponda a todos os seus fins.
- Art. 12.º Em tudo mais que não fica alterado pelo presente decreto se observará o regulamento de dezoito de maio de mil oitocentos e dezeseis, com as modificações que lhe tem sido feitas por disposições ulteriores.»

Plano de estudos para o Real Collegio Militar.

Curso de estudos preparatorios.

Primeira aula.—1.º Anno.—Grammatica portugueza e latina, devendo observar-se desde logo as differenças mais palpaveis que ha entre ellas, e o differente genio de cada uma. Em todos os dias.

Segunda aula.—1.º Anno.—Grammatica, e lingua franceza. Em todos os dias.

Terceira aula.—1.º Anno.—Desenho linear, lettra redonda, lettra angulosa ou allemã, sem ornatos. Em todos os dias.

Primeira aula.—2.º Anno.—Latinidade. Em todos os dias. Segunda aula.—2.º Anno.—Leitura e analyse grammatical de alguns classicos portuguezes, tanto em prosa como em verso. Orthographia, e exercicios praticos por escripto. Em todos os dias.

Terceira aula.—2.º Anno.—Desenho linear, e lingua franceza. En dias alternados.

Primeira aula.—3.º Anno.—Continuação da latinidade, theoria de raciocinio e da linguagem, isto é, ideologia, grammatica geral, logica e rhetorica. Em todos os dias.

Segunda aula.— 3.º Anno.— Desenho de figura, grammatica, e la gua ingleza. Em dias alternados.

Terceira aula.—3.º Anno.—Principios de arithmetica, algebra: geometria, limitando-se ás partes d'estas sciencias que são essencias nos usos ordinarios da vida. Elementos de geographia, e chronologia e historia de Portugal em compendio. Em todos os dias.

Primeira aula.—4.º Anno.—Theoria da eloquencia, e da poetica, analyse de alguns logares dos melhores classicos portuguezes e latinos tanto em prosa como em verso, moral universal, e direito natural de homem e das nações. Em todos os dias.

Segunda aula. — 4.º Anno. — Lingua ingleza, desenho, de figura Em dias alternados.

Terceira aula.—4.º Anno.—Primeiros elementos de historia materal, physica, chimica, e astronomia. Em todos os dias.

Curso mathematico militar.

Primeira aula.—1.º Anno.—1.º Anno de mathematica, como mais Academia de Marinha, e demais a geometria descriptiva, e noções mais amplas de astronomia. Em todos os dias.

Segunda aula.—1.º Anno.—Desenho de figura. Em todos os distributoria aula.—1.º Anno.—Historia natural. Em todos os distributoria aula.—2.º Anno.—2.º Anno de mathematica, como mathematica. Em todos os distributoria academia. Em todos os distributoria academia. Em todos os distributoria academia.

Segunda aula.—3.º Anno.—Desenho de architectura civil. Em 6 dos os dias.

Terceira aula.—2.º Anno.—Physica. Em todos os dias.

Primeira aula.—3.º Anno.—1.º Anno militar, como na academia de fortificação artilheria e desenho, e demais a pequena guerra. En todos os dias.

Segunda aula.—3.º Anno.—Desenho de paizagem plana, e de persentiva. Em todos os dias.

Terceira aula.—3.º Anno.—Geographia, chronologia, e historia niversal. Em todos os dias.

Primeira aula.—4.º Anno.—2.º Anno militar, como na dita acalemia, e demais principios de geodesia, e suas applicações. Em todos s dias.

Segunda aula.—4.º Anno.—Chimica. Em todos os dias.

Terceira aula.—4.º Anno.—Desenho de fortificação, signaes de convenção e topographia. Em todos os dias.

O ensino de doutrina christã e moralidade seria professado em tolos os dias feriados. A escola pratica de artilheria, e da ordenança de nfanteria e caçadores, as escolas de gymnastica, esgrima, dança, equiação, e musica, alternariam em os dias feriados, como se julgasse mais conveniente.

# 1836

N'este anno predominava em Portugal o pensamento economico da reducção das despezas: e sob a influencia d'este principio foi supprimido o logar de director do Collegio Militar, até à deliberação das côrtes; passando as respectivas funcções a cargo do immediato no mesmo collegio. (Decreto de 24 de setembro)

#### 1837

Sob a influencia do pensamento de economia, e no sentido de que os alumnos do Collegio Militar recebessem ali a educação e instrucção proprias para o serviço das armas de cavallaria e infanteria, foi promulgado o decreto de 12 de janeiro.

Por este decreto foram supprimidas as cadeiras de historia natural, de physica, e de chimica; foi tambem supprimido o logar de subdirector.

Pelo mesmo decreto foi determinado que o logar de director seria conferido a um official superior, revestido das circumstancias exigidas pelo alvará de 18 de maio de 1816.

E, finalmente, pelo mesmo decreto foram supprimidas as rações denominadas de «estado maior», e outras que eram fornecidas a crú. ou em dinheiro; regulada a compra de livros para a bibliotheca, e fixado o minimo da edade para admissão aos 10 annos, o maximo aos 12, e prohibida a permanencia do collegio depois dos 17.

O governo ficou incumbido de nomear uma commissão, encarre-

gada de fazer o regulamento de que trata o artigo 8.º do decreto de 13 de outubro de 1835.

Por decreto da mesma data foram preferidos para admissão no Collegio os filhos dos officiaes, membros da Ordem da Torre e Espada, que se houvessem impossibilitado no serviço.

Por decreto de 12 de setembro foi permittida a continuação do exercicio do magisterio no collegio ao lente de 1.º anno mathematico, e ao official empregado na regencia da cadeira dos principios mathematicos.

Mandou que subsistisse a pensão alimenticia de 400 réis diarios aos alumnos que a ella viessem a ter direito.

Reduziu a 125000 réis a prestação mensal que até então pagavam os pensionistas.

Deu preferencia, para os empregos aos officiaes do exercito, que, além das qualidades legaes, possuissem conhecimento das linguas ingleza e franceza, ou pelo menos d'esta ultima.

Restabeleceu as rações, em favor do 2.º commandante, officiaes, professores de linguas e capellão, etc.

# 1839

Registaremos na sua integra, por muito importantes e curiosos, os termos em que a commissão de guerra da camara dos senhores deputados expressou o seu juizo ácerca das despezas e organisação do Collegio Militar:

«Art. 91.º (do orçamento do ministerio da guerra): Collegio Militar. A commissão observou que a legislação porque este collegio se regula, é já bastante confusa, e que muito se deve desejar que o governo proponha, quanto antes, ao corpo legislativo o que estiver fóra das suas attribuições, para que tão interessante estabelecimento possa corresponder perfeitamente ao objecto da sua instituição com a possível economia.

«Por agora julga a commissão que se deve votar, além dos soldos de todos os individuos militares ali empregados, a quantia de 1445000 réis por cada alumno, devendo sair da totalidade d'estas prestações a importancia das gratificações dos mesmos militares, ordenados dos in-

dividuos não militares, forragens do director, da parelha ao serviço do collegio e outras despezas não especificadas.

«Fica o artigo assim reduzido:

Note-se que assim ficou approvado n'aquelle anno o orçamenlo especial do Collegio Militar.

## 1841

A carta de lei de 20 de outubro tornou extensiva aos filhos dos guardas marinhas effectivos a admissão no Collegio Militar.

#### 1842

Tendo o director do Collegio Militar ponderado os inconvenientes que resultavam á disciplina do mesmo collegio, e ao progresso litterario dos alumnos, o permittir-se que estudassem como externos o quinto e sexto anno do respectivo curso: determinou o governo, pelo decreto de 31 de outubro, que d'então em diante cessasse tal concessão.

# 1844

Pela carta de lei de 13 de dezembro foi o governo auctorisado a conservar no Collegio Militar, até ultimarem o respectivo curso, os alumnos, que não obstante excederem a edade determinada na lei, se fizerem dignos d'essa graça por suas circumstancias especiaes, e que não tenham completado 19 annos de edade; ficando para esse fim dispensado o § 10.º do capitulo 4.º do alvará de 18 de maio de 1816.

## 1845

Em um notavel artigo da Revista Universal Lisbonense opinava o visconde de Sá da Bandeira, que a organisação do Collegio Militar devia ser melhorada, a fim de poder-se colher maior proveito da grande despeza que o estado fazia. Convinha que a reforma fosse modelada pelo que se praticava em estabelecimentos analogos estrangeiros, taes como o de Saint-Cyr, em França, o de Sandhurst, em Inglaterra, o do West-Point, nos Estados Unidos; em combinação aliás com as circumstancias especiaes do nosso paiz. Mas Sá da Bandeira reconhecia o zelo de director e empregados do collegio n'aquelle tempo.

Sá da Bandeira apresentava a estatistica do numero de alumnos que em cada anno, desde 1835, tinham completado o curso, e por isse ficaram com o vencimento de 12,000 réis mensaes. Era a seguinte:

| 1835 - 2 | 1840 — 7  |
|----------|-----------|
| 1836 - 2 | 1841 - 6  |
| 1837 — 2 | 1842 - 13 |
| 1838 — 1 | 1843 - 12 |
| 1839 - 3 | 1844 — 18 |

D'estes foram despachados 31; ficando, por consequencia, 36 com o vencimento mensal de 125000 réis.

# 1846

Pelo decreto de 18 de setembro nomeou o governo uma commissão de inquerito e de reforma para o Collegio Militar; ordenando que n'este meio tempo nenhum alumno fosse admittido; e que desde logo ficassem supprimidas as cadeiras de 5.º e 6.º anno, as quaes correspondem ás do 1.º anno da Escola Polytechnica, e do 1.º anno da Escola do Exercito.

Por outro decreto da mesma data soi creada uma companhia composta de aspirantes a officiaes, com a denominação de aspirantes alumnos. (Art. 1.º)

No artigo 13.º dispunha o mesmo decreto: Os alumnos do Collegio Militar quando acabarem o seu curso, passarão á companhia de Appirantes Alumnos, cuja denominação tomarão.

Mas logo por decreto de 11 de outubro immediato se mandou susender a execução do precedente, devendo ser apresentada em occasião exportuna ás camaras a proposta de um systema completo sobre promoões e recompensas militares, no qual se attendesse convenientemente os meios de facilitar a instrucção, e premiar os individuos que mais e distinguissem por sua applicação.

Cumpre notar que uma tão rapida mudança de resolução se explica elas circumstancias politicas. O decreto de 18 de setembro é referendado pelo visconde de Sá da Bandeira; e o de 11 de outubro immeliato é referendado pelo duque de Saldanha, poucos dias depois, como e vê do famoso movimento politico de seis de outubro do referido anno le 1846.

#### 1847

Pela portaria de 30 de setembro fez o governo algumas recommendações muito judiciosas e verdadeiramente paternaes ao director do Collegio Militar.

Desejando que não se adiasse a abertura das aulas do collegio no anno de 1847 a 1848, não obstante não haver ainda a commissão de inquerito apresentado o seu relatorio, recommendou ao director que empregasse todas as diligencias para que no collegio se cuidasse muito apertadamente da instrucção religiosa, moral e scientifica, do ensino methodico e claro dos principios preparatorios e das sciencias, da cultura das linguas franceza e ingleza, e finalmente, da delicadeza e urbanidade do tracto.

Em presença da agitação política d'aquella época, recommendava tambem o governo ao director que deligenciasse evitar que no collegio se tratasse de assumptos políticos. Que se impedisse toda a communicação externa com os alumnos, concedendo-se apenas licença aos paes, tutores, ou irmãos, para visitarem aquelles uma vez em cada mez, e ainda assim, estando presente o segundo commandante, ou official do dia.

Afora estas recommendações, continha a portaria algumas providencias regulamentares de policia e regimen.

Em 8 de outubro publicava um esclarecido official do exercito, João Baptista da Silva Lopes, um projecto de reforma do Collegio Militar, que de todo ponto se desviava da organisação que então tinha aquelle estabelecimento.

Os dois primeiros artigos explicam perfeitamente o pensamento do auctor do projecto:

- 1.º O Collegio Militar é destinado para alojar e manter os militares que n'elle forem admittidos pelo ministerio da guerra.
- 2.º Serão admittidos no collegio até ao numero de 150 militares do exercito e marinha, de qualquer classe ou graduação, mostrando por documentos authenticos que estão matriculados em alguma das aulas da Escola Polytechnica, da do Exercito, ou Naval, e tenham tido bexigas ou sido vaccinados.
- § Unico. Terão preferencia os filhos dos militares que mais servicos tenham feito ao estado, e os filhos das pessoas que estiverem presas, degradadas ou emigradas por sua fidelidade á rainha e á carta constitucional, e entre todos os que forem orphãos.

Veja este projecto na Revista Universal Lisbonense tomo vi, pag. 496 e 497.

## 1848

Pela carta da lei de 31 de julho foi o governo auctorisado para proceder a todas as reformas e melhoramentos indispensaveis no Collegio Militar, podendo por em pratica quaesquer providencias que julgasse convenientes, uma vez que não excedesse, antes diminuisse, sendo possivel, a verba das despezas que no orçamento da estado vinha exarada para o dito collegio.

O decreto de 14 de novembro mandou transferir para o edificio real de Mafra o Collegio Militar, que n'aquella época estava no edificio da extincta Congregação dos Missionarios, denominados de Rilhafoles.

Este ultimo edificio foi posto à disposição do ministerio do reino, para ser convertido em *Hospital regular de alienados*. O edificio do antigo Collegio Militar da Luz foi mandado restituir ao ministerio da guerra.

Cumpre saber, a este respeito, que por decreto de 23 de julho de 1842 foi mandado estabelecer, no districto de Lisboa, um novo asylo ou hospital para o tratamento medico e scientifico das molestias de alienação mental; devendo aquelle asylo ser collocado no edificio nacional, onde esteve o collegio militar, no sitio de Nossa Senhora da Luz, freguezia de S. Lourenço de Carnide.

O mesmo decreto mandou fazer n'aquelle edificio as obras necessarias para a conveniente collocação dos alienados; e de feito chegaram a ter principio as indicadas obras de transformação no anno de 1846, que aliás não poderam concluir-se, em razão de algumas difficuldades de administração, e dos acontecimentos políticos d'aquelle tempo.

No anno de 1848 o edificio da Luz estava deteriorado, e difficilmente poderia ser aproveitado para hospital de alienados, ao passo que o de Rilhafoles reunia condições que o tornavam preferivel para aquelle destino, como já opinara uma commissão em 1841. N'este estado encontrou o governo as coisas em 1848, e por isso tomou a resolução constante do decreto de 14 de novembro, que ha pouco registámos 4.

## 1849

Pelo decreto de 21 de dezembro promulgou o governo um Plano de reorganisação do Real Collegio Militar, em virtude da auctorisação que lhe fora concedida pela carta de lei de 31 de maio 1848, e comprehendida na de 1 de maio de 1840.

No interessante relatorio que precede o Plano de organisação diz o governo que a instituição do Real Collegio Militar dimana de um principio sensato, justo e benefico. Sensato, porque um tal estabelecimento prepara officiaes instruidos e civilisados; justo, porque dá occasião a que se recompensem valiosos serviços, prestados á patria, muitas vezes á custa da propria vida; benefico, porque habilita a viuva desvalida do militar a fazer educar um filho que por ventura será o seu arrimo.

No mesmo relatorio se assevera que um tão util estabelecimento fora na sua origem um modelo de disciplina e boa direcção, e dera ao exercito officiaes distinctos; mas com o andar do tempo declinou e decaiu, pela deficiencia dos regulamentos, pelo grande acrescimo de alumnos, pela má distribuição de disciplinas, pelo ruim methodo de ensino, e talvez pela falta de escrupulo no regimen; de sorte que nos ultimos tempos não correspondia á despeza avultada que occasionava ao estado.

O governo tinha para si que a verdadeira reforma consistia em um regulamento bem concebido, e aliás executado por pessoas zelosas e intelligentes; no entretanto algumas providencias convinha dar, e eram ellas as que o plano de reorganisação continha.

Vejamos, em substancia, o pensamento do governo, revelado no seu trabalho.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Veja o decreto de 23 julho de 1842, e o relatorio de 14 do novembro de 1848, nos respectivos tomos da Collecção da Legislação.

O governo queria que o Collegio Militar fosse propriamente una escola de preparatorios, um lyceu militar; e n'este sentido fazia reducções no curso, e abreviava os estudos, evitando assim tambem o inconveniente da longa residencia de mancebos em uma especie de clausura. Não só, pois, supprimia as cadeiras de mathematica e arte militar, mas tambem as de eloquencia e litteratura.

O governo entendeu tambem dever diminuir o numero dos collegiaes, que lhe pareceu ser excessivo, com referencia à vigilancia e à disciplina de um tal estabelecimento, e desproporcionado, relativamenta força do exercito, pois que, quando este era incomparavelmente maio do que hoje, o numero dos collegiaes não excedia a oitenta.

Pareceu importante olhar com attento cuidado para as qualidad que devem ter os empregados do collegio. Deu-se preferencia, na admissão, aos filhos dos officiaes que pereceram em combate, ou naufragio ou ficaram impossibilitados do serviço por effeito de feridas. Foi regulada a retribuição devida ás habilitações dos alumnos, na saida do collegio. E, finalmente, o governo subordinou ao pensamento da economia a organisação da tabella dos vencimentos, mostrando-se muito satisfeit porque apresentava uma differença de 3:723\$000 réis a favor da seconda.

Em breve teremos occasião de ver como outro ministerio encara as coisas em 1851, reformando de novo o Collegio Militar.

# 1850

Data de 21 de agosto d'este anno um aviso, no qual se explicava ao commandante em chefe do exercito, que então era el-rei o senhor la Fernando, o decreto de 21 de dezembro de 1849.

Declarava o aviso que a graduação de primeiros sargentos, concedia aos alumnos que ultimassem o curso de preparatorios, seria conferia áquelles que além d'este se achassem habilitados com o 5.º ou 6.º and do antigo curso, quer o tivessem ultimado n'este anno, ou em anno atterior.

Que para os alumnos classificados no 1.º grau serem graduados alferes, deveriam ter o curso de infanteria e cavalleria estabelecido de decretos de 11 e 12 de janeiro de 1837, e não terem desmerecido de frequencia das escolas Polytechnica e do Exercito por effeito de representações ou procedimento irregular.

Que esta graduação seria extensiva a todos os individuos, que.

tendo ultimado o curso do collegio com a classificação do 1.º grau, e tendo o curso completo de infanteria e cavallaria, estivessem servindo ainda como praças de pret po exercito.

Que aos alumnos, que em virtude do § 4.º do artigo 20.º do decreto de 29 de dezembro de 1849 fossem assentar praça, se contaria para todos os effeitos o tempo do serviço, ainda que feito antes de quinze annos de edade.

Que a graduação de alferes não seria conferida senão aos alumnos que quizessem seguir a sua carreira militar nas armas de infanteria ou cavallaria, não lhes aproveitando, porém, a referida graduação quando mudassem de destino para o corpo do estado maior, ou armas especiaes, pois que n'esse caso devia ser regulado o seu accesso segundo o decreto de 11 e 12 de janeiro de 1837.

Que sem dependencia de ordem superior, deveriam ser auctorisados os commandantes dos corpos, para, em tempo competente, passarem guias para se matricularem nas escolas na conformidade da lei, aos alumnos do Collegio Militar que quizessem continuar os estudos.

Que os alumnos, com destino para o estado maior, ou armas especiaes, que, sem causa justificada, interrompessem os estudos depois de approvados no 2.º anno da Escola Polytechnica, deixariam de ter o vencimento de 400 réis, passando a ter o de 240 réis.

Que aos alumnos que fossem assentar praça nos corpos de infanteria ou cavallaria fosse relevada a falta de altura.

## 1851

A portaria de 23 de outubro, publicada na Ordem do exercito num. 75 de 5 de novembro do mesmo anno, mandou ensinar no collegio o systema metrico-decimal.

O governo da Regeneração publicou nos fins d'este anno um decreto, no qual, revogando o de 1849, dava uma nova organisação ao Collegio Militar.

Vejamos primeiro quaes deseitos encontrou o governo no decreto de 21 dezembro de 1849:

«O decreto de 21 de dezembro de 1849, diz o relatorio, não completando a educação dos alumnos, tinha além d'isso o grande inconveniente de conceder que saissem creanças de 14 annos para concluirem o curso fóra do collegio, mancebos inexperientes, com mui poucos conhecimentos militares, e apenas com o curso de preparatorios inferior ao de alguns lyceus da capital.»

Para remediar os inconvenientes que o governo encontrou, resolver elle fazer do collegio um *lyceu militar* de todos os preparatorios decessarios para o curso das armas de cavallaria e infanteria, ou para e estudos nas escolas superiores, levando já um ensino e educação apropriados ao seu desenvolvimento.

N'esta conformidade estabeleceu o governo um curso de seis anua, no qual seriam ensinadas as seguintes disciplinas:

Grammatica portugueza e latina.

Francez e inglez.

Latinidade.

Eloquencia e litteratura.

Philosophia racional e moral.

Noções de cosmographia, de chronologia, historia e mathematica. Introducção às sciencias naturaes; physica e chimica, elementos. Direito e administração militar.

Desenho, equitação, dança, natação, exercicios gymnasticos.

O artigo 1.º do mencionado decreto caracterisava n'estes terme o fim a que se pretendia destinar o estabelecimento de que se trata:

«O Real Collegio Militar tem por objecto educar e instruir os repectivos alumnos, habilitando-os a concluir na Escola do Exercito o curso das armas de infanteria e cavallaria; e conjunctamente remunera os officiaes e cirurgiões da força armada nacional de mar e terra, que houverem servido bem, pela admissão de seus filhos no referido estabelecimento, como pensionistas do estado; ou mediante pensões satisfeitas por aquelles individuos, ou suas familias, acommodadas aos soldos de suas differentes patentes.» (Art.º 1.º do decreto de 11 de dezembro de 1851.)

O novo regulamento define e regula os seguintes pontos:

- 1.º Destino e organisação do Real Collegio Militar.
- 2.º Qualidades que devem ter os alumnos, e sua admissão no col· legio.
  - 3.º Instrucção, exames e ferias.
  - 4.º Disposições acerca dos lentes, professores e mestres.
  - 5.º Direitos e vantagens dos alumnos, e casos de sua exclusão.
  - 6.º Estado maior e menor do collegio.
  - 7.º Administração scientifica.
  - 8.º Administração economica.
  - 9.º Bibliotheca e conservatorio.

10.º Disposições transitorias.

O regulamento vem acompanhado de tabellas, nas quaes são designados os vencimentos dos empregados, lentes, professores e mestres, e da disposição dos estudos<sup>1</sup>.

Esqueceu-me ponderar que o decreto regulamentar de 11 de dezembro de 1851 teve como base os trabalhos de uma commissão, nomeada por decreto de 23 de junho do mesmo anno, referendado pelo duque de Saldanha, então ministro da guerra. A commissão foi presidida pelo barão de Sarmento, e era composta do visconde da Carreira, brigadeiro reformado; do coronel de infanteria Augusto Xavier Palmeirim; do dr. Filippe Folque, coronel graduado de engenharia; e de José Tavares de Macedo, official ordinario da secretaria da marinha.

A commissão, assim constituida, devia apresentar ao governo a sua opinião sobre a reorganisação mais vantajosa do Real Collegio Militar.

Devemos tocar um ponto especial que em differentes annos tem sido resolvido diversamente.

O decreto de 11 de dezembro declarou no artigo 18.º disciplinas de habilitação as linguas portugueza e latina, eloquencia e litteratura, a philosophia racional e moral, a arithmetica pratica, o desenho linear, e as que constituiam o 5.º e 6.º anno do curso geral.

No artigo 42.º dispoz: «Os alumnos reprovados duas vezes na mesma materia, declarada como de habilitação no artigo 18.º d'este decreto, serão despedidos do collegio. O mesmo se praticará a respeito dos que, no mesmo anno, forem reprovados em todas as disciplinas, que fazem objecto da 1.º e 2.º aula do 3.º, 4.º, 5.º, ou 6.º anno lectivo do curso geral.»

Veiu depois o decreto de 11 de setembro de 1854, e sez cessar a distincção entre disciplinas de habilitação e não habilitação; devendo, em harmonia com esta disposição, ser applicada a penalidade do mentionado artigo 42.º

E, finalmente, o recente decreto de 14 de julho de 1875 dispoz que pena disciplinar imposta pelo artigo 42.º do decreto de 11 de dezem-

1

<sup>1 0</sup> desenvolvimento d'estes breves enunciados póde ver-se:

<sup>1.</sup>º Na Collecção Official da Legislação Portugueza do anno de 1851, pag. 503 a 512.

<sup>2.</sup>º Legislação Militar de execução permanente até 31 de dezembro de 1860 por João José de Alcantara. Lisboa, 1861. Volume 1.º pag. 102 e seguintes.

bro de 1851, alterado pelo de 11 de setembro de 1854, sómente seja applicada ao alumno reprovado em dois annos successivos na mesma disciplina, e bem assim ao que for reprovado em todas as disciplinas do 3.°, 4.°, 5.° e 6.° anno do novo curso.

NB. Falla-se de novo curso, por quanto o decreto de 14 de julho de 1855 substituiu novo quadro de distribuição de disciplinas ao decretado em 3 de setembro de 1867.

## 1852

Pelo decreto de 11 de agosto foi approvado o Plano de uniformes para os officiaes do estado maior e alumnos do Real Collegio Militar.

O Plano de uniformes acompanha o indicado decreto, e é assignado pelo duque de Saldanha, que referendou este <sup>1</sup>.

Pela portaria de 27 de agosto foi suscitada a observancia das disposições de diversos diplomas, pelos quaes é determinado que não possam ser recebidos sem nova graça os alumnos, que, indo a ferias, não recolherem no dia marcado na respectiva guia, e deixarem de legalisar o motivo d'esta falta; e se esta houver sido por doença, devem remetter mensalmente ao collegio a competente certidão, ficando sujeitos a serem riscados do respectivo quadro se assim o não fizerem. Em 3 de outubro de 1862 foi mandada publicar esta portaria, por ordem do director do collegio, para conhecimento dos interessados.

Pela portaria de 27 de setembro mandou o governo sobreestar nos concursos abertos para o provimento das cadeiras e substituições de mathematica, de sciencias naturaes, de latim, de eloquencia, e outras até nova resolução superior.

Pela portaria de 27 de novembro foi resolvido que os bonnets para o pequeno uniforme dos officiaes do estado maior do Collegio Militar devem ser como os dos officiaes de infanteria do exercito, com as let tras e corôa dos actuaes.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Veja Collecção Official da Legislação de 1852, pag. 301 e 302; ou a Collecção Systematica das Ordens do Exercito desde 1809 até 1858. Vol. 2.º [14] 418 e seguintes.

ratica, e noções sobre reconhe-

lgumas d'estas cadeiras seriam liadas por aulas preliminares mpliadas por ensinos pratili dro A, que fazia parte do

int.
ditar.
ovocada poi
ados, e por esta i
que merecesse.

51

o auctor na indicação lo collegio, e tanto proposito.

s, e portarias

rtaria mostrava-se ja o goveru.

..egio (que então estava em Mafra) proc.

conomia aos paes ou tutores dos alumnos, um. Ferreira de um edificio mais proximo da capital; e bem assim a Acaconvencido de que a mudança do collegio para o sitio da Luz movia a difficulda ade que se tinha encontrado na obtenção de professores, se los mais habeis, para exercerem o magisterio em Mafra.

Constou zo governo que muitos dos alumnos d'este collegio se apremiavam de sprovidos dos livros necessarios para os seus estudos, marndos nos programmas dos respectivos annos; no que em verdade havia
convenierates ponderosos.

O governo pela portaria de 27 de setembro auctorisou o director ira fazer examinar no acto da entrada no collegio, assim dos novos imittidos, como dos que recolhessem de ferias, se iam munidos dos impetentes livros; e bem assim o auctorisou para negar a entrada ou inservação no estabelecimento áquelles que se não apresentassem desde go com os livros respectivos ao anno que iam frequentar; e no futuro, io só com estes, senão também com os respectivos aos annos que anriormente tivessem frequentado.

Terminam aqui as noticias que pertencem ao reinado da senhora. Maria 11.

Não podendo nos ir além d'este periodo no presente capitulo, proveitamos esta occasião para offerecer aos leitores as indicações alguns subsidios indispensaveis para o estudo historico-legislativo Collegio Militar, e um apontamento dos nomes e biographias dos dictores do mesmo estabelecimento desde a sua instituição até ao fim reinado da senhora D. Maria 11.

Indicação de alguns subsidios para o estudo historico-legislatio le Collegio Militar:

Idéas sobre a reorganisação do Real Collegio Militar, por Emristo José Ferreira, marechal de campo reformado, ex-director do mesmo collegio. Lisboa. Imprensa Nacional. 1853.

Diremos, substancialmente, qual era, na opinião do auctor, o ma que devia propor-se o collegio, e qual a instrucção que ali deve se

ministrada aos alumnos.

Continuaria o collegio a ter por objecto: 1.º remunerar os seriços do exercito, educando e instruindo gratuitamente um certo numero de alumnos, filhos de benemeritos officiaes militares; 2.º aproveitesta remuneração em beneficio do serviço militar, regulando a eduzição e instrucção collegial, de fórma que se conseguisse preparar cardidatos a officiaes, tanto para o serviço das armas geraes, como para as especiaes; 3.º diffundir os conhecimentos uteis e os beneficios de civilisação pelo maior numero de individuos, facilitando as habilitação collegiaes às familias que d'ellas se quizessem aproveitar para seus hos, e as aulas aos individuos que as quizessem frequentar.

O collegio ministraria aos seus alumnos: 1.º a educação religios e militar; 2.º instrucção preparatoria, ou de humanidades, e a scient-

fica, ou professional.

Eis-aqui as cadeiras que estabelecia:

1.ª Calligraphia, arithmetica pratica, e principios de theoria.

2.ª Grammatica portugueza, grammatica e lingua latina.

3.ª Grammatica e lingua franceza.

4.ª Grammatica e lingua ingleza.

5.ª Elementos de rhetorica, noções de litteratura, de poetica, de m

thologia, e de esthetica ou theoria do bello.

- 6.ª Philosophia racional e moral, coprehendendo, a primeira, de thologia, noções de ideologia, logica e principios de psychologia; el segunda, além da ethica e principios de direito natural, noções de tropologia philosophica, ou economia moral do homem.
  - 7.ª Geographia, chronologia e historia.
  - 8.ª Elementos de mathematica.

9.ª Fortificação, arte e historia militar.

10.º Principios de physica e de chimica, introducção ao estudo des tres reinos da natureza, principios de geologia.

41.ª Direito e administração militar.

12.2 Desenho linear, de figura, de paizagem, de perspectiva e de

rchitectura, topographia theorica e pratica, e noções sobre reconheimentos militares.

O auctor do plano declarava que algumas d'estas cadeiras seriam livididas em diversas aulas, outras subsidiadas por aulas preliminares ou preparatorias, outras desenvolvidas e ampliadas por ensinos praticos ou mixtos: tudo na conformidade do quadro A, que fazia parte do eu escripto.

Não acompanharemos, por falta de espaço, o auctor na indicação las providencias de organisação e administração do collegio, e tanto nais, quanto não interessam tão intimamente o nosso proposito.

Os relatorios que precedem as novas leis, decretos, e portarias que atraz mencionámos.

Apontamentos relativos á instrucção publica, por João Ferreira Campos (no tomo 2.º, parte 2.º da nova serie das Memorias da Academia Real das Sciencias de Lisboa).

È para lastimar que uma pessoa tão competente não se alargasse um pouco ácerca do Collegio Militar. O que n'este particular diz, podemos aqui transcrevel-o, por ser de limitada extensão:

«Pelo tempo da campanha peninsular um official de artilheria, o marechal Teixeira, que se achava na Trafaria, dirigindo uma especie de escola de cadetes d'aquella arma, imaginou a creação de um collegio com a denominação de militar. Uma parte dos alumnos d'este estabelecimento contribuia para a sustentação de todos. O beneficio da educação gratuita destinava-se para os filhos dos militares, que se achassem em determinadas circumstancias. Este collegio, pelo zelo do marechal Teixeira, instituiu-se debaixo de bons auspicios, e deu os resultados que elle tinha previsto. Depois do seu fallecimento, ou por defeito de direcção ou por outras causas, o estado começou a carregar com toda a despeza da instituição, que d'esta fórma está longe de entrar como elemento bem combinado em um systema de retribuição de serviços.»

É para lastimar que esta ultima clausula não tivesse, da parte do douto critico, o desenvolvimento que naturalmente era requerido, e sem o qual fica um tanto obscuro, ou pelo menos vago o seu pensamento.

Collecção systematica das ordens do Exercito desde 1809 até 1858, coordenada por Vital Prudencio Alves Pereira. Lisboa 1859-1860.

Legislação militar de execução permanente até 31 de dezembro à 1860 por João José de Alcantara. Lisboa 1861.

A reorganisação do Collegio Militar. O passado, o presente, en futuro.

Escripto anonymo, publicado em Lisboa no anno de 1862. Vebmente, incisivo, severo é este ultimo opusculo, mas revela conhecimentos da materia.

Com referencia ao periodo do reinado da senhora D. Maria II, apartaremos o juizo critico ali expressado sobre as reformas do Collega Militar.

Quando o visconde de Sà da Bandeira tratou em 1837 da instração do exercito, devera ter desde logo conformado o Collegio Miliar com os intuitos das Escolas Polytechnica, e do Exercito; de sorte pe os tres estabelecimentos se auxiliassem por tal modo, que se conseguisse o maior proveito da instrucção militar com a menor despeza pessivel. A creação das duas escolas e a organisação ou dissolução do Cilegio Militar deviam ter sido coetaneas e delineadas com a mesma pero n'um mesmo plano.

A reforma do collegio no anno de 1849, operada pelo ministro guerra, o general Ferreri, implantou ao menos um bom principio, didéa de incontestavel justeza: O Collegio Militar e a Escola do Executo não podiam ser instituições independentes como até então; era recessario que entre ellas houvesse uma estreita correlação.

A reforma decretada em 1851, consistiu, quantos aos seus principas traços, na elevação do ordenado do director de 480\$000 réis, que em a 600\$000 réis; na reducção do professorado com manifesto prejuir do ensino; na distribuição cahotica do mesmo ensino, a que foi necessario dar prompto remedio em 1854; na preparação dos alumnos par entrarem immediatamente na Escola do Exercito, e completarem alicurso das armas geraes, já com a praça assente nos corpos; na dades do posto de alferes graduado com 400 réis por dia aos que concluir sem o curso.

O auctor do opusculo escrevia em 1862; e entendia que o estado collegio era cada vez peor, não só nas suas relações com a sociedade, mas em si mesmo.

Muitas reformas consecutivas e desencontradas teem damnificado o collegio; não o proporcionaram aos interesses da nação, ao passi que teem posto n'um cahos a sua legislação.

O que diz das reformas posteriores a 1815, e os alvitres que pro-

oõe, pertencem, na ordem chronologica, a periodos posteriores áquelle som que nos occupamos: opportunamente os examinaremos.

Nomes e alguns traços biographicos dos directores que teem estado i frente do Collegio Militar desde o anno de 1814 até ao fim do reinado la senhora D. Maria II.

1.º O marechal de campo, Antonio Teixeira Rebello, fundador do Lollegio Regimental da Artilheria da Côrte, no sitio da Feitoria, junto la Torre de S. Julião da Barra, em 1803.

Em 1814 foi o Collegio da Feitoria convertido no Collegio Militar, passando para este 45 alumnos, que serviram como de nucleo para o novo estabelecimento, assente em differente local, isto é, no edificio de Nossa Senhora dos Prazeres no sitio da Luz.

Foi o marechal Teixeira o primeiro director do Collegio Militar; servindo este cargo desde 1814 até ao dia seis de outubro do anno de 1825, em que falleceu.

Abstemo-nos de commemorar aqui o singular merecimento e relevantes ser viços do marechal Antonio Teixeira Rebello, porque já dissemos a tal respeito quanto convinha expor, no tomo m d'esta obra, pag. 113 a 117.

## 2.º O coronel Candido José Xavier.

Foi director do Collegio Militar desde 1826 a 1828.

É sabido que foi este portuguez illustre um homem de muita instrucção, e que assignalou grandemente o seu nome na carreira politica. Falleceu em Lisboa no dia 15 de outubro de 1833.

Candido José Xavier foi professor de rhetorica no Collegio de Santarem; collaborou mais tarde para a redacção dos Annaes das Sciencias, das artes e das lettras em Paris, e foi director do Collegio Militar no periodo que já indiquei. Do como se houve na direcção, deixou elle gratas recordações, a ponto de que á hora em que a adulação era já impossivel, foi o seu retrato collocado solemnemente n'uma das salas do collegio.

Permitta-se-me que a este rapido esboço biographico acrescente a noticia de algumas impressões pessoaes.

Durante o memoravel cerco do Porto tive occasião de ir á presença de Candido José Xavier, quando elle vivia com S. M. I. o sr. duque de Bragança em uma casa nobre da rua de Cedofeita.

Da primeira vez, obedeci ao chamamento que me foi transmittido em um aviso, o mais delicado e obsequioso. Disse-se, e chegou aos ou-

Veja: Extrait de la biographie des hommes du jour, par German Sarrut et B. Saint-Edme. Biographie de l'ex-ministre Augustin Joseph Freire. Paris 1837.

Veja tambem: Resumo historico da vida e tragico fim de Agostinia José Freire. Lisboa. 1837.

Trinta annos depois do fallecimento de um homem, que torne memoravel o seu nome, e quando já as paixões politicas estão adormecidas, é grato pagar a esse homem o tributo de louvor, que a poteridade, mais justa por vezes do que os contemporaneos, não recus a quem o merece.

Com um só traço, que o proprio Freire me subministra, procurare collocal-o na fileira brilhante dos homens illustres de Plutarco.

Chegara a occasião em que Agostinho José Freire devia apresentar ao parlamento a conta de seus actos como ministro da guerra, desk que S. M. I. o senhor duque de Bragança reassumira a regencia. Compriu esse dever; e o relatorio que apresentou em data de 4 de setembro de 1834, é um documento precioso, na substancia e na fórma, que ha de sempre ser lido com interesse.

Vou aqui transcrever o final d'esse relatorio, e hei de depois perguntar aos leitores, se não é verdadeiramente sublime esse dizer de um grande ministro:

«Tal é senhores, a sincera historia da minha administração de se cretario d'estado dos negocios da guerra, desde as Ilhas dos Açores de este momento. Acham-se juntos os documentos necessarios, e prompte quaesquer explicações.

Assisti ao começo da grande empreza, acompanhei-a em todo o seu progresso; fui presente ao exito, não depuz um só dia a pento de ministro da guerra, e empunhei a espada de soldado em todos é cembates do Porto e de Lisboa. Depois de tantos, e tão complicado trabalhos cheguei á ventura de os relatar perante os representantes da nação portugueza.

«Estão satisfeitos todos os meus votos. Tenho pura a consciencia de que em tão dilatada e espinhosa época empreguei todas as minhas forças no serviço da rainha e da patria. Os factos, e as provas estão diante de vós. Espero tranquillo o vosso juizo, e o de todos os homens imparciaes.»

Disse que perguntaria, se é ou não sublime este dizer; mas não o farei, porque não devo pôr em duvida o fino criterio dos leitores, é facilmente adivinho a resposta affirmativa.

## 6.º O brigadeiro João José da Cunha Fidié.

Pela segunda vez foi director do Collegio Militar, no periodo que decorreu desde 1837 a 1848.

O brigadeiro Fidié disse pela imprensa, em novembro do anno de 1850, o que interessava que o publico soubesse, em quanto á sua administração como director do Collegio Militar. O escripto em que exarou as suas allegações tem o titulo seguinte:

Varia fortuna d'um soldado portuguez, offerecida ao publico pelo brigadeiro Fidié. Novembro de 1850. Lisboa.

Na Introducção a esse escripto adoptou o brigadeiro Fidié a seguinte epigraphe, que pedira ao immortal cantor das glorias portuguezas:

A troco dos descansos, que esperava, Das capellas de louro, que me honrassem, Trabalhos nunca usados me inventaram, Com que em tão duro estado me deitaram.

Lus. C. vii E. 81.

Abunda a «Varia fortuna» em documentos, tendentes a destruir, a má impressão que acaso podesse deixar nos animos a exoneração do cargo de director, desacompanhada, como foi, de declaração alguma lisongeira; e não menos a desvanecer o desagradavel effeito que houvesse de produzir a portaria de 5 de setembro de 1848, dirigida já ao successor de Fidié, a qual começava d'este modo:

Sua magestade a rainha, tomando na devida consideração o geral clamor que contra o Real Collegio Militar se tem levantado, etc.

Emfim, ninguem melhor do que o proprio interessado póde fallar de si, e por isso remetto os leitores para o escripto que apontei.

#### 7.º O coronel Evaristo José Ferreira.

Foi director do Collegio Militar desde 1849 a 1851.

Ácerca do mesmo collegio escreveu depois (em 1853) o opusculo que já apontámos, e do qual registaremos aqui o titulo completo:

Idéas sobre a reorganisação do Real Collegio Militar, contendo provisoriamente a parte legislativa e as principaes disposições regulamentares, com alguns esclarecimentos para a sua melhor intelligencia e execução pelo autor Evaristo José Ferreira, marechal de campo reformado, ex-director do mesmo collegio. Lisboa. 1853.

Evaristo José Ferreira foi tambem lente da Academia de Fortifica-

systematica; e havendo-se exigido para levar a effeito esta medida diferentes informações, e ultimamente uma estatistica completa dos sibreditos recolhimentos, e um plano para a reunião d'elles no do Calvario, feito pelo administrador da Casa Pia: manda sua magestade remetter ao governador civil de Lisboa todos os papeis a que se alluda contados desde num. A até 43, a fim de que o mesmo governador de vil faça rectificar aquellas informações, e veja o mencionada plano de reunião, informando com o seu parecer sobre o melhor modo de a tre nar util.»

Embora não fosse convertido em realidade este projecto, nem prisso nos julgamos dispensado de mencionar uma tentativa de tal redem.

#### COLLEGIOS DAS URSULINAS DE VIANNA E BRAGA

Quando o collegio de Pereira estava já florescendo, dirigiu-se ace mara munncipal de Vianna do Minho á superiora do mesmo collegia sollicitando a fundação de outro egual n'aquella villa.

O presidente da camara de Vianna offerecia para assento do collegio o Recolhimento das Beatas, denominado «dos Santos Martyres». Depois de alguma demora, foi acceita a proposta; e desde logo obles a camara de Vianna a regia auctorisação para fundar o collegio, les como a metade do rendimento das sisas para a despeza d'elle e da corducção das religiosas que o haviam de inaugurar.

No anno 1778 saiu do collegio de Pereira a superiora D. Luiz com dezeseis companheiras, e foi fundar o collegio de Vianna, e lego depois o de Braga, onde falleceu no anno 1795, como já dissemento proposito das Ursulinas de Pereira, na pag. 310.

Em 23 de agosto de 1851 exigiu o governo alguns esclarecimente ácerca do estado do collegio de Vianna, por occasião de pedirem a supriora e religiosas respectivas, bem como a camara municipal, a auctorisação regia para a admissão de dez senhoras a noviciado e profissão religiosa, em attenção á falta de mestras que havia n'aquelle convento!

O termo médio das educandas cada anno é de dezoito. Cada um

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Veja esta portaria no Supplemento d Collecção da Legislação Official do de 1851, pag. 49,e 50.

d'estas paga annualmente sessenta mil réis ao collegio, e ali recebe o ensino que logo indicaremos, bem como o sustento, roupa lavada e tratamento em caso de doença.

O ensino consiste em:

Ler, escrever e contar; doutrina christă; grammatica portugueza; francez; historia de Portugal, etc.

Coser, marcar, bordar de branco e de matiz, e fazer flores.

Tocar pianno e cantar.

Bordar a ouro, a froco, a escomilha tanto em estofo, como em vidro; fazer flores de missanga, e de velludo; chrochet; fructas de massa; diversas obras de cartonagem, filigrana, de cabello, de tapeçaria<sup>1</sup>.

#### **COLLEGIOS PROVINCIARS**

Cumpre-nos tomar nota de quaesquer indicações que revelem interesse pelo desenvolvimento e progresso das sciencias, das lettras e das artes.

Na data de 5 de dezembro de 1834 apresentou o deputado Antonio Maria Couceiro á camara electiva a seguinte proposta:

«Convindo estabelecer collegios provinciaes, onde se ensinem as differentes disciplinas que não fazem parte de alguma das seis faculdades que se ensinam na Universidade: proponho que o governo seja auctorisado para estabelecer na casa, e no ponto do reino que achar proprio, um collegio provincial onde haja alumnos externos, e collegiaes pensonistas; n'este collegio haverá as seguintes cadeiras:

Lingua franceza, ingleza, latina, grega; rhetorica; philosophia; physica, chimica, e agricultura; historia e geographia.

O governo encarregará a plantação d'estes collegios á pessoa, cujas qualidades mereçam inteira confiança, para que com plena auctoridade, e poder discricionario, trabalhe n'este negocio; a pessoa assim nomeada dará ao governo até ao fim do anno de 1835 uma exposição do estado do collegio, não só pelo que respeita á parte scientifica, mas tambem á parte economica e de disciplina. O governo, sobre este

Era então diminuto o numero das religiosas; havia porém, seis coristas, quatro das quaes eram mestras.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Estas noticias são filhas das informações que nos deram nos fins do anno de 1863.

ensaio, apresentará às côrtes de 1836 um plano geral de estudos d'estordem 1.»

#### COMMISSÃO DOS TRABALHOS GEOLOGICOS

Pelo decreto de 31 de dezembro de 1852, no capitulo que se is creve—Da inspecção das minas—, era o governo auctorisado para ca uma commissão especial, por elle nomeada, que teria o encargo de parar os trabalhos para a formação da carta geologica do reino, que teria o encargo de parar os trabalhos para a formação da carta geologica do reino, que teria o encargo de parar os trabalhos para a formação da carta geologica do reino, que teria o encargo de para carta geologica do reino, que teria o encargo de para carta geologica do reino, que teria o encargo de para carta geologica do reino, que teria o encargo de para carta geologica do reino, que teria o encargo de para carta geologica do reino, que teria o encargo de para carta geologica do reino, que teria o encargo de para carta geologica do reino, que teria o encargo de para carta geologica do reino, que teria o encargo de para carta geologica do reino, que teria o encargo de para carta geologica do reino, que teria o encargo de para carta geologica do reino, que teria o encargo de para carta geologica do reino, que teria o encargo de para carta geologica do reino, que teria o encargo de para carta geologica do reino, que teria o encargo de para carta geologica do reino, que teria o encargo de para carta geologica do reino, que teria o encargo de para carta geologica do reino, que teria o encargo de para carta geologica do reino, que teria o encargo de para carta geologica do reino, que teria o encargo de para carta geologica do reino, que teria o encargo de para carta geologica do reino, que teria o encargo de para carta geologica do reino, que teria o encargo de para carta geologica do reino, que teria o encargo de para carta geologica do reino, que teria o encargo de para carta geologica do reino, que teria o encargo de para carta geologica do reino, que teria o encargo de para carta geologica do reino, que teria o encargo de para carta geologica do reino, que teria o encargo de para carta geologica do reino, que teria de para carta geologica do reino, que te

NB, A nomeação d'esta commissão sómente foi effectuada pelo creto de 8 de agosto de 1857, que a constituiu e organisou, encorrando-a na commissão dos trabalhos geodesicos do reino. da qual cava formando uma secção especial, funccionando todavia independentemente em todos os trabalhos scientificos, e correspondendo-se dictamente com as corporações scientificas nacionaes e estrangeiras. La como com os inspectores e mais engenheiros de minas do serviço estado. No demais, as duas commissões reunidas, na sua administração e em todas as suas relações com o governo, teriam por chefe umo o director dos trabalhos geodesicos do reino.

Opportunamente, a proposito dos Trabalhos Geodesicos, no medide 1857, daremos as noticias convenientes.

# COMMISSÕES, EXPLORAÇÕES, VIAGENS SCIENTIFICAS, LITTERARIAS E ARTISTICAS; ETC.

No decurso d'este nosso trabalho démos sempre attenta consideração ao assumpto do presente capitulo. Em muitos logares do tomo a e com especialidade a pag. 121 a 128, bem como no tomo v, pag. 279 e 280, tivemos occasião de apresentar indicações e noticias a tal repeito.

Assim, agora, que nos occupamos com o reinado da senhora D. Maria II, nos pareceu indispensavel reunir, em breve quadro, algun elementos de informação do que occorreu n'esse periodo com referencia a commissões, explorações, viagens, etc.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Veja a sessão 76.ª da camara dos senhores deputados, na Gazeta do Gazeta

Se não tivermos a fortuna de mencionar n'este capitulo todas as noticias que desejaramos colligir, lograremos ao menos a satisfação de excitar a curiosidade dos leitores a completarem pelas suas investigações a nossa succinta resenha.

## 1835

Pelo decreto de 16 de outubro foi commetida a Francisco Solano Constancio a commissão de colligir e copiar os documentos antigos, que interessassem á historia, política, e litteratura de Portugal, existentes na Bibliotheca Real de Paris, ou em outra qualquer da mesma cidade.

Outrosim devia o commissionado fornecer os catalogos de todas as obras modernas de maior nome e utilidade, relativas á legislação, fazenda, administração e estatistica; cumprindo-lhe apresentar sobre ellas as suas observações criticas.

O governo attendia a que Francisco Solano Constancio estava então residindo em Paris, e tinha dedicado a sua vida ao estudo das scientias uteis; parecendo ao mesmo governo que os conhecimentos do commissionado, a sua boa critica, e constante patriotismo, eram fiadores da confiança que n'elle se depositava para o desempenho de tal commissão.

## 1836

A portaria de 30 de junho concedeu a José Pereira Villela a gratificação de 200,5000 réis annuaes, em quanto residisse em França, estudando chimica applicada ás artes.

#### 1841

O decreto regulamentar de 24 de maio, que continha os Estatutos do Conservatorio Real de Lisboa, dispunha no artigo 95.º (cap. xxIII—Das viagens) o seguinte:

«Os professores e alumnos do conservatorio podem obter licença para viajar.»

Em conformidade com este principio geral eram estabelecidas as seguintes regras:

•1.º As licenças para viajar no interior do reino serão concedidas pelo inspector geral (dos theatros e espectaculos do reino); as licenças

para sair do reino só podem ser concedidas pelo governo, a pedido la inspector geral.

- «2.º Os professores ausentes com licença serão subtituidos peix substitutos ou pelos decuriões.
- «3.° O ordenado do professor ausente é suspendido; excepto: le se a licença foi concedida por molestia que motivou a viagem; 2.º 11 viagem é feita em serviço ordenado pelo governo.»

## 1843

Em officio de 40 de março, dirigido pele ministerio do reindos negocios estrangeiros, foi participado que do 1.º julho em dia não era permittida ao governo a abonação de subsidio aos pensionare do estado que em França seguiam differentes cursos; por quanto n'aque época estariam consumidas as sommas votadas para tal applicação: vindo assim que os intessados se dirigissem directamente ao corpora gislativo.

O reitor do lyceu nacional do Funchal, Lourenço José Monia, a nomeado n'este anno vogal da Commissão Mixta, creada, na confere dade do tratado de 3 de julho de 1842, celebrado entre as corós de Portugal e Inglaterra sobre a a abolição do trafico da escravatura.

Por este motivo havia o indicado reitor de ir ter residencia no (a) da Boa Esperança; e foi isto parte para que elle se offerecesse, por colligir e mandar para Lisboa todas as memorias e noticias, relatina à historia e sciencias naturaes, que podesse obter, assim por meio do observatorio ali existente, como por quaesquer descobrimentos que ristem a fazer-se n'aquella região de Africa.

O governo, em portaria de 29 de maio, louvou e acceitou o de recimento.

Registaremos, na sua integra, o decreto de 17 de julho, porte contêm uma providencia muito equitativa e favorecedora para contente estudantes portuguezes que em Paris estavam cursando diversas scias:

«Não existindo já quantia alguma da votada pela carta de lei de la de julho de 1839 para despezas com os estudantes que fossem a procursar varias sciencias; e não sendo justo, nem conveniente que convenient

vejam obrigados a abandonal-os por falta de recursos em paiz estranho, com manifesto prejuizo d'elles, e do estado que tem feito gastos com este objecto, de que por similhante modo nada aproveitaria; e havendo a camara dos senhores deputados approvado a verba de 3:000\$000 réis destinada áquelle fim, a qual verba, não seguiu os tramites da lei por se ter encerrado a sessão legislativa: Hei por bem, ouvido o conselho de ministros, ordenar que aos quatro estudantes que actualmente se acham em Paris se continuem a abonar as necessarias despezas, até à referida quantia de 3:000\$000 réis, pelo modo já praticado no mesmo caso: o que tudo será presente ás côrtes na sua proxima reunião.»

## 1849

Merece lisonjeira commemoração a carta de lei de 30 de abril, que auctorisou o governo para despender até á quantia de 4:000\$000 réis a fim de dar principio á exploração geologica e mineralogica do reino, e comprar um herbario da flora portugueza; sendo tres contos de réis para exploração geologica e mineralogica, e 1:000\$000 réis para compra do herbario.

# 1850

Vamos mencionar uma providencia que faz grande honra ao governo, e era destinada, afóra outros fins, a favorecer o estudo das sciencias naturaes.

Tendo o governo resolvido explorar por naturalistas as provincias ultramarinas, e especialmente os territorios continentaes situados na Africa occidental e oriental, lembrou-se, muito avisadamente, de prevenir d'isso differentes corporações scientificas, a fim de que podessem aproveitar aquelle ensejo de fazerem estudar, n'aquellas localidades, as sciencias respectivas.

Em data de 2 de agosto participou a sua resolução á Academia Real das Sciencias de Lisboa, e a encarregou, como sendo a corporação scientifica mais competente, de redigir as convenientes instrucções, na intelligencia de que o governo desejava, por meio de taes explorações, não só adquirir inteiro conhecimento dos recursos naturaes d'aquelles paizes, e dos melhoramentos de que são susceptiveis para a felicidade dos seus habitantes, e para e mais amplo desenvolvimento do seu com-

mercio; mas tambem prestar ao progresso das sciencias naturaes aquelle concurso, que fosse compativel com o sim primario das mesmas explorações.

Mandou egualmente que o director da Escola Polytechnica informasse, se d'entre os lentes cathedraticos ou substitutos da mesma escola, alguns desejavam ser incumbidos de tal exploração.

À faculdade de philosophia da Universidade de Coimbra dirigiu tambem convite; para que a respectiva congregação indicasse os objectos, sobre os quaes desejasse mais particularmente se fizessem observações ou estudos.

Veja as portarias do ministerio da marinha e ultramar, de 2 de agosto de 1850.

Pela carta de lei de 26 de julho foi o governo auctorisado para despender, no anno economico de 1850 a 1851, até à quantia de réis 3:000\$000, nos trabalhos da exploração geologica e mineralogica do reino.

Pelo decreto de 2 de dezembro soi nomeada uma commissão encarregada de promover a exposição dos productos de industria portugueza em Londres, e de facilitar a sua remessa para aquella cidade, mediante as instrucções mais uteis e savoraveis aos individuos que desejassem ser expositores.

Ordenava-se á commissão que fizesse os annuncios, e désse as providencias necessarias para que os objectos que haviam de ser enviados á Exposição em Londres fossem reunidos em Lisboa, e de todos elles se fizesse anticipadamente uma exposição n'esta capital, designando o local e o dia que para isso fossem mais opportunos.

Depois de effeituada esta exposição, a commissão, constituida em jury, dicidiria quaes eram os productos artististicos, que, por sua perfeição, merecessem ser enviados á Exposição em Londres.

Esta recommendação era muito judiciosa, e tendia a acautelar o desdouro que a Portugal adviria, por certo, de fazer remessa de objectos menos dignos de figurarem na magnifica e apparatosa festa industrial da Exposição em Londres.

Tratava-se da exposição que em Londres ia abrir-se no dia 1 de maio do anno de 1851, e effectivamente foi inaugurada, e proseguida depois com tamanho esplendor e brado geral de admiração em todo o mundo. Foi essa exposição a primeira que em tão elevadas proporções se fez n'este seculo, e foi como que o preludio brilhante de outras que se lhe hão seguido.

No que toca ao resultado, com referencia a Portugal, veja no Diario do Governo, os num. 101 e 103, de 30 de abril e 3 de maio de 1852, onde vem a portaria de 17 de fevereiro do mesmo anno, e a correspondencia e relatorios do commissario regio de Portugal á exposição em Londres, Sebastião José Ribeiro de Sá.

#### 1851

Pelo decreto de 15 de janeiro nomeou o governo uma commissão para estudar a questão do systema monetario, e consultar as modificações que parecessem mais adequadas para harmonisar aquelle com o valor relativo do ouro e da prata, em presença dos effeitos da variação que differentes causas tinham produzido nos preços dos metaes preciosos, alterando consideravelmente a relação em que se achavam.

N'este anno deu o governo as providencias necessarias para ser representada a industria portugueza na Exposição Universal de Londres, e estudada esta convenientemente. (Veja carta de lei de 21 de fevereiro de 1851)

Pela carta de lei de 17 de março foi o governo auctorisado para estabelecer um vencimento mensal, até 2005000 réis, a um naturalista que fosse explorar as provincias ultramarinas, na conformidade das instrucções que o mesmo governo lhe désse; e bem assim a gastar mais, por uma vez, 1:2005000 réis, na compra de instrumentos e outros objectos necessarios para a indicada exploração e despezas de transporte.

Pela portaria de 7 de abril foi encarregado o conselheiro José Maximo de Castro Neto Leite e Vasconcellos, juiz da relação de Lisboa, de examinar durante as suas viagens pelas principaes cidades de Italia, Suissa, França, Belgica, e Inglaterra, e tanto quanto lh'o permittisse o praso da licença que obtivera, examinar, digo, as differentes prisões d'aquellas cidades, assim como o governo economico, a policia, e os meios que ali se empregam com mais proveito, para conseguir dos presos a extirpação dos vicios e a emenda dos costumes; devendo depois apresentar um relatorio circumstanciado do que se lhe offerecesse sobre a materia.

O decreto de 10 de dezembro, no artigo 17.º, auctorisou o governo

para mandar, todas as vezes que o julgasse conveniente, sem ou mái officiaes de artilheria estudar nos paizes estrangeiros os melhoramento, que opportunamente devem ser introduzidos no Arsenal do Exercita.

N'este anno se reuniu em Paris um Congresso Sanitario, no per foi convidado a tomar parte o governo portuguez pelo de França, per meio de commissarios portuguezes.

O governo acceitou o convite do de França, e nomeou commissiones, que effectivamente tomaram parte nas deliberações do congressa que aliás tinha por fim regular de um modo geral e uniforme as prentenas, com especialidade nos portos do Mediterraneo.

O congresso terminou os seus trabalhos, formulando um proje de convenção internacional, e um regulamento que devia desenvolvá.

NB. Sendo sómente da competencia do nosso trabalho a parten lativa á instrucção e ao estudo, devemos abster-nos de noticiar e que diz respeito a uma convenção que chegou, sim a ser assignada, mas in ratificada, e á renovação de negociações sobre o mesmo assumpto!

### 1852

Pelo decreto de 10 de abril, em virtude da auctorisação da cara de lei de 17 de março de 1851, encarregou o governo o dr. Frederico Welwitsch de explorar como naturalista, as provincias Africanas, as conformidade das instrucções que lhe seriam dadas pelo ministerio da marinha. Aquella exploração teria por fim, não só obter o mais extenso conhecimento que fosse possivel dos productos naturaes das mesmas provincias, mas egualmente utilizar esse conhecimento, para o desenvolvamento da riqueza e bem estar dos seus habitantes, e das relações com a metropole.

O governo, na nomeação do doutor Welwitsch, fazia valer os distinctos conhecimentos d'elle, e os importantes estudos que tinha feile sobre a flora e fauna portuguezas.

O decreto com força de lei de 31 de dezembro creou na Escala Polytechnica uma cadeira especial de montanistica e docimasia.

¹ Veja sobre este assumpto o Relatorio do Ministerio dos Negocios Estrargeiros apresentado ás côrtes na sessão ordinaria que teve principio em 4 de noverbro de 1860. Lisboa. Imprensa Nacional. 1861.

Para desempenho d'este logar seria escolhido, por concurso, o candidato mais digno, e a esse forneceria o governo os meios necessarios para ir estudar fora de Portugal um curso analogo, antes de vir professar.

D'entre os alumnos (destinados ao exercicio da arte de minas) que houvessem de frequentar esta cadeira, escolheria o governo os de maior merecimento para irem estudar em paizes estrangeiros a arte de minas, de sorte que houvesse sempre tres alumnos occupados n'este estado!

Os alumnos assim habilitados, e de mais a mais com os exercicios praticos, seriam empregados nos trabalhos da commissão da carta geologica do paiz.

NB. Quando chegarmos ao anno de 1857 mencionaremos a organisação que se deu a esta commissão.

Já o 4.º decreto de 31 de dezembro de 1852 attribuiu ao conselho de minas o encargo de propor ao governo alumnos, escolhidos em concurso, para irem, á custa do estado, estudar nos paizes estrangeiros a arte das minas, nos logares, pelo tempo, e modo, que sossem marcades a cada um d'elles.

Como vimos ha pouco, foi o doutor Frederico Welwitsch encarregalo, por decreto de 10 de abril de 1852, de explorar como naturalista as provincias africanas.

Parece-nos que não desagradará aos leitores encontrar aqui, a respeito d'este naturalista a seguinte noticia:

Doutor Friederich Welwitsch. Este naturalista foi commissionado pela sociedade Unio itineraria de Esslingen no Wurtemberg para explòrar a vegetação de Portugal, onde riside para isso ha annos; as suas la-

<sup>1</sup> Em 1856 dizia ao governo uma commissão competente: que esta escolha devia ser effeituada quanto antes, sendo enviados dois alumnos para França, um para a Allemanha, e um para a Hespanha, para cursarem os estudos completos dos escolas especiaes de minas; e nos annos seguintes outros, para o estudo das especialidades technicas que o governo lhes marcase.

Os individuos habilitados com estes estudos deveriam, no seu regresso, ser empregados no ensino de uma escola especial, no serviço de engenheiros e inspectores de minas, no estudo geologico do solo e dos jazigos particulares.

Veja o Boletim do Ministerio das Obras Publicas, num. 2. severeiro de 1857.

horiosissimas e bem aproveitadas excursões tem concorrido para o augmento da flora do paiz. Compoz uma collecção, justamente apreciada, que corre, distribuida em poucos exemplares, com o titulo de *Flora Lusitana Exsicata*; e tambem é auctor de uma monographia sobre as Notochineas do imperio de Austria<sup>1</sup>.»

Mùito interessante é uma noticia, que a respeito d'este distincto naturalista dá o sr. Bernardino Antonio Gomes, por occasião do bellissimo estudo das plantas mais curiosas de Mossamedes, descobertas pelo mesmo dr. Welwitsch, denominadas por elle *Tumboa*, e designadas depois em seu obsequio, pelo nome de *Welwitschi mirabilis*.

Lutando com as doenças, e com difficuldades extraordinarias, conseguiu o distincto naturalista percorrer e examinar 120 milhas geographicas de littoral desde a embocadura do Cuanza até Quizembo ao norte de Ambriz, e para o interior 250 milhas, contadas sobre o prolongamento do rio Cuanza até Bança de Quizonde, abrangendo n'esta observação 2500 milhas quadradas, em cuja área foi comprehendido, além de outros, o districto de Ambriz, o do Golungo Alto, Ambaca, Pungo Andongo e Chambambe, as margens dos rios Loge, Lifeme, Dande, Bengo, e Cuanza, as serranias das Pedras de Guinga, as mattas de Quizonde e Condo, situadas no vasto territorio de Angola. Visitou Benguella, e ainda mais detidamente os districtos de Mossamedes, e Huilla.

Sete annos durou a digressão toda do sr. Welwitsch pela Africa; e depois de escapar a doenças e a muitos perigos, voltou á Europa, rico de noticias, e de objectos, que altamente interessam a sciencia<sup>2</sup>.

Já em 1854 se escrevia o seguinte:

Foi uma boa fortuna para as nossas provincias africanas que um homem tão distincto (o dr. Frederico Welwitsch) quizesse encarregar-se de tal exploração,... porque é bem sabido que aos seus muito profundos e variados conhecimentos reune grande zelo dos processos da sciencia. Foi munido dos instrumentos mais proprios e mais aperfeiçoados para as observações mais importantes, que um naturalista, um physico e

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Catalogues Plantarum Horti Botanici Medico-Cirurgicæ Scholæ Olisiponensis anno MDCCCLII, pag. XXV.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Veja no Diario de Lisboa, n. 122, de 2 de junho de 1863, um artigo do doutor B. A. Gomes, intitulado: Uma viagem scientifica em Angola; e em seguida a interessantissima noticia da publicação: On Welwitschia, a new genus of Gnetaceæ, by Joseph Datton Hooker.

mesmo um geographo, podem fazer com mais utilidade em uma viagem de exploração.

«Com razão dizemos que foi uma fortuna para as nossas provincias africanas que o sr. Welwitsch quizesse encarregar-se da sua exploração scientifica; porque nenhum paiz póde fazer grandes progressos, nem dar o desenvolvimento possivel á sua industria e ao seu commercio, sem que sejam convenientemente reconhecidas a sua riqueza natural e as forças productivas que recebeu da natureza, e que os homens hão de aproveitar para seu proprio bem¹.»

Indicarei tambem alguns documentos, que podem guiar os leitores na apreciação dos serviços que o doutor Frederico Welwitsch tem feito nas explorações scientificas, e em beneficio d'este paiz:

Synopse explicativa dos objectos do reino vegetal que em data de 9 de setembro de 1856 remetteu ao ministerio da marinha.

Officio de 10 de setembro de 1856, escripto em Sange-Golungo Alto. Vem debaixo do titulo de Informações do dr. Frederico Welwitsch sobre os seus trabalhos na exploração de Angola, e noticia dos numerosos objectos que ia remetter para Lisboa<sup>2</sup>.

Apontamentos phyto-geographicos sobre a Flora da provincia de Angola na Africa equinocial, servindo de relatorio preliminar ácerca da exploração botanica da mesma provincia, executada por ordem de S. M. F. pelo doutor Frederico Welwitsch. (S. Paulo de Loanda, junho de 1858)

Carta do dr. Welwitsch ao sr. Bento Antonio Alves, relativa a uma caixa de sementes do sertão angolense, que o mesmo doutor enviou ao ministro da marinha pelo vapor Estephania em 28 de novembro de 1858<sup>3</sup>.

Instrucções redigidas pelo dr. Welwitsch para se obterem os specimens das diversas variedades de carvalhos de Portugal; entendendo-se debaixo d'este nome de carvalhos todas as especies de arvores que dão bolotas ou landes.

- <sup>1</sup> Veja no Boletim e Annaes do Conselho Ultramarino, n. 7. Agosto de 1854 um excellentes artigo, que tem por titulo: Catalogo das sementes de plantas colhidas pelo dr. Frederico Welwitsch em alguns pontos em que tocou na sua viagem para Angola e principalmente n'esta região, e por elle mandadas ao Jardim Botanico da Universidade de Coimbra.
  - <sup>2</sup> Boletim e Annaes do Conselho Ultramarino, n. 31. Dezembro de 1856.
  - <sup>3</sup> Boletim e Annaes do Conselho Ultramarino, n. 55. Dezembro de 1858.
  - <sup>4</sup> Archivo Rural do 1.º de novembro de 1861.

Pelo decreto de 31 de dezembro foi creado o conselho de obra publicas e minas. Com referencia a este ultimo encargo, competia se conselho uma incumbencia, da qual devemos dar noticia, por quanto a refere à especialidade de que trata o presente capitulo.

Compete ao conselho de minas, diz o num. 5 do artigo l. de mencionado decreto, propor ao governo alumnos, escolhidos em curso, para irem á custa do estado, estudar nos paizes estrangeiras arte de minas, nos logares, pelo tempo e modo, que forem marcale a cada um d'elles.

NB. Antes do Conselho de minas, havia sido creada em 185. pela carta de lei de 25 de julho, uma commissão consultiva de mix nomeada pelo governo, e subordinada ao ministerio dos negocios: reino.

## 1853

Pela carta regia de 23 de agosto foi o conselheiro d'estado, le tonio José d'Avila, nomeado para ir assistir ao congresso estatistica que havia de reunir-se no mez de setembro seguinte na cidade de Brazellas.

Tambem n'este anno foi celebrado em Bruxellas um congresso en teorologico, promovido pelo sabio americano Maury; e a esse congresso assistiu, como representante de Portugal, o distincto official de marinha Joaquim José Gonçalves de Mattos Corrêa.

#### CONSERVATORIO DAS ARTES E OFFICIOS DE LISBOA

No anno de 1858 (21 de junho) nomeou o governo uma numeros e bem constituida commissão, encarregada de inquirir se o ensino protico das officinas do *Instituto Industrial*, pela fórma como estava or ganisado, era ou não prejudicial á industria particular.

Era provocado este inquerito pelo facto de haverem alguns proprietarios e directores de estabelecimentos de fundição de ferro, em ser requerimento perante o governo, reclamado contra o modo por que estava organisado o referido ensino pratico.

Deixando a especialidade da incumbencia commettida a commissão, por não ser essa agora o nosso objecto, limitar-nos-hemos a toma

eta de uma passagem do relatorio d'essa commissão, que muito signicativamente faz sentir a conveniencia e grandes utilidade da creação o Conservatorio das Artes e Officios, de que n'este capitulo tratamos.

Eis o trecho a que alludo:

«Da importancia industrial do que se póde chamar systema autoatico tem nascido a idéa de organisar museus, que prestem ás clases industriaes os mesmos auxilios e serviços que outros estabelecimenes analogos teem prestado aos cultores dos differentes ramos dos cohecimentos humanos.»

Aqui está bem caracterisada a instituição que o governo creou, elo decreto de 18 de novembro de 1836, com a denominação de Concretorio das Artes e Officios de Lisboa, consistindo em um deposito a exposição de machinas, modelos, utensilios, desenhos, descripções, e livros relativos ás differentes artes e officios, no interesse das pessoas que se dedicam ao exercicio das occupações industriaes.

Assim preparados, vamos mostrar como foi organisado o conservatorio.

## Fim para que soi destinado o conservatorio:

O sim principal do conservatorio, diz o decreto, è a instrucção pratica em todos os processos industriaes por meio da imitação.

No preambulo do decreto explicou o governo o pensamento que o guiara na creação de um tal estabelecimento. Pretendendo promover o aperfeiçoamento da industria nacional, creou um conservatorio de artes e officios, para instrucção dos artistas, como sendo este um meio de demonstração popular das preciosas applicações das sciencias ás artes, e ao mesmo tempo um elemento de emulação, que muito póde influir nos progressos da industria.

# Empregados do conservatorio:

Inspector, o ministro do reino, um sub-inspector, nomeado pelo-governo, sem ordenado. Um director, dois demonstradores, um desenhador (um dos professores da Academia das Bellas Artes), os guardas necessarios, e um porteiro: tendo todos estes os vencimentos marcados na tabella que acompanha o decreto.

## Elementos constitutivos do deposito do conservatorio:

As machinas, modelos, utensilios, desenhos, descripções, e livros relativos às differentes artes e officios, que existissem dispersos pelos arsenaes e por outros estabelecimentos publicos, seriam reunidos no

conservatorio, à excepção d'aquelles objectos que fosse de absoluta necessidade conservar nos estabelecimentos a que pertencessem.

O director proporia todos os outros meios, que julgasse mais apropriados e effectivos para se formar a mais ampla e util collecção dos objectos que ficam especificados, procedendo-se depois á conveniente classificação, guardada a ordem chronologica da invenção.

As machinas, ou artefactos que successivamente fossem inventados em Portugal, formariam parte do deposito geral, depois de estarem expostos, em uma ou mais salas reservadas do conservtorio, ao exame do publico por espaço de um anno.

Os modelos dos novos inventos, em passando o praso das suas respectivas patentes, deviam ser depositados pelos respectivos auctores na saia publica de exposição geral, ou pelo menos, os desenhos, ou descripções.

Semelhantemente, quando as machinas fossem muito dispendiosas, seria supprido o seu uso por meio de desenhos, ou descripções que das mesmas machinas, dessem uma adequada idéa.

Incumbencias commettidas pelo decreto ao director:

O director, ouvindo a sociedade promotora da industria nacional, e os demonstradores, tratará de organisar o projecto de regulamentos do estabelecimento, que aliás deverá ser sujeito á approvação do governo.

Nos regulamentos serão definidas as attribuições do sub-inspector, do director, e dos demais empregados, bem como a ordem, a classificação dos catalogos, e tudo quanto é relativo á fiscalisação, administração e economia do conservatorio.

O director ouvindo a referida sociedade promotora da industria nacional, organisará o plano da primeira exposição publica, que de dois em dois annos deve haver nas salas do conservatorio, dos productos da industria nacional, tanto do continente como do ultramar.

NB. A sociedade promotora da industria nacional devia ser convidada, como o decreto determina, para nomear no seu proprio seio uma commissão consultiva, composta de tres membros, e encarregada de auxiliar com as suas luzes o director do conservatorio, em todos os assumptos em que elle julgasse conveniente ouvil-a.

N'este sentido, se deve entender o que acima se diz: ouvindo a sociedade promotora, etc.

É desnecessario ponderar que as despezas da fundação, conservação, e augmento do conservatorio ficaram, segundo as disposições do

decreto, a cargo do ministerio do reino, para entrararem, em capitulo especial, no orçamento do estado.

Pelo decreto de 19 do mesmo mez e anno foi nomeado director do Conservatorio das Artes e Officios Gaspar José Marques, com a gratificação de 400\$000 réis annuaes.

Recordaremos aqui o honroso decreto de 16 de junho de 1826, promulgado na regencia da infanta D. Isabel Maria em beneficio d'este artista.

Gaspar José Marques dera boa conta de si, tanto no concerto e limpeza das machinas do gabinete de physica e de outras repartições do Rio de Janeiro, como na direcção do melhoramento das officinas do arsenal da mesma cidade.

Em attenção a isto, concedeu-lhe o indicado decreto a parte do edificio do Thesouro Velho (que estivera occupada pelo fallecido Matheus Antonio), para ali estabelecer a sua fabrica de machinas, instrumentos, etc.

Para conservação e progresso da sua fabrica lhe foi arbitrada uma mensalidade de 505000 réis, pagos pela fazenda.

En compensação devia Gaspar José Marques fabricar quaesquer machinas e obras proprias da sua arte e conhecimentos, que lhe fossem encommendadas pelos arsenaes ou por quaesquer repartições do estado.

Outrosim devia elle ter sempre na sua fabrica aprendizes da sua escolha, aos quaes ensinasse com perfeição a construcção de machinas, instrumentos mathematicos, e outros objectos da sua arte; não podendo o numero d'esses aprendizes ser menor de quatro.

Taes eram as circumstancias que existiam na pessoa do nomeado para director do conservatorio.

Pelo decreto de 22 de novembro foi nomeado sub-inspector do Conservatorio das Artes e Officios, creado n'esta capital, o visconde de Villarinho de S. Romão.

## 1842

Pelo decreto de 26 de novembro foi supprimido um dos logares de demonstrador do Conservatorio de Artes e Officios de Lisboa; foi outrosim reduzido a 600,5000 réis a verba de 800,5000 réis destinada

para as despezas do expediente, conservação e augmento de maim do mesmo estabelecimento.

O governo foi movido por considerações de economia nas deservadore, e attendeu á proposta do director do conservatore, e gundo a qual podia dispensar-se, sem prejuizo do serviço, o releia logar de um dos conservadores, e talvez fazer-se a reducção da rela do expediente. A economia que o governo fez com estas previdente consistiu em 500,5000 réis.

## 1844

O artigo 92.º do decreto de 20 de setembro contém as seguidadisposições:

«O Conservatorio das Artes e Officios de Lisboa, creado pelo ecreto de 18 de novembro de 1836, fica incorporado na Escola historica; e supprimido n'elle o logar vago de director.

«A inspecção d'este estabelecimento continúa a pertencer » » nisterio do reino; e a sub-inspecção d'elle ficará a cargo do constituta da Escola Polytechnica.

«O governo, ouvido este conselho, fica auctorisado para faze » Conservatorio de Artes e Officios todos os melhoramentos de que » for susceptivel para se realisar o pensamento da sua creação.»

# 1852

Pelo decreto de 30 de dezembro, artigo 38.º, foi extincto e Carservatorio das Artes e Officios de Lisboa; devendo todos os objecto ahi existentes ser entregues ao Instituto Industrial de Lisboa que mesmo decreto creou.

Veja: Instituto Industrial de Lisboa.

Breves noticias ácerca do conservatorio:

Com quanto queiramos ser parcos em considerações estranhas alegislação, não podemos comtudo abster-nos de tomar nota do que commissão, nomeada pelo governo em 1858 para examinar as coiste do Instituto Industrial de Lisboa, dizia a respeito do Conservatorio das Artes e Officios de Lisboa:

«È sem duvida util que existam, à semelhança das galerias da flic

toria Natural, outras para o serviço da industria, onde se vejam reunidos e classificados e expostos ao exame do publico os differentes instrumentos de producção, machinas, modelos, utensilios aperfeiçoados, desenhos e descripções relativos ás differentes artes e officios.

«Com este pensamento se fundou em França o Conservatorio das Artes e Officios, e entre nos tambem se imaginou uma egual instituição pelo decreto de 18 de novembro de 1836; instituição esta que nunça chegou a ser uma realidade, julgando-se a commissão dispensada de recordar aqui a triste historia d'este estabelecimento, até que, pela creação do Instituto Industrial de Lisboa, foi extincto.»

Quando depois a commissão falla do museu do Instituto Industrial. lamenta que a lei não estivesse cumprida a tal respeito, pois que não existia (fins do anno de 1858) collecção de machinas, nem dos variados objectos que deviam formal-o; e accrescenta:

«Alguns modelos que existiam no antigo Conservatorio das Artes e Oficios são, segundo a informação do director do instituto, de tão diminuto valor e de tão duvidosa utilidade, que mal pagarão o trabalho e despeza de transporte para o Instituto, ainda quando ali venha a existir local proprio para a sua collocação ...»

No mesmo anno de 1858 escrevia um professor da Escola Polytedanica as seguintes palavras:

de conservatorio das Artes e Officios apenas teve um simulacro de conservatorio das Artes e Officios apenas teve um simulacro de conservatoria. O artista Gaspar José Marques, que foi nomeado seu director, além de ser então homem já muito quebrado de forças para poder organisar um estabelecimento d'esta ordem, carecia, apesar da sua aptidão especial, dos conhecimentos indispensaveis para lhe dar o impelso mais conveniente. Quando o governo mandou annexar este estabelecimento á Escola Polytechnica, encontraram-se apenas algumas mathinas quebradas sem nenhum valor intrinseco ou artistico. Foi o que se obteve das promessas do relatorio que precede o decreto da sua creação, quando affirma que se vai erigir um monumento de duradoura gloria para o reinado de S. M. pelos incalculaveis interesses, que d'elle provirão á nação<sup>2</sup>.»

<sup>1</sup> Relatorio da Commissão de inquerito, nomeada pela portaria de 21 de junho de 1858, para examinar se o ensino pratico nas oficinas do Instituto Industrial de Lisboa, pela fórma por que está organisado, é prejudicial ás industrias particulares.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Apontamentos relativos d instrucção publica, citados.

Reconheço que é justificado o severo juizo que pessoas competenta apresentaram ácerca do Conservatorio das Artes e Officios; reconheço que aquella creação e talvez outras de Passos Manuel foram anamoidas com expressões demasiadamente emphaticas e exageradas<sup>1</sup>; respublico, finalmente, que não basta lançar no papel apparatosas providencias, mas sim que é indispensavel preparar d'ante mão os elemente pessoaes e materiaes, proprios para afiançarem a proveitosa realizado do pensamento, e tornarem duradouras as instituições.

Assim mesmo, porém, não me soffre o animo deixar de pagar ma tributo de louvor ás generosas e patrioticas intenções que presidirana muitos dos actos praticados pelo governo que dimanou da Revolução de Setembro, da qual foi a alma o insigne patriota Manuel da Sim Passos.

O que faltou ao fundador do conservatorio foi o encontrar um le mem de prestigio, dotado de energia bastante para vencer a inconstacia e a impaciencia dos seus compatriotas, e capaz de tornar em relidade um pensamento civilisador.

#### CONSERVATORIO DE MUSICA

## 1835 :

O governo, pretendendo promover a arte da musica, e sazer apoveitar os talentos que para ella apparecem, maiormente no grande mero de orphãos que recebem educação na Casa Pia, decretou en de maio que o seminario da extincta Egreja Patriarchal sosse substituido por um conservatorio de musica, que honvesse de ser establicido na mesma Casa Pia.

Eis-aqui resumidamente as disposições principaes do regulamento do Conservatorio.

#### Aulas:

- 1. De preparatorios e rudimentos.
- 2.ª De instrumentos de latão.
- 3, De instrumentos de palheta.
- 4. De instrumentos de arco.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Veja o pomposo relatorio e o competente decreto de 18 de novembro <sup>12</sup> Collecção official da legislação de 1836.

- 5. De orchestra.
- 6.ª De canto.

Seriam publicas e francas para alumnos externos, de um e outro sexo.

Não sómente se ensinaria n'ellas a musica propria dos officios divinos, mas tambem a profana, incluindo o estudo das peças do Theatro Italiano.

#### Alumnos:

Haveria dentro do conservatorio um collegio de doze até vinte estudantes pobres, sustentados pelo estabelecimento, tendo preferencia aquelles que no seminario estivessem mais adiantados.

Afóra estes, seriam admittidos os orphãos e orphãs da Casa Pia que maior talento e propensão mostrassem para a musica, e bem assim alumnos do Collegio de Augusto.

Tambem seriam admittidos alumnos pensionistas, que pagariam doze mil réis por mez.

Afóra todos estes, como já vimos, podiam frequentar as aulas do conservatorio estudantes externos, de um e outro sexo.

#### Cartorio de Musica.

O cartorio de musica, que provisoriamente tinha passado do Seminario para a Bibliotheca Publica, devia formar parte do cartorio d'este estabelecimento, que aliás seria augmentado pelo director geral com todas as peças notaveis dos auctores modernos, assim nacionaes, como estrangeiros.

## Direcção:

A direcção scientifica ou artistica do estabelecimento era confiada estabelecimento professor João Domingos Bomtempo.

A direcção economica ficava a cargo do administrador da Casa Pia, Antonio Maria Couceiro.

Regimen e methodo de ensino.

Ficavam a cargo do director geral.

O decreto transferia e applicava para a manutenção do conservatorio a prestação mensal de quatro centos mil réis, que tinha o Seminario da extincta Patriarchal.

## 1836

O decreto de 15 de novembro, no § 3.º do artigo 3.º, dispuis seguinte:

«Fica incorporado n'este estabelecimento o Conservatorio de la sica, erecto na Casa Pia por decreto de 5 de maio de 1835, depositados as providencias que se vão tomar sobre este objecto.»

Note-se que o decrero de 15 de novembro de 1836 creou en boa um Conservatorio Geral da Arte Dramatica; e soi n'este est lecimento que incorporou o Conservatorio de Musica.

Pela portaria de 23 de dezembro ordenou o governo ao admitrador geral de Lisboa que, de accordo com o inspector geral de atros, e com o director do Conservatorio de Musica, designasse un el ficio. no qual houvesse de ser collocado o dito Conservatorio de Musica sendo reconhecido que a sua situação em Belem era incompative do o seu destino, e com a execução do decreto de 15 de novembro de tivo á fundação de um conservatorio da arte dramatica, no qual festimorporado o Conservatorio da Arte de Musica.

## 1837

Decreto de 12 de janeiro:

Tendo sido creado n'esta capital pelo decreto de 15 de noval bro proximo passado, um Conservatorio Geral da Arte Dramatica. En vidido nas tres escolas de declamação, de musica, e gymnastica esta cial, em cujo estabelecimento fica incorporado o Conservatorio de le sica erecto na Casa Pia, por decreto de 5 de maio de 1835: Hei por decreto de 5 de maio de 1835: Hei por decreto de 5 de maio de 1835: Hei por decreto de 5 de maio de 1835: Hei por decreto de 5 de maio de 1835: Hei por decreto de 5 de maio de 1835: Hei por decreto de 5 de maio de 1835: Hei por decreto de 5 de maio de 1835: Hei por decreto de 5 de maio de 1835: Hei por decreto de 5 de maio de 1835: Hei por decreto de 5 de maio de 1835: Hei por decreto de 5 de maio de 1835: Hei por decreto de 5 de maio de 1835: Hei por decreto de 5 de maio de 1835: Hei por decreto de 5 de maio de 1835: Hei por decreto de 5 de maio de 1835: Hei por decreto de 5 de maio de 1835: Hei por decreto de 5 de maio de 1835: Hei por decreto de 5 de maio de 1835: Hei por decreto de 5 de maio de 1835: Hei por decreto de 5 de maio de 1835: Hei por decreto de 5 de maio de 1835: Hei por decreto de 5 de maio de 1835: Hei por decreto de 5 de maio de 1835: Hei por decreto de 5 de maio de 1835: Hei por decreto de 5 de maio de 1835: Hei por decreto de 5 de maio de 1835: Hei por decreto de 5 de maio de 1835: Hei por decreto de 5 de maio de 1835: Hei por decreto de 5 de maio de 1835: Hei por decreto de 5 de maio de 1835: Hei por decreto de 5 de maio de 1835: Hei por decreto de 5 de maio de 1835: Hei por decreto de 5 de maio de 1835: Hei por decreto de 5 de maio de 1835: Hei por decreto de 5 de maio de 1835: Hei por decreto de 5 de maio de 1835: Hei por decreto de 5 de maio de 1835: Hei por decreto de 5 de maio de 1835: Hei por decreto de 5 de maio de 1835: Hei por decreto de 5 de maio de 1835: Hei por decreto de 5 de maio de 1835: Hei por decreto de 5 de maio de 1835: Hei por decreto de 5 de maio de 1835: Hei por decreto de 5 de maio de 1835: Hei por decreto de 5 de maio de 1835: Hei por decre

Em portaria de 28 de março determinou o governo que o la servatorio de Musica, e bem assim todos os utensilios e objectos per lhe pertencessem, fossem removidos da Casa Pia para o edificio de intenta convento dos Caetanos, onde estava já collocado o Conservatir rio Dramatico.

## 1839

O decreto de 27 de março, que contém o regimento do Conservatorio Geral da Arte Dramatica, dispõe o seguinte, em qanto ao Conservatorio de Musica:

«Art. 2.º O antigo Seminario Patriarchal, que, por decreto de 5 de maio de 1835, foi mandado denominar Conservatorio de Musica, e transferido para a Casa Pia de Lisboa, e o qual, por decreto de 15 de novembro de 1836, foi incorporado no Conservatorio Geral da Arte Dramatica, continúa tambem a fazer parte d'elle, com o titulo de Collegio do Conservatorio, sem que por esta incorporação se entenda que perde os direitos adquiridos polo artigo 2.º do citado decreto de 5 de maio.

§ unico. O collegio é destinado áquelles alumnos de ambos os se-10s, que por seu raro talento e falta de meios merecerem ser educados a expensas publicas.»

Aulas da Escola Especial de Musica:

- 1.ª De contraponto e composição.
- 2.ª De piano, harmonia e suas accessorias.
- 3.2 De harpa.
- 4.ª De canto para o sexo feminino.
- 5.2 De canto para o sexo masculino.
- 6.2 De rebeca e violeta.
- 7.º De rebecão pequeno, e de rebecão grande.
- 8.2 De flauta e flautim.
- 9.º De clarinete, de corne basseto.
- 10.º De oboé, de corne inglez, de fagote.
- 11.2 De trompa, de clarim, de trombone.
- 12.º De rudimentos, de preparatorios e de solfejos. (art. 24)

## 1841

O decreto regulamentar de 24 de maio reproduziu no artigo 97.º a disposição que deixamos transcripta, do artigo 2.º do decreto de 27 de março de 1839; mas accrescentou as seguintes disposições.

«Artigo 98.º O collegio terá doze pensionistas do sexo masculino

- e doze do sexo feminino, seis meios pensionistas do sexo masculim, e seis meios pensionistas do sexo feminino.
- «§ 1.º Os pensionistas são sustentados, vestidos e educados per conservatorio.
- «§ 2.º Os meios pensionistas pagam metade do que se julgar equivalente á despeza que o estabelecimento tem de fazer com cada u d'elles.
- «Artigo 99.º Poderá, além d'estes, admittir-se no collegio o mero de porcionistas que as circumstancias do estabelecimento permitirem.
- valente à despeza que o estabelecimento tem de fazer com cada: d'elles.
- «Artigo 100.º O collegio e todos os seus alumnos estão debaixo immediata direcção de um vice-reitor.
- «Artigo 101.º O local do collegio será convenientemente dividida de modo que os alumnos de cada um dos sexos fiquem absolutamente separados.
- Artigo 102.º Uma vice-regente dirigirá a parte do collegio destrada ás pessoas do seu sexo, sicando comtudo sob a immediata impecção e fiscalisação do vice-reitor.
- «Artigo 103.º O serviço será feito por duas criadas, um cosinheir e um comprador, um moço e um porteiro.
- «Artigo 104. As admissões ao collegio serão feitas pelo modo » guinte:
- dará parte pelo ministerio dos negocios do reino, a fim de que se este peça ordem aos administradores geraes do reino, para que estes os an nunciem em seus districtos, e convidem os concorrentes aos ditos logares.
- «§ 2.º Em cada districto o administrador geral nomeará uma commissão de artistas e litteratos, a qual examinará os concorrentes.
- ciada de todos os candidatos, contendo a edade, naturalidade e residencia de cada um, a natureza é grau da sua instrucção em geral, e particularmente na arte de que se tratar, e genero, e, quanto possive sons agudos e nos graves; sua altura, porte de corpo, grau de forças physicas, e todos os outros signaes característicos do individuo, e besides a profissão e meios de seus pais.

- 4.º Os administradores geraes enviarão estes mappas ao ministerio do reino, que os devolverá ao conservatorio, a fim de se julgar quaes dos candidatos indicados poderão ser chamados ao exame definitivo perante o mesmo conservatorio.
- 5.º Apparecendo n'uma d'estas listas provinciaes algum talento transcendente, será a despeza da viagem feita á custa do conservatorio.
- «Artigo 105.º Em grau egual de capacidade serão preferidos para os logares vagos os aspirantes que reunirem ás qualidades do espirito e da voz as de boa conformação de corpo e natural elegancia de modos.
- «Artigo 106.º Emquanto não terminar o seu curso e educação, e em todo o anno que se seguir, nenhum pensionista poderá dispor de si, nem exercer a arte que aprendeu, sem auctorisação do inspector geral.
- «§ unico. No anno immediato ao referido fica ainda o pensionista debaixo da tutella do conservatorio, e o inspector geral estipulará os seus interesses com os emprezarios ou chefes de quaesquer outros estabelecimentos, em que venha a escripturar-se.»

A superintendencia geral do collegio, do mesmo modo que a das outras escolas do conservatorio, pertence ao inspector geral dos theatros do reino e vice-presidente do conservatorio.

#### CONSERVATORIO PORTUENSE DE ARTES E OFFICIOS

## 1837

Pelo decreto de 5 de janeiro foi creado na cidade do Porto um conservatorio de artes e officios, com a denominação de Conservatorio Portuense de Artes e Officios.

Este estabelecimento tem o mesmo fim que o de Lisboa, e egualmente a mesma organisação, a mesma administração, e o mesmo regulamento.

## Empregados:

O inspector é, nos termos do decreto, o ministro do reino.

Um sub-inspector rege gratuitamente o estabelecimento, na forma do regimento interno.

O director geral, debaixo das ordens do sub-inspector, tem a seta

cargo a administração do conservatorio, a execução das ordens e replamentos do governo; cumprindo-lhe propor o que convier ao serviços ral do estabelecimento, e ao exercicio das obrigações de cada un de respectivos empregados. Ordenado annual 400,5000 réis.

Um desenhador, que será, diz o decreto, um dos professores à Academia Portuense das Bellas Artes, servindo provisoriamente de à monstrador, terá uma gratificação de 50\$000 annuaes.

Um guarda, que servirá tambem de porteiro, terá o ordenados nual de 150\$000 réis.

## Sua collocação:

O decreto determina que auctoridade administrativa do Porto; ponha o edificio em que deve ficar collocado o conservatorio Portues e os meios de realisar a sua fundação.

#### . 1844

O decreto de 20 de setembro, com sancção legislativa, disput seguinte: no seu artigo 93.º

O conservatorio portuense de artes e officios, creado por decres de 5 de janeiro de 1837, será incorporado na Academia Polytechno do Porto, no estado em que elle se achar.

#### CONSERVATORIO REAL DE LISBOA

O fim principal d'esta instituição (dizia-se em uma representação do anno de 1841) é abrir mais um caminho á mocidade portugueza de procurar meios de subsistencia; conservar, restaurar e melhorar todas aquel las artes que são precisas para haver um theatro digno. de uma nação culta; bem como libertar-nos de tributo que pagamos aos estrangeiros, mandando vir para os nossos theatros, não sómente os talentos superiores, que são de todos os paizes, mas até os mais infimos e vulgares artistas, emquanto perecem á mingua, ou se entregam a mesteres de pouca ou nenhuma importancia muitos talentos nacionaes que não leem ensino.

É d'este estabelecimento que vamos dar noticia, acompanhando desde a sua fundação até ao fim do reinado da senhora D. Maria II.

Dois grandes nomes estão enlaçados com a instituição radiante, à qual presidiu um pensamento civilisador. Esses nomes são o de Passos Manuel, e o de Almeida Garrett.

Se ha uma circumstancia feliz, que recommende uma instituição humana, é por certo aquella que permitte applicar aos fundadores o sublime dizer da Escriptura: fecitque Deus duo luminaria magna.

## 1836

Em 28 de setembro foi o illustre Almeida Garrett (depois visconde do mesmo titulo) encarregado pelo ministro do reino, que então era o tambem illustre Manuel da Silva Passos, de elaborar e propor ao governo um plano para a fundação e organisação do Theatro Nacional de Lisboa; devendo ao mesmo tempo informar ácerca das providencias necessarias para effeituar os melhoramentos possiveis dos theatros existentes.

Do plano que Almeida Garrett elaborou é resultado o decreto de 15 de novembro, pelo qual foi creada a inspecção geral dos theatros, e simultaneamente estabelecido um Conservatorio Geral da Arte Dramatica.

Por este decreto de 15 de novembro soi creada uma inspecção geral de theatros e espectaculos nacionaes; immediatamente sujeita ao secretario d'estado dos negocios do reino; confiada a um cidadão de reconhecido prestimo, sabedoria, e conhecimentos especiaes n'este ramo, sendo gratuitas as respectivas sunccões.

As incumbencias do inspector geral eram as seguintes:

- 1.º Velar, e prover em tudo quanto não fosse a policia externa dos theatros, e mais espectaculos.
- 2.º Approvar as peças, e mais representações que se haviam de de dar ao publico.
- 3.º Interpor juizo de equidade, e conciliação em tedos os casos de desintelligencia, que podessem occorrer entre os artistas dos theatros, ou directores, e que não pertencessem aos juizes, e tribunaes.
- 4.º Dirigir e fiscalisar a boa regencia dos conservatorios e escolas (dramatica; de musica; e de dança, mimica e gymnastica especial).
  - 5.º Convocar e presidir os jurys de premios.
- 6.º Propor ao governo todas as providencias que julgasse necessarias ao melhoramento dos estabelecimentos que lhe eram confiados.

Determinava o decreto que o ministro do reino desse immediatamente ao inspector geral as necessarias instrucções para que, acordande com os cidadãos zelosos, e amigos das artes, que haviam proposto formar uma sociedade para a fundação do theatro nacional, se effeituasse quanto antes essa transacção, do modo mais conveniente.

Para cabal conhecimento da instituição é indispensavel que tenhamos presentes as disposições do mencionado decreto, na parte relativa ao conservatorio. Sem este elemento de segura informação fora impessivel formar conceito dos fins a que se propoz um grande ministra guiado pelo facho luminoso de um grande talento.

Eis-aqui essas disposicões:

- Art. 3.°: § 1.º É creado em Lisboa um Conservatorio Geral: Arte Dramatica.
- § 2.º O conservatorio da arte dramatica è dividido em tres escela a saber: 1.º a escola dramatica, propriamente dita, ou de declamação. 2.º a escola de musica: 3.º a escola de dança, mimica e gymnastica e pecial.
- § 3.º Fica incorporado n'este estabelecimento o Conservatorio de Musica, erecto na Casa Pia por decreto de 5 de maio de 1835, depos de adoptadas as providencias que se vão tomar sobre este objecto.
- § 4.º Para reger as outras escolas, e instruir os alumnos nas de versas disciplinas, serão tirados dos diversos theatros de Lisboa os abtores e artistas mais excellentes, a quem por seu trabalho se dará um gratificação correspondente.
- § 5.º O inspector geral proporá, sem perda de tempo, um plande estatutos, e regimento d'estas escolas, em que, pelo systema de premios e accessos, se somente, e proteja a arte dramatica e suas subsidiarias tão abandonadas e perdidas entre nós.
- Artigo 4.º Á proporção que se forem formando os alumnos, se in tambem formando uma nova companhia de actores nacionaes, que se tomarei debaixo de minha especial e regia protecção.
- § 1.º Do mesmo modo se estabelecerão premios para os auctores dramaticos, assim de peças declamadas, como de peças cantadas, ou lyricas, que merecendo a publica acceitação, concorrerem para o melhoramento da litteratura e artes nacionaes.
- § 2.º Uma disposição especial legitimamente decretada, garantirá a propriedade dos auctores dramaticos e regulará o modo de fazer é effectiva esta garantia.
  - Artigo 6.º Tanto os premios de que falla o artigo antecedente, com

os de que trata o art.º 3.º, § 5.º, serão adjudicados por um jury de litteratos e artistas, escolhidos pelo governo, e convocado e presidido pelo inspector geral.»

Pelo decreto de 22 do mesmo mez e anno soi nomeado para o logar de inspector geral dos theatros e espectaculos nacionaes o grande e para sempre memoravel Garrett, depois visconde de Almeida Garrett, em consideração, dizia a soberana, dos distinctos talentos, litteratura e patriotismo que na pessoa do nomeado concorriam.

No mez immediato, e em data de 17, participava Almeida Garrett ao governo que principiára já a cuidar do melhoramento do conservatorio de musica, e da instauração das outras escolas complementares que o decreto de 15 de novembro mandára crear.

Declarava que o illustre artista Bomtempo continuaria a ser director da escola de musica; e que M. Paul, um dos muis eminentes actores do Gymnasio de Paris, estava prompto a tomar a seu cargo a direcção da escola dramatica, promptificando-se tambem o actor portuguez, Lisboa, a professar n'esta escola sob a direcção do mesmo M. Paul.

Não se tinha ainda occupado da escola de dança, por não querer dividir a sua attenção, que aliás divia concentrar-se nas duas mais importantes escolas.

Bra objecto de seus cuidados encontrar local proprio para o conservatorio, no que havia difficuldade grande; e pedia ao governo um desenlace d'este negocio.

Apenas o conservatorio estivesse apropriadamente cellocade, proporia um plano de estatutos para elle, que já tinha elaborado pelo modelo dos de Paris, Milão, e Londres, com as modificações acommodadas à necessidade de economia.

Proporia outrosim os professores para os differentes ramos de ensino que o decreto de 15 de novembro instituira, logo que houvesse local para as escolas.

O governo ordenou em 23 de dezembro do mesmo anno de 1836, que o administrador geral de Lisboa, de acordo com o inspector geral dos theatros, e com o director do conservatorio de musica, designasse em edificio, no qual houvesse de ser cellocado o dito conservatorio de musica; por se ter reconhecido que a collocação em Belem era incompativel com o seu destino, e com a execução do decreto de 15 de novembro de 1836, relativo á fundação de um Conservatorio da Arte Dramatica, no qual ficava incorporado o Conservatorio de Musica.

## 1837

O decreto de 12 de janeiro mandou que os Conservatorios de Musica e da Arte Dramatica fossem estabelecidos no extincto convento dos Caetanos.

Em 20 de março ordenou o governo que o inspector geral dos thetros, e espectaculos nacionaes, proposesse sem perda de tempo o plan de estatutos, e regimento, de que trata o § 5.°, art. 3.°, do decreto 15 de novembro de 1836, a fim de se effeituar o estabelecimento do Caservatorio Geral da Arte Dramatica, e o de suas respectivas escolas.

Em 28 de março do mesmo anno de 1837 ordenou o governo que o conservatorio de musica, e todos os seus utensilios e objectos, fosser removidos da Casa Pia para o edificio do extincto convento dos Casa nos, onde já estava collocado o Conservatorio Dramatico.

Em 29 de abril ordenou o governo que o inspector geral dos thestros lhe remettesse uma relação dos livros necessarios para a organisação de uma livraria propria e adaptada ao serviço do Conservatorio da Arte Dramatica, com referencia de tres escolas d'aqelle estabelecimento; a fim de serem escolhidas no deposito das livrarias dos extinctos conventos as obras precisas.

Louvores merece o governo pela pressa que se dava em fundar i livraria especial do Conservatorio da Arte Dramatica.

# 1838

Foi determinado, pela portaria de 15 de janeiro, que pela repatição das obras publicas sosse provisoriamente designado e pago un trabalhador, que sosse desde logo servir de guarda-portão e varredor, e de quaesquer outros mesteres indispensaveis no edificio em que estate estabelecido o Conservatorio Geral da Arte Dramatica.

A carta de lei de 7 de abril fixou a seguinte despeza para o Conservatorio Geral da Arte Dramatica:

| Escola de Musica.                           |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| 1 Director e professor de composição        | 500\$000  |
| 2 Professores de canto e orchestra a réis   |           |
| 300\$000                                    | 600,6000  |
| 5 Professores de instrumentos de arco, pa-  |           |
| lheta, e latão a 200\$000 réis              | 1:000#000 |
| Escola de declamação.                       |           |
| Director e professor de declamação          | 500,5000  |
| 1 Professor ajudante                        | 2085000   |
| 1 Professor de rudimentos historicos e pre- |           |
| parativos                                   | 200#000   |
| Escola de dança.                            |           |
| 1 Director e professor de dança             | 400,5000  |
| 1 Professor ajudante                        | 200#000   |
| 1 Professor de gymnastica propria           | 200\$000  |
| Pensões alimenticias.                       | •         |
| Aos 4 alumnos mais distinctos, a 400 réis   |           |
| por dia                                     | 5845000   |
| Aos 6 immediatos, a 240 réis por dia        | 525#800   |
| Aos 10 immediatos, a 120 réis por dia       | 438#000   |
| Premios de livros                           | 58,6000   |
| •                                           | 5:4068000 |

A portaria de 16 de julho declarou que, segundo a lei, não podia. haver mais do que um professor da aula de canto no Conservatorio Geral da Arte Dramatica.

Seria mesquinha a lei; mas era lei!

Pelo decreto de 1 de setembro foram nomeados diversos indivividuos para servirem no jury de litteratos e artistas, que, na conformidade da lei, deve adjudicar os premios dos alumnos do Conservatorio Geral da Arte Dramatica, e julgar da capacidade dos oppositores ás cadeiras que n'este estabelecimento houvessem de ser providas por meio de concurso.

Pelo decreto de 24 do mesmo mez foram nomeados outros individuos mais para servirem no indicado jury de litteratos e artistas.

A portaria de 9 de novembro mandou que as peças theatraes, oferecidas á censura, fossem distribuidas por uma escala regular de serio aos membros do Conservatorio Geral Dramatico, da classe respectiva ao genero de espectaculos de que se tratasse, a fim de que, examinados por elles, se desse ou negasse a licença necessaria para as peças seren levadas á scena.

Em 24 do mesmo mez e anno submetteu o inspector geral dos theatros à approvação do governo o projecto de regimento do conservario, o qual, de seito, soi approvado pelo decreto de 27 de março à 1839, como brevemente veremos.

A proposito do decreto de 1 de setembro deversos mencionarios interessantissima correspondencia que houve entre dois grandes homes nada menos do que Almeida Garrett (depois visconde de Almeida Garrett) e de D. Fr. Francisco de S. Luiz (depois cardeal Saraiva).

Almeida Garrett communicou a D. Fr. Francisco de S. Luiz où creto de 1 de setembro, pelo qual era este nomeado vogal do jury à premios e exames no conservatorio geral da arte dramatica.

No officio dizia Almeida Garrett, entre outras coisas, o seguinte:

cOs professores d'este instituto, e mais artistas p'elle interesside, esperam de v. exc. esta honra e merce, que por elles e por min le peço encarecidamente. E pelo elto conceito que de v. exc. formam, no créem que v. exc. hesite em descer até aos humildes bancos da sua e cola.»

Avisava, por fim, que no dia 9 de setembro, do mesmo anno de 1838, pelas 40 horas da manhã, no extincto convento dos Caetanos, se procederia aos exames dos oppositores ás cadeiras de declamação, recupronuncia e linguagem, rudimentos historicos, de dança e posição de corpo.

É summamente curiosa a resposta de D. Fr. Francisco de S. Lui:

acompanhando o real decreto de 1 de setembro, em que S. M. houre por bem nomear-me vogal do jury de premios e exames do consertatorio geral da arte dramatica.

«Bem sabe v. exc.» o empenho que tenho, e sempre tenho mos trado por tudo o que póde concorrer para o progresso das lettras, de artes, e da verdadeira civilisação entre nós. E debaixo d'este aspecto não duvidará v. exc.» de quanto me foi lisongeiro var o meu nome entre os de tantos litteratos, professores e artistas nomeados no mesmo

real decreto, e cuja companhía sobeja para me acreditar, acrescendo ao mesmo tempo as expressões extremamente benignas, com que v. exc.\* em seu nome, e dos professores e artistas interessados no instituto, se digna pedir-me aquillo mesmo que tanto me honra, e en podera desejar, se tão generosamente me não fóra concedido.

Duas unicas considerações podem n'esta parte diminuir a minha satisfação. A primeira é o estado progressivamente decadente de minha saude, que me não deixa ter um unico dia por meu para qualquer trabalho ou applicação. A segunda, não menos attendivel, é a perfeita ignorancia em que estom de tudo quanto póde pertencer á arte dramatica, pois confesso a v. exc.ª ingenuamente, que nunca entrei em theatro algum publico, nem tenho d'esta nobre arte senão as idéas geraes meramente theoricas que se podem obter pela lição dos livros.

«Se apesar da incapacidade, que me resulta d'estas duas causas, eu poder prestar algum serviço ao conservatorio, mui prompta e gostosamente o farei, etc. 19 de setembro de 1838<sup>1</sup>.»

## 1839

Pelo decreto de 15 de janeiro foram nomeados diversos individuos para o jury do Conservatorio da Arte Dramatica junto d delegação da impeção geral dos theatros no districto do Porto.

Em data de 21 de janeiro foi ordenado à commissão administrativa do deposito das livrarias dos extinctos conventos, que entregasse à pessoa devidamente auctorisada pelo inspector geral dos theatros, as obras mencionadas na relação que este fizera subir á presença do governo, para servirem de base á bibliotheca do conservatorio.

O projecto de regimento do conservatorio que ha pouco vimos ter sido apresentado ao governo em 24 de novembro de 4838, soi approvado e mandado observar pelo decreto de 27 de março de 4839.

Deveramos registar aqui na sua integra esse regimento; mas limitar-nos-hemos, por brevidade, á indicação do que é essencial e indispensavel para bem caracterisar o conservatorio, e com especialidade o ensino a que são destinadas as suas tres escolas.

<sup>1</sup> Voja: Annotações e peças justificativas da Memoria histories de D. Fr. Francisco de S. Luis Saraiva, pelo marquaz de Rezendo.

O regimento é precedido de um breve relatorio, verdadeiramente apreciavel como tudo quanto saía da penna de Almeida Garrett.

Eis o relatorio:

«Senhora.—Por seu real decreto de 15 de novembro de 1836 h vossa real magestade servida, approvando a proposta que em 12 à mesmo mez elevei á sua augusta presença, crear o Conservatorio Gen da Arte Dramatica, incorporando n'elle o antigo Seminario de Musia que por decreto de 5 de maio de 1835 fôra annexado à Casa Pi è Lisboa, e indemnisado com uma dotação do Thesouro Publico por se bens e rendas incorporados nos bens nacionaes, approvado o estabicimento pelas côrtee, e marcados os ordenados de seus professe pela lei de 7 de abril do corrente anno; resta dar-lhe regimento e tatutos, para que elle verdadeiramente preencha os seus fins, dife dindo, conservando e rectificando o gosto das bellas artes e lettras, cz cuja simultanea cooperação só póde viver e florecer a mais bella eti de todas, a arte dramatica. Muitas e quasi invenciveis difficuldades teem opposto ao cumprimento da obrigação que me impõe o artigo "." do mencionado decreto de 15 de novembro, mandando-me forma c estatutos das escolas do conservatorio, que só hoje posso submette i regia approvação de vossa magestade. Faz elle parte do regimento p ral do mesmo conservatorio e da inspecção dos theatros, que lhe é ornexa: mas separei e dei o ultimo trabalho a esta, por ser a parte & dito regimento que mais urgia. De tres escolas e de um collegio par alumnos internos se compõe o conservatorio; só a Escola de Musicati nha alguns professores quando foi incorporada. Para as outras era mis ter esperar que as côrtes designassem o numero e os ordenados dos professores; e o provimento das cadeiras, feito por concurso publical levou muito tempo, e ainda não está completo. Não podia eu pois airdar-me, como tanto carecia, do auxilio dos professores de todas as es colas: e aos trabalhos dos benemeritos cathedraticos da Escola de X: sica tive de juntar, para indispensavel complemento das outras des escolas, o que me pareceu adoptavel dos institutos estrangeiros, recedando-me do que tinha visto e lido.

«Senhora:—Dois annos já decorreram desde que, vossa magestade, ouvindo benignamente o ministro zeloso e patriota, que em ses conselhos advogou a causa das artes portuguezas, se dignou estender sua mão poderosa ao nosso desvalido theatro. As esperanças de se regeneração verdadeira estão n'este conservatorio, que é feitura de voss magestade e que poderá ser sua gloria, se vossa magestade se digna tomal-o debaixo da sua regia protecção, dando impulso a este poderos

neio de civilisação tão preciso no seu reino, em que as necessidades d'ella já todas se conhecem e desejam, mas em que tão poucos sabem sinda e podem satisfazel-as, pelo atrazo da publica instrucção. «Lisboa, conservatorio Geral da Arte Dramatica, em 24 de novembro de 1838.—João Baptista de Almeida Garrett.»

Do regimento apenas apontaremos o que mais de perto diz respeito ao ensino, omittindo os numerosos artigos reguladores de diversos serviços:

- Art.º 4.º 0 Conservatorio Geral da Arte Dramatica é dividido em tres escolas, a de declamação, a de musica, a de dansa e mimica.
- § 4.º Na primeira se ensina a declamação especial tragica e comica, a declamação cantada dos mesmos generos, ou applicada á scena lyrica, e a declamação oratoria.
- § 2.º Logo que as circumstancias permittam, e obtida auctorisação das côrtes, se dará o necessario complemento ao conservatorio com uma escola de decorações ou de pintura especial applicada ao theatro.
- Art. 2.º O antigo Seminario Patriarchal, que, por decreto de 5 de maio de 1836, foi mandado denominar Conservatorio de Musica, e transferido para a Casa Pia de Lisboa, e o qual por decreto de 15 de novembro de 1836, foi incorporado no Conservatorio Geral da Arte Dramatica, continúa tambem a fazer parte d'elle, com o titulo de Collegio do Conservatorio, sem que por esta incorporação se entenda que perde os direitos adquiridos pelo artigo 2.º do citado decreto de 5 de maio.
- § unico. O collegio é destinado áquelles alumnos de ambos os sexos, que por seu raro talento e falta de meios merecerem ser educados a expensas publicas.
- Art. 3.º Todos os individuos assim naturaes como estrangeiros são admittidos a frequentar as aulas do conservatorio como externos.
- Art. 4.º Todos os que frequentam o conservatorio serão matriculados em uma de tres classes; a saber, como ordinarios, como voluntarios, ou como obrigados.
- § 1.º Os ordinarios são filhos da escola, sujeitos ao rigor da frequencia, exames e exercicios, e teem direito aos premios e recompensas.
- § 2.º Os voluntarios teem a liberdade de se sujeitar ou não ás provas exigidas; e cumprindo com ellas podem passar a ordinarios, e ter premios e recompensas.
- § 3.º Os obrigados são os que pertencendo como ordinarios a uma escola, frequentam alguma das aulas de outra por obrigação do estatuto.

- § 4.º Os pensionistas do estado serão sempre matriculados em uma das escolas como ordinarios.
- Art. 11.º Ha no conservatorio uma bibliotheca e repositorio commum para livros, musicas e instrumentos.
  - § 1.º O bibliothecario será um professor do conservatorio.
- § 2.º Pelo deposito geral das livrarias serão fornecidos os primeros e principaes elementos da bibiliotheca. Um dos dois exemplara que todo o editor de uma obra é obrigado a depor na Bibiliotheca poblica de Lisboa, será pelo mesmo modo enviado ao conservatorio, quanta obra for, ou dramatica propriamente dita, ou musica, ou relativa e bellas artes que são objecto do conservatorio.
- Art. 18.º A escola especial de declamação consta de tres aulas, saber:
  - 1. A de recta pronuncia e linguagem;
  - 2. A de rudimentos historicos;
  - 3.ª A de declamação propriamente dita;
- § 1.º Na primeira se ensinará theorica e praticamente a gramatica da lingua, a orthoepia, a prosodia, a pontuação e orthographia, e mais conhecimentos necessarios, assim pelos livros elementares, com pela analyse dos classicos.
- § 2.º Na segunda se ensinarão os principios de historia universal da geographia e chronologia, e a historia nacional.
- § 3.º Na terceira se ensinarão os principios geraes de rhetorias poetica e da composição, e as regras de declamação que se deriva d'aquelles principios e analyse dos classicos.
- Art.º 19.º As disciplinas aqui ennunciadas devem ser explicadas com o intuito sempre de dirigir os alumnos ao fim principal da escola que os professores não devem perder nunca de vista, demorandos mais e sendo mais explicitos n'aquelles pontos que tendem á educação de que se trata.
- Art.º 24.º A escola especial de musica consta das doze aulas se guintes:
  - 1.ª De contraponto e de composição;
  - 2.ª De-piano, harmonia e suas accessorias;
  - 3. De harpa;
  - 4.ª De canto para o sexo feminino;
  - 5. De canto para o sexo masculino;
  - 6.ª De rebeca e violeta;
  - 7.ª De rebecão pequeno e de rebecão grande;

- 8.º De flauta e flautim;
- 9.º De clarinete, de corne basseto;
- 10.ª De oboé, de corne inglez, de fagote;
- 41. De trompa, de clarim, e de trombone;
- 12.2 De rudimentos, de preparatorios e de solfejos;
- Art.º 25.º O regulamento especial da escola fixará os methodos, habilitações e modo de se formar o programma annual do curso, o dos exames dos alumnos e o das opposições a qualquer cadeira da escola que haja de se prover.
- Art.º 26.º São auctorisadas na conformidade da lei as despezas necessarias para o serviço de um afinador e de um copista.
- Art.º 27.º A escola de dansa e mimica é composta das seguintes aulas:
  - 1.º Uma de dansa propriamente dita.
  - 2.ª Outra de mimica.
- § unico. A lei determinará o numero dos iprofessores proprietarios e substitutos necessarios para reger as cadeiras das tres escolas do conservatorio.
- Art.º 28.º O regimento interno da escola marcará os methodos e systema que se deve seguir tanto para os alumnos das outras duas escolas, que n'esta vem sómente desenvolver o habito do corpo e gestos, como para os que são filhos da escola e se destinam especialmente á dansa.
- Art.º 30.º O collegio terá doze pensionistas do sexo masculino e seis do sexo feminino; doze meios pensionistas do sexo masculino e seis meios pensionistas do sexo feminino.
- § 4.º Os pensionistas são sustentados, vestidos e educados pelo collegio.
- § 2.º Os meios pensionistas pagam metade do que se julgar equivalente à despeza que o estabelecimento tem de fazer com cada um d'elles.
- Art.º 51.º Os professores são obrigados a formar uns compendios e obras elementares para as suas aulas.
- § 1.º Estes compendios e quaesquer outras obras elementares que sejam precisas, serão examinadas por commissões especiaes compostas de membros do conservatorio, nomeados pelo inspector geral.
- § 2.º Feito o exame pela commissão será a obra apresentada em conferencia geral, e ahi adoptada ou regeitada.
- Art. 55.º O objecto dos exercicios publicos é formar os alumnos para a execução do genero a que se destinam.

- \$ 1.º Os exercicios serão, ou parciaes para uma escola, ou gaza para todas tres.
- \$ 2.° O inspector geral fixará o numero, época e ordem dos escicios, e designará, sobre proposição dos conselhos de direcção, e devem ser escolhidos para a execução.
- § 3.º As despezas dos exercicios publicos serão feitas pelo producto dos bilhetes de entrada.
- § 4.º A quarta parte do producto liquido dos exercicios (desidas as despezas) será applicada ás viuvas e orphãos necessitades professores do conservatorio.
- § 5.º O resto será applicado ás despezas do collegio dos penistas.

Em 14 de junho foi decretada a nomeação de diversos indivir para membros do conservatorio, nos termos do regimento que dis mos apontado.

Afóra os professores, escolhidos por concurso e opposição por perante o jury de premios e exames, foram também nomeados includes para socios honorarios e de merito, e para socios correspondentes

Os socios honorarios e de merito eram escolhidos d'entre as soas mais illustres por seus conhecimentos, amor e protecção das se da litteratura, em conferencia geral do conservatorio, e segurido decisão d'esta propostos ao governo pela inspecção geral.

Os socios correspondentes eram escolhidos, pelo mesmo mos processo, d'entre os professores distinctos de outras academias e in tutos, nacionaes ou estrangeiros, e tambem d'entre quaesquer pessi illustres por talento, amor e fomento das artes, ou d'entre os home de lettras, que, residindo nas provincias ou em paizes estrangeiros la podessem coadjuvar os trabalhos do conservatorio.

Entre os estrangeiros nomeados pelo decreto de 14 de junho mei nota de alguns, que muito apropriadamente foram escolhidos, es os seguintes:

Auber, Casimir Delavigne, Duque de Ribas, Donizetti, Martine la Rosa, Meyerbeer, Rossini, Scribe, Victor Hugo.

Uma excellente e proveitosa declaração fez a camara electiva.

vem a ser: que na concessão do extincto Convento dos Caetanos ao Caetanos a

Esta declaração foi transmittida ao conhecimento do conservator pela portaria de 12 de julho.

Em data de 17 de julho mandou o governo cumprir a portaria de de julho de 1838, no que respeitava a haver um só professor de so.

A carta de lei de 31 de julho fixou as despezas legaes e encargos estado relativos ao anno economico de 1839 a 1840.

Esta lei mencionou designadamente a verba de 2:000\$00c réis ra o aperfeiçoamento do Conservatorio Dramatico.

Em 5 de agosto mandou o governo que na posse (conferida ao nservatorio Dramatico) do extincto convento dos Caetanos, se comehendesse tambem a egreja, a fim de servir de capella aos alumnos aquelle estabelecimento.

O decreto de 18 de outubro regulou as despezas que a carta de de 31 de julho auctorisava para a manutenção e aperfeiçoamento do onservatorio da Arte Dramatica.

## 1840

O decreto de 28 de fevereiro nomeou Maria Emilia Moreno para logar de ajudante do professor de dança, na escola de dança e minica do Conservatorio Geral da Arte Dramatica, por tempo de um anno. Veja o § unico do artigo 27.º do Regimento)

Em data de 8 de abril foi participado ao inspector geral dos theaos, que n'aquelle dia se expediam as ordens competentes ao intenente das obras publicas, para proceder ás obras e arranjos que fosem indispensaveis no extincto convento dos Caetanos, onde estava o
conservatorio da Arte Dramatica, a fim de estabelecer ali a sua residenia o indicado inspector.

O inspector geral dos theatros pediu auctorisação para consentir que Angelo Frondoni, serventuario da cadeira de canto, em logar do professor ausente Francisco Schira, continuasse no exercicio da mesma adeira, sendo pago directamente pelo Conservatorio Dramatico, em quanto se não provesse na conformidade da lei.

Parecia ao inspector que esta providencia era necessaria, não só em attenção ao grande numero de alumnos que frequentavam as aulas,

mas tambem porque a boa ordem e policia do estabelecimento exigia a separação dos dois sexos.

O governo declarou, em portaria de 22 de maio, que a lei não auctorisava senão um professor na aula de canto; Francisco Schira excedera a licença que lhe tinha sido concedida, e por consequencia cessára de ter direito ao ordenado; logo, não podia Angelo Frondoni, como serveutoario d'aquelle, ter vencimento algum pela folha dos professores do conservatorio.

Se, porém, era indispensavel um professor n'aquella aula, podia o inspector admittir Frondoni a servir, pagando-lhe a gratificação que julgasse justa, pela importancia da folha denominada do serviço do conservatorio.

Pelo decreto de 4 de julho soi conservatorio Geral da Arte Dramatica a denominação de Conservatorio Real de Lisboa, com as honras e preeminencias que n'este reino pertencem ás academias reaes.

O decreto commemora o facto de ter el-rei D. Fernando acceitado a presidencia do conservatorio que lhe fora offerecida por unanime acclamação dos membros do mesmo.

Commemora egualmente o decreto a satisfação da soberana pelos illustrados e zelosos serviços de Almeida Garret, e os dos litteratos e artistas que compunham este instituto.

Por outro decreto de 4 de julho nomeou o governo em novo turno, diversas pessoas para membros do Conservatorio Dramatico, nos termos do regimento de 27 de março de 1839.

Entre os nomes dos estrangeiros nomeados, notei os seguintes: Alexandre Dumas, Cesar Cantu, Ferdinand Denis, Henri Hertz, John Adamson, Lablache, Mercadante, Rubini, Silvio Pellico.

Em 21 de julho mandou o governo que os professores de musica e esgrima do extincto Collegio de Nobres, Francisco Gasul, e Francisco José Tavares, passassem a ter exercicio dos seus empregos no Conservatorio Real de Lisboa, pelo modo que lhes fosse prescripto pelo inspector geral dos theatros.

Cabe n'este logar registar o parecer da commissão de instrucção publica da camara dos senhores deputados, que tinha o num. 131, e a data de 2 de outubro do mesmo anno de 1840:

«Capitulo 12.º—Conservatorio Real de Lisboa.—Secções 1.ª e 6.ª

«Este estabelecimento que primeiro se chamou Seminario Patriaral de Musica, que tinha amplas rendas, tendo sido supprimido pelas edidas geraes de 1833 e 1831, foi restaurado e reformado pelo deeto de 5 de outubro de 1835 com o titulo de Conservatorio de Mua, e annexado á Casa Pia, sendo a sua dotação de 8:600\$000 réis; saber: para

| Um director                          | 800\$000   |
|--------------------------------------|------------|
| Oito professores                     | 3:000\$000 |
| Consignação para sustento de alumnos | 4:8005000  |
| Somma                                | 8:600\$000 |

«Depois da reforma de 15 de novembro de 1836 que o desannexou da Casa Pia, e conforme a lei de 7 le abril de 1838, ficou este estabelecimento reduzido na dotação, apezar da immensa desporporção de augmento dos empregados: vindo a ser para

| Um inspector geral (gratuito) | <i>5</i>   |
|-------------------------------|------------|
| Quatorze professores          | 3:000,5000 |
| Premios                       |            |

Material e despezas dos empregados subalternos eram fornecidos e custeados pela repartição das obras publicas, segundo as ordens do governo sobre requisides do inspector......

«Reconhecida a insufficiencia d'esta dotação pelas côrtes, na lei de 31 de julho de 1839, se augmentou com 2:150\$000 réis, ficando o governo encarregado de fixar a applicação d'esta somma addicional, como com effeito fixou pelo decreto de 18 de outubro do mesmo anno de 1839, pelo modo que vem proposto no orçamento d'este anno. A commissão reconhecendo pelas informações e consultas do conservatorio, que é indispensavel melhorar a organisação do estabelcimento, e que é possivel reduzir, talvez, com a reforma da organisação, algumas despezas e ampliar outras, dentro dos limites da presente dotação, entende que se deve auctorisar o governo a fazel-o dentro dos referidos limites, coja approvação propõe com 7:556\$000 réis. E convencida a commis-850 egualmente pelas informações do governo e propostas do conservatorio, que esta despeza póde em grande parte deixar de pesar se bre o Thesouro Publico, auctorisando-se o estabelecimento a crear pelos seus proprios meios uma receita que desde logo o habilite a éminuir este encargo sobre o estado, e que infallivelmente póde prodezir com o tempo a inteira libertação de todo o encargo; julga dema adoptar-se o methodo proposto, auctorisado o governo a regulariza uma tabella de emolumentos para as matriculas, registos, licenços e mais expediente, que pelo conservatorio e pela inspecção geral de theatros actualmente se faz, e cujo producto, arrecadado pelo these reiro do conservatorio, e fiscalisado pelo governo, se deve deduzir à dotação do estabelecimento, pelo modo e fórma que se pratica com outros estabelecimentos, que tem rendimentos especiaes.»

Este parecer de uma commissão da camara electiva do anno 2 1840, encarado á luz das conveniencias de um instituto tão recommo davel como é o conservatorio, entristece hoje a todos quantos entendas que não basta fomentar os interesses materiaes dos povos, mas similambem necessario promover a cultura da intelligencia e dar satisfação ás precisões da alma.

Cumpre não sacrificar as conveniencias moraes as conveniencias materiaes.

O decreto de 5 de outubro do mesmo anno de 1840, nomeos em terceiro turno, trinta e cinco individuos para membros do Conservatorio Real de Lisboa.

Em data de 16 de outubro se ordenou ao bibliothecario mór de Bibliotheca Nacional que entregasse ao inspector geral dos theatres, para uso do Conservatorio Real de Lisboa, todos os volumes de musica que ainda ali existiam e pertenciam, com os que foram entregues i Casa Pia no anno de 1835, ao Seminario Patriarchal.

Em 12 de novembro recebeu o barão de Tilheiras ordem para entregar ao vice-presidente do conservatorio a quantia de 7005000 réi, em quatro prestações, para os arranjos precisos no dito conservatorio.

Esta quantia sairia do dinheiro que o barão de Tilheiras, secretrio geral do ministerio do reino, tinha em seu poder para despezas de policia e outras.

Pelo decreto de 14 de novembro foi nomeado José Gasul Junior para, por tempo de um anno, reger a cadeira de flauta e flautim na scole

e musica do Conservatorio Real de Lisboa. Seria gratuito o serviço, é que as côrtes estabelecessem o ordenado competente.

A portaria de 16 de novembro declarou que os professores do conrvatorio não podiam ser considerados como professores de instrucção rimaria, para o effeito de não serem obrigados ao pagamento de direies de merce.

As leis relativas aos rendimentos e despezas publicas devem ser amadas em sentido litteral e restricto; amplial-as excede as faculdades o governo.

Tal era o principio de decidir que na portaria se invocava para andamentar a declaração desfavoravel aos professores do conservatorio.

#### 1841

Em 11 de janeiro mandou o governo que a correspondencia com os directores da escola do conservatorio, e bem assim as ordens a elles dirigidas, ou a quaesquer outros individuos subordinados d'aquella repartição com exercicio dentro d'ella, fossem exaradas em um livro para isso destinado, e que uns e outros, tomando conhecimento do que a seu respeito se escrevesse no dito livro, posesse 'n'elle o seu visto para os effeitos convenientes.

Era por aquelles tempos muito penoso o serviço dos batalhões nacionaes, e maiormente prejudicava os trabalhos das repartições publicas, distraindo do cumprimento pontual de seus deveres os respectivos empregados.

Por este motivo foram dispensados do serviço ordinario dos corpos nacionaes, excepto dos exercicios e revistas dos domingos e dias santos alguns empregados das repartições do conservatorio e da inspecção dos theatros.

Esta bem entendida comtemplação para com as duas recommendaveis repartições soi providenciada pelo governo em portaria de 25 de janeiro.

Nova nomeação de individuos para membros do conservatorio, nos termos da lei, foi decretada em 10 de março.

Assim se cuidava de augmentar este quadro, aproveitando as capacidades, aptidões e dedicação que tão prestaveis podiam ser ao Instituto Dramatico. Em 5 de abril soi ordenado ao director da Escola Polytechnica entregasse o metronomo, e taboa com linhas marcadas para exemple que pertenciam á aula de musica do extincto Collegio de Nobres.

N'este mesmo anno de 1841 esteve em grande contingencia de tincção o Conservatorio Real da Arte Dramatica, como póde ver-se uma representação que os respectivos membros dirigiram ao gove e ás camaras em 27 de julho, e começa assim:

«Senhora! O Conservatorio Real de Lisboa vem respeitosament presença de V. M. expor as razões de utilidade publica, pelas qui pede que a proposta feita pelo governo de V. M. para a extinção mesmo conservatorio seja modificada no sentido da presente supplica

Terminava d'este modo a representação:

«Não havendo pois razão fundada, nem ainda motivo plausive; justifique a destruição do instituto de que se trata, porque o prince economico, o unico que se poderia allegar e se invoca, não prodemo está demonstrado; o conservatorio pede e espera que V. M., provando as reducções indicadas na tabella junta a este requerimento se sirva mandar modificar a proposta, substituindo-se-lhe o articologo, não menos economico, e seguramente mais proveitoso, consequencia preferivel 1.»

Pelo decreto de 16 de julho soi o conselheiro Almeida Game exonerado dos logares que exercia na inspecção geral dos theatres espectaculos nacionaes, e no Conservatorio Real de Lisboa, e bem a sim de chronista mór do reino, para os quaes tinha sido nomeados conformidade dos decretos de 22 de novembro de 1836 e 20 de a zembro de 1838.

Era referendado o decreto da exoneração pelo ministro do rei Joaquim Antonio de Aguiar.

Em 14 de outubro foi a commissão administrativa da Santa Calda Misericordia de Lisboa auctorisada para mandar alguns exposisifrequentar as aulas do conservatorio, especialmente as de declamação dança, e mimica; declarando-se á commissão que estavam estabelêm das por lei pensões alimenticias de 400, 240, e 120 réis diarios para os alumnos que mais se distinguissem nas materias a que se dedica-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Veja esta representação, na sua integra, na Collecção das Memorias <sup>1</sup> Conservatorio Real de Lisboa, pag. 305 a 312.

sem; e outrosim, que no conservatorio existia uma vice-regente e um reitor, que incessantemente velavam pela moralidade dos alumnos de ambos os sexos.

Pelo decreto do 1.º de novembro foi nomeado vice-presidente do conservatorio, o conselheiro Joaquim Larcher, em substituição de Almeida Garrett.

Pelo decreto de 5 do mesmo mez foi nomeado Fabio Maximo Carrara, por tempo de um anno, para reger a cadeira de canto do sexo feminino no conservatorio, com a gratificação que lhe fosse arbitrada nos termos da portaria de 22 de maio de 1840.

A carta de lei de 16 de novembro fixou a despeza com o conservatorio em 7:5565000 reis.

O decreto de 27 do mesmo mez fez a distribuição d'aquella quantia pelas despezas do pessoal, material, e expediente do conservatorio.

No relatorio de 24 de dezembro dizia o vice-presidente do conservatorio ao governo: que os alumnos de ambos os sexos, que haviam frequentado as differentes aulas de declamação, musica e dança no anno lectivo de 1840–1841, chegaram ao avultado numero de 230.

No que toca ao aproveitamento, dizia o relatorio: que todos o tiabam testemunhado nas occasiões em que os alumnos se apresentaram
em publico, já nos theatros da capital, já nas festividades do conservatorio.»

Não se tinha ainda instaurado o collegio de alumnos internos, em consequencia da interrupção das obras no edificio; insistindo o vice-presidente em sollicitar a conclusão d'ellas, como sendo indispensaveis para que os alumnos, sujeitos á disciplina e regras collegiaes, seguissem com regularidade os cursos necessarios para a formação de artistas distinctos.

Tambem a escola de declamação demandava providencias; não tinha preenchido o seu destino, por falta de alumnos com as condições necessarias para dar ao theatro nacional bons actores.

Mencionava-se como boa providencia o decreto de 24 de maio do mesmo anno de 1811, pelo qual haviam sido approvados os estatutos do Conservatorio Real de Lisboa.

Declarava o vice-presidente que a censura exercida sobre os thea-

tros nacionaes continuava a produzir reconhecidas vantagens; pois que, apesar de alguns inevitaveis desmanchos, já não se podia dizer que eram a escola da immoralidade, da perversão dos costumes e da imguagem.

É esta a occasião opportuna de mencionar os estatutos do Comevatorio Real de Lisboa, decretados em 24 de maio de 1841, como abamos de dizer.

O breve relatorio que precede os estatutos exprime com tot clareza o pensamento que presidiu à redacção d'estes:

«Achando-se ligada a inspecção geral dos theatros com as est do Conservatorio Real de Lisboa, e com a Associação de litteratos es tistas d'este estabelecimento:

«Considerando que aquellas tres instituições podem dizer-se orgadistinctos de um só corpo, e que por isso, e por ser commum o se objecto, devem ser regidas por uma regra geral, a qual, partindo des pensamento de unidade, estabeleça e regule as diversas funcções de communa d'ellas em harmonia de systema, e com independencia de aque

«E conformando-me com a consulta que o mesmo conservatorio de vara á minha presença: Hei por bem decretar os seguintes estatuto de Real Conservatorio Real de Lisboa.»

Tomaremos nota dos tres primeiros artigos d'estes estatutos, preque definem o objecto do conservatorio:

- «1.º O Conservatorio Real de Lisboa tem por objecto restaur. conservar, e aperfeiçoar a litteratura dramatica e a lingua portugua, a musica, a declamação e as artes mímicas. E promoverá ontrosma estudo da archeologia, da historia, e de todos os ramos de sciencia, litteratura, e de arte que podem auxiliar a dramatica.
- •2.º O conservatorio procura obter estes fins: 1.º pelas suas conferencias e reuniões litterarias e artisticas; 2.º pela publicação, pela reprensa, de seus trabalhos; 3:º pela censura que exerce sobre os the tros; 4.º pelas suas escolas.
  - " O conservatorio divide-se em quatro secções; a saber: {.\*, & rtugueza; 2.\*, de litteratura, e especialmente de litteratura; 3.\*, de historia e antiguidades; 5.\*, de musica e arta.

ndo do pensamento de unidade, que o preambulo do cisió 3 24 de maio de 1841 fixava, e de que acima tomámos nos 25 regulavam a organisação, direcção e administração do 3 construcios e artísticos, e os premios; a construcios eatral; o regimen das escolas estabelecidas por lei no conservatorio, remios, compendios e obras elementares, viagens, collegio, e inspecio das escolas e collegio.

#### 1842

N'este anno foram decretadas algumas nomeações de socios livres de professores para o conservatorio.

Summaria menção faremos dosdecretos respectivos:

io.

- O de 20 de abril nomeou varios socios livres para o conservato-
- O de 2 de maio nomeou José Gasul Junior para professor vitalizio da cadeira de flauta e flautim na escola de musica do conservatorio.
- O de 20 de setembro nomeou professor vitalicio da cadeira de canto lo sexo feminino o professor temporario Fabio Maximo Carrara.
- O de 23 de setembro nomeou para director da escola de musica e professor de composição o professor de piano do conservatorio Francisco Xavier Migone, com a condição de reger em dias alternados as duas aulas de contraponto, e de piano mediante o vencimento de réis 500\$000.

Pelo decreto de 26 de novembro foi determinado, que a quantia de 7:5565000 réis, que pelo decreto de 27 de novembro de 1841 estava destinada para a despeza annual do conservatorio, ficasse desde logo reduzida á quantia de 4:8345000 réis, distribuida segundo o quadro que faz parte do mesmo decreto de 26 de novembro de 1842.

O governo obedeceu a inspirações de economia nas despezas do estado; e fez sentir que, no conceito geral, o Conservatorio Real de Lisboa estava organisado e dotado mais largamente, do que o permittiam as circumstancias apuradas do thesouro, e até fóra dos termos de comparação com os estabelecimentos de outras classes de ensino publico, que o mesmo governo caracterisava de mais uteis e necessarios.

No tocante ás disposições diversas dos estatutos de que tratamos no texto, veja:

Estatutos do Conservatorio Real de Lisboa, decretados em 24 de maio de 1841. Lisboa. na Imprensa Nacional. 1841.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> No que respeita ao Collegio do Conservatorio, veja o cap. d'esta obra Conservatorio de Musica, anno de 1841.

Eis-aqui o quadro dos empregados, qual o fixou o decreto de 26 de novembro de 1842:

| Escola de musica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>4 Director da escola, e professor de composição e de piano.</li> <li>4 Professor de canto para ambos os sexos, em aulas separadas.</li> <li>4 Professor de rudimentos.</li> <li>4 Professores de diversos instrumentos, a réis 200,5000</li> </ul>                                                                                                                                  | 500\$000<br>300\$000<br>200\$000                                                           |
| Escola de declamação.  1 Director da escola, e professor de declamação.  1 Professor de rudimentos historicos                                                                                                                                                                                                                                                                                | 300\$000<br>200\$000<br>200\$000                                                           |
| Escola de dança.  1 Director da escola, e professor de dança  1 Professor de mimica                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 300 <i>\$</i> 000<br>200 <i>\$</i> 000                                                     |
| Varios empregados  1 Secretario  1 Amanuense e bibliothecario  1 Amanuense  1 Guarda mór  1 Vice-regente  1 Continuo  1 Porteiro  1 Moço  Gratificação aos tres membros do conselho de direcção, a 50\$000 réis cada um  (Tres a 40\$000 . 120\$000)  Premios . {Tres a 30\$000 . 90\$000}  Tres a 20\$000 . 60\$000  Despezas do expediente, e material de todas as aulas, secretaria, etc. | 200\$000<br>180\$000<br>150\$000<br>120\$000<br>120\$000<br>72\$000<br>72\$000<br>270\$000 |
| aulas, secretaria, etc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Somma Importava a despeza d'este estabelecimento em                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ••                                                                                         |
| Economia effectiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |

O governo, attendendo aos annos que tinha de serviço publico Antonio Vecchiato, que occupava o logar supprimido de vice-reitor do Conservatorio Real de Lisboa, mandou, pela portaria de 2 de dezembro, que elle continuasse a ser abonado com o mesmo vencimento que tinha, como empregado fóra do quadro, até definitiva resolução das côrtes.

#### 1843

Pelo decreto de 13 de março soi exonerado do emprego de prosessor de mimica do conservatorio, Luiz Montani. O governo mandou prover por concurso o logar vago, e n'aquelle meio tempo abonar a José Pessina o vencimento mensal de 12,5000 réis, por sazer as vezes de prosessor de mimica.

A carta de lei de 29 de maio impoz ao governo, no artigo 4.º, a obrigação de formar e levar á execução, logo que fosse possivel, um systema de regulamento para o theatro nacional, e de providencias que provessem o aperfeiçoamento da arte dramatica, com tanto que de semelhante systema não resultasse augmento de despeza.

Não podendo effeituar-se a passagem do piano da Casa Pia para o conservatorio, e sendo um só o professor de canto para os dois sexos, declarou o governo que não havia inconveniente em que as duas aulas estireissem na mesma sala, em differentes dias, ou em horas diversas, evifando-se por esse modo a despeza de instrumentos duplicados.

Que economia!

A portaria de 7 de agosto regulou o procedimento que devia observar-se para com os empregados do conservatorio, que se ausentassem do exercicio dos seus logares sem licença.

A portaria de 31 de outubro auctorisou o inspector geral dos theatros para vender os objectos existentes na arrecadação do conservatorio, que haviam sido comprados para uso do collegio dos alumnos internos; devendo o producto da venda ser deduzido do somma votada para as despezas do material do instituto.

#### 1844 - 1845

No anno litterario de 1844-1845 teve o conservatorio 170 alumnos; dos quaes frequentaram a escola de musica 130, que estava em grande progresso, por effeito dos cuidados do professor Laureti. As escolas de declamação e dança estavam em grande decadencia<sup>1</sup>.

Nos dias 10 e 13 de setembro de 1845 foram executados os exercicios publicos dos alumnos.

Em declamação e leitura fizeram exercicios seis alumnas, das quaes foram premiadas quatro; nem um só alumno do sexo masculino concorreu.

Da escola de dança apresentaram-se cinco alumnas nos exercicios publicos, das quaes foram premiadas quatro; tambem não se apresentou alumno algum do sexo masculino.

Foi considerada como uma das mais esperançosas escolas d'este estabelecimento, e como estando zelozamente regida.

Escola de musica. Foram estes os exercicios mais brilhantes. Concorreram cincoenta alumnos, dos quaes eram nove do sexo feminino.

Discorrendo-se a respeito do conservatorio, ponderou-se que un tal estabelecimento era de educação artistica, de instrucção, e um meio que póde produzir a sustentação de muitos cidadãos e familias, e contribuir, a differentes respeitos, como auxiliar da prosperidade publica-

Dizia-se que para muito podia servir o ensino ministrado pelo. Com servatorio; para ser musico da real camara; para ser musico das orthedraes, ou das orchestras, ou actor dos theatros.

Carecia-se de uma dotação, da parte do governo, correspondente á utilidade que provém ao estado de sustentar um ramo de industria que possa assegurar a subsistencia de um grande numero de cidadãos.

Talvez conviesse dar algumas academias de musica mediante bilhetes pagos; estabelecer no conservatorio o nucleo da opera portugueza, e fazer o mesmo com as escolas de declamação e dança quando dignamente habilitadas; etc.

Dizia-se que a questão não consiste em admittir um grande numero de alumnos; mas sim em fazer uma boa escolha d'elles, no tocante á capacidade, de sorte que só fossem admittidos os que tivessem os dotes indispensaveis, e dessem esperanças de feliz aproveitamento.

<sup>1</sup> Relatorio do Conselho Superior de Instrucção Publica, de 1844-1845.

novembro de 1836, serão collocadas no theatro de Dona Maria Segunda, e reformadas de modo que possam constituir um curso dramatico.

Art. 46. Cessam os premios que se concediam aos alumnos das mencionadas aulas.

Art. 47. Um regulamento especial provera sobre este ramo de serviço publico.

No anno lectivo de 1852-1853 matricularam-se 208 alumnos, de ambos os sexos. Foram premiados 8 do sexo feminino, e 13 do sexo masculino; approvados 56 do sexo masculino, 53 do sexo feminino; reprovados 5 do sexo masculino, 4 do sexo feminino; perderam o anno 55 do sexo masculino, 47 do sexo feminino.

Escolas: musica, dança, accessorios.

Na escola de musica houve as seguintes aulas: rudimentos, canto, piano, rebeca e violeta, rebecão grande e pequeno, flauta e flautim, instrumentos de latão, harmonia e melodia, contra-ponto e alta composição.

Na escola de dança: aulas de dança, e de mimica.

Accessorios: italiano, latim, francez.

Fôra desattenção para com um estrangeiro bem conhecido em Lisboa, o insigne pianista Antonio de Kontski, não fazer menção especial do Projecto de melhoramentos para o Conservatorio Real de Lisboa, que elle publicou em um jornal litterario da capital no anno de 1849, e que então soi muito apreciado.

Não nos sendo possivel reproduzir na sua integra o que escreveu Kontski, procuraremos ao menos exarar aqui alguns topicos principaes de seu notavel arrasoado.

No seu entender, aos artistas, apostolos da musica, pertence guiar o gosto nacional, aperfeiçoal-o, e livral-o dos erros em que o tem feito cair a inexperiencia.

Mas este impulso deve partir, como de fonte natural e apropriada, do Conservatorio Real.

O governo (dizia Kontski) creou uma bella instituição artistica na formação do Conservatorio Real de Lisboa. Era o unico meio de dar impulso ás artes a creação d'este estabelecimento, onde todas as intelligencias devem vir iniciar-se no fogo sagrado e poetico da musica. O conservatorio é para as artes o que um pharol é para os navios.

«O conservatorio deve encaminhar a arte musica do paiz, deve

#### 1844 - 1845

No anno litterario de 1844—1845 teve o conservatorio 170 alumnos; dos quaes frequentaram a escola de musica 130, que estava em grande progresso, por effeito dos cuidados do professor Laureti. As escolas de declamação e dança estavam em grande decadencia<sup>1</sup>.

Nos dias 10 e 13 de setembro de 1845 foram executados os exercicios publicos dos alumnos.

Em declamação e leitura fizeram exercicios seis alumnas, das quaes foram premiadas quatro; nem um só alumno do sexo masculino concorreu.

Da escola de dança apresentaram-se cinco alumnas nos exercicios publicos, das quaes foram premiadas quatro; tambem não se apresentou alumno algum do sexo masculino.

Foi considerada como uma das mais esperançosas escolas d'este estabelecimento, e como estando zelozamente regida.

Escola de musica. Foram estes os exercicios mais brilhantes. Concorreram cincoenta alumnos, dos quaes eram nove do sexo feminino.

Discorrendo-se a respeito do conservatorio, ponderou-se que um tal estabelecimento era de educação artistica, de instrucção, e um meio que pode produzir a sustentação de muitos cidadãos e familias, e contribuir, a differentes respeitos, como auxiliar da prosperidade publica.

Dizia-se que para muito podia servir o ensino ministrado pelo, conservatorio; para ser musico da real camara; para ser musico das cathedraes, ou das orchestras, ou actor dos theatros.

Carecia-se de uma dotação, da parte do governo, correspondente á utilidade que provém ao estado de sustentar um ramo de industria que possa assegurar a subsistencia de um grande numero de cidadãos.

Talvez conviesse dar algumas academias de musica mediante bilhetes pagos; estabelecer no conservatorio o nucleo da opera portugueza, e fazer o mesmo com as escolas de declamação e dança quando dignamente habilitadas; etc.

Dizia-se que a questão não consiste em admittir um grande numero de alumnos; mas sim em fazer uma boa escolha d'elles, no tocante á capacidade, de sorte que só fossem admittidos os que tivessem os dotes indispensaveis, e dessem esperanças de feliz aproveitamento.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Relatorio do Conselho Superior de Instrucção Publica, de 1844-1845.

novembro de 1836, serão collocadas no theatro de Dona Maria Segunda, e reformadas de modo que possam constituir um curso dramatico.

- Art. 46. Cessam os premios que se concediam aos alumnos das mencionadas aulas.
- Art. 47. Um regulamento especial provera sobre este ramo de serviço publico.

No anno lectivo de 1852-1853 matricularam-se 208 alumnos, de ambos os sexos. Foram premiados 8 do sexo feminino, e 13 do sexo masculino; approvados 56 do sexo masculino, 53 do sexo feminino; reprovados 5 do sexo masculino, 1 do sexo feminino; perderam o anno 55 do sexo masculino, 17 do sexo feminino.

Escolas: musica, dança, accessorios.

Na escola de musica houve as seguintes aulas: rudimentos, canto, piano, rebeca e violeta, rebecão grande e pequeno, flauta e flautim, instrumentos de latão, harmonia e melodia, contra-ponto e alta composição.

Na escola de dança: aulas de dança, e de mimica.

Accessorios: italiano, latim, francez.

Fôra desattenção para com um estrangeiro bem conhecido em Lisboa, o insigne pianista Antonio de Kontski, não fazer menção especial do Projecto de melhoramentos para o Conservatorio Real de Lisboa, que este publicou em um jornal litterario da capital no anno de 1849, e que então foi muito apreciado.

Não nos sendo possivel reproduzir na sua integra o que escreveu Kontski, procuraremos ao menos exarar aqui alguns topicos principaes do seu notavel arrasoado.

No seu entender, aos artistas, apostolos da musica, pertence guiar o gosto nacional, aperfeiçoal-o, e livral-o dos erros em que o tem feito cair a inexperiencia.

Mas este impulso deve partir, como de fonte natural e apropriada, do Conservatorio Real.

O governo (dizia Kontski) creou uma bella instituição artistica na formação do Conservatorio Real de Lisboa. Era o unico meio de dar impulso ás artes a creação d'este estabelecimento, onde todas as intelligencias devem vir iniciar-se no fogo sagrado e poetico da musica. O conservatorio é para as artes o que um pharol é para os navios.

«O conservatorio deve encaminhar a arte musica do paiz, deve

Eis-aqui as disposições relativas a este assumpto:

- Art. 28. A escola de declamação, creada pelo decreto de 15 de novembro de 1836, e regulada pelo regimento de 27 de março de 1839 e estatutos de 24 de maio de 1841, será collocada no theatro nacional de Dona Maria Segunda, e reformada por modo que possa cabalmente preencher os fins da sua instituição.
- Art. 29. Os exercicios da escola de declamação serão distribuidos por dois cursos, servindo um d'elles para o ensino theorico, e outro para o ensino pratico dos alumnos.
- § 1.º O curso theorico será regido por aquelles dos antigos professores do Conservatorio Real de Lisboa que se julgarem necessarios.
- § 2.º O curso para os exercicios praticos será encarregado a dois actores escolhidos d'entre os mais habeis pela commissão inspectora do theatro, a qual lhes arbitrará uma gratificação modesta, que será contada nas despezas ordinarias do theatro.
- § 3.º Cessam os premios que até agora se davam aos alúmnos d'esta escola, e ficam substituidos pela admissão ao theatro de Dona Maria Segunda, como praticantes, ou como societarios d'elle, segundo o seu merito.

### 1848

Regulamento de 2 de maio. (Actores do Theatro de D. Maria II)
Nos fins d'este anno tratava-se da construcção de um theatro no
Conservatorio Real da Arte Dramatica, como complemento indispensavel d'esta instituição. Foi orçada a despeza em cinco contos de réis; havendo quem emprestasse gratuitamente essa quantia. O conde de Farrobo empenhava-se em que se desse pressa ao começo das obras..

# 1853

No decreto de 22 de setembro de 1853, que contém o regulamento para a administração dos theatros, em substituição dos regulamentos de 30 de janeiro de 1846 e de 2 de maio de 1848, n'esse decreto, digo, encontram-se as seguintes disposições:

Art. 45. A escola de declamação, e as aulas de leitura e de recta pronuncia, creadas no Conservatorio de Lisboa pelo decreto de 45 de

1814, 1825, por exemplo, não servem já hoje para o piano, porque o piano e os pianistas estão consideravel e extraordinariamente aperfeiçoados. Não devemos crer que o que em outro tempo foi optimo, ainda hoje o é.

Conservar um professor, só porque é edoso, seria um grave erro; dé-se-lhe uma pensão; e entre em seu logar um homem vigoroso e activo, porque os alumnos que se matriculam em um estabelecimento, o que pretendem é aprender.

A par dos bons methodos são indispensaveis os bons estudos.

Um bom musico deve conhecer as obras dos grandes legisladores da arte, Palestrina, Cimarosa, Paesiello, Mozart, Gluck, Beethoven, Haydn, Mendelsohn, Back, Haendel, Ries, Hummel, Clementi, etc.

O bom compositor deve conhecer perfeitamente os seguintes generos: o estilo religioso; o estilo symphonico, ou musica de orchestra; o estilo symphonico e coral, ou oratorios; o estilo dramatico, ou operas, etc. É desnecessario fallar do conhecimento da harmonia, e do contraponto.

Para que o Conservatorio de Lisboa offerecesse um bom futuro, bastaria que se adoptassem os bons methodos e bons estudos, e todos os professores se dedicassem com zelo ao ensino.

No que respeita aos pormenores da organisação do conservatorio, declarava Kontski que os havia apresentado ao ministro do reino, especificando a organisação das aulas, os deveres e as obrigações do director, dos professores e dos alumnos<sup>4</sup>.

Uma época houve (e lastima foi que tão pouco durasse ella!), em que o conservatorio, vendo reunidas no seu gremio as maiores illustrações litterarias e artisticas de Portugal, se organisou academicamente, e formou uma associação muito recommendavel, esperançosa e promettedora de um futuro brilhante.

Foi então que o conservatorio sentiu a necessidade de ter um orgão de suas doutrinas, um archivo para os seus documentos, e um repositorio dos trabalhos e diligencias que empregava na restauração da scena portugueza, ou antes na creação de um verdadeiro theatro nacional. Este orgão, este archivo, este repositorio, appareceu com effeito, debaixo da denominação de Revista do Conservatorio Real de Lisboa.

Como os proprios redactores declaram, na Introducção, teria aquella Revista por objecto:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Veja a Revista Universal Lisbonense, num. 48, de 4 de outubro de 1849.

Eis-aqui as disposições relativas a este assumpto:

- Art. 28. A escola de declamação, creada pelo decreto de 15 de novembro de 1836, e regulada pelo regimento de 27 de março de 1839 e estatutos de 24 de maio de 1841, será collocada no theatro nacional de Dona Maria Segunda, e reformada por modo que possa cabalmente preencher os fins da sua instituição.
- Art. 29. Os exercicios da escola de declamação serão distribuidos por dois cursos, servindo um d'elles para o ensino theorico, e outro para o ensino pratico dos alumnos.
- § 1.º O curso theorico será regido por aquelles dos antigos professores do Conservatorio Real de Lisboa que se julgarem necessarios.
- \$ 2.º O curso para os exercicios praticos será encarregado a dois actores escolhidos d'entre os mais habeis pela commissão inspectora do theatro, a qual lhes arbitrará uma gratificação modesta, que será contada nas despezas ordinarias do theatro.
- § 3.º Cessam os premios que até agora se davam aos alúmnos d'esta escola, e ficam substituidos pela admissão ao theatro de Dona Maria Segunda, como praticantes, ou como societarios d'elle, segundo o seu merito.

#### 1848

Regulamento de 2 de maio. (Actores do Theatro de D. Maria II)
Nos fins d'este anno tratava-se da construcção de um theatro no
Conservatorio Real da Arte Dramatica, como complemento indispensavel d'esta instituição. Foi orçada a despeza em cinco contos de reis; havendo quem emprestasse gratuitamente essa quantia. O conde de Farrobo empenhava-se em que se desse pressa ao começo das obras..

## 1853

No decreto de 22 de setembro de 1853, que contém o regulamento para a administração dos theatros, em substituição dos regulamentos de 30 de janeiro de 1846 e de 2 de maio de 1848, n'esse decreto, digo, encontram-se as seguintes disposições:

Art. 45. A escola de declamação, e as aulas de leitura e de recta pronuncia, creadas no Conservatorio de Lisboa pelo decreto de 15 de

novembro de 1836, serão collocadas no theatro de Dona Maria Segunda, e reformadas de modo que possam constituir um curso dramatico.

- Art. 46. Cessam os premios que se concediam aos alumnos das mencionadas aulas.
- Art. 47. Um regulamento especial proverá sobre este ramo de serviço publico.

No anno lectivo de 1852-1853 matricularam-se 208 alumnos, de ambos os sexos. Foram premiados 8 do sexo feminino, e 13 do sexo masculino; approvados 56 do sexo masculino, 53 do sexo feminino; reprovados 5 do sexo masculino, 1 do sexo feminino; perderam o anno 55 do sexo masculino, 17 do sexo feminino.

Escolas: musica, dança, accessorios.

Na escola de musica houve as seguintes aulas: rudimentos, canto, piano, rebeca e violeta, rebecão grande e pequeno, flauta e flautim, instrumentos de latão, harmonia e melodia, contra-ponto e alta composição.

Na escola de dança: aulas de dança, e de mimica.

Accessorios: italiano, latim, francez.

Fora desattenção para com um estrangeiro bem conhecido em Lisboa, o insigne pianista Antonio de Kontski, não fazer menção especial do Projecto de melhoramentos para o Conservatorio Real de Lisboa, que elle publicou em um jornal litterario da capital no anno de 1849, e que então foi muito apreciado.

Não nos sendo possivel reproduzir na sua integra o que escreveu Kontski, procuraremos ao menos exarar aqui alguns topicos principaes de seu notavel arrasoado.

No seu entender, aos artistas, apostolos da musica, pertence guiar o gosto nacional, aperfeiçoal-o, e livral-o dos erros em que o tem feito cair a inexperiencia.

Mas este impulso deve partir, como de fonte natural e apropriada, do Conservatorio Real.

«O governo (dizia Kontski) creou uma bella instituição artistica na formação do Conservatorio Real de Lisboa. Era o unico meio de dar impulso às artes a creação d'este estabelecimento, onde todas as intelligencias devem vir iniciar-se no fogo sagrado e poetico da musica. O conservatorio é para as artes o que um pharol é para os navios.

«O conservatorio deve encaminhar a arte musica do paiz, deve

guiar o gosto nacional, educal-o, formar professores optimos, graz nomeada, e affiançar a boa educação dos seus discipulos.

«A sua missão é crear bons professores, melhores composito e optimos executadores. Sem isto, o conservatorio não terá precada a sua nobre missão, nem bem merecido da patria. Terá aperada pendido sommas sem fructo nem gloria.»

¿Mas, faltariam acaso os elementos para se conseguir este fai Kontski não só reconhecia a existencia d'esses elementos, se exprimia a convicção em que estava, de que o futuro de Portugal quanto á musica, viria a ser grandioso.

¿De que se carecia, pois? De impulso, e de boa vontade; viste encontrou em Portugal Mazoni, Fontana, Migoni, Carrara, e os sa Amado, Dadi, Goularde, Lozano, Soares, Schira, Klantau, Cossoni, dani, Freitas, Ribas; ao passo que viu tambem desenvolver-se de em dia o gosto pela musica.

Tornava-se indispensavel organisar concertos de musica de no conservatorio.

A execução das sublimes symphonias, e das magnificas orate de Mozart, Beethoven, Mendelshon, Bartholdy, Haydn, Weber, hatel de crear no publico o amor da verdadeira musica, nos mestres el cipulos o habito de executarem aquellas bellas paginas, que so historia da musica, e para os compositores um exemplo e um guidobras d'aquelles grandes mestres não podem ser apreciadas logo primeira vez; succede assim a todas as coisas profundas; mas sendo ouvidas por mais vezes, causam um effeito irresistivel, e são manancial de harmonias.

Os concertos indicados não teriam sómente por fim fazer of as obras primas dos grandes mestres; tenderiam tambem: 1.º 1 de pregar na execução d'ellas os professores e os discipulos do constitorio, mediante uma retribuição que lhes fosse concedida; 2.º a real um fundo, para dar pensões aos professores aposentados.

E pois que fallamos em aposentação, diremos que, no conceito Kontski, os professores que ao cabo de 10 annos tivessem apresentado melhores discipulos, teriam direito a uma distincção honorifiça, e de pois de 20, ou 25 annos de bom serviço, poderiam ir descançar de suas fadigas, assegurando-se-lhes uma existencia tranquilla.

Os bons methodos constituem o bom ensino; e era n'esta para que o Conservatorio Real de Lisboa se affigurava defeituoso aos olda de Kontski.

É indispensavel marchar com o progresso; os methodos de 1799

1814, 1825, por exemplo, não servem já hoje para o piano, porque o piano e os pianistas estão consideravel e extraordinariamente aperfeiçoados. Não devemos crer que o que em outro tempo foi optimo, ainda hoje o é.

Conservar um professor, só porque é edoso, seria um grave erro; dé-se-lhe uma pensão; e entre em seu logar um homem vigoroso e activo, porque os alumnos que se matriculam em um estabelecimento, o que pretendem é aprender.

A par dos bons methodos são indispensaveis os bons estudos.

Um bom musico deve conhecer as obras dos grandes legisladores da arte, Palestrina, Cimarosa, Paesiello, Mozart, Gluck, Beethoven, Haydn, Mendelsohn, Back, Haendel, Ries, Hummel, Clementi, etc.

O bom compositor deve conhecer perfeitamente os seguintes generos: o estilo religioso; o estilo symphonico, ou musica de orchestra; o estilo symphonico e coral, ou oratorios; o estilo dramatico, ou operas, etc. É desnecessario fallar do conhecimento da harmonia, e do contraponto.

Para que o Conservatorio de Lisboa offerecesse um bom futuro, bastaria que se adoptassem os bons methodos e bons estudos, e todos os professores se dedicassem com zelo ao ensino.

No que respeita aos pormenores da organisação do conservatorio, declarava Kontski que os havia apresentado ao ministro do reino, especificando a organisação das aulas, os deveres e as obrigações do director, dos professores e dos alumnos<sup>4</sup>.

Uma época houve (e lastima foi que tão pouco durasse ella!), em que o conservatorio, vendo reunidas no seu gremio as maiores illustrações litterarias e artisticas de Portugal, se organisou academicamente, e formou uma associação muito recommendavel, esperançosa e promettedora de um futuro brilhante.

Foi então que o conservatorio sentiu a necessidade de ter um orgão de suas doutrinas, um archivo para os seus documentos, e um repositorio dos trabalhos e diligencias que empregava na restauração da scena portugueza, ou antes na creação de um verdadeiro theatro nacional. Este orgão, este archivo, este repositorio, appareceu com effeito, debaixo da denominação de Revista do Conservatorio Real de Lisboa.

Como os proprios redactores declaram, na Introducção, teria aquella Revista por objecto:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Veja a Revista Universal Lisbonense, num. 48, de 4 de outubro de 1849.

- 1.º Coordenar e archivar os trabalhos da Inspeção geral dos theatres, e do conservatorio, desde o anne de 1836.
- 2.º Historiar a marcha contemporanea do theatro portuguez e dos estrangeiros.
- 3.º Tratar todas as questões de arte, de litteratura e de sciencia, que podessem ter relação com a arte dramatica.

Pouco tempo durou esta publicação; mas ainda assim, nos limitados numeros que sairam a lume encontra-se a historia da edificação do Theatro de D. Maria II, baseada em extractos de diplomas e documentos authenticos; e egualmente se encontra a copia das actas do conservatorio do anno de 1838, e o das conferencias geraes e publicas do mesmo em 1841-1842.

Contém tambem a Revista, algumas peças officiaes, relativas a theatros e ao conservatorio, e alguns pareceres sobre dramas propostos a premios; pareceres que, a meu ver, são um elemento interessante de estudo das coisas dramaticas.

Mas o que principalmente enriquece a Revista, debaixo da designação especial de «Memorias do Conservatorio Real de Lisboa» é uma collecção de Elogios historicos de socios fallecidos do conservatorio, lidos por socios effectivos do mesmo na sessão solemne, celebradada em 21 de dezembro de 1841, na grande sala dos actos do extincto Collegio de Nobres.

Eis-aqui os nomes dos socios elegiados, e dos que os elegiaram: Elegio historico do socio Ignacio da Costa Quintella, pelo socio Francisco Adolpho Varnhagen.

Elogio historico do socio Conde do Sabugal, pelo socio José da Silva Mendes Leal Junior.

Elogio historico do socio José Ferreira Pinto Basto, pelo socio Jasé Estevam Coelho de Magalhães.

Elogio historico do socio Sebastião Xavier Botelho, pelo socio Alexandre Herculano.

Elogio do socio Augusto Frederico de Castilho, pelo socio Antonio Feliciano de Castilho.

Elogio historico do socio Marquez de Valença, pelo socio José Maria Grande.

Elogio historico do socio Barão da Ribeira de Sabrosa, pelo socio. João Baptista de Almeida Garrett.

Muito agradavel nos fôra acompanhar esses elogios historicos, que insignes talentos teceram, espalhando, ás mãos cheias, thesouros de

eradição, de saber e de eloquencia, realçados pelas inspirações do mais fino e ardente amor das pessoas e coisas portuguezas.

Veda-nos esse prazer a necessidade de ser breve, para podermos tratar de um sem numero de assumptos que necessariamente nos cumpre tocar.

É força que nos limitemos a citar um exemplo, e será elle o do final do elogio que ao barão da Ribeira de Sabrosa consagrou o immortal Garrett.

Altude este ultimo ás notas que o barão, quando ministro dos negocios estrangeiros, dirigiu ao gabinete inglez, sustentando altivo e com isenção nobre a dignidade da nação portugueza; e assim se exprime:

eque a dignidade do nome portuguez, que o decoro da coróa real não soffreram quebra em suas mãos, é inquestionavel; nenhum partido lh'o disputou, nenhum contrario, nenhum inimigo o accusou de tal. E se alguem pensar que a ductilidade e a sinuosidade das fórmas e combinações diplomaticas póde ser mais efficaz nas negociações difficeis, do que a expressão rasgada e rezia de uma vontade que antes é de quebrar do que torcer, ninguem poderá nunca julgar nem dizer que, mais ou menos severamente moldadas, outras expressões podia haver mais portuguezas ou mais leaes do que essas que em seus discursos e em seus diplomas escreveu o ministro da rainha de Portugal, promociou o senador de Portugal.

Este merito é grande, grande politicamente, e litteraria e artisticamente grande; porque a poesia do patriotismo é a poesia das artes; e o bello, o ideal (ou como quer que lhe chamem a escola antiga ou a escola moderna) é o mesmo para todas as concepções do espirito.»

Noticias avulsas.

Tratando do Conservatorio Geral da Arte Dramatica, apresentou um critico severo a seguinte apreciação:

«A 15 de novembro de 1836 soi creado em Lisboa o Conservatorio Geral da Arte Dramatica, e tres dias depois o Conservatorio de Artes e Officios. O primeiro compõe-se de tres escolas: 1.º Escola dramatica propriamente dita, ou de declamação; 2.º Escola de musica; 3.º Escola de dança, mimica gymnastica especial. Se a pureza da linguagem e as galas do estilo, como as sabia manejar o visconde de Almeida Garrett, bastassem para dar vida a um estabelecimento d'esta ordem, de certo que o officio do insigne poeta, que serve como de regulamento ao decreto, ter-lh'a-hia dado; mas inselizmente não é assim, outras condições são necessarias, e a essa é que se não attendeu; de

como tal a genero de contrabando, e sujeita a apreensão, multa, e a bitramento de perdas e damnos.

Entendia-se que era tambem necessario proteger a applicação à dustria fabril dos trabalhos de espírito e de arte; e n'este sentida declarou que a reproducção em um dos dois paizes, das marcas à brica postas no outro sobre certas mercadorias, para testificar à corigem e qualidade, seria equiparada à contrafeição das obras de m

As disposições da convenção não prejudicavam o direito de a estado vigiar, permittir ou prohibir a circulação, a representação exposição de quaesquer obras ou producções sobre as quaes jo conveniente exercel-o.

Esta reserva ficou expressamente declarada na convenção.

A convenção teria força e vigor durante seis annos. Se os seis nos viessem a findar sem haver notificação em contrario, feita seis zes antes por uma das partes contratantes, continuaria a converção ser obrigatoria de anno em anno, até que uma das partes contratada annunciasse á outra, com prévio aviso feito um anno antes, a interes em que estivesse de fazer cessar os seus effeitos.

Ficava permittido o fazer, de commum accordo na convenção: das as modificações que não fossem incompativeis com o espirito e pricipios, sobre os quaes assentou a mesma convenção.

A convenção é datada de 12 de abril de 1851, como vimos; ed 25 de maio affiançava o plenipotenciario portuguez (Almeida Games ao de França (Adolpho Barret) que, para facilitar a inteira e complete execução da convenção, se obrigava o governo portuguez a sollicitar i poder legislativo, com a maior brevidade possivel, as providencias de cessarias.

Outrosim declarava ficar bem entendido que, pela equiparação de delicto da cantrafeição litteraria ao de contrabando, se não fazia ratver o vigor das leis portuguezas penaes em materia de contrabando de que declarou o plenipotenciario francez estar de accordo.

Em data de 1 de dezembro de 1852 decretou o governo o molamento para a execução da convenção litteraria, celebrada entre la tugal e a França a 12 de abril de 1851, e auctorisada pela carta la ratificação e confirmação de 12 de junho do mesmo anno.

Pertencem ao reinado do senhor D. Pedro v as noticias e observações relativas a esta convenção nos aunos de 1857 e posteriores; ber

1814, 1825, por exemplo, não servem já hoje para o piano, porque o piano e os pianistas estão consideravel e extraordinariamente aperfeiçoados. Não devemos crer que o que em outro tempo foi optimo, ainda hoje o é.

Conservar um professor, só porque é edoso, seria um grave erro; dê-se-lhe uma pensão; e entre em seu logar um homem vigoroso e activo, porque os alumnos que se matriculam em um estabelecimento, o que pretendem é aprender.

A par dos bons methodos são indispensaveis os bons estudos.

Um bom musico deve conhecer as obras dos grandes legisladores da arte, Palestrina, Cimarosa, Paesiello, Mozart, Gluck, Beethoven, Haydn, Mendelsohn, Back, Haendel, Ries, Hummel, Clementi, etc.

O bom compositor deve conhecer perfeitamente os seguintes generos: o estilo religioso; o estilo symphonico, ou musica de orchestra; o estilo symphonico e coral, ou oratorios; o estilo dramatico, ou operas, etc. É desnecessario fallar do conhecimento da harmonia, e do contraponto.

Para que o Conservatorio de Lisboa offerecesse um bom futuro, bastaria que se adoptassem os bons methodos e bons estudos, e todos os professores se dedicassem com zelo ao ensino.

No que respeita aos pormenores da organisação do conservatorio, declarava Kontski que os havia apresentado ao ministro do reino, especificando a organisação das aulas, os deveres e as obrigações do director, dos professores e dos alumnos<sup>4</sup>.

Uma época houve (e lastima foi que tão pouco durasse ella!), em que o conservatorio, vendo reunidas no seu gremio as maiores illustrações litterarias e artisticas de Portugal, se organisou academicamente, e formou uma associação muito recommendavel, esperançosa e promettedora de um futuro brilhante.

Foi então que o conservatorio sentiu a necessidade de ter um orgão de suas doutrinas, um archivo para os seus documentos, e um repositorio dos trabalhos e diligencias que empregava na restauração da scena portugueza, ou antes na creação de um verdadeiro theatro nacional. Este orgão, este archivo, este repositorio, appareceu com effeito, debaixo da denominação de Revista do Conservatorio Real de Lisboa.

Como os proprios redactores declaram, na *Introducção*, teria aquella *Revista* por objecto:

<sup>1</sup> Veja a Revista Universal Lisbonense, num. 48, de 4 de outubro de 1849.

em 1839 com a distincção de medico da real camara; e em 1848 o foro grande de fidalgo.

Uma circumstancia (que tenho na conta de muito singular) de graphia de Vianna de Rezende, me obriga a reproduzir aqui um de mento, por extremo curioso, que nem todos os leitores terão faza de encontrar.

O dr. Vianna de Rezende foi physico mór na provincia e escangola, e ahi fez serviços ao rei do Congo, que este agradeces pasamente, fazendo expedir pela sua chancellaria este diploma, coma as feições de uma carta regia dos soberanos de Portugal:

«Dom Henrique n rei catholico do Congo, etc. Faço saber: esta minha carta virem, que, tendo eu no major apreco possivo nhecimentos de lettras, sciencias e artes que o meu muito 20. prezado filho Dom Nicolau d'Agua Rozada de Sardonia poder atqui e querendo por isso dar um testemunho publico ao doutor João la rio Vianna de Rezende, fidalgo cavalleiro da casa de sua magesal rainha de Portuga ; medico da sua real camara, cavalleiro das ed de N. S. Jesus Christo e da Conceição; actual physico mór da pri cia de Angola, pelo grande zelo e desinteresse com que se tem 🕮 regado da educação d'aquelle principe, que, leccionado pelo dito del tem feito grandes progressos na lingua franceza, na physica, 1813 metria, na perspectiva e no desenho, e deve continuar nos outro tudos que elle se propõe ensinar-lhe: Hei por bem e me aprat [4] mercê a este fidalgo portuguez de usar das armas do meu reini Congo, que tirará em escudo esquartelado, na quartela do lado direitol baixo do seu appellido de Vianna; e do lado esquerdo, tamben J baixo das do seu appellido de Rezende, trará em quartela de campa prata, uma pairle azul, côr que designa o zelo e a caridade, e ? mesma razão estarão repartidas tres estrellas de ouro, significando lettras, sciencias e artes como as maiores riquezas que os homens fi dem possuir, e que o principe D. Nicolau tem adquirido da sus sas sade e dedicação: E d'estas armas poderão uzar os seus descendent em memoria d'este serviço que me fez.-Paço de S. Sebastião do Cord 24 de Agosto de 1850. D. Henrique 2.º Rei Catholico do Congo.

∞envolvida do diploma e do brasão de armas.

l Veja no jornal A lastrucção Publica, num. 13 de 1 de julho de 1888. n artigo intitulado: Premio por serviços relevantes a um principe.

Abi se encontra a biographia do dr. Vianna de Rezende, e a explici-

#### CURSO DE CIRURGIA EM ESCOLAS REGULARES EM LISBOA

No tomo 111, a pag. 158 e seguintes, démos noticia d'este curso, fundado no anno de 1825, com referencia ao reinado de D. João vi.

No presente tomo, a pag. 31 e 32, démos noticia do mesmo curso, com referencia ao breve periodo da regencia do duque de Bragança.

N'este capitulo nos referimos ao reinado da senhora D. Maria 11, em que um tal instituto foi radicalmente transformado.

#### 1835

N'este anno foi a Escola de Cirurgia de Lisboa mimoseada com um muito apreciavel donativo.

Sir Anthony Carlisle, presidente do Collegio dos Cirurgiões da cidade de Londres, enviou a esta escola um presente de livros.

Era essa delicada e valiosa offerta acompanhada de uma proposta, verdadeiramente recommendavel, qual a de serem mandados dois ou mais estudantes portuguezes para o citado Collegio dos Cirurgiões da cidade de Londres; offerecendo-se sir Anthony Carlisle a dirigil-os nos seus estudos, no intuito e para o fim de virem depois professar a cirurgia em Portugal.

O governo, acceitando tão generosa offerta, convidou officialment e todas as pessoas que a quizessem aproveitar, para que, até ao fim do anno, fossem levar á secretaria do reino os seus nomes, e esclarecimentos sobre as suas circumstancias, a fim de se escolherem duas d'entre ellas que tivessem melhores habilitações para aquelle destino; na certeza de que se lhes havia de abonar a sua passagem para Inglaterra. 1

A Redacção do Diario do Governo, do fim do anno de 1835, encareceu grandemente o valor do rasgo de generosidade do illustre offerente, sir Anthony Carlisle; nem se esqueceu de observar que havia elle grangeado uma reputação européa, pelos seus abalisados conhecimentos e notavel pericia cirurgica.

Mais adiante do governo ia a indicada Redacção, opinando que fossem os dois estudantes acompanhados de dois cirurgiões habeis, mais

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Veja o annuncio da Secretaria d'Estado dos Negocios do Reino, publicado no Diario do Governo num. 297, de 17 de dezembro de 1835.

habilitados por certo do que aquelles para observar e comparar os differentes methodos e systemas da arte de curar. Em voltando a Portugal, apresentariam os dois cirurgiões o resultado de suas observações, o seu meditado juizo sobre o que houvessem visto, a exposição dos melhoramentos convenientes das operações cirurgicas, bem como os fructos da experiencia colhidos no importante theatro scientífico da capital da Inglaterra.

Teremos taivez occasião de voltar a esta especialidade; mas agora damo-nos pressa em apontar a transformação operada em Portugal dos estudos cirurgicos em 1836.

# 1836

Somos chegados ao anno em que o curso de cirurgia em escolas regulares nas cidades de Lisboa e Porto recebem uma organisação inteiramente nova.

Em virtude das disposicões do decreto de 29 de dezembro toma o curso de cirurgia a denominação de Escolas medico-cirurgicas de Lisboa e Porto.

D'estas trataremos opportunamente em capitulos especiaes, com referencia ao reinado da senhora D. Maria 11.

#### curso de carurgia em escolas regulares na cidade do porto

O governo, attendendo ao que lhe representaram os estudantes da Escola Cirurgica da cidade do Porto, inscriptos na lista dos agraciados segundo as disposições da lei de 20 de outubro de 1834: ordenou, em portaria de 6 de outubro de 1835, que o director da Academia de Marinha e Commercio da mesma cidade, mandasse satisfazer aos mesmos estudantes a importancia dos compendios das aulas em que se achassem matriculados, a fim de gosarem de todo o beneficio que a citada lei lhes concedia.

Para intelligencia d'esta resolução, cumpre-me por diante dos olhos dos leitores o que a respeito da Universidade de Coimbra determinou o governo em portaria de 5 do mesmo mez e anno:

«Que, exigindo a lei de 20 de outubro de 1834, e regulamento subsequente, que as matriculas, e compendios sejam fornecidos gratuitamente aos estudantes que estivessem no caso d'esse beneficio, devem

ser restituidas todas as quantias que elles despenderem em taes objectos, e soram recebidas no cosre da Universidade.»

Ora, a lei de 20 de outubro de 1834 continha esta disposição:

«Os academicos matriculados na Universidade de Coinsbra, ou nas aulas do Collegio das Artes, antes do usurpador se acclamar rei, que fizeram parte do exercito libertador, ou não poderam fazer parte do mesmo exercito por serem presos, ou por qualquer modo perseguidos por sua adhesão á causa da patria, não tendo meios para continuarem seus estudos, os poderão continuar, e acabar, e serão soccorridos em todo esse tempo pela Fazenda Nacional com a prestação mensal de 14/100 réis, entrando as ferias, e se lhes subministrarão gratuitamente, pela Universidade, além d'isso, as matriculas e compendios.»

A Escola Cirurgica do Porto soffreu interrupção no seu exercicio por espaço de quasi dois annos, em consequencia dos memoraveis acontecimentos políticos e militares, de que foi theatro a cidade do Porto durante o glorioso cerco.

Abriu-se de novo em 1834; e aqui tomaremos nota do movimento do apro lectivo de 1834 a 1835.

|       |              |       | APPROVAÇÃO |                  |            |           |            |
|-------|--------------|-------|------------|------------------|------------|-----------|------------|
| Ansor | Metriculados | Aetos | Pienamente | Pela maior parte | Reprovados | Premisdos | Accessit   |
| 4.•   | 22           | 21    | 47         | 4                | >          | 4         | 4          |
| 2.•   | 9            | 8     | 8          | >                | •          | 4         | 1          |
| 3.•   | 5            | 5     | 4          | 4                | >          | •         | •          |
| 4.0   | 44           | 44    | 44         | ,                | •          | 4         | 4          |
| 5.•   | 8            | 9     | 9          | •                | •          | 1         | 4          |
| Total | 56           | 54    | 49         | 5                | 0          | 4         | <u>4</u> 1 |

<sup>1</sup> Repositorio Litterario, num. 22, 1.º de setembro de 1835.

#### 1836

Verifica-se a respeito d'este curso o mesmo que dissemos : pitulo antecedente com referencia ao curso de Lisboa.

#### CURSO DE DIREITO MERCANTIL, EM LISBOA, NO ANNO DE 1833

Em 4 de junho de 1835 participou a Associação Mercantilo nense ao governo, que ia proceder ao estabelecimento de um direito mercantil na sala de suas sessões, dirigido pelo juiz de do Tribunal de Commercio de 1.º instancia, João Maria Alves que voluntariamente se offerecera para ler aquella disciplina.

Em portaria de 12 do mesmo mez e anno approvou o gestabelecimento d'aquelle curso, e louvou a associação e o magistra pelo distincto zelo com que promoviam o bem do commercio.

Vive ainda o douto prelector, e é hoje um dos ornamentos in gistratura judicial, collocado no mais alto posto d'esta respeitavelte poração.

#### CURSO DE GEODESIA

Pela portaria de 15 de abril de 1836 foi encarregado o ajuda do observatorio de marinha, Filippe Folque, de abrir um curso de desia para instrucção dos quatro officiaes da armada, que se achora empregados na commissão incumbida de levantar a carta geografica do reino; devendo o referido ajudante remetter no dia 1 de cada secretaria da marinha um conta do aproveitamento dos mesmos officiar e sua opinião sobre se deveriam ser rendidos por outros.

Referindo-se a esta providencia, diz um critico, que ordinariament

se mostra severo nas suas apreciações:

«Foi d'esta disposição, que proveiu termos hoje os mui distincia engenheiros hydrographicos, os srs. F. M. Pereira da Silva, e C. N. Batalha, que se honraram a si e ao paiz com a publicação da carta de drographica da barra e porto de Lisboa.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Apontamentos, citados.

#### CURSO DE PARTEIRAS EM LISBOA E NO PORTO

Mais que muito melindroso é o exercicio das funcções das parteiras; e d'aqui resulta que em todos os paizes cultos ha o cuidado de exigir habilitações theoricas e praticas, destinadas a assegurar o perfeito desempenho de tão delicado serviço.

Os francezes dão às parteiras o nome de accoucheuses, ou mais regularmente o de sage-semmes.

Estabeleceram cursos de parteiras nas escolas de medicina; mas tambem no hospicio mais frequentado de cada departamento crearam curso annual e gratuito.

As parteiras que não houverem frequentado as escolas, hão de ter frequentado por espaço de dois annos o curso do departamento, e ter visto praticar, ou praticado ellas mesmas, no periodo de nove mezes, os partos em um hospicio ou sob a direcção de um professor.

São examinadas por jurys medicos sobre a theoria dos partos, sobre os accidentes que podem precedel-os, acompanhal-os, ou seguiremse-lhes, e sobre os meios de applicar remedio a taes accidentes.

E-lhes conferido gratuitamente um diploma, que ha de ser registado no tribunal de primeira instancia e na sub-preseitura respectiva ao local onde houverem de estabelecer-se, sob pena de uma multa de cem francos, do dobro no caso de reincidencia, e de prisão até seis mezes.

Não podem as parteiras empregar instrumentos nos partos laboriosos sem chamarem um doutor, ou um medico ou cirurgião, de exercicio de antiga data.

A matricula das parteiras em cada departamento é feita nos tribunaes de primeira instancia, e nas prefeituras, do mesmo modo que as dos doutores e dos officiaes de saude<sup>1</sup>.

Deixando, porém, a legislação estrangeira, vejamos o que se decretou a respeito do curso de parteiras no reinado da senhora D. Maria n.

Eis-aqui as disposições do decreto de 29 de dezembro de 1936, em quanto á organisação do curso de parteiras nas cidades de Lisboa e Porto:

Dictionnaire de l'Administration Française, par M. Maurice Block. 1856.

28

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Veja: Dictionnaire de Médecine, de Chirurgie, etc. de P. H. Nysten (On-zième édition revue et corrigée par É. Littré, et Ch. Robin), 1858.

1.º Haverá em cada uma das escolas medico-cirurgicas de La e Porto um curso biennal, e gratuito, theorico e pratico, destinat pecialmente para instrucção das parteiras.

2.º O curso theorico será lido pelo lente de partos, e como derá o numero de lições que forem especialmente designadas :

para este fim.

O curso pratico terá logar na enfermaria respectiva, deciinspecção e direcção do mesmo lente.

3.º As aspirantes terão matricula separada na aula de pr bem assim um logar decente e separado na mesma, onde posvir as prelecções, que forem designadas pelo lente.

4.º Findo o curso biennal, serão as aspirantes examinadas um jury especial d'estes exames, composto do lente do anno, de operações, e de um dos cirurgiões que tiverem serviço no ha nomeado pelo conselho da escola.

O exame versará sobre a theoria e a pratica, accidentes que preceder, acompanhar, e seguir-se, e meios de os remediar.

A approvação depende da pluralidade absoluta de votos; e ভা cando-se esta, será conferida às aspirantes gratuitamente uma conferida de la parteira passada pelo secretario, assignada pelo director, e selladi : o sello da escola. Na carta irá sempre a clausula prohibitiva de 👺: instrumentos cirurgicos, sem a assistencia de professor.

5.º No acto da matricula juntarão as aspirantes certidão de sobre ler, e escrever, passada por algum professor publico, precedendo em

(Art. 140 a 144)

## 1840

O decreto de 23 de abril estabeleceu o regulamento do curso 3 parteiras, nos artigos 191 a 205.

Vejamos os principaes topicos do regulamento, em tudo que não for a reproducção litteral do decreto de 29 de dezembro de 1855

O curso começa ao mesmo tempo que as demais aulas de cada E cola medico-cirurgica.

A matricula ha de abrir-se no mesmo tempo que é designado par a abertura das matriculas dos alumnos da mesma escola.

As aspirantes ao curso de partos deverão juntar ao requerimento feito ao director para se matricularem, certidão de edade de 20 r nos, attestação de vida e costumes, e certidão authentica de que subs

ler e escrever. Para esta matricula haverá um livro proprio, e outro para os termos dos exames.

Basta provar pela frequencia o 1.º anno d'este curso para passar ao 2.º anno; no fim do qual terá logar o encerramento da matricula.

No 1.º anno d'este curso o professor de partos lhes explicará theorica e praticamente a parte d'obstetricia necessaria para o perfeito desempenho da sua arte; no 2.º anno se fará a repetição das mesmas materias, e pela mesma ordem.

NB. O desenvolvimento das materias que o respectivo lente ha de explicar, e a ordem que ha de seguir, são expostos nos artigos 91 e immediatos do regulamento geral das escolas medico-cirurgicas, de 23 de abril de 1840.

As prelecções serão feitas nas enfermarias das parturientes do Hospital de S. José, em Lisboa, e de S. Antonio do Porto, em casa separada e decente. O professor poderá interrogar as aspirantes segundo melhor julgar.

O exercicio pratico na enfermaria deve ser feito por turmas das aspirantes; cada uma d'estas turmas se conservará na enfermaria por espaço de 24 horas, não se podendo retirar antes de ser rendida por aquella, que por escala se lhe seguir.

As aspirantes de serviço na enfermaria estarão subordinadas á parteira superior, que estiver de semana, a qual por sua ordem as fará assistir aos partos, vigiar as parturientes, e prestar-lhes soccorros, quando os precisarem; incumbindo-lhes tambem qualquer serviço relativo ás mulheres gravidas, parturientes ou puerperas, existentes na enfermaria.

As mesmas farão diarios do que occorrer de mais singular ás mulheres que forem entregues ao seu cuidado e vigilancia, escreverão no respectivo livro a filiação das pejadas que de novo entrarem para a enfermaria, e farão os assentamentos da apresentação, e posição dos fetos que nascerem, do sexo, peso, e comprimento, e notarão o tempo que o parto durou.

As faltas das aspirantes serão contadas, e juigadas pelo mesmo modo que o são as faltas dos alumnos da escola medico-cirurgica, e pharmaceutica.

As aspirantes serão admittidas a exame no fim do seu curso biennal, requerendo ao director, e juntando certidão que mostre terem provados os dois annos.

Estes exames serão feitos por turmas de quatro; podendo ser de

menos, quando o director, por motivos attendiveis expressos no despacho, assim o determinar. O professor dos partos será o presidente, e dois professores da escola nomeados por escala serão os examinadores.

O exame, que ha de versar nas disciplinas que já mencionámos, durará duas horas, uma para cada examinador, e meia para cada examinada. A votação será feita do mesmo modo que para os alumnos da escola, e o seu resultado será tambem declarado nas cartas.

A aspirante que for reprovada uma vez poderá ser admittida a novo exame, frequentando mais um anno o curso dos partos da escola; se for, porém, reprovada segunda vez, não será mais admittida á matricula, nem a exame.

Sendo gratuito, como já vimos, o curso das parteiras, não pagarão as aspirantes propina alguma por matriculas, por exames, nem pelas cartas.

#### 1850

A carta de lei de 24 de abril fixou a importancia das propinas pela matricula e diplomas de approvação dos alumnos de medicina e pharmacia da escola medico-cirurgica do Funchal: auctorisou o governo para regular os ordenados e gratificações dos professores e empregados da mesma escola, na conformidade da lei; e estabeleceu o vencimento pelo serviço de substituição no impedimento dos professores e empregados.

No § unico do artigo 1.º dispunha a carta de lei:

Serão comtudo gratuitas as matriculas e diplomas de approvação das parteiras.

# 1851

No principio d'este anno, querendo o governo prover às necessidades do serviço e ao aperfeiçoamento da arte obstetricia, tomou as seguintes resoluções:

- 1.º As aspirantes que pretendessem ser habilitadas como parteiras, só poderiam ser admittidas a exame no caso de apresentarem os documentos exigidos pelos artigos 193 e 201 do decreto de 23 de abril de 1840, mostrando que frequentaram regularmente o curso biennal de partos em qualquer das escolas de medicina.
  - 2.º Seriam feitos os exames nos hospitaes pela forma regulada no

artigo 203 do citado decreto, sendo examinadores, em Lisboa, tres vogaes do conselho de saude, e nos outros districtos o respectivo delegado como presidente, com mais dois facultativos por elle convocados.

- 3.º Seriam todas as cartas passadas pelo conselho de saude, em vista dos autos do exame, remettidos pelo presidente do jury examinador; precedendo o pagamento dos direitos e propinas legalmente devidos; e contendo as cartas expressamente as clausulas indicadas no artigo 204 do citado decreto.
- 4.º As aspirantes que pretendessem habilitar-se para exercer a sua profissão exclusivamente em certos e determinados logares, onde não houvesse parteira alguma habilitada pelas escolas de medicina, poderiam ser admittidas a exame perante o conselho de saude publica, ou perante o seu delegado no respectivo districto, sem dependencia da frequencia do curso biennal de partos nas escolas de medicina; mas os exames seriam feitos pela mesma fórma, e as cartas d'estas parteiras conteriam, além das clausulas referidas, a designação do logar onde lhes fosse exclusivamente permittido o exercicio da profissão. (Portaria de 13 de janeiro de 1851, dirigida ao conselho de saude publica)

#### CURSO DE PHYSIOLOGIA

Encontro na legislação do anno de 1835 um documento official relativo á leitura de um curso de physiologia; e entendo que é do meu dever registar a respectiva noticia.

Pela portaria de 2 de setembro de 1835 foi ordenado ao cirurgião mór do reino, que mandasse franquear, no proximo mez de outubro, uma das aulas mais espaçosas do Hospital de S. José, ao doutor em medicina pela Universidade de Montpellier, e bacharel formado em philosophia pela Universidade de Coimbra, Antonio Joaquim de Figueiredo e Silva, para este abrir como pedira ao governo um curso publico e gratuito de lições de physiologia.

Recommendava-se ao cirurgião mór, que fixasse uma hora em que não houvesse incompatibilidade, e adoptasse as convenientes disposições para a manutenção da disciplina e ordem durante as prelecções.

È para lastimar o tristissimo termo que teve a existencia de Antonio Joaquim de Figueiredo e Silva.

Estando na Allemanha (em Wiesbaden) prestes a concluir uma com-

missão scientifica, foi acommettido de um ataque de alienação mental, e se suicidou, afogando-se.

A commissão scientifica, de que fora encarregado, consistiu em ir estudar as materias da 4.º cadeira do Instituto Agricula Lisboa.

As materias d'essa cadeira são: economia, legislação, administração e contabilidade rural.

Opportunamente havemos de mencionar a portaria que lhe commetteu a commissão scientifica no reinado do senhor D. Pedro v.

Afóra os graus universitarios que já ficam apontados, cumpre trazer á lembrança que era Figueiredo e Silva professor da indicada 4.º cadeira do Instituto Agricola, socio da Academia Real das Sciencias de Lisboa, e secretario perpetuo da respectiva 4.º classe.

Deixou alguns escriptos sobre agricultura, e outros, que abonam a sua intelligencia e laboriosidade.

O sr. Francisco Antonio Rodrigues de Gusmão escreveu a biographia do dr. Figueiredo e Silva na Gazeta Medica de Lisboa, tomo va, 1858, pag. 163 e seguintes.

Tambem o sr. Innocencio Francisco da Silva, no tomo 1 pag. 160 e 161 do seu Diccionario Bibliographico, falla de Figueiredo e Silva.

#### CURSOS NOCTURNOS DE LINGUAS ESTRANGEIRAS

O insigne Antonio Feliciano de Castilho, depois visconde de Castilho, annunciou, no principio do anno de 1851, a abertura de cursos nocturnos das linguas franceza, ingleza, latina, italiana e allemã.

Tinha o illustre fundador por fim dar instrucção às pesseas que por suas occupações a não poderiam receber de dia, e ministrar-lh's pelos methodos mais singelos, e efficazes, conseguintemente com deleitação em vez de tedio, e com grande economia de tempo, trabalho e despezas.

FIM DO TOMO SEXTO

# **INDICES**

# D'ESTE TOMO

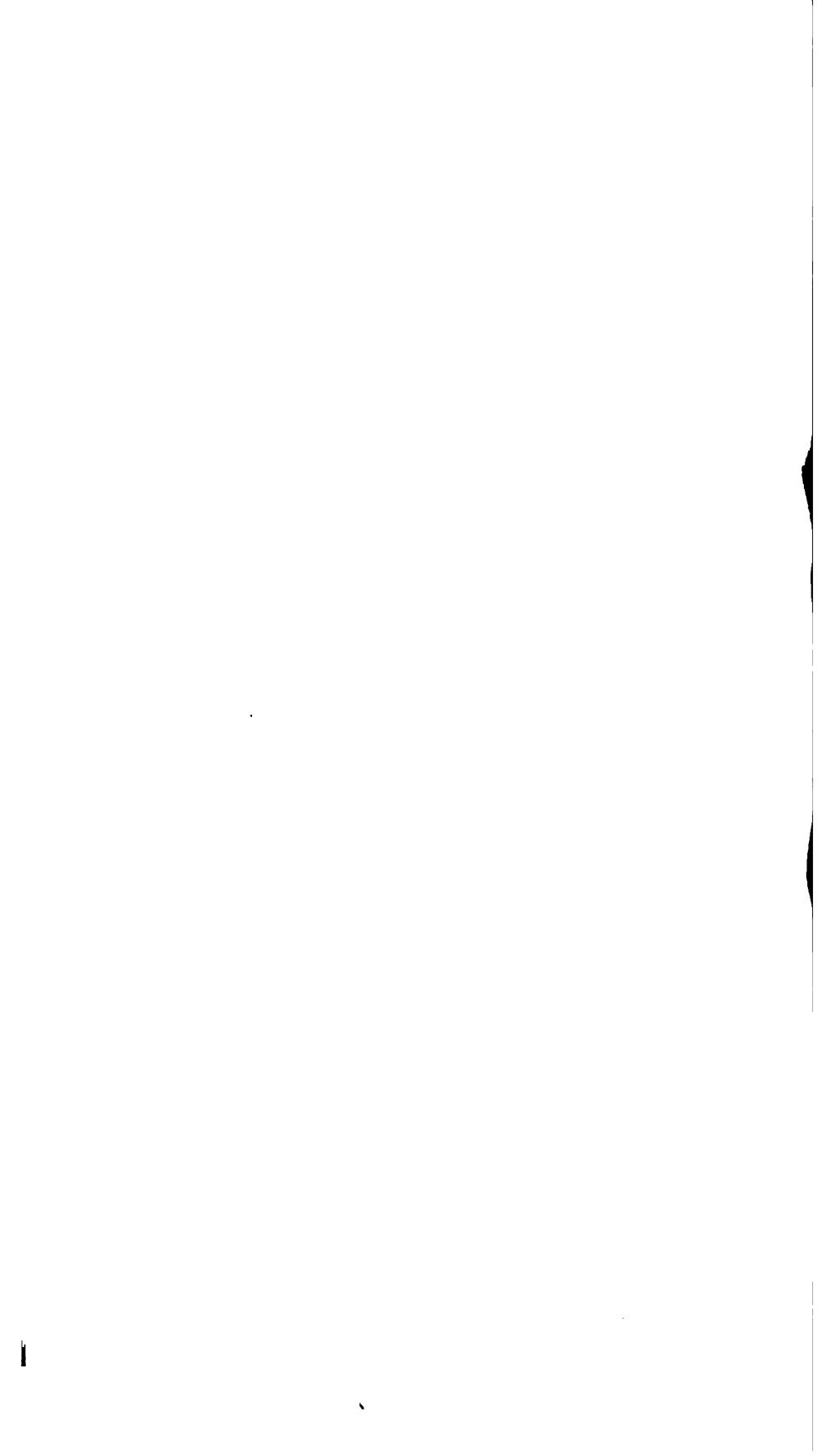

### I

### INDICE GERAL D'ESTE TOMO

|       |                                 |       | PAG.  |
|-------|---------------------------------|-------|-------|
| encia | na Ilha Terceira                | • • • | 1 a 8 |
| •     | de S. M. I. o Duque de Bragança | 9     | a 80  |
|       | da senhora D. Maria II          |       |       |

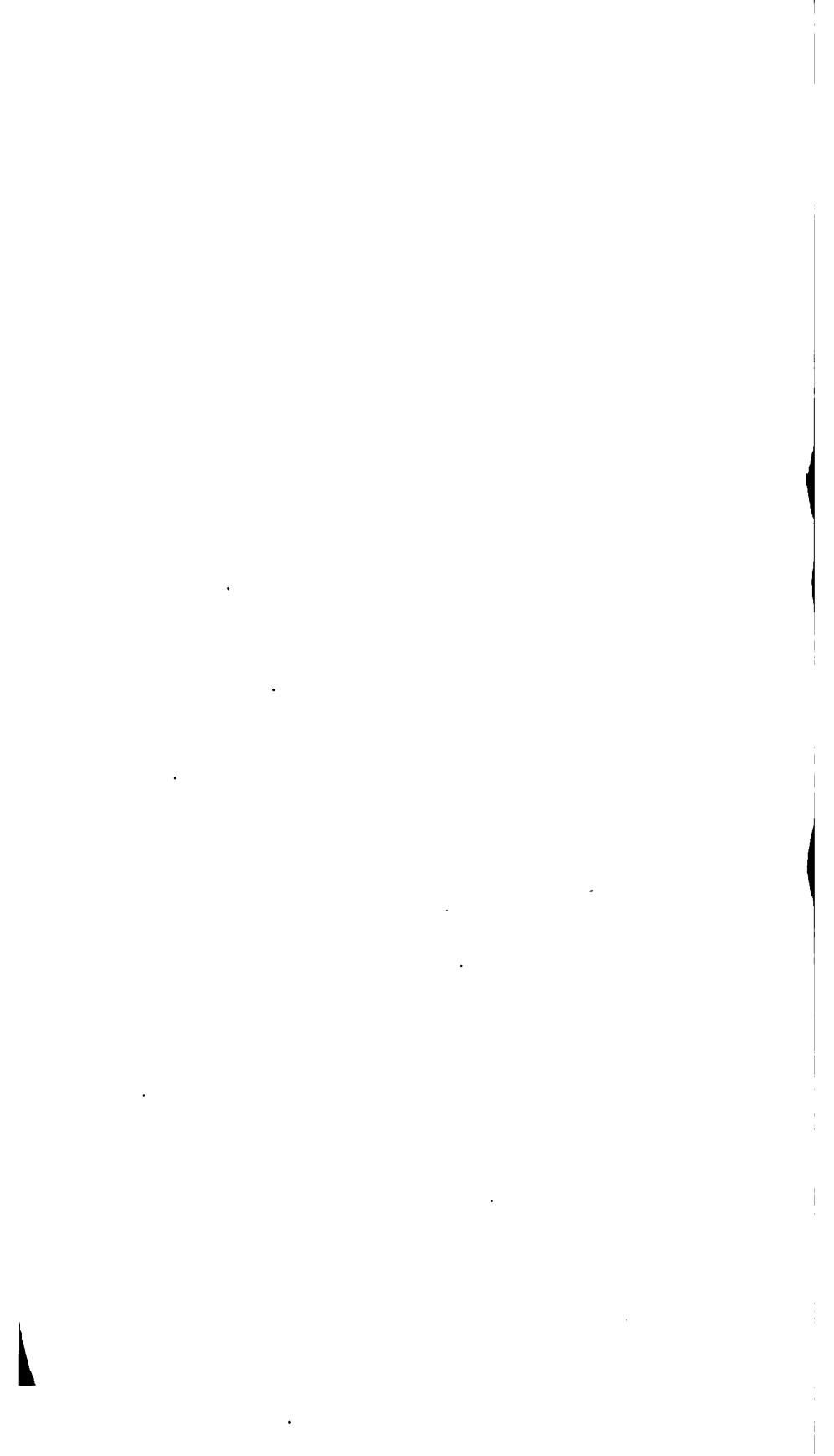

### II

# Indice des estabelecimentes scientifices, litteraries e artistices, e de algumas entidades correlativas de que se da noticia n'este tomo

I

### REGENCIA NA ILHA TERCEIRA

|                                                                 | PAG. |  |
|-----------------------------------------------------------------|------|--|
| escola Militar Provisoria                                       | a 4  |  |
| De ensino primario nas officinas do Trem do castello de S. João |      |  |
|                                                                 | e 5  |  |
|                                                                 |      |  |
| Recola de ensino primario para o sexo feminino                  |      |  |
| Providencia relativa aos bachareis em leis e canones            |      |  |
|                                                                 | 6.4  |  |
| Baptista na Ilha Terceira                                       |      |  |
|                                                                 | . 5  |  |
|                                                                 |      |  |
| da Ilha Terceira                                                | e 8  |  |
|                                                                 |      |  |
| ••                                                              |      |  |
| $oldsymbol{H}$                                                  |      |  |
|                                                                 |      |  |
| REGENCIA DE S. M. L. O DUQUE DE BRAGANÇA                        |      |  |
|                                                                 |      |  |
|                                                                 |      |  |
|                                                                 |      |  |
| Acadomia dos Guardas Marinhas                                   | . 13 |  |
|                                                                 |      |  |
|                                                                 |      |  |
|                                                                 |      |  |
|                                                                 |      |  |
|                                                                 |      |  |
| Anlas de desenho em Lisboa                                      | 149  |  |

| Casa Pia de Lisboa. 19 a 24 Collegio de Cathecumenos 25 e 26 Militar 26 Commissão de reforma da instrucção pública 26 a 30 especial de censura 30 e 31 Curso de cirurgia em escolas regulares nas cidades de Lisboa e Porto 31 e 32 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                     |
| Direcção dos estudos                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ensino de tachigraphia                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                     |
| Impressão Regia       38 e 39         Instituto Ameliano       40 a 43         dos surdos-mudos e cegos       43 a 49                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                     |
| Museus e jardins botanicos                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                     |
| Obras de escriptores portuguezes, impressas em Paris e Londres (1828 a 1830), que na cidade do Porto tiveram publicidade 57 e 58                                                                                                    |

| · ·                                                             | P       | AG.        |
|-----------------------------------------------------------------|---------|------------|
| de estudos da Ilha Terceira                                     | 59 a    | 69         |
| para as Ilhas de S. Miguel e de Santa Maria                     | 62 a    | 64         |
| encia civilisadora em beneficio dos povos das possessões ultram |         |            |
| •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                         |         | RN         |
| encias especiaes a respeito da instrucção publica e outras que  |         |            |
| em commemoração honrosa                                         |         | RO         |
|                                                                 | O() a   | UC.        |
|                                                                 |         |            |
|                                                                 |         |            |
| imento do Calvario                                              | • • • • | 68         |
| dos orphãos, da cidade do Porto, denominado «de Nossa           | Se-     |            |
| ra da Graça                                                     |         | 70         |
|                                                                 |         |            |
|                                                                 |         |            |
|                                                                 |         |            |
| ario Patriarchal                                                | 70 a    | 74         |
| lade de instrucção primaria em Lisboa                           |         |            |
| ade de men deção primaria em Disboa                             | 11 4    | 10         |
|                                                                 |         |            |
|                                                                 |         |            |
| lhos geodesicos                                                 | 73 a    | 7 <i>k</i> |
| mos goodesitos                                                  | 700     | <i>,</i> . |
|                                                                 |         |            |
|                                                                 |         |            |
| rsidade de Coimbra                                              | 75 a ¹  | 79         |
|                                                                 |         |            |
|                                                                 |         |            |

### Ш

### REINADO DA SENHORA D. MARIA II

|                                                                     | <b>E</b> |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| Academia das Bellas Artes de Lisboa                                 | . 821H   |
| Real das Sciencias de Lisboa                                        | 414:4    |
| » de Marinha de Lisboa                                              | 147      |
| > de Marinha e Commercio da cidade do Porto                         | 150      |
| > dos Guardas Marinhas                                              | 155:     |
| » Polytechnica do Porto                                             |          |
| Portuense das Bellas Artes                                          |          |
| Real de Fortificação, Artilheria e Desenho                          | 1961     |
| Alfandegas, com relação a livros, estampas, mappas, musica e object |          |
| museu                                                               | 19812    |
| Archivo (Real) da Torre do Tombo                                    |          |
| Militar                                                             |          |
| Associação Catholica para promover a educação e ensino dos alumno   |          |
| se destinassem ao sacerdocio e ás missões religiosas no ultramar.   |          |
| Associação Civilisadora, instituida na cidade do Porto em 1836      | 225 e 2  |
| dos Advogados de Lisboa                                             | 226 1 2  |
| <ul> <li>Juridica de Braga</li> </ul>                               | N        |
| Maritima e Colonial                                                 | 230 13   |
| Asylo Rural Militar                                                 | 234 1:   |
| Asylos da infancia desvalida                                        | 236 1:   |
| Aula de Commercio                                                   | 248 3 3  |
| » de Diplomatica                                                    | 253 1 3  |
| » de ensino primario, e principios de geometria e desenho para      | os ar-   |
| tifices e aprendizes das diversas officinas da intendencia das      |          |
| publicas                                                            | 3        |
|                                                                     |          |
| Aula de instrucção primaria, estabelecida pelo conde da Cunha na se | 7. V     |
| sidencia do morgado de Bulhaco, termo de Alhandra                   | OKQ . H  |
| Aula de lingua franceza na cidade de Angra do Heroismo              | 200      |
| » de mathematica nos regimentos de Artilheria, creada em 1837       |          |

PAG. 259 ideira de musica estabelecida na cidade da Horta ........... de Numismatica..... 260 a 264 adeiras de francez e inglez creadas em alguns lyceus......... 264 e 265 amaras municipaes, juntas de parochia, irmandades e confrarias, parochos, com referencia á instrucção publica ................... 270 a 278 asa de asylo e educação para orphãos desvalidos na Estremadura..... 278 Chronistas móres ..... 298 a 307 de educação dos filhos dos officiaes e voluntarios do exercilo liber-de educação do lyceu nacional de Braga....................... 331 a 333 para filhas e irmãs desvalidas dos officiaes do exercito, da armada, e dos empregados civis-militares ........... 333 para educação de donzellas pobres, filhas de empregados publi-) cos, e officiaes militares do exercito e armada ....... 367 e 368 Commissões, explorações, viagens scientificas, litterarias e artisticas 370 a 380 de musica...... 386 a 394 Curso de chimica medica na escola de cirurgia de Lisboa...... 427 e 428 de cirurgia em escolas regulares em Lisboa................... 429 e 430 ) na cidade do Porto ...... 430 e 431 **)** de direito mercantil, em Lisboa, no anno de 1835...... 432 

| Curso  | de parteiras em Lisboa e no Porto          | 433 ı |
|--------|--------------------------------------------|-------|
|        | de physiologia, em Lisboa, no anzo de 1835 | 437 e |
| Cursos | s nocturnos de linguas estrangeiras        |       |

### III

## Indice das pessoas ou corporações de que se saz menção n'este tomo

|                                                                      | PAG.          |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| tinho José Freire:                                                   |               |
| Com referencia a trabalhos geodesicos                                | /3 e 74       |
| Com referencia a bellas artes                                        | 2 a 85        |
| Como ministro do reino, referenda o decreto de 13 de maio de 1831    | 5,            |
| pelo qual foi estabelecida na Academia Real das Sciencias un         |               |
| commissão encarregada de propor um plano de melhoramento o           |               |
| ensino, e um systema geral de educação, e instrucção religios        |               |
| civil e litteraria                                                   | •             |
| Com referencia ao Collegio Militar; e traços biographicos 363        |               |
| andre do Espirito Santo Palhares (fr.); benemerito director do Co    |               |
| legio (Real) das Ursulinas de Pereira; o seu nome illustre; serv     |               |
| ços que presta; tribulações que padece 310 e 311                     |               |
| tandre Herculano; o grande historiador e insigne homem de lettras    | •             |
| com referencia à Academia Real das Sciencias, e designadamente       | •             |
| respeito dos serviços relativos aos «Monumentos Historicos» 145      |               |
| kandre Thomaz de Moraes Sarmento; é nomeado em 1833 vogal d          |               |
| uma commissão encarregada de elaborar um plano geral de in-          |               |
| strucção publica                                                     |               |
| dré de Resende; trasladação dos seus ossos para a cathedral metropol | _             |
| tana de Evora                                                        |               |
| na (D.) de Mascarenhas e Atayde, esposa de Mousinho de Albuque       |               |
| que; a sua notavel dedicação pelas casas de asylo da infancia de     |               |
| valida, em Lisboa e no Funchal                                       |               |
| ·                                                                    | e <b>z</b> 39 |
| G. E. VL 29                                                          |               |

| • |   |   |   |  |  |
|---|---|---|---|--|--|
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
| • |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   | • |  |  |
|   |   | • |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   | • |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |

### II

# Indice dos estabelecimentos scientificos, litterarios e artisticos, e de algumas entidades correlativas de que se da noticia n'este tomo

I

### REGENCIA NA ILHA TERCEIRA

| PAG                                                                   | <b>}</b> . |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| Escola Militar Provisoria 2 a                                         | 4          |
| De ensino primario nas officinas do Trem do castello de S. João       |            |
| Baptista na Ilha Terceira                                             | 5          |
| Escola de ensino primario para o sexo feminino                        | 6          |
| Providencia relativa aos bachareis em leis e canones                  | 5          |
| Publicação litteraria muito notavel                                   | 7          |
| Quadro resumido dos factos que explicam a creação da regencia na Ilha |            |
| Terceira e a da regencia do Duque de Bragança que se lhe segue        | 8          |
| Reassume o Duque de Bragança a auctoridade que delegara na Regencia   |            |
| da Ilha Terceira                                                      | 8          |
|                                                                       |            |
|                                                                       |            |
|                                                                       |            |

H.

### REGENCIA DE S. M. L. O DUQUE DE BRAGANÇA

| Academia dos Guardas Marinhas | 8   | 2 | 13 |
|-------------------------------|-----|---|----|
| Real das Sciencias de Lisboa  | 13  | е | 14 |
| > de Marinha de Lisboa        | • • | • | 14 |
| Archivo da Torre do Tombo     | 15  | 8 | 16 |
| Aula de Commercio             | 17  | 0 | 18 |
| Aulas de desenho em Lisboa    | 18  | 8 | 19 |

| Anthony Carlisle (sir), presidente do collegio dos cirurgiões da cidade d  |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Londres; donativo de livros que fez á Escola de cirurgia de Li             |
| boa, acompanhado da proposta de dirigir os 'estudos de dois s              |
| mais estudantes portuguezes no referido collegio 42                        |
| Antonio Aluizio Jervis d'Atouguia; depois visconde de Atouguia; foi a      |
| meado lente proprietario da Academia Real de Marinha de Lisb               |
| por decreto de 1 de fevereiro de 1834                                      |
| Antonio da Maternidade (D.); benevola contemplação que a lei de 15         |
| setembro de 1841 teve para com elle, mandando que ficasse s:               |
| a sua habitação no edificio do extincto Collegio da Sapiencia:             |
| Coimbra                                                                    |
| Antonio de Almeida (o dr. fr.); d'elle sollicita D. Fr. Caetano Brandão:   |
| gulamentos e noticias a respeito da educação de meninas no Ca              |
| legio das Ursulinas de Pereira                                             |
| Antonio de Macedo Velho (o desembargador); poz os seus bens á dispo-       |
| ção da rainha D. Marianna de Austria para a fundação de um C               |
| legio de Ursulinas                                                         |
| Antonio de Menezes (Vasconcellos de Drummond; ministro do Brasil           |
| côrte de Lisboa; protector generoso do academico Manuel José I             |
| ria da Costa e Sá                                                          |
| Antonio de Santo Illidio da Fonseca (o dr.); offerta das plantas mais n    |
| ras do seu jardim floristico para o Jardim Botanico da Univers             |
| dade de Coimbra                                                            |
| Antonio Feliciano de Castilho; depois visconde de Castilho; uma das gran   |
| des glorias das lettras portuguezas:                                       |
| Dirige o Collegio do Portico em Lisboa                                     |
| Funda cursos nocturnos das linguas franceza, ingleza, latina, italian      |
| e allemã                                                                   |
| Antonio Joaquim de Figueiredo; doutor em medicina pela Universidad         |
| de Montpellier, e bacharel formado em philosophia pela Universi            |
| dade de Coimbra; abriu em 1835 um curso publico e gratuito d               |
| lições de physiologia; algumas particularidades biographicas. 437          |
| Antonio José d'Avila; hoje marquez d'Avila e de Bolama:                    |
| Com referencia à creação da Casa Pia de Evora                              |
| Nomeado para assistir ao congresso estatistico em Bruxellas no anno        |
| de 1853                                                                    |
| Antonio José da Silva Leão; official de artilheria; são confiadas pela re- |
| gencia na ilha Terceira ao seu zelo e intelligencia a organisação e        |
| direcção da escola de ensino primario nas officinas do trem do ca-         |
| tello de S. João Baptista da mesma Ilha                                    |
| Antonio J. Potes de Campos; com referencia á quinta da Cartura de          |
| Evora                                                                      |

| outio Kontski; insigne pianista; o seu projecto de melhoramentos para    |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| o Conservatorio Real de Lisboa                                           | 461          |
| onio Manuel da Fonseca; professor da aula de pintura de historia; ob-    |              |
| tem licença para ir a Roma acabar a copia do quadro da Transsi-          |              |
| guração de Rafael d'Urbino; etc                                          | 103          |
| onio Maria Couceiro:                                                     |              |
| Tomou conta da administração da Casa Pia de Belem no dia 9 de            |              |
| agosto de 1833; discurso que profere no dia 19 de abril de 1834          |              |
| por occasião da visita que a rainha, o imperador e a imperatriz fi-      |              |
| zeram áquelle estabelecimento                                            | 22           |
| Apresenta, como deputado, á camara electiva em 1834 uma proposta         | ,            |
| para o estabelecimento de collegios provinciaes                          | 389          |
| Ficava a seu cargo, como administrador da Casa Pia de Belem a di-        | 000          |
| recção economica do «Conservatorio de Musica»                            | 227          |
|                                                                          | <b>J</b> O 1 |
| atonio Nunes Ribeiro Sanches; illustre medico, discipulo de Boerhaave;   |              |
| honrou lá fóra o nome portuguez pelo seu talento, escriptos, e set-      |              |
| viços feitos á humanidade:                                               |              |
| Conselho que deu ao marquez de Pombal sobre a educação da no-            |              |
|                                                                          | 3 <b>2</b> 6 |
| ntonio (D.), principal Corte Real; vogal da commissão administrativa     |              |
| da Casa Pia; regulamento que fez como encarregado da direcção            |              |
| das aulas                                                                | <b>29</b> 3  |
| ntonio Severino Alves; encarregado da escola de picaria no Real Colle-   |              |
| gio de Nobres                                                            | 321          |
| ntonio Tavares (o padre); da congregação do oratorio; pede-lhe D. Fr.    |              |
| Caetano Brandão que, juntamente com o padre Theodoro d'Al-               |              |
| meida, diligenciasse que da côrte sosse alguma mulher apta para          |              |
| ser mestra e regente de um seminario para educação de meninas            | 307          |
| Intonio Teixeira Rebello (o marechal); com referencia ao Collegio Mili-  |              |
| iar                                                                      | 364          |
| Iscenso Morato Roma; professor jubilado da aula de commercio; estava     | 001          |
|                                                                          |              |
| empregado na alfandega, e foi dispensado do serviço fiscal, para ser     | 17           |
| examinador dos estudantes da mesma aula no anno de 1834                  |              |
| Augusto Xavier Palmeirim (o general); com referencia ao Collegio Militar | <b>901</b>   |
|                                                                          |              |
|                                                                          |              |
|                                                                          |              |
| Balthasar Guedes (o padre); funda o collegio ou recolhimento dos or-     |              |
| phãos da cidade do Porto, denominado de N. S. da Graya 69                | 70           |
| Barão da Ribeira de Sabrosa; o final do elogio seito por Almeida Gar-    |              |
| rou.                                                                     | <b>46</b> 3  |
| 29.                                                                      |              |

PAG.

| PAG.                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Barão de Humboldt; viajante illustre; sabio da primeira ordem; manda pedir, em 1836, com grande empenho a «Folhinha da Terceira», |
| para ser collocada na livraria de Berlim                                                                                          |
| Barão de Telheiras; secretario geral do ministerio do reino; com reseren-                                                         |
| cia ao Conservatorio Real de Lisboa #                                                                                             |
| Barrot (Adolpho); plenipotenciario francez que assignou a convenção lit-                                                          |
| teraria e artistica, datada de 12 de abril de 1851, entre Portugi                                                                 |
| e a republica franceza                                                                                                            |
| Bartholomeu dos Martyres Dias e Sousa; foi um dos vogaes da commissi                                                              |
| encarregada da redacção da «Chronica Constitucional do Porto»                                                                     |
| Bento Pereira do Carmo; ministro do reino:                                                                                        |
| Expede a portaria de 9 de maio de 1834 para ser nomeada, no seio                                                                  |
| da Academia Real das Sciencias de Lisboa, uma commissão encar-                                                                    |
| regada de elaborar um plano de reorganisação da mesma Acade                                                                       |
| mia                                                                                                                               |
| Authentica, com a sua assignatura, os estatutos do «Instituto Ame-                                                                |
| liano                                                                                                                             |
|                                                                                                                                   |
| Bernardo de Sá Nogueira; depois marquez de Sá da Bandeira; um dos                                                                 |
| mais conspicuos varões de Portugal n'estes nossos tempos; auctor                                                                  |
| da descripção da monarchia portugueza que se encontra na Pe-                                                                      |
| lhinha da Terceira para os annos de 1831 e 1832                                                                                   |
| Borg (João Hermano); director do «Instituto dos surdos-mudos e cegos»                                                             |
| em 1829 e 1830                                                                                                                    |
|                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                   |
| Caetano Brandão (D. Fr.); bispo do Pará, e depois arcebispo de Braga;                                                             |
| sollicita copia da regra e constituições das Ursulinas de Pereira, e                                                              |
| noticias relativas ao bom regulamento d'aquella casa, e educação                                                                  |
| das meninas                                                                                                                       |
| Caetano Correia de Seixas (o dr.); benemerito instituidor do Collegio dos                                                         |
| orphãos da cidade de Coimbra                                                                                                      |
| Candido José Xavier:                                                                                                              |
| Com referencia ao «Museu Portuense»                                                                                               |
| Referenda, como ministro do reino, o decreto que manda repor a                                                                    |
| imagem em bronze do marquez de Pombal no pedestal da estatua                                                                      |
| equestre de el-rei D. José                                                                                                        |
| Com referencia ao Collegio Militar; e traços biographicos 361 3 300                                                               |
| Conde de Mello; com referencia á «Academia das Bellas Artes»                                                                      |
| Conde de Villa Flor; depois duque da Terceira; uma dos mais illustres e                                                           |
| respeitaveis personagens d'estes nossos tempos em Portugal; mem-                                                                  |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                             |

| PAG.                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bro da regencia da Ilha Terceira nomeada por D. Pedro iv por de-                                                                                                                                            |
| creto de 15 de junho de 1829                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                             |
| Duarte Leça; falleceu fóra da patria durante a emigração; suas filhas, me-<br>nores, tendo ficado desamparadas, foram admittidas no «Recolhi-<br>mento do Calvario»                                         |
| Pediu em 1848 despacho de uma meza completa de mosaico 200  Nomeado pelo duque de Bragança, para a commissão encarregada de elaborar um projecto de estatutos para as «casas de asylo da primeira infancia» |
| Duque de Saldanha; com referencia ao Collegio Militar 355, 356, 357                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                             |
| Egydio José da Costa (o padre); do Seminario dos orphãos por elle insti-<br>tuido são entregues á Casa Pia os bens, direitos ou acções, em                                                                  |
| Rvaristo José Ferreira (o coronel); com referencia ao Collegio Militar, do qual foi director                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                             |
| Filippe Folque (o dr.):  Com referencia a «Trabalhos geodesicos»                                                                                                                                            |
| missão incumbida de levantar a carta geographica do reino 432 Francisco Antonio de Michellis; professor da aula de ensino mutuo da Casa Pia em 1835 e 1836                                                  |
| Francisco Bartolozzi; com referencia á aula de gravura na «Impressão                                                                                                                                        |
| Regia                                                                                                                                                                                                       |
| u muusia sai (rii xixi) xiimilliis                                                                                                                                                                          |

| Francisco Días Gomes; insigne homem de lettras; grande critico; entra ma concurso de anne de 1794, da Academia Real das Sciencias de Lisboa; o seu trabalho mereceu louvor, mas foi vencido por D. Fr. Francisco de S. Luiz                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Francisco Gazul; nomeado professor da aula de musica no Real Collegio de Nobres.                                                                                                                                                                              |
| Francisco de S. Luiz (D. Fr.); depois cardeal Saraiva; illustre na religiona politica e nas lettras:  Com referencia á «Academia das Bellas Artes de Lisboa»                                                                                                  |
| Com referencia a «Academia Real das Sciencias de Lisboa»                                                                                                                                                                                                      |
| Com referencia à «Associação maritima e colonial»                                                                                                                                                                                                             |
| Convence o duque de Bragança da necessidade de restaurar a Acel-<br>mia Real das Sciencias de Lisboa                                                                                                                                                          |
| Com referencia à Aacademia Real das Sciencias de Lisboa 121 e O seu elogio, escriptos academicos, e serviços feitos à Academia 126 e 127.                                                                                                                     |
| Com referencia ás Casas de asylo da infancia desvalida                                                                                                                                                                                                        |
| Francisco Manuel do Nascimento; insigne poeta portuguez, conhecita pelo nome poetico de Filinto Elysio; traduziu o elogio que Vie d'Azir teceu ao doutor Antonio Nunes Ribeiro Sanches  Francisco Ribeiro Dosguimarães (o dr.); succedeu a João Pedro Ribeiro |
| na regencia da cadeira de diplomatica                                                                                                                                                                                                                         |
| Francisco Solano Constancio; com referencia a commissões scientificas.  litterarias e artisticas»                                                                                                                                                             |
| Frederico Welwitsch (o dr.). Veja: Welwitsch.                                                                                                                                                                                                                 |

Garrett (João Baptista da Silva Leitão de Almeida); depois visconde de Almeida Garrett; superior a todos os elogios e encarecimentos:

Noticia que dá dos trabalhos da commissão encarregada de elaborar

| PAG.                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| um plana geral de instrucção publica, na quelidade de secretario da                                                                                                                                  |
| mesma commissão                                                                                                                                                                                      |
| As suas obras, impressas em Londres, que na cidade do Porto tive-                                                                                                                                    |
| ram publicidade                                                                                                                                                                                      |
| É nomeado chronista mór do reino em 1838                                                                                                                                                             |
| Primeira leitura publica de historia, como chrenista mér do reino 206                                                                                                                                |
| Com referencia ao «Conservatorio Real de Lisbea» 392 a 424                                                                                                                                           |
| E exonerado dos logares que tinha na inspecção dos theatros, no Cen-                                                                                                                                 |
| servatorio, e de chronista mór                                                                                                                                                                       |
| Como plenipotenciario portuguez assigna a convenção litteraria e at-                                                                                                                                 |
| tistica de 12 de abril de 1851, celebrada entre Portugal e a repu-                                                                                                                                   |
| blica franceza                                                                                                                                                                                       |
| Gaspar José Marques; machinista condecorado com a ordem de Christo e                                                                                                                                 |
| da Conceição, nomeado em 1836 director do «Conservatorio das                                                                                                                                         |
| Artes e Officios                                                                                                                                                                                     |
| Gregorio Francisco de Queiroz; ultimo director da «Aula de gravura» na                                                                                                                               |
| «Impressão regia»                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                      |
| memangum (o cardeal infante D.); fundador do Collegio do Espirito Santo em Evora.                                                                                                                    |
| Henrique π (Dom); rei catholico do Congo; carta que manda expedir a<br>João Januario Vianna de Rezende, em consequencia do ensino que                                                                |
| este dera a D. Nicolau, filho d'aquelle rei                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                      |
| Ildesonso José Pinto Botelho; professor da cadeira de latim de Paiva; ques-<br>tão relativa a ordenados                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                      |
| João Antonio Ferreira de Moura; depois barão de Mogadouro; preside a uma commissão encarregada da redacção da «Chronica Constitucional                                                               |
| do Porto»                                                                                                                                                                                            |
| João Baptista Ribeiro; com referencia ao «Museu Portuense» 49 a 55 João Bernardo da Rocha Loureiro; nomeado em 1820 chronista mór do reino; exonerado em 1823 depois da queda da Constituição; rein- |
| tegrado em 1835                                                                                                                                                                                      |

| João Carneiro da Silva; presidiu á direcção da caula de gravura» na ch    |
|---------------------------------------------------------------------------|
| pressão regia»                                                            |
| João Domingos Bomtempo; celebre pianista e compositor:                    |
| Com referencia ao «Conservatorio de Musica»                               |
| Com referencia ao «Conservatorio Real de Lisboa»                          |
| João Januario Vianna de Rezende; pediu auctorisação em 1835 para alm      |
| um curso de chimica medica na Escola Cirurgica de Lisboa; alci            |
| mas particularidades curiosas                                             |
| João José da Cunha Fidié; com referencia ao Collegio Militar 36           |
| João Manuel Cordeiro, capitão do estado maior de artilheria em 18.        |
| com referencia ás aulas do collegio dos aprendizes do Arsenal.            |
| Exercito                                                                  |
| João Maria Alves de Sá; um dos ornamentos da magistratura judicial;       |
| fereceu-se em 1835 para ler um Curso de direito mercantil na sit          |
| das sessões da Associação Mercantil Lisbonense                            |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                     |
| dr. Francisco Ribeiro Dosguimarães                                        |
| no ensino dos surdos-mudos e cegos em França no meado do sera             |
| XVIII                                                                     |
| Joaquim Alves Pereira (o padre); concorreu para elevar o Collegio das l'  |
| sulinas a estado prospero                                                 |
| Joaquim Antonto d'Aguiar; illustre na Universidade, e especialmente =     |
| carreira politica:                                                        |
| Expressões energicas da conclusão do relatorio que precede o famos        |
| decreto de 28 de maio de 1834, pelo qual foram extinctas em Por-          |
| tugal as ordens regulares                                                 |
| Referenda, como ministro do reino, o decreto de 16 de julho de 1841.      |
| que exonerou Almeida Garrett de todos os logares que tinha na is-         |
| specção geral dos theatros, no Conservatorio da Arte Dramatica, e de      |
| chronista mór do reino                                                    |
| Joaquim Fillippe de Soure; zeloso deputado; a proposito da quinta da Car- |
| tuxa de Evora                                                             |
| Joaquim José Falcão:                                                      |
| Como socio da «Associação Maritima e Colonial», e como ministro da        |
| negocios da marinha e ultramar; os louvores que em ambas as qui-          |
| lidades grangeou                                                          |
| Notavel portaria a respeito do incendio que devorou o edificio do ex-     |
| tincto Collegio de Nobres no anno de 1843                                 |
| Joaquim José Gonçalves de Mattos Correia:                                 |
| Secretario da «Associação Maritima e Colonial»                            |

|                                                                                                                                                                                                             | PAG.        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Assiste ao congresso meteorologico promovido pelo sabio americano                                                                                                                                           |             |
|                                                                                                                                                                                                             | 380         |
| nim José Paes (o dr.); oppositor na faculdade de leis; incompetente-<br>mente nomeado para o lugar de vice-conservador da Universidade<br>nim Larcher; foi nomeado em 1841 vice-presidente do Conservatorio | 77          |
| Geral da Arte Dramatica                                                                                                                                                                                     | <u> </u>    |
| nim Pereira Marinho; assigna como professor o regulamento da «Escola Militar Provisoria», creada na Ilha Terceira em 1830                                                                                   |             |
| uim Rodrigues Braga; lente de pintura historica; donativo que sez de                                                                                                                                        | • =         |
| collecções de estudos à «Academia Portuense das Bellas Artes»                                                                                                                                               | 186         |
| Alexandre de Campos (o dr.); membro da commissão encarregada de elaborar e propor um plano de reformas necessarias no Real Col-                                                                             |             |
| legio de Nobres                                                                                                                                                                                             | 324         |
| Antonio Amado da Cunha e Vasconcellos; cavalheiro rico e nobre, da                                                                                                                                          |             |
| villa de Pereira; primeiro director do Instituto das Ursulinas 308,                                                                                                                                         | 340         |
| Antonio Guerreiro; sabio jurisconsulto; vogal da regencia da Ilha                                                                                                                                           |             |
| Terceira; escreveu a parte historica da «Folhinha da Terceira»                                                                                                                                              |             |
| para o anno de 1831                                                                                                                                                                                         | 7, 8        |
| é Chrispim da Cunha; com referencia ao «Instituto dos surdos-mudos                                                                                                                                          |             |
| e cegos                                                                                                                                                                                                     | 14/         |
| É nomeado director do Museu e Jardim Botanico de Lisboa no anno                                                                                                                                             |             |
| de 1834                                                                                                                                                                                                     | 57          |
| É nomeado para a commissão encarregada de examinar o Herbario do                                                                                                                                            |             |
| dr. Welwitsch                                                                                                                                                                                               | 437         |
| dos Reis; director do «Instituto Ameliano»                                                                                                                                                                  | 40          |
| Feliciano de Castilho (o dr.):                                                                                                                                                                              |             |
| E encarregado em 1843 de proceder á classificação dos documentos                                                                                                                                            |             |
| e mais papeis dos cartorios dos extinctos tribunaes e das abolidas                                                                                                                                          |             |
| corporações religiosas, que haviam sido recolhidos no Real Ar-                                                                                                                                              | 900         |
| chivo da Torre do Tombo                                                                                                                                                                                     |             |
| Com referencia à cadeira de Numismatica                                                                                                                                                                     | <b>Z</b> 03 |
| cidade no Porto durante o memoravel cerco d'esta cidade                                                                                                                                                     | 58          |
| é Ferreira Pinto Bastos; administrador da Casa Pia de Belem; regula-                                                                                                                                        | •••         |
| mento que manda observar no anno de 1837                                                                                                                                                                    | 290         |
| é Gomes Achilles; recebeu o grau de doutor em theologia, tendo, como                                                                                                                                        |             |
| orphão, a fortuna de ser habilitado para cursar os estudos da Uni-                                                                                                                                          |             |
| versidade pelo collegio dos orphãos de Coimbra                                                                                                                                                              | 340         |
| lé Liberato Freire de Carvalho:                                                                                                                                                                             |             |
| Membro da commissão encarregada de elaborar e propor um plano das                                                                                                                                           |             |
| reformas necessarias no «Real Collegio de Nobres»                                                                                                                                                           | 321         |

|                                                                           | PAG.       |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| Com referencia á «Imprensa Nacional»                                      | <b>39</b>  |
| O seu Ensaio historico-politico sobre a constituição e governo de Portu-  |            |
| gal teve publicidade no Porte durante o memoravel cerco d'esta            |            |
| eidade                                                                    | <b>58</b>  |
| José Manuel Botelho; deputado por Lamego; apresenta em 1840 um pro-       |            |
| jesto de lei para o restabelecimento do extincto Collegio de No-          |            |
| bres                                                                      |            |
| José Manuel da Costa Baste; amanuense do Real Archivo da Torre do         |            |
| Tombo em 1863, encarregado de copiar os documentos para a col-            |            |
| lceção dos Monumentos historicos; acompanha o sr. Alexandre Her-          |            |
| oulano na visita dos Archivos e Cartorios 145 a                           |            |
| José Manuel Severo Aureliano Basto; official maior do Real Archivo da     |            |
| •                                                                         |            |
| Torre do Tombo; lê, por ordem do governo, um curso de diploma-            |            |
| tica                                                                      |            |
| José Maria Baldi; assigna, como professor, o regulamento da «Escola Mi-   | _          |
| litar Provisoria» na Ilha Terceira em 1830                                | 4          |
| José Maria de Sá Camello; relatorio que apresenta á regencia na Ilha Ter- |            |
| ceira sobre a salta de estabelecimentos de educação para o sexo se-       | _          |
| minino                                                                    | 6          |
| José Maria Eugenio de Almeida; habil administrador da Casa Pia de Be-     |            |
| lem; regulamentos que encontra sem execução, e manda pôr em ob-           |            |
| servancia 293 a                                                           | 298        |
| José Maria Grande; notavel discurso que profere na camara electiva, a     |            |
| respeito do funesto incendio, occorrido em 23 de abril de 1813,           |            |
| que destruiu o edificio do Real Collegio de Nobres 323 e                  | 324        |
| José Maximo de Castro Nete Leite e Vasconcellos; juiz da Relação de Lis-  |            |
| boa; foi encarregado de examinar as prisões das principaes cida-          |            |
| des da Italia, Suissa, França, Belgica e Inglaterra, durante o praso      |            |
| da licença que obteve para viajar                                         |            |
| José Pereira Villela; concede-se-lhe uma gratificação annual emquanto es- |            |
| tudasse em França a chimica applicada ás artes                            |            |
| José Portelli; membro de uma commissão encarregada de elaborar e pro-     |            |
| por um plano das reformas necessarias no Real Collegio de Nobres          |            |
| José Servulo da Costa e Silva; nomeado para professor da aula de tachi-   | <b>U</b>   |
| graphia na capital em 1834                                                | 34         |
| José Xavier Mousinho da Silveira; para sempre memoravel nos fastos da     | _          |
| Administração; referenda o decreto de 10 de outubro de 1832 que           |            |
| extinguiu o privilegio e contracto das cartas de jogar                    | <b>3</b> 8 |
| CARRELIU O PRIVIPERIO E CURRIADIO USS CARRES UB JURAE,                    |            |

| PAG.                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontski (Antonio); insigne pianista; o seu Projecto de melhoramentos para                                                                 |
| o Conservatorio Real de Lisbog                                                                                                            |
|                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                           |
| Larcher. Veja: Joaquim Larcher:                                                                                                           |
| Leocadia Vahia (D.); a primeira reformadora do Collegio (Real) das Ursu-                                                                  |
| linas 309 e 310                                                                                                                           |
| Lisboa; actor portuguez em 1836; com referencia ao «Conservatorto Real                                                                    |
| de Lisboa >                                                                                                                               |
| Lodi (Fortunato); architecto; com referencia á «Academia das Bellas Ar-                                                                   |
| tes»                                                                                                                                      |
| Lourenço (D) de Lima; vogal da commissão nomeada pelo duque de Bra-                                                                       |
| gança para elaborar o projecto de estatutos das «Casas de asylo da                                                                        |
| primeira infancia                                                                                                                         |
| Lourenço José Moniz; tendo que residir no cabo da Boa Esperança como                                                                      |
| vogal da Commissão mixta, offereceu-se para colligir e mandar para                                                                        |
| Lisboa memorias e noticias relativas á historia e sciencias natu-                                                                         |
| Taes                                                                                                                                      |
| Luis Antonio Duarte Leitão; mestre de officina no arsenal do exercito; con-                                                               |
| decorado, pelos melhoramentos que inventou para os martellos de                                                                           |
| percussão applicaveis a todas as bocas de fogo de mar e terra 339                                                                         |
| Luiz da Silva Mousinho de Albuquerque; notavel homem d'estes nossos                                                                       |
| tempos nas sciencias, nas lettras, na administração e na politica:<br>É nomeado ministro e secretario d'estado pela regencia na Ilha Ter- |
| ceira                                                                                                                                     |
| Referenda o memoravel decreto de 29 de agosto de 1832, que aboliu                                                                         |
| as absurdas provanças de nobreza para a admissão dos guardas ma-                                                                          |
| rinhas a assentamento de praça                                                                                                            |
| Preside à sessão solemne da Academia Real des Sciencias de Lisboa                                                                         |
| na sala dos actos do Real Collegio de Nobres em 22 de janeiro de                                                                          |
| 1843                                                                                                                                      |
| Com referencia ás «Casas de Asylo da Infancia desvalida» em Lisboa                                                                        |
| e no Funchal                                                                                                                              |
| Luiz Francisco Midosi; as suas obras impressas em Londres tiveram pu-                                                                     |
| blicidade no Porto durante o memoravel cerco d'esta cidade 58                                                                             |
| Lucas José dos Santos Pereira; artista aggregado à aula de architectura da                                                                |

«Academia das Bellas Artes de Lisboa»; é nomeado em 1837 bi-

| Luiz Manuel de Evora Macedo; auditor visitador da provincia do Alentejo; o seu Plano de estabelecimento de uma casa pia na cidade de Evora                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luiza (D.); filha de D. Francisco Botelho; fundadora do Collegio das Esculinas de Pereira; toma o habito da ordem terceira de S. Francisco, tendo por companheiras sua mãe, D. Catharina; sua talloanna; sua irmã, D. Maria; e uma amiga Anna Maria Cordeir o mais que lhe succede, com referencia ao mencionado collegio 30. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Manuel Antonio Vianna Pedra; bemfeitor incansavel dos asylos da infancia desvalida de Lisboa, Campo Grande e Vianna do Castello; empregou a melhor parte da sua vida em cuidar dos desvalidos                                                                                                                                 |
| Com referencia:  Á «Academia de Bellas Artes»                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ao «Conservatorio Real de Lisboa»                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| O seu elogio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Manuel Severim de Faria; trasladação dos seus ossos para a cathedral metropolitana de Evora                                                                                                                                                                                                                                   |
| marianna d'austria (D.); mulher d'el-rei D. João v; com relação ao Collegio (Real) das Ursulinas                                                                                                                                                                                                                              |
| Marquez de Palmella; depois duque do mesmo titulo; vulto notavel na di-<br>plomacia e na politica d'estes nossos tempos; presidente da regen-<br>cia na Ilha Terceira                                                                                                                                                         |
| ullet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| PAG.                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referenda o decreto de 29 de março de 1832, que estabeleceu a liberdade do ensino                                                           |
|                                                                                                                                             |
| colau Anastasio de Bettencourt; sendo governador civil do districto de Angra do Heroismo, inaugura em Angra um asylo da infancia desvalida  |
| Das pessoas illustres que promoveram a creação da «Sociedade de in-                                                                         |
| strucção primaria em Lisboa                                                                                                                 |
| por um plano de reforma do «Collegio Militar»                                                                                               |
| da infancia desvalida» na cidade do Porto                                                                                                   |
| juntamente com D. Luiza, fundadora do «Instituto das Ursulinas                                                                              |
| de Pereira»                                                                                                                                 |
| boas em 1836                                                                                                                                |
| demia de Bellas Artes de Lisboa»                                                                                                            |
| Dos chronistas mores do reino; das chronistas de Portugal na lingua latina; dos chronistas do Ultramar                                      |
| Dos directores que teem estado á frente do «Collegio Militar» desde<br>o anno de 1814 até ao fim do reinado da senhora D. Maria n 361 a 367 |
| Dos estrangeiros, diversamente celebres, nomeados em 1839 e 1840 para membros do Conservatorio Geral da Arte Dramatica 444, 446             |

| 1                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|
| Dos homens, diversamente distinctos, que desde en primeiros tenm   |
| até hoje exerceram o cargo de guarda mór do Real Artino            |
| Torre do Tombo>                                                    |
| Dos individuos nomeados em 1840, 1841, 1842 e 1843 para ne         |
| cia de diversas cadelras no «Conservatorio Geral da Arte Dum       |
| tics 445, 446, 448, 451, 54                                        |
| Dos individuos nomendos para lentes da «Academia Real de 🔄         |
| nha» pelo decreto de i de severeiro de 1834, que tambem co-        |
| deu a um lente a jubilação                                         |
| Dos individuos que durante o memoravel cerco do Porto mantire      |
| o ensino litterario, em beneficio da infancia e da mocidade.       |
| Dos individuos que em 1843 representaram ao governo acera e        |
| uma «Associação Catholica» destinada a promover a educação :       |
| ensino des alumnes que se dedicassem de sacerdocio e às misis      |
| religiosas no Ultra-mar                                            |
| Dos Jesuitas encarregados em 1753 de ir reformar o «Recolbinus»    |
| de Pereira                                                         |
| Dos lentes e oppositores que sid 1834 foram despachados cathema    |
| cos, e foram collocados no quadro da faculdade de medicina de      |
| Universidade de Coimbra                                            |
| Dos membros da commissão de reforma da instrucção publica, 🕪       |
| meada per decreto de 2 de novembro de 1833                         |
| Dos professores nomeados para as aulas de instrucção secundaria *  |
| Lisboa, a 8 de setembro de 4834                                    |
| Dos signatarios da communicação feita, em 1836, a D. Francisto it  |
| S. Luiz, em nome da «Academia de Bellas Artes de Lisbon»           |
| Dos signatarios dos estatutos das «Casas de asylo da infancia dem- |
| lida»                                                              |
| Dos socios do «Conservatorio Real de Lisbon» que recimiram elepsi- |
| historicos de outros socios que tiuham fallecido, e tambem os 🗈    |
| mes d'estes altimos                                                |
| Dos socios fundadores da «Associação Maritima e Colonisi»          |
| Dos vogaes da commissão encarregada de examinar e classificare     |
| objectos existentes no palacio real da Bemposta, proprio para se   |
| tudo nas aulas de pretura e esculptura da «Academia de Bess        |
| Artes de Lisboan                                                   |
| Bos vogues da commissão encarregada de examinar e Herbero ist      |
| Welwitsch                                                          |
| Dos vogaes da «Junta da directoria geral dos estudos» demitidos    |
| 1834, e des nomeades para substituir és demistides 3e              |

P

| PAG.                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|
| aleão da Cruz; mudo de nascimento; foi mendigar pelo Brasil, d'onde       |
| mandou e trouxe avultadissimas sommas para a edificação dos dor-          |
| mitorios e egreja do recolhimento de orphãos «de Nossa Senhora            |
| da Graça, que seu irmão Balthasar Guedes fundara 70                       |
| I (M.); um dos mais eminentes actores do Gymnasio de Paris: com re-       |
| ferencia ao «Conservatorio Real de Lisboa»                                |
| ro Folque (o brigadeiro); com referencia a «trabalhos geodesicos» 73 e 74 |
| ro José de Santa Barbara; com referencia ao Collegio Militar 363          |
|                                                                           |
|                                                                           |
| drigo da Fonseca Magalhães, illustrado ministro e secretario d'estado;    |
| referenda o decreto de 15 de abril de 1840, que renovou a carta           |
| organica da Academia Real das Sciencias de Lisboa 127 e 128               |
| O notavel relatorio que apresenta ás camaras legislativas em 30 de ju-    |
| nho de 1854                                                               |
| HAU GO ZOOZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII                               |
|                                                                           |
|                                                                           |
| lvandy (M. de); ministro que soi da instrucção publica em França; o       |
| que disse a respeito das casas de asylo da infancia desvalida 247         |
| bastião José Ribeiro de Sá; a sua correspondencia e relatorios, como com- |
| missario regio de Portugal á exposição em Londres 375                     |
| lvestre Pinheiro Ferreira; eximio publicista; as suas obras impressas     |
| em Paris que no Porto tiveram publicidade                                 |
|                                                                           |
|                                                                           |
| ic-d'Azir; escreveu o elogio do doutor Antonio Nunes Ribeiro, que         |
| Francisco Manuel do Nascimento verteu em portuguez 326                    |
| isconde de Castilho. Veja: Antonio Feliciano de Castilho.                 |
| isconde de Almeida Garrett. Veja: Garrett.                                |
| lisconde de Sá da Bandeira:                                               |
| Com referencia ao «Asylo Rural Militar»                                   |
| Com referencia ao «Collegio Militar»                                      |

Welwitsch (o dr. Frederico); naturalista aliemão:

Com referencia especial ao «Herbario da Flora Portugueza».. 131-4 Com referencia a «Commissões, explorações, viajens scientificas, literarias e artisticas»; serviços, noticias, escriptos, etc..... 3744

## IV

### Auctores e respectivos escriptos citados n'este tomo

|                                                                       | PAU.       |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| exandre Herculano:                                                    |            |
| Historiadores portuguezes.—1—Fernão Lopes: artigo no Panorama         |            |
| de 1839                                                               | 211        |
| Da Escola Polytechnica e do Collegio de Nobres                        | <b>329</b> |
| tonio Caetano do Amaral: Memorias para a historia do veneravel arce-  |            |
| bispo de Braga D. fr. Caetano Brandão                                 | 307        |
| tonio da Silva Tullio:                                                |            |
| Necrologia Academica. (Artigo de commemoração inserto na Revista      |            |
| Universal Lisbonense)                                                 | 131        |
| itonio José da Silva Salgado. Breves Apontamentos e Considerações so- |            |
| bre o Asylo dos filhos dos soldados»                                  | 236        |
| itonio Pedro Lopes de Mendonça. Veja: Lopes de Mendonça.              |            |
| gusto Filippe Simões. Cartuxa de Evora, artigo publicado no Archivo   |            |
| Pittoresco                                                            | 287        |
| gusto Mendes Simões de Castro. Guia historico do viajante em Coim-    |            |
| bra e arredores                                                       | 340        |
|                                                                       |            |
|                                                                       |            |
|                                                                       |            |
| rnardino Antonio Gomes (o dr.):                                       |            |
| Relatorio sobre o Herbario do dr. Welwitsch                           | 438        |
| Uma viagem scientifica em Angola. — Noticia da publicação: «On Wel-   |            |
| witschia, a new genus of Gnetacea, by Joseph Datton Hooker            | 378        |
|                                                                       |            |
| G. E. VI. 30                                                          |            |

54

| Bernardino Antonio Serra de Mirabeau (o dr.). Memoria historica e com-<br>memorativa da faculdade de medicina                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Basilio Alberto de Sousa Pinto. (Hoje visconde de S. Jeronymo). Memoria sobre a fundação e progressos do real collegio das Ursulinas de Pe-                                          |
| reira                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                      |
| Camillo Castello Branco. Curso de Litteratura Portugueza                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                      |
| Damião de Goes. Chronica do Principe D. João                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                      |
| Evaristo José Ferreira. Idéas sobre a reorganisação do Real Collegio Militar                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                      |
| Francisco Antonio Rodrigues de Gusmão:  Real Collegio das Ursulinas de Coimbra. (Artigo publicado no Archivo Pittoresco» do anno de 1862                                             |
| Francisco de Assis e Sousa Vaz. Relatorio e contas das casas de asylo da primeira infancia da cidade do Porto, debaixo da immediata protecção de S. M. F. a senhora D. Maria II, etc |

|                                                                                                                                            | PAG.  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Francisco de Assiz Rodrigues. Discurso lido na sessão publica triennal da                                                                  |       |
| Academia de Bellas Artes de Lisboa em 30 de dezembro de 1852<br>Francisco de Borja Garção Stockler. Breve noticia da vida e obras de Fran- | 114   |
| cisco Dias Gomes                                                                                                                           | 133   |
| Francisco de S. Luiz (D. fr.). Obras completas                                                                                             |       |
| Francisco de Sousa Loureiro ( o dr.). Discurso solemne lido na sessão de                                                                   |       |
| 22 de dezembro de 1843 da Acudemia de Bellas Artes de Lis-                                                                                 |       |
| boa                                                                                                                                        | 105   |
| Francisco Leitão Ferreira. Noticias Chronologicas da Universidade de Coimbra                                                               | 213   |
| Francisco Manuel Trigoso de Aragão Morato. Discurso preliminar e Intro-                                                                    |       |
| ducção ds Chronicas de Fernão Lopes                                                                                                        |       |
| Francisco Recreio (o padre). Elogio necrologico. — do Ácademico Manuel                                                                     |       |
| José Maria da Costa e Sá                                                                                                                   | 131   |
| Francisco Vasques Martins. Relatorio lido na sessão publica da Academia de Bellas Artes de Lisboa de 30 de dezembro de 1852 106,           | , 114 |
|                                                                                                                                            |       |
|                                                                                                                                            |       |
| Germain Sarrut et B. Saint-Edme. Extrait de la biographie des hommes du jour. Biographie de l'ex-ministre Augustin Joseph Freire           | 364   |
|                                                                                                                                            |       |
| Ignacio de Vilhena Barbosa:                                                                                                                |       |
| Estudos historicos e archeologicos                                                                                                         | . 46  |
| Fragmentos de um roteiro de Lisboa                                                                                                         | 339   |
| Innocencio Francisco da Silva. Diccionario Bibliographico 127, 131,                                                                        | 304   |
|                                                                                                                                            |       |
|                                                                                                                                            | 000   |
| Jacome Ratton. Recordações                                                                                                                 | 330   |
| aprendizes do Arsenal do exercito. Projecto de reforma do Collegio                                                                         |       |
| Militar. (Artigos publicados na Revista Universal Lisbonense) 339,                                                                         | 350   |
| João Baptista de Castro. Mappa de Portugal                                                                                                 | -     |
| João Baptista Ribeiro:                                                                                                                     | معفو  |
| Exposição historica da creação do Museu Portuense, etc                                                                                     | . 55  |

| Como director da Academia Polytechnica do Porto, assigna com se                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lentes da mesma a Breve memoria sobre a instrucção publica sup-                                          |
| rior no Porto e nus provincias do norte                                                                  |
| João de Barros. Decadas                                                                                  |
| João Ferreira Campos. Apontamentos relativos á instrucção publica il.: 88, 150, 327, 359, 385, 464, 472. |
| João José de Alcantara. Legislação militar de execução permanente 23.1 360.                              |
| João Pedro Ribeiro:                                                                                      |
| Memorias Authenticas                                                                                     |
| Dissertações chronologicas e criticas                                                                    |
| Joaquim José da Costa de Macedo. Noticia historica dos trabalhos da classe                               |
| de sciencias moraes, políticas e bellas lettras da Academia Real des                                     |
| Sciencias de Lishoa                                                                                      |
| Joaquim Toreato Alvares Ribeiro. Discurso recitado na Academia Polyle-                                   |
| chnica do Porto na abertura do anno lectivo de 1846-1847                                                 |
| José Barbosa (D.). Elogio do reverendissimo padre Antonio dos Reis, de                                   |
| Congregação do Oratorio.                                                                                 |
| José Carlos Pinto de Sousa. Bibliotheca historica de Portugal                                            |
| José da Costa Sequeira. Relatorio que leu no dia 22 de dezembro de 1842                                  |
| na Academia das Bellas Artes                                                                             |
| José Frederico Laranjo. Oração funebre que recitou nas exeguias que ch-                                  |
| brou o Seminario de Coimbra pelo eterno descanso de Joaquim Al:                                          |
| Pereira                                                                                                  |
| José Liberato Freire de Carvalho. Ensaio historico sobre as causas que pre-                              |
| pararam a usurpação de D. Miguel                                                                         |
| José Manuel de Lemos (D.); hispo de Coimbra. Provisão pastoral e do-                                     |
| ctiva para as Ursulinas de Coimbra                                                                       |
| José Maria de Abreu. Relatorio da Inspecção extraordinaria feita d Acul-                                 |
| mia Polytechnica do Porto em 1864                                                                        |
| José Maria Eugenio de Almeida. Relatorio da Administração da Real Cam                                    |
| Pia de Lisboa 1861                                                                                       |
| José Maria Grande. Discurso recitado na sessão publica da Academia Real                                  |
| das Sciencias de Lisboa de 19 de novembro de 1886                                                        |
| Inse Maria Latino Coelho. Relatorios e elogios historicos, lidos e recitados                             |
| na Academia Real das Sciencias de Lisboa 114 e 115, I                                                    |
|                                                                                                          |
|                                                                                                          |
| ttré (É). a Ch. Robin. Dictionnaire de médecine, de chirurgie, de pharmacic, etc. de PH. Nysten          |

| de Mendonça (Antonio Pedro). Damião de Goes e a Inquisição de Portugal. Estudo biographico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| lel Bento Rodrigues (D.); arcebispo, bispo de Coimbra, e depois cardeal patriarcha de Lisboa. Ceremonial das Ursulinas approvado e confirmadopara uso das religiosas Ursulinas da sua diocese 318 iel Bernardo Lopes Fernandes. Memoria das medalhas e condecorações portuguezas, e das estrangeiras com relação a Portugal 97, 195, 464 iel de Figueiredo (Fr.). Dissertação historica e critica, que para apurar o catalogo dos chronistas móres do reino e ultramar, escreveu e offereceu ao ill. mo e ex. mo sr. José de Seabra da Silva |
| uel Eduardo da Motta Veiga (o dr.). Esboço historico da faculdade de theologia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| quez de Rezende:  Elogio historico do senhor rei D. Pedro IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Elogio historico de José de Seabra da Silva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rynski (Le comte A.). Les Arts en Portugal. Dictionnaire historico-artistique du Portugal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| io José da Luz Soriano. Revelações da minha vida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| mde de Santarem. Introducção á chronica do descobrimento e conquista de Guiné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

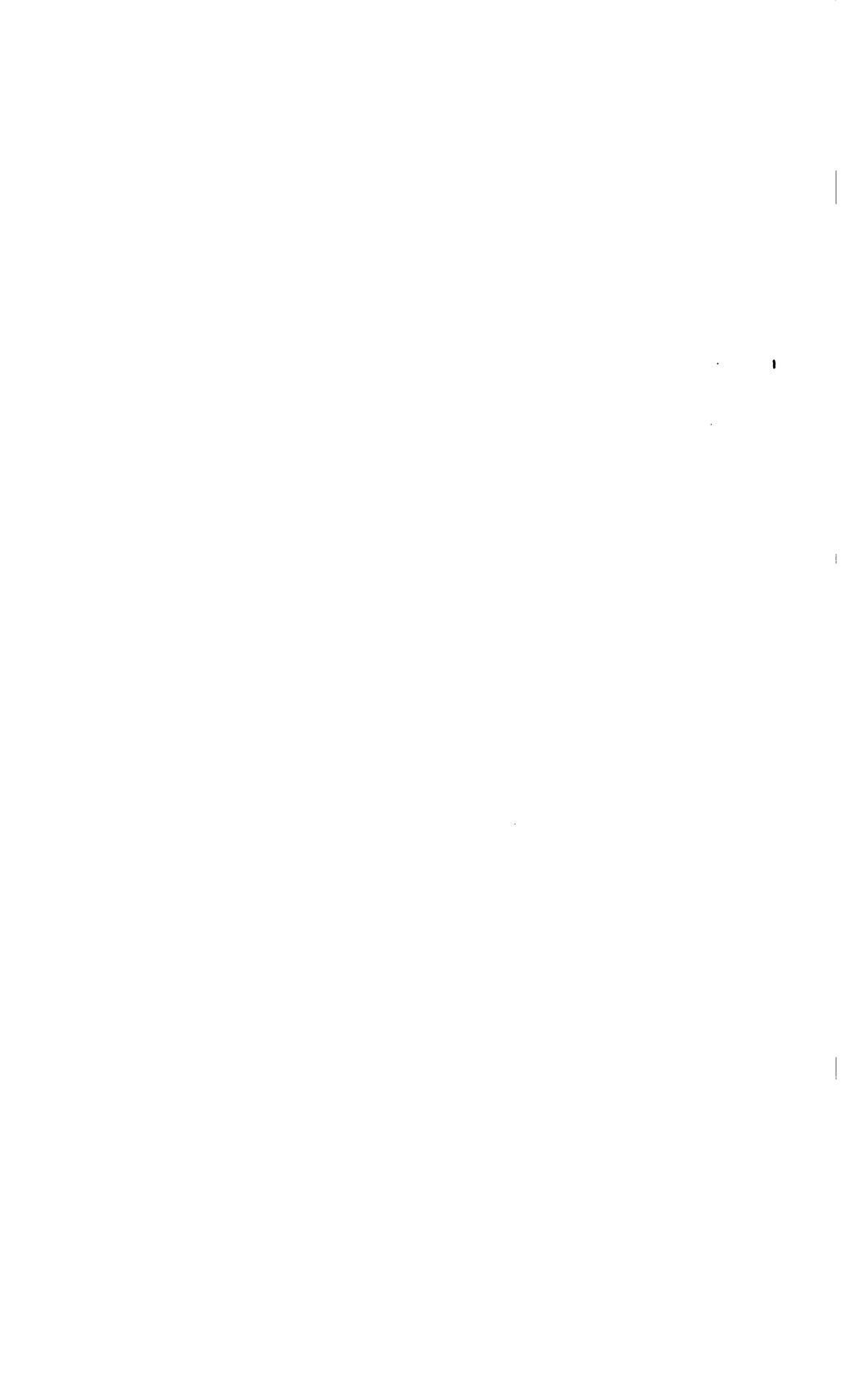

### V

## Collecções, repositorios, escriptos anonymos, jornaes litterarios, scientíficos. etc., mencionados n'este tomo

| Annaes das sciencias e lettras publicados debaixo dos auspicios da Aca-                                                                       |            |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|
| demia Real das Sciencias de Lisboa                                                                                                            | 215        |  |  |  |  |
| Annaes Maritimos e Coloniaes. Publicação mensal redigida sob a direcção                                                                       |            |  |  |  |  |
| da Associação Maritima e Colonial                                                                                                             |            |  |  |  |  |
| Annuaire des deux mondes                                                                                                                      | 465        |  |  |  |  |
| Archivo Pittoresco                                                                                                                            | 339        |  |  |  |  |
| Archivo Rural                                                                                                                                 | <b>379</b> |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               |            |  |  |  |  |
| Biographia do padre Joaquim Alves Pereira, por um seu amigo                                                                                   | 390        |  |  |  |  |
| Boletim e Annaes do Conselho Ultramarino                                                                                                      |            |  |  |  |  |
| Boletim geral de instrucção publica                                                                                                           |            |  |  |  |  |
| Boletim do ministerio das Obras Publicas                                                                                                      |            |  |  |  |  |
| Breve Memoria sobre a instrucção publica superior no Porto, e nas pro-<br>vincias do norte, offerecida aos senhores deputados da nação portu- | <i>011</i> |  |  |  |  |
| gueza pelos lentes da Academia Polytechnica. 1854                                                                                             | 160        |  |  |  |  |
| Breve noticia historica da Imprensa Nacional de Lisboa                                                                                        |            |  |  |  |  |

| Catalogus plantarum horti botanici medico-cirurgicæ scholæ Olissiponensis anno moccclu.  Chronica Constitucional de Lisboa                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vos á publicação dos Monumentos Historicos de Portugal e sobre a suspensão d'elles                                                                              |
|                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                 |
| Descripção das obras apresentadas na Exposição de 1852, que principion em janeiro de 1853                                                                       |
| Diario de Noticias                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                 |
| Estatutos da Academia Real das Sciencias de Lisboa:  Approvados por sua magestade fidelissima em 16 de outubro de 1834   15    Do anno de 1840                  |
| Estatutos da Sociedade de Instrucção Primaria.  Estatutos da Associação Maritima.  Estatutos do Conservatorio Real de Lisboa, decretados em 24 de maio de 1841. |
|                                                                                                                                                                 |
| Folhinha da Terceira para o anno de 1831                                                                                                                        |

| Gazeta Medica de Lisboa                                                                                                                                                                                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                          |            |
| Instrucção (A) Publica                                                                                                                                                                                   | 257<br>428 |
|                                                                                                                                                                                                          |            |
| Jornal da Sociedade Pharmaceutica Lusitana                                                                                                                                                               |            |
|                                                                                                                                                                                                          |            |
| Memorias da Academia Real das Sciencias de Lisboa                                                                                                                                                        |            |
|                                                                                                                                                                                                          |            |
| Noticia dos ministros e secretarios de estado do regimen constitucional  Noticia sobre a instituição das Casas de Asylo de infancia desvalida de Lisboa, seu progressivo desenvolvimento e estado actual | 2<br>245   |
|                                                                                                                                                                                                          |            |
| Panorama (0), (1838 e 1839).  Panorama (0), (1840).  Pauta geral das Alfandegas do continente de Portugal e ilhas adjacentes.  Edição official contendo as relações decretadas pela carta de lei de      | 129<br>99  |
| 14 de fevereiro de 1861, (impressa em 1862)                                                                                                                                                              |            |

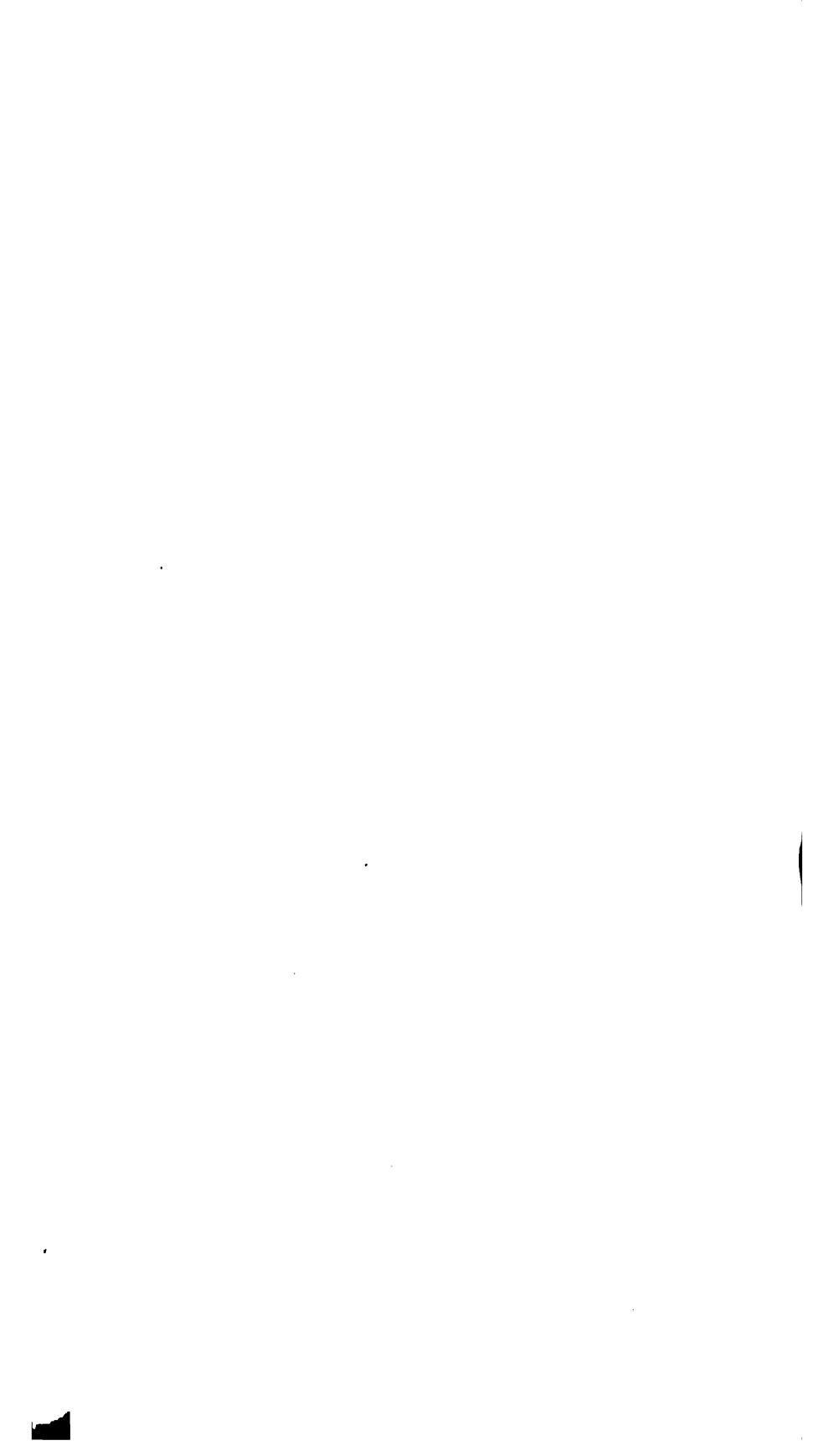

|  |   | - |  |
|--|---|---|--|
|  | • |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

• \_\_\_

. · • • • •

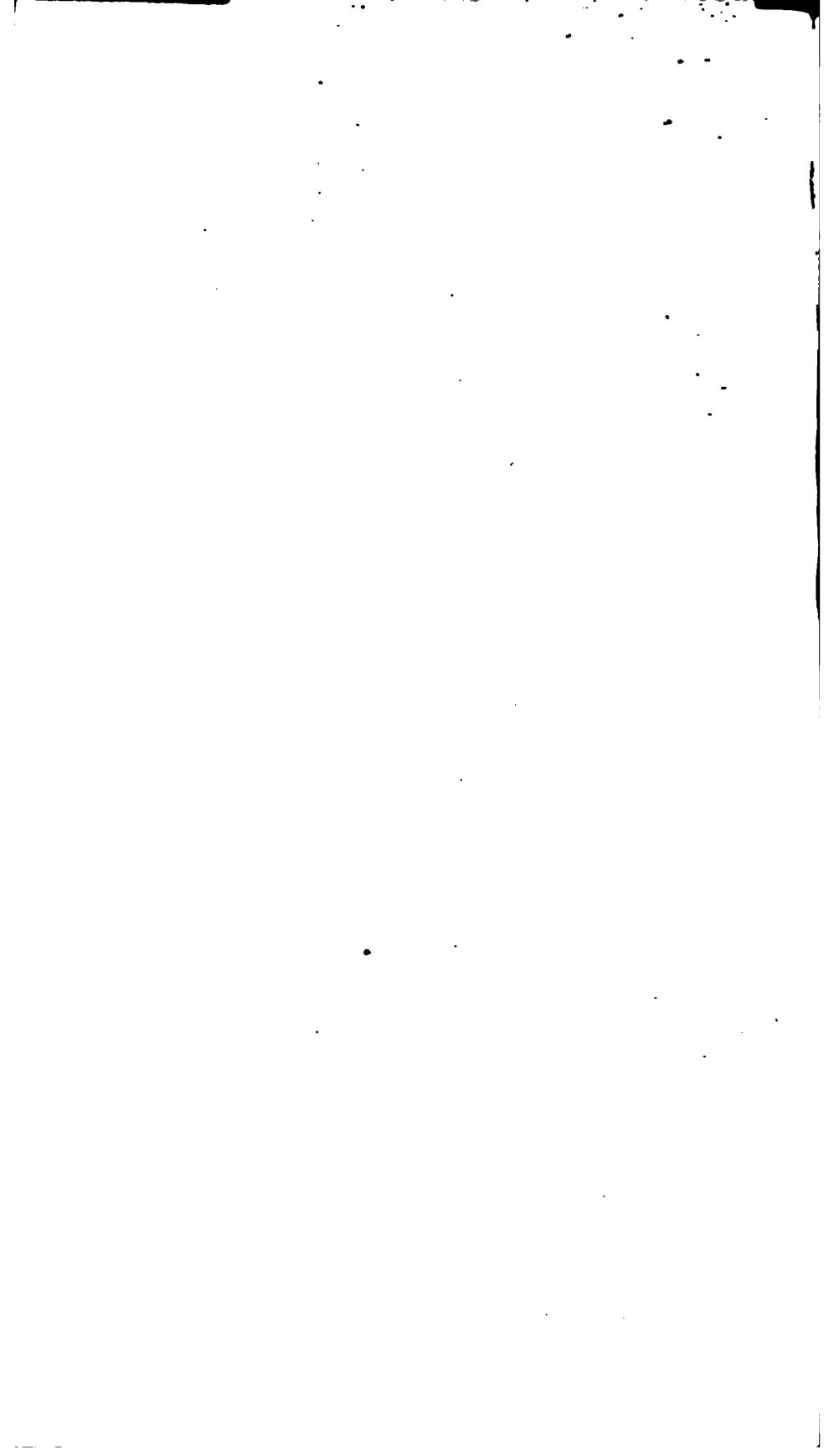

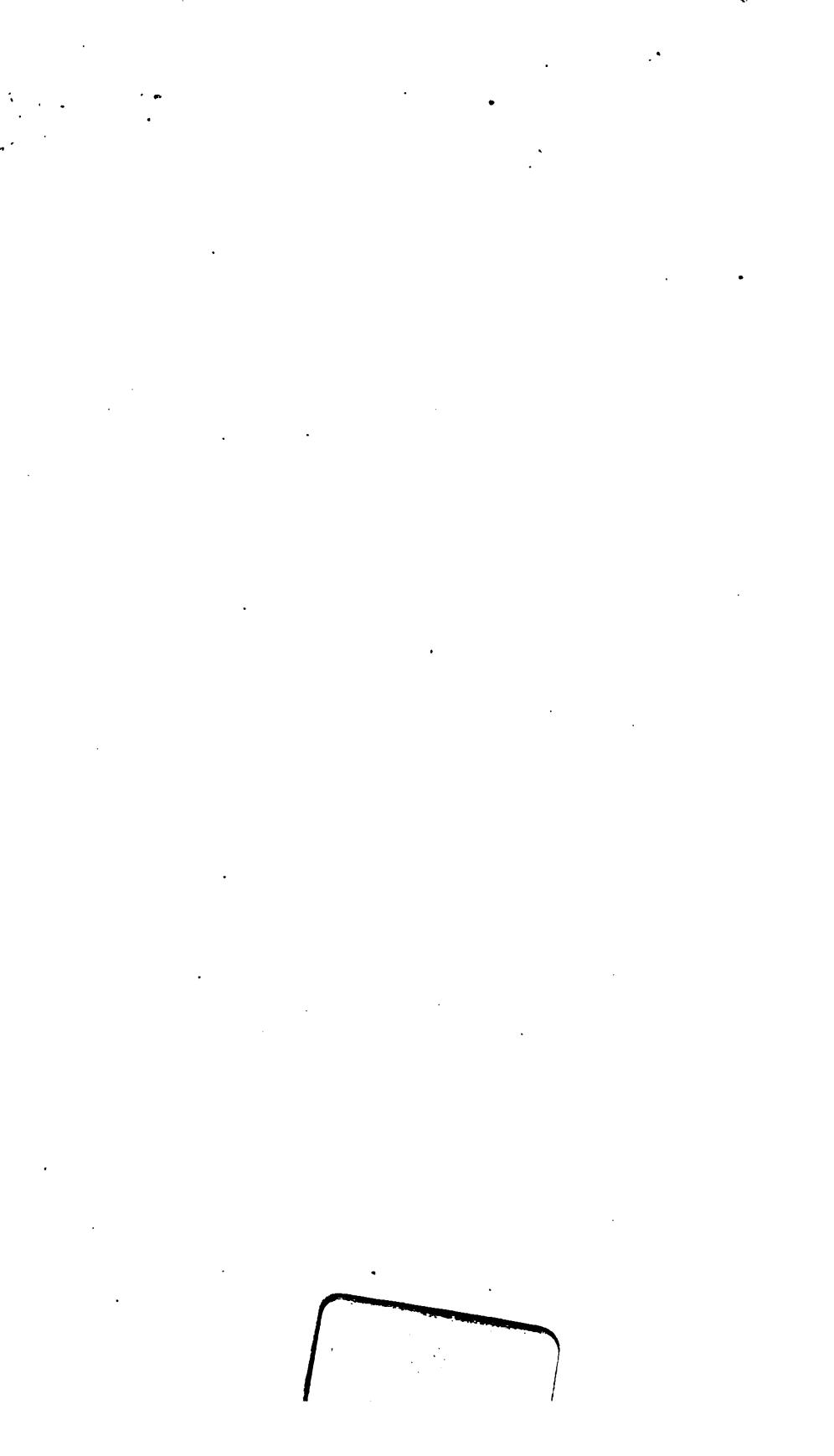

|   | • | - | ı |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | ı |
|   |   |   |   |
| • |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   | • |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | ı |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |